





# HISTORIA GENEALOGICA DA CASAREAL PORTUGUEZA.



## HISTORIA GENEALOGICA

## CASA REAL PORTUGUEZA,

DESDE A SUA ORIGEM ATE O PRESENTE, com as Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança.

JUSTIFICADA COM INSTRUMENTOS, e Escritores de inviolavel fé,

E OFFERECIDA A ELREY

NOSSO SENHOR POR

## D. ANTONIO CAETANO DE SOUSA, Clerigo Regular, e Academico do numero da Academia Real.



## LISBOA OCCIDENTAL,

Na Regia Officina SYLVIANA, e da Academia Real.

M. DCC XXXIX.

Com todas as licenças necessarias.



# INDEX

## DOS CAPITULOS,

que se contém nesta Parte.

#### LIVRO VI.

APITULO XIII. Do Senhor Dom Theodosio I. eV. Duque de Bragança, pag. 1.

CAP. XIV. Da Senhora D. Isabel, Duqueza de Caminha, &c. pag. 111.

CAP. XV. Do Senhor D. Joao I. e VI. Duque de Bragança, pag. 117.

CAP. XVI. Da Senhora D. Serafina, Marqueza de Vilhena, e Duqueza de Escalona, pag. 271.

CAP. XVII. Do Senhor D. Alexandre, Inquisidor Geral, e Arcebispo de Evora, pag. 289.

CAP. XVIII. Do Senhor D. Theodosio II. eVII.

Duque de Bragança, pag. 303.

CAP. XIX. Do Infante D. Duarte, pag. 577.

CAP. XX. Excellencias, e Glorias da Serenissima Casa de Bragança, pag.633.

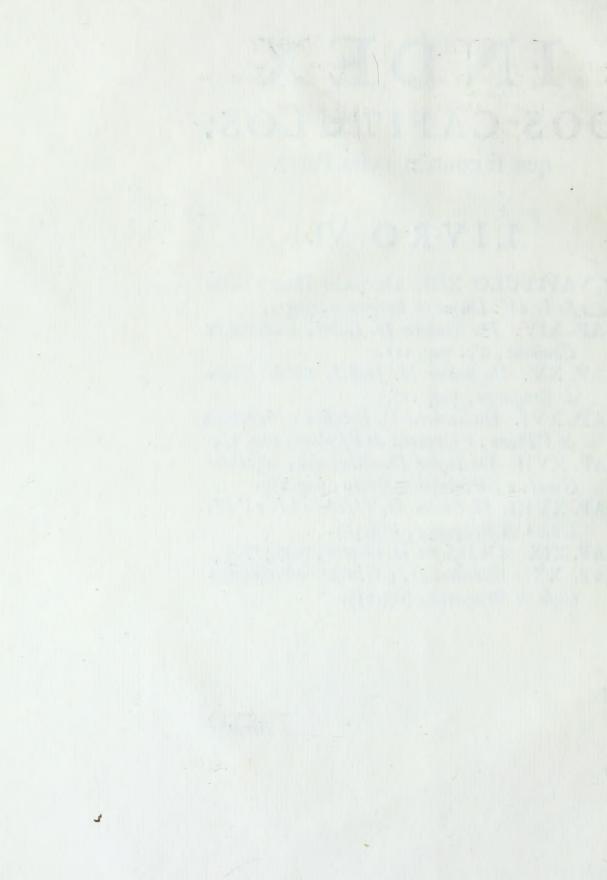

#### Erratas.

Pag. 3 2 9. lin. 2. Henrique III.
Pag. 3 2 9. lin. 2 3. Justificações della em
Lisboa

Pag.448, lin.27. a 19 de Março Pag.457, lin. 8. fofre Pag.504, lin.21. pedade

#### Emendas.

Henrique II. Julificações: dada em Lisboa. a 18 de Março

fofrer piedade





## GENEALOGICA DA CASA REAL

PORTUGUEZA.

### CAPITULO XIII.

Do Senhor D. Theodosio I. do nome, V. Duque de Bragança, e III. de Guimarães.

14

E a memoria deste Principe se houvera de escrever com a reslexao das suas excellentes virtudes, excederiamos o estylo, que seguimos, fazendo muy dilatado este Capitulo, porque nenhum dos Principes da Sere-

nissima Casa de Bragança se assinatou mais em virtudes proprias: porque ainda que lhe saltaras as octom. VI.

A casioens

casioens das emprezas militares, que temos admirado em seus predecessores, soy porque o tempo com a tranquillidade da paz, que gozava, lhe desviou este caminho da heroicidade. Porém a Providencia o ornou de tao singulares partes, que por ellas se sez recomendavel na estimação das gentes, vendo aquelle ardor, com que intentou por vezes seguir os trabalhos de Marte; e supposto que lhe faltarão as occasioens, lhe sobrou o valor para as

conseguir gloriosas.

Refere-se, que lhe soy posto o nome de Theodosio, contra o uso observado pelos Principes, e Grandes Senhores, porque a Duqueza sua mãy com a horrorosa memoria da historia de seu sogro, promettera de lhe dar o nome do Santo do dia do seu nascimento. Sao diversos os Santos, de que a Igreja faz memoria com o nome de Theodosio, em differentes dias, e mezes; porque a 11 de Janeiro se lembra de S. Theodosio, Cenobiarcha em Cappadocia, isto he, Prelado de muitos Mosteiros; a 26 de Março de outro Martyr com quatro Companheiros em Pentapoli na Libya; a 17 de Julho de S. Theodosio, Bispo de Auxerre, Cidade de Borgonha; e a 25 de Outubro, outro do mesmo nome de Martyr com tres Companheiros, sendo Emperador Claudio. Desta sorte nao podemos entrar no conhecimento de qual seria o Santo, que deu o nome a este Principe, e muito menos quando nao podemos descobrir o mez, nem o anno em que nasceo; descuido de que já nos temos

temos queixado por diversas vezes. E sómente da sua puericia sabemos, que soy sua ama Dona Brites Velho, filha de Fernao Velho, que foy mulher de Antonio de Abreu, filho de Francisco de Abreu, Senhor de Regalados, e que achando-se em idade para ser instruido nas bellas letras, se lhe deu por Mestre a Diogo Sigeo natural de Toledo, Varao douto, e hum dos primeiros Sabios daquella idade, muy perito, e versado nas linguas Orientaes, pay da nunca assaz louvada Luiza Sigea tao celebrada, de quem já no Elogio da Infanta Dona Maria fizemos menção, e de sua irmãa Angela Sigea, tambem erudîta nas linguas Latina, e Grega, e tao instruida na Arte da Musica, e instrumentos, que podia competir com os mais eminentes professores della, e por isso tambem muito aceita à dita Infanta, a quem fervio juntamente com sua irmãa; esta singular educação deverão ao cuidado de seu pay, que não se contentando de crear feus filhos fó no exercicio das virtudes, e sciencias, poz toda a diligencia em ensinar às suas filhas tantas linguas. Foy Diogo Sigeo eminente nas letras humanas, e passou a Portugal com suas filhas, parece que com a Rainha D. Leonor, terceira mulher del Rey D. Manoel; e sendo occupado na honra de Mestre do Duque D. Theodosio, acho que o soy depois do Principe D. Joao, e tendo servido a Casa de Bragança, foy recebido na Real para enfinar os Moços Fidalgos no Paço, conforme nos mostra o uso da-Tom.VI. quelle A ii

quelle tempo, que foy fecundissimo de homens insignes nas letras humanas, e nao menos nas sciencias: os merecimentos, e serviços de Diogo Sigeo o habilitarao para ser occupado no nobre emprego de Escrivao da Camera del Rey. Com Mestre tao insigne nao podia deixar de aproveitar muito este Principe, e por isso soy tao applicado, e savorecedor dos homens scientes.

Succedeo nos Estados da Casa de Bragança D. Theodosio I. do nome, V. Duque de Bragança, e III. de Guimarães, por morte do Duque D. Jayme seu pay, e com esta occasiao mandou El-Rey D. Joao III. que se achava com a sua Corte na Cidade de Evora, visitar ao Duque por Pedro Correa, do seu Conselho, Senhor de Bellas, Alcaide môr de Villa-Franca, e Védor da Fazenda da Rainha D. Catharina; e passado hum mez o soy visitar a Villa-Viçosa, acompanhado do Infante D. Luiz, do Mestre de Santiago, e Aviz, do Conde de Vimioso, e de outros Senhores, que forao chamados para esta occasião, e dos Officiaes da sua Cafa, vestido de luto pezado, pelo uso daquelle tempo. Sahio de Evora, e foy dormir à Villa de Redondo, que serao quatro legoas, de donde passou ao Landroal, e dahi a Villa-Viçosa. Chegou a esta Villa, e encaminhando-se a casa do Duque, o sahio este a receber à porta com grande luto, seguido da sua familia, e beijando a mao a ElRey o conduzio ao quarto da Duqueza viuva D. Joanna de Mendo-

ca, que estava prevenido na fórma do ceremonial praticado em semelhantes occasioens; e estando toda a casa desarmada, o docel, em que recebia a ElRey, nao era de luto, senao rico, e de cor. Depois pasfou ao quarto do Duque. Nao quiz ElRey comer, e tendo-se detido largo espaço de tempo só com o Duque, fez jornada para a Villa de Estremoz, duas legoas distante de Villa-Viçosa; o Duque o acompanhou nao muito longe desta Villa, porque El-Rey o mandou voltar para sua casa. Dous mezes nao sahio em publico della mais, que à sua Capella: porém passados alguns foy a Evora a ver a El-Rey com hum grande acompanhamento da sua Corte, que os Duques de Bragança sempre costumarao levar aonde os Reys estavao. Chegou a 5 de Março de 1533: o Cardeal Infante D. Affonso, e o Infante D. Luiz o vierao receber à porta da Cidade, que chamao de Aviz, e daqui se adiantarao até à fonte do Espinheiro, Mosteiro da Ordem de S. Jeronymo, seguidos de hum grande numero de Senhores da Corte, em que entrava o Senhor D. Jorge, Mestre de Santiago, e Duque de Coimbra, o Marques de Torres-Novas, os Condes de Tentugal, Vimioso, Prado, e outros muitos Senhores, e pessoas de grande distinção. O Cardeal vinha entre o Infante D. Luiz, e o Senhor D. Jorge, e desta maneira marcharao até avistarem o Duque, que a cavallo lhe beijou a mao, primeiro ao Infante Cardeal, e depois ao Infante D. Luiz, os quaes lhe respondesa de Bragança, liv.4. cap. 1. na Vida do Duque D. Theodolio.

ponderao com as attenções devidas à sua pessoa, e Roman Histor. da Ca- ao estreito parentesco, que com elle tinhao. O Infante D. Luiz largando o lugar, em que hia, o deu ao Duque, passando para o que occupava o Mestre de Santiago; e nesta fórma entrarao pela Cidade, e chegarao ao Paço, e apeando-se, forao ao quarto del Rey, que já com a Rainha o esperavao; e dando El Rey certos passos do lugar, em que estava, para o receber, o fez com particular affecto, (estando com os Reys os Infantes D. Henrique, e D. Duarte) e compridas as ceremonias devidas ao respeito das Magestades, depois de lhe ter beijado a mao, e fallado por algum tempo, passou ao quarto do Principe D. Joao, e delle voltou para sua casa, aonde o soy acompanhando o Senhor Dom Jorge, e outros grandes Senhores da Corte. Aqui deu o Duque D. Theodosio mostras nao só da grandeza da sua Casa, com a qual nenhuma das de Hespanha nunca competio; mas tambem do seu animo generoso, e affavel, o que já no tempo do Duque seu pay dera bem a conhecer: e comprindo com tudo o que aquelle Principe lhe ordenara, procurou satisfazer de sorte a Duqueza D. Joanna, sua madrasta, que nao tivesse mais motivo do que a faudade na falta do Duque seu marido, ordenando, que fosse servida, e respeitada, como se fosse sua mãy: carinho, que ella foube anticipadamente merecer, pelo muito que amou ao Duque D. Theodosio, e a sua irmãa a Infanta D. Isabel; porque se houve

houve com tanta prudencia, e attenção, que elles a reconhecerao como a sua propria may, e ella a seus filhos como se forao realmente seus netos; porque o amor, e carinho no genio da Duqueza era tao natural, que a todos mereceo igual respeito, que attenção. Pelo que o Duque D. Theo. dosio, por estas razoens, lhe conservou grande estado; e até que ella quiz passarse à casa, que lavrou junto ao Mosteiro das Chagas, viveo com ella no Paço, em que teve sempre dominio, como Senhora absoluta. Foy admiravel no Duque a suavidade do genio, e o seu natural tao pio, e Christao, que quando estava no mayor vigor da idade, se lembrava tanto da morte, que em o Mosteiro de Moura dos Religiosos do Carmo instituĵo huma Missa quotidiana pela sua alma, e mais Senhores da Casa de Bragança, ao que os Religiosos se obrigarao por huma Escritura feita em Moura a 13 de Novembro de 1534 pelas duas partes, que lhe deu dos frutos da Igreja de Sacavem do seu Padroado.

Sahio da Corte o Infante D. Luiz sem dar parte a ElRey seu irmao da resolução, que tomava de passar com seu cunhado o Emperador Carlos V. à empreza da Goleta. Esta jornada parece tinha sido premeditada pelo Infante com o Duque de Bragança, determinando irem juntos: sahio o Duque de Evora, e seguindo o caminho, que levava o Infante, o achou em Arronches, com determinação de querer ter parte em facção tao gloriosa.

Tanto,

Tanto, que ElRey teve noticia da ida do Infante, e do Duque, mandou a D. Antonio de Ataide, primeiro Conde da Castanheira, com licença para o Infante, e providencia para o que se requeria ao decóro de pessoa tao grande, e com huma Carta de crença para o Duque, em que lhe mandava dizer, que nao passasse adiante, de que o Duque ficou assaz preoccupado, e sentido; e assim escreveo a El-Rey, representandolhe os justos motivos, com que pertendia licença para acompanhar o Infante. A esta Carta respondeo ElRey com outra escrita de

sua propria mao, que he a seguinte.

"Honrado Duque Sobrinho, e amigo, que "muito amo, e prezo. Se me nao parecera muito , meu serviço mandarvos tornar, por vos tirar da " grande pena, que sey, que com isso receberêis, "folgara de vos dar a licença, que me pediz; mas "porque me hey por mais servido de vós, em vos ,, tornardes, vos rogo muito, que vos desagasteis, e ,, folgueis de vos tornar, pois que eu o ey por mi-" lhor ; porque certo he, que sempre aveis de aver , por mor vossa honra, e ter mor contentamento ,, do que irdes, que ey por mais meu serviço, nem , eu me posso aver por servido de vós, senao do , que mais vossa honra for, e por isso vos encomen-,, do, e mando, que logo vos tornêis: de minha "maő. D'evora 15 de Mayo de 1535.

Recebeo o Duque a Carta del Rey, e sogeitando-se à sua vontade, lhe obedeceo, e communi-

cou ao Infante o caso, e ambos igualmente sentidos da separação, foy em o Duque mayor a violencia; porque a inclinação, e o exemplo dos feus mayores lhe faziao muy sensivel passar a vida no ocio da paz. Mas o Duque, que se achava com grande preparação para a jornada, antes de partir mandou pôr em publico as armas, dinheiro, cavallos, e outras alfayas, e manifestar tudo nas portas da antiga Cidade de Silves no Algarve, caminho que levavao os aventureiros, que passavao a Castella, e aqui forao repartidos por nobres, e plebeos, sem reservar nem o mais precioso. Quinze mil cruzados, com que se achava o seu Thesoureiro, ordenou os offerecessem a alguns Fidalgos, e Cavalleiros, e gente necessitada, que hiao com o Infante, ordenando fossem distribuidos, e repartidos, fegundo a qualidade das pessoas; o que alguns aceitarao. Em toda a sua vida mostrou este Principe a grandeza do seu animo; porque era esta quantia de dinheiro tao consideravel para aquelle tempo, como se vê nas Historias, que entao se escreverao; porque sendo sempre grande, entao era excessiva. Chegou a Villa-Viçosa com grande dissabor, de ver frustrada huma facção tão meditada. Passou a Evora a beijar a mao a ElRey, que o recebeo com particulares demonstraçõens de gosto, assecto, e amisade; manisestando-lhe o motivo, que tivera para o nao deixar ir com o Infante, de que o Duque se deu por satisfeito; e beijando de novo a mao Tom. VI. a El-

a ElRey pela estimação, com que o tratava, se recolheo a sua casa. Os Chronistas Damiao de Goes, e Francisco de Andrade dizem, que o Duque seguira ao Infante sem licença delRey; o P. Fr. Jeronymo Roman refere, que o Duque chegara a alcançar licença para esta jornada, o que lhe constava de alguns papeis, que da Casa se lhe administrarao para a sua Historia; porém que depois ElRey a revogara. No Archivo desta Serenissima Casa, que examiney todo com bastante cuidado, nada achey sobre esta materia. He certo que o Duque

nao foy, porque ElRey lho prohibio.

Neste mesmo anno de 1535. foy jurado Principe herdeiro do Reyno o Infante D. Manoel, filho delRey D. Joao o III. nas Cortes, que se celebrarao em Evora em 13. de Junho, para o que foy nomeado o Duque de Bragança para exercer o officio de Condestavel, na ausencia do Infante D. Luiz, de quem era esta dignidade: e porque em femelhantes occasioens o Condestavel he o ultimo, que jura, lhe foy perguntado, em que lugar queria fazer a homenagem, se no de Duque de Bragança (que era immediato aos Infantes) ou no de Condestavel; e respondeo, que nao queria, senao comprir com as obrigaçõens do Officio, que exercitava, o que ElRey estimou muito; e o Duque sabendo, que aquella era a mesma vontade delRey, quiz mostrarlhe o quanto se unia com ella. E nesta fórma acabando os mais, deu o Estoque a Christo.

Goes Chr. de ElRey D. Manoel part. 1. c. 101. Andrade Chr. delRey D. João III. part. 3. c. Rom. Hist. da Casa de Bragança liv. 4. c. 2.

vao de Mello, Mestre-Sala del Rey, que depois foy Porteiro Môr, e fez a ceremonia do juramento. O P.Fr. Jeronymo Roman refere que o Duque neste acto estivera cuberto, porque ElRey o mandou; porém temos isto por equivocação, porque em semelhantes occasioens o Condestavel está descuberto, costume observado nas Cortes; porque fe fora especialidade delRey mandar cobrir ao Duque, pela representação da sua pessoa, se observaria o mesmo com os Infantes, porque no auto do juramento del Rey D. Affonso VI. celebrado no anno de 1657. em que o Infante D. Pedro (depois Rey) fez o Officio de Condestavel estaria cuberto, e depois nas Cortes do anno de 1697. faria o mesmo o Infante D. Francisco, porque exerceo o mesmo Officio no acto do juramento de seu Irmao ElRey D. Joao o V. porém nestas solemnidades estiverao os Infantes descubertos, como me disse o Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, que foy o archivo de todas as ceremonias da Corte, pelo muito, que viveo, e porque o seu grande talento soube servirse de todas as noticias, para as praticar, e aconselhar nas duvidas, que occorriao, o que muitas vezes testemunhey: e com tao grande authoridade parece que me posso persuadir, de que se equivocou o reserido Chronista da Casa de Bragança. Porque he de saber, que no acto do juramento o lugar do Condestavel he na ponta do ultimo degrao, em que Tom. VI.

está a Cadeira delRey da parte direita: e os lugares, que tinhao o Duque de Bragança, e Duque de Barcellos, erao Cadeiras razas com almofadas no segundo degrao do estrado alto da parte direita, pegado com o estrado, em que ElRey tinha a Cadeira.

Entre as cousas, que ao Duque dava mayor cuidado, era satisfazer com a vontade da Duqueza D. Isabel sua Avò, dando estado à Senhora D. Isabel sua Irmãa com o decóro, que ella havia recomendado, e se devia à sua grande pessoa; pelo que primeiro, que tratasse do seu casamento, procurou de casar a sua Irmãa. Nao havia no Reyno naquelle tempo pessoa, que entendesse a podia merecer, senao o Infante D. Duarte, guerendo com esta nova aliança tornar ajuntar o sangue de Bragança com a Casa Real, com quem jà outras Roman Histor, da Ca- vezes se tinha aliado. Nem o genio, e modo com que a Senhora D. Isabel fora creada, poderia admittir esposo fora do Infante, ou de algum Principe daquelles, que sao segundos aos Reys; porque de outra sorte antes queria permanecer no estado de Donzella recolhida, que observou sempre com notavel prudencia, e decoro, do que nao ver satisfeita a vontade da Duqueza D. Isabel sua Avô. Neste negocio pôz o Duque todo o cuidado, e tendo passado alguns annos, o chegou a pôr na ultima conclusao, que soy tomada em segredo, sem que por entao se publicasse; porque quiz tratar de algu-

sa de Bragança, liv. 4. C. 3.

algumas pervençoens, fabendo, que havia de ter os desposorios dentro no seu Paço, no qual nao havia toda a commodidade, que era necessaria para aquellas pessoas, por ser pequeno, e o que elle edificava nao estava acabado; pelo que deu pressa à obra, e o pôz em estado, de nelle poder hospedar a ElRey, e aos Infantes seus Irmãos com toda a Casa Real. Estimava ElRev D. Joao a Casa de Bragança tao justamente, como o haviao seito os Reys seus predecessores, dos quaes ella descendia, e assim desejava augmentalla, e conservalla em respeito, e estimação; e por esta causa embaraçou com tanta efficacia, que o Duque passasse à Africa com o Infante D. Luiz, porque ja entao se tratava com calor este casamento; e como amasse muito ao Infante D. Duarte, seu Irmao, pelas virtudes, que nelle resplandeciao; e porque El-Rey D. Manoel, seu Pay, lho deixara muy recomendado, concluío este tratado em o mez de Agosto do anno de 1536, pelo que o Duque deu ordem a que se puzesse em execução, e deixada a Corte, que estava em Evora, aonde resedia com toda a sua Casa havia quatro annos, partio para Villa-Viçosa, assim para ordenar as cousas necessarias a estas vodas, e festas, como para dar pressa a que se acabassem as obras do Paço, que corriao lentamente: porém como a sua liberalidade soy grande, tudo se remediou, e acabou a tempo.

He certo, que entre as acçoens da generosi-

dade

dade do Duque D. Theodosio, tem hum grande lugar este Tratado, que celebrou das vodas da Infante D. Isabel, sua Irmãa com o Infante D. Duarte. Receberaő-se no Palacio de Villa-Vicosa, onde forao para engrandecellas ElRey com seus Irmãos os Infantes, com grande gosto, e ostentação; e com a mayor, que se póde imaginar, forao magnificamente hospedados, e os Noivos em hum quarto soberbamente adereçado. O Infante D. Affonfo, Cardeal, e Administrador do Arcebispado de Evora, os recebeo, e lhe affiftirad os Infantes D. Luiz, e D. Henrique. Houve Justas, em que El-Rey correo, levando por companheiro o Duque, e o Infante D. Luiz a seu meyo Irmao D. Javme. O magestoso apparato das festas, que se sizerao na celebridade destas vodas, a generosidade, e profusao, com que forao tratados, nao he explicavel. Não só as pessoas Reaes, mas os Senhores, e Grandes do Reyno, (de que a mayor parte se achou neste acto) accommodou o Duque em diversas casas da mesma Villa, e lhes assistio com tudo, o que pudesse servir ao regalo, e commodidade; mostrando nesta função a grandeza, e poder da fua Casa, e ainda mais, havendo padecido hum estrago, que pareceo ruina; e nao cabia no tempo do Duque D. Jayme refazerse mais, que do preciso, e nao para receber, e hospedar hum Rey, e quatro Infantes. Pelo que he de admirar, que os apparadores compostos de diversas baxelas de prata, tudo era

nova-

novamente mandado lavrar; o excesso da compra pela brevidade do tempo, que precisava o prazo do dia assinado; as ricas, e finissimas alfayas das casas, e ultimamente para que se possa formar idéa da grandeza do coração deste Principe, diremos, que tudo, quanto ornou, e servio no quarto dos Infantes D. Duarte, e D. Isabel, lhe sicou, sem que entrasse na quantia do dote, que incluîa, além de outras cousas, o Ducado de Guimaraens, que era huma preciosa porçao dos Estados da Casa de Bragança, nao só por ser rendoso, mas pelas regalias dos seus Padroados, de que o Duque D. Theodosio tao Prova num. 141. pouco se tinha logrado; porque tendo tomado posse desta Villa de Guimaraens em 11 de Janeiro de 1533. agora a deu em dote à Infanta sua Irmãa, com a clausula de que em lhe faltando successão, teria reversao à Casa de Bragança, e seria incorporada nos de mais Estados della, como já dissemos no Cap. VII. do Liv. IV. quando tratamos destes Infantes; e se bem se fizer reflexao, nao se achará exemplo igual na Historia de que huma Senhora, que nao era herdeira, tivesse hum Ducado por dote com tantas regalias, e Padroados, como este generoso Principe deu a sua Irmãa. Causou esta liberalidade grande, e justa queixa a seus herdeiros, porque lhe deixou huma porfiada contenda entre a Coroa, e o Estado de Bragança. D. Francisco Manoel refere, que diziao alguns, que à Casa de Bragança convinha já entao mayor augmento na fazenda.

fazenda, que nas alianças, quando as Reaes traziao novas obrigaçõens, e nenhumas merces. os Politicos daquelle tempo, julgavao, que ElRey de hum só negocio tirava dous interesses, porque casando assim seu Irmao, e Prima, accommodava hum Infante pobre, sem dissipar a Coroa, e moderava a grandeza de hum Vassallo rico, que devia desejar antes parente, que poderoso. Porém aquella gente, que saz profissa de penetrar os segredos dos Reys segundo o seu animo, se achao de ordinario tao longe do successo, como da informação. fim o Duque liberal, e obediente cedeo a sua Irmãa, o que nao podia alienar segundo a sentença dos Juristas, que dizem que no dominio de qualquer Estado se imaginao duas qualidades delle, que chamao pleno, e directo, pondo sómente no Senhor dos bens a sua virtual jurisdição, que he o que se chama dominio directo; e aos successores deixao sómente o usual, que chamao dominio pleno da administração. Donde se segue, que o successor, o qual sómente tem o dominio pleno, nao tem poder para dispor do directo, em prejuizo da sua posterida. de, que pela anterior vontade do senhor directo tem adquirido acção à futura herança. Porém he certo, que ao effeito deste matrimonio devemos os meyos da liberdade, que alcançamos, podendo passar-se pelos inconvenientes, que discorrerao os Politicos, ainda que forao mayores.

D. Francisco Manoel, Theodosio del nombre II. part. 1, liv. 2.

Para este lugar reservamos descrever a magni-

ficencia

ficencia destas vodas, como materia pertencente ao Duque, em que mostrou a grandeza, e poder da sua Casa no apparato, e despeza, com que se festejarao, a que assistio ElRey D. Joao o III. com os Infantes seus Irmãos, e para satisfazer à curiosidade o referiremos com os termos do uso daquella idade, assim como o achámos em huma Relação escrita naquelle tempo. Sahio ElRey de Evora a 23 de Abril de 1537. em huma segunda feira acompanhado dos Infantes D. Luiz, do Cardeal D. Affonso, D. Henrique, e D. Duarte, que era o Noivo, dos Officiaes da fua Cafa, Condes, Bispos, e outros Senhores, e Fidalgos de grande qualidade, e com toda esta nobreza, a que seguia muita gente de diversa categoria, foy ElRey jantar a Estremoz, onde dormio. No dia seguinte sabindo El-Rey desta Villa depois de jantar, foy a Villa-Viçosa, onde o Duque, e a Infanta estavao: o Duque o veyo esperar ao caminho pouco mais de meya legoa, acompanhado de D. Jayme, D. Constantino seus Irmãos, D. Assonso de Lancastre, Commendador môr da Ordem de Christo, seu Primo, e de muitos Fidalgos, Cavalleiros, e Escudeiros da sua Casa, a que se ajuntarao muitos Vasfallos seus, todos com luzidos vestidos, confórme a pragmatica, que entao havia, e montados em bons Cavallos, e bem ajaezados. O Duque hia vestido com gibao roxo, aberto por diante, todo picado, calças da mesma côr, golpeadas à Soscia, em Tom. VI. cima

cima huma roupinha frizada, cerrada por diante, debruada a tres debruns do mesmo, e hum golpe grande, que atravessava o peito, e outros tantos cada hum em sua manga, tomados com dez botoens de ouro esmaltados de branco, gorra de veludo negro, guarnecida de huns cravos de ouro do mesmo esmalte, e nella huma rica medalha com hum rostro de mulher de esmalte negro, com esta letra: Nigra sum, sed formosa; pluma preta, talabarte de veludo vermelho, com espada lavrada de fingular arte, ao modo Romano, dourada de ouro, e azul, bainha de veludo da mesma côr, com adaga do mesmo lavor. Montava em hum cavallo ruao, que quasi declinava a vermelho, muy fermoso, e grande, com sella de brida toda de prata, com grandes relevos, lavrada ao Romano, guarnição Turca com muitas rajas, cubertas todas de prata feita em peças tudo lavrado ao Romano, e assim a brida, como estribos, e esporas tudo de prata. Seus Irmãos hiao quasi na mesma fórma vestidos, e montados, com a differença da côr dos cavallos, que erao ambos ruços pombos; os Fidalgos da sua Casa hiao com bellos vestidos muy luzidos, quanto permetia a pragmatica, e muitos levavao as espadas, e adagas de ouro, collares ricos, cadeas, pontabotins, e medalhas preciosas, com muitos criados de pé com boas librés, e montados em fermosos cavallos, e bem ajaezados. Levava dez moços fidalgos com pelotes frizados, giboens de

de cetim, feitos em barras azues, e amarellas, que erao as cores do Duque, calças de pano fino amarello, forradas de azul golpeadas, e na perna esquerda huma barra azul metida com pestanas, gorras, e capatos de veludo negro com plumas brancas; trinta moços da Camera com pelotes amarellos com duas barras azues metidas com peftanas pretas, e na manga esquerda tres ordens das mesmas barras ao travez da manga, calças amarellas forradas de azul golpeadas, e na perna esquerda duas barras azues metidas com pestanas negras, giboens de chamalote amarello, e gorras de grãa. Acompanhavao ao Duque trinta moços da Estribeira a pé com libré, capas amarellas à Espanhola a duas barras azues assentadas sobre pano; giboens de chamalote ametade amarello, e da parte esquerda todo em tiras azues, e amarellas, e da mesma côr, e modo as calças golpeadas, couras golpeadas, gorras azues com plumas amarellas. Outros tantos moços da fua Guarda com capas como as dos moços da Estribeira, couras, giboens, e calças à Tudesca, todas em tiras das mesmas cores, forrados do mesmo pano; em contrario das cores, gorras, e plumas como as dos moços da Estribeira; as alabardas tinhao os ferros dourados: o Capitao da Guarda vestía capa, e pelote frizado à Italiana, gibao de cetim amarello, calças pretas cortadas, gorra, e çapatos de veludo preto com pluma amarella, espada Romana dourada. Levava Tom. VI. adiante

adiante a cavallo seis Porteiros com as suas Canas na mao, vestidos com roupas Flamengas curtas de pano a duas barras de azul metidas com a pestana de azul, a manga esquerda quatro ordens de barras da mesma côr, pelotes amarellos sem mangas com barras como as roupas, giboens de cetim amarello, calças amarellas forradas de azul com pestanas de chamalote do mesmo theor, gorras de veludo preto. Dez charameleiros vestidos como os moços da Estribeira, e roupas como os Porteiros. Doze trombetas com bandeirolas de damasco azul, e amarello com as Armas do Duque bordadas de ouro, e prata. Quatro atabaleiros vestidos na mesma fórma, e todos elles levavao pendentes de cadeas de prata hum escudo grande de prata com as Armas do Duque abertas, e hiao montados em mulas ajaezadas das mesmas cores azul, e amarello. Doze Reposteiros com pelotes, calças, e giboens da mesma sorte, que os moços da Camera, e ao contrario as cores, porque os pelotes erao azues com barras amarellas, e assim tudo o mais, gorras Vinte caçadores de cavallo vestidos com giboens à Italiana de chamalote com mangas, e pelotes, tudo amarello com duas barras azues, calças de chamalote da mesma côr. Fóra da Villa esperavao muitas danças com vestidos de diversos trages, das cores da Infanta, que era branco, e alaranjado, mostrando todos grande satisfação naquelle dia. Tanto que o Duque chegou a pouca distan-

distancia da vista del Rey, desceo do cavallo, e seus Irmãos, e o Commendador Môr, e todos os mais Fidalgos da sua comitiva; ElRey parou com o seu, e lhe mandou dizer, que montasse. O Duque o fez; seus Irmãos, o Commendador Môr, e todos os Fidalgos forao a pè beijarlhe a mao, e depois o Duque a cavallo, e chegando a ElRey o recebeo nos braços com grande affecto debruçando-se com muita benignidade, e attenção, com larga cortezia de chapeo, e barrete, que tudo trazia posto. Depois foy o Duque aos Infantes, que o esperavao com os barretes nas mãos antes que a elles chegasse, recebendo-o nos braços, e ultimamente o Infante D. Duarte, seu Cunhado, que esteve mais tempo, de sorte que os cavallos tirando cada hum para seu lado, os dividio. da esta ceremonia, ElRey, que vinha entre o Cardeal, e o Infante D. Luiz, chamou o Duque, e ficou da parte do Infante Cardeal, e nesta ordem tornarao a caminhar, indo logo atraz delRey o Infante D. Duarte com o Senhor D. Jayme, o In. fante Arcebispo com o Senhor D. Constantino, e assim hiao conversando, encontrando muitas danças, e festins de homens, e mulheres, muy bem vestidas, que ao modo daquelle tempo erao agradaveis, e divertidas. Havia huma dança, que era de vinte Fulioens, que o Duque mantinha, os quaes vestias pelotes, e giboens, tudo quarteado das cores da libré, com gorras, e plumas, tocando pandeiros, e ataba-

atabales, e cantando ao seu modo; e assim forao entretidos até chegarem à entrada da Villa: entao ElRey mudou o chapeo, que trazia, que era pardo, por hum branco muy galante, e haveria ainda huma hora de Sol, quando entrou na Villa; o Caftello o salvou com toda a artilharia, e começarao a repicar os finos. ElRey quiz entrar no Mosteiro de Santo Agostinho, onde jazem os Duques, e se apeou, e toda a Corte: o Prior o esperava revestido com a Communidade, com huma Cruz de prata dourada, que ElRey beijou, tendolhe preparado almofadas em huma alcatifa para ajoelhar, e levando-o em procissão à Capella Môr cantando o Te Deum laudamus, fez ElRey oração, e depois tornou a montar com a mesma ordem, que trazia, e assim entrou no Terreiro do Paço, onde estavao outras danças, e festins, que o esperavao; e atravessando por hum grande concurso de gente, que havia de diversas partes concorrido a Villa-Viçosa, chegou ao Paço. Ao sobir estavao dous Porteiros vestidos da libré referida com maças de prata, e junto delles dous Arautos, e Passavantes vestidos com suas Cotas das Armas do Duque. tes delRey se apear o tinha feito o Duque, para o servir no desmontar; a este tempo começarao a foar as trombetas, atabales, e charamelas: fobio El Rey acompanhado de todos os que o feguiao, e dos Officiaes, e Fidalgos do Duque, que o esperavao. Entrou ElRey por huma grande Sala, armada

mada com huma rica tapessaria nova, e no topo sobre hum estrado levantado com degraos cuberto até o chao de alcatifas do Xio, em que estava hum docel de brocado de tres altos, com sanesas de veludo vermelho, e debaixo huma Cadeira do mesmo brocado, franjada de ouro, e prata, e cravada com medalhas antigas douradas, e no assento della huma almofada do mesmo brocado, e no estrado outras oito do teor desta postas de duas em duas, e outras seis de veludo carmesim postas na mesma fórma no fim dos degraos. Seguia-se outra Sala armada de huma bella tapessaria, em que estava a Guarda-roupa del Rey, cuberta com hum pano de cetim avelutado, com cercadura de brocado, debaixo de hum docel de veludo verde, com sanefas de brocado, e na casa algumas arcas cobertas de alambeis. Seguia-se a Camera grande armada de cetins avelutados de cores, e sobre hum largo estrado estava a cama para ElRey dormir, que era de cetim carmesim, com cobertor do mesmo com jarras de ouro com flores, com huma letra bordada, que dizia: De radice ejus ascendet, e com bordadura de fios de ouro, tecidos com tranças de prata, feito com grande primor; tinha hum travesseiro, que tomava toda a largura da cama, do lavor das mesinas jarras de ouro brosladas, aboto ado com oito botoens de ouro do feitio de rosas, tendo engastado em cada hum tres robins de muito valor; e quatro almofadinhas, cada huma com quatro botoens de

de rubins da mesma sorte, e lavor, que o travesseiro: havia na mesma Camera hum docel de téla de ouro, e prata com huma cadeira do teor das da Sala, havendo na cabeceira, e aos pés da cama huma caçoila. Havia mais tres gabinetes armados de panos de Flandes pintados a fresco com batalhas, e historias modernas, muy aprasiveis, e em todos havia brazeiros ardendo com caçoulas, caftiçaes de pivetes, e aguas de diversos cheiros; hum destes gabinetes era para escrever, e tinha hum bofete cuberto com hum pano de veludo listado; em outro estava huma mesa tambem cuberta de veludo, toda chea de açafates de verga de prata, com diversas conservas, e doces cubertos, de muitas castas, e pucaros de vidro, tudo posto com aceyo, e perfeição. Mudou ElRey os vestidos do caminho, e se compôz de gala para assistir ao recebimento, que havia de ser naquella noite. O Infante D. Luiz tinha huma cafa armada com excellentes panos, e huma Camera armada com huma magnifica cama com cortinas de cetim carmesim, e damasco branco guarnecido de lisonjas de brocado rico, cobertor do mesmo brocado com bordadura de veludo carmesim, e travesseiros, e almofadinhas bordados de seda azul à Romana, com huma cadeira à ilharga da cama de veludo alaranjado com franjas de ouro, e prata com medalhas, e huma Guarda-roupa cuberta com hum pano rico, e na mesma fórma as tinhao seus Irmãos; o pavi-

mento

mento della era cuberto de finissimas alcatifas da India, com diversos brazeiros com cassoilas, piveteiros, e aguas olorofas. O Infante Cardeal D. Affonso tinha huma camera magnifica, e as paredes della estavao cubertas de veludo de cores, e o leito armado de brocadilho verde. O Infante D. Henrique tinha huma cafa tambem com huma bella tapessaria, e hum leito armado de Damasco com cortinas de setim avelutado encarnado, e corrediças de Damasco amarello, e tudo o mais que pertencia à cama igual; a guarda-roupa era a mesma, de que se servia seu irmao. O Infante D. Duarte tinha a camera armada de huma tapessaria com a historia de Joseph, e o leito guarnecido de veludo amarello, com cortinas de setim avelutado da mesma côr, com corrediças de Damasco tambem amarello, e tudo o mais na mesma fórma, com os travesseiros bordados de seda azul, como erao os de todos os Infantes, com huma cadeira de veludo alaranjado com franjas de prata, e ouro, como a dos outros Infantes. Havia outra fala armada de panos de Arrás, com estrado, docel, e copa com muita prata, para quando os Infantes não comefsem com ElRey. O quarto da Infanta constava de huma fala armada de huma rica tapessaria, e no topo sobre hum grande estrado cuberto de alcatifas até o chao estava hum docel de brocado com sanefas de veludo carmesim: seguia-se a ante-camera armada de excellente tapessaria de historias antigas, Tom. VI.

e a huma parte della hum estrado alto, todo cuberto de huma alcatisa fina da India, com hum docel de brocado razo com sanesas de côr carmesim, e no estrado seis almofadas de veludo amarello, e no chao à ilharga huma alcatifa tecida de ouro para a sua Camereira môr, e toda a mais casa ao longo das paredes era alcatifada para se sentarem as Damas, Donas, e Fidalgas. Seguia-se a camera toda armada pelo meimo theor, que a antecedente, e a hum lado tobre hum grande estrado estava o leito com cortinas de Damasco pardo, e amarello, e tudo o mais rico, e na mesma igualdade, com huma cadeira como a do Infante, e no estrado algumas almofadas de Arrás primorosamente obradas: a sua guarda-roupa estava cuberta com hum bello pano de côr pombinho, guarnecido de laços de veludo amarello atorcelado, e à ilharga hum docel de côr aleonada, com sanesas de téla de ouro, e encarnada, com huma cadeira como a da camera, e toda a casa armada na mesma fórma, que as antecedentes; todos os transitos, e corredores, por onde se communicavao, erao armados de armações de Flandes vistosas, e de bom gosto, de sorte, que tudo era magnifico, e Real. Ao Duque, que havia largado as casas para ElRey, e os Infantes, se lhe armou huma casa na mesma fórma, que sempre usava, e huma guarda-roupa armada de tapessarias excellentes da mesma qualidade, que a dos outros quartos, com leito forrado de sedas, e cortinas de escarlata, ranja-

franjadas de retroz da mesma côr. Junto ao seu quarto se concertou huma casa para seus irmãos D. Jayme, e D. Constantino, com camas, e guardaroupas, e armada de guarda-portas de Flandes. He bem de admirar, que todas estas tapessarias, e paramentos das casas erao novos, e feitos para esta occasiao; e por evitar prolixidade nao referimos tudo o que achamos escrito, porque seria larga a narração, e assim iremos succintamente abbreviando-a. No quarto baixo do Paço havia vinte pousadas para os Officiaes, e pessoas, que pelos seus empregos costumas comer, e dormir no Paço, assim del Rey, como de seus irmãos. Toda a mais familia, que os acompanhava, foy apofentada na Villa por ordem de Francisco da Cunha, Fidalgo da Casa do Duque, e seu Aposentador môr, conforme a categoria dos fóros, que logravao na Casa Real, a quem os Aposentadores, e Escrivães da Aposentadoria (tambem criados da Casa) distribuîao os lugares com grande ordem, de sorte, que todos ficarao fatisfeitos.

Tanto que cada huma das pessoas Reaes entrou no seu quarto, mudarao os vestidos da jornada: o Infante D. Luiz sahio com çapatos, gibao, e calças de setim carmesim, com coura branca, tudo recortado com muita galantaria, tendo por cima huma roupa Franceza de pano preto, debruada a dous debruns, e aberta por algumas partes, tomada com ricas pontas, forrada de martes, com espada, e ada-

Tom.VI. Dii ga

ga de ouro, gorra de veludo preto com estampa, pontas, e pluma branca. O Infante D. Duarte veltio gibao, calças, e çapatos de setim branco, com pelote, e capa aberta frizada, e gorra preta de veludo, com pontas, estampa, e pluma com diversas peças de ouro, e espada, e adaga do mesmo. O Infante D. Affonso, e D. Henrique como Ecclesiasticos se vestiao conforme as suas Dignidades. Os mais Senhores vestiao pelo mesmo modo, de diversas cores, com gorras de plumas, e pelotes cortados com muitas pontas, e peças de ouro de diversas idéas, tudo magnifico, e de custo pelo estylo daquelle tempo, com collares de grande preço. E acompanhando todos ao Cardeal Infante, forao ao quarto do Infante D. Duarte. O Duque estava vestido com hum gibao de setim branco, e vermelho, todo de tiras tomadas com rosas de ouro de sio, e picado, feito à moda Tudesca, com calças do mesmo feitio, e das mesmas cores, gorra de veludo preto guarnecida de botoens de fio de ouro tomados em voltas de huma cadea de ouro com medalha lavrada ao antigo, pluma vermelha, e branca, talabarte de fio de ouro, espada rica de ouro, e esmalte, lavrada à Romana, bainha de veludo preto, e adaga na mesma sórma, com capa à Hespanhola. E estando esperando todos a ElRey, sahio da camera vestido de hum tabardo frizado, gibao de setim branco aberto por diante, e pelote do mesmo theor, carapuça de veludo de prégas, pantufos de veludo

com

## da Casa Real Portug. Liv. VI. 29

com hum colar de rubins de grande valor. Tanto, que ElRey chegou, forao para o aposento do Infante D. Duarte, que era contiguo à camera del-Rey, acompanhados de todos os Officiaes da Casa Real, e do Duque, e muitos Moços da Camera seus, delRey, e do Insante, todos vestidos de gala de diversas cores, com tochas accesas nas mãos.

Entrarao em huma ante-camera grande, a qual estava armada de huma boa armação de Arrás, havendo nella hum estrado com docel rico, onde a Infanta estava assentada, vestida com huma saya Flamenga de setim branco, forrada toda de brocado, e golpeada por todas as partes à feição de lisonjas, tomados todos os golpes com pontinhas de ouro esmaltadas, com huma cinta de ouro esmaltada de branco, e preto, talhada, e descuberta ao modo antigo, e huma gorgueira de ouro ao martello, arrecadas de ouro com cinco grandes perolas, e no pescoço hum sio de perolas, tudo de grandissimo valor, gorra de veludo com huma pluma branca, tendo nos braços meyas mangas estreitas, lavradas de fio de prata de feiçao de lisonjas, entremetidas em tiras de téla de prata, braceletes, e manilhas ricas esmaltadas; ajuntando a todo este enseite hum agrado, com gentil corpo, e fermosura, com que se fazia ainda mais attendida. Estava à mao direita a Duqueza D. Joanna de Mendoça vestida de sarja preta, com manto pela cabeça da mesma sarja, que quasi lhe cobria o rosto, e junto della a Senho-

ra Dona Joanna sua filha, vestida de huma saya Flamenga de veludo pardo, aberta por diante, forrada de téla de ouro, golpeada, e tomados os golpes com muitas pontas de ouro esmaltadas, e debaixo huma cota de setim branco, forrada tambem de téla de ouro, e golpes, dados por toda a bordadura, tomados com peças de ouro, e prata de martello de feiçao de malmequeres, com huma cinta de ouro esmaltada, gorgueira, e trançado de prata, arrecadas ricas de perolas, e hum collar nos hombros de muito valor, e outro mais pequeno esmaltado junto ao pescoço, com sua gorra de veludo preto com pluma branca, meyas mangas estreitas, e golpeadas com muitas pontinhas, braceletes, e manilhas ricas esmaltadas; e nao contando mais de quinze annos, era tao linda, que contava muitos mais de fermosa. Na mesma casa estavao muitas Damas, e Donas, todas vestidas de gala. Tanto, que ElRey entrou na casa, a Infanta, Duqueza, e sua filha, o vierao receber junto da porta, e querendolhe beijar a mao, ElRey com muito agrado lhe fez muitas honras, e tirando o barrete lhe fez cortezia; e depois de os Infantes, e ellas fazerem suas cortezias, a Duqueza, e sua filha voltarao para o quarto del Rey, que tomou pela mao à Infanta, e a Duqueza com sua filha, que seguiao as Damas, e todos os mais adiante. Chegarao à sala, na qual estava hum alto estrado com hum docel de brocado, onde sobio ElRey, e os Infantes, o Du.

o Duque, e seus irmãos, a Duqueza, e sua filha; e todos os mais Senhores, Titulos, Donas, e Damas, ficarao embaixo: entao o Cardeal Infante os recebeo por palavras de presente, e logo os Infantes, e mais Senhores da Corte beijarao a mao a El-Rey, e se deu principio a hum saráo. Assentou-se ElRey, tendo da parte direita a Infanta, e da outra ao Infante seu marido, e logo a Duqueza, e junto della sua filha, e logo o Infante D. Luiz, e entao o Duque, e seus Irmãos; da parte esquerda estavao os Infantes D. Affonso, e D. Henrique. Dançou ElRey com o Duque, e o Infante D. Luiz com D. Jayme, e todos os mais Senhores, Condes, e Fidalgos velhos, e alguns com seus netos, e acabado o faráo, ElRey, e os Infantes levarao a Infanta ao seu quarto, e se recolheo cada hum ao seu.

No dia seguinte, que era quarta seira, o Bispo de Lamego D. Fernando de Vasconcellos disse Missa rezada, por ser tarde, na sala da Infanta, onde os Esposados foras velados com todas as ceremonias devidas a taes pessoas. O Altar estava ricamente paramentado na sala da Senhora Infanta em cima de hum alto estrado debaixo de docel; desronte do Altar, nas muito distante, estava posto o sitial com hum pano rico de brocado, que cobria o chas, e em cima quatro almosadas de brocado: nas dos meyos estavas os Esposados, e de huma parte ElRey, e da outra a Duqueza, e sobre o mesmo pano estavas de traz de joelhos o Insante Cardeal, o Insanta

te D. Luiz, o Infante D. Henrique, e o Duque de Bragança; a Duqueza estava da parte da Infanta como Madrinha, e ElRey da do Infante, e acabada a Missa, e seitas as ceremonias, que ordena a Igreja, quizerao os Infantes beijar a mao a ElRey, e elle os levantou com grande carinho, e benignidade. Neste dia os Infantes, e Duques vestirao novos vestidos ricos, (como em todos os mais) de differentes cores, e modo; e acompanhando a Infanta ao seu quarto, onde comeo em publico com todo o apparato, e Officiaes da sua Casa, ElRev passando ao seu quarto, achou a mesa posta com Real apparato, e sentando-se, começarao a tocar as trombetas, atabales, e charamelas. Entrou o Mordomo môr com os de mais Officiaes da Cafa. que costumão servir, precedidos dos Reys de Armas, Porteiros da Maça, Guarda, e Moços da Camera com o comer, o Mantieiro levava o gomil, e prato; chegando à mesa o tomou o Trinchante, o qual o deu ao Duque, que o passou ao Infante D. Duarte, e este deu a agua às mãos a El-Rey, e depois de feita a cortezia, e ceremonia, o deu ao Duque, que lhe deu agua às mãos, porque estava logo sentado immediato a ElRey, e depois o mesmo Duque a deu aos Infantes Cardeal, D. Luiz, e D. Henrique, que estava fentados nesta ordem, fazendo cada hum grande reverencia ao Duque, a quem ElRey disse se sentasse, o que sez abaixo dos Infantes, e o seu Trinchante lhe deu agua

agua às mãos; a mesa soy servida com delicadas iguarias ao som de acordes instrumentos, e ao mesmo tempo dancarao alguns Fidalgos, com que se fazia igualmente gostosa pela variedade dos manjares, que pelo divertimento. Tudo o que servio nesta occasiao, era do Duque, que quiz, que servissem sómente os seus criados, porque os del-Rey, e dos Infantes nao tiverao exercicio, e sómente os Officiaes móres, que ferviao immediatamente às pessoas Reaes, exercitavao os seus cargos, sendo em tudo observado o costume das festas Reaes. Neste dia se vestio ElRey de capa aberta frizada, e assim o pelote com gibao branco, calças pretas, pantufos de veludo, gorra do mesmo preta com medalha muy rica; os Infantes sahirao vestidos muy luzidamente com novas invenções, medalhas, espadas, e adagas de grande preço. O Duque vestio hum gibao de setim pardo a tres debruns do mesmo, e no peito hum golpe atravessado, e nas mangas outros, tomados com pontas de ouro, e o mais do gibao todo picado, calças pretas, e farpadas, gorra de veludo preto guarnecida à Franceza com peças de ouro, medalha, pluma branca, com espada, e adaga rica, e sobre tudo vestia huma roupa Franceza frizada com huns debruns do mesmo enlaçados, e golpeados, tomados com pontas Francezas com hum collar de ouro de grande valor. Seus irmãos vestiao com pouca differença, porque somente as roupas erao brancas. A Infanta vestia Tom. VI. Е faya

faya de fetim aleonado aberta por diante, forrada de veludo da mesma côr, com bordadura larga, e golpes nas mangas tomadas com firmaes de diamantes, e de outra pedraria rica, e debaixo huma cota de téla de prata com bordadura de laços de ouro, feitio de Xadrez, tomados com peças de ouro esmaltadas, com hum cordao muy rico esmaltado feito a modo de cadea quadrada de seis ordens, todo feito em hum pilar, obra de grande primor, e feitio, com gorgueira de prata, e ao pescoço huma cadea de ouro excellente, braceletes, e manilhas, tudo de grande valor, com goria, e pluma. irmãa a Senhora Dona Joanna levava faya de setim branco, forrada de veludo de pelo da mesma côr, bordada de outro veludo branco, tomada a bordadura a pedaços com pontas de ouro, e debaixo huma cora de setim encarnado com bordadura de veludo da mesma côr, e huma cinta de ouro esmaltada, gorgueira, e trançado de ouro, cadea de ouro esmaltada ao pescoço, com braceletes, e manilha, gorra com pluma. Na tarde houve Justas, e entrarao desta maneira: precediao as trombetas, atabales, e charamelas, todos vestidos das cores do Duque, que eraő azul, e amarello, com capas Francezas sobre os pelotes, e nas trombetas bandeirolas de seda com as Armas bordadas do Duque, pendentes de cadeas de prata com as Armas de relevo, com gorras azues com plumas amarelas. Seguiao se dous Arautos, e Passavantes com cotas ri-

cas, e dous Porteiros com maças de prata, e logo doze Cavalleiros emparelhados a dous em foberbos cavallos, conduzindo-se outros acubertados das cores do Duque, tudo com magnificencia; eraő os primeiros o Duque, e seu irmao D. Jayme, e no meyo, por Padrinho, o Infante D. Luiz montado em hum soberbo cavallo bastardo, que os acompanhou até os pôr na thea, e começando-se a romper as lanças se apeou, e sobio para onde ElRey estava: hiao adiante os cavallos, que levavao os Moços da Estribeira, em que haviao de correr, adereçados ricamente com martinetes, e penachos, e Pagens com os elmos, e plumas, e os Padriphos com as lanças, que erao Fidalgos da Cafa do Duque. Depois, que derao a entrada na Praça, emparelhados a dous com seu Padrinho, com divisas amarellas, e azues, e feitas as cortezias a ElRey, correrao a thea com grande ligeireza, e logo se dividirao em duas partes, ficando com hum fio o Duque, e com outro seu irmao D. Jayme. Os Juizes das Justas erao Fernao da Sylveira, Commendador de Montalvao, e Claveiro da Ordem de Christo; Alvaro Mendes de Vasconcellos, Senhor do Morgado de Esporao; e André Telles da Sylva, que foy Mordomo môr do Infante D. Luiz, Embaixador a ElRey D. Filippe II. Estavao em hum theatro levantado, e ao pé delles os Reys de Armas del Rey com os premios da Justa; o primeiro era hum cocar de plumas para quem quebrasse a pri-Tom.VI. E ii meira

meira lança, e seis penachos para a parte, que melhor justasse, e huma adaga de ouro esmaltado para o melhor Justador; este levou Fernao de Castro, Fidalgo da Casa do Duque. D. Jayme, que não passava de treze annos, quebrou as meihores duas lanças, que se quebrarao, no Duque seu irmao; o Duque fez coutas procigiosas a cavallo, e andou tao gentil, e bizarro, que nao correo lança, que primorosamente nao quebrasse no seu contrario, tomando-a muitas vezes aos feus Padrinhos por lhe tirar o trabalho, em que elle era incançavel, robusto, e bem exercitado; assim mostrou o quam sciente era na Cavallaria, e na destreza, com que satisfazia aos mais delicados primores daquella difficil arte, exercitada de tantos, e conseguida de poucos. Acabadas as Justas se despedirao com o mesmo apparato, com que entrarao, e ElRey foy logo entretido com huma suave Musica até às horas de recolherse. Depois houve Touros, que correrao Toureiros de pé, em que fizerao graciosas sortes, com que se acabou de gastar o dia com gosto.

No dia seguinte, que era quinta seira, soy ElRey ouvir Missa à Igreja de Nossa Senhora do Castello; hia de capa aberta, gorra preta com sua estampa, pelote de solia, e gibao de setim pardo, em hum cavallo ruço ricamente ajaezado; o Insante D. Duarte levava gibao tecido de lavor de slores soltas de setim, e veludo branco, calças, e çapatos brancos, pelote, e capa aberta, gorra com

plumas

plumas brancas; o Infante D. Luiz vestia calças, çapatos, e gibao tudo carmesim, e o Duque gibao de veludo azul, tudo apassamanado, calças, capatos, e gorra tudo da mesma côr, e tambem a pluma. Quiz ElRey ver a Fortaleza, onde o salvarao com toda a artilharia, e recolhendo-se a casa, jantou com o mesmo apparato, e formalidade, que temos dito, mas somente com os Infantes D. Luiz, D. Duarte, e com o Duque, porque os Infantes Cardeal, e D. Henrique comerao separados no seu quarto com toda a magnificencia, porque tudo estava disposto de sorte, que pudesse cada hum ter a liberdade, que quizesse. De tarde, às mesmas horas, se repetirao as sestas. El Rey com os Infantes foy ao quarto da Infanta, como já no dia antecedente fizera, e voltarao para o del Rey, e com elle ficou na janella, que estava armada de brocado rico, e tambem a dos Infantes; o Infante D. Duarte com a Duqueza, e a Senhora D. Joanna em outra. Deu-se principio com alguns Touros, que correrao de pé Toureiros, e Moços da Estribeira do Duque, todos vestidos galantemente; depois entrarao as trombetas, atabales, e charamelas, a que se seguiao duas azemolas com as canas cubertas com reposteiros das cores do Duque, muy concertadas com guarnições, e peitoraes de prata, e em sua ordem sessenta e quatro cavallos ricamente ajaezados, com os peitoraes, e cascaveis de prata, e tudo igualmente rico. Seguia-se logo o Duque com seus irmãos,

mãos, e muitos Fidalgos, que por todos forao quarenta e quatro, vestidos à Mourisca com marlotas azues, amarellas, alaranjadas, e brancas, que erao as cores dos fios, que se dividirao, concertados muy ricamente, e com grande primor, e bizarria. Feitas as reverencias devidas a ElRey, o Duque tomou o seu posto com a sua quadrilha, e D. Jayme, e D. Constantino seus irmãos o seu, e começarao a correr as canas com grande primor, e depois de bem travados, o Duque com hum arremessão os apartou, e começarao huma bella escaramuça, e depois se seguirao os Touros, que erao muitos, e bons, em que houve bellas sortes, e tambem seridas de cavallos. O Duque depois de por hum bom espaço de tempo, ter feito gentis, e primorosas fortes, foy obrigado a sahir da Praça, e nao correo, porque ElRey lhe mandou dous recados, que o nao fizesse, e durando os Touros até bem tarde, se despedirao com a mesma ordem, com que entrarao; nas noites se via a Villa illuminada, e na Praça ardiao diversos artificios de sogo, com descargas da artilharia do Castello, e El Rey com os Infantes se recolheo, acompanhando primeiro a Infanta até o seu quarto. No dia seguinte, que era huma sesta feira, ElRey se levantou mais sedo, que nos outros dias, por ter determinado fazer jornada, e ir jantar a Estremoz, e sahindo já vestido de caminho, e os Infantes seus irmãos, forao ao quarto da Infanta, e depois de se deter hum bom espaço de tempo,

tempo, conversando assentados todos, se despedio dos Infantes, da Duqueza, e do Duque com singulares demonstrações de affecto, e do gosto daquella nova alliança, com que tanto distinguia a Casa de Bragança, mostrando-se benigno nas especiaes honras, com que tratou a todos os Senhores della. Deixando a todos igualmente satisfeitos, foy El Rey ouvir Missa ao Mosteiro de Santo Agostinho, e tornando a montar a cavallo deixou Villa-Viçofa. O Infante D. Duarte, e o Duque o acompanharao até Borba, que dista meya legoa de Villa-Viçosa, donde o seguirao todas as danças, e sestins, que houve na entrada, levando ElRey diante de si o mesmo apparato de Ministros, Porteiros, Reys de Armas, e mais comitiva Real, que trouxera, e no dia feguinte foy dormir a Evora, muy satisfeito da hospedagem, e de haver passado aquelles dias com gosto na Casa do Duque, ao qual com singulares expressoens de affecto, amor, e benignidade mostrou em tudo o quanto o estimava. O Duque, e o Infante se recolherao a Villa-Viçosa com o mesmo fausto, e grandeza, com que tinhao ido acompanhar a ElRey, e jantarao em publico todos juntos com seus irmãos, sendo a mesa servida realmente, porque todos aquelles dias, que durarao as festas, se nao alterou nada do modo, com que a El-Rey se servia. Continuarao as festas, em que se repetirao novas galas, Justas, Canas, Escaramuças, Touros, e outros diversos modos de divertimento. He certo, que estas sestas, e hospedagem sorao dignas de hum Rey, pela magnificencia, riqueza, e profusao, com que se assistio não só às pessoas Reaes, mas se attendeo a toda a sua Casa, e samilia, conforme a categoria das pessoas, que se derao por satisfeitas, louvando a generosidade, e grande-

za do Duque.

Depois de ter dado o Duque D. Theodosio feliz conclusao a este Tratado, começou a entender em as cousas da sua Casa, para que se continuasse no mesmo respeito dos seus predecessores. que instituîo dos seus bens livres hum Morgado, fatisfazendo assim à vontade do Duque seu pay, de unir todos os bens patrimoniaes em Morgado; o que executou depois de se haver amigavelmente composto com a Duqueza D. Joanna de Mendoça, sua Madrasta, sobre as pertenções, que tinha, como seu pay lhe recomendara, e já havemos dito. Prova num. 142. Por hum Instrumento publico sez Morgado de todos os bens patrimoniaes, que tinha na Villa de Chaves, e da Cidade de Bragança, os Casaes de Barroso, a Quinta da Cornelhãa junto a Ponte de Lima, o Patrimonio, que tinha em Barcellos, as Herdades de Portel, e o que possuía em Alter do Chao, os juros, que o Duque seu pay comprara do dote da Duqueza sua mãy, huma Torre na Villa de Ourem, huma Quinta em Sacavem, e duas Vendas, huma em Evora-Monte, outra em Arrayolos, hum Engenho de armas no Termo de Villa-Viçosa,

Viçosa, as bemfeitorias das Casas de Villa-Viçosa, e Evora, e todos estes bens vinculou no Morgado, que instituîa, que unio ao que havia na Casa, com as mesmas clausulas da instituição, que elle tinha, para o herdeiro da Casa de Bragança: declarando, que este havia ser seu descendente; porque no caso de lhe faltar successão, poderia o dito Duque dispor, e testar de todos estes bens. Foy seito este publico Instrumento na Cidade de Lisboa a 25 de Setembro de 1540, de que forao testemunhas Gaspar Lopes, e Joanne Mendes, Desembargadores da sua Casa, e Antonio de Gouvea, seu Escrivao da Camera, o qual Instrumento confirmou ElRey a 8 de Novembro do referido anno, e o mandou lançar na Torre do Tombo, aonde se conserva no livro quarenta da Chancellaria delRey D. Joao III. a fol. 236. Pouco depois o nomeou ElRey Fronteiro môr das Provincias do Minho, e Traz os Montes, por Car- Prova num. 143. ta passada em Almeirim a 9 de Dezembro do mesmo anno; posto que já tiverao os Duques seu pay, e avós, a quem agora o conferio com as mesmas preeminencias, que elles o gozarao: e porque deste Reyno se extrahia ouro, prata, moeda, e outros generos de contrabando, que passavao para Castella, querendo ElRey evitar estes descaminhos, encarregou ao Duque esta diligencia, de cuja acti- Prova num. 144. vidade conseguio dar huma grande providencia sobre este negocio. Haviao passado dez annos depois que o Duque D. Theodosio succedera nos Es-Tom. VI. tados

tados da Casa de Bragança, e já era preciso tomar Estado. El Rey D. Joao, e a Rainha D. Catharina sua mulher, que se interessavao, em que esta grande Casa se perpetuasse com iguaes allianças, determinarao casar ao Duque com Dona Isabel de Lencastre, sua prima com irmãa, filha de D. Diniz seu tio, e de D. Brites de Castro, Senhora da Casa de Lemos: tinha a Rainha creado no Paço a D. Isabel com grande carinho, e estimação, para onde ElRey a mandara buscar, quando por morte de feu pay casou segunda vez D. Brites sua may. Depois de ter passado algum tempo veyo o Duque a Lisboa visitar a ElRey de huma molestia, que padecia, o que fez com tanto cuidado, e apressadamente, que veyo acompanhado de poucos Fidalgos da sua Casa, e sómente dos precisos; e depois delRey estar livre, e lhe agradecer o seu amor, e cuidado, lhe mandou hum recado por Damiao Dias de Ribeira, Escrivao da Fazenda, e muy seu favorecido, que era Alcaide môr da Amieira, e Commendador da Ordem de Christo, em que lhe participava haverlhe confirmado todas as doações da sua Casa. Esta attenção del Rey soy hum novo incentivo para que o Duque abbreviasse a conclusao deste Tratado, querendo mostrarse grato de huma alliança, em que os Reys se interessavao, sem embargo da pouca satisfação, que o Duque tinha nella, pela idade, em que já se achava a esposa, a quem tambem a natureza, que havia dotado de gran-

grandes virtudes, de entendimento, e prudencia, le houvera sómente avara na belleza, porque nao era muita. Celebrou-se este contrato no Paço em Prova num. 145. 19 de Junho de 1542, sendo Procurador do Duque Joanne Mendes de Vasconcellos, seu Desembargador, e de D. Isabel, seu irmao D. Asfonso, Commendador môr da Ordem de Christo, sobrinho del-Rey, e o Doutor Christovao Esteves de Esparragosa, Fidalgo da Casa del Rey, do seu Conselho, e Desembargador do Paço, e petições. Deulhe El-Rey em dote as Villas de Monforte, Melgaço, Castro Laboreiro, Piconha, Villa-Franca, e Nogueira, com seus Castellos, rendas, direitos, e Padroados das Igrejas, mero, e mixto Imperio, e com os privilegios, que tinha o Duque nas suas terras, tudo de juro herdade para todos os seus successores, dispensada a Ley mental huma vez, para que em caso, que nao houvesse filho pudesse succeder a filha nas sobreditas terras, e seus descendentes; dandolhe mais em dote quarenta mil cruzados com certas condições: e no caso, que o Duque salecesse primeiro, que sua mulher, sem successão, entao as possuiria ella em sua vida, e depois passariao ao irmao mais velho do Duque, que houvesse de succeder na Casa de Bragança, as quaes lhe dava novamente de juro, e herdade, sem embargo da Ley mental, e com outras clausulas, que se reduziao a que seguissem estas terras a mesma natureza das que já havia nas doações da Casa de Bragança: dotando-Tom. VI. Fii

se mais com tudo quanto à dita Senhora podia pertencer; e o Duque se obrigou com as clausulas ordinarias de segurança do dote, e arras, conforme a Ley do Reyno, para o que hypotecou certas terras, de que forao testemunhas D. Fernando de Faro, sobrinho delRey, Mordomo môr da Rainha, e D. Jeronymo de Noronha; e assim seito este Tratado por seus Procuradores, o ratificou o Luque, fendo testemunhas Ruy Vaz Pinto, do Conselho delRey, e Fidalgo da Casa do Duque, e Vasco Fernandes Caminha, seu Camereiro; e levado depois à Senhora D. Isabel o deu por bem suito, e sorao testemunhas Francisco de Figueiredo, Cavalleiro Fidalgo da Casa de Sua Magestade, e Belchior Riscado, Moço da Camera del Rey. Concluido assim o contrato deste Matrimonio, se deu em breves dias conclusao às vodas.

Foy esta alliança tratada pelo gosto dos Reys, e assim honrarao este casamento com as mayores demonstrações, que cabiao na Magestade, porque nem podiao ser mais, nem havia mais, com que se expressarem, e soy sestejada esta voda com notavel contentamento. Estava o Duque em Lisboa, para onde chamou os Ossiciaes, e Fidalgos da sua Casa, e sez as preparações como convinha à grandeza da sua pessoa, e ao mesmo tempo com admiravel apparato em Villa-Viçosa, para onde logo havia de voltar, levando já a nova Duqueza. Determinado o dia, em que no Paço se haviao de desposar,

## da Casa Real Portug. Liv. VI. 45

fahio o Duque do seu Paço de Lisboa com magnifico apparato, acompanhado de grande Nobreza, e numerosa familia, luzida, e ricamente composta. Em o dia 25 de Junho do referido anno se celebrou esta voda com apparato verdadeiramente Real. Sahio o Duque D. Theodosio de sua Casa, aonde Roman Histor. da Cao forao buscar os Infantes D. Luiz, e o Infante D. sa de Bragança. Henrique, Arcebispo de Evora, com grande acompanhamento de Senhores, e Fidalgos; e assim marchavao para o Rocio, aonde entao ElRey estava no Paço dos Estaos, que hoje he o da Inquisição. Montou El Rey a cavallo, acompanhado do Con- Memorias da dita Cade da Castanheira, e dos Officiaes da sua Casa, e sa manuscritas na Li-vraria do Duque de de outras muitas pessoas grandes, vestidos todos de Cadaval. gala; e sahindo do Paço, o soy encontrar na entrada do Rocio, e querendo o Duque de Bragança apearse, El Rey o nao permittio; e a cavallo lhe beijou a mao, com aquellas ceremonias devidas à Magestade, e que esta costuma usar com os Principes do seu sangue, e tambem dispensar algumas vezes com aquelles, a quem guerem os Reys com distinção honrar por serviços, e merecimentos das pesfoas, a quem permittem algumas honras fóra das commuas. Chegarao ao Paço, e se encaminharao ao quarto da Rainha D. Catharina, que já o esperava, acompanhada da Infanta D. Maria sua filha, depois Princeza de Castella, e da Infanta D. Maria irmãa del Rey, e da futura Duqueza D. Isabel; e assim, que chegarao à presença da Rainha, os recebeo o

Arce-

Arcebispo do Funchal D. Martinho de Portugal na fórma, que determina a Igreja, e forao Padrinhos os Reys. Acabado este acto se assentarao os Reys em cadeiras, os Infantes, e os Esposados; da parte esquerda, em que ficava ElRey, estiverao os Infantes, e os Duques da parte da Rainha, que era a direita, ese principiou hum saráo ao uso daquelle tempo. Dançarao os Fidalgos, Damas, e Senhoras, o Duque de Bragança com a Duqueza, e ElRey, e a Rainha, os Infantes, e as Infantas, e dado fim a este luzido festim, se despedirao os Duques del Rey, que os convidou para no dia seguinte jantatem com elle; o que se executou, comendo a Duqueza com a Rainha, e o Duque com ElRey. Affim que acabarao de jantar, passou o Duque para o quarto da Infanta D. Isabel sua irmãa, para onde soy tambem a Duqueza, e nelle esteve até a tarde, e voltou com grande comitiva sua, e acompanhado de muitos Senhores da Corte para sua casa, onde havia de cear com todos os Senhores, Grandes, e Fidalgos principaes, que tinha convidado. Tanto, que o Duque chegou ao seu Paço, se ordenou logo a mesa, que se armou no pateo das parreiras, que ficava entre a horta, e o Paço: era muy comprida de maneira, que tomava toda a parede da horta até quasi junto das casas. Estavao as paredes, e tudo o mais ornado de ramos verdes pendentes com frutos, que formavao huma agradavel vista, com muitas luzes, rico apparador de prata, e tudo com excef-

excessiva magnificencia. A cabeceira da mesa ficava debaixo de hum docel de borcado, onde o Duque se assentou, e Luiz Sarmento de Mendoça, Embaixador do Emperador, e Honorato de Cais, Embaixador de França: seguiao-se o Arcebispo do Funchal, o Marquez de Villa-Real, os Condes de Linhares, de Vimioso, de Portalegre, da Castanheira, de Redondo, da Vidigueira, o Bispo do Algarve, D. Rodrigo Lobo, o Regedor, D. Diogo de Caftro. D. Garcia de Menezes, D. Francisco Coutinho, filho do Conde de Redondo, D. Joao de Portugal, filho do de Vimioso, Affonso de Albuquerque, D. Pedro de Menezes, D. Sancho, D. Jeronymo, e outros muitos, que todos estiverao à mesa com o Duque, e seus irmãos, e o Commendador môr de Christo, e passavao de cincoenta pessoas, que todas forao servidas primorosamente, porque o Veador da Cafa estava de fóra dando as ordens; e para que nao se experimentasse salta alguma, mandou o Duque, que estivessem na mesa cinco Fidalgos da sua Casa, para que do lugar, em que estavao, fizesse cada hum ministrar aos hospedes o que desejassem. Era grande a abundancia, e delicadeza dos manjares, com que erao todos servidos, e ao mesmo tempo soavao as trombetas, charamelas, e menistris, e depois huma muy acorde Musica de instrumentos, e vozes, que ao mesmo

tempo se ouvia, com que ainda ficavao mais saborosas as iguarias, que erao tantas, que por ser já

tarde

tarde se levantarao da mesa: muitos Senhores logo se despedirao, outros entrarao com o Duque para a camera grande, que cahia sobre o mar, que estava ornada de excellente tapeçaria, com docel de borcado, e assim todas as de mais: neste tempo entrarao huns mascarados ricamente vestidos à Turca com marlotas de borcado, acompanhados de outros mascarados com tochas accesas nas mãos, e entrarao dançando a som de instrumentos, que traziao, e juntamente formando hum jogo de parar; traziao muitos cruzados de ouro em huma bolsa, o Duque sez algumas paradas, em que não punha menos de sessenta e tantos cruzados, que perdeo, e depois de muitas galantarias se despedirao, e os hospedes, e o Duque se recolheo.

No dia seguinte partirao para Villa-Viçosa, havendo ido primeiro a Duqueza a despedirse da Rainha, que a acompanhou até a porta da sala, onde ella lhe beijou a mao, e o Duque a ElRey: os Infantes acompanharao os Duques até à Ribeira, aonde se embarcarao, e despedirao com reciprocas demonstrações de assecto, e amisade. Hia a Duqueza em huma mulla, com manta de veludo carmesim toda cuberta de prata, com o silhao de prata: os Infantes diante, e o Duque pouco mais avançado, entre o Marquez de Villa-Real, e o Conde de Vimioso. Levava a Duqueza para o caminho hum vestido de borcado branco, pelo uso daquelle tempo, prendido todo de pontas de ouro,

e infinita pedraria, camisa bordada de ouro, o manto encarnado bordado de pedraria, chapeo de veludo branco bem composto, e guarnecido ricamente: hia junto ao Duque huma mulla à destra, cuberta com as andilhas, em que a Duqueza havia de caminhar; todas as ruas, por onde passarao, estavao armadas, e erao precedidos de danças, e de festins, demostradores do applauso, com que se celebravao aquellas vodas. Chegarao à Ribeira, onde estava hum Bergantim custosamente preparado, e apeando-se os Duques, beijarao a mao a ElRey: despedirao-se dos Infantes, e embarcados passarao a Aldea-Galega, seguidos de numeroso acompanhamen-Alli estiverao dous dias entretidos com notaveis festas, e em huma sesta feira, que se contava o primeiro de Julho, se puzerao a caminho, que fizerao, dando volta por alguns póvos seus, que procurarao fazer todas as demonstrações, que cabiao na possibilidade dos Vassallos à sua nova Senhora; e forao festejados da mesma sorte por todas as partes, por onde passarão, até entrarem no Palacio de Villa-Viçosa.

Tinhao os Duques de Bragança nesta Villa a sua Corte, como temos já dito, e alli os buscavao os Reys nas occasioens mayores, como agora veremos no Duque D. Theodosio, porque para todas, as que concorrerao no seu tempo, foy escolhido. No bautizado do Infante D. Diniz, filho del Rey Chron, del Rey D. João

D. Joao III. que se celebrou a 3 de Mayo do anno III. part. 3. cap. 5. Tom.VI. de

Dita Chronica part. 3. cap. 89.

Rom. na Vida do Duque D. Theodosio I. de 1535, foy o Duque seu Padrinho; e he bem de observar o que diz o Chronista Francisco de Andrade nestas palavras: Forao Padrinhos os Infantes D. Luiz, e D. Henrique, e o Duque de Bragança, a quem por todas as rezoens era divido ser igual com os Infantes. No anno de 1543 a 12 de Mayo se achou o Duque presente ao acto dos Desposorios da Infanta D. Maria, Princeza das Asturias, na Villa de Almeirim, aonde chegou no mesmo dia com seus irmãos, para assistirem àquelle acto. Tendo ElRey desposada sua filha a dita Infanta D. Maria com o Principe D. Filippe, herdeiro da Monarchia de Castella, e havendo de ser entregue na Raya, escolheo ao Duque D. Theodosio para este acto. Foy grande o apparato, e nao menor a despeza, pela grande comitiva, que o acompanhava, e pelas ricas, e vistosas librés dos que o serviao. Levava vinte Moços da Estribeira vestidos de pano finissimo amarello com barras de veludo azul, gorras de Milao roxas, e espadas prateadas; cem alabardeiros vestidos à Tudesca de amarello, e azul, porque estas erao as suas cores (como diz a Relação, que vimos desta solemnidade) com as alabardas douradas, e com seu Capitao, que os Sessenta Moços da Camera vestidos de mandava. veludo amarello, e azul, çapatos, e gorras de razo. Seis Moços Fidalgos vestidos de veludo negro com grossas cadeas de ouro, capas de graa, çapatos de veludo, e gorras do mesmo, adereçadas com

pregaria, e medalhas ao uso daquelle tempo. Constava a recamera de oitenta azemalas guarnecidas de seda amarella, e azul, com reposteiros bordados de ouro, e seda, das mesmas cores. Trombetas com bandeiras de Damasco com as Armas do Duque, charamelas, e atabales, e todos vestidos das mesmas cores com policia, e riqueza notavel. Compunha-se o acompanhamento da sua pessoa de trezentas e cincoenta pessoas de cavallo, de que trezentos erao criados continuos da fua Cafa, os de mais, erao Vassallos seus, que por obsequio o seguiao, e todos muy luzidos com vestidos de custo. Com esta pompa acompanhou o Duque a Princeza a Elvas, onde tinha composta huma casa magnificamente, assim a copa de apparadores de prata com grandeza notavel, como as ante-cameras foberbamente ornadas de singulares tapeçarias, ricos doceis, e alcatifas, tudo digno da grandeza deste Principe. A mesa, e ocharia, nao só soy grande, mas excessiva a profusao, sendo franca para todos os que a queriao. Chegou a Princeza ao rio Caya, que divide Portugal de Castella, acompanhada do Duque de Bragança, e do Arcebispo de Lisboa D. Fernando de Vasconcellos, que a havia de seguir; e da outra parte o Cardeal Tabera, e D. Joao Martins Siliceo, Bispo de Carthagena, que depois soy Arcebispo de Toledo, o qual era Mestre do Principe, e por essa causa escolhido para esta sunças; e D. Joao Affonso de Gusmao, VI. Duque de Me-Tom.VI. Gii dina

dina Sidonia, e a Duqueza de Alva, elegida para Camereira môr. Estando desta sorte à vista huns dos outros, o Duque de Bragança disse em voz, que se ouvio, que ElRey seu Senhor o mandava para entregar a Princeza D. Maria, sua filha, a quem tivesse poderes bastantes do Emperador D. Carlos, e do Principe seu filho. Os quaes logo forao apresentados pelo Duque de Medina Sidonia, e Bispo de Carthagena: e certificados de ser aquella mesma a Princeza, e feito o auto da entrega, que leu Pedro Fernandes, Escrivao da Camera del Rey, o Duque de Bragança, que até alli tinha pela redea a mulla, em que estava a Princeza, a entregou ao Duque de Medina Sidonia, e logo chegarao a lhe beijar a mao as pessoas, que alli estavao, assim Portuguezas, como Castelhanas. Acabado o acto, que se fez com grande ordem, e durou largo espaço de tempo, o Duque de Bragança, como se tinha acabado a sua commissão, se não quiz deter; e chegando-se à Princeza, se despedio com muitas expressoens, a que ella lhe respondeo com outras tantas de agradecimento pelo serviço, que lhe tinha feito na entrega, e se recolheo com toda a sua comitiva a Elvas. Foy inimitavel o apparato do seu acompanhamento nesta occasiao, em librés, cavallos, joyas, tudo Real; magnificas ceremonias, e mesas, segundo o pedia o caso, proporcionado à grandeza dos hospedes.

Nao durou muito a uniao desta Princeza, porque

porque no anno de 1545, em que o Duque Dom Theodosio por dar alivio aos seus Vassallos, passou a visitar as terras do Estado de Bragança nas Provincias da Beira, e Traz os Montes, e entrando pela Cidade de Bragança passou à Provincia do Minho, e estando na sua Villa de Melgaço no terceiro Domingo do mez de Julho, em que se celebra a festa do Anjo da Guarda do Reyno, teve a lastimosa noticia, de que a Princeza das Asturias D. Maria, mulher do Principe D. Filippe, falecera em Valhadolid a 12 do dito mez. Sentio o Duque em extremo esta noticia, e depois de ter visto algumas terras suas, se recolheo a Villa-Viçosa. O muito, que o Duque estimava os seus Vassallos, a quem fazia justica na conservação dos seus privilegios, e favorecia com merces, o fez universalmente amado. Gozavaó os Duques por merce dos Reys a prerogativa de terem Monteiros em algumas Villas, e terras suas, os quaes erao obrigados a estarem promptos para as montarias, pelo que gozavao certos privilegios, em virtude do que o Duque passou huma Provisao, em que concedia a Prova num. 146. Martim Affonso de Sousa, Fidalgo da sua Casa, e Alcaide môr da Villa de Monte Alegre, faculdade de nomear sessenta homens para guarda do Castello da dita Villa, que gozariao dos privilegios dos Monteiros, a qual foy passada na mesma Villa a 12 de Julho de 1546. Neste mesmo anno lhe concedeo ElRey D. Joao a graça, de que os Correge. Prova num. 147.

dores

Prova num. 148.

Prova num. 149.

Prova num. 150.

Torre do Tomb.Chancelar. delKey D. Joaó 111. liv. 22. pag. 11.

dores das Comarcas, que fossem tirar residencias aos Ministros das terras do Duque, nao levassem fallario algum, nem emolumento. E por hum Alvará de 15 de Mayo de 1549 lhe fez a merce, que pudesse mandar despachar por Juizes Clerigos Letrados os feitos Civeis de fazenda da mesma sorte. que os Ouvidores, sem embargo de o prohibir a Ordenação, porque o Duque tinha para isso impetrado do Papa esta graça. No mesmo anno lhe deu outros dous Alvarás passados no mesmo dia de 21 de Mayo, em que ordenava ao Procurador da fua Coroa, que tanto, que fosse requerido por parte do Duque, se vissem logo os seus seitos, e delles desse informação a ElRey para tomar sobre isso determinação. Foy o outro para poder mandar cortar carne em Villa-Viçosa, ou em outro lugar, em que o Duque se achasse, pelo preço, que lhe parecesse, ainda que fosse por mais da taxa. Já lhe havia feito merce estando em Evora por huma Carta de 6 de Abril do anno de 1536 do privilegio, de que o Ouvidor da sua Casa (estando na Corte) pudesse conhecer de todas as causas, que à sua jurisdicção pertenciao, e ao theor deste lhe concedeo outros semelhantes privilegios.

Sentio Portugal no anno de 1554 o terrivel golpe da morte do Principe D. Joao na flor da idade, tendo nesta fatal desgraça principio tantas calamidades, como as que se seguirao depois ao Reyno. Era casado com a Princeza D. Joanna, que

fican-

## da Casa Real Portug. Liv. VI. 55

ficando pejada deu à luz o malogrado Rey D. Se- Andrade Chronic. delbastiao, como em seu lugar sica escrito, e sicando Rey D. João III. part. tao inconsolavel, que nenhuma cousa podia suavifar aquella dor, nem temperar huma ferida sem cura, determinou voltar para Castella para a companhia do Emperador Carlos V. seu pay. Foy no-Rom. na Vida do Du-meado para a acompanhar à Raya o Duque de Bra-que D. Theodol. m. s. gança, a quem não derão mais tempo para esta jornada, do que quinze dias, e que no fim delles a esperasse na Villa de Arrayolos. Partio a Princeza de Lisboa a 14 de Mayo entregue ao Infante D. Luiz, e acompanhada de muitos Senhores da Corte, que por ordem a seguiao. O Duque (ainda que em breve prazo) se preparou com tanto apparato, e grandeza, que supprio a arte ao tempo, para que nao fosse menor a magnificencia, à que acima referimos, ainda que por modo raro, sendo sunebre toda a pompa, com que conduzio entao esta Princeza. Sahio de Villa-Viçosa em huma quinta feira 17 do mez de Mayo do dito anno, com a Duqueza sua mulher, acompanhada de quatrocentos e cincoenta homens a cavallo, quasi todos continuos de sua Casa, e forao à Villa de Souzel, onde ficou a Duqueza para receber a Princeza; e mandou-se preparar com notavel grandeza, e gasto, tudo o que podia ser necessario para a sua hospedagem, e da Corte, que a seguia. O Duque passou a esperar pela Princeza a Arrayolos, onde tinha dado providencia à hospedagem da mesma Senho-

ra, e de toda a fua familia, com a magnificencia, e grandeza, que à sua pessoa convinha; e acabando de chegar a gente de cavallo, que esperava para o acompanharem, que erao Vassallos seus daquella Provincia, porque nao houve tempo para virem das outras, os quaes com os do serviço da sua Casa chegavao a oitocentos e cincoenta, a que ajuntando os que hiao com os Fidalgos, que o acompanhavao, seriao quasi novecentos e cincoenta. Em o Sabbado pela manhãa fahio de Arrayolos o Duque com toda esta grande comitiva, conforme a ordem, que delRey tinha; e tendo caminhado meya legoa distante da Villa, teve hum aviso do Infante D. Luiz, em que ElRey lhe ordenava, que fosse esperar a Princeza dentro na Villa nas casas, aonde ella havia de pousar; sendo o motivo, porque quando os Duques encontrao a ElRey no campo, se apeao para lhe beijar a mao, e ElRey os manda pôr a cavallo, e assim lha beijao; e por quanto a Princeza caminhava em liteira serrada, e nao podia praticar com o Duque este ceremonial, ordenou ElRey, que elle a esperasse em sua casa. Pelo que em virtude deste recado determinou recolherse logo à Villa, porém antes que o fizesse, mandou pôr em ordem a gente, que levava, para que naquella fórma esperasfem a Princeza quando passasse; e porque a gente era muita, e toda bem vestida, e luzida, fazia huma agradavel, e pomposa vista. O Duque acompanhado de Francisco de Mello de Castro, e de cinco criados ,

dos, voltou à Villa a esperar a Princeza, na fórma determinada. Chegou esta a Arrayolos às dez horas, e apeando-se sobio, e na primeira sala a esperava o Duque para lhe beijar a mao, e o Infante D. Luiz lha entregou, e beijando a mao à Princeza se despedio della, e sem fazer mais demora, foy jantar fóra da Villa a huma Quinta do Conde de Vimioso, a que chamao a Sempre Noiva, aonde o Duque lhe tinha mandado preparar de comer, nao fó para a sua pessoa, mas para todos os que o seguiao, que erao trezentos homens de cavallo. He de advertir, que sendo dia de peixe, e aquelles lugares distantes dos pórtos do mar, foy grande o regalo, e a abundancia, com que a Princeza foy fervida, e da mesma sorte os Fidalgos, que alli se acharao, e os seus criados, com huma profusao tal, que a todos alcançou a grandeza do Duque, e no que se perdeo, e sobejou muito mais, de sorte que deu de comer a todos os que o quizerao ir buscar às fuas ocharia, e cosinhas, como tambem cevada com largueza para todos os cavallos, e bestas, que na Villa se acharao. Deteve-se a Princeza este dia, e o de Domingo, em que se vio igual abundancia de carnes, e das aves mais delicadas, e exquisitas, com a melma profusao. Na segunda seira partio a Princeza desta Villa para a de Souzel, aonde a esperava a Duqueza de Bragança, a quem a Princeza tratou com grandes honras, e especial carinho, c acolhimento, regulado pela grande estimação, que Tom. VI. efta

esta Serenissima Casa deveo sempre, não só à Real de Portugal, mas à de Castella, que havia tao pouco tinha participado do seu sangue. Desta Villa foy a Princeza dormir à de Arronches, onde cessou a mayor parte da despeza do Duque, por comprazer a André de Sousa, Alcaide môr da Villa, que quiz fazer a despeza desta hospedagem, a qual sez com largueza. Nao se deteve aqui a Princeza, porque na quarta feira deu o Duque ordem de a pôr na Raya, e entregalla a quem vinha para isso. O Capitao da guarda do Duque, que era de cem Alabardeiros, que em toda a jornada o acompanharao sem alabardas, se puzerao com o seu Capitao todos com luto daquelle tempo, e com as alabardas envernizadas, na praça, que estava diante do Palacio, para o acompanharem ao lugar, aonde havia de ser a entrega da Princeza. Era grande a comitiva, que a acompanhou à Raya, onde todos pararao, estando da outra parte D. Pedro da Costa, Bispo de Osma, D. Christovao de Roxas e Sandoval, Bispo de Badajoz, e D. Garcia de Toledo, que era nomeado Mordomo môr para a dita Princeza, aos quaes se havia de fazer a entrega: vinhao outras pessoas de grande representação, como Ruy Gomes da Sylva, Principe de Eboli, D. Antonio de Toledo, Prior da Ordem de S. Joao de Malta em Castella, e Estribeiro môr, D. Diogo de Cordova seu Tenente, o Marquez de Pescara, o Marquez de Berghen, o Conde de Egmon, o Conde

de de Lemos, o Conde de Horne, o Correyo môr, e outros, que chegarao a Arronches, ficando a Corte esperando com as pessoas Reaes em Alcantara. O Duque de Bragança sem fazer auto, nem outra solemnidade das costumadas, a entregou aos Bispos, e ao Mordomo môr, e beijandolhe a mao se despedio da Princeza. Estavao para a acompanhar quarenta cavallos ligeiros, que erao da guarda do Principe, além dos que seguiao aquelles Senhores, que erao cem homens de cavallo. E da gente Portugueza, que a acompanharao, passarao de duas mil pessoas de cavallo. Todos os que seguirao ao Duque vestirao luto pezado conforme o uso daquelle tempo. Entre as muitas pessoas, que acompanharao ao Duque, forao D. Jayme, e D. Constantino seus irmãos, que ElRey mandou de Lisboa, D. Francisco de Mello seu cunhado, depois Marquez de Ferreira, que desde Souzel o seguirao até à Raya, com grande comitiva de cavallos, vasfallos, e criados; D. Jayme começou em Montemôr a servir às Damas da Princeza até à volta com notaveis refrescos, e dando aos demais, que quizerao, a sua mesa. Entre outros Fidalgos, que acompanharao ao Duque, achamos Manoel de Abreu de Sousa, Ruy de Abreu seu irmao, D. Joao de Faro, Manoel Machado, Francisco Machado seu filho, André de Sousa, Francisco da Sylveira. O Principe de Castella veyo a Alcantara a ver a Princeza, acompanhado de muitos Senhores principaes da Tom.VI. Hii

Corte, onde o Duque o mandou visitar por D. Luiz de Noronha, Fidalgo bem honrado, seu Estribeiro môr. Os irmãos do Duque, D. Jayme, e D. Constantino, sorao incognitos a Alcantara a ver o Principe, o qual sabendo da sua chegada os quiz ver, e os tratou com notaveis expressoens, porque lhe tirou o chapeo, e os mandou cobrir, e com palavras de grande estimação os honrou; dandolhe hum recado para o Duque de Bragança, que assim como entregou a Princeza se recolheo a Villa-Viçosa, onde ElRey lhe mandou agradecer a grandeza, e liberalidade com particulares demonstrações de amor, amizade, e satisfação de tudo o que na intrada obrare.

jornada obrara.

Tres annos sómente durou a vida delRey D. Joao III. depois da morte do Principe D. Joao seu silho. Succedeolhe na Coroa seu neto ElRey D. Sebastiao, sobindo do berço ao Throno no anno de 1557; e logo começou a experimentar a Casa de Bragança a falta delRey, porque valendo-se industriosamente a lisonja de novidades para encobrir os seus interesses, se aproveitou agora da tutela, e regencia da Rainha D. Catharina, D. Antonio, Prior do Crato, a quem o Infante D. Luiz seu pay creara como a seu herdeiro, e successor, pertendendo como silho de Infante preceder ao Duque de Bragança, reputando-se por legitimo; ponto, que elle disputou depois, e pertendeo sazer crer ao Mundo. Pertendia D. Antonio muy fortemente prece-

der ao Duque de Bragança, pelo que o Duque revestido da sua prudencia, por nao turbar hum acto, em que a Rainha estava presente, se accommodou, fazendo hum protesto, o qual tomou o Secretario de Estado Pedro de Alcaçova Carneiro; e a Rainha depois por hum Alvará declarou, que pela ne- Prova num. 151. cessidade do tempo, em que havia chamado ao Duque para tomar o seu conselho sobre a urgente necessidade de soccorrer Mazagao, que se achava sitiado pelos Mouros com grande poder, e sobre outras cousas pertencentes ao Reyno, o Duque sómente pela servir viera logo; porém lhe representou, que nao podia affistir no Conselho, havendo D. Antonio de o preferir por qualquer modo, pois elle por muitas causas lhe havia de preceder: e nao permittindo a angustia, e brevidade do tempo dar lugar a se tomar determinação, lhe rogou, que por hora nao disputasse esta materia, ficandolhe sempre salvo o seu direito, sem que pudesse ser allegado, nem servirlhe de nota ao seu caracter, e representação, para que o Duque requeresse sua justiça, como se tal materia nao tivesse succedido; os quaes actos de nenhuma maneira poderiao dar direito a D. Antonio, porque o Duque pelos rogos da Rainha, e pela servir se accommodara, com a condição de lhe não prejudicar. Pelo que a Rainha declarava, que nenhuma das occasioens, em que o Duque concorrera com D. Antonio, ou fosse na sua presença, ou no Conselho, nao deviao

prejudicar nem ao Duque, nem a seus successores em cousa alguma, nem chamarse à posse, pelo que de motu proprio, poder Real, e absoluto o declarava para que em nenhum tempo houvesse duvida; cujo Alvará foy passado em Lisboa a 10 de Mayo de 1562. O Duque fez huma representação tão nervosa, como verdadeira, sobre esta materia, em que mostrava, que pelo Estado da Casa de Bragança, e titulo de Duque tao antigo, estavao na posse, e costume os Duques de Bragança de precederem a todos os Senhores do Reyno, não fendo Infantes, ou filhos legitimos dos Infantes, porque estes pelo chegado parentesco com a Coroa Real se lhes devia superioridade, e precedencia, o que nao concorria em todos os outros, ainda que fossem parentes da Coroa, se o parentesco era por linha, que nao fosse de legitimo Matrimonio, porque estes nao tinhao aquella prerogativa: pelo que os Duques de Bragança os precederao, e assim fora determinado em Confelho por mandado del Rey D. Manoel, entre o Duque D. Jayme seu pay, e o Mestre de Santiago D. Jorge, que por filho del Rey D. Joao II. pertendeo preceder ao Duque, e por nao ser legitimo, posto que sosse legitimado, se julgou a precedencia a favor do Duque D. Jayme seu pay, que conservou em quanto viveo, e elle Duque até o presente. De mais, que o Duque era neto da Duqueza D. Isabel, irmãa delRey D. Manoel, filha do Infante D. Fernando, neta del Rey D. Du-

arte,

arte, de quem descendia por linha direita, e legitima; e no caso de faltar a successão do Reyno na linha reinante, e nao houvesse outros parentes da Cafa Real, senao o Duque, e D. Antonio, ao Duque, como a legitimo successor, posto que em grao mais distante, pertencia a successão do Reyno, e nao a D. Antonio, pelo defeito da bastardia: e sendo o Duque mais propinquo, e habil à succesfao do Reyno, tinha huma prerogativa tao grande, que era o mais elevado estado, e honra, que se podia imaginar. E que supposto se allegava a favor de D. Antonio ser filho do Infante D. Luiz, que fora Principe presumptivo deste Reyno em quanto ElRey seu irmao nao tivera filhos; esta razao suffragava sómente a savor do Duque, porque seu pay o Duque D. Jayme tambem sora jurado Principe herdeiro do Reyno no tempo, que El-Rey D. Manoel nao teve filhos, e que elle era legitimo successor, e herdeiro de seu pay, nao só nos Estados, mas em todas as suas prerogativas, e direitos do sangue, e D. Antonio era bastardo, a quem nao passavao, nem podiao passar, pelo deseito da pessoa, as preeminencias do pay, nem se podia chamar da sua familia, e linhagem. Nem menos podia ficar habilitado para esta honra pelo motivo de ser legitimado por ElRey; porque a legitimação era huma graça especial, que não se podia entender ser seita em prejuizo do Duque, nem daquelles Senhores, que pudessem ter a mesma pertençaő;

tençao; porque sómente obrava a legitimação para o habilitar, e fazer capaz da herança, e patrimonio do Infante, de que era incapaz: porque de outra sorte concorriao na dita legitimação duas especialidades contra disposição do Direito, huma a capacidade da herança, a que o habilitava, e outra o prejuizo de terceiro, privando ao Duque do direito da precedencia, e dalla a D. Antonio, o que pelo Direito se nao permitte. E se sazia mais sensivel esta novidade de D. Antonio por ser esta materia já praticada, e determinada por muitas vezes neste Reyno, nao sómente por ElRey D. Manoel, como fica dito, mas por ElRey D. Joao feu filho; e se via evidentemente, que quando D. Diniz, tio, e sogro do Duque, e o Condestavel D. Assonso, fisho do Duque de Viseu, que sendo ambos netos do Infante D. Fernando, e segundos netos del Rey D. Duarte, e ambos em igual grao de parentesco com ElRey D. Manoel, e sendo differentes as linhas, porque a de D. Diniz era por femea, e fosse irmao fegundo do Duque D. Jayme, porque era legitimo, precedeo ao Condestavel por ser bastardo, ainda com a melhoria da linha fer masculina: e o mesmo se havia praticado com o Senhor D. Duarte, o qual ainda que filho de Infante mais moço, precedia a D. Antonio, sem que houvesse respeito a ser filho do Infante D. Luiz, que precedera a todos os Infantes seus irmãos, pelo direito de ter nascido primeiro, o que nao seria assim se a legiti-

gitimação, que tinha, lhe dera o privilegio, e prerogativa do Infante seu pay, como a tinhao os legitimos, por ser declarado em Direito, que nas taes legitimações não se entende ser concedida a prerogativa do sangue, e privilegio do pay; estylo praticado no Reyno, não sómente na precedencia, e honra dos lugares, mas na quebra, com que usao as Armas, de que se vè a differença, que ha de legitimos a legitimados, que o Direito chama dispensados, para mais os restringir a que não usem das prerogativas dos legitimos, senao com a differença, que se deve observar entre huns, e outros; sendo cousa não só praticada em Hespanha, mas ainda mais em França, Alemanha, e Inglaterra. E o que mais ainda mostrava o pouco fundamento de D. Antonio, era, que nos apontamentos, que ElRey D. Joao fizera, em que declarara à Rainha Regente, e Governadora do Reyno, nelles se via, que sazendo menção do Senhor D. Duarte, e dos Duques, nenhuma fizera de D. Antonio: pelo que bem se deixava entender, que nao podia haver tençao de que elle lhe houvesse de preceder. E no tempo do mesmo Rey succedera, que os irmãos do Duque tinhao com elle o mesmo parentesco, que D. Antonio tinha com ElRey D. Sebastiao: e sendo elles legitimos, e parentes mais chegados hum grao, que o Duque de Aveiro, este os precedera pela representação do titulo, e Estados, que tinha; e que por esta mesma razao devia o Duque preceder a Tom. VI.

D. Antonio pelas dignidades, sangue legitimo, e Estados, que gozava. Ultimamente, que Martim Affonso de Sousa, donde procediao todos os Sousas, fora criado da sua Casa, e que era bisneto del-

Rey D. Diniz; e D. Joao de Eça, que tambem fora criado della, era bisneto del Rey D. Pedro; e estando a sua Casa na posse de ser servida por bisnetos por bastardia de Reys, seria injustiça, que sendo o Duque Senhor da mesma Casa, fosse precedido por D. Antonio sendo neto bastardo, ainda que de hum Rey. Nao se determinou entao este negocio, porém o Duque nao só se nao deixou preceder mais que de Dom Antonio, na referida occasiao, mas obteve o lugar, que lhe era devido, precedendolhe no acto das Cortes, que se celebrarao no anno de 1562, como se lê no Formulario, que para este acto sez o Secretario Pedro Prova num. 152. de Alcaçova, que se póde ver nas Provas, e soy o que entao se praticou. E já no acto do levantamento, em que ElRey D. Sebastiao foy jurado, teve o Duque melhor lugar, que D. Antonio. El-Rey estava no throno assentado em huma cadeira. e de traz o seu Ayo, e Ama, o Cardeal Infante D. Henrique da parte direita diante del Rey, o Duque de Bragança da esquerda, descuberto, e da direita o de Aveiro, com as costas na parede; o Senhor D. Duarte no lugar de Condestavel, em pé com o estoque, e a par delle o Senhor D. Antonio, e o Arcebispo de Lisboa, e por esta ordem todos os mais

# da Casa Real Portug. Liv. VI. 67

mais Senhores da Corte, e Fidalgos, como podiao, e acertavao, e todos de joelhos, e descubertos. O Doutor Antonio Pinheiro se levantou, e dita a sua proposta, leu o Secretario Pedro de Alcaçova a procuração da Rainha para o Cardeal Infante jurar em seu nome. O Cardeal tomando o sceptro, o poz na mao delRey, e sez o juramento, e na mesma fórma o Senhor D. Duarte, a quem se seguio o Duque de Bragança, e depois os mais. Não tiverao os Senhores desta Casa neste Reynado toda aquella attençao, que se lhe devia pela sua representação, e que merecerão sempre aos Reys seus

antepassados.

Era grande a generosidade do Duque Dom Theodosio, e nao menor o desejo de gratificar com merces aos Fidalgos, que o serviao. Tinha o Papa Leao X. à instancia delRey D. Manoel, concedido ao Duque D. Jayme desmembrar algumas Igrejas do seu Padroado, que erigio em Commendas, como já dissemos. Com este exemplo conseguio o Duque D. Theodosio dividir algumas Commendas, e com effeito o Papa Paulo III. lhe concedeo esta graça por huma Bulla passada em Ro- Prova num. 153. ma a 29 de Mayo do anno de 1536; e depois seu successor Julio III. com nova concessão ampliou esta graça por Bulla passada em Roma a 8 de Ma- Prova num. 154. yo do anno de 1551, de sorte, que teve o Duque faculdade Apostolica para dividir algumas Commendas grossas, e repartir os frutos, e rendimentos Tom. VI. de

de cada huma dellas em as Commendas, que lhe parecesse, apresentando nellas Cavalleiros professos da Ordem de Christo, que elle nomeasse, os quaes Prova num. 155. faziao aos Duques o mesmo preito, e homenagem, que os demais Commendadores fazem aos Reys, como Governadores, e perpetuos Administradores da Ordem de Christo; sendo aquella graça concedida com a clausula, de que a Commenda, que sicasse com a invocação da Igreja Matriz, de que se tiravao os frutos, e rendimentos, fosse a de mayor renda, que cada huma das outras. E assim a Commenda de S. Bartholomeu do Rabal, no Termo da Cidade de Bragança no Bispado de Miranda, que tinha vagado por falecimento de Pedro Vasques, ultimo possuidor da dita Commenda, se dividio em sete, a saber: S. Bartholomeu, S. Lourenço, Santa Olaya, Santa Maria, S. Lourenço de Pisquideira, S. Vicente de Gradamil, e S. Joao de Maneira: e requerendo a ElRey D. Sebastiao, como Governador, e perpetuo Administrador da Ordem de Christo, désse seu consentimento para o esseito desta graça, que o Papa lhe tinha feito, ElRey a approvou Prova num. 156. por Carta passada em Lisboa a 10 de Setembro de 1557. Na mesma fórma lhe concedeo o mesmo Pa-Prova num. 157. pa a faculdade para poder dividir em duas a Commenda de Santa Maria de Moreiras no Termo da Villa de Chaves, Arcebispado de Braga, que va-

> gara por D. Christovao Manoel seu ultimo possuidor, além de outra, que della já estava desmem-

> > brada.

brada, a que chamao a Commenda da Pensao, a faber: Santa Maria de Moreiras, e Santiago Doura. Dividio tambem em seis por concessão do Pa- Prova num. 158. pa Julio III. a Commenda de S. Gens de Parada no Termo da Cidade de Bragança, do Bispado de Miranda, que vagara por D. Martinho de Tavora, seu ultimo Commendador, a saber: a mayor da Igreja Matriz S. Gens, Santiago, S. Pedro, S. Lourenço, S. Antonio, e Santa Maria Magdalena; huma, e outra graça, que o Papa concedera, approvou ElRey, como Grao Mestre, por Cartas da mesma data acima; porque esta divisao fez o Duque por huma vez, ainda que por diversas supplicas. Depois dividio em duas a Commenda de S. Pedro de Babe no Termo da Cidade de Bragança, Bispado de Miranda, que vagara por Fernao Pereira; ficando a principal com a invocação antiga, e a outra com a de Nossa Senhora de Gemonde, por Bul- Prova num. 159. la do mesmo Papa, no que ElRey como Grao Mestre consentio por Carta de 4 de Mayo de 1561, ficando desta sorte com mayor numero de Commendas, em que pudesse prover as pessoas, que o servissem, porque esta he a condição da primeira Bulla do Papa Leao X. a que estas agora se referiao, e já em seu lugar temos dito.

Succedeo morrer a Duqueza D. Isabel em 24 de Agosto do anno de 1558, e tendo sido dilatada esta uniao, nao deixou mais que hum filho, e supposto, que o Duque D. Theodosio sentio com grande

grande extremo a sua morte; porém como o tempo com hum esquecimento prodigioso costuma curar semelhantes golpes, se moderou de sorte neste,

que no anno seguinte passou a segundas vodas. Entre as Senhoras, que havia na Corte, foy preferida D. Brites de Lencastre, filha de D. Luiz de Lencastre, Commendador môr da Ordem de Aviz, que era filho do Senhor D. Jorge, Duque de Coimbra, filho delRey D. Joao II. Seu pay a dotou com cincoenta mil cruzados, de que se fizerao Provanum, 160. os contratos deste matrimonio em casa do Duque por seu Procurador Joanne Mendes de Vasconcellos, Fidalgo da fua Cafa, e da outra Francisco Correa, do Conselho delRey, e o Licenciado Lopo Mendes, Advogado da Casa da Supplicação, como Procuradores do Commendador môr. Foy este contrato por dote, e arrhas, conforme a Ley do Reyno, com aquellas claufulas ordinarias da terça parte do dote; porém que ainda que nao era por Carta de ametade, tudo o que se adquirisse, durando o matrimonio, por qualquer modo, se communicaria entre elles; e que o Duque empregaria todo o dote em bens de raiz para mayor segurança delle, com outras claufulas a favor da dita Senhora; foy feito em o 1 de Setembro do anno de 1559. Effeituou-se a voda sem licença delRey, e contra a vontade da Rainha Dona Catharina, Regente do Reyno na menoridade de seu neto ElRey D. Sebastiao, a qual tendo noticia, de que se cuidava

neste

# da Casa Real Portug. Liv. VI. 71

neste tratado, mandou infinuar ao Duque a pouca necessidade, que tinha de querer passar a segundo casamento no tempo, em que devia sómente cuidar no de seu filho, a quem já faltava tao pouco tempo para completar a idade competente para o thalamo, e que assim só o estabelecimento de perpetuar nelle a sua Casa devia ser o unico objecto da sua idéa, e nao procurar huma alliança em tempo, que se achava avançado nos annos, e com hum fuccessor robusto, em quem affiançava as mais bem fundadas esperanças; e com razao, porque já neste tempo estava tratado o casamento de seu filho com a Senhora D. Catharina: e ainda que a segunda esposa era muito illustre, com tudo nos filhos, que poderia ter, se dissiparia o patrimonio da Casa de Bragança com os alimentos, e com os dotes, com que multiplicava os encargos. Porém o Duque, ou porque tinha adiantado este negocio, em que parece entrou com alguma inclinação, ou porque nelle tinha empenhado a sua palavra, lhe pareceo duro faltar ao que tinha ajustado com pessoas tas grandes, como erao o Duque de Aveiro, e o Commendador môr de Aviz, este pay, e aquelle tio de D. Brites: e porque nao houvesse algum embaraço, que quando não desfizesse o tratado, ao menos o suspendesse, se recebeo em segredo por palavras de presente na madrugada de huma segunda feira, que se contavao 4 de Setembro do referido anno, a que assistirao o Duque de Aveiro, e ou-

tras testemunhas. Teve a Rainha logo a noticia pelo Cardeal Infante D. Henrique, a quem Martim Affonso de Sousa a participou, e sentindo a desobediencia mandou ao Regedor, (devia ser Joao da Sylva, Senhor de Vagos) que dissesse ao Duque, que ElRey lhe ordenava, que dentro em seis dias depois daquelle recado, se achasse na Villa de Torres Vedras, aonde estaria, nem sahiria della sem especial licença sua, e que sómente poderia ir ouvir Missa, e os Officios Divinos ao Mosteiro de Varatojo. No mesmo dia, que erao sete do referido mez, o sobredito Regedor intimou ao Duque de Aveiro outra ordem delRey, para que no outro dia sahisse da Corte, e se passasse à Banda dalém, e nao entraria na Corte, nem no Termo de quatro legoas à roda della, sem especial ordem sua, nem menos em Setuval. A D. Luiz de Lencastre mandou dizer por Balthafar de Faria, seu Desembargador do Paço, que depois foy Almotacé môr, que fosse para a Villa de Thomar, na qual residiria até ordem sua em contrario. Dom Francisco Manoel fallando neste Matrimonio, diz: Jusgo que en los Principes son menos utiles, que ocasionadas las segundas vodas, porque se advertimos los exemplos, mas vezes desminuye la authoridad, que ensancha la descendencia. No hallo causa politica, que escuse de reprehensibles tales matrimonios, quando los Principes tengan herederos, porque el dar nuevos hermanos a Jus successores, y a que se consiga igualdad en la san-

D. Francisco Manoel, Theodosso del nombre 11. 4. part. hb.2.

# da Casa Real Portug. Liv. VI. 73

gre, no podrá en la grandeza: lo que de los grandes no es corta infelicidad, que los obliga a vivir ò pobres, si de la hacienda les reparten, ò de la autoridad si no se la reparten. No hablo aqui de los Reys, cuyos interesses suelen reduzirse a guerra, ò paz que tienen por medio, ò sin este genero de acomodamiento. A estimação, que saço dos Escritos deste illustre Author, me obriga a algumas vezes transcrever as suas proprias palavras para satisfazer aos que estima o as suas Obras.

Nao durou muitos dias este desterro, porque em 4 do mez seguinte achamos a ElRey fazendo merces ao Duque, como se vê na seguinte. Achava-se o Duque D. Theodosio casado segunda vez, e desejando, que por seu falecimento nao houvesse duvidas na successao da Casa, recorreo a ElRey D. Sebastiao, que declarou por hum Alvará de 4 Prova num. 161. de Outubro de 1559, que no caso, que seu filho primogenito falecesse em sua vida, deixando filho legitimo, e ainda que houvesse algum outro filho, tio do tal neto, este succederia na Casa, e Estado de Bragança, e nao o tio; e he para fazer reflexao, que diz ElRey, que havendo seu avô, sobre esta materia, ouvido os do seu Conselho, e Letrados, tinha determinado fazer Ley, que quando o neto, filho do primogenito varao, filho do possuidor de quaesquer terras da Coroa, ou de quaesquer outros bens vinculados, concorresse com o tio na successao da Casa, o neto succedesse nos taes bens, e Tom. VI. K Mor.

Morgado, posto que seu pay falecesse primeiro, que seu avô possuidor delles, precedendo o neto ao tio na tal successão, sem embargo de ter nascido primeiro, que o sobrinho, e que sobre este caso estava ElRey determinado a fazer Ley geral conforme a intençao, e determinação del Rey seu avô: pelo que agora por fazer merce ao Duque de Bragança, e a seus filhos, e netos, e os conservar em paz, ordenava, que precedesse o neto ao tio, declarando nesta fórma, para que ainda que por faleci. mento do Duque de Bragança D. Theodosio houvesse outro filho, ou filhos, para entao declarava, e determinava, que o dito neto precederia ao tio na successão da Casa, como houvera de preceder o primogenito a seu pay como se vivo sora; porém que havendo alguma doação na Casa, em que expressamente se determine, que o tio succeda em algumas cousas, que o Duque possuía, neste caso se cumprao as doações; mas não declarando, que o tio succeda, succederá o neto, para o que houve dispensadas todas as Leys, ordenando, que se houvesse de observar o como elle determinava : accrescentando, que no caso, que o filho primogenito do Duque casasse com a filha do Insante D. Duarte seu tio, e nao tivessem silho varao, e houvesse filha, neta do dito Infante, e do Duque, esta succederia na Casa de Bragança na mesma conformidade, que o neto, precedendo ao tio, sem embargo do sexo, porque assim era sua vontade, e pelo grande

grande parentesco, que a filha do Infante tinha com ElRey, derogando para isso expressamente a Ley mental, e todas as mais Leys, o que fazia de poder Real, absoluto, e certa sciencia, e com todas as clausulas necessarias para a sua firmeza; sendo a mente del Rey conservar esta grande Casa na primogenitura, evitando contendas entre os de mais filhos, que pudesse nella haver. Sobre esta questao escreveo o subtilissimo Manoel da Costa, insigne Jurisconsulto, o seu Tratado de Patruo, & Nepote: e parece que esta declaração, que se fez a favor da Serenissima Casa de Bragança, estava presente a El-Rey D. Joao IV. quando nas Cortes do anno de 1645 adoçou nesta parte a Ley Mental, para que quando o neto varao succedesse ao avo, sendo morto primeiro seu pay, sosse este neto o que succedesse nos bens da Coroa, e nao o tio, como a Ley Mental dispunha: porém sempre a Casa de Bragança ficou com o privilegio, de que a filha precedesse à tia. No dito anno de 1559 havia ElRey declarado por hum Alvará de 26 de Abril, que na Prova num. 162. avaliação dos Officios, que mandara por suas Cartas fazer em todos os Lugares do Reyno, em que os seus Corregedores nao entravao por via de correição, se não fizesse em nenhum dos Lugares do Ducado de Bragança, excepto nos que fossem de data sua. Depois sez merce ao Duque, de que todas as cousas, que lhe viessem por terra de quaesquer partes por via de Badajoz, ainda que fossem dese-Tom.VI. K ii zas,

zas, por serem de contrabando, ou entrassem pelos

Portos Secos, pudessem entrar por cada hum delles, onde os Officiaes, a quem estava encarregada a sua guarda, as sellariao, e mandariao por hum guarda em direitura à Alfandega da Cidade de Lisboa, e nella seriao as ditas cousas despachadas, e entregues à ordem do Duque, sem dellas pagar dizima, em virtude do privilegio, que para nao pagar tinha, observando-se a forma delle. Foy este Prova num. 163. Alvará passado em Lisboa a 4 de Dezembro de 1562. Neste anno o Duque de Saboya Carlos Manoel mandou visitar ao Duque por hum seu Gentilhomem, com huma Carta de crença chea de muitas attenções; não pudémos averiguar qual fosse o motivo, que deu causa a esta tao publica expressao do Duque de Saboya para o de Bragança.

Nao houve no tempo do Duque guerra em Portugal, porque lograva da felicidade da paz: nao consentio ElRey D. Joao, que elle se achasse na empreza da Goleta, e Tunes, em que deixaria assinalado o seu nome. Porém às militares emprezas de Africa nao faltou com os mayores affectos de valor, e grandeza, mandando quatrocentos cavallos ao soccorro de Casim, intentando passar à Africa duas No apertado sitio, que sofreo Mazagao, de que com prompto soccorro prevenio o golpe, com que os Mouros ameaçavao aquella Praça, a fábia prudencia da Rainha D. Catharina, Governadora do Reyno, determinando mandar alli vinte mil

Maris Dialogo V. ad ann. 1562.

# da Casa Real Portug. Liv. VI. 77

mil homens, offereceo-se o Cardeal Infante Dom Henrique, com zelo da Religiao, e do Reyno, para esta facçaõ. Agradeceolho muito a Rainha; mas escolheo para ella ao Duque de Bragança, a quem o robusto da idade, e o estado, que seguia, faziao mais proprio para governar aquelle Exercito, do que hum Ecclesiastico. Nao teve effeito a jornada do Duque, porque os Mouros levantarao o sitio, privando-o a fortuna sempre da gloria militar, a que o levavao os seus espiritos generosos, querendo merecer no Mundo pelo braço tao grande nome, como alcançara pelo nascimento; mas se as occasioens lhe faltarao na guerra, na paz soube magnanimamente adquirir immortal gloria, porque nada he nos Principes tao venerado, como o amor, que adquirem pelas proprias virtudes, sendo o acolhimento, e benignidade o que os faz mais respeitados. Soube o Duque D. Theodosio, com hum genio affavel, adquirir universal applauso pela grandeza do seu animo, porque parecia haver nascido para honrar aos homens benemeritos, e para estimar os que exercitavao as virtudes, porque nelle tiverao amparo todos os que erao dignos da estimação. Communicava com os eruditos com familiaridade, mostrando logo no seu benigno animo o bom conceito, que fazia delles. Aos professores das artes liberaes era muy grato. Gostava da Pintura, da Escultura, do manejo das Armas, e dos Cavallos, e ainda da Alveitaria. Teve grande curiofidade em fe

se instruir do que passava nas Cortes Estrangeiras, e a este sim entretinha nellas Agentes à sua despeza, para que lhe participassem tudo o que succedia, principalmente na Curia Romana, na Corte do Emperador, e em Veneza. Da util curiosidade deste Principe se fizerao varios volumes de Relações, a que chamavao depois: Os Livros das muitas cousas; e Fr. Jeronymo Roman affirma, que erao dignos de se ver pelo que continhao, do que naquelle tempo passara. Foy grande estimador dos monumentos da veneravel antiguidade, fazendo trazer de Terena varias Inscripções marmoreas, que permanecem collocadas na porta do Mosteiro de Santo Agostinho de Villa-Viçosa. Estas Inscripções, ainda que andao copiadas em alguns Authores, nos pareceo trasladallas fielmente neste lugar.

DEO. ENDOVEL
LICO. PRÆSTAN
TISSIMI. ET PRÆSEN
TISSIMI NUMINIS
SEXTUS. COCCEIUS
CRATERUS. HONORINUS. EQUES. ROMANUS. EX. VOTO.

ENDOVELLICO ALBIA JANUARIA ENDOVELLICO SACRUM. MAR CUS. JULIUS. PROCULUS ANIMO. LI SENS. VOTUM SOLVIT.

DEO. ENDOVELLICO. SAC.
JUNIA. ELIANA. VOTO. SUCCEPTO
ELVIA. YBAS. MATER. FILIE
SUÆ VOTUM. SUCCEPTUM.
ANIMO. LIBENS. POSUIT.

D. ENDOVELLICO. SA AD RELICTICIUM. EX T. NUMIN. ARRIUS. BA DIOLUS. A. L. F.

Q. SEVIUS. Q. F. PAP. FIRMANUS VOTUM DEO ENDOVELLICO S. L. M.

ENDOVELICO CRITONIA MAXUMA EX. VOTO. PRO CRITONIA. C. F.

C. JULIUS. NOVATUS
ENDOVELLICO
PRO. SALUTE
VIVENNIÆ
VENUSTÆ
MANILIÆ. SUÆ.
VOTUM. SOLVIT.

A sua Casa sobre a real grandeza, com que a recebera, poz o Duque em tal harmonia, esplendor, e magnificencia, que em tudo parecia Corte de Principe soberano; porque ella era servida com Officiaes da Casa, que guardavas a mesma etiqueta, que a Real. No modo, com que tratava seus irmãos, e as grandes pessoas, e Embaixadores, Fidalgos, Bispos, e mayores Dignidades, Vedores da Fazenda, os Fidalgos da sua Casa, e Officiaes mayores della, os Moços Fidalgos, e mais officios nobres da Casa, em tudo havia inviolavel pratica, de sorte, que o Duque com todos mostrou sempre superioridade.

Com-

Compunha-se a sua Casa de todos aquelles Officiaes, que costuma ter os Reys, nem depois delles os tiverao nunca neste Reyno mais, que os Infantes, e a Serenissima Casa de Bragança, onde havia Regimento de cada hum dos officios, com a obrigação do emprego de cada hum. Do Duque D. Theodosio achey, que sora seu Camereiro môr Vasco Fernandes Caminha, Fidalgo de grande authoridade na Casa do Duque, porque sobre os seus annos, que o faziao respeitado; a prudencia, e capacidade, com que servia, o faziao estimado igualmente do Duque, que das pessoas Reaes. Seu Estribeiro môr foy Ayres Gonçalves Barreto; Veadores da Casa, Heitor de Figueiredo, e Fernao de Castro; Trinchante, Fernao Pereira; Copeiro môr, D. Martinho de Tavora; Caçador môr, Gonçalo de Azevedo; Martini Affonso de Sousa Pagem da campainha, e da lança; Tristao de Sousa de Ocem, Pagem da mala, e Nuno Alvares Pereira, Pagem dos livros, todos Fidalgos por nascimento, e muitos conservao hoje as suas Casas em muy esclarecida posteridade. Era seu Secretario Antonio de Gouvea, pessoa de grande confiança, e talento; tinha Ministros, e Desembargadores, que despachavao as causas pertencentes aos seus Estados; sorao seus Desembargadores ao mesmo tempo Joanne Mendes de Vasconcellos, e Gaspar Lopes. He de saber, que estes officios nao erao sómente no nome, mas no exercicio, que observavao com gran-Tom. VI. de

de pontualidade no serviço da Casa, e da pessoa do Duque. Este mesmo estylo se praticava nas jornadas, e nos divertimentos, porque nada alterava o uso, e costume, com que o respeito deste Principe se conservava; sendo em tudo a sua Casa semelhante à Real no modo, com que cada hum se occupava no seu emprego. Vi hum papel escrito naquelle tempo, em que succintamente se relata o modo desde que se levantava o Duque, como fallava, e como affistia à Missa, e a ceremonia, e apparato da mesa. Em tudo se distinguia na grandeza, e para demonstração do referido relatarey sómente agora o estylo, que praticava nos dias, em que se divertia na caça. Sahia o Caçador môr de sua casa com hum Pagem a cavallo, e com vinte e quatro Caçadores, além dos Moços da caça, a pé, e a cavallo; os Falcoeiros com os seus falcoens, e outros passaros da caça de altenaria o hia 5 bufcar, e acompanhavao até o terreiro do Palacio do Duque, e alli o esperavao com os Pagens da lança, e mala. O Duque sahia com o seu Estribeiro môr, que às vezes levava hum Pagem, e algumas dous a cavallo, acompanhado de vinte e quatro Moços da Estribeira, vinte e quatro Cavalleiros da guarda da pessía com lanças, doze guardas de pé, hum criado a cavallo com a espinguarda, e outro com a bésta, vinte e quatro moços de pé, todos vestidos de verde como côr do campo, e montando o Duque a cavallo, o feguiao todos com bem ditposta ordem. Com-

Tom.VI.

Prova num. 170. e o que elles praticarao com os grandes Senhores, Fidalgos, e Ministros, porque em todos havia formalidade, e differença, que alguns sofriao mal. mas o toleravao, porque a summa distinção, e acolhimento, com que a pessoa do Duque era tratada dos Reys, (ou fosse em publico, ou em particular) lhes mostrava ser tambem preciso na sua pessoa, o

Prova num. 171.

Prova num. 172.

que elle com os de mais Senhores praticava, estylo, em que sempre se mantiverao. Os Infantes os tratavaõ tambem com tanta differença dos mais Senhores, e da mesma sorte, que aos seus filhos legitimos: o que se observou desde o principio, e sundação desta Casa. Todas estas circunstancias, que se lhe permittiao, só concedidas aos filhos legitimos dos Infantes, lhe conciliarao hum universal respeito, porque he sem duvida, que em Hespanha nao houve Vassallo, em cuja Casa se divisasse tanta so. beranía, como nos Duques de Bragança. Na sua Casa hospedavao todas as pessoas grandes, que vinhao a este Reyno, de Hespanha, França, Italia, e ainda de Regioens mais remotas, com a grandeza devida à categoria de cada hum. Nem posso deixar de fazer reflexao, que considerando o genio dos Fidalgos de Portugal, e que naquelle tempo erao tao elevados, houvesse em todos hum voluntario reconhecimento, com que nao fó cediao em tudo ao Duque de Bragança, mas o serviao; permittindo Deos insensivelmente, que se sossem costumando a venerar, e obedecer a huma Real familia, onde estava depositada a sua selicidade, e sosse esta subordinação ainda antes, que ElRey D. Manoel lhe désse com o Infante D. Duarte seu silho, o novo, e incontestavel direito, que lhe sez restituir

a Coroa usurpada.

Como este Principe era inclinado às letras, e à liçao dos livros, como deixamos referido, ajuntou copiosa Livraria, que sez mais preciosa pelos muitos manuscritos, que nella se guardavao, e era ornada de globos, e instrumentos Mathematicos muy curiosos. Estimava os livros como as peças mais preciosas do seu thesouro; e por isso os deixou ao Duque seu filho annexos ao Morgado da sua grande Casa, dizendo no seu Testamento: Item deixo a minha Livraria, e todos os livros, que tiver, ao Duque de Barcellos meu filho, para que ande em Morgado, e não dará elle, nem os seus successores, da dita Livraria nenhuns livros, sem comprarem outros como elles, que metas na dita Livraria. He para ponderar esta clausula, porque querendo conservar nos fuccessores a inclinação dos estudos, e a Livraria, lhe nao coarcta, que possao dar alguns, mas com obrigação de porem os mesmos, de sorte, que se nao diminuisse a Livraria, nem a generosidade no Principe, mas que soubesse era obrigado a refazella; porque só assim se podem conservar Livrarias, nao se diminuindo, antes augmentando-se. Senao professou as artes liberaes, não deixarão de lhe deverem a attenção, e assim estimou muito aos seus

professores, como já dissemos; de sorte, que nao houve homem famoso em alguma arte, ou habilidade singular, que nao tivesse acolhimento em sua Casa, e recebesse merces suas, porque com todos era magnifico, e no seu Palacio havia lições de ler, escrever, de Grammatica, Musica, dança, de jogar as armas, de cavallaria de ambas as fellas, os quaes Mestres entretinha com ordenados para os seus criados aprenderem, e se exercitarem em todas as artes, gastando o tempo util, e proveitosamente. Distribuîa dadivas, como Principe, com a proporção devida às pessoas; porque aos grandes Senhores dava cavallos, e peças ricas da India, que elles antepunhao pela novidade, e estimação a outras quaesquer, ainda que preciosas; a outras dava peças de valor, e a este sim tinha sempre muitas de prata lavrada, cadeas de ouro, córtes de vestidos, e cousas semelhantes para distribuir conformes às pessoas, e às occasioens; porque a outras soccoria com dinheiro, e todos sahiao do seu Paço savorecidos. A. generosidade do seu animo era tao grande, que nao foy facil de igualar; porque em seu tempo nenhum Fidalgo foy fóra do Reyno em serviço del Rey, a quem o Duque nao fizesse presentes, ou de armas, ou de outras peças de valia, ou os soccorresse com dinheiro, segundo a parte, e incumbencia, a que hiao destinados. Porém teve tal prudencia, ainda na generosidade, que os seus Estados nao podiao suprir o dilatado da sua idéa. Posto que principiasse algu-

algumas cousas, a que o levava o genio, cedia dellas com tal arte, que nao lhe podiao servir de nota, nem ainda desluzir o capricho, e gosto de magnisico. Costumava distribuir o tempo, e repartir os negocios de modo, que todos os dias lhe ficafie algum, para na tarde dar huma volta a cavallo por algumas ruas principaes de Villa-Viçosa para alegrar os feus Vasfallos com a sua presença, deixando-se ver delles; e passando pela porta de algum official insigne, o chamava, e se detinha pelo savorecer, pondo aos outros em emulação, e assim no seu tempo houve sempre na dita Villa officiaes de todos os officios dos melhores, que havia no Reyno. Passando pela Praça, fallava aos homens, chamando-os dos outros Lugares, assim deste Reyno, como de alguns de Castella, e com palavras benignas lhe fazia algumas perguntas, e persuadia a que continuassem no trato, porque as suas Justiças teriao attençao em os favorecer; e por esta benignidade tinhaõ os vivandeiros tanto cuidado nos provimentos da Villa, que foy sempre a sua Corte abundantissima de tudo o que se procurasse. Quando passava pelas ruas, lhe sahiao ao encontro algumas mulheres pobres com petições, e o Duque se detinha, e vendo-as, lhe deferia logo como podia fer. Em huma occasiao indo a cavallo, lhe deu huma mulher huma petição, e depois de a ler lhe disse, que nao podia ser o que pedia. A mulher o importunou, desentoando-se nas palavras de modo, que

que o Duque de enfadado passou para diante, dizendolhe huma palavra de displicencia; porém no outro dia de proposito tornou pela porta da mulher, e lhe pedio perdao da palavra, dizendolhe, que o dissabor della o fizera dormir mal a noite, e lhe mandou dar trinta alqueires de trigo de merce. Com os seus criados teve grande attenção, porque a nenhum filho de criado, que morreo no seu serviço, deixou de lhe fazer merce de tudo o que del-Nunca fez merce a criado algum por le tinha. affeiçao particular, fenao pelo ferviço, e mereci-Obrava com tanta equidade, que lhe succedeo hum dia com o seu Secretario hum notavel caso, e soy: Que querendo o Duque fazer huma merce a hum criado, o Secretario, por lhe nao ter boa vontade, a embaraçou, e confessando-se, o Confessor lhe mandou, que restituisse; e reserindo ao Duque o caso, lhe pedia, que fizesse aquella merce ao tal criado, a que lhe respondeo: Resti. tuì vos, para que daqui em diante por paixao vossa nao me impidais o fazer merce a quem ma merece. Digna reposta de hum Principe! Teve notavel vigilancia, em que todos os seus criados vivessem de sorte, que nao dessem escandalo, ou que à sombra do seu respeito nao fizessem insolencias; e acontecendo alguma defordem, os reprehendia, ou mandava castigar, conforme o delicto pedia. Era tao comedido, que havendo de tirar hum dente, o Cirurgiao o trocou tirando outro: o Duque sem altera-

teração, e com notavel pacacidade lhe disse: Filho já que tiraste o que era bom, tiray agora o mao. Era tao inteiramente Christao, que se alguma vez se alterava da colera, com palavras asperas contra algum criado, ainda dos de inferior foro, de que pudesse ficar sentido, lhe pedia depois perdao, e fazia alguma merce. Junto do seu Paço mandou sazer huma Enfermaria para os seus criados, que nao tinhao casa, e erao assistidos de tudo, o que necessitavao, e queriao, com largueza, a que accrescia todo o regalo, porque da Duqueza sua mulher erao assistidos de todo o genero de doces, o que se estendia nao só para os seus criados, mas a todos os mais da Villa, que o mandavao pedir à Enfermaria. Na Casa da Misericordia, e Hospital de Villa-Viçosa fez duas Enfermarias grandes, huma para homens, e outra para mulheres, e doentes do mal gallico, onde se curavao muitos desta enfermidade, com grande despeza da sua fazenda. A' Casa da Misericordia deixou hum juro para sustentar quatro meninos orfãos, e hum Capellao, que os doutrinasse. Foy grande favorecedor dos Fidalgos, eftimando em muito aos que o serviao, e com publicas demonstrações os honrava, dando a conhecer nas occasioens a sua benignidade, e o merecimento delles; e assim em todo o tempo, que lhe sobrava dos negocios, gastava em conversar com os que lhe assistiao, sendo as praticas do exercicio das armas, e da caça de falcoens, porque teve grande sa-Tom.VI. M tisfatisfação da volataria. Não tinha menos propensão à Musica, de que gostou muito, e de outros entretenimentos honestos, que causavão diversão. Nas occasioens dos regalos extraordinarios, como do primeiro solho, que morria no Guadiana, que lhe enviavão, delle, e de outras cousas de estimação, mandava aos seus Fidalgos alguma parte, em que se via o conhecimento, com que o Duque os attendia, não só com merces, senão com attenções, que nos corações nobres são de muito mayor valia as

dos Principes.

Era inclinado a andar a cavallo, em que foy muy destro no exercicio de huma, e outra sella, ou fosse gineta, ou brida, em que fazia notaveis primores, e entre elles era este, que armado de todas as armas com peças dobres, faltava do chao em hum cavallo sem tomar estribo, o que nascia de ter muita força, a que ajuntava a destreza, e arte para o conseguir, com admiração dos que o viao. Em muitas occasioens de festas suas, como soy no casamento da Infanta sua irmãa, e outros divertimentos particulares, brilhava no Duque a bizarria, sciencia, e destreza, no manejo dos cavallos, nos Torneos, Justas, Canas, e Touros, e outras invenções, que o gosto dos Principes descobrio para honestamente se divertirem, do que o Duque usava muitas vezes. Gostava do exercicio militar, para o que tinha sempre em Villa-Viçosa cem homens de arcabuzes, e piques, e outros tantos em Borba, Villa

Villa sua, distante meya legoa de Villa-Viçosa, donde os mandava vir, e ajuntar no terreiro do seu Paço a fazerem exercicio, e manejarem as armas, o que o Duque tambem com elles fazia primorosamente, e procurando os mais habeis, se entretinha com elles em tirar ao alvo, sendo elle o primeiro, que tirava, o que fazia com grande destreza, e lhes dava lições de como o haviao de fazer bem. Aos de pique ensinava o modo de o manejarem, e se servirem delle para se desenderem, e offenderem o inimigo, o que o Duque fazia com habilidade notavel, e estremada sermosura; e com esta benignidade os incitava a trabalharem com emulação para serem peritos naquelles exercicios. Foy muy devoto, e pio; andando hum dia à caça junto à Villa de Terena, ouvio tanger hum sino, e perguntando a hum homem da terra, que achou no campo, a que tangiao na Villa, e dizendolhe, que era sinal para fahir o Santissimo Sacramento fóra, deixou logo o gosto, com que andava à caça, e soy para a Villa, que pela grande altura ficava distante: acompanhou ao Santissimo, e sendo a gente daquella terra remissa em acodir a tao santo exercicio, dalli por diante, ensinada do exemplo do Duque, ficou com tal cuidado, que assim que ouviao o sinal, acodiao com promptidao. Aos seus Vassallos tratava com tanta benignidade, que conciliou hum amor universal, e justamente merecido; porque cuidava delles como de filhos, e quando algum vinha ao Du-Tom.VI. M ii

que com queixa, ou differença, elle mesmo em pesfoa trabalhava pelos compor, e concertar, com razoens Christaas, e prudentes, e com merces: porém quando renitentes se nao convenciao, os remetia aos seus Ministros da Justiça para que lha sizessem, ou elle os obrigava a fazeremlha. Padeceo o Reyno huma fatal esterilidade, de que se seguio huma geral fome, e a providencia do Duque desvelada em remediar aos seus Vassallos de Villa-Viçosa, e outras povoações visinhas, ordenou aos seus Officiaes fizessem vir trigo de fóra do Reyno, o que se executou, e o mandava dar pelo custo, que era menos de ametade, do que valia na terra, aos que o nao podiao comprar pelo preço, que corria. A's pessoas nobres, que nem ao barato podiao chegar, mandava todos os dias dar pao, e distribuillo pelas casas, conforme a familia, e necessidade de cada hum. Esta esmola durou deste modo todo hum anno, até que com fertil novidade abaratou o trigo. Todos os annos se repartiao em esmolas por mulheres pobres, viuvas, naturaes de Villa-Viçosa, e Borba, sessenta moyos de trigo, sóra as ordinarias, e extraordinarias, que fazia, de sorte, que huma grande parte das suas rendas se despendia em obras de piedade, e amor do proximo. Ao seu Thesoureiro de Villa-Viçosa tinha ordenado, que por cada criado, que falecesse, mandasse dizer certo numero de Missas, e da sua piedade devemos crer, que a mesma ordem tivessem os Thesoureiros das

das outras terras, ainda que nao achámos memoria. Era muy devoto, e assim rezava o Officio Divino com tanta pausa, e perseição, que levava ventagem aos mais perfeitos Religiosos, e muitas vezes acompanhava aos seus mesmos Capellaes. Teve grande amor ao serviço del Rey, e com grande desinteresse. Tinha a Rainha determinado mandar governar o Reyno do Algarve por D. Joao de Menezes com approvação do Duque, e depois mudando de parecer mandou outro Fidalgo, e participou ao Duque a determinação, a que respondeo: D. Joao fazia a V. Alteza muy grande serviço em ir ao Algarve, eV. Alteza faz grande merce a este Fidalgo, que manda. Desta maneira votava de ordinario o Duque nos negocios do Reyno, attendendo sómente à utilidade publica. Soube conservar com dita, e prudencia a grandeza, e authoridade em hum seculo, que ameaçava os mayores contratempos, concorrendo com muitos Infantes de Portugal, que lhe augmentarao a reputação em lugar de competencias. Porque os sabios costumao trocar em conveniencia os perigos, servindo-se com temperança daquelles proprios accidentes, que aos precipitados conduz aos perigos. Assim o Duque gozou por amigos quantos podia recear emulos, o que nascia de huma natural moderação, e respeito, observado para os grandes mais, que com os medianos, maxima rara vez conseguida, ainda que precisa. Foy tao prudente, e ordenava as suas cou-

sas com tanta consideração, que delle se dizia, que nunca errara em nenhuma materia de importancia. Elogio, que só bastava para fazer gloriosa a memoria deste Principe, quando nao tivera tantas virtudes, como referimos. Em quanto comia mandava ler livros curiosos, e de lição proveitosa, em que tinha satisfação, e em a dar entretendo aos que o serviao. A's virtudes moraes, e Christaas, ajuntou summa generosidade, como vimos nas funções publicas, em que a magnificencia mostrava, e dava a conhecer, que era Principe do sangue Portuguez; e assim quando estava na Corte era a sua ocharia provída com tanta abundancia de viveres, e vinhos esquisitos de todas as partes, que nao pudesse faltar nada, que fosse regalo aos Fidalgos, que se quizessem aproveitar della, como a sua mesa requeria, a qual sempre se achava com muitos.

No seu Palacio sez obras magestosas. Fundou o Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa, hum dos mais authorisados da Diocesi de Evora, de Religiosas do Serasico Patriarcha S. Francisco, que dotou, em que teve muita parte a Duqueza D. Joanna de Mendoça sua madrasta; o de Nossa Senhora da Piedade da mesma Villa, que seu pay principiou; o das Villas de Chaves, e Barcellos da mesma Provincia, e outras obras, que elle poz na sua perseição. Ajudou muito ao Mosteiro da Cartuxa de Evora, que sundara seu irmao D. Theotonio, Arcebispo daquella Diocesi. Foy insigne bemsei-

# da Casa Réal Portug. Liv. VI. 95

tor do Collegio da Companhia de Bragança, ajudando muito a sua fundação, e annexandolhe para sua sustentação certos frutos da Igreja de S. João de Tasbeceiro, Termo da mesma Cidade, como elle diz no seu Testamento, que depois adiantou seu filho. No Convento dos Eremitas de Santo Agostinho (enterro da sua Casa) sez o Coro, e outras muitas obras, que sao pregoeiras da sua pieda-Todas as que o Duque seu pay fez edificar se augmentarao no seu tempo; porque adiantou o Castello, e no Paço a casa das Armas, huma das sin-

gulares, que se conhecem.

Teve grande zelo do culto Divino, e assim a sua Capella, que já os Duques seus antecessores puzerao à maneira da dos Reys, exaltou com concessão nova do Summo Pontifice Paulo III. que por hum Breve passado em Roma a 3 de Novem- Prova num. 173. bro de 1534, lhe concedeo hum bom numero de Capellaes, que rezassem as Horas Canonicas, segundo o uso da Igreja Romana, e tivessem distribuições nas rendas, conforme o uso praticado nas Cathedraes. Nesta sórma a ordenou com decencia notavel, criando Capellães, Cantores, e Mestre da Capella, para que os Officios Divinos se celebrassem com toda a perseição, conforme o uso do Ceremonial Romano. Depois a dotou, e lhe annexou certas rendas Ecclesiasticas, com faculdade do Papa Julio III. por huma Bulla passada em Roma Prova num. 174. aos quatro das Kalendas de Dezembro, que he a 26

de Novembro do anno de 1552, no terceiro anno do seu Pontificado, e tambem a enriqueceo de prata, e ricos ornamentos, e a deixou muy recomendada ao Duque seu filho, que dando complemento à sua vontade, nao menos zeloso a adiantou com grandeza notavel, e deixou a seus descendentes, como herença, esta piedosa magnificencia, para que seu quarto neto ElRey D. Joao V. a elevasse à ultima perfeiçao, enriquecendo-a com huma grave copia de prata, e de riquissimos ornamentos, em que se admira igualada a piedade ao Real animo, que dedica ao culto Divino. Desejou muito engrandecer Villa-Viçosa, e assim intentou transferir para esta Villa a Collegiada da Villa de Ourem do Fadroado Brigantino, e deu principio à Igreja em Villa-Vi-Nella quiz fundar huma Universidade no Mosteiro de Santo Agostinho, para o que obteve hum Breve do Papa Pio IV. em que lhe dava faculdade de erigir no dito Mosteiro huma Universidade de estudos geraes naquella Villa, de que os Mestres seriao os Religiosos do mesmo Mosteiro, e o Prior o Reytor della, para cuja manutenção lhe annexava a Igreja de S. Pedro de Monforte, huma das mais rendosas da sua apresentação, obrigando-se a satisfazer da sua propria fazenda o mais, que faltasse para o sustento dos Mestres, e mais despezas da Universidade; e em virtude desta obrigação lhe passou o Papa o dito Breve em Roma a 13 de Julho de 1560. Com esta concessão entrou o Du-

Purificação Chron. dos Erem. de Santo Agostinho, part. 2. lib. 6. tit. 6. S. 7.

que no gosto de mandar adiantar a obra, que havia annos tinha principiado; e tendo já feito algumas Aulas, lhe nao pode dar fim, porque se lhe anticipou a morte. Deixou recomendado no seu Testamento a seu silho, que se acabasse esta obra; porém o Duque D. Joao no discurso da sua vida, em que teve nao menos negocios, e cuidados, do que pertender a successao de huma Monarchia, nao pode cumprir nesta parte, o que o Duque seu pay lhe ordenara, e assim por sua morte deixou encarregada desta execução à Senhora Dona Catharina, que por concessão Apostolica unio a Igreja de S. Pedro de Monforte à Capella do Duque, e instituio no dito Mosteiro duas classes publicas de Grammatica, em virtude de hum Alvará em nome do Duque seu filho, em que diz: Que como Protector do Collegio de Latim, Grego, e Artes, instituido pela Sé Apostolica no Mosteiro de Santo Agostinho de Villa-Viçosa, nomeava ao Padre Fr. Salvador da Graça para ler a primeira classe de Latim, e ao Padre Fr. Aurelio de Santo Agostinho para ler a segunda, em quanto fosse sua vontade. Foy feito em Villa-Viçosa a 11 de Setembro de 1587, e neste anno se começou a ler Grammatica nas ditas classes. Este Alvará confirmarao depois o Duque D. Theodosio II. em 29 de Agosto do anno de 1599, e o Duque D. Joao II. (depois Rey) em 16 de Setembro de 1630, e se conservao ainda hoje na mesma sórma, pagas pelo rendimento da Tom. VI.

Serenissima Casa de Bragança. Estas, e outras obras, que tinha premeditado para illustrar, e ennobrecer mais Villa-Viçosa, tiverao sim com a sua morte,

que foy a 20 de Setembro do anno de 1563.

Finalmente foy este Principe amavel, adornado de todos os bons costumes, e de virtudes excellentes, magnifico, e liberal, que he attributo proprio dos Principes, porque com elles se utilisão os pequenos, pelo que he ordinariamente o mais applaudido. A estas ajuntou outras ainda mais estimaveis da Religiao, por ser pio, devoto, e temente a Deos, de sorte, que já mais se deitou na cama, sentindo-se com culpa grave, sem primeiro se con-Este temor, nao tanto da morte, mas da conta, que havia de dar a Deos, lhe fazia trazer ajustadas todas aquellas cousas, que podem sazer a consciencia duvidosa. Achava-se o Duque com perfeita disposição em 3 de Abril do referido anno, e neste dia sez o seu Testamento, que bem mostra, que estava meditado. Nelle se vê a Religiao, e a piedade na boa disposição, com que ordenara a sua ultima vontade nos legados pios, na compaixao do proximo, no amor a seus criados, e na attenção aos feus ferviços, a equidade, com que regulava as suas determinações, e mostrava a justiça do seu procedimento, e a sua devoçao. Nomeou por Testamenteiros ao Duque de Barcellos seu filho, ao Senhor D. Constantino seu irmao, ao Commendador môr da Ordem de Christo, D. Assonso seu primo

Provanum. 175.

com irmao, recomendando à Senhora Infanta D. Isabel sua irmãa por merce, que procurasse a execução do cumprimento do seu Testamento com brevidade, deixando para o lembrarem ao Duque seu filho, a D. Diniz de Noronha, Asfonso Vaz Caminha, Fidalgos da sua Casa, e Antonio de Gouvea, Escrivao da sua Camera, todos de grande confiança; ordenando, que seriao presentes a todas as cousas precisas para o cumprimento do Testamento, em que institue hum Collegio para Meninos Orfãos em Villa-Viçosa; huma Missa quotidiana no Mosteiro de Santo Agostinho; manda resgatar cinco cativos da terra de infieis, que se acharem são das terras do Ducado, e não os havendo sejao do Reyno, em consideração do numero das cinco Chagas de Christo nosso Redemptor. Manda casar orfãas bem nascidas nos seus Estados, a quem assina dotes. Manda, que o enterrem na Capella do Mosteiro de Santo Agostinho de Villa-Viçosa, e que lhe dem hum ornamento de veludo preto, perfeito, e acabado, e trinta marcos de prata em cousas de Capella, quaes os Religiosos quizerem. Ao Hospital deixa huma larga esmola para as cousas mais precisas; ao Collegio da Companhia de Bragança, a que já tinha annexado duas partes dos frutos da Igreja de Trabeceiro, Termo da dita Cidade, recomenda a seu filho para que lhe adiante a renda, e o mesmo ao Hospital de Villa-Vicosa, e tudo de piedade lhe lembra com grande efficacia. Tom. VI. Nii Ao

Ao Duque seu filho, a quem encomenda a Duqueza sua mulher, e a seus irmãos, lhe diz, que seja com elles, como se forao seus filhos, tomando nelle o exemplo, no que obrara com seus irmãos com todos aquelles affectos do carinho paternal, e no que refere, deixa documentos ao filho, da grandeza do seu animo, e da sua piedade. No Morgado, que tinha instituido no Duque seu filho, declara, que no caso, que Deos nao permittisse, que ficasse delle filho, ou filha, nem descendente, que herdasse a Casa de Bragança; neste caso nomea filho, ou filha, que houvesse nascido do matrimonio da Duqueza D. Brites: e ainda que succedesse extinguirse a sua successão dos ditos matrimonios, ordena, e determina, que ficasse à pessoa, que succedesse na Casa de Bragança; annexa ao Morgado della todas as tapeçarias de ouro, e na mesma fórma todos os ornamentos de téla de ouro, e prata, e os guarnecidos de téla, ou brocado, e toda a prata do serviço da Capella. E porque com o tempo se quebraria, e diminuiria, manda, que se refaça, e ponha no mesmo pezo (ao menos) sendo o Senhor da Casa obrigado a esta despeza. Dos seus criados recomenda muito os despachos, dizendo: Encomendo muito a meu filho, que trate bem a todos os criados da Casa, e os recolha, como eu fiz quando meu pay faleceo, e que sustente sempre a creação desta Casa tao antiga, e honrada; e aos filhos dos Fidalgos mais velhos os receba; e aos outros delhe favor para que

que vivao com ElRey meu Senhor, ou como possa ter vida. Finalmente todas as disposições deste Testamento sao demonstradoras da piedade, e da recta intençao deste Principe. Neste mesmo anno adoeceo o Duque gravemente, e corroborado com os Sacramentos da Igreja, como quem cuidava na eternidade, fez seu Codicillo a 19 de Setembro, que já nao pode assinar, e o mandou assinar pelo Duque de Barcellos, e seu irmao D. Constantino; como tambem varias declarações, e disposições, que sao parte do mesmo Testamento, e no outro dia faleceo, como temos dito. Delle affirmou o Padre Fr. Francisco da Gata, Varao de grande vir- Ensal, sect. 2. cap. 3. tude (em quem resplandeceo o espirito de Profecia, e he venerado pelo seu modo de vida por Santo) rogado pela Duqueza sua mulher àcerca da sua salvação, lhe disse estas palavras: Bem está. Foy sepultado no enterro Ducal da dita Villa, no Mosteiro de Santo Agostinho, onde se lhe poz este curto Epitafio:

n. 39. pag. 164.

Aqui jaz Dom Theodosio, V Duque de Bragança. Faleceo aqui a XX. de Setembro de M. D. LXIII.

Casou a primeira vez a 25 de Junho do anno de 1542, como temos dito, com sua prima com irmãa D. Isabel de Lencastre, filha de seu tio D. Diniz de Portugal, e da III. Condessa de Lemos D.

Brites

Brites de Castro, Senhora desta Casa em Castella, como se dirá no Livro VIII. Cap. II. Viverao casados até o anno de 1558, em que morreo a Duqueza a 24 de Agosto em Lisboa, e soy depositada no Mosteiro de S. Francisco, donde depois a sez trasladar para Villa-Viçosa a 8 de Julho do anno de 1571 seu filho o Duque D. Joao I. com pompa notavel. Foy a sua morte universalmente sentida, porque sobre a sua Christandade, que seguia com exemplar devoção, era mãy dos seus Vassallos, não só no que lhe tocava, mas solicitandolhes com o Duque seu esposo, os interesses dos seus despachos. Fazia muitas esmolas aos pobres, e desamparados com muita caridade. Foy Protectora universal dos Frades, e Freiras, que soccorria generosamente, tendo nesta Princeza todos o seu amparo. Fundou o Mosteiro da Esperança de Villa-Viçosa de Religiosas da Ordem de Santa Clara, que teve principio na fórma seguinte.

Havia esta Princeza seito voto, antes de casar, de fundar hum Mosteiro de Religiosas debaixo da Regra de Santa Clara, se Deos lhe fizesse certa merce, que nao ficou em memoria, porque parece a nao declarou, e tendo conseguido o desejado sim do seu voto, tratou de o cumprir. He de saber. que em Villa-Viçosa havia vivido huma mulher nobre, chamada D. Isabel Cheirinha, bem inclinada, e de bons costumes, a qual fora casada com Thomé Rey, homem de nobre geração, e ficando viuva,

e sem

e sem filhos, formou da sua casa, e bens hum Recolhimento, onde vivia exemplarmente com outras Companheiras, como consta de hum instrumento de Doação, que lhe fez feu cunhado Diogo Rey no anno de 1530 em 19 de Outubro, no qual diz, que faz esta Doação a sua cunhada Isabel Cheirinha, mulher Religiosa, do qual se tira, que já no tal Recolhimento viviao em fórma de Religiao, onde ella faleceo no anno de 1532, nomeando no seu Téstamento as suas Companheiras: As mulheres de bom viver, entre as quaes expressa Isabel Rodrigues, e Isabel Madeira, chamandolhe Freiras, as quaes ainda que o nao erao em fórma Regular, logo a tiverao, porque por sua morte querendo-se sogeitar à obediencia de Prelado, chamarao o Guardiao de S. Francisco da Villa de Estremoz, e lhe pedirao as aceitasse na sua obediencia, e lançasse o veo preto à mais velha, para poder tomar Freiras, e professarem as Companheiras, que com ella viviao, e com esseito sez a Fundadora profissa no anno de 1533, e as de mais Companheiras ao depois, nas mãos de Fr. Gil de Lemos, Guardiao do dito Convento, sendo Geral dos Claustraes, de cuja obediencia era o Convento, Fr. Antonio Davidos, a quem as novas Religiosas prometteras obediencia. E este soy o primeiro principio do Mosteiro da Esperança de Villa-Viçosa, em que a Abbadessa, que soy a primeira professa, se ficou chamando Soror Isabel de Jesus, a qual sez depois a profissão às tres Companheiras. nheiras, que forao Soror Joanna da Cruz, Soror Gracia do Espirito Santo, e Soror Isabel da Conceição, a cujo exemplo concorrerao varias donzellas a pedir o habito, e abraçando a vida Religiosa, nelle professarao, e dellas trata o livro da Historia da Fundação deste Mosteiro no Liv. 1. Cap. 1. composto pela Madre Soror Antonia Bautista, o qual se conferva manuscrito.

Quando a Duqueza D. Isabel veyo para Villa-Viçola no anno de 1546, as Religiosas, que já sabiao do voto, que ella havia feito de fundar hum Mosteiro da invocação da Senhora da Esperança, e já haviao dado este mesmo titulo ao em que viviao, pedirao à Duqueza as quizesse tomar debaixo da sua protecção, rogandolhe, que o Mosteiro, que intentava edificar, fosse para ellas, por ser muy apertado o sitio, em que viviao, que erao humas casas, sem fórma alguma de Mosteiro. Aceitou a Duqueza a supplica, e assim comprou a D. Joao de Eça, Fidalgo da sua Casa, a Fernas de Magalhães, e a Balthasar Martins, huns assentos de casas com bastante sitio, para se edificar o Mosteiro com ossicinas, e bastante cerca. Porém tratando primeiro da reformação espiritual daquella Casa, que até aquelle tempo nao era mais, que hum Oratorio, e Recolhimento honesto, a que davao nome de Mosteiro, em que viverao treze annos, guardando a observancia de Freiras de Santa Isabel, que era a da Terceira Regra de S. Francisco; como o voto

da Duqueza era edificar hum debaixo da Regra de Santa Clara, se sogeitarao por esta causa a abraçalla, por ser mayor a perfeição da vida, e observancia Religiosa, satisfazendo assim à persuasao da Duqueza, a qual impetrando licença do Ministro Geral dos Conventuaes, mandou vir do Mosteiro de Santa Clara de Elvas a Madre Catharina Botelha, que mudou o sobrenome no da Madre de Deos, com outra Companheira, mulheres de vida exemplar; e achando oito Companheiras, fizerao estas profissao de observarem a Regra de Santa Clara, em que ella as instruío depois igualmente com o exemplo, do que com as palavras. Edificado assim no espiritual, se tratou logo do material do Mosteiro para o commodo das Religiosas, e posto em estado de ser habitado se mudarao do antigo sitio, em que estavao havia vinte annos, para hum dos mais aprasiveis da Villa, onde hoje se vê, no anno de 1553 por ordem do Ministro Geral da Ordem, que as acompanhou por se achar naquella Villa, honrando os Serenissimos Duques de Bragança este acto com grande devoçao. Este foy o principio deste Mosteiro, que a Duqueza D. Isabel nao vio acabado, porém no seu Testamento, que havia seito antes de fahir de Villa-Viçosa para Lisboa, (o qual nao pudemos descobrir inteiro, mas sómente as clausulas, com que favoreceo o dito Mosteiro, as quaes transcreve a Madre Soror Antonia Bautista na Historia da fundação delle) lhe deixou seis mil cruzados Tom.VI. para

para a continuação das obras, huma herdade com certos encargos de Missas, que as Religiosas ainda hoje satisfazem; muitos ornamentos de grande valor, e muitas peças de prata liza, lavrada, e dourada para o serviço da Igreja, e Altares. Jaz esta Serenissima Princeza no Coro debaixo do referido Mosteiro da parte da Epistola, aonde tem o seguinte Epitasio:

Aqui esta os ossos da Serenissima Duqueza D. Isabel de Lancastre I. mulher do Duque D. Theodosio I. Duque deste nome; a qual em seu Testamento declarou a trestadassem para este seu Convento da Esperança de Villa-Viçosa, por ser Padroeira delle. Faleceo em Lisboa An. M. D. LVIII.

As Religiosas agradecidas aos beneficios, que lhe deverao, lhe conservao huma alampada accesa todo o anno, repetindolhe os suffragios; e lhe fazem hum anniversario pela sua alma. Deste matrimonio nasceo unico

15 Dom Joao I. do nome, Duque de Bra-

gança, que será assumpto do Cap. XV.

Casou segunda vez a 4 de Setembro de 1559 com Dona Brites de Lencastre, silha de D. Luiz de Lencastre, Commendador môr de Aviz, e de

**fua** 

sua mulher D. Magdalena de Granada, como se di-

rá no Cap. XIII. do Liv. XI.

O Padre Fr. Jeronymo Roman diz, que a Duqueza era irmãa do Duque de Aveiro; devia querer dizer sobrinha, e seria culpa do Copiador; porque o Commendador môr D. Luiz era irmao do Duque de Aveiro D. Joao, ambos filhos do Senhor D. Jorge, Duque de Coimbra, e netos del-Rey D. Joao II. como adiante mais distinctamente se verá no Liv. XI. Faleceo a Duqueza na Cidade de Leiria a 5 de Junho, dia do Espirito Santo, do anno de 1623, deixando por sua Testamenteira a Duqueza de Caminha sua filha, a quem recomenda mande acabar a Capella, que no Coro debaixo do Mosteiro de Santa Anna, de Religiosas da Ordem do Patriarcha S. Domingos, tinha mandado fazer para sua sepultura, na qual tem Missa quotidiana, como se vê no seu Testamento, no qual deixa a fua sobrinha D. Magdalena de Lencastre quarenta mil cruzados para o seu casamento, e que se fizesse huma Capella da sua terça, onde sua filha a Duqueza de Caminha ordenasse, a qual possuiria em sua vida, e por sua morte, sua sobrinha Dona Magdalena de Lencastre, (que era casada com D. Joao da Sylveira, herdeiro da Casa de Sortelha:) e no caso de nao ter filhos, manda se reparta entre o filho primeiro, e successor de D. Francisco de Lencastre, e a outra parte a huma silha do Morgado de Oliveira Martim Affonso de Oliveira e Miranda, Tom.VI. Oii qual

qual elle determinasse. Jaz no dito Mosteiro no Coro debaixo em huma sepultura levantada de marmore da parte do Euangelho, com o Epitafio seguinte:

> Sepultura da Duqueza de Bragança D. Brites, mulber do Grao Duque de Bragança D. Theodosio, quinto Duque de Bragança. Faleceo a V. de funho de M. DC. XXIII.

Deste matrimonio nascerao os filhos seguintes:

15 D. Jayme, foy Commendador de S. Martinho de Moreira na Ordem de Christo, Commenda da sua Casa. Estando no vigor da idade ornado de excellentes partes, acompanhou a ElRey D. Sebaf-Jornada de Africa liv. tiao à Africa, e morreo valerosamente na infelice batalha de Alcacere a 4 de Agosto de 1578, expepart. 1. cap. 1. pag. 27. rimentando nesta terra bem differente fortuna, do que nella conseguirao seus avos, nao menos merecida pelo valor, mas pelo fado, que nao faz ditofas as obras heroicas; mas o que lhe tirou na vida lhe fez gloriosa na eternidade da fama.

15 A SENHORA D. ISABEL, de quem faremos

mençao no Capitulo XIV.

1. cap.6. pag. 40. Faria Europa rom. 3.







# CAPITULO XIV.

Da Senhora D. Isabel, Duqueza de Caminha, Marqueza de Villa-Real.



ICA escrito no Capitulo precedente ser esta Princeza, segunda producção do thalamo do Duque D. Theodosio I. e da Duqueza D. Brites de Lencastre, sua segunda mulher, a qual sicando viuva, e havendolhe

de dar estado, contratou o seu casamento com D. Miguel Luiz de Menezes, VI. Marquez de Villa-Real, V. Conde de Alcoutim, e Valença, Capitao General proprietario de Ceuta, e Senhor das Villas de Almeida, Caminha, Valladares, Chao de Couce, Aguda, Pousa-Flores, Maçãas de D. Maria,

Maria, e outras terras, Alcaide môr de Leiria, e Prova num. 176. depois I. Duque de Caminha. E precedendo licença del Rey, se sez o tratado deste matrimonio, no qual dotou a Duqueza a sua filha com quarenta mil cruzados, em que haviao de entrar as peças de ouro, prata, joyas, pedraria, e todos os adereços da sua pessoa, e vinte mil cruzados em dinheiro, pagos oito mezes depois de effeituado o matrimonio. Além do referido se dotou mais a Senhora D. Isabel com todos os bens moveis, e de raiz, direitos, e acções, que lhe pertenciao pela legitima, que lhe tocava pela morte do Duque seu pay, e assim mais o que de direito lhe pertencia por falecimento da Duqueza sua mãy, pelo que se julgou, que orçando-se a quantia, com que se dotava, poderia vir a importar o dote duzentos mil cruzados. Porém a Duqueza se nao obrigou a mais, que a prefazer a quantia dos mencionados quarenta mil cruzados: nesta conformidade se estipularao as condições, e clausulas precisas para a segurança, e restituição do dote, nos casos de haver de sahir com elle; o Marquez lhe fez de arrhas quarenta mil cruzados na consideração, de que o dote pudesse chegar à quantia de cento e vinte mil cruzados, e que ainda que elle excedesse, nao seria obrigado a satisfazer mayor fomma no valor das arrhas, que os quarenta mil cruzados. Foy feita esta escritura no Castello da Villa do Alandroal, onde a Duqueza D. Brites residia com sua filha, sendo presente Tristao Monteiro

teiro de Queiroz, Cavalleiro da Ordem de Christo, Védor da Fazenda, e Contador da Casa do Marquez, em virtude de huma sua procuração bastante, em que lhe dava todos os poderes para effeituar, e concluir este tratado, que se assinou a 24 de Abril do anno de 1604, e neste anno se esseituou esta voda; e supposto durou muitos annos a uniao deste esclarecido matrimonio, nao ficou delle successao, e o Duque de Caminha casou segunda vez, como fica escrito no Livro III. Cap. VIII. 2. II. pag. 520. Faleceo a Duqueza em Leiria a 21 de Mayo de 1626, mandando no seu Testamento primeiro. que havia feito na dita Cidade a 30 de Outubro do anno de 1615, que a sepultassem no Coro debaixo do Mosteiro de Santa Anna de Leiria, em sepultura raza, diante do Altar da Senhora da Piedade, onde jaz a Duqueza sua mãy; nomeou por Testamenteiros a Commendadeira do Mosteiro de Santos D. Anna de Lencastre sua tia, e a D. Affonso Mexia, Bispo de Leiria, e na sua falta a D. Joao de Lencastre seu tio, Commendador de Coruche, e como ainda se lhe dilatou muito a vida, achando-se com saude sez outro Testamento na mesma Cidade de Leiria a 22 de Outubro do anno de 1623, em que deixou a sua terça a sua sobrinha D. Magdalena, com obrigação de casar com seu sobrinho D. Pedro de Lencastre, filho de D. Francisco de Lencastre seu primo com irmao, o que depois teve effeito, e ella era neta de sua tia Dona Magdalena de Tom. VI.

Lencastre, mulher de D. Joao da Sylveira, herdeiro da Casa de Sortelha, de quem veyo a ser herdei. ra, como se verá no Livro XI. E à filha, que primeiro casasse, de Martim Affonso de Oliveira, Morgado de Oliveira, que era casado com D. Elena de Lencastre, filha da referida D. Magdalena, mulher de D. Joao da Sylveira, lhe deixou quarenta e oito botoens de diamantes para que andassem na sua geração. A' Baroneza D. Magdalena de Lencastre sua prima com irmãa, mulher de D. Joao Lobo, Barao de Alvito, deixou para a primeira filha, que casasse, huma peça de diamantes, rubins, e perolas, e que tambem se conservasse na sua geração, e lembrando-se de todas as suas criadas, e criados com grande affecto, instituío huma Missa quotidiana, e outros muitos legados pios. Ultimamente na doença, de que faleceo, fez hum Codicilo, em que nomeou por Testamenteiros, em caso de ser falecido algum dos nomeados no seu Testamento, a D. Lourenço de Lencastre, seu primo com irmao, Commendador de Coruche, e a D. Elena de Lencastre, e o Padre Fr. Gonçalo: o qual foy feito na Cidade de Leiria nos Paços do Duque de Caminha a 20 de Mayo de 1626. Jaz na dita Cidade no Mosteiro de Santa Anna no Coro debaixo junto à sepultura de sua mãy em outra levantada com o Epitafio seguinte:

Sepultura da Senhora D. Isabel de Lencastro, Duqueza de Caminha, mulher do Duque de Caminha D. Miguel de Menezes o primeiro. Faleceo na Era de M. DC. XXVI.

Nao pudémos deixar de reparar, que neste Epitafio se dê a esta Senhora o appellido de Lencastre, que ella nao teve, pelo uso observado na Casa de Bragança, como já deixamos escrito, e se verifica ainda mais, pois no contrato do seu casamento, que vay por inteiro na Prova num. 176, se lhe nao dá appellido algum, nem ella o ufou, como vimos no seu Testamento, a que se ajuntou outro, que depois sez, e Codicilos, e nunca se assinou senao a Duqueza de Caminha D. Isabel, e algumas vezes sómente usando do nome proprio sem titulo se assina D. Isabel; e porque temos asseverado com documentos, de que as Princezas da Casa de Bragança nunca já mais usarao do appellido sobre o nome proprio, devemos declarar, que foy ignorancia de quem mandou pôr o Epitafio, porque quando usasse de appellido devia ser de Bragança, que lhe pertencia, e nao o da Duqueza sua may; porém de todas as conjecturas nos livrao os documentos produzidos do contrato do seu casamento, e o seu Testamento.







# CAPITULO XV.

Do Senhor D. Foao, I. do nome, VI. Duque de Bragança, e I. de Barcellos.



UCCEDEO este Principe nos Estados da Casa de Bragança como unico filho do Duque D. Theodosio, e de sua primeira esposa a Duqueza D. Isabel de Lencastre, e havendo depois succeder na Co-

roa Portugueza, lha arrebatou violentamente o poder. Nasceo o Duque D. Joao por intercessa de S. Francisco antes do anno de 1547, como refere hum Author. Logo nos seus primeiros annos tratou ElRey D. Joao III. o seu casamento (e soy o quarto na Casa Real) com a Senhora D. Catharina

Chronica da Piedade, pag. 360.

sua prima com irmãa, sobrinha delRey, e filha do Infante D. Duarte seu irmão, e da Infanta D. Isabel, irmãa inteira do Duque D. Theodosio I. si-

lhos do Duque D. Jayme, unico do nome.

As controversias destas vodas occuparao tanto os politicos daquella idade, que parece que sem nota de descuido as puderamos remeter ao silencio. Porém como parte propria desta Historia nos vemos com a obrigação de referillas. Refere-se, que o Duque D. Theodosio fazendo àcerca das suas conveniencias diverso discurso do del Rey, ou tal vez nao alcançando o segredo, com que nellas procedia, no mesmo tempo, que ElRey determinava casar seu filho com a Senhora D. Catharina, o Duque dispunha o seu consorcio na Casa de Medina Sidonia, cujo parentesco julgava entao mais a proposito para a sua conservação. Pareceo a muitos quasi excessivo o descuido, com que o Duque D. Theodosio desattendia à vontade del Rey; a esta queixa ajuntavao outros, que era o motivo a ventade do filho, que se achava affeiçoado da fermosura, e partes da prima, que desejava por esposa. Dizia-se entao, que por nenhum interesse podia o Duque contrapezar a perda da sua reputação, deixando a neta de hum Rey, pela filha de hum Grande. Accrescentavao tambem, que o Duque persuadido da Duqueza, (a quem era obediente) que temia a competencia da nora, e ainda mais o excesso, porque já entao era igualmente celebrada a noticia da loberania da Senho-

Senhora D. Catharina, e das suas perseições. Pelo que discorriao, que o Duque era melhor esposo, que pay; porque a gloria, que nao pudera accrescentar à sua Casa, nao consentia, que o filho a conseguisse. Porém outros affirmavao, que o Duque D. Theodosio em nenhuma das passadas acções da fua vida (todas grandes) merecera mayor opiniao de prudente, e generoso, do que em esta, porque augmentar os parentescos dos Reys podia ser conveniente àquelles, que nao erao confanguineos, e descendentes da Casa Real, e nao haviao conseguido este lustre à sua nobreza, porque os Reys (he axioma) que nao tem parentes, porque sello, ou nao, he fortuna, segundo os progressos da sua vontade, que costuma ser mais affectuosa, que o sangue, e gozando huma, nao se necessita da outra. Que o Estado se achava empenhado, e a filha do Infante trazia com tantas grandezas novos empenhos. D. Francisco Manoel tratando esta materia, Theodosio II. parti I. prudentemente diz, nao ser facil poderse agora fa-liv. 2. zer juizo sobre accidentes, que passarao ha tanto tempo, tendo por juizo temerario imaginar, que a inveja armasse laços a hum soberano discurso, quando concorria o parentesco, obrigação, e grandeza, tal vez porque a Providencia Divina algumas vezes costuma moderar os communs affectos nos Principes, e nos pays. Pelo que todo este caso nos persuade a crer (se se deve crer) mayor mysterio, que motivo, e assim parece sem razao chamarem

contrariedade, ao que nao passaria de hum discurso imaginado. Porém como Deos havia vinculado nestas vodas admiraveis consequencias, todos os obstaculos se haviao de reduzir, e facilitar ao concurso da sua vontade.

Contava já quinze annos quando o Duque seu pay attendendo à pouca successão, com que se achava, porque D. Joao era unico do primeiro matrimonio, e do segundo nao tinha mais, que hum filho, e huma filha (poucos fiadores para a segurança de tao grande Casa) determinou de lhe dar estado, e fazendo presente a ElRey D. Sebastiao esta materia, lhe nomeou para esposa a Senhora D. Catharina, conformando-se com o que já estava resoluto por ElRey seu avô. Nenhuma cousa explica tanto a grandeza, poder, e authoridade nas familias, como a classe das allianças, e matrimonios, porque os Principes costumao usar proporção com os do seu sangue, e familia Real, e este he o argumento da qualidade da familia, com que se aparentao, em que reconhecem igualmente esclarecidos aquelles, a quem elles sómente os concedem, e recebem na Real Casa, como temos visto nos Capitulos antecedentes, e agora de novo neste matrimonio, em que ElRey para demonstração de quanto estimava esta alliança, antes de se esfeituarem os contratos do casamento, fez merce a Dom Joao do titulo de Duque de Barcellos, para que logo se chamasse Duque, e diz na Carta estas pala-

vras: E considerando eu o muito conjuncto, que com- Prova num. 177. migo tem Donna Catherina, minha muito prezada Thia, filha do Infante Dom Duarte, meu Thio, que sancta gloria haja, e a eu ter ora assentado de com a graça de Nosso Senhor, ella haver de casar com Dom Joao, meu muito amado, e prezado sobrinho, filho primogenito herdeyro de Dom Theodozio, Duque de Bragança, meu muito amado, e prezado sobrinho, e havendo respeito aos grandes merecimentos, e serviços daquelles de quem o ditto Dom João descende, e aos que espero, que a mim faça, ey por bem, e lhe saço merce do titulo de Duque da Villa de Barcellos de juro para elle, e todos seus descendentes baroens lidimos filhos primogenitos do possuidor da Casa de Bragança segundo forma da Ley mental, e quero, e me praz, que logo o dito Dom João se possa chamar, e chame Duque de Barcellos, e que tanto que ao possuidor da ditta Casa de Bragança nascer filho barao lidimo, e for bautizado, logo seja, e se chame Duque de Barcellos, de maneira que o que pessuir a Casa, seja, e se chame Duque de Bragança, conforme as suas Doações, e o herdeiro della for forçado, e que não possa nascer quem lho tire, se chame, e seja Duque de Barcellos, em quanto nao herdar a Casa de Bragança; porque tinhao os Reys grande cuidado, em que se conservasse o nome da Casa de Bragança, consorme as doações dos Reys seus predecessores, não querendo, que houvesse outro algum titulo, que o precedesse, como agora declarava ElRey, que adi-Tom.VI.

adiantando esta merce com outra mais especial; declarou, que o filho primogenito, que nascesse desta uniao em vida do Duque de Bragança seu avô, se chamasse Duque de hum Lugar, que seu avô lhe désse, dizendo assim: E sendo cazo que dantre o ditto Dom Joao, e Donna Catherina, minha muito prezada Thia nasca filho barao em vida do ditto Duque Dom Theodozio, ey por bem, e me praz fazerlhe merce por esta do titulo de Duque de hum Lugar, que lhe o ditto Duque, seu Avô der, o qual titulo de Duque do tal Lugar, o filho do ditto Duque Dom Joao, e da ditta Donna Catherina somente terá em quanto o ditto Dom Joao seu Pay não soceder na Casa, e titulo de Duque de Bragança, porque tanto que o soceder, se hao de chamar, e se chamar ao Duques de Barcellos, segundo a forma desta Carta, v.c. a qual acaba: E por certidom dello lhe mandei dar esta Carta por mim assinada, e sellada com o meu sello de chumbo, dada na Cidade de Lisboa aos 4 dias do mez de Agosto. Pantalead Rebello a sez anno do nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1562.

Desta sorte sez ElRey publico o gosto, com que se interessava no casamento do Duque de Bar-Era já falecido o Infante D. Duarte, pelo que tocava a sua mulher a Infanta D. Isabel a capitulação do tratado deste matrimonio; e assim no Palacio da Infanta sua may se sez este contrato, es-Prova num. 178. tando ella presente, que principia assim: Em nome de Deos Amen. Saibao os que este contrato de casa-

mento, dote, e arras virem, que no anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de 1562 annos aos 8 dias do mez de Agosto na Cidade de Lisboa nos Paços onde pouza a muito alta, e Serenissima Princeza a Senhora Infanta D. Isabel, mulher do muito alto, e Serenissimo Senhor Infante D. Duarte, que santa gloria aja, estando ella ditta Senhora presente, e bem assi o Illustrisimo, e muito excellente Principe o Senhor D. Duarte Duque de Guimaraens, Conde-estable destes Reynos, filho primogenito do ditto Senhor Infante D. Duarte, e da ditta Senhora Infanta D. I/abel, e assi estando presentes os muito excellentes Principes, o Senhor D. Theodozio, Duque de Bragança, &c. e o Senhor D. Joao Duque de Barcellos, filho primogenito do ditto Senhor Duque de Bragança, e da muito excellente Princeza D. Isabel de Lencastro, Duqueza de Bragança, que Deos aja, vc. Logo pelos dittos Senho: res Infantes, e Duques de Bragança, e Barcellos, foi ditto perante mi Notario, e testemunhas ao diante nomeadas, que prazendo a Nosso Senhor antre elles era tratado casamento, s. que elle ditto Senhor Duque de Barcellos case com a muito alta, e muito excellente Princeza a Senhora D. Catherina filha do ditto Senhor Infante D. Duarte, que santa gloria aja, e da ditta Senhora Infanta D. Izabel, Neta de ElRey D. Manoel, que Deos tem, vc. e nelle foy acordado o seguinte: Primeiramente elles dittos Senhores Duques de Bragança, e de Barcellos disserao, e declararao, e affirmarao, que avia por dote a clareza da linhage, e Tom. VI. Qii

Real sangue da ditta Senhora D. Catherina, excellencia da sua pessoa, e que nenhum outro dote pediao, senao o que a ditta Senhora Infante lhe quizesse dar, e o que ella lhe der, o ditto Senhor Duque de Barcellos o receberá gracio/amente nao por obrigação alguma, por quanto da pessoa da ditta Senhora D. Catherina sem nenhum dote se havia por contente, e satisfeito, e a ditta Senhora Infante disse, que sem embargo da ditta declaração, lhe dotava à ditta Senhora D. Catherina sua filha a legitima, que tem do ditto Senhor Infante D. Duarte seu Pay, que santa gloria aja, e a que ha de aver por falecimento della Senhora Infanta, e os trezentos mil reis de tença, de que ElRey Nosso Senhor faz merce à ditta Senhora D. Catherina, e todas as joyas, e pedraria, perolas, e de ouro, e prata, e concerto de Casa, e pessoa da ditta Senhora D. Catherina, e de Capella, e de estrebaria, e tudo o mais que de sua Casa levar, vc. O Duque lhe deu de arrhas dous contos de reis de renda (por seu falecimento, havendo, ou nao filhos) além dos juros, e legitima, que pertenciao à Senhora D. Catharina, e a Villa de Portel, com toda a sua jurisdicçao, mero, e mixto Imperio, apresentação dos officios, e Padroados das Igrejas, com todos os privilegios, e isenções, da mesma sorte, que lha havia dado o Duque de Bragança seu pay, dandolhe mais de arrhas a terça parte de todo o seu dote; e que os ditos dous contos de renda lhe seriao assentados nas rendas de Portel, e nas do Reguengo de Sacavem,

ou em aquella parte, que à dita Senhora D. Catharina lhe parecesse, com outras condições commuas em semelhantes tratados; o qual foy feito por Pantaleao Rabello, que ElRey por hum Alvará especial fez Notario publico para isso sómente, que está encorporado na dita Escritura, que acaba: Testemunhas, que a tudo isto foras presentes, e assinaras com os ditos Senhores, partes neste contrato, o Senhor D. Contantino sobrinho del Rey Nosso Senhor, e Irmao da Senhora Infante D. Izabel, e do Senhor Duque de Bragança, e o Senhor D. Francisco de Mello sobrinho de ElRey Nosso Senhor, Conde de Tentugal, e o Lecenciado Affonso Vaz Tenreyro, Chanceller Dezembargador, e Ouvidor da Casa do ditto Senhor Dom Duarte, Duque de Guimaraens, Conde-estable destes Reynos, e Eu Pantalead Rabello, que este publico estromento fiz, e escrevi no ditto dia, mez, anno, elugar acima ditos. Infante D. Izabel. = O Duque. = O Duque. = D. Constantino. = O Lecenciado Affonso Vaz Tenreyro. = D. Francisco Con-Nao se effeituou logo o matrimonio, que faz relação a este contrato, e tendo passado mais de hum anno, sendo o Duque D. Theodosio já salecido, e o Duque de Barcellos seu filho já entrado na posse do Ducado, e mais Estados de Bragança, o ratificou como Duque de Bragança, a qual ratificação fez o Notario Pantaleão Rebello no Palacio da mesma Infante em Lisboa a 7 de Dezembro de 1563, o qual acaba: Testemunhas que forato pre/en-

presentes, que assinarao com o ditto Senhor Duque, o Senhor D. Constantino, e o Senhor D. Affonso de Elemcastro, Commendador Mor da Ordem de Chrifto, e o ditto Lecenciado Affonfo Vaz Tenreyro, e eu Pantaleao Rabello, que isto escrevi, &c. = O Du. que. = Dom Constantino. = O Commendador Môr D. Affonso. = E depois sendo apresentado a El-Rev este contrato de dote, e arrhas, e já ratificado pelo Duque de Bragança, o confirmou, interpondo a authoridade, e poder Real, e absoluto para a sua firmeza, sem embargo da Ley Mental, e de todas as mais Leys, e Ordenações em contrario; foy esta Carta passada em Lisboa por Pantaleao Rabello a 13 de Dezembro de 1563, assinada pelo Cardeal Infante, como Tutor, e Regente do Reyno na menoridade del Rey D. Sebastiao. Depois de ajustado este contrato, passarao os Duques a Villa-Viçosa, e quando já se tinha apontado o dia, em que se haviao de receber, faltou a vida ao Duque D. Theodosio a 20 de Setembro de 1563, como deixamos escrito no Cap. XIII. o que suspendeo algum pouco tempo esta sunçao. Importou o dote quarenta eseis mil e quatrocentos cruzados em joyas, prata, vestidos, e o juro, e tença mencionada, como consta da quitação, que o Duque, e a Senhora D. Catharina passarao a 4 de Abril de 1565 em Villa-Viçosa à dita Infanta sua sogra, e Mãy.

Prova num. 179.

Celebrarao-se as vodas no Paço a 8 de Dezembro do referido anno com as mais especiaes de-

monstra-

monstrações, que os Reys costumao dispensar quando mais querem honrar aos da fua propria familia, e fazerem publico o seu gosto, e estimação; e sendo celebradas não com menos honras, que as do Duque seu pay, que já relatámos no Capitulo precedente, omittiremos muitas circunstancias por nos livrarmos de repetições, porque sómente queremos instruir com noticias, e nao enfadar com prolixas narrações. Determinado o dia, partio de Villa-Viçosa o Duque D. Joao acompanhado da sua luzida Corte, e passando de Aldea-Gallega a Lisboa, veyo a desembarcar ao Caes. O Cardeal Infante D. Henrique o foy esperar no terreiro antes da ponte com grande acompanhamento; ElRey o esperava na ante-camera da Rainha sua avó, e ambos sahirao tres, ou quatro passos affastados a recebello, e depois de passados aquelles devidos obsequios aos Reys, e ter o Duque fallado com El-Rey, e depois com a Rainha, no qual tempo El-Rey mandou cobrir aos Senhores D. Duarte, eD. Antonio, e as mais pessoas, que tinhao esta preeminencia. Fez-se no outro dia o recebimento em huma sala do Paço, que se adereçou para esta sunção ricamente. O Cardeal Infante foy buscar ao Duque a sua casa, e os Senhores D. Duarte, e D. Antonio ficarao com ElRey para o acompanharem, e com a Rainha: depois ElRey montando a cavallo foy a encontrarse com o Duque no fim do terreiro, o qual hia entre o Senhor D. Duarte, e D.

D. Antonio, os quaes assim que se encontrarao com o Cardeal, e Duque, passarao para diante, e o Duque a cavallo beijou a mao a ElRey, e assim forao até o Paço, onde o levou junto a si à mao direita, e ao sobir, e passar das portas hia o Duque diante; neste tempo a Rainha com as Infantas forao para a sala, em que se havia de sazer o recebimento, levando a Senhora D. Catharina à mao direita. Tanto que ElRey entrou na sala, a Rainha se desceo do estrado, e tanto, que forao juntos, ElRey lhe deu a mao direita, e ficou o Duque à esquerda, e a Senhora D. Catharina à da Rainha, de sorte, que ficarao os Reys no meyo do Duque, e da Senhora Dona Catharina: tocarao logo os atabales, trombetas, e charamelas, e tanto, que os Reys sobirao ao estrado se fez o recebimento, e depois de beijarem as maos aos Reys, se recolherao na mesma fórma, com que entrarao: o Cardeal levou o Duque a sua casa, e sem se apear se despedio. No outro dia comeo o Dugue com ElRey, e o Infante Cardeal, com toda a ceremonia; o Senhor D. Duarte deu agua às mãos a ElRey, dandolhe o Trinchante o prato, e gomil. A Rainha comeo com as Infantas, e com a Senhora D. Catharina, e o fez outros dias, que o Duque comeo com ElRey. No dia, que se determinou de embarcarem para fazerem jornada para Villa-Viçosa, foy o Duque ao Paço, aonde estava a Senhora D. Catharina: El-Rey, e a Rainha sahirao até a porta, e o Duque,

e a Senhora D. Catharinha se despediras da Rainha. ElRey levava à mao direita a Senhora D. Catharina, e diante hia o Cardeal Infante com o Duque, a quem dava tambem a mao direita, e mais adiante o Senhor D. Duarte, e D. Antonio, e todos os mais Senhores, que acompanhavao a ElRey, e os Fidalgos, e Officiaes da Casa do Duque, e chegando ao Caes para embarcarem se despedirao del Rey, e depois de lhe beijarem a mao se embarcarao, e passarao à outra banda do Tejo, e com jornadas medidas chegarao a Villa-Viçosa, onde por muitos dias se celebrarao as vodas com festas, e magnisicencia. O novo Real esplendor deste soberano vinculo levantou esta grande Casa sobre a sua mesma grandeza para o ultimo esforço da sua mayor fortuna, elevanda-a à soberanía, como adiante veremos.

Viverao os nóvos Duques nos primeiros annos da sua companhia de algum maneira opprimidos da paternal reverencia da Senhora D. Brites, Duqueza de Bragança, e ainda entre si se refere, que nao passavao de todo conformes, porque se attribue, que a soberanía da Senhora D. Catharina recebia alguns desabrimentos por causa do grande assecto, que a Duqueza D. Brites tinha ao governo da Casa de Bragança; e além disto, a Senhora D. Catharina vendo-se rogada para Senhora, e dotada de magestoso espirito, dizem, que achava curto todo o cabedal, e trato. De outra parte o marido Tom.VI.

moço, inclinado, e exercitado nos divertimentos do campo, que seguia com excesso, conservava com elles viva a queixa da esposa, porque o habito daguelles exercicios lhe nao fazia advertir na caufa do seu dissabor. Durou alguns annos da mocidade entre ambos aquella desconsiança, ainda que nunca já mais passou a publicas demonstrações. Não he alheyo deste lugar, e por isso digno de se contar o presente caso. Corria o tempo, e sahindo o Duque hum dia (como costumava) à caça aos campos de Portel, foy larga a aufencia, e nao pouco fentida da Senhora D. Catharina, e da Infanta D. Isabel sua mãy, que por este tempo vivia já na sua companhia. Entao voltou daquelle sitio hum criado de tao bom gosto, e cortezao, que chegando diante das Princezas, em nome de seu Senhor, lhe deu hun recado muy composto, reverente, e saudoso, disculpando a dilação da ausencia, e que na brevidade da volta prometia emendar para o futuro os divertimentos, que o pudessem separar pelo mais leve tempo da sua companhia. Esta nao esperada memoria foy muy agradavel às Princezas, e ainda que lhe pareceo estranha, por isso mesmo mais agradavel. Porém o fingido mensageiro naquelle mesmo ponto disse: Nao he isto, Senhoras, o que o Duque me manda dizer a Vossas Altezas, porém era isto o que devia de dizer, e fazer o Paço lugar do seu divertimento. Entao entenderao alguns tivera este artisicio mais alto espirito, que movera a confi-

confiança daquelle homem; porque tal vez a advertencia com os Principes, ornada de vistosos trages, se admitte, como o dourado da pirola, que encobre o amargo. Nem por isso a Senhora D. Catharina faltou à attenção, e carinho do Duque, antes o pertendeo sempre obrigar com a sua conformidade, crescendo a vontade no modo, que buscava para lhe dar gosto, pelo mesmo caminho, que pudera entrar o enfado. Em tudo obrou sempre como entendida, e prudente, brilhando nella hum Real espirito no trato da sua pessoa, Palacio, e criadas, em que mostrava Real grandeza, e modestia propria da sua Real pessoa. Começarao a nascer os filhos, e como he certo, que estes sao os mais fortes laços do amor dos casados, era já doce, e firme a paz, de sorte, que soy em tudo ditosa esta uniao, que parece Deos abençoou no fruto da sua descendencia; porque ainda que estes Principes nao tiverao poucos contrastes da fortuna no tempo, em que viverao, erao tao uniformes nas vontades, como no reciproco amor, e amisade, com que se tratarao no espaço de largos annos, que durou a vida ao Duque D. Joao.

Era a sua residencia em Villa-Viçosa, lugar, que os Duques seus predecessores escolheras de todo o Estado de Bragança para Corte, e habitaças da sua samilia, donde tinhas todo o genero de divertimento, que os Principes costumas ter para entertenimento de mayores cuidados. Achava-se El-

Tom.VI. Rii Rey

Rey em Almeirim no anno de 1571 a tempo, que esperava o Cardeal Alexandrino, Legado do Papa Pio V. e querendo, que elle fizesse caminho por Villa-Viçola, escreveo ao Duque dizendolhe a grande satisfação, que teria de que elle o hospedasle, a que respondeo logo mostrando o gosto, que tinha em obedecer a ElRey, e o cumprio com a magnificencia devida à sua pessoa, e ao caracter do Legado. No fim de Novembro teve o Duque noticia de ter o Cardeal Legado entrado na Cidade de Elvas, onde o mandou cumprimentar por Joao de Tovar Caminha, Fidalgo da sua Casa, com huma Carta sua, a que o Legado correspondeo logo, mandando a Villa-Viçosa a D. Jeronymo Raynofo, seu Gentil-homem, com huma Carta escrita toda da propria mao, de que tenho a original, a qual fielmente traduzida da lingua Italiana, he a seguinte:

#### ,, ILL. EXCELLENTISSIMO SENHOR MEU.

"Naő me permittindo o gosto, que me temi "dado a Carta de V. Excellencia, a qual me soy "apresentada por Joaő de Tovar, o demorarme em "té noite para lho certificar de viva voz, naő pos-"so deixar em este pequeno meyo de tempo de lhe "significar alguma parte deste mesmo gosto por es-"ta Carta, a qual será apresentada por D. Jerony-"mo Raynoso, meu Gentil-homem, que só para "este

, este effeito o mandey, dizendo de mais a V. Ex-, cellencia, que sem embargo de me nao fazer no-, vidade alguma a sua obediencia, e devoção, e de , todo este Reyno para com a Santa Sé Apostoli-, ca, e Sua Santidade, como V. Excellencia diz, , com tudo me tem sido de muita satisfação ver, , que os effeitos correspondem à fama, e à opiniao, , nao somente minha, mas tambem de Nosso Se-"nhor; mas porque espero em Deos poder presen-, cialmente manifestarlhe claramente o meu animo, , e o quanto me reconheço devedor à benignidade ", de V. Excellencia, me contento, que juntando a "isto beijar a V. Excellencia as mãos sirva por sim , desta Carta. De Elvas em 21 de Novembro de 2, 1571.

, De V. S. Ill. ma e Ex. ma

#### " O Cardeal Alexandrino Legado.

He de saber, que o tratamento, que o Cardeal Legado usou com o Duque, era o mesmo, que entao tinhao todos os Soberanos de Italia, por quem regulou agora este, porque ainda entao se nao havia estabelecido o de Alteza, que muitos annos depois tiverao aquelles Principes, pelos quaes erao regulados os Duques de Bragança, como Principes do sangue Real Portuguez. Chegou o Cardeal a Villa-Viçosa com grande comitiva, e com D. Cons-

tantino, tio do Duque, que ElRey mandara a Elvas para o conduzir: o Duque o foy receber fóra da Villa com toda a sua Corte muy luzida, e numerosa, e à entrada da Villa desparou o Castello toda a artilharia, e o seguirao com muitas festas até que entrou no Paço. Vinha acompanhado de pesfoas de grande distinção, a saber: hum Patriarcha, o Bispo de Terne, Religioso Dominico, o Bispo de Senna, Mons. Brandino, Mons. Datario, Mons. de Gracis, Monf. Gisler, Monf. Protonotario, Monf. S. Jorge, Monf. Francisco Maria, o Abbade de Basten, Ludovico Secretario, Mestre da Camera, Mordomo, todos com familias particulares, que forao accommodados fóra do Paço com toda a decencia, conforme a categoria, e caracter das suas O Duque recebeo ao Legado com pompa notavel, e depois de passados os reciprocos cumprimentos o accommodou em hum quarto ricamente composto, no qual tinha nove casas ornadas com real magnificencia, a saber: a primeira sala com armação de Arrás com a historia de Julio Cesar, com docel de téla de ouro, e verde, bosete cuberto na mesma fórma, tendo debaixo huma alcatisa da Persia de quatro varas de comprido, e duas de largo, cadeira de borcado com franjas de ouro, e verde; e na casa vinte cadeiras, humas de téla de ouro, e outras de veludo; a ante-camera armada com rica armação da historia de Alexandre, cercada de fanesas de téla de ouro com docel de borcado de

de ouro, e veludo carmesim, todo guarnecido de franjas de ouro, bofete, e cadeira na mesma fórma, alcatifada de alcatifas finissimas da Persia, e na casa seis cadeiras do mesmo. A camera era guarnecida de panos de borcado, com bandas bordadas de ouro sobre preto, com hum leito de evano riquissimo, e a casa toda alcatifada de alcatifas de Cambaya, com cadeira, e pano na mesma sórma: seguia-se huma casa depois da ante-camera, armada de téla de ouro, e veludo, com docel, e pano do bofete igual, a que se seguia huma casa comprida, e estreita, armada de panos de Arrás, donde se passava a huma casa grande bem armada com chaminé, em que se fazia fogo, com algumas cadeiras. Outra casa, em que dormia o Cardeal, ornada com huma armação com a historia de Tobias, prodigioso desenho do insigne Rafael de Urbino, com leito aparamentado de téla de ouro brança, e carmesim, a madeira dourada, os balaustes forrados de veludo da mesma côr guarnecidos de franjas de ouro. Havia outra cafa, em que o Cardeal ouvia Missa, com docel de téla de ouro, e veludo roxo, com hum pano com o descendimento da Cruz feito à agulha, obra primorosa; a ultima casa era a em que comiao armada de panos de Arrás, com docel de borcado, e cadeira do mesmo, e a mesa cuberta com pano de escarlata com grande franjao de ouro. O modo, com que se assentavao à mesa, era ficar o Cardeal debaixo do docel na cabeceira da mesa, e abaixo hum pouco affafta-

affastados se assentavao os Bispos, defronte o Patriarcha, em cadeiras de espaldas, seguiao-se os Monsenhores, e os mais, que comiao com elle, em bancos razos. O comer do Cardeal vinha cuberto diante, e o dos mais nao; antes de se sentar lavava as mãos, e depois de elle ter começado a comer mandava sentar aos mais; servia-se com os seus criados, e era tratado com grande numero de delicadas iguarias, doces, e frutas, e exquisitos licores, tudo com grandeza, porque a prata, e serviço era pomposo, na copa, e na mesa. Havia mais diversos gabinetes bem aderessados, hum para o despacho, com tudo o que pudesse ser necessario; viao-se ricas peças de prata de admiravel feitio, e muito valor, que serviao de ornato, e outras para o serviço, de sorte, que tudo respirava huma Real magnificencia, que mostrava a grandeza, e poder do Duque, a quem o Legado ficou tao obrigado, que erao continuas as expressoens do seu reconhecimento, e obrigação, e assim se despedio do Duque, e seguio a sua jornada fatisfeito, e toda a sua familia contente, e admirada do respeito, e trato do Duque.

ElRey lhe mandou agradecer o que havia obrado, dandolhe conta dos negocios, que o Cardeal Legado lhe communicara, que se reduzia a tratar do seu casamento, e de o interessar em huma liga contra o Turco; a que o Duque respondeo em huma Carta com tao nobres expressoens, e maduro juizo, que excedia a sua idade, porque nao con-

tava mais, que vinte e cinco annos, o que bem mostra a sua grande capacidade. Nella depois de render a ElRey as graças pelas noticias, passa a lhe Prova num. 180. beijar a mao por estar resoluto a tratar do seu casamento para a segurança da successão do Reyno. Propunhalhe o Papa casallo em França com a Princeza Margarida, filha delRey Henrique III. a qual depois casou com Henrique IV. Rey de Navarra, e França, que elle depois de muitos annos repudiou; sendo huma das proposições daquelle tratado o entrar ElRey em huma liga contra o Turco. No que respeitava ao casamento, louva a ElRey fallar naquella materia sem rebuço, como até alli se tinha feito, (porque nao dava ouvidos a esta pratica) e já estava em idade competente para per si tratar este negocio, e com mayor razao sendo inculcado pelo Papa, por ser grande o interesse, que França tinha na alliança, e parentesco delRey, que suppunha se procederia naquella materia de sorte, que ao respeito, e authoridade del Rey convinha; e assim nao fazia algumas advertencias, porque como estava resoluto, e era o principal ponto o de cafar, (em que ElRey tinha grande violencia) o mais dependia da reposta, que devia de ser tal, que houvesse pouco, que replicar: porém quando lhe parecesse preciso, o faria, lembrando a Sua Alteza, o que entendesse ser mais conveniente ao seu serviço. No ponto, que tocava a ElRey entrar na liga contra o Turco, que nao podia deixar de o ap-Tom.VI.

provar, e muito mais sendo maxima de seu pay, ser a mais importante cousa, que se podia determinar na Christandade, o que desejara tanto na sua vida, que lhe parecia teria a sua alma satisfação de ser concluida. E que ainda que ElRey se achava menos obrigado a entrar na liga, pelas continuas despezas das Armadas, que guardavao as Costas de seus mares, e lugares de Africa, tanto mais se engrandecia a virtude, e christandade del Rey, no desejo de augmentar a Fé Catholica; o que bem se explicava na satisfação, com que respondera ao Santo Padre. Sendo a mayor prova a idéa de mandar ao Senhor D. Duarte por General da Armada, com que determinava auxiliar a liga, porque se nao lia na Historia, que deste Reyno sahisse pessoa de tao alta esféra com semelhante emprego; porém que ao Senhor D. Duarte lhe bastava servir a Sua Alteza, tendo tanta parte do seu sangue, para que assim entendesse o Mundo o gosto, que tinha no seu serviço; porém que se nao podia dispensar de lhe dizer, que o modo devia ser da sorte, que convinha à authoridade delRey, e se devia aos merecimentos do Senhor D. Duarte, que como temos dito no Capitulo VII. do Livro IV. era filho do Infante D. Duarte, (irmao del Rey D. Joao) e cunhado do Duque, que mostrou nesta reposta o zelo, e amor, com que fallava a ElRey, como adiante veremos, revestido sempre da grandeza da sua pessoa, que dava lugar, a que pudesse representar

ao seu Principe a verdade, sem os rebuços, com

que de ordinario a lisonja a escurece.

Era o Legado sobrinho do Santissimo Padre

Pio V. que hoje veneramos Santo, e por elle entendemos mandou ao Duque hum Breve de muitas graças, e indulgencias para a sua pessoa, e familia. Nao havia naquelle tempo a ampliação da Bulla da Prova num. 131. Cruzada, e assim os Pontifices faziao aos Principes semelhantes graças, e agora, pelo que parece com a occasias da vinda do Cardeal Legado, mandou ao Duque hum Breve, em que lhe concedia poder elle, e seus filhos ouvir Missa nas Capellas móres, assim Seculares, como Regulares, e bautizallos na sua Capella. E que nas jornadas pudesse ter Oratorio privado, levando o Altar portatil, onde nao houvesse Igreja, on Capella, para elle, e toda a sua familia ouvir Missa; que o Capellao lha poderia dizer antemanhãa, e huma hora depois do meyo dia, e que ainda no tempo de interdicto teria Missa a portas fechadas, sem se tocarem os sinos; e em dia de Pascoa, ou na Igreja, ou no seu proprio Oratorio, se poderiao confessar, e receber os Sacramentos, podendo mandar enterrar os seus criados, e familiares, com moderado funeral. E nos dias de jejum das Temporas, como na Quaresma, e nos de mais, assim o Duque, como a Duqueza, e seus filhos, de hum, e outro sexo, poderiao comer lacticinios, e tambem carne com o conselho do Medico, e outras graças semelhantes. Foy passado em Roma Tom. VI. Sii a 8

a 8 de Janeiro do anno de 1571, no anno quinto do seu Pontisicado.

No anno de 1573, que ElRey passou ao Algarve a ver as Praças daquelle Reyno, sahio de Evora com pequena comitiva de Senhores, Fidalgos, e Ministros: acompanhava-o o Senhor D. Duarte seu tio, o Duque de Aveiro D. Jorge de Lencastre, D. Pedro Diniz de Lencastre seu irmao, o Conde de Vimioso D. Affonso de Portugal, e dous filhos seus; D. Diogo da Sylveira, Conde de Sortelha. Guarda môr da sua pessoa; D. Alvaro de Castro, que soy depois seu valido, e já era savorecido; D. Fernando Alvares de Castro, que me parece ser seu filho; D. Martim Pereira, que tinha o lugar de Védor da Fazenda; Francisco de Tavora, Reposteiro môr; D. Luiz de Menezes, Alferes môr; Filippe de Aguilar, que servia de Veador da Casa; Sancho de Tovar, que fazia o officio de Monteiro môr; Balthasar de Faria, Almotacé môr; Manoel Quaresma, e Miguel de Moura, Secretarios; D. Martinho de Sousa, D. Joao de Castro, Joao Gonçalves da Camera, D. Joao da Sylveira, Christovao de Tavora, e Pedro Guedes, estes erao os Fidalgos, que faziao a Corte. Os moços erao D. Alvaro da Sylva, que servia do pendao, D. Luiz seu irmao, D. Alvaro, e D. Joao de Castro, D Lucas, e D. Joao de Portugal, filhos do Estribeiro môr, que hum servia com a mala, e outro com a caldeirinha, com D. Alvaro da Sylveira, filho do Con-

Conde Guarda môr. Visitou El Rey todas as Praças, como já dissemos no Capitulo VII. do Livro IV. e reservámos para agora as circunstancias desta jornada, como parte precisa deste lugar. Levantou ElRey ao foro de Cidade a Villa de Lagos, de presente residencia dos Governadores daquelle Reyno, no qual ElRey paffou alguns mezes difcorrendo por todos os Lugares. Querendo recolherse, cortou na volta a jornada. Intentou entrar pela posta em Castella, e o conseguio, levado da viveza do seu espirito, que sempre o moveo ao mais arduo. Passou pela Villa de Cheles, onde D. Francisco Manoel, Senhor daquella Villa, o recebeo, e a toda a Corte, com passo franco, servindo-o com bizarria em tudo, ainda no vedado uso das Leys dos Reynos confinantes. Vio já ElRey do seu as Fronteiras de Castella, e quiz com louvavel fim acabar a fua jornada. Mandou ao Senhor D. Duarte, que avisasse a Infanta sua mãy, à Senhora D. Catharina, e ao Duque de Bragança seus irmãos do intento, que tinha de os ir ver: chegou ElRey pouco depois do aviso; porém a impensada visita nao perturbou aquelles Principes. Foy sumptuoso o apparato, com que soy recebido, e a grandeza ministrada pela industria supprio o que havia faltado de tempo. Foy hospedado em huma casa de campo situada no meyo da Tapada, povoada de bosques, e riquissima de todo o genero de caça, regàda de fontes, e diversos ribeiros, que fertilifaő

lisao os pastos. O insigne Lopo da Vega e Carpio celebrou este sitio, descrevendo a Tapada em hum Poema, como diremos em outra parte. Achava-se aqui todo o concerto nas mesas, e manjares. ElRey comeo com gosto, dando-se por bem servido: os Grandes, e Fidalgos forao tambem fervidos com grande decencia. Admirarao muitos nao fó a profufao, mas a pontualidade da ordem, fendo a promptidao igual a todos, nao recebendo nenhum menos tratamento, e reverencia, porque nao havia confusao, que a perturbasse, pela singular ordem, com que todos erao servidos. O Duque apresentou a ElRey admiraveis peças, proprias da sua inclinacao, e do lugar, em que o hospedava, a saber: ricos, e bem lavrados instrumentos de montaria, espingardas, cutellos, facas, aves para a altanaria, cavallos, e caes de caça, que tudo lhe offereceo. Ainda alcançou a mais a magnificencia desta poderosa Casa, e foy, serem todos igualmente tratados na segunda hospedagem, entendendo, que nao poderia igualar a primeira. Determinando ElRey o modo da visita, entrou em Villa-Viçosa no Palacio do Duque, adornado com magestoso apparato, digno para o servir, nao fendo em nada inferior a abundancia à perfeiçao, com que realçavao todas as coulas. O Duque de Barcellos D. Theodosio, que nao contava mais, que sete annos, nao o escusou a sua curta idade de ter grande parte nas ceremonias deste dia. Acompanhado de D. Duarte seu irmao, e ambos de feu

seu tio o Arcebispo D. Theotonio, com os criados, que erao addictos ao seu serviço, esperou a El Rey no posto, que seu pay lhe determinara, e chegana do lhe beijou a mao com estremada galantaria. El-Rey o favoreceo muito, louvando a sua mansidao, graça, e gentileza, e da mesma sorte a seu irmao. A Infanta D. Isabel, a Senhora D. Catharina sua filha, e as suas as Senhoras D. Maria, e D. Sarafina o esperavao na porta da primeira ante-camera, ElRey com extraordinario agrado (que às Damas nao mostrava nunca) satisfez ao comedimento das Princezas com cortezes demonstrações. Passou depois aos aposentos das duas Duquezas D. Brites de Lencastre, e Dona Joanna de Mendoça, esta madrasta do Duque de Bragança D. Theodosio I. e aquella do Duque de Bragança, como fica escrito. quanto ElRey satisfazia com as ceremonias da sua vinda, o Duque, e o Senhor D. Duarte seu cunhado, entertiverao toda a Corte, usando daquelles termos da cortezia, e agrado, a huns, e outros decentes. A Senhora D. Catharina com animo Real, tomou por conta da sua grandeza dar aquelle ultimo regalo a toda a Corte. Era por todos applaudida a opulencia da hospedagem, e assim com reverentes expressoens louvavao a grandeza de hum Real camerim, o qual ornavao todos quantos exquisitos, e curiosos brincos a sua Real curiosidade havia conseguido; este mandou abrir, e pôr franco aos Fidalgos, que com agudos ditos, e cortezãa confi-

confiança, pelo seu modo o applaudiao, servindose dos cheiros, e curiosidades de pelles de ambar, lavradas com fingular capricho, fempre estimaveis, e agora pela multidao podiao ser menos appetecidas, e outros brincos de bom gosto, e estimação. Era nao só cortezao, mas entendido, como os seus, o Conde de Vimioso, que com galantissimo desembaraço usava de tudo, dizendo: Sirvamos, Senhores, a Sua Alteza. D. Francisco de Portugal seu filho, (depois bem memoravel pela sua historia, de que no livro X. daremos conta) olhando para seu pay com circunspecção tão séria, parecia o reprehendia; porém o Conde voltou dizendo tao discretas, como cortezãas expressoens, e com nova confiança acreditou, o que obrava. A Senhora D. Catharina fez hum presente a ElRey de diversas galantarias de cheiros, e peças lavradas à agulha, de singularissima arte, de que ElRey mostrou gostar, e se mandarao entregar a quem pertencia. ElRey se mostrou igualmente obrigado dos parentes, como do lugar tao accommodado ao seu exercicio, e fez, que no dia seguinte se corressem Touros; e sem embargo de duas legoas de distancia, a donde foy passar a noite, voltou a vellos com grande satisfaçaő. Deixou finalmente a Casa de Bragança mais chea de favores, que de conveniencias, daquelle Rey nunca lembradas, ou nunca advertidas, tal vez por interior movimento dos futuros accidentes, que obrou nelle aquelle commum desacordo, com que

que de todos sao vistos os transversaes, como precisos herdeiros: e assim deveo muy pouco esta Serenissima Casa ao seu Reynado, como adiante se vera.

Determinou ElRey no anno seguinte passar em pessoa à Africa, e convidando ao Duque para o acompanhar, o fez com aquelle apparato, e despeza, com que estes Principes em todo o tempo mostrarao no obsequio dos Soberanos o gosto de os fervir, e o poder da sua grande Casa. E para que na sua ausencia nao padecessem os Vassallos dos seus Estados algum detrimento, lhe mandou ElRey passar hum Alvará para que em quanto estivesse fóra Prova num. 182. do Reyno, a Senhora D. Catharina sua esposa pudesse governar, e governasse as suas terras, e Ducado, da mesma sorte, que o Duque o sazia, em virtude das suas Doações, e Privilegios: foy feito em Lisboa a 7 de Setembro de 1574. Levou o Duque à custa da sua fazenda seiscentos homens de cavallo, e dous mil de pé, nao fendo largo o prazo, que teve, porque ElRey se apressou para a jornada com aquelle ardor, com que sempre entrou nos seus appetites. Pelo que mandou passar hum Alvará ao Duque, para que todos os Corregedo- Prova num. 183. res, e Ouvidores, e mais Justiças, dessem à ordem de D. Joao, Duque de Bragança, seu muito amado, e prezado sobrinho, que o hia de presente servir à Africa, todas as embarcações necessarias para levar a sua gente, fato, cavallos, e mantimentos a Tom. VI.

Tangere, e tudo o que fosse preciso para esta jornada do Duque, e dos seus, e mais gente, que na fua companhia passava a servillo; e que o Duque mandaria pagar todas as despezas pelos preços, e estado das terras, o que faria o executar com brevidade, e diligencia; e os que assim o nao cumprissem, encorreriao na pena de cincoenta cruzados, ametade para os Cativos, e outra para quem os accusasse. Foy seito em Lisboa a 10 de Setembro de 1574. No mesmo dia passou ElRey outro Alvará a favor dos Vassallos do Duque da Villa de Sousel, e seu Termo, e de outras, de que o Duque era Senhor na Provincia de Alentejo, os quaes o haviao de acompanhar na jornada de Africa, para que estes Vassallos pudessem vender todo o tiigo, que tivessem; e que elles, e as pessoas, que lho comprassem, o pudessem tirar das ditas Villas, sem embargo de algumas Provisoens em contrario suas, ou mandados do Almotacé môr da Corte, e posturas, que o vedassem. O successo desta Campanha del-Rey D. Sebastiao fica já referido em seu lugar.

No Capitulo antecedente deixamos tambem relatada a contenda, que o Duque D. Theodosio tivera com o Prior do Crato D. Antonio, querendo arrogar à sua pessoa, com o savor del Rey, preeminencias, que prejudicavas ao caracter, que no Reyno tinha a Casa de Bragança sobre huma posse sem intermissas, que gozavas aquelles Principes. Era o genio de D. Antonio inquieto, ardiloso, e

Prova num. 184.

com vaidade notavel, e levava muito a mal terse acordado ao Senhor D. Duarte o tratamento de Excellencia, e me parece, que foy elle o primeiro, que a teve por ordem delRey. O Prior do Crato como sobre muitas partes, de que era ornado, era summamente agradavel, passando à Corte de Castella, se queixava nella do pouco, que na de Portugal se attendia a ser elle filho do Infante D. Luiz, e conseguio, que os Grandes de Castella o tratassem de Excellencia; e voltando a Portugal com este exemplo, dispoz o animo delRey, que com o fentido na jornada de Africa o mandou governar Tangere, e lhe declarou por este serviço, que lhe hia fazer, o tratamento de Excellencia, e desta sorte se tinha apoderado muito da vontade delRey, que com os poucos annos, e menos reflexão o attendeo nestas materias, com prejuizo do Duque de Bragança, que pela disputa, que com o Duque seu pay tivera, quiz anticipadamente tratar esta materia, pondo-a em juizo contencioso para nelle mostrar as razoens, que tinha de haver de preceder a todos aquelles, que nao estavao em grao mais propinquo à successão da Coroa, do que elle estava por successão legitima. A este sim pedio a ElRey mandasse ver este negocio por Ministros, que o houvessem de sentenciar conforme a Direito, e querendo justamente se nao houvesse de litigar mais, que sómente a propriedade. Dom Antonio, que se nao descuidava, pertendia, que ha-Tom. VI. T ii vendo

vendo de se disputar este ponto, se havia de tratar

da posse, porque se lisongeava de estar nella; porém na verdade elle nao tinha alguma, como já dissemos fallando nas declarações da Rainha D. Catharina, Regente do Reyno, pelo que nao podia ter vigor a sua pertenção. Com effeito ElRey passou hum Alvará para que esta materia se visse summariamente, tanto no que tocava à posse, como à propriedade; e foy feito em Lisboa por Pantaleao Rabello a 22 de Mayo de 1568. Vendo o Duque Prova num. 185. este Alvará ficou muy pouco satisfeito do modo, com que se lavrara, e mandou pelo mesmo Pantaleao Rabello hum recado ao Secretario de Estado, cuja substancia era: "Que vendo o Alvará, nelle , era primeiro nomeado D. Antonio, e que aquel-, la circunstancia lhe podia prejudicar; porque con-, forme a Direito a ordem da letra naquella materia , fazia indicio da preferencia, e que como a tençao , del Rey nao era prejudicar a nenhuma das partes , em cousa alguma, para se evitar este prejuizo pa-, ra a determinação, mandasse pôr no Alvará hu-" ma declaração, que o ser nomeado primeiro D. , Antonio no dito Alvará, nao defraudaria ao di-, reito, que o Duque tinha, porque nao era a sua , tençao prejudicar em cousa alguma a nenhuma , das partes, e que a duvida da precedencia assim , na posse, como na propriedade, seria determinada , em hum só processo, e em huma só sentença sum-, mariamente; porque além de ser esta a mente del-, Rey

, Rey, como lhe elle mesmo dissera, se evitavao "inconvenientes, e dilações.,, Esta causa parece que se nao seguio até a ultima conclusao, nao só porque nao achámos mais que o Alvará, ou tambem pelas perturbações, que se seguirao; porque a destreza do Prior do Crato se valeo do arbitrio mais prompto, com que perturbando ao Duque, fizesse mais publica a estimação del Rey, e soy o de lhe declarar o tratamento de Excellencia; o qual naquelle tempo era fómente dos filhos legitimos dos Infantes. Esta graça, que o Prior do Crato alcançou, sentio muito o Duque, por ser em osfensa da representação da sua grande Casa; sendolhe ainda mais sensivel, porque ElRey confessava o merecimento do Duque, dizendo, que de nenhuma sorte pertendia prejudicar a sua preserencia. Manisestou o Duque em huma larga, viva, e forçosa representação a ElRey, o que com elle tinha passado sobre este negocio, o direito da sua justiça, as prerogativas da sua Casa, e a justa queixa, que o acompanhava de semelhante graça.

"Primeiramente lhe dizia, o que por vezes "passara com Sua Alteza, as justas esperanças, em "que o puzera, e como se fora dilatando essa re-"solução, a qual devia ser não só fazendo ElRey "a mesma merce ao Duque do tratamento de Ex-"cellencia, mas declarando por hum Alvará, que "havella seito primeiro ao Prior do Crato lhe não "prejudicaria em cousa alguma; porque de outra , forte com aquella merce nao havia ninguem, que , nao désse por determinada a duvida da preceden. , cia entre elles; o que sómente com declaração do , Alvará se poderia emendar, e que assim o enten-, diao os mayores Jurisconsultos, com quem prati-, cara o negocio; e que indo o Duque de Villa-Vi-, cosa a Almeirim, somente por fallar a Sua Alte-, za, lhe fizera a honra (entre outras) de sentir o " discommodo, que tivera de sahir de sua Casa, e , rogando-o, que se recolhesse, lhe affirmara, que , lhe responderia com a mayor brevidade possivel, , e o honrara com outras muitas expressoens; pelo , que entao lhe beijara a mao, dizendo, que de ne-"nhuma sorte pertendia serlhe importuno, mas só-, mente servillo em tudo; e pois que Sua Alteza , era servido, que elle se recolhesse, o fazia, con-", fiando tanto na Real condição, e virtudes de "Sua Alteza, e na sua justiça, que se retirava com , a certeza, de que lhe nao faltaria com aquella , merce: lembrandolhe, que devia de estimar ter , contente hum Vassallo, como elle; pois o servia, , como era notorio, e o faria sempre, sem esperar ju-, ros, nem Commendas, nem outras merces. Que , retirando-se a sua Casa para esperar a resolução, , fora S. Alteza servido ordenarlhe passasse com elle " à Africa, deixando indeciso o negocio; e que sup-" posto na conjunctura presente devia esperar a re-" posta, para que sosse mayor a satisfação da jorna-,, da ; elle se aprestara para ella de maneira, que se-"gura»

, guramente podia affirmar, que nella fora a sua , despeza mayor, que a de todos os de mais juntos, que acompanharao a Sua Alteza, sem sazer re-, paro em empenhar, e vender parte do seu Esta-" do, dispendendo todo o dinheiro, que pode achar "no Reyno, valendo-se nesta occasiao de outro de " Castella, e isto com tanto gosto, como era pre-" sente a Sua Alteza, que nao o devia ter menos , de o ver em pessoa na sua companhia; porque "bem devia de entender, que disserente Vassallo , era o Duque de todos os outros, e quanto mere-,, cia honras, e merces; e nao verse prejudicado tao , sensivelmente no brio, na pessoa, e na representa-, ção da sua Casa, de que a Coroa tinha recebido , em todos os tempos tao assinalados serviços, e es-, tando tao bem costumados os Senhores della a re-" ceberem dos Reaes predecessores de Sua Alteza , favores, e distinções. E que se via precisado a "dizerlhe, que as que o Duque tinha recebido de-" pois, que entrara na possessão do Ducado, e Es-,, tado de Bragança, fora tirarlhe Sua Alteza de seu , poder absoluto as terças das rendas dos Conse-" lhos das suas terras, e certos Julgados do Termo " de Bragança, e pertender tirar com a fórma do " regimento das Ordenanças o Senhorio, e vassal-" lagem, que os seus Vassallos lhe deviao de reco-"nhecer, para desta sorte o impossibilitar de poderse " fervir delles em alguma occasiao; que os Desem-, bargadores do Paço perturbarao as suas jurisdic-"ções,

" ções, de sorte, que lhe violavao o respeito, man-"dando cada dia Desembargadores, e Ministros às " suas terras, passando commissoens com violencia , notoria, o que era huma pura infraçção dos seus " privilegios, e Doações. E que estes manisestos "aggravos, que como taes sentia, os tolerava com " menos violencia por tocarem à fazenda; mas que " sobre elles agora se via ainda mais opprimido, , quando Sua Alteza lhe diminuîa as honras, de-, vendo justamente esperar muy disferentes venta-, gens de D. Antonio, porque em tudo o devia de " preceder, como era publico; porque era notorio, que o nascimento de D. Antonio era tao desci-, tuoso, que era espurio por ser nascido de coito " damnado; porque ao tempo da sua concepção, " e nascimento, era o Infante seu pay Prior do Cra-" to, Religioso, e professo, porque pelo Institu-, to, e conforme a Direito, nao podia casar: e assim ", nem pelo Direito commum, nem pelas Leys Municipaes do Reyno podia D. Antonio succeder a " seu pay, nem a sua mãy. E que tambem o In-" fante nao podia casar com a may de D. Antonio , pela incomparavel differença, e grandissima des-, igualdade, pelas quaes razoens o Direito Civil o "impugnava. Nao obstando allegarse, que o In-, fante obtivera dispensa para o tal casamento, por-, que esta nao teve esfeito, e somente podia obrar " casando, mas que sem o Matrimonio, todos os si-, lhos, que tivesse, erao espurios, e inhabeis, pois , a eites

, a estes se nao podia estender a graça da dispensa, " cujo effeito sómente se conferia ao Matrimonio, ", e aos filhos, que delle nascessem; e assim nao po-" dia D. Antonio valerse das prerogativas, e hon-" ras de seu pay. E ainda que nao fosse espurio, " senao natural ( o que nao era) ainda neste caso ti-" nha contra si a opiniao de Direito, em que uni-" formemente he assentado, que as prerogativas do , pay se nao transmitem ao filho: o que se corro-, borava de nao poderem os filhos naturaes cha-" marse da familia de seu pay, nem trazerem as suas "Armas direitas (como o Duque trazia) por ser le-"gitimo, e D. Antonio nao, nem poder succeder " nos feudos, nem prazos Ecclesiasticos, em razao " do defeito da concepção. E por esta causa soy ", determinado em Conselho por mandado delRey "D. Manoel, que o Duque D. Jayme seu avô pre-" cedesse ao Mestre de Santiago, filho del Rey D. "Joao, sómente por nao ser legitimo, posto que " fosse legitimado, e de may muito Fidalga; pelo " que nao padecia duvida preceder o Duque a D. "Antonio, que nao era tao propinquo parente da "Coroa, como era o Mestre de Santiago. Nem " obstava dizerse, que o Duque D. Jayme entao "precedera, por ser mais parente delRey D. Ma-" noel; porque nao foy sómente esse o motivo, " mas porque ao Duque podia pertencer a suc-"cessão do Reyno, e ao Mestre não; a qual ra-, zao era toda em favor do Duque Dom Joao, Tom. VI. " como

" como se vereficava, do que adiante mostraria. "Que esta mesma questao se achava já venti-, lada em tempo delRey D. Joao avô de Sua Al-, teza, entre D. Diniz, tio, e sogro do Duque D. "Theodosio seu pay, e irmao do Duque seu avô, e , o Condestavel D. Affonso filho do Duque de Vi-" seu D. Diogo, que sendo ambos netos do Infan-, te D. Fernando, e bisnetos del Rey D. Duarte, " estando ambos em igual grao de parentesco com "ElRey D. Manoel, e só com differença de linhas, ,, porque a de D. Diniz era feminina, e era irmao " segundo do Duque de Bragança, precedeo ao , Condestavel, porque era natural; sem embargo , da melhoria da linha por ser masculina, e ser re-, vestido da dignidade de Condestavel: o que tam-, bem se estava vendo todos os dias no Senhor D. "Duarte filho do Infante D. Duarte, precedendo " a D. Antonio, sem que se attendesse a ser filho , do Infante D. Luiz, mais velho, que o Infante , D. Duarte, que como mais moço, e todos os , mais Infantes seus irmãos erao precedidos do In-, fante D. Luiz. Que o fundarse D. Antonio, em " que fora legitimado, e que assim devia ser repu-, tado como nascido de legitimo Matrimonio, pa-, decia graves contradições; porque nenhuma gra-, ça le póde conferir em prejuizo grave de terceiro; , e para ser convencida esta razao (que he o capi-, tal fundamento, em que fundava a sua pertenção) , basta sómente mostrar, que se a legitimação o si-

" zera verdadeiramente legitimo, devia de prece-" der pela especialidade da linha ao Senhor D. Du-" arte como filho de Infante, primeiro, e mais pro-" ximo à Coroa.

"Que sendo tudo tao conforme com o Direi-, to Civil, e Canonico, em que os naturaes ( ainda " que sejao legitimados) nao succedem de rigor nos " feudos; e ainda quando sao legitimados nao po-, dem succeder em feudo nobre, nem menos po-, dem ser admittidos a Beneficio Ecclesiastico, e " principalmente Bispado, sem dispensa do Papa; " e por esta mesma razao he assentado em Direito, " que os filhos naturaes de pessoas illustres, ainda " que sejao legitimados, não gozao da nobreza, e " prerogativas de seus pays, por serem semelhantes , à ferida curada, em que sempre fica sinal na cica-, triz; comparando-os tambem à Alquimia, que faz , parecer o que nao he: pelo que dizem, que devem " tal reverencia aos legitimos, que nao podem con-, correr com elles a huma mesa; e assim no Senado, e " Conselho de Napoles, nao entrao os naturaes, ain-, da que sejao legitimados, de que se tira evidente-" mente, que a legitimação em D. Antonio não , obra, nem póde obrar em prejuizo do Duque, e ", do seu Estado, com o qual já tinha adquirido di-" reito, o que bem se justificava; pois, segundo o "Direito commum, e Municipal do Reyno, nos "Morgados prefere o filho natural, e legitimo, pos-,, to que seja mais moço, ao natural legitimado, Tom.VI. , ainda Uii

, ainda que seja mais velho, porque a legitimação , 1120 pode obrar em prejuizo de terceiro. O que , he certo, porque está determinado pela Ordena-, çao do Reyno, que o filho legitimado nao fuc-, ceda nos bens da Coroa; de que se segue, que , nao póde succeder nas honras, e prerogativas de , seu pay, por ser cousa muito mayor, que os bens, " de cuja successão os priva: e por estas razoens, e , outras, que o Duque omittia, a legitimação de , D. Antonio nao podia prejudicarlhe, principal-, mente neste Reyno, aonde as legitimações são dis-, pensas, que todas levao a clausula: Sem prejuizo , do legitimo herdeiro: e que se nao podia presumir , da recta tenção de Sua Alteza, que houvesse que-, rer prejudicar ao terceiro, que tinha direito ad-, quirido; quanto mais, era cousa assentada, que D. ,, Antonio nao tinha legitimação, nem dispensa, ,, que suffragasse neste caso, nem de que elle se pu-" desse para elle ajudar.

"Dizia mais o Duque ser filho da Senhora "D. Isabel, cujas virtudes, qualidades, e preroga-"tivas a todos erao notorias, e o chegado paren-"tesco, que tinha com a Coroa deste Reyno, pe-"la qual razao a nobreza era mais illustre, e sor-"çosa no Duque por ser de pay, e de may; por-"que todo o composto participa de sua sórma, e "materia, e assim era commum entre os Doutores, "que tratavao este ponto, e o savorecia a mesma "Ordenação do Reyno, a qual permitte aos silhos, "contra

, contra o Direito commum, poder usar das Armas ", da parte das mays nobres, direitas, e puras, sem ", mistura alguma: accrescentando, que bem podia , fundarse na grandeza do Estado do Duque, por " ser Senhor da Casa de Bragança, composta de tan-, tas Villas, povoações, terras, e Vassallos, com " tantas rendas, Padroados, e Commendas, e com , tantas jurisdicções nos seus Estados, que tudo, se-" gundo a fórma do Direito, era de muita pondera-,, çao sobre a materia, de que tratava. Porque elle ", era Duque de Bragança, e de Barcellos, Mar-" quez de Villa-Viçosa, Conde de Ourem, e de "Arrayolos, as quaes dignidades, por ferem tao "grandes, tinhao em si incluidas muitas honras, e " preeminencias; e que o Infante D. Pedro em hu-" ma Carta, que escreveo a ElRey D. Affonso V. " de queixas, e aggravos, dizia, que era Infante, "e Duque; e assim neste caso, como assirmao os "Doutores, nao podia haver duvida, em que o , Duque precedia a D. Antonio, que nenhum da-" quelles titulos tinha. O que justificava com o " exemplo, e determinação delRey D. João III. ,, que tinha o mesmo parentesco com os tios do Du-" que, irmãos do Duque seu pay, que D. Anto-, nio tinha de presente com ElRey, e sendo legiti-" mos, e parentes mais chegados hum grao, que o "Duque de Aveiro, elle os precedia pela preemi-, nencia do titulo de Duque, e Estados, que pos-, suia, sem embargo de elles precederem aos mais " irmãos " irmãos do Duque de Aveiro; e pela mesma ra-" zao devia preceder elle Duque a Dom Antonio, " ainda que mais chegado em parentesco, pela es-" peciosa prerogativa dos titulos, e Estado, que ti-

, nha.

"Que sendo a mais principal, e forçosa razao, , que já seu pay allegara, ser elle Duque bisneto a da Duqueza D. Isabel, irmãa del Rey D. Manoel, , filha do Infante D. Fernando, e neta del Rey D. , Duarte, do qual por linha direita, e legitima fuc-, cessão elle descendia; e sendo caso, (o que Deos , pela sua bondade nao permittisse) que saltasse a " successão do Reyno, e não ficassem outros paren-, tes da Coroa, senao elle Duque, e D. Antonio, " a elle, posto que em grao mais distante, e nao a "D. Antonio pelo defeito da bastardia, pertencia , a successão do Reyno, como affirmão os Douto-, res, quando tratavao aquelle ponto. Nao ob-, stando a elle Duque no caso presente descender " por linha feminina para deixar de succeder; por-, que neste Reyno, e no de Castella, e em todos " os outros, (excepto no de França) a mulher, con-, forme a Direito, nao era incapaz de succeder no , Reyno. E assim por esta razao precedia a D. , Antonio, porque se corroborava a sua justica com , a especiosa prerogativa de ser casado com a Se-,, nhora D. Catharina, que como legitima prece-" dia em tudo, e que as preeminencias, que erao , devidas a sua mulher, lhe erao communicaveis, e , lhe

" lhe pertenciao. Porém nao se valendo por ora " mais, que do direito proprio, elle o precedia nis-", to, ainda estando em grao mais affastado de pa-" rentesco, porque segundo o Direito Civil, para " succeder no Reyno basta descender de sangue " Real, ainda que estivesse no millesimo grao.

"Do que se convencia, que tudo o que por , parte de D. Antonio se allegava de ser parente " mais chegado, lhe nao servia, porque essa razao " sómente aproveitava aos que por ella tinhao mais , provavel esperança de succeder no Reyno, a qual " por direito algum nao podia ter Dom Antonio, " ainda que a sua legitimação o habilitasse para to-" das as dignidades, porque se nao podia estender , às soberanas, como he a Real, pelo que estava , nao só determinado, mas em pratica de o prece-, der o Senhor D. Duarte, sendo silho de Infante " mais moço, sómente porque nelle concorria o "poder haver esperança de succeder no Reyno, e D. Antonio nao; e assim corria sem duvida a " mesma razao para se dizer o mesmo da sua pes-, soa. O que se convencia com os Infantes filhos " do Rey vivo precederem aos Infantes irmãos do ", mesmo Rey, não sómente por serem mais chega-, dos em sangue, mas por serem mais propinquos "à successao do Reyno; porém nao sendo o filho "do Rey legitimo, he precedido dos Infantes seus ", tios, o que se vira praticado no seu mesmo tem-, po no Senhor D. Duarte, filho natural delRey "D. D. Joad III. que era precedido dos Infantes seus , tios por serem mais proximos à successão do Rey-, no, ainda que o Senhor D. Duarte era mais che-, gado em grao de parentesco. O que tudo se mos-, trava claramente pela differença das honras, que " o mesmo Rey sazia aos filhos do Infante D. Du-" arte seu irmao, do que sazia ao Senhor D. Du-" arte seu filho, por nao ser legitimo, sem embar-", go de ser mais seu parente; pelo que ordenara, , que se fallasse por Excellencia ao Senhor D. Du-, arte seu sobrinho, e por Senhoria ao Senhor D. , Duarte seu filho, as quaes honras, e outras mer-" ces, que lhe conferia, erao attendendo à succes-, são do Reyno, que podia recahir no Senhor D. , Duarte seu sobrinho, (como depois veyo a suc-, ceder) e nao em o Senhor D. Duarte seu filho " por nao ser legitimo. E este soy o motivo, que " o Conde de Marialva teve, quando tratando-se " em Conselho da precedencia do Duque D. Jayme " seu avô com o Mestre de Santiago, sacilmente , convenceo haver de preceder o Duque seu avô. , o que entao se determinou assim. Pelo que sen-" do elle Duque mais propinquo para fucceder no , Reyno, se seguia, que se no que he mais, precedia ,, a D. Antonio, evidentemente o devia preceder , em tudo o que he menos.

"Nem tambem podia servir o que se allega, "va por parte de D. Antonio, de que o Insante D. "Luiz seu pay sora Principe deste Reyno em quan-

"to ElRey D. Joao nao teve filhos; porque tam"bem o Duque D. Jayme foy Principe deste Rey"no em quanto ElRey D. Manoel nao teve suc"cessao. E sendo elle legitimo successor do Du"que D. Jayme seu avô, nos Estados, e mais pre"eminencias, prerogativas, e direitos do sangue,
"que nao podem passar em D. Antonio pelo de"feito do nascimento, sicava suffragando a mesma
"razao sómente a seu savor para haver de preceder
"a D. Antonio.

"De que tirava huma boa conclusao de ser " este mesmo o motivo, porque ElRey D. Joao, , que Deos tinha em gloria, nos apontamentos, que "fez, em que declarou a Rainha por Governado-" ra do Reyno, fazendo menção do Senhor D. Du-, arte, e dos Duques, nenhuma fez de D. Antonio; " no que deixou bem entendido haverlhe de prece-" der elle Duque em tudo. E finalmente por estas " razoens, que nao erao todas as que pudera al-", legar, mostrava a precedencia, que elle tinha a "D. Antonio; e por esta mesma causa lhe era mais , sensivel a pressa, com que Sua Alteza disferira a "D. Antonio, e o vagar, que tinha em determinar-"se em lhe responder, tornando-o a conservar no , seu direiro, que com D. Antonio, com o seu sa-, vor, já considerava abandonado com aquella mer-"ce, entrando em tal vaidade, que já lhe parecia "se nao assombrava do Duque, assirmando, que " outra era a sua pertenção, que devia ser querer Tom.VI.

, preceder ao Senhor D. Duarte; o qual já por seu , respeito deixara de exercitar em Africa o seu offi-, cio de Condestavel. E que devendo Sua Alteza , consultar este negocio, nao fosse com pessoas sos-, peitas, porque trazia muitas junto de si, que , o erao, e lhas nomearia, e aquellas, que ha-, viao de trabalhar porque o Duque ficasse desgos-, tado; a quem tambem servia a inveja, que no , Reyno se teve sempre aos Duques de Bragança " pela sua representação, e por serem elles os que , mais fervirao, e haviao de fervir a Sua Alteza, , de quem elle devia esperar tivesse satisfação de , lhe fazer merce, porque se segurava, de que Sua " Alteza o nao diminuiria em nada, mas antes o , accrescentaria com a merce da decisao deste ne-"gocio, como esperava pelas suas justificadas ra-"zoens, e justiça.

He de saber, que o Duque D. Joao já nesse tempo gozava do tratamento de Excellencia por permissao del Rey, concedida na occasiao, em que se esfeituou o seu casamento com a Senhora D. Catharina; graça, que El Rey lhe acordou em consideração das grandes qualidades, e merecimentos da sua pessoa, e Casa, e pelo motivo da nova alliança contraida na Casa Real, por ser a Senhora D. Catharina silha do Insante D. Duarte. Não encontrey o Alvará desta merce; porém não tem duvida, que naquella occasião se lhe conserio a prerogativa da Excellencia, porque a mesma Senhora o refere em huma

huma representação, que sez a ElRey D. Filippe III. onde entre outras cousas pertencentes à pessoa do Duque de Bragança seu filho, relata a permissão, que ElRey dera do tratamento de Excellencia ao Duque seu marido, na mesma forma, que sica dito; o que tambem vi em huma consulta original, que os Governadores do Reyno fizerao a ElRey D. Filippe II. sobre os tratamentos, na qual se resere, que na occasiao do casamento lhe fora permittida por El Rey D. Sebastiao: foy feita em 28 de Dezembro do anno de 1596, e se conserva na Livraria m.s. do Duque de Cadaval no Tom. 6. dos Papeis varios. E que entao se praticasse, consta ainda mais de muitas Cartas originaes, que estao no Archivo da Serenissima Casa de Bragança, escritas pelo Senhor D. Duarte seu cunhado, e pela Senhora D. Catharina para o Duque com o tratamento de Excellencia; a qual certamente lhe nao dariao, sem que precedesse a vontade del Rey, e muito mais sendo esta prerogativa concedida a elles fómente por filhos de Infantes, como erao. E este soy o motivo, porque alcançou este tratamento o Prior do Crato, com o affectado pretexto da fua ligitimidade, o que o Duque sentio, nao sómente por ElRey lhe conceder a Excellencia, mas porque com ella se enchia da vaidade de legitimo; para que assentada ella, houvesse de preserir ao Duque, o que elle nunca consentio, e fortemente lho contrastou por diversas occasioens, e com effeito o Duque veyo a preferir ao Tom. VI. Xii Prior

Prior do Crato, como adiante se verá. De diversas memorias consta, que ElRey satisfizera ao Duque antes da sua jornada de Africa; porém nao encontrey a decisao formal deste negocio, nem no Archivo Ducal Brigantino, nem no Real da Torre do Tombo; mas tambem me persuado, a que certamente a houve a favor do Duque, e por escrito,

pelo que adiante se lerá.

Por este tempo, que era o anno de 1577, pasfou El Rey a Guadalupe para neste sitio se avistar com ElRey D. Filippe o Prudente seu tio, o que com effeito poz em execução. O que nesta occasiao passarao estes poderosos Reys, refere a sua Historia, e nao pertence a esta: e somente diremos, que na volta, que ElRey sez para Portugal, o esperou o Duque em Estremoz com seu filho o Duque de Barcellos, e D. Jayme seu irmao, e todos beijarao a mao a El Rey, a quem o Duque de Aveiro, que naquella jornada acompanhou a ElRey, lhe disse, que D. Jayme era seu sobrinho, querendo nesta expressão mostrar a satisfação de ser fruto do segundo matrimonio do Duque D. Theodosio I. com sua sobrinha. El Rey recebeo ao Duque com especial agrado, e expressoens de amisade; e depois de conversarem largo tempo, se despedio, e o Duque se recolheo a Villa-Viçosa, onde no seguinte dia foy ElRey pela posta a visitar a Senhora D. Catharina, acompanhado do Duque de Aveiro, e alguns Fidalgos, e depois de estar muy satisfeito da

conversação, e modo da tia, voltou a jantar a Estremoz.

Achava-se ElRey empenhado na expedição de Africa, com que D. Antonio o lisonjeava com outros, que concorrerao, e o levarao a facrificar com a sua Real pessoa o Reyno, e reputação, e não attendia a cousa alguma mais, que a pôr em execução aquella idéa, de que deu conta ao Duque por huma Cirta, em que lhe relatava a entrada, que o tio do Xarife fizera em Fez, ajudado de alguns Turcos, que por ordem do Grao Turco seu Senhor o serviao; e juntamente, que sendo aquelle negocio de muita consideração, e conselho, por isso queria, que o Duque lhe enviasse o seu por escrito. Porém o Duque agradecendo a ElRey a honra, com que o fazia sabedor daquella materia, lhe respondeo: Que nao só naquelle caso, mas em todos desejava antes mais fervir a Sua Alteza, do que aconselhallo, e que se era preciso servirse da sua pessoa, e das de seus filhos, que com elles, com a Casa, e sazenda, estava tudo prompto para lhe obedecer; mas com o conselho se nao atrevia, porque Sua Alteza nada perdia nisso; e assim o devia dispensar de lho dar por escrito, nem ainda em voz, devendo agradecerlhe nao lho mandar; e com justa razao, porque quem se offerecia aos trabalhos, perigos, e despezas, bem podia renunciar aquella honra de o aconselhar, a qual tiverao seu pay, e avos, sem que faltasse a nenhum, de que tanto se horrarao; e já

e já que se nao podia com elles numerar nos grandes feitos, com que se distinguirao, servindo aos Reys seus predecessores, se assinalava em se quebrar nelle tao honrado fio : que Deos Nosso Senhor aconselha-se, e inspirasse a Sua Alteza, e allumiasse os entendimentos, dos que o aconselhavao, para que obrassem sem mais respeito, nem outro fim mais, que o de Deos, e do Real serviço, o que elle nao duvidava; porque se nao podia persuadir, nem crer, que Sua Alteza nao tivesse escolhido Conselheiros taes, que nelles concorressem tao precisas obrigações. Desta sorte se eximío o Duque politicamente de haver de votar em huma materia, que ElRey já tinha resoluto, e nao faltava mais, que polla em execução; porque a toda a pressa se estava preparando a Armada, em que ElRey com o seu Exercito havia de passar à Africa.

Neste anno de 1578 chegou a Villa-Viçosa o Embaixador do Duque de Saboya a 27 de Fevereiro a visitar a Senhora D. Catharina, o qual vinha acompanhado de oito criados, e hum sobrinho seu. O Duque o mandou conduzir por Pedro de Andrade Caminha, que o soy buscar sóra da Villa, e por ser noite veyo acompanhado de quatro Moços da Camera com tochas, e o conduzirao para as casas, que lhe estavao preparadas sóra do Paço; o qual depois de hum curto espaço soy à presença da Senhora D. Catharina, que o recebeo na sua Camera. O Duque de Barcellos, quanto que elle entrou pela fala,

fala, fahio a recebello, acompanhado de quatro Moços da Camera com tochas accesas adiante, e todos os Officiaes da Casa, que nao passarao da porta da ante-camera, e o Duque com o Embaixador entrarao na Camera da Senhora D. Catharina, onde se deteve quasi tres quartos de hora conversando; e despedindo-se, o conduzio Pedro de Andrade ao aposento, que se lhe tinha preparado, que estava ricamente adornado, aonde já achou a mesa posta, na qual foy fervido com grandeza: comeo com elle feu sobrinho, e Pedro de Andrade, servirao de Trinchantes Pedro Moreno, e Sebastiao Fragoso, criados accrescentados, e os Moços da Camera tambem servirao de dar agua às mãos, e de beber; e sendo tratado sempre com magnificencia, se despedio obrigado às attenções destes Principes; ignoramos o motivo desta visita feita pelo Embaixador, que nao foy casual, senao anticipadamente prevenida, e esperada.

Determinou o Duque acharse com ElRey na expedição de Africa, e se começou a aprestar com aquella grandeza, e magnificencia devida à representação de pessoa tão grande; e porque era muita a gente da sua comitiva, por isso em semelhantes occasioens sempre os Reys os attendiao, por ser muito o de que necessitavao; e ainda que sosse pela sua despeza, era preciso se executasse pelas Justiças delRey, que assim o ordenou por hum Alvará pas- prova num. 186. sado em 7 de Março de 1578, em que manda a to-

dos os Ministros de Justiça, e Officiaes dos Lugares do Reyno com comminação, que fação dar ao Duque de Bragança todas as cousas, que lhe forem necessarias para seu provimento, e dos seus; assim de mantimentos, como para o transporte, e mais cousas, que elle quizesse para a jornada de Africa, que havia de fazer na sua companhia, o que cumpririao com brevidade, e diligencia, de forte, que o Duque nao experimentasse falta, havendo tudo pelo seu dinheiro. Nao se achou o Duque nesta malograda empreza, porque depois de prompta a fua magnifica equipagem, e a de todos os Fidalgos, e pessoas, que o haviao de acompanhar, e servir nesta jornada, nao se lembrando dos aggravos, com que ElRey o tinha tao sensivelmente queixoso, e só fazendo se cargo da obrigação, e lealdade de o servir (como tinhao feito todos os seus predecesso. res, a quem o Duque nao cedia na generosidade, porque igualmente succedeo na sua grande Casa, e tambem nas virtudes;) ao tempo, em que a Armada em poucos dias havia de dar à véla, e estando elle nas vesperas da partida, lhe sobreveyo huma doença de febre aguda, que o impossibilitou a poderse embarcar; e por mais, que pertendeo esforçarse, era tao ardente, que julgarao os Medicos, que com leve causa se faria mortal, quanto mais com os inevitaveis incommodos da viagem; e que ainda vencida com felicidade, nao poderia acharse em estado, quando aportasse em Africa, para entrar

em campanha com o ardente da Estação. Impaciente o Duque com a doença, e ainda mais com os prognosticos dos Medicos, vacillava no que devia de fazer, porque nao sofria deixar de estar ao lado del Rey em occasiao de perigo, ainda contingente, quanto mais nesta, que o tinha por inevitavel. E quando se conheceo de todo impossibilitado para a jornada, substituio a sua pessoa com a de seu filho o Duque de Barcellos, que havia poucos mezes cumprira dez annos, querendo, que em acçao, em que ElRey se empenhava, quando nao podia o pay, se achasse o filho; e porque os de mais penhores, que entao sómente tinha, erao o Senhor D. Duarte, que nao contava nove annos, e o Senhor D. Alexandre, que nao tinha cumprido oito, os nao mandou tambem; mostrando neste raro exemplo, que a idade os impossibilitava, e que o amor o obrigava a expor o Duque de Barcellos, para que o Mundo visse, que nao acabarao comsigo em tempo algum os Senhores da Casa de Bragança deixar de assistir aos seus Soberanos em todas as occasioens, que concorrerao no seu tempo, ainda naquellas, que reconhecerao nao poderem ser em utilidade do Reyno; porque a opiniao, com que discorriao sobre a importancia dos negocios, antevendo a infelicidade, nao os desobrigava do amor, e lealdade, com que serviao, como vimos no Duque D. Fernando, quando a ElRey D. Affonso V. encontrava a alliança da Rainha D. Joanna; porém depois del-Tom. VI. Rey

Rey estar empenhado, o seguio tao arriscadamente, como valeroso; e agora o Duque D. Joao, quando impossibilitado para acompanhar a ElRey, mandou ao Duque de Barcellos seu silho, em quem o Real sangue, que o animava, anticipou o valor à idade, para em tenros annos deixar naquella campanha glorioso nome, como adiante veremos. Forao grandes as despezas, que o Duque sez nesta occasiao, e mayores com o cativeiro do Duque de Barcellos, e muitos criados, que o acompanharao: pelo que supplicando ao Papa Gregorio XIII. lhe concedeo por hum Breve passado em Roma a 18 de Outubro do anno de 1579 a graça de por tempo de cinco annos poder applicar o rendimento das Commendas, que vagassem da sua apresentação, às despezas, que sizera na guerra de Africa, e ao resgate do Duque de Barcellos, e dos mais criados, que forao cativos na dita guerra, como se vê de Prova num. 188. hum Alvará do Duque, em que por se achar vaga a Commenda de S. Gens de Perada no Bispado de Miranda, applicou o rendimento della às ditas despezas, em virtude da concessão Apostolica, que para isso tinha: foy passado em Villa-Viçosa a 20 de

> Março do anno de 1581. E vagando por Antonio de Gouvea, seu Secretario, a Commenda de S. Marcos da Villa de Monçarás no Arcebispado de Evo-

Prova num. 187.

ra, applicou na mesma fórma os seus rendimentos Prova num. 189. por hum Alvará passado em 3 de Julho do referido anno. Tanto era o cuidado de se livrar de dividas,

porque a sua consciencia bem dirigida nao se accommodava com deixar de procurar todos os caminhos de o conseguir com a mayor brevidade.

Perdido o Exercito Portuguez nos Campos de Africa com o seu Rey D. Sebastiao, subio ao Throno o Cardeal Infante D. Henrique, Varao cheyo de virtude, e exemplar Prelado na estimação do Mundo; e com o conhecimento do genio do Prior do Crato, a quem fora pouco affecto, lembrado da justiça do Duque de Bragança nas contendas, que lhe movera, ordenou, que ao Duque se fallasse por Excellencia. El Rey Filippe depois de entrar neste Reyno passou outra Carta em Lisboa Prova num. 1900 a 12 de Junho de 1584 ao Duque D. Theodosio, em que ordena lhe fallem por Excellencia, assim como a tinha seu pay o Duque D. Joao por merce do Senhor Rey D. Henrique. O mesmo Rey depois na Pragmatica, que sez sobre o modo de sallar, e escrever, a que chamao a Ley das Cortezias, feita em Lisboa a 16 de Setembro do anno de 1597, e promulgada na Chancellaria a 4 de Outubro do referido anno; declarando as pessoas, que hao de ter este tratamento, diz: Que aos filhos, e filhas le Prova num. 191. gitimas dos Infantes se ponha no alto da Carta, Senhor, e no sobrescrito, ao Senhor D. N. ou à Senhora D. N. e que se lhe escreva, e falle por Excellencia. Que a nenhuma outra pessoa por grande Estado, Osicio, ou Dignidade, que tenha, se falle por Excellencia de palavra, nem por escrito, senao àquellas pes-Tom.VI. Toas ,

soas a quem os Senhores Reys meus antecessores, e eu tivermos feito merce, que se chamem por Excellencia, como elles, e eu temos feito ao Duque de Bragança. Já dissemos, que quando o Duque casara com a Senhora D. Catharina, havendo respeito a esta nova alliança, e às qualidades, e merecimento da pessoa, e representação da Casa, e do Duque, por ser a Senhora D. Catharina filha do Infante D. Duarte, se permittira se fallasse ao Duque por Excellencia; mas, como parece, era sómente permissão, e ficou não sendo unica esta graça, quando a concedeo ao Prior do Crato; porém antes da jornada de Africa, ElRey acordou ao Duque este tratamento com mais formalidade, porque achamos em algumas Memorias, que ElRey lhe fizera a merce de Excellencia. Nao encontrey o Alvara desta merce, como já disse; porém persuadome, que a houve especial, fundado nas palavras da Pragmatica das Cortezias acima, em que diz: As pessoas a quem os Senhores Reys meus antecessores, e eu temos feito merce, que le chamem por Excellencia, como elles, e eu temos feito merce ao Duque de Bragança; de que se insere, que o Duque a tinha já, nao só delRey D. Henrique, mas delRey D. Sebastiao. Esta Pragmatica, porque ElRey declarou o tratamento de Excellencia aos Duques de Bragança, era tanto sem exemplo, que passava de privilegio particular concedido ao Duque, a ser convertido em Ley universal, que se mandava guar-

dar com rigor, com as penas, e procedimento em Juizo contra os transgressores. Entendeo tanto isto ElRey Filippe, que pertendendo a Senhora D. Catharina, que esta graça fosse declarada, que se extendia ao primogenito, e successor da Casa de Bragança, que era o Duque de Barcellos D. Theodo. sio seu filho, a quem queria se désse Excellencia; respondeo ElRey por D. Christovao de Moura à Senhora D. Catharina, que nao convinha aos Duques de Bragança fazerse aquella mesma merce tao especial ao Duque de Barcellos, porque de lha conceder teriao motivo, e razao os Duques de Aveiro, e de Villa-Real, para pertenderem a mesma merce, por serem Duques; e parecia ser entao affecta a esta dignidade, e que a circunstancia desta preeminencia consistia em ser annexa ao Duque de Bragança: nem ElRey podia dizer mais, nem deixar de o cumprir assim, reconhecendo as prerogativas da Casa de Bragança, e o chegado parentesco, com que estava com a sua Real pessoa a Senhora D. Catharina, que era sua prima com irmãa; e sendo seu sobrinho o Duque de Barcellos, attendeo sómente à representação desta Serenissima Casa. E sem embargo da de Aveiro, depois de largas representações, e de pertender pelo patrocinio da Emperatriz D. Maria, mulher do Emperador Maximiliano II. conseguir semelhante prerogativa, nunca o Prudente Rey em sua vida deu attenção a semelhante requerimento, como quem tao bem conhecia

da de D. Joao de Auftria, liv. t. Carillo, Origen de la Dignidad de Grande,

Discurl. 3. fol, 16.

nhecia a distinção, e merecimentos desta grande Casa, tao elevada, que nao houve outra semelhante em toda Hespanha. Isto se mostra evidentemen-Vander Hamem, Vi- te, pois o mesmo Rey acordou sómente naquelles Reynos o tratamento de Excellencia a seu irmao D. Joao de Austria, filho nao legitimo do Emperador Carlos V. fazendo, que fosse tratado com as mayores prerogativas, mas nao com as de Infante. Depois o mesmo Monarca sez huma Pragmatica para evitar a desordem, e abuso, que havia nos Reynos pertencentes à Coroa de Castella sobre os tratamentos, assim de palavras, como por escrito, por lho haverem representado os Procuradores de Cortes das Cidades, e Villas daquelles Reynos, que se celebrarao em Madrid no anno de 1585; em virtude do que promulgou a referida Pragmatica fobre os tratamentos, no Escorial a 8 de Outubro de 1586, onde depois de tratar das pessoas Reaes, e

Prova num. 192. Conselhos, diz: Que ninguna persona, por grande, y preeminente que sea, se pueda llamar por escrito, ni de palabra, Excellencia, ni Sennoria Illustrissima a ninguno, fino solos los Cardenales, y al Arçobispo de Toledo, como Primado de las Espannas, aunque no sea Cardenal. Que a los Argobispos, Obispos, y a los Grandes, y a las personas, que mandamos cobrir, sean obligados todas las personas destos nuestros Reynos a llamar Sennoria, y tambien al Presidente del nuestro Consejo Real. Que a los Marqueses, y Condes, y Comendadores mayores de las Ordenes de San-Tiago,

Cala-

Calatrava, y Alcantara, y Presidentes de los otros nuestros Consejos, y Chancellarias, se pueda llamar, v escrivir Sennoria por escrito, y de palabra, c. E sobre esta Ley se pode ver o que escreveo D. Pedro Gonzales de Salcedo no seu doutissimo livro: Theatrum Honoris, impresso em Madrid no anno de 1672. Esta Ley, que ElRey promulgou, depois de ter ordenado o tratamento de Excellencia ao Duque de Bragança pelo Alvará, que temos referido, sendo de tao grande disserença, nao obrigou a El Rey a que désse aos Grandes de Castella na referida Pragmatica mais, que Senhoria; e fendo publicada onze annos antes da de Portugal, nao servio de exemplo para que a Pragmatica deste Reyno igualando os Grandes de hum, e outro, e mais pessoas, que ElRey mandava cobrir, em o tratamento de palavra, e escrito, émente de Senhoria, nao deixasse de ordenar, que ao Duque de Bragança se fallasse, e escrevesse por Excellencia, o que a nenhuma outra pessoa em toda Hespanha foy acordado por Ley, e Pragmatica; porque este tratamento só era dos filhos legitimos dos Infantes, como diz a mesma Pragmatica, e concedido aos Duques de Bragança, que, como temos visto, lograrao sempre as mesmas honras. Depois por corrupção, e tolerancia foy commum a todos os Grandes, assim de Castella, como de Portugal. Assim, que a referida Ley se publicou, representarao a El-Rey os Védores da sua Fazenda, o Regedor das Justi-

Justiças, o Governador da Casa da Supplicação do Porto, os Presidentes dos Tribunaes, e os Commendadores móres das Ordens Militares, que na dita Ley se lhe nao permittia fallarselhes por Senhoria, e as justas razoens, que pelos seus lugares tinhao para se lhes conceder esta graça, a qual nao conseguirao entao, senao depois no Reynado de seu filho ElRey D. Filippe III. que declarando a dita Prova num. 193. Ley por hum Alvará feito a 7 de Agosto de 1602,

lhe concedeo, que dalli por diante se pudesse fallar por Senhoria aos Védores da Fazenda, Regedor, e os mais acima nomeados. O mesmo Rey por ou-

Prova num. 194. tro Alvará passado a 20 de Junho de 1606 concedeo tambem ao Duque de Aveiro D. Alvaro de Lencastre semelhante permissao, de que se lhe pudesse fallar, e escrever por Excellencia. Tambem

Prova num. 195. o dito Rey por hum Alvará de 28 de Outubro de 1609 concedeo a D. Joao Lobo, Barao de Alvito, que se lhe pudesse fallar por Senhoria. Nao erao coactivas estas graças, mas sómente huma permissao, de que sem transgredir a Ley reserida, que queria se observasse pontualmente, dava a liberdade daquelles tratamentos, que nao erao de obrigação, fenao voluntarios, sem a comminação expressada na mesma Ley, que ElRey queria estivesse em todo o seu vigor; para o que passou de novo outra Ley, com que a corroborava, dizendo, que supposto na Ley das Cortezias, sobre o modo, e estylos de fallar, e escrever, estavao nella bastantemente expressadas as

penas,

penas, em que encorriao, os que a nao cumprissem, elle era informado de algum abuso, pelo que mandou às Justiças a publicassem de novo, executassem, Prova num. 196. e se informassem particularmente se havia transgressores della, contra os quaes procederiao com o rigor nella mencionado: foy passada a 30 de Agosto do anno de 1612. Esta Ley, que depois no Reynado delRey D. Joao IV. se observou muy pontualmente, dispensou elle por fazer merce a Dom Martinho, Principe de Arracao, filho del Rey de Chintingao, neto, e herdeiro del Rey de Arracao, o qual se havia creado em Goa, e recebido o Sagrado Bautismo, e servido na India nas Armadas, pelo que lhe fez merce da Capitanîa de Goa por nove annos, com o entertenimento do Paço de S. Lourenço, com o tratamento de Senhoria, por hum Alvará feito a 11 de Janeiro de 1646, no qual Dita Prova num. lhe dá este tratamento no Reyno, e fóra delle, em geral, e particular, e lhe fez outras merces, como foy a do Conselho do Estado da India, onde assiste o seu Vice-Rey. Porém entrando com a diversidade dos tempos tambem os abusos, estava a Ley dos tratamentos quasi extincta, e com alguma desordem; pelo que com nova providencia foy preciso novo methodo, com que se regulassem os tratamentos pela grandeza, e pelo nascimento, o que se determinou por huma Ley seita a 29 de Janeiro prova num. 197. do anno de 1739.

Começou ElRey D. Henrique o seu gover-Tom.VI.

no em terrivel conjunctura, e cercado de negocios tao graves, que pediao outra idade, e bem differente vigor, e politica, para se desembaraçar das muitas, com que o cercavao: porque ainda que era ornado de excellentes virtudes, a sua muita idade, e animo irresoluto, o puzerao em tal consternação, que havendo de nomear successor à Coroa, não teve valor para o declarar; deixando este importantissimo negocio ao arbitrio, e decisão dos Juizes, que para este sim nomeou, como já sica escrito, e adiante veremos.

Convocou Cortes, que se celebrarao na Cidade de Lisboa nas casas defronte do Mosteiro de S. Francisco, que erao de Martim Assonso de Sousa, Senhor de Alcoentre, e hoje sao do Conde de Vimieiro, seu quinto neto, em cuja Casa recahio aquella. Assistia ElRey neste sitio, e no primeiro do mez de Junho de 1579 se fez o auto do juramento pelos tres Estados do Reyno, em que o Secretario Miguel de Moura, da parte del Rey disse estas palavras: Que a causa porque os mandava chamar a Cortes, foy para tratar da quietação, e focego destes Reynos, em caso, que de Sua Alteza não ficassem descendentes, ou em sua vida nas tomasse determina. ção na successão delles. Pelo que jurarão de não obedecer, senao àquelle, que por justiça fosse determinado pertencer a successão do Reyno. E para mayor solemnidade quiz, que a Cidade de Lisboa, sem embargo de já ter feito o juramento por seus Procu-

Auto do Juramento das Cortes, imprello 110 anno de 1579 por Ivianoel de Lyra.

Procuradores, que forao Affonso de Albuquerque, e o Doutor João da Cunha; attendendo a ser esta Cidade a cabeça do Reyno, e a principal delle, lhe fez a merce de ter com ella esta distinção, que os Vereadores, Juizes, e Vinte quatro dos Mesteres, fizessem o dito juramento pela dita Cidade; supposto, que bastava o que já tinhao seito os Procuradores, e o fizerao na mesma fórma. Neste mesmo dia quatro de Junho jurou o Duque de Bragança só, e separadamente, em que forao testemunhas D. Jorge de Attaide, Bispo que foy de Viseu, Capellao môr del Rey, e do seu Conselho, Francisco de Sá de Menezes, seu Camereiro môr, e do seu Conselho, e Simao de Miranda, do Conselho de Sua Alteza, e seu Camereiro, e os Doutores Paulo Affonso, e Pedro Barbosa, Desembargadores do Paço, e do Conselho delRey, e Miguel de Moura, do Conselho de Sua Alteza, e seu Secretario, que fez o assento, e auto do juramento, que se imprimio com o dito auto. Depois em treze do mez referido, fez o mesmo juramento o Senhor D. Antonio, como contém o allegado auto, de que se insere, que já neste tempo preseria o Duque de Bragança ao Senhor D. Antonio, porque senao fora assim, nao jurara primeiro no auto das Cortes, que he o mais solemne do Reyno, em que se vem as preferencias; e tambem parece, que tendo passado tantos dias, nao o protestou, porque do mesmo auto devia forçosamente constar. De Tom.VI. Zii mais a mais, que o Duque no auto das Cortes esteve alfentado no primeiro lugar da parte da mao direita delRey em cadeira com almosada preta, e porque tardou, ElRey o mandou chamar, e quando en-

trou lhe disse, que só por elle esperava.

Era o Duque de Bragança o mais forçoso pertençor à Coroa (cujos pertendentes já deixámos escrito no Livro IV. Cap. XVIII. pag.645) pelo indubitavel direito de sua mulher a Senhora D. Catharina, a qual tendo sido em todo o tempo o objecto da affeiçao de seu tio ElRey D. Henrique, estava agora tao inclinado à justiça da sobrinha, que esteve resoluto em a declarar no dia seguinte successora do Reyno, o que era tao notorio, que os Authores Castelhanos o confessaó; e communicando este pensamento a D. Joao Mascarenhas, de quem muito se siava, em quem o valor na Asia adquirio reputação às nossas armas, e ao seu nome gloria; agora se fez menos estimavel com revelar este segredo a D. Christovao de Moura, que para esta negociação mandara ElRey D. Filippe II. a Portugal, onde com dadivas, e promessas tinha seito grande partido. Fallou resoluto, e sorte a El-Rey, em quem o genio, com a debilidade dos espiritos, pode fazer feliz este negociado, suspendendo a nomeação: e isto só bastou para tirar a Coroa à Senhora D. Catharina, e a dar a ElRey de Castella; porque ElRey D. Henrique, já caduco. se preoccupou do medo, e depondo as Leys, que o obri-

Connestagio livro 3. pag. 79, impresso em 1589.
Cabrera Historia del-Rey Filippe II. liv. 12. cap. 16. fol. 1038,

impresso em 1619.

o obrigavao a fazer justica à Serenissima Casa de Bragança, a quem nao foy sempre affecto, como mostrou em muitas occasioens, antepoz contra a razao, que lhe persuadia a vontade, a ElRey Filippe; e as- Portug. Restaurstom. 1. sim pertendeo vencer com persuasoens de conveniencia a Senhora D. Catharina, a quem havia tao pouco determinara dar a Coroa, para que se contentasse com o que lhe offerecia ElRey D. Filippe, para que desistisse da pertenção. Reduziao-se as promessas a largarlhe ElRey D. Filippe o Estado do Brasil, de que os Duques poderiao intitularse Reys: ou em Portugal o Reyno do Algarve, e as terras, que fora5 dos Infantes, e que lhe concederia perpetuo o Mestrado da Ordem de Christo, e todos os privilegios, e isenções, que pudessem ainda mais engrandecer a Casa de Bragança: que teria licença para todos os annos poder mandar por sua conta huma nao à India Oriental, e que casaria seu silho o Principe D. Diogo com huma de suas filhas, qual ella escolhesse. Estas promessas, que entas Pinto Ribeiro: Usurdesprezou a Senhora D. Catharina, se vierao a redu- Paçao, Retenção, e zir a curtas merces, que adiante veremos; porque gal, pag. 6. impres-ElRey D. Filippe quanto, que reconheceo que fo em Coimbra, anno estava seguro, escreveo ao Duque de propria mao o desengano, dizendo, que os Letrados lhe affirmavao, que nao podia fazer em boa consciencia alheação de tão grande parte do Reyno. Este tratado de convenção lhe mandou propor El Rey D. Henrique por homens doutos, a que se ajuntava a

Restauração de Portu-

vontade del Rey, dizendo, que nao deixasse o certo pelo duvidoso; e que elle nao negava, devia preferir a justiça da Casa de Bragança a todos os pertendentes da Coroa; porém que o poder del Rey Filippe era tanto, como notorio o pouco da Casa de Bragança, porque o mesmo seria nomealla, que destruilla; e com muitas palavras de carinho, e amor expressava a sua inclinação, pedindolhe com todo o encarecimento aceitasse os ventajosos partidos, que lhe fazia ElRey de Castella. Mas a Senhora D. Catharina, prudente Heroîna, admirada da proposta, lhe respondeo com animo varonil em huma Carta feita a 20 de Outubro do anno de 1579. que nao lhe ficava outro alivio naquella proposta mais, que a consideração de ser nascida do animo del Rey Filippe, e nao do de Sua Alteza, a quem pedia licença para lhe ir beijar a mao, e que a notoria justica da sua pertenção era quasi uniforme em todos os mayores Letrados do Reyno, a que ajuntou outras razoens tao efficazes, como verdadei-Esta Carta chegou a ElRey D. Henrique a tempo, em que os annos, e os achaques lhe faziao crer, que lhe nao poderia durar muito a vida; mas o desejo de parecer Pay da Patria, lhe deu forças para passar a Almeirim a dar principio às Cortes, que tinha convocado. Tendo a Senhora D. Catharina noticia, de que El Rey passava a Almeirim, e que o povo fazia publicos os seus clamores, contra a determinação delRey nomear successor do Reyno

Reyno a ElRey Filippe, e que pertendia abrogar aos Póvos o direito de eleger Principe, que succedesse na Coroa, e que ElRey afflicto concedeo ao Povo, que propuzesse o direito, em que se fundava o tal privilegio; obrigada de negocio tao importante sahio de Villa-Viçosa, onde se achava, e fe poz a caminho fem esperar licença. Chegou a Almeirim a tempo, que ElRey quasi estava espirando; porém como conservava inteiro o juizo, e a voz desembaraçada, teve lugar de conferir com elle largo espaço, e sahio desta conferencia com semblante tao alegre, que todos os que a virao, tiverao o negocio por concluido a seu savor; porém nao tardou a morte del Rey, e ficarao perdidas todas as esperanças, porque, aberto o testamento, se vio, que mandava, que o Reyno se entregasse a quem tivesse mais justiça. Não o executarão assim os Governadores, porque sobornados da ambição, derao a sentença a favor del Rey de Castella.

O Duque de Bragança, fiado na fua justiça tao clara, a representava com repetidas instancias aos Governadores. Seguio-os à Villa de Santarem, para onde se mudarao. Passou com elles a Setuval, que buscarao por asylo contra a peste, em que por algumas partes ardia o Reyno; até que desenganado finalmente, de que todas as suas diligencias erao instructuosas, e que já parte da Nobreza estava corrumpida com as promessas del Rey de Castella, e o Povo atenuado, e sem forças; nao querendo unir-

se ao Prior do Crato, nem aceitar os partidos del-Rey Filippe, que por D. Christovao de Moura se Ihe saziao, se retirou à Villa de Portel na Provincia de Alentejo, deixando em huma Allegação, seita pela Universidade de Coimbra, (que se imprimio) a sua justiça tao clara, que a não ser o medo, e ambição, não houvera duvida em se proferir a seu sa-

vor a sentençã.

Nao parece, que podia ter duvida a decisao de materia tao clara, em quem se dava o direito da representação da linha del Rey D. Manoel extincta em ElRey D. Sebastiao, e depois em ElRey D. Henrique, nao havendo outra successão mais propinqua em grao, e linha, do que a Senhora D. Catharina, por ser já morta sua irmãa a Princeza de Parma D. Maria, cujos filhos, além de serem Estrangeiros, ficavao em grao mais remoto, e pelas Cortes de Lamego, celebradas no anno de 1145, ficavao totalmente excluidos, ainda no caso, que fora viva, precedendolhe sua irmãa pela especiosa clausula de ser casada com Principe nacional, e do fangue Real Portuguez: no que tambem se conformava com a disposição do testamento del Rey D. Joao I. admittido, e approvado como Ley justa do Reyno, em que manda preferir as linhas do varao. precedendo sempre os mayores; e desta sorte nao padecia duvida, que o Infante D. Duarte era o varao, e a Senhora D. Catharina pela representação lograva a mais qualificada prerogativa para fer preferida.

ferida, e anteposta a todos os de mais, em quem nao concorriao estas razoens, por descenderem de femeas. Na Europa foy tao reconhecido por indubitavel este direito, que os Authores, que entao, e depois escreverao, o referiao como materia sem controversia. Os irmãos Santas Marthas na Historia Sant. Marth. Hist de Genealogica da Casa Real de França, que se im- la Maison de France, tom. 2. liv. 27. cap. 18. primio em Pariz no anno de 1628, fallando, em que este Principe fora hum dos pertendentes ao Reyno, reconhecendo a força da representação da Senhora D. Catharina para entao succeder na Coroa, dizem, que sendo o Duque o mayor, e mais poderoso Senhor do Reyno, e os Portuguezes tao bellicosos, estavao tao confiados, em que a velhice delRey era o meyo de o Duque entrar na posse do Reyno, mas que forao violentados a ceder à força do grande poder delRey D. Filippe. Francisco de Salignac, que foy Arcebispo de Cambray, no Salignac Dialog. 17, livro, que se imprimio em Pariz no anno de 1721, e 19. em hum Dialogo, em que falla o Cardeal de Richelieu com o de Ximenes, diz, que os Portuguezes tirarao o Reyno de Portugal da usurpação dos Hespanhoes. Outro Author Francez tao moderno, Histoire des Revol. d' que no anno de 1728 imprimio em Pariz huma His- Espagne, tom. 4. liv. 9. toria das Revoluções de Hespanha, tratando esta materia diz, que os direitos, que o Duque Dom Joao tinha à Coroa de Portugal, erao incontrastaveis, e que os Estados do Reyno o teriao eligido Rey, se os deixassem na liberdade, que lhe davao Tom. VI. Aa

Salazar, Glor. de la Ca-Sa Farneze, pag. 417.

as suas Leys. E que o Duque de Bragança era o mais rico Vassallo de toda a Europa. No seculo presente escreveo tambem hum Author, a quem os seus muitos, e eruditos Escritos tem conciliado universal estimação entre os homens doutos: o qual fendo de nascimento Castelhano, confessa ingenuamente, que ElRey Filippe se apoderou da Coroa Portugueza, sem mais justiça, que o seu grande poder. Porém tendo por materia sem controversia o direito da linha do Infante D. Duarte, o suppoem em sua filha a Senhora D. Maria, Princeza de Parma, por ser mais velha, do que a Senhora D. Catharina: e ainda que diz, que nao trata esta materia mais, que historicamente, por ser ella mais propria da Jurisprudencia, a expende largamente. E porque o direito da Casa de Parma agora historicamente suscitado, soy em vida do Cardeal Rey D. Henrique tao pouco attendido juridicamente no Principe de Parma, por nao poder sua may transmitir o direito, que não chegou a possuir, nega este Author a legalidade das Cortes de Lamego, de que eu mostrara com bons fundamentos não só a sua verdade, mas a intelligencia de alguns artigos mal percebidos dellas por este mesmo erudito Author. Porém como este Escritor confessa, que ellas estas na sua observancia por repetidos actos, e nao fer do meu assumpto fazer dis-Velasco, Justa accla-sertações, nem disputas, e muito menos de materia, que já fov admiravelmente disputada, e com

mação, impretem Life boa anno 1644.

taő

7.7

tao felice successo, como ninguem duvida, e ser já tao esquecida, que seria escandalisar ao Leitor, se aqui lançara as observações, que sobre este mesmo ponto fiz no Commentario à vida da Princeza de Parma, porque nem a mim me he necessario expender o indubitavel direito da Senhora D. Catharina, nem o tempo presente (em que com reciprocas allianças se formao repetidos vinculos de amisade, e parentesco entre as Coroas de Portugal, e Castella) permitte disputar hum ponto, ainda que imaginario, que serve de mayor gloria à Serenissima Casa Farneze. Basta sómente para prova irrefragavel do indisputavel direito da Senhora D. Catharina os ventajosos partidos, que lhe fez aquelle tao grande, como prudente Monarca ElRey Filippe, as grandes prerogativas, que lhe concedia à sua Casa, e à sua pessoa, coroalla Rainha nao só de Por- Portug. Restauratom. 1. tugal, mas de toda Hespanha, quando a pertendeo para esposa, sem que com os mais oppositores entrasse em partidos, porque só ao Prior do Crato dava como a filho do Infante D. Luiz, com que pudesse manter huma Casa digna da sua pessoa.

Havia de entrar finalmente depois destes negociados em Portugal ElRey D. Filippe pela Cidade de Elvas a 5 de Dezembro do anno de 1581, donde logo mandou visitar ao Duque de Bragança Herrera, Hist. de Porpor D. Filippe de Cordova e Aragao, e o Cardeal tug., lib. 3. pag. 1 ; 8. Archiduque Alberto mandou com a mesma commissão ao Commendador de Bricenho. Passou a

Tom.VI. Aaii Elvas

liv. 1. pag. 3 1.

Elvas toda a Nobreza Portugueza a receber a El-Rey, sendo hum dos primeiros o Duque de Bra. gança, que da Villa de Portel passou com sua Casa Villa-Boim, Lugar tambem seu, huma legoa de Elvas. Entrou nesta Cidade com seu filho o Duque de Barcellos D. Theodosio, com grande acompanhamento, e magnifico sequito dos Fidalgos da sua Casa. Passou a encontrarse huma legoa adiante com ElRey, que o tratou com as mais vivas demonstrações de affabilidade, e cortezia. No dia seguinte ao que chegarao a Elvas, foy ElRey a Villa-Boim visitar a Senhora D. Catharina: o Duque seu marido soy esperar ElRey hum quarto de legoa, acompanhado do Conde de Tentugal D. Nuno Alvares de Mello, e de D. Rodrigo de Lencastre seus primos, e de varios Fidalgos, e pessoas de distinção; e chegando o Duque a emparelhar com o coche del Rey, se apeou para lhe beijar a mao; o Prudente Monarcha, levantando-se do assento, se poz no estribo com o barrete na mao, lançandolhe os braços ao pescoço; e depois de ter o Duque beijado a mao a ElRey, e cumprimentado ao Cardeal Archiduque Alberto, cunhado del Rey, que vinha só com elle no coche, mandou entrar nelle ao Duque, e assim caminharao até Villa-Boim, onde o mesmo praticou com seu silho o Duque de Barcellos, que o esperava na porta do Castello acompanhado do Conde de Linhares, e outros Senhores, quando fahio do coche. A Senhora D. Catharina espe-

esperava a ElRey à porta da sala da banda de dentro com huma só Dama, que lhe trazia a cauda, que era D. Pascoella de Gusmão, filha de D. Vasco Coutinho, (neto do I. Conde de Marialva) e de D. Joanna de Eça, filha de D. Garcia de Eça; e assim que ElRey chegou, soy a beijarlhe a mao, que elle retirou, e instando ella, lhe tomou a mao direita, e abraçou-a, e com singulares expressoens de carinho se saudarao, e apresentandolhe seus silhos D. Duarte, e D. Alexandre, que erao de curta idade, os abraçou muy estreitamente. ElRey, que era de animo cortezao, ainda que revestido de Magestade, pertendeo servir à prima como a Princeza, e como a Dama; e querendolhe dar o braço para se encostar, ella com comedimento, e reverencia, conhecendo a estimação de honra tão grande, a recusou; e entrando na sua ante-camera, ficarao todos os Senhores de fóra. ElRey se assentou em cadeira, e a Senhora D. Catharina em almofada no mesmo estrado. ElRey, que nao houve cousa, com que nao lisonjea-se a prima, chegou a proferir o tratamento de Alteza, querendo com esta politica suavisar a queixa, que depois havia de sentir em nao serem correspondentes as merces às propostas, com que a mandara em outro tempo persuadir. Na ante-camera entrarao sómente o Cardeal Archiduque Alberto, e os Duques de Bragança, e Barcellos, que se puzerao de parte converfando, ficando D. Christovao de Moura na porta.

E querendo ElRey ver as Senhoras D. Maria, e D. Serafina, as mandou entrar a Senhora D. Catharina sua may. Assim que entrarao, se levantou ElRey, e dando alguns passos, com o barrete na mao, e bastante inclinação, as recebeo. Em quanto durou esta visita, que seria huma hora, forao entretidos todos os Grandes com hum magnifico refresco, e com mesa franca para a familia, e guardas, que acompanhavao a ElRey. Tanto, que este Principe se despedio, entrarao os Grandes da sua comitiva a cumprimentar a Senhora D. Catharina. Eraő estes o Duque de Medina Sidonia, o de Ossuna, e o de Pastrana, o Prior de S. Joao, os Marquezes de Aguilar, Santa Cruz, e de Aounhon, e outros Senhores; o de Medina se tinha adiantado a visitar a Senhora D. Catharina antes del Rey chegar, e todos quando lhe fallarao, lhe fizerao notaveis reverencias, quasi pondolhe o joelho no chao; e supposto ella lhe sez quanta cortezia pode, soy sem lhe fazer mesura, a qual só fez ao Archiduque Cardeal, nem deu a nenhum tratamento formal de Senhoria, porque na verdade foy avara de tratamentos, como adiante veremos. Isto se verificou com hum gracioso, e sabido successo da visita, que lhe fez o Duque de Alva, porque sendo pelo titulo, e pela pessoa, e ainda mais pela elevação, pela gloria militar, e pelos póstos militares, e politicos, que occupava, tao respeitado; ElRey D. Filippe lhe disse, que se visitasse a Senhora D. Catharina, fulle

fosse prevenido, porque ella lhe nao havia de dar tratamento, que o satisfizesse. O Duque de Alva confiado fez a visita, e voltando, lhe perguntou ElRey, se vinha satisfeito, elle lhe respondeo, que recebera o mayor tratamento, que podia imaginarse, e que Sua Magestade o nao havia de adivinhar. ElRey perguntou se fora Senhoria: respondeolhe o Duque, que mayor. Se Excellencia? ainda mais. Se Alteza, que muito mais, disse o Duque, porque fora o tratamento chamarlhe por Jesus, pois usando a Senhora D. Catharina de impessoal, quando entrara, dissera: Jesus, Senhor Duque, tanto favor como esta visita! E perguntandolhe elle como Sua Excellencia estava, ella lhe respondera: Jesus, havia de eu ser tao grosseira, que nao estivesse muito boa, com huma visita tao estimavel! E ao despedirse lhe dissera tambem: Jesus, que pouco tempo conseguira huma tao boa conversação! Este caso succedido sem duvida com o Duque de Alva, trocao alguns com outra pessoa ainda que de grande nascimento, impropria, por nao concorrerem nelle as circunstancias, que no Duque de Alva; o qual como refere o celebre Jurado de Cordova Joao Rufo, o Duque de Alva, sem excepção, tratava a todos os Grandes Senhores por Vos, e a todas as mais pessoas, o que todos sofriao, ou pelos grandes cargos, que occupava, ou pelo grao de parentesco, com que se fazia menos aspero o tratamento. Ma-noel de Faria e Sousa diz, que ElRey andara es-part. 2. cap. 1. n.6.

casso no tratamento, nao usando de nenhum mais, que os do sangue, prima, e mais prima; porém eu achey em memorias dignas de fé da mesma Casa de Bragança, que ElRey no mesmo modo de fallar impessoal, de que usou mais, lhe dera Alteza, da maneira, que deixo referido; e tendo este grande Rey usado de tantas cortezias, e galantarias nesta visita, he de crer, que tinha genio para se desembaraçar de tudo, que a esta Princeza désse motivo de queixa; o que he certo, porque se apartarao satisseitos igualmente hum do outro; de que se tira, que a Senhora D. Catharina nao ficou com queixa, pois se ativera, a nao dissimulara, porque soy de muy altos pensamentos, e El Rey no mesmo dia voltou a Elvas. Na sua Chronica escreveo Luiz Cabrera de Cordova esta visita, que referirey, pondo as suas proprias palavras: En Villaboin, Lugar del Duque de Bragança, visito su prima Caterina, y a sus hijas, hermosas, y de Reales partes, y dignas de mejor fortuna, haziendoles las dividas onras, y cortestas, con que sabia señalarse con personas tales, estimando mucho su prima, y sus cosas, como se vio adelante, cafando sus hijos en Castilla tan grandemente, templando el calor, y esparciendo el humo, que la Real langre causa en su esfera. Estas clausulas, escritas por hum Castelhano, dao bem a conhecer o quanto estava persuadido da verdade, no enfase, com que se dao a perceber; pois dizendo, que as filhas da Senhora D. Catharina, sendo ornadas de Reaes

Cabrera lib. 13. cap. 5. pag. 1125.

Reaes partes, erao dignas de melhor fortuna, diz depois, que El Rey casara seus filhos em Castella grandemente; de que se vê, que ainda que erao grandes, erao ellas dignas de melhor fortuna, porque nao erao senao para Soberanos: porém muito bem se declara, que com os casamentos da Casa de Bragança, que ElRey fizera em Castella, fora templando el calor, y esparciendo el humo, que la Real sangre causa en su esfera. E bem o verificou a agudeza Hespanhola na Copla tao vulgar, que entao se fez; pois sendo a Casa dos Duques de Escalona, Marquezes de Vilhena, huma das primeiras de Hespanha, lembrando-se, de que a Senhora D. Serafina casara nesta Casa, quando se tinha tratado o seu casamento com o Principe D. Diogo, disse affim:

> La que aspiró a la Corona Con tan altas presunsiones, Baxò tantos escalones, Que vino a ser Escalona.

Porém toda a politica, com que ElRey tratou os taes casamentos em Castella, nem temperarao o calor, nem espalharao o sumo, que o Real sangue causava no indubitavel direito da Serenissima Casa de Bragança à Coroa de Portugal; porque nem o direito se diminusa, nem se podia extinguir na usurpação, que ElRey Filippe tinha alcançado naquelle tempo, para que em outro se não conseguisse Tom.VI.

com tanta felicidade a restituição do Reyno pelos

Tres Estados aos seus legitimos Soberanos.

Tinha ElRey mandado convocar Cortes em Thomar, e partindo para esta Villa, as celebrou em 16 de Abril do anno de 1581. Neste acto trazia o Estoque o Duque de Bragança, Condestavel destes Reynos, e sem embargo da obrigação desta dignidade, ElRey quiz, que o Duque jurasse em primeiro lugar, fazendo no mesmo acto declarar, que a primeira pessoa, que sez o dito juramento, sora o Duque de Bragança: Por ao presente preceder a todos os Grandes do Reyno, como se póde ver no auto do levantamento do dito Rey, impresso em o anno de 1584. Depois no juramento do Principe D. Filippe seu filho, seito em Lisboa a 30 de Janeiro de 1583, exercitou o Duque D. Joao o officio de Condestavel, jurando no lugar, que por elle lhe competia, como Condestavel; officio, de que El-Rey Filippe fez merce à sua Casa, creando-o Gran-Em Thomar lançou ElRey mesmo ao Duque de Bragança o Tusao de ouro com as ceremonias praticadas naquelle acto, e ao mesmo tempo ao Duque de Medina Sidonia; porém o Duque esteve com ElRey debaixo da cortina, e o de Medina Sidonia no banco dos Grandes. Esta distinção, com que ElRey Filippe tratou agora ao Duque, era a mesma, com que os Reys seus predecessores tratarao aos de Bragança, que erao as mesmas, que conferiao aos filhos legitimos dos Infantes, como

Auto das Cortes, impresso em 1584.

Conestagio, liv. 8. pag. 314.

já escreveo Fr. Jeronymo Roman na Historia, que Roman Hist. de la deixou (ainda que imperfeita) da Serenissima Casa Casa de Brag. m.s. na vida do Duque D. Asde Bragança. Estas demonstrações, que sez agora fonso. El Rey, nao forao vistas com gosto dos Grandes de togallo, liv. 5. p. 429. Castella; porém o animo constante daquelle Prudente Monarca, com o conhecimento do parentes- Le Blas. des Armoires co, que tinha tao chegado com o Duque, e das prerogativas da Casa de Bragança, nao se venceo Maug. Abreg d' Hist. das queixas dos Grandes para deixar de lhas continuar na mesma fórma; e satisfez mais à Casa de Bragança com honras pessoaes, do que com mer- 378. ces, que accrescentassem o seu Estado. Foy o Duque D. Joao o unico entre os Duques de Bragança, que recebeo Ordem alguma de Cavallaria Militar, porque nenhum dos Principes desta Casa teve Commenda das tres Ordens Militares deste Reyno; sendo o motivo, ao meu parecer, porque nao as recebiao os filhos dos Reys naquelle tempo. No principio da Casa de Bragança andavao os Mestrados em Fidalgos, e depois ElRey D. Joao I. os alcançou para os Infantes seus filhos, e successivamente se continuarao a outras pessoas, ainda que de Real nascimento, que erao Vassallos, e ultimamente ElRey D. Joao III. unio à Coroa o governo, e perpetua administração das ditas Ordens; e nesta conformidade nao queriao os Duques merces, senao conferidas pelos Reys; porque supposto conseguira ElRey D. Manoel a dispensa para casarem os Cavalleiros de Christo, e Aviz, o que Tom.VI. Bh ii **20**S

Birago Hist. di Por-Ericeir. Portug. Rest. tom. I. liv. I. de l'Ordre de Toilon, de Portug. cap. 19. P. Clede Histoire de Por-

tug. tom. 5. liv. 19. P.

aos de Santiago sempre foy permittido, pouco depois alcançou o Duque D. Jayme para a sua Casa a regalia de dar Commendas da Ordem de Christo, como temos referido. Não he tão despida de realidade esta conjectura, que a nao verifique com hum facto do Duque D. Theodosio I. em huma representação, que vi, para ElRey D. Sebastiao, na qual, entre outras cousas, lhe dizia, que era razao, que Sua Alteza tivesse contente, e satisfeito a hum Vassallo como o Duque, que lhe nao havia pedir Commendas, nem outras merces, mais que honras, pelas quaes a sua Casa se distinguia essencialmente de todas as do Reyno; de que venho a inferir, que o Duque D. Joao quando se deixou persuadir del-Rey D. Filippe II. para entrar na Ordem do Tufao, foy fegundo o exemplo, que lhe deixarao os Reys D. Manoel, e D. Joao III. aceitando a mesma Ordem de seu cunhado o Emperador Carlos V. e nao podia ser outro o motivo, porque ella lhe nao podia servir para outra cousa mais, que para comprazer a ElRey D. Filippe, que queria com favores publicos mostrar, que estimava ao Duque com particular inclinação. Depois encontrey, que o Duque D. Theodosio, depois da batalha de Alcacere, tivera devoção de tomar a Ordem de Christo, e a pedira à Senhora D. Catharina sem Commenda.

Erao grandes as esperanças, que ElRey Filippe dava à Casa de Bragança, para que lhe nao per-

turbasse a posse do Reyno. Não quiz a Senhora D. Catharina admittir as que lhe propunha ElRey D. Henrique da parte de Filippe pelos seus Ministros, e depois de estar em Badajoz na certeza de dominar Portugal, se diminuîa cada dia a vontade; porque já sabia, que poderia dar muito menos, e por muito, que désse, nunca podia ser igual recompensa ao que tirava. Nao podia entao ter recurso o direito da pertenção da Senhora D. Catharina; porque o Reyno atenuado, sem meyos, e cheyo de trabalhos, estava dominado da violencia, e poder del Rey de Castella; e satisfazendo ao que se lhe infinuava, pedio, o que nao fora admiração concederselhe, e era que ElRey casasse o Principe D. Dio- Cabrera, liv. 13. cap.6. go com sua filha primeira, e as terras, jurisdicções, Padroados, officios, e sizas, que possuira a Rainha D. Catharina, com a faculdade de as poder doar, e repartir em vida, ou depois de sua morte a seus filhos; a Villa de Guimarães, que era da Casa, com tudo o que della tivera; a Cidade de Béja, com as Villas de Serpa, e Moura, com vinte e cinco mil cruzados de renda, e o titulo de Duque para o filho segundo; as terras, rendas, e jurisdicções, que possuira o Senhor D. Duarte seu irmao, com o titulo de Duque para o filho terceiro, tudo de juro, e herdade, fóra da Ley mental, com jurisdicção Civel, e crime, como a mais privilegiada de Castella, e que o mesmo se entenderia de todas as terras da Casa, e dos Reguengos de Sacavem para fem-

sempre, e que se revogasse o titulo 45 como às Rainhas, e Infantas do segundo livro da Ordenação, e que nao fossem obrigados os seus descendentes a confirmar os seus privilegios, e doações, nem os Provedores, nem outras Justiças Reaes pudessem ter jurisdicção por nenhuma via nas suas terras: que ao Duque de Barcellos se dariao os Mestrados de Santiago, e Aviz, e o provimento perpetuo das Commendas das Ordens de Aviz, e de Santiago, e que nas do seu Padroado teria a faculdade de armar os Cavalleiros, e dar habitos sem confirmação do Mestre, e o officio de Condestavel perpetuo: que se lhe desempenhassem quatro contos de reis de juro, que tinha vendido sobre as dizimas do pescado de Lisboa, e do Reguengo de Sacavem, e que nao pudessem em nenhum tempo ser unidos à Coroa: que se cobrassem para o Duque em Lisboa as dizimas dos bacalhaos, e atuns, sem embargo da sentença, que sobre aquella materia tivera contra si, e a dos atuns estar pendente entre o Procurador da Coroa, e o Duque: as rendas da Casa da siza do pescado de Lisboa de juro, e das terras da Casa de Bragança, em que tinha hum conto e vinte e cinco mil reis de juro: a faculdade para mandar vir da India em cada anno para sempre cem quintaes de cravo, e cem de canella, e trezentos de pimenta, livres de direitos: em todas as terras referidas poder cobrar as suas rendas como Reaes: que se lhe confirmaria a doação de juro para não pagar Chancellaria:

laria: confirmação geral de todas as merces concedidas ao Duque, e seus antepassados: a faculdade de prover hum Capitao das naos da viagem da India, o qual gozaria das mesmas liberdades, e preeminencias, que os das outras naos: que à Senhora D. Catharina, e ao Duque se désse titulo de Infantes, e fossem tratados elles, e seus filhos, e todos os Duques de Bragança, e seus successores para sempre, como fora tratado o Senhor D. Duarte: que se lhes fallasse por Excellencia, e fossem tidos por Grandes, ainda que nao houvessem herdado: que se lhes melhorariao as Armas, como as do Infante D. Luiz: que nao fossem obrigados a ir a Cortes, senao quando os mesmos Reys as celebrassem dentro do Reyno, e nellas tivessem lugar de Infantes: que nao ferviriao, senao no Reyno, e em sua defensa, nem em nenhuma cousa fóra delle: e que se nao pudessem por presidios nas suas terras, e se lhe restituisse a Villa-Viçosa o que se lhe tinha tomado. Esta petiçao refere Luiz de Cabrera, e diz, que ElRey para justificar a reposta puzera esta larga petiçao em o Conselho de Estado, e que votara D. Duarte de Castellobranco (que era Meirinho môr) depois primeiro Conde de Sabugal: Que casasse El Rey bem os filhos, e filhas do Duque em Castella com Grandes: que lhes désse titulos, e sazendas em outros Reynos dos seus dominios: que fe determinasse logo por Justiça a pertenção de Guimarães: que lhe désse o officio de Condestavel

da sorte, que elle ao presente o tinha, e para os herdeiros da sua Casa: que se lhe desempenhassem os quatro contos de juro empenhados, e se lhe désse huma consignação em parte certa de oito mil cruzados em cada hum anno para fazer este desempenho, a duzentos mil reis cada anno: que lhe tirassem fóra da Ley Mental os Reguengos, e siza do pescado de Lisboa, e se lhe confirmassem os privilegios dos Reys passados no que possuía, e tivessem titulo de execução os successores: que se lhe restituisse a Villa-Viçosa, o que lhe fora tomado nella; e que a grandeza de Sua Magestade podia fazer mais merces no que lhe pedia a Senhora D. Catharina. Dom Diogo de Sousa, que tinha sido General da Armada, que foy à Africa, (neto de D. Pedro de Sousa, primeiro Conde do Prado) disse: Que casasse ElRey o Duque de Barcellos com a Infanta D. Maria sua filha, e lhe désse o tratamento de Infante, e a D. Duarte, seu irmao, a Villa de Guimaraens com o titulo, que lhe parecesse, pois fora da sua Casa: o officio de Condestavel, e huma quantia de dinheiro para o seu desempenho, pois que no serviço da Coroa se empenhara para a expedição de Africa. O Arcebispo de Lisboa D. Jorge de Almeida, disse: Que era materia para se ver de vagar a fim de se votar melhor sobre as cousas, que se pediao, e de presente se lhe dessem rendas em juro sómente. Joao Gomes da Sylva, disse: Que nao sabia, em que fundava aquella pertenção a Senho-

ra D. Catharina, senao no sangue, que tinha del-Rey; que quanto a casar sua filha com o Principe, que era tao menino, que havia tempo para se tratar quando se houvesse de esseituar o casamento; porém que era verdade estar o Mundo tao falto de Princezas, que quando Sua Alteza houvesse de casar com filha de seu Vassallo, sempre se deviao admittir as Portuguezas por terem dado à Christandade valerosos, e uteis Principes, que entao estava logrando; e em alienar, como se pedia, Villas, e Cidades principaes da Coroa, devia ir com grande ponderação, e mayor para se darem a tão grande Casa, ainda que fosse tao benemerita, e adquirida com tantos serviços; antes se lhe devia conceder, que se repartisse esta pelos filhos, com os titulos, que se pediao; pois o augmentar muitos Estados em huma mesma Casa, deu sempre que cuidar aos Reys; e que havendo respeito ao reserido, toda a merce, que Sua Magestade sizesse à Senhora D. Catharina, seria obra da sua grandeza, e liberalidade, e bem empregada nella. O Bispo de Viseu, Capellao môr, D. Jorge de Attaide, disse: Que aquella petiçao era mal considerada pela Senhora D. Catharina; e o concederse, prejudicial ao direito del Rey a esta Coroa, dando que discorrer sobre a materia nos demais Reynos, pouco amigos, e muito mais em Portugal; e assim, que nada se lhe devia dar, nem a seus filhos, por importar, que nao crescessem mais em poder de Vassallos, e au-Tom.VI. Cc

thoridade; e tomasse exemplo como haviao tratado aos filhos dos Duques de Bragança ElRey D. Icao I. e ElRey D. Joao III. porque a nephum lhe deu titulo, preeminencia, nem Prelazia em Portugal, e que se alguma cousa se lhe désse sosse em Aragao, ou Castella, aonde Sua Magestade tivesse separada esta Casa para qualquer incidente, que succedesse com o tempo; porque em Portugal antes se lhe devia dar faculdade de dividir os seus Estados entre seus filhos, por ser conveniente esta divisao à Coroa: que se alguma cousa se lhe havia offerecido antes de estar ElRey de posse de Portugal, fora por evitar guerras, e damnos, e nao pelo seu direito. Este Prelado devia estar mal instruido na Historia, porque parece nao sabia, que o primeiro Duque de Bragança era filho delRey D. Joao I. e dous filhos, que teve, todos tiverão Estados, e titulos; e que os filhos segundos dos Duques de Bragança tinhao, e tem honras de Marquezes com assentamento, e cobrindo-se na presença dos Reys, e as mais prerogativas, que forao concedidas, e praticadas com os filhos fegundos desta Casa, como temos referido nos Capitulos precedentes deste Livro, e se continuará nos subsequentes. Finalmente votou o Conde de Portalegre D. Joao da Sylva, que nao havia, que tratar sobre as petições de Badajoz, primeira, e segunda, porque se fundavao em o direito, que pertendia ter a Senhora D. Catharina à Coroa, o qual estava acaba-

do, e que só pela grandeza de Sua Magestade se lhe podia dar dinheiro para o desempenho da Casa, e juros, commodidades, e dotes para as filhas, titulos, e alguns Vassallos para seus filhos; e diz o Author, que viera a importar, o que lhe derao, em setecentos e cincoenta mil cruzados, e que nesta materia se nao fallara mais. Estes forao os Ministros do Conselho de Estado, (que refere Cabrera) que votarao na petição da Senhora D. Catharina. Dos seus votos se está conhecendo a lisonia, com que entao fallavao, e que só attentos aos seus interesses, e despachos, que depois tirarao, dissimularao a verdade atropelando a razao. Nao deixo de reparar, que ElRey Filippe nao communicasse esta petição a Miguel de Moura, Escrivão da Puridade, e a D. Christovao de Moura, pelos quaes tinhao corrido todas as propofições das merces, que offerecia à Senhora D. Catharina; porém como elles tinhao tratado este negocio, e sabiao, que depois de offerecidas se nao podiao negar, nem deviao negar, nao forao ouvidos nesta consulta; ou se o forao, se nao manisestou o seu voto. Sobre esta materia mandou ElRey ouvir particularmente a hum Ministro, igualmente politico, que militar, que naquelle seculo foy muy attendido pela sua pessoa, e talento, ordenandolhe, que votasse por escrito, cuja copia vimos entre outros papeis dignos de sé, pertencentes à Serenissima Casa de Bragança, tirados dos proprios Originaes, e dizia assim: Tom. VI. Cc ii 2, Las

, Las acciones de los hombres particulares se , enderesan a qualquier sin de sus conbiniencias; las , dos Principes tienen diferente corte, pues no aten-, diendo a esto, miran solo el bien publico, cor-" tando por la propria fangre: exemplos ay de que " topará V. Magestad las Historias llenas. Con la , Corona de Portugal à llegado V. Magestad su "Monarchia a la mas colmada felicidad, que se po-, dia sperar, estendiendo sus banderas de Occiden-, te a Oriente con la posesson de tantos Reynos, " con cuja conservacion perpetuará V. Magestad , en si, y sus descendientes la mas dilatada Monar-, chia, que vieron ningunos siglos. Mandame V. " Magestad dé my parecer en lo que hara con los "Duques, y Cafa de Braganza, accion en que no , quisiera tener parte, pero obedesco a V. Mages-, stad solo con la mira en su Real servicio, y con-, serbacion del bien publico.

"Son estos Duques los mas poderosos de Es"paña, teniendo en Portugal las mayores posesso"nes, que Rey ninguno diò a Vassallo, causa que
"motivó siempre en ellos una Imperiosidad no con"cerniente à Vassallos: obligandose ya los Reys
"Portuguezes por necessidad a tratalos mas como
"amigos, que subditos. Daña a los Vassallos pen"sar obligar a sus Reys con su grandesa, y engen"drar hum odio à la Real obidiencia el verse col"mados en ella, y para desaerlos hacaese que los
"Reys necesitan de mayor grandesa de la con que

" los llevantaron: bueno exemplo es el presente pa-" ra apagar este punto, y bien se colige de la pro-

" puesta del Duque.

" La ascendencia de personas Reales, y trava-, cion con ellas, es un incitivo, que engendra en " los hombres un spirito llevantado, apeteciendo si-" empre la gloria de sus mayores, de que en otros , tiempos resultò en los Reynos de España tantas , inquietudes, de que ay artos exemplos, que se vê " al presente en Don Antonio, hijo bastardo del In-" fante Don Luiz, pues sin mas titulo procurò " la Corona de Portugal, rompiendo la fé, y obli-"gaciones, que tenia a V. Magestad, y todo se , atreviò a principiar sien fuerças, ni Vasfallos. Fue-, ron los Duques de Braganza los mayores, y mas , justificados opositores, que V. Magestad tuvo a , la Corona de Portugal, y que le obligaron a la , proposicion de tantos partidos, y aun que la ra-, zon, y la justicia dieron a V. Magestad aquella "Corona, en su opinion siempre será usurpada. "Mire V. Magestad el poder, y grandesa de estos "Duques, su sangre, la presuncion, y trato, sobre ; jusgarense despojados de un Reyno, que pensa-, mientos, y que maquinas no fulminarán? Estan , las cosas muy tiernas, y el odio de tantos Portu-, guezes a esta union muy ardiente en los pechos, , ansi que V. Magestad deve estabelecerse con el , tiempo, que en esto solo se han conquistado las ¿, Ciudades, y ja mas pienso lo estaran los cora-, cones

, cones Portuguezes. En todo tendran gran par-, te los Duques, teniendo tantos deudos, y amigos, y Vassallos, y todo lo que V. Magestad le deminuere de grandesa, y poder, no solo será , conveniente, pero necessario al bien, y quietud , publica, con que V. Magestad goza sus Reynos. "Yo fuera de parecer, que V. Magestad con al-, gun justo titulo le hisiera repartir el Estado entre , sus hijos, y despues casandolos en Castilla, hir à , pocos, quitandolos de Portugal devertiendoles el , casar en el Reyno, y de la misma suerte fuera ,, de Espassa, siendo esencial el devertirle la con-" respondencia, trato, y parentesco de Naciones, ,, y Principes Estrangeiros; V. Magestad le puede , azer mercedes en España, procurando que sigan , la Iglesia los mas, y devertindolos de empleyos , militares, siendo siempre esencial el humillar, y " desazer esta Casa, y familia. Las sentellas pe-,, queñas tienen mas peligro, pues por despreciadas , han causado grandes incendios: yo no quiero des-, pojar la Casa de Braganza de las mercedes de V. " Magestad, pues conosco su sangre, antiguos scr-, bicios, y fedelidad a sus Reys, en que con sin-, gularidad resplandecieron, pero es necessario re-, gular todo con el bien publico, y conservacion , desta Monarchia, a que mas se deve atender, si-, endo V. Magestad de tal suerte Rey de cada uno, , quanto lo es de todos, queriendo mucho para cada , uno, y todo para todos, con tal atencion, que , las

"las conbeniencias publicas atropellen las particula"res, por mas calidades, que se miren; mas pelas
"mercedes hechas agora aquella Casa no se atribui"rán a la grandeza de V. Magestad, pero motiva"ran el sieren nombradas con otro titulo, de los que
"tienen por injusta la erancia desta Corona de Por"tugal. V. Magestad pudiera agora hazer algunas
"mercedes de onra al Duque con que le mostrase
"grande estimacion de su persona, con que creyo,
"quedará V. Magestad servido, sin que por aho"ra se le disira a lo que pide, enterteniendole con
"grandes esperanças de que es bien estean siempre
"muy dependientes. Este es mi voto, y parecer,
"dado, y sirmado de my mano a 27 de Agosto de
"1580.

Este dictame seguio ElRey D. Filippe, e ou sosse nascido da propria politica, ou pela advertencia do referido conselho, entreteve a Casa de Bragança em grandes esperanças em quanto viveo. He de reslectir o quanto reconheceo este Ministro o direito, que a Casa de Bragança tinha à Coroa, nas palavras seguintes: Fueron los Duques de Braganza los mayores, y mas justificados opositores, que V. Magestad tuvo a la Corona de Portugal, y que le obligaron a la proposicion de tantos partidos. E devendo ser este o motivo de grandes merces, dictava a politica, que por isso se devia abater, dividir, e transplantar a Casa de Bragança, como vemos no reserido Voto. Outro muy semelhante achámos se deu

Prova num. 198. Birago Histor, di Por-

ao mesmo Rey, escrito na lingua Latina, que se poderá ver nas Provas, do qual já fez menção João Bautista Birago, e o refere traduzido na lingua Itatogalo, liv. 2.p. 119. liana, e diz se achara na Secretaria do Conde Palatino, mas que nao sabia se fora seito por elle, ou por outrem: e pelo que temos visto, esta maxima foy seguida naquelle tempo dos Ministros de Hespanha, da qual nunca já mais se apartarao, procurando todos os caminhos, que as occasioens lhe offereciao de abater, e arruinar a Casa de Bragança, como adiante se verá.

> Havia ElRey resoluto voltar para Castella, e depois de estar em Elvas mandou entregar à Senhora D. Catharina huma Portaria, que por seu mandado passou Miguel de Moura, do Conselho de Estado, e Escrivao da Puridade, que continha as

merces seguintes.

O oficio de Condestavel para a pessoa do Duque, que por seu falecimento passaria ao Duque de Barcellos, e depois para o seu herdeiro, e successor da Casa.

Para o filho segundo hum lugar bom em Castella de mil visinhos, pouco mais, ou menos, e quatro mil cruzados de renda, com o titulo de Marquez, tudo de juro.

Para o filho terceiro huma Commenda em Cas-

tella de cinco mil cruzados.

Duzentos mil cruzados em dinheiro pagos em quatro annos para desempenhar a Casa, e pagar suas dividas.

Que

Que possa mandar trazer da India por tempo de seis annos, cem quintaes de canella, e outros tantos de cravo, e outros cem de nos noscada, tudo forto dos direitos, que se pagao a Sua Magestade.

Que a todos os successores da Casa de Bragança, depois que a herdarem, e nella succederem, se falle por Excellencia, assum como o Duque a tinha por

merce delRey D. Henrique.

Que o privilegio, que o Duque tinha em sua vida para não pagar Chancellaria, passe por seu falecimento ao Duque de Barcellos, e depois a seu neto herdeiro, e successor da Casa, assim como o Duque agora o tinha.

Estas forao as merces, com que ElRey Filippe refpondeo ao grande direito, que a Casa de Bragança tinha a hum Reyno, que havia tao poucos dias lhe usurpara: e para que se pudessem suspender as justas queixas da Senhora D. Catharina, a poz em humas certas esperanças de casar o Principe herdeiro de Castella com huma filha sua, e ao Duque de Barcellos com huma Archiduqueza de Austria; e confirmando todas as Doações da Casa de Bragança, conforme o costume do Reyno, sem embargo de serem de juro, e herdade para sempre, e dispensada a Ley Mental, deu sim às suas tao largas promessas. Porém o animo invencivel da Senhora D. Catharina contra todos os contrastes da fortuna, sendo já falecido o Duque D. Joao, proseguio de novo as pertenções da Casa, encarregan-Tom. VI. do do este negocio a D. Rodrigo de Lencastre para que o representasse a ElRey, como se vê da ins-

trucção, que lhe deu fobre elle.

Voltou o Duque das Cortes de Lisboa a Villa-Viçosa, e dentro de poucos dias adoeceo: e conhecendo, que a molestia podia ser correyo da morte, se preparou como Christao, fazendo todos aquelles actos de Religiao, a que por natureza era inclinado. Ordenou o seu Testamento com admiravel acordo. Instituío por seus herdeiros a seus silhos, cada hum na sua legitima, e ao Duque de Barcellos deixou a sua terça, como seu pay lhe si-Recommendou a ElRey a Senhora D. Cathatina, e a sua Casa; e a nomeou por Governado. ra della até que seu silho tivesse idade para se lhe entregar, e quando a Sua Magestade, e a ella parecesse conveniente. Nelle consola a Senhora D. Catharina com expressoens notaveis de amor, e respeito; e ordena se cumpra inteiramente o contrato do seu dote. Ao Duque seu filho recommenda o quanto deve fervir a sua may em toda a vida, procurandolhe occasioens de gosto; e que se lembre, que sica por pay de suas irmãas, e irmãos; recommendalhe os seus criados, e diz estas palavras: Ao Duque lembro a obrigação, que lhe fica de ser sempre agradecido às pessoas, que nos mostraras amor, e nos ajudarao nos trabalhos passados: e porque elle sabe bem o que devemos a D. Rodrigo de Lancastro, ao Commendador môr, e a D. Joao de Bragança, meus primos, nao

Prova num. 199.

nao tenho para que lhe fazer disso mais particular lembrança, nem doutras pessoas particulares, porque elle sabe quaes são, e a Senhora D. Catharina lhas lembrará quando for necessario. E passando à satisfação das suas dividas, causadas das grandes despezas, que tinha feito, faz memoria, de que quando ElRey D. Sebastiao passou para Africa, ordenara seu Testamento, de que a mayor parte era escrito da mao do seu Secretario Balthasar Rodrigues, o qual se acharia no escritorio das Doações, aonde havia muitas lembranças, que serviao para clarezas, dizendo: Veja-se tudo, e desencarregue-se minha consciencia. Que tinha feito merce a alguns criados, e a outras pessoas de Commendas, e officios, que já estavao vagos, e que estas merces se haviao de cumprir, porque forao feitas, e houverao effeito em sua vida; e que de outras, que tinha feito merce de quando vagassem, pedia ao Duque, que as cumprisse; e mandasse continuar as esmolas de trigo, que por ellas lhe fazia Deos merce, e continuando diz esta verba: Lembro ao Duque o gasto, e despeza, com que puz as cousas da Capella no estado, em que ficao, e o muito serviço de Deos, com que nella se celebrao os Oficios Divinos, de que tambem se segue reputação, e authoridade desta Casa; e assim como espero delle, que sempre será muito zeloso do culto Divino; assim confio, que folgará de favorecer as cousas da Capella, e que procurará de effeituar as pensoens, que ainda nao houverao effeito, asim da fabrica, como da distribui-Tom. VI. Dd ii

cao. Declarando, que supposto elle acima dizia à Senhora D. Catharina governasse a sua Casa até o Duque de Barcellos ter aidade, que aella, e a El-Rey parecesse para tomar o governo da Casa; com tudo, a sua vontade era, que a tivesse, e governasse o Duque de Barcellos, assim que cumprisse dezoito annos, o que pedia a ElRey, e à Senhora D. Catharina. O qual Testamento deu por acabado, sendo por seu mandado escrito pelo Licenciado Affonso de Lucena, Desembargador da sua Casa, a 22 de Fevereiro de 1583, o qual assinou; e sendo logo approvado, já nao pode assinar a approvaçao, e por seu mandado o sez o Licenciado As-Forao testemunhas Antao de fonso de Lucena. Oliveira de Azevedo, Veador da Senhora D. Catharina, Luiz Gonçalves de Menezes, Veador da Casa do Duque, Christovao de Brito, D. Christovao de Noronha, seu Camereiro môr, Nicolao de Andrade, e Estevão Ribeiro, Rodrigo Rodrigues, Gonçalo Gomes, e Belchior Rodrigues. Antonio Cordeiro publico Taballiao de notas, e judicial em Villa-Viçosa, pelo dito Duque, o escreveo, e assinou do seu sinal publico. A este Testamento soy acostado, o que o Duque fizera no anno de 1578 quando estava para ir com ElRey D. Sebastiao para Africa, e juntamente alguns apontamentos, e declarações a elle pertencentes, que mandou assinar pelo Duque de Barcellos; o que está declarando o zelo da Religiao, a piedade com todos, e o amor

amor aos feus criados, porque acaba com esta claufula: A causa de testar tab pouco he a grande carga, que deixo a esta Casa de dividas, e obrigações, e o ter vendido tanto juro, que he necessario muito para o remir; e devem meus criados de crer, que se estas cousas nao forao tao obrigatorias, e tivera que, com muito gosto, e amor o repartira com elles, que thes encommendo muito, que me recebao esta desculpa, pois he tao verdadeira. Tendo cumprido o Duque em tudo como verdadeiro Catholico, faleceo no mesmo dia 22 de Fevereiro em huma sesta feira às sete horas da noite do anno de 1583, e feitas as ultimas honras, como era o costume desta Casa; nas terras principaes dos seus Estados se lhe fizerao exequias, e a Collegiada de Ourem se distinguio muito no apparato, e he de saber, que na Oração se dizia: Joannis Ducis nostri quondam. Foy sepultado no Mosteiro de Santo Agostinho de Villa-Viçosa na Capella do Claustro, enterro dos Duques, sem outro Epitafio, que o que elle no seu Testamento ordenara, que he o seguinte.

Aqui jaz D. Joao, VI. Duque de Bragança, faleceo a XXII. de Fevereiro de M. DLXXXIII.

Foy o Duque D. Joao naturalmente pio, e devoto, e de grande Religiao. Nos seus primeiros annos teve por Mestre ao Doutor Joao Fernandes Machu-

Brito, Abecedario Militar, na razaó, que dá de aedicar este livro ao Duque D. Josó I. impresso em 1631.

Machuca, homem douto, que veyo de Castella para este Reyno por mandado do Emperador Carlos V. à instancia delRey D. Joao III. para o empregar na Universidade de Coimbra na Cadeira de Rhetorica, na qual foy provido no anno de 1539, donde depois de ler alguns annos, o tirarao pelo pedir o Duque D. Theodosio I. para Mestre do Duque D. Joao; e no serviço deste Principe conseguio, além de hum bom ordenado, muitas honras, e huma-Commenda na Ordem de Christo, e outras merces para seus filhos. Com este Mestre se instruio nas bellas letras, ainda que dos seus progressos nao temos individual noticia. Foy muy curiofo da Musica, cujos primores soube scientificamente. Era de genio remisso, e a sua inclinação espiritual. Estas disposições da natureza, com exercicio de huma consciencia escrupulosa, e outras virtudes, forao causa de attender com menos efficacia, do que era necessario, à importante diligencia das suas pertenções: de sorte, que no mayor ardor dos negocios, quando se tratava da successão, alguns Fidalgos escandalisados dos negociados de D. Christovao de Moura, disserao ao Duque, que elles estavao nao só promptos, mas determinados a matarem a D. Christovao; porém o Duque o nao consentio, nao se querendo valer dos caminhos da politica, com que a violencia se encobre, e a consciencia se arrasta; porque com animo Christao, aspirando a mais gloriosa Coroa, costumava dizer:

Que

Que por nao cahir em huma culpa venial, deixaria perder o Imperio universal do Mundo. Esta heroica virtude do seu Religioso animo basta para fazer immortal a sua memoria, e ainda mais gloriosa, porque cremos piamente, que está gozando da Bemaventurança eterna. Assim foy revelado ao Servo de Deos Braz Romano, a quem o Duque appareceo pelos annos de 1600, fahindo do Purgatorio, como elle affirmou à Senhora D. Catharina sua mulher, ao Duque D. Theodosio seu silho, e a Affonso de Lucena, seu Secretario; e como era acreditado em virtude pela vida, e costumes, foy de todos crido, e o refere o Doutor Manoel do Valle Valle, De Incant. seu de Moura, Varao douto, e Deputado da Inquisição cap. 3. n. 40. à p. 164. de Evora. Com tudo nao deixou o Duque de reconhecer a curta recompensa nas merces, com que se respondeo às suas grandes pertenções, que o tempo, e a conjunctura tao delicada, fez preciso entao aceitar, sem embargo de que a Senhora D. Ca- Prova num. 200. tharina o replicou a ElRey, mostrando o mal, que havia cumprido com as promessas, que lhe havia offerecido, concorrendo na Casa de Bragança a especiosa regalia de ser isenta desde a sua origem da Ley Mental. Do Collegio da Companhia de Bragança foy grande bemfeitor, como já fora seu pay, de quem fazem mençao as Historias, e Annaes da Companhia, ajudando muito a fua fundação, para a qual concorreo tambem o Bispo de Miranda D. Antonio Pinheiro: dotou o Collegio com algumas

Enfal. opusc. 1. iect. 2.

Sachinus, Hift. Scciet. part. 2. lib. 5. n. 3.

Franco, Synoplis Annal. Societ. ann. 1561. pag. 65.

Agiolog. Lusit. tom. 3. no Comment. de 3. de Junho, ht. G. p. 520.

Igrejas, e rendas bastantes para sustento de dez, ou doze Religiosos, que de ordinario nelle residem, ensinando aos naturaes a ler, escrever, e contar, e depois Latim, e Theologia Moral, para poderem ser Sacerdotes, como escreve o Licenciado Jorge Cardoso, dizendo: O Duque D. Joao, Principe de eximia piedade. Esta mesma experimentarao outras muitas Communidades Religiosas, que com largas esmolas soccorria.

A sua Casa, que recebeo do Duque seu pay posta na mayor grandeza, e respeito, conservou na mesma fórma: e, como já dissemos, entre as prerogativas desta Serenissima Casa, a mayor, e que nao tinha exemplo, era ser servida por Fidalgos de qualidade, e nascimento conspicuo, que premiava com Commendas de grossa renda, por concessão da Sé Apostolica, com a clausula de poderem os Duques privar dellas aos que se apartassem do seu serviço. A este mesmo sim alcançou o Duque D. Prova num. 201. Joao hum Breve do Papa Gregorio XIII. em que lhe dava faculdade, e a seus successores, para que os Commendadores da apresentação da Casa de Bragança nao obedecessem mais, que aos Senhores della, como já lhes fora concedido; e que aquelle, que se apartasse do serviço, e obediencia dos Duques, e seus successores, perdessem pela primeira vez os frutos das Commendas da renda de feis mezes, e pela segunda a de hum anno, e que na terceira seriao privados das ditas Commendas. Em huma

huma memoria achey, que certo Fidalgo sem motivo deixara o serviço do Duque, e que depois o mandara rogar para que lhe désse a Commenda, a que o Duque respondeo, a quem lhe fazia esta supplica: Dizey a esse Fidalgo, que tenho provido a Commenda. Desta sorte se conservou o respeito da Cafa de Bragança. A Capella Ducal de Villa-Viçosa, que começou a pôr em ordem seu avô o Duque D. Jayme, elevou, e adiantou tanto em grandeza, que era igual às mais celebres de Europa: porque como o Duque D. Joao se occupasse muito em cousas de devoção, tratou disto tão de veras, que nenhum Mestre de Ceremonias de Igreja Cathedral, nem outro Ecclesiastico, por curioso, que fosse, o excedeo, nem era mais perito, do que elle no que tocava ao culto Divino: pelo que nao faltava cousa alguma na Capella, que elle nao provelle com liberalidade.

Para este sim alcançou do Papa Gregorio XIII. hum Breve para desmembrar de algumas Prova num. 202. Igrejas, e Beneficios do Padroado da Serenissima Casa de Bragança, certas pensoens, que o Papa lhe applicou em pensao perpetua para sempre, à sua Capella para distribuições dos Capellaes, que nella serviao, confirmando a graça, que já para este sim o Papa Julio II. concedera no anno terceiro do seu Pontificado por hum Breve passado em Roma a 28 Prova num. 203. de Novembro do anno de 1552, em que o Duque teve algum escrupulo; pelo que de novo recorreo Tom. VI.

Ee

ao

ao Papa Gregorio, que lha concedeo por outro, passado em Roma a 13 de Agosto de 1575, no anno quarto do seu Pontificado; e por outro de 28 de Novembro do anno de 1576: os quaes passados a hum processo decernido, foy delles Juiz executor Diogo Vaz de Almeida, Prior da Collegiada de Santa Maria da Misericordia de Ourem, que usando da sua delegação, os poz em observancia. No Prova num. 204. mesmo anno por hum Breve passado a 20 de Dezembro, lhe concedeo o Papa fazer privilegiado o Altar môr da mesma Capella para suffragio das Almas, concedendo, que todos os Sacerdotes, que celebrassem no Altar môr da Capella de S. Jeronymo, consegueriao a mesma obra de Indulgencias, e remissaő de peccados por aquella alma, por quem, ou por seu, ou por alheyo arbitrio celebrassem, como se actualmente celebrassem no Altar sito na Igreja de S. Gregorio de Roma. O mesmo Papa por huma Prova num. 205. Bulla passada a 22 de Abril do anno de 1581 creou para a dita Capella a Dignidade de Deao, annexando a ella os frutos da Igreja de S. Payo de Fam, e outros annexos ao Chantrado da Igreja Collegia-

da de Barcellos da Metropoli Bracharense, ficando a dita Dignidade na apresentação do Duque, e de seus successores, e a sez a 16 de Novembro de 1581 em Manoel Pessanha de Brito, Fidalgo da sua Casa, pessoa de letras, em quem concorriao merecimentos para esta merce; e assim era provida em Fidalgos, e às vezes de grande qualidade, os quaes

exerci-

exercitavao nas funções publicas com os Duques, todas as da obrigação do Capellão môr dos Reys. Actualmente he Deao D. Luiz Pereira, descendente por varonîa da esclarecida Familia de Pereira. Nesta Dignidade he incluida a obrigação de residencia pessoal na dita Capella, e servir nos Ossicios Divinos, e mais cousas della, pelo que venceriao as cinco sextas partes da dita Igreja, e Chantrado, e os perderiao conforme os Estatutos; os quaes o Duque, e seus successores poderiao mudar, e alterar, conforme lhes parecesse conveniente, com a conservação do direito do Padroado no dito Deado, não só por esta primeira vez, mas para sempre, e aos Duques seus successores. O Arcebispo de Evora, que era o Senhor D. Theotonio de Bragança, por pertencer à sua Diocesi, o confirmou, e collou na dita Dignidade, com a obrigação de guardar os Estatutos, que o Duque fizesse, ou depois mudasse, e limitasse, accrescentasse, ou interpretasse, ou alterasse, e de novo tornasse a sazer, sendo sempre approvados pelo Arcebispo em cada hum dos ditos casos. Foy feita esta collação em Prova num. 206. Villa-Viçosa a 20 de Novembro de 1581. Em virtude da dita Bulla se sez a desmembração dos frutos das Igrejas para a Dignidade de Deao, como consta de hum Instrumento seito na Villa de Barcellos Prova num. 207. a 29 de Janeiro de 1582. O dito Papa Gregorio XIII. por outra Bulla passada em Roma a 8 de Prova num. 208. Agosto do anno de 1581, creou a Dignidade de Tom.VI. Ee ii The.

Thefoureiro môr para a dita Capella, immediaro ao Deas, e lhe annexou certas rendas do Priorado de Barcellos, e outras Igrejas, com que ficou este Beneficio nao só authoritado, mas com boa renda. que hoje tem o Doutor Pedro da Motta da Sylva, que foy Enviado Extraordinario na Corte de Roma, e de presente he hum dos Secretarios de Estado de S. Magestade, irmao do Eminentissimo Car-Prova num. 209. deal da Motta. O mesmo Pontifice por outro Breve passado em Roma a 30 de Agosto de 1582 mandou, que nas distribuições quotidianas entre o Deao. e Thesoureiro, e Capellaes, e dos mais Ministros da dita Capella, quando forem ausentes do serviço da Capella, se appliquem as faltas delles à sua fabrica. Desejou muito ter o Santissimo na sua Capel-Prova num. 210. la, o que alcançou por Breve especial do mesmo Papa, que com grande benignidade, e paternal amor deferia ao Duque, contribuindo com tantas graças, e preeminencias para esta Serenissima Casa, a que sempre a Santa Sé Apostolica attendeo como a parte tao grande da Casa Real Portugueza; e por isso agora satisfazendo à devoças do Duque, lhe concedeo poder ter na sua Capella o Santissimo

> Sacramento, e o expor em Quinta feira mayor com Procissao, e no dia de Pascoa, para assim ser esta Capella em tudo como as mais celebres. Ordenou o Duque o modo de rezarem os Capellães no Coro todo o Officio, com Missa cantada, da mesma sorte, que na Capella Real Portugueza: fazendo-

se as funções com magnificencia, e guardando-se nas Procissoens solemnes de Ramos, Candeas, e Corpo de Deos, a mesma fórma, que na Capella dos Reys; e assim ella parecia em tudo de hum grande Rey, nos riquissimos ornamentos, na authoridade, e ceremonias, com que se servia, nos muitos Ministros, e na Musica, tendo a melhor do Reyno, porque a toda a despeza conseguia os Musicos mais infignes. Em fim, ella era tao grande cousa, que além dos bons ordenados, que tinhao os que serviao na Capella, tinhao ascenso às Prebendas, e Conezias, e outras Dignidades, com que se premiavao aos já avançados em idade, para descançarem; porque nenhum era despedido por algum incidente, senao aposentado com os mesmos ordenados, que passavao os da Capella de oito mil cruzados, e a prata, e ornamentos della mais de cem mil cruzados. O Cabido da mesma Capella, em memoria da sua gratidao, e do reconhecimento do muito, que lhe deveo no Instituto da distribuição, fez hum assento, em que ordenou se celebrasse no Oitavario dos Santos, no mez de Novembro, hum Officio solemne todos os annos pela alma do Duque, querendo desta sorte perpetuar o beneficio no conhecimento dos vindouros.

Casou a 8 de Dezembro do anno de 1563 com sua prima com irmãa a Senhora D. Catharina, havendo o Papa dispensado primeiro este parentesco, por Bulla passada no anno de 1559. Era filha do

Infan-

Infante D. Duarte, e da Infante D. Isabel, como já fica dito no Livro IV. Capitulo XI. e nasceo a 18 de Janeiro do anno de 1540. Morto o Infante feu pay, ficou a Senhora D. Catharina com sua irmãa a Senhora D. Maria de tenra idade, e foraõ creadas na rigorofa escola da Infanta D. Isabel sua mãy, que, à imitação das antigas Princezas de Portugal, era na commua opiniao dos homens, Principes, e tempos, competidora a toda a classe da Romana, e Grega honestidade. Assim era preferida da Rainha D. Catharina sua tia, cujo Real exemplo reverberava nas filhas da Infanta. Viviao no Paço, e quando do quarto de sua may passavao ao da Rainha, entravao sem recado, sendolhe samiliares ao vestir, e despir. Aos primeiros passos a saudavao com Real reverencia, e a Rainha as recebia em pé, e entravao no estrado. As Damas lhe chegavao as almofadas para se sentarem. Em quanto meninas era huma para ambas, depois com a idade se augmentou o respeito; e costumavão as almosadas ser bordadas, ou de borcado de tres altos, com differença das que se davao às Tituladas, que logravao a honra de as terem de veludo. Usava a Rainha estar no toucador em cadeira alta: entao as sobrinhas sobindo ao estrado, recebiao depois della a reverencia dos Officiaes da Casa, e Senhores, que lhe assistiao, o que observavao sempre, que se achavao na sua Real presença. Com ella entravao na cortina, e na tribuna, onde erao fervidas pelos cria

criados de sua mãy. O Capellao môr depois de dar a agua benta à Rainha, a dava às Senhoras D. Catharina, e D. Maria. Na Missa diziao com elle, e com a Rainlta em voz intelligivel a Confissa, Gloria, e Credo, e lhe davao a Paz. Na Magnificat se ajoelhavao ao verso: Deposuit potentes de sede. Se por acaso tardavas à hora determinada da Missa, mandava a Rainha os feus criados mayores para as acompanharem, e algumas vezes na falta dos da Infanta erao chamados os das Princezas, e acodiao por ordem, que tinha dado a Rainha. Comiaõ muitas vezes com os Reys a seu proprio lado; servia-as huma Dama com agua para lavarem as mãos, com as mesmas pessas, que à Rainha; a mesma Dama lhe fazia o prato, e o chegava cuberto, do mesmo modo, e quando bebiao era com a mesma igualdade com Porteiros com maças; offereciao-lhe os doces tantas vezes, como aos Reys, ajoelhandolhe com pouca differença na cortezia. Merendavao com a Rainha as proprias frutas, e doces, na mesma toalha, sendo o serviço todo o mesmo: se a Rainha jejuava, as mandava merendar ambas, e erao fervidas como a sua pessoa. Nos saráos, e festas publicas tinhao o mesmo assento da parte, que se continuava da Rainha: quando fahiao a dançar mandava ElRey, que os seus Officiaes as acompanhassem até o lugar, e voltassem a elle. Quando sahiao, se levantavao os Reys da cadeira em quanto passavao, porém o taráo permanecia em pé até que ellas ellas acabassem. Quando voltavao ao seu quarto, as esperavao os seus Moços da Camera com tochas, os quaes se ajuntavao com os da Rainha; acompanhava-as o Veador, e por dentro se retiravao ao quarto da Infanta. Quando a Rainha fahia a cavallo, conforme o uso daquelles tempos, as suas facas, ou mulas, se viao cubertas com telizes, no mesmo posto, que a Real. Nao sobiao, senao depois da Rainha, que era o costume das Infantas; erao tratadas de Senhoras diante dos Reys, e de todos, ainda que ausentes, com a mesma cortezia. Nos recados delRey, Rainha, e mais pessoas Reaes, lhe fallavao por pedir: quando as duas respondiao, por nao dizer lho agradeciao, usavao da clausula: Que Deos guarde, que folgavao muito com o que lhe mandavao, ajuntando outras semelhantes palavras. El-Rey Dom Sebastiao, depois de o servir Miguel de Moura, que nao estava pratico nos estylos, mandava dizer à Senhora D. Catharina, que lho agradecia muito, e nunca respondia a Carta sua, porque o havia de fazer de propria mao. Os Infantes lhe davao graças, dizendo, que lho tinhao em merce, escrevendolhe com a mesma igualdade. A Princeza D. Joanna lhe mandava dar na Missa a paz, e o Euangelho, e lhe fazia mesura. Esta soy a creação, e estimação da Senhora D. Catharina, e sua irmãa, alcançada naquella florida Corte, na qual ellas sómente a lograrao; porém o mais era o mesmo, que com os filhos dos Infantes costumarao pratipraticar os Reys, cujo bom uso nós referimos pela utilidade, que desta informação póde resultar aos curiosos, que se desejão instruir, o que servirá de disculpa aos que lhe parecer digressa demaziada.

Foy esta Princeza ornada de singulares dotes da natureza, e com excellentes virtudes, que praticou com admiravel prudencia, e singular constancia nos negocios, e com animo Real em todas as suas cousas, revestida de Magestade, e superior à mesma fortuna, que se lhe oppoz a conseguir a Coroa, havendo mostrado, que lhe pertencia com os pareceres dos Letrados da Universidade de Coimbra, que mandou ao Papa, e o que he mais, que o seu direito foy approvado pela Universidade de Salamanca, onde ainda se conserva a tradição, que por este motivo forao desde entao menos attendidos os seus Lentes, antepondolhe os de Alcalá, que approvarao o delRey D. Filippe II. e os de Valhadolid; e depois ainda mais constante quando a recusou, reconhecendo os fins porque lha offereceo ElRey Catholico; o qual vendo a Senhora D. Catharina viuva, intentou recebella por mulher, discorrendo, que ella nao deixaria de sacrificar o direito da Coroa de Portugal pela dominar com a Monarchia de Hespanha. E tendo assentado nesta maxima, tomou a resolução de mandar por varias pessoas tentarlhe o animo; mas todas a acharao com admiração muy livre desta pratica, não o imaginando ElRey, que desejando se effeituasse es-Tom.VI.

Birago, Hist. di Portogallo, liv. 1. pag. 95. imprello em 1647.
Ericeira, Portug. Rest. liv. 1. pag. 35.
Clede, Histoire de Portog. tom. 5. liv. 19. p. 381.

te negocio, poz nelle o ultimo esforço; entregando o combate à actividade, e disposição de Dona Ignes de Noronha, Senhora que na Corte adquiria pelas fuas virtudes grande authoridade, mulher de Vasco da Sylveira, Commendador de Arguim (cuja Cafa possuem hoje os Condes de Unhao, por fua filha H. Dona Marianna da Sylveira cafar com Ruy Telles de Menezes, VIII. Senhor de Unhao, e forao pays do primeiro Conde desta Villa.) Era a instrucção, que pudesse usar de todos os meyos suaves para lhe facilitar a vontade, e quando nao bastassem, a procurasse reduzir com ameaços. Passou D. Ignes de Noronha a Villa-Viçosa, e encaminhando a pratica com artificio, logo a percebeo a Senhora D. Catharina, atalhando o discurso com differente materia: mas vendo, que ella se declarara, em lhe propor as conveniencias deste Real matrimonio, e os damnos, que lhe poderiao resultar de o nao aceitar; respondeo com espirito Real, e com animo tao constante como de tal Princeza, que sómente por tao insigne resolução merece ser contada entre as celebres Heroînas, que venera o Mundo: Que ella nao havia de trocar as memorias do Duque D. Joao pela vaidade da Coroa de Hespanha, nem offender o direito de seu filho o Duque D. Theodosio por nenhum respeito humano; e que se este era o fin, com que ElRey Filippe caminhava àquella pertenção, errava a seu parecer o intento; porque seu filho não perderia o direito, que tinha à Coroa de Portugal,

tugal, ainda que ella o renunciasse, nem ElRey se livrava de escrupulo, comprando o que lhe nao podiao vender; e que quando estas razoens não bastassem para o dissuadirem, recolhendo-se em hum Convento ata-Iharia a sua determinação. Esta reposta, com que D. Ignes de Noronha voltou a Lisboa, deixou suprendida, e admirada toda a politica do Prudente Monarca, e nao se póde imaginar em peito humano resolução mayor, nem mais constante. Nem os Romanos tao vaidosos das suas Matronas contao na sua antiguidade Heroîna mais esclarecida, nem ornada de tao singular constancia, do que esta admiravel Princeza. Foy tao infigne nas letras Gregas, e Latinas, na Astrologia, e Mathematicas, que dava lições a seus filhos o Duque D. Theodofio, D. Duarte, D. Alexandre, e D. Filippe. Foy verdadeiramente admiravel naquelle tempo a erudição do Paço, porque todos os Infantes, seus tios, e seu pay, forao applicados, e scientes, como temos visto; e devia esta Princeza terse creado na Aula das Sciencias do Paço de sua tia a Infanta D. Maria, e por isso sahio tao erudîta. Ainda vi via esta Princeza, quando com bem merecidos elogios diversos Authores celebravao as suas virtudes, e erudição, como forao Christovão da Costa no livro, que imprimio em Veneza no anno de 1592, intitulado: Tratado en loor de las Mugeres; e Pedro Pau- Costa, Loor de las Mulo de Ribera no livro, que imprimio em Veneza Ribera, Glorie de Donem 1609: Le Glorie immortali de Trionfi, e heroice ne illustre, liv. 13. art. Tom.VI. Ffii impre-

ger. pag. 98.

Bibliotheca Hispanica, tom. z. in Appendice.

imprese de Donne illustre. Dom Nicolao Antonio na Bibliotheca Hispanica se lembra desta Princeza para a collocar entre os eruditos; e na verdade ella foy huma das fábias Heroinas, que se reconhecem na Republica das letras, pela sua applicação, e pela sua prudencia. O Duque seu esposo a deixou por Governadora de seus Estados, (como dissemos) e ella os administrou com grande utilidade de seus filhos, a quem fez huma instrucção para o modo, com que haviao de ser servidos, e repartir as horas, assim para assistencia dos Mestres, e lições, como para os entertimentos da idade, e creação, que deviao ter. Nesta disposição se vê o amor, que tinha aos filhos, as maximas Christaas, em que haviao de ser instruidos para observancia da Religiao, a authoridade, e respeito, com que se haviao de tratar, e se mostra igualmente a grandeza, e a piedade do seu animo. O Papa Gregorio XIII. Prova num. 211. por hum Breve passado a 10 de Dezembro de 1575 lhe confirmou, e approvou todas as mais Letras, e lhe concedera, e à Duqueza D. Joanna de Men-

Prova num. 212. Breves Apostolicos, que elle, e o Papa Pio V. doça, a quem ella tratou com grande respeito, e já no anno antecedente a 10 de Novembro lhe passa-

Prova num. 213. ra outro, em que lhe concedeo o poder affiftir, e ouvir Missa com suas filhas nos Córos das Religiosas, e nas Capellas môres de todas as Igrejas, e seus filhos na mesma sórma ouvirem Missa nas Capellas môres, e Córos dos Religiosos, o que só se con-

cedia

cedia naquelle tempo por graça aos Principes, e hoje o praticao sem reparo pessoas de bem inferior condição. Em todas as cousas tinha hum grande cuidado para que nao lhe ficasse em nada escrupulo; e assim sendo Inquisidor Geral o Senhor Dom Alexandre seu filho, lhe concedeo no anno de 1603 licença para ler os livros prohibidos pela Inquisição Prova num. 214. destes Reynos. Era devota, pia, e com grande caridade com os pobres; e tao liberal com todos, que nao se soube, que negasse merce alguma, que lhe pedissem. Da sua devoção deixou hum irrefragavel testemunho na immensa copia de Reliquias, que ajuntou, e de Cartas originaes dos Santos mais insignes, e antigos, que venera a Igreja Catholica Romana; e nada lhe era tao estimavel, como estas devoções. Os Papas, Reys, Principes, e Cardeaes, attendendo à sua Real pessoa, augmentarao a sua devoção com estes presentes, e foy este o seu thesouro, para o que nao perdia occasiao, valendo-se dos Ministros, e Religiosos graves, que passavao a Roma, e às Cortes Estrangeiras, para por elles conseguir as mais raras Reliquias. No Archivo defta Serenissima Casa vi huma memoria de algumas. Delle se tirarao, por impericia do guarda, muitas, e hum grande numero de Cartas Originaes dos Santos, as quaes depois se restituirao a ElRey Nosso Senhor, que tem ordenado se imprimao; porque ha algumas bem memoraveis, e raras, e todas de grande veneração, como já apontámos. Era tao

Prova num. 215.

natu-

naturalmente grave, e séria, que parecia revestida da Magestade; taó honesta, que nem ainda quando se consessava, estava só, nem deu audiencia a nembum homem, sem estar acompanhada. Teve grande constancia nas adversidades, como se vio na morte da Infanta sua máy no anno de 1576, a quem amava ternissimamente, e depois no anno seguinte, no qual succedeo a morte da Princeza de Parma sua irmãa, e da Infanta D. Maria sua tia, com as quaes nas virtudes soy muy parecida. A Rainha D. Catharina em perdas tao sensiveis, a consolou com a

seguinte Carta.

"Sobrina, fy no supiessemos, que vienen de " nuestro Señor los dolores, que padecemos, mal , pudieramos sufrir ser insitadas tan amenudo con , ellos; mas como entendemos, que son obras suias ,, a cuia voluntad ni es licito, ni possible resistir, no , siento cosa con que mas podamos consolarnos, , que aver por bien lo que el a por tal, y estar " obedientes a lo que quiere hazer de nuestras cosas , como lo devemos estar a lo que de nos otros qui-" siere azer. Bien se que nos saltará este sentimi-, ento Christiano para passar como conviene el tra-, bajo, que sobre los otros os avrá dado aora jun-, tamente el falecimiento de mi sobrina, vuestra er-, mana, y de la Señora Infante vuestra tia; mas " con deciros esto ago cuenta, que os comunico la " medicina con que siempre me alebien en seme-, jantes llagas, y de lo mismo procuro aprovechar-,, me

"me en estas, y tanbien de la confiança, que ten-"go, de que mis sobrinas estan descansando en el "Cielo por azer lo que me screvis lo mejor que ", puedo; mas yo desseo mucho, que vos lo hagaes, , pues para ello teneis mas fuerças por vuestra edad, " y quiero dezir, que mas obligacion pues teneis , hijos a quien es necessaria vuestra salud, y vues-, tra vida. Dios os la de como yo os la desseo; y " con tanto amor, que os merece muy bien el que ", me teneis, y me mostrais en las palabras de vues-,, tras Cartas; porque como Dios me lleva las per-" fonas a quien lo tengo en esta vida, vase acrecen-, tando para los que en ella me quedan, y de aqui " podeis entender quanto holgarè siempre con vu-" estra consolacion; yo la recebi con esta insinua-"cion del Duque mi sobrinho, y con las nuevas, , que me diò de vuestra disposicion, y ansi la rece-"birè siempre que supiere que vos, y el, y todos " vuestros hijos la teneis tan buena como deseais. "De Xobregas a XX. de Octubre.

#### RAINHA.

Nesta Carta se vê o carinho, e estimação da Rainha, e tambem a tolerancia, com que esta Princeza supportava os golpes da natureza, podendo com ella mais a grandeza do seu prudente coração, do que as mesmas adversidades. Entre tantas virtudes, alguns lhe repararão na soberania, dizendo ser altiva esta Princeza; sem reslectir, que senão herdara a Mages-

Magestade do Reyno, que havia pertendido, herdara a gloria de seus mayores: porque sendo inferior a Coroa aquella deixação não livre, a gozou com excesso no conhecimento universal do Mundo todo, em satisfação de que della a haviao despojado. Pelo que julgarao por vaidade ver, que ella em pequena fortuna se regulara por maximas soberanas; e assim diziao, que com soberba doutrina puzera muitas vezes o filho, o marido, e a Casa em perigosa contingencia; porque todo o seu estudo fora mostrar, que no estado, a que o tempo a reduzira, resplandecia nella a Dignidade, que elle lhe pode fazer alheya, mas nao impropria. Alguns tambem entenderao, que depois de perdidas as esperanças do Reyno, aborrecia os herdeiros, e o confirmavao dizendo, que havia aconselhado ao filho, que nao casasse, preceito a que elle por muitos annos esteve obediente: assim o escreveo D. Francisco Manoel de Mello no Livro, que intitulou: Tacito Portuguez, Vida, e Morte, Ditos, e Feitos delRey D. Joao IV. de Portugal, que principiou a escrever, e lhe nao deu fim, do qual tenho copia. Porém este insigne, e celebre Author, tao estimado pelas Obras, que imprimio, sem duvida soy mal informado nesta parte; porque nenhuma cousa teve de mayor cuidado esta Princeza, do que o tratado do cafamento de seu filho, cujo negocio durou tao largo tempo, como se verá no Cap. XVIII. deste Livro, quando tratarmos do Duque D. Theodosio II. e o que

que nelle se passou, e a resolução, com que nelle fallava aos Reys, e finalmente o modo, com que foy concluido, o que tudo consta das Cartas originaes, que nós vimos, e nao chegarao à noticia de D. Francisco Manoel, que se a tivera do que se passou neste negociado, nao imputara (ainda que em boca alheya) a esta Princeza huma tao injusta, e escandalosa idéa. Nao devemos esquecernos neste lugar da censura, que alguns Criticos, e nao sey se Authores, lhe fizerao, condemnandolhe por vaidade até os nomes de seus filhos; porque nao contente (disserao elles) dos nomes conhecidos, proprios, e communs da Patria, os buscara desusados, e peregrinos, como Theodosio por dous Emperadores, Duarte por muitos Reys, Alexandre por hum Monarca, que valeo por muitos: e nas filhas, esquecendo-se das vocações humanas, passara às sobrenaturaes, nomeando huma Angelica, outra Serafina, e outra Cherubina; pelo que entenderao alguns, que estes nomes erao proprios sinaes, e os tiverao por sagrado jeroglifico dos altos pensamentos de sua may, artifice daquella soberania. O que certamente soy errado, e falso discurso dos que com paixao, ou inveja referirao as acções desta Serenissima Casa, e seus Principes, dizendo, que ella até nos nomes, que elegia, mostrava a sua altivez; nao reparando, que Jayme, Theodosio, Constantino, Fulgencio, e outros nomes, que possuirao filhos, e descendentes desta grande Casa, forao anteriores Tom. VI. Gg à Se.

à Senhora D. Catharina. Tambem alguns repararao na soberania de nao dar tratamento algum, fallando por vós aos homens Fidalgos, e com menos tratamento, do que alguns queriao, porque nisso foy austéra; porém consideradas as circunstancias da sua pessoa, que era Real, parece tinha motivos, que a pudessem relevar desta nota; porque ella era filha do Infante D. Duarte, Duque de Guimarães, Condestavel de Portugal, e da Infanta D. Isabel; elle ultimo filho varao del Rey D. Manoel, e da Rainha D. Maria, Infanta de Castella, filha dos Reys Catholicos D. Fernando, e D. Isabel; ella filha de D. Jayme, Duque de Bragança, jurado Principe herdeiro do Reyno, e da Duqueza D. Leonor de Mendoça sua primeira mulher. Nestes altissimos ascendentes se repetia o sangue Real Portuguez, nao só porque a Casa de Bragança se havia separado da Real no Senhor D. Affonso I. Duque de Bragança, visavô do Duque D. Jayme, unico do nome; mas tambem porque este Principe era filho do Duque D. Fernando, II. do nome, e da Senhora D. Isabel, irmãa inteira da Rainha D. Leonor, e delRey D. Manoel, e por ambas as linhas paterna, e materna, era da Augusta familia Portugueza: porque o Infante D. Fernando Duque de Viseu, e de Béja, jurado Principe herdeiro do Reyno, e o mayor Senhor, que nunca houve em Hespanha, como deixamos escrito no Livro III. Cap. VIII. e irmao da Emperatriz D. Leonor, era filho segundo del Rey

D. Duarte, e da Rainha D. Leonor, Infanta de Aragao, irmãa de D. Affonso V. Rey de Aragao, e das duas Sicilias, e de D. Joao II. Rey de Aragao, e Navarra, e de D. Maria, Rainha de Castella. E sua mulher a Infanta D. Brites era irmaa inteira da Rainha D. Isabel de Castella, mãy da Rainha D. Isabel a Catholica, e erao filhas do Infante D. Joao, Mestre de Santiago, Condestavel de Portugal, (filho del Rey D. Joao I. e da Rainha D. Filippa, irmãa de Henrique IV. Rey de Inglaterra) e da Infanta D. Isabel sua sobrinha, filha do Senhor Dom Affonso I. Duque de Bragança, seu irmao, e de D. Brites Pereira, Condessa de Barcellos. A esta por todas as partes Real serie de gloriosos ascendentes, se ajuntava o acharse em muy propinquo grao de consanguinidade com poderosos Monarcas, porque ella era sobrinha delRey D. Joao III. de Portugal, e prima com irmãa delRey D. Filippe II. de Castella, tia delRey D. Sebastiao, e sobrinha delRey D. Henrique, ultimo Rey da sua linha, pelo que ella era sem controversia a fua immediata successora na Coroa, como filha de seu irmao o Infante D. Duarte, a quem representava, se o poder del Rey D. Filippe lha nao embaraçara com hum tao injusto negociado: e reconhecendo sempre esta Princeza os merecimentos da sua Real pessoa, nao he muito, que se conservasse naquelle respeito, que verdadeiramente lhe era devido, pelo que nunca se intitulou Duqueza, e se assi-Tom.VI. Ggii nava nava sómente Catharina; nem os Reys lhe deras

outro titulo nos Alvarás de merces, nem nas Cartas particulares mais, que o do grao do parentesco, em que se achavao, como de sobrinha, tia, e prima, e assim foy tratada como Infanta. Todos a nomeavao pela Senhora D. Catharina, tratamento, que lhe era devido pelo seu nascimento, e lhe sallavao por Alteza, (excepto seu marido, que a tratava por Excellencia, como vimos em muitas Cartas, sendo para ambos reciproco este tratamento) e tal vez, que este sosse o motivo, porque na consulta, já allegada, dos Governadores do Reyno sobre a Ley dos tratamentos, dissessem a ElRey lhe parecia, que na Pragmatica se nao fallasse na sua pessoa, deixando-a na permissao da Alteza, com a qual universalmente lhe fallavao. Este tratamento, como dissemos, lhe deu ElRey Filippe na visita, que lhe sez; e tambem vimos varias Cartas no Archivo da Serenissima Casa de Bragança, dos Duques de Parma, de Cardeaes, e outras muitas, com o mesmo tratamento. Da Infanta D. Maria sua tia. Prova num. 216. vimos huma sem tratamento mais, que impessoal, porém principiando por Senhora Sobrinha, outra Prova num. 217. del Rey de Marrocos, que lhe chama Infanta; e depois de notaveis expressoens, com que a trata, lhe diz, que teve noticia por D. Francisco da Cos-

> ta, Embaixador naquella Corte, de hum diamante, que se vendia em Portugal de preço de cem mil Ducados, que queria ver a pedra, e que para o

> > confe-

conseguir, escrevia ao Duque de Barcellos seu silho. No mesmo Archivo se conserva outra da Emperatriz Maria, mulher do Emperador Maximiliano II. que me pareceo copiar aqui, e he a seguinte.

#### SENHORA.

"En respuesta de lo que me dixeron D. Ro-, drigo, y Lucena, pudiera aver dado el parabien , a V. Excellencia de la conclusion del negocio, , que me dixeron, finó me lo uviera estrovado hum " gran catarro, que hê tenido: hame pezado cier-, to de no ser la primera, que le aya dado, però , confio tanto en lo que nos queremos, que me "prometo, que el amor con que aora le doy, fo-,, plirá se hê tardado; porque a lo menos quedo de-, seando en esta occasion todos los buenos succes-, fos, y contentamientos, que V. Excellencia, y , mi sobrina bien merecen, que es lo menos, que , se puede encarecer. Acuerdese V. Excellencia , lo que siempre hê deseado servirla, y tener muy , buenas nuevas suyas, y embieme lo uno, y lo o, otro em pago de lo que me pesa de lo poco, que , lo ago, y acresciente Dios a V. Excellencia co-"mo deseo, a cinco de Junio.

Muy buena Prima de V. Ex.

MARIA.

Esta Carta he hum testemunho da authorida. de, e respeito, com que foy attendida esta Princeza. Nao podemos perceber qual fosse a occasiao. que deu o assumpto a estes parabens, que a Emperatriz lhe dá. Entendo devia ser quando se adiantou tanto a negociação do casamento de sua filha com o Principe herdeiro da Coroa de Castella, que ElRey Filippe o chegou a dar por concluido; e deste negocio he certo estava encarregado D. Rodrigo de Lencastro para o solicitar; e tambem para o mesmo sim mandou ao Doutor Assonso de Lucena, Desembargador da Casa do Duque, Ministro, em quem concorriao muitas circunstancias para o tratar; porque além de ser da mayor confiança da Casa, se ajuntavao grandes letras, e capacidade. Como da Carta nao tirámos o negocio, tiraremos sómente as expressoens da Emperatriz, em que nao sómente se vê a amisade, e carinho, mas a honra tao sem exemplo, com que a Emperatriz a tratava: porque supposto era sua prima com irmãa, nao he costume darem tratamento aos parentes, nem mais que a honra do principio das Cartas, e o motivo da estimação da pessoa pelo conjuncto do sangue, com que se distinguem de outras, e com mais, ou menos palavras, conforme se augmenta, ou diminue a expressão, com que os Reys querem honrar as grandes pessoas; mas nesta Carta vemos tantas circunstancias, que se fazem ponderaveis, como principiar por Senhora, e lhe dar Excellencia, e o estylo

estylo familiar, com que a trata, que mostra nao só ser Real a pessoa, mas o direito, que tinha à Coroa deste Reyno, que todos lhe reconhecerao: pelo que adquiria com os Principes Soberanos attenções, e com os Grandes Senhores hum indisputavel respeito, que ella sempre soube conservar com tanta authoridade, que nenhum dos contrastes do tempo, com que a fortuna a combateo, lhe diminuîo nunca o conhecimento, de que era sua a

Coroa Portugueza.

Nao se elevava a este conhecimento para se esquecer, do que mais lhe importava, que era conseguir a Coroa eterna pela temporal, que o poder lhe tirara da cabeça: pelo que muitos annos antes da sua morte, estando com perseita disposição, sem doença, nem queixa alguma, ordenou o seu Testamento, em que se vê a equidade, a Religiao, o amor de seus filhos, a piedade Christaa, que luzia no seu coração, e o amor com que tratava a sua familia, especialmente as Damas, e criadas. Man- Prova num. 218. dou-se enterrar no Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa no Coro debaixo aos pés da sepultura da Infanta sua may, e que nella se poria o Epitasio, que ao Duque seu filho parecesse. He notavel o modo, Prova num. 219. com que trata a seus filhos, porque os nao nomea, senao com o distinctivo de Senhores. O seu corpo, que fosse amortalhado no habito de S. Francisco, que seria dos Frades da Piedade, sobre o qual lhe vestiriao o de Santa Clara. Instituîo, depois de

cumpridos os seus Legados, hum Morgado de certos bens de raiz, que tinha em Villa-Fernando. com toda a sua jurisdicção, e direito do Padroado da Igreja, e assim outros em Villa-Viçosa, e Borba, Evora-Monte, Monsarás, e Portel: chamou primeiramente ao Duque seu filho, e todos os seus descendentes legitimos; e depois a seu filho D. Duarte, de quem descende a Casa de Oropeza, e a todos os seus descendentes legitimos, e em falta destes os de sua filha D. Serafina, Marqueza de Vilhena: e na falta de todos os seus descendentes legitimos, chama as pessoas, que o Duque de Bragança seu filho chamou à successão do Morgado da Cruz, (como diremos adiante) porque a sua vontade soy, que quem houvesse de succeder neste vinculo, fosse sempre quem succedesse na Casa de Bragança. Instituîo duas Missas quotidianas pela alma do Duque seu marido, e dos Infantes seus pays, sua, e de seus filhos, e filhas, que se diriao na Capella Ducal da Casa por Capellaes della. Seu neto, já depois de Rey, querendo, que tivesse esseito a ultima disposição da sua vontade na verba, em que instituîa o referido Morgado, ordenou por hum Alvará: Que sem embargo de se nao haverem seito partilhas, le fizesse o dito Morgado de todos os bens de raiz, declarados na verba do seu Testamento, e referidos na instituição delle; e tambem mandava se vinculasse no dito Morgado o collar, que a Princeza D. Joanna the mandara quando ella cafara com o Du-

Prova dito num.

que D. Joao, por ella o ter asim disposto, e o Serenissimo Duque D. Theodosio em seus Testamentos, e com effeito tudo se vinculara, vc. A qual instituição depois confirmou El Rey D. Affonso VI. seu bisneto, usando do poder Real para corroborar a dita instituição, como consta de hum Alvará seito em Lisboa a 20 de Julho do anno de 1657, que está na sua Chancellaria. Querendo a Senhora D. Catharina fatisfazer a huma lembrança, que lhe deixara a Senhora D. Maria sua filha, de huma Missa quotidiana, a qual ella em sua vida sempre mandara dizer; agora ordenandolhe renda certa, mandou tambem, que se dissesse na Capella de Villa-Viçosa. A's suas criadas deixou, entre outros legados, varias tenças. Ao Marquez de Vilhena hum retrato da Senhora D. Serafina, que elle lhe dera guarnecido de ouro, e diamantes. Ao Duque recommendou muito a Provincia da Piedade, pela grande devoçao, que lhe tinha a Casa, para que sempre se conservasse, e crescesse nella o amor, e que savorecesse a todos os Mosteiros de Religiosos, e especialmente aos das Freiras, para que com a sua protecção, e amparo, se augmentasse a observancia, a virtude, e exemplo, que nelles se exercitava. Especificou tudo, o que pertencia ao governo da sua fazenda, e contas da Casa do Duque, com tanta clareza, distinção, e cuidado, como quem com consciencia escrupulosa conhecia fora sómente Governadora, e Administradora della. Nomeou ao Du-Tom. VI. Hh

que seu filho por Testamenteiro. Deixoulhe recommendado o seu Confessor. Ordenou a Assonso de Lucena seu Secretario, e a Rodrigo Rodrigues, Secretario de seu filho o Duque, que lhe lembrasse a execução deste Testamento, o qual foy escrito por Fr. Giraldo, seu Consessor, em Villa-Viçosa a 2 de Setembro de 1609, e no melmo dia approvado por André Luiz, publico Taballiao pelo Duque em Villa-Viçosa, de que sorao testemunhas Pedro de Mello de Castro, Antonio de Attaide Pinto, D. Luiz de Noronha, e Manoel de Sousa, Fidalgos da Casa do Duque, e Domingos Alvares Leite, seu Desembargador. Assim attendia esta Princeza às materias da sua salvação, cuidando neste particular como ao negocio mais importante da vida. Da sua morte teve hum notavel aviso. Foy o caso: que Fr. Martinho, Varao insigne em virtude, Religioso da Ordem de S. Paulo, com quem teve grande trato, e com elle communicava a sua consciencia, estando hum dia tratando com elle materias de espirito, lhe disse este Santo Religioso: Vossa Alteza ha de morrer no mesmo anno, em que eu morrer. Passou-se tempo, e estando em o principio de Serembro com a Senhora D. Catharina, lhe disse com asseveração, que elle não poderia viver muito, porque sem duvida era muy visinho o tempo da sua morte; e que assim se preparasse Sua Alteza para a sua, que nao tardaria muito depois, que elle morresse. Era acreditado por vida, e coffu-

costumes o Religioso, pelo que nao padeceo duvida o que dizia, e em breve se verificou o assumpto da pratica; porque este Santo Varao saleceo em 30 de Setembro, e a Senhora D. Catharina preparando-se para a morte, saleceo em hum Sabbado 15 de Novembro de 1614, tendo vivido setenta e tres annos, nove mezes, e vinte dias. As virtudes, que exercitou na vida, a que se ajuntarao sinaes especiaes para a morte, parece a predestinarao para sazerem a sua alma gloriosa, coroando-a na eternidade, e piamente cremos, que está gozando da Bemaventurança. Consorme a disposição da sua vontade, soy sepultada no Coro do Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa, onde se lhe poz este Epitasio:

Aqui jaz a Senhora Dona Catharina, filha do Infante Dom Duarte, e da Infanta Dona Isabel, mulher de Dom Foao, VI. Duque de Bragança, faleceo a XV. de Novembro de M. DC. XIV.

Foy a sua morte universalmente sentida, porque a sua Real pessoa tinha sido a esperança da redempção dos Portuguezes na fatalidade de se ver a Cassa Real sem successão; e havendo de retroceder a buscar a linha do varao mais chegado à Coroa, nella estava sómente o direito da representação, tao reconhecido na Europa, que ainda agora moder-Tom.VI.

Hist. des Revol. do Espagne, tom. 4. liv. 9. pag. 356.

namente hum Author Francez, que supposto lhe anticipa a morte, pondo-a no anno de 1590, diz, que foy ella de grande satisfação a ElRey de Castella, por ser a sua vida hum eterno monumento da sua usurpação. O Arcebispo de Evora D. Joseph de Mello, como parente da Casa de Braganca, filho do II. Marquez de Ferreira, veyo logo a Villa-Viçosa a consolar, e affistir ao Duque de Bragança, acompanhado de algumas Dignidades, e Conegos da sua Cathedral, e lhe fizerao naquella Villa hum Officio solemne com toda a magnificen-ElRey se encerrou por tres dias, e tomando luto, e a Corte, como requeria o parentesco de huma sua prima com irmãa, mandou visitar ao Duque, seu silho, por Fernao de Mattos, do seu Conselho, com huma Carta; e o Principe ao Duque de Barcellos seu neto. Desta Real uniao nascerao os filhos feguintes.

genita entre todos os seus irmãos, nasceo em Villa-Viçosa a 27 de Janeiro de 1565: soy promettida ao Duque de Parma Raynucio I. seu primo com irmão, entao Principe herdeiro, quando ainda nao tinhão idade para o thalamo. Depois succedendo no Throno de Portugal ElRey Dom Henrique, quando o persuadirão a que tomasse estado, elegeo para esposa a Senhora D. Maria, como deixámos escrito no Capitulo XVIII. do Livro IV. pag.642; mas reconhecendo as difficuldades deste tratado, e

a im-

a impossibilidade, que havia nos seus muitos annos; quando tratou da successão do Reyno, já inclinado a ElRey D. Filippe, mandou propor à Senhora D. Catharina entre as condições, que lhe offerecia, o haver de cafar a Senhora D. Maria com o Principe D. Diogo, herdeiro da Coroa de Castella, materia, em que o Papa Gregorio XIII. se interessou muito depois, por haver sido ordenada por ElRey Dom Henrique, escrevendo a Fr. Diogo de Chaves, Confessor del Rey D. Filippe. Porém a Senhora D. Catharina vendo, que a pouca idade do Principe punha este negocio em muita dilação, entrou na idéa de casar a ElRey, que se achava viuvo, com esta Princeza, com o pretexto da tenra idade do Principe; mas ElRey, que já havia pertendido a Senhora D. Catharina para esposa, o que ella heroicamente desprezou, nao admittio agora esta pratica, deixando este negocio no estado, que se havia praticado para o Principe D. Diogo, que durou pouco; e succedendolhe seu irmao o Principe D. Filippe, a nao distituio das esperanças de se esfeituar, e assim durou annos esta negociação, que não esteve pouco adiantada: porém a destra politica delRey era entreter a Senhora D. Catharina nestas, e outras esperanças, que veremos tambem sem effeito. Finalmente esta Princeza veyo a morrer sem estado (muitos annos antes, que o Principe o tomasse) nas casas do Castello de Villa-Viçosa, para onde a mudarao depois de estar gravemente do-

ente,

ente, o que ella reconheceo tao bem, que se preparou com grande anticipação; e depois de se haver confessado por mais de vinte vezes nesta doença, e se preparar com grande cuidado para esta importantissima jornada, recebeo o Santissimo Viatico com profunda reverencia, e depois de exercitada em muitos actos de amor de Deos, affiftida do seu Consessor, e do do Duque, que era o Padre Fr. Pedro do Espirito Santo, Religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, do Provincial da mesma Ordem o Padre Fr. Manoel da Conceição, e outros Padres doutos de outras Religioens, com grande desapego do Mundo, e constancia, referio a grande satisfação, que tinha de acabar sem o estado de casada; e depois de muitos actos de verdadeira humildade, que mostrou no affecto, com que estimava não só as suas criadas, mas a toda a familia da Senhora D. Catharina, pedio, que a enterrassem em hum habito pobre de Santa Clara, e já usado. Faleceo a 30 de Abril de 1592, tendo no dia antecedente feito o seu Testamento, que escreveo Affonso de Lucena, Secretario de sua mãy, a qual instituîo por herdeira, e lhe pedia se lembrasse da sua alma, e ao Duque seu irmao que satisfizesse certas verbas, em que lhe recommendava algumas pessoas, que a servirao, e legados pios, e outras cousas da sua devoção, em que se está vendo a sua piedade: rogava à Senhora D. Catharina sua mãy, ordenasse huma Missa quotidiana pela sua al-

Prova num, 220.

ma, o que ella cumprio, sem embargo de que este Testamento na o era válido, e o Duque tambem satisfez inteiramente ao que lhe pedia. Foy sepultada no Mosteiro das Religiosas das Chagas de Villa-Viçosa no Coro debaixo, onde tem este Epitasio:

Aqui jaz a Senhora D. Maria, filha de Dom João, VI. Duque de Bragança, e da Senhora Donna Catharina sua mulher. Faleceo a XXX. de Abrit de M.D. XCII. annos.

o Marquez de Vilhena, Duque de Escalona, como diremos no Capitulo XVI.

16 D. Theodosio, II. do nome, Duque de

Bragança, que occupará o Capitulo XVIII.

16 O SENHOR D. DUARTE, cuja successão se

verá no Livro VII. Capitulo I.

- 16 O SENHOR D. ALEXANDRE, Arcebispo de Evora, de quem saremos menças no Capit. XVII. deste Livro.
- de Março de 1572, foy bautizada na Capella dos Duques por Manoel Peçanha de Brito, Deao da dita Capella; forao seus Padrinhos sua avó a Infanta D. Isabel, e D. Rodrigo de Mello seu tio, tambem primo com irmao do Duque, filho primoge-

nito

nito de D. Francisco de Mello, II. Marquez de Ferreira. Foy levada à pia por D. Luiz de Noronha, Camereiro môr do Duque de Bragança seu pay, Alcaide môr de Monforte, e Commendador de S. Salvador de Elvas. Levarao as infignias os Fidalgos seguintes: Ayres de Miranda, Alcaide môr de Borba, Commendador de Monsarás na Ordem de Christo, Védor da Casa do Duque; Ruy Vaz Caminha, Alcaide môr de Souzel, e Sebastiao de Sousa, todos Officiaes da Casa. Morreo esta Princeza na flor da idade a 11 de Março do anno de 1580 em Alcacer do Sal, donde fora levada para mudar de ares por cauía da queixa, que padecia. Foy depositada no Mosteiro das Freiras de Ara-Cœli, donde a trasladarao a 20 de Julho de 1597. Para o que o Duque D. Theodosio, seu irmao, mandou a Alcacer a Antonio de Evora, Thesoureiro môr da sua Capella, com outras pessoas para lhe Prova num. 221. affittirem, o qual apresentou hum Breve do Conde Fernando Taberna, Colleitor nestes Reynos, e hum Alvará de Procuração da Senhora D. Catharina ao Padre Fr. André de Santarem, Confessor do Mosteiro, e o notificou à Abbadessa Soror Maria da Graça, em virtude do que se mandou abrir a sepultura por dous Moços da Capella, que estava junto do Altar môr da parte do Euangelho, e tirarao hum caixao, que já estava gasto do tempo, e affastando a cal, que cobria o corpo, tirarao a cabeça da Senhora D. Cherubina inteira com todos

os cabellos, fermosos, e louros, tao perfeitos, que pareciao de pessoa viva, entrançados com a fita, que lhe haviao posto, o que causou grande compunçao nas Religiosas; o mais corpo todo estava desfeito, e os osfos escarnados, que se limparao, e involverao com todo o respeito em huma toalha de Olanda, e sem se bolir na cabeça, meterao tudo em hum caixao de veludo carmesim, guarnecido de pregaria dourada, e fechado o caixao, o cubrirao com hum pano de seda carmesim com rendas de ouro, e o meterao em huma Tumba de téla de ouro, a qual cubrirao com hum pano da mesma téla, e posto no lugar, que estava na Capella môr, preparado com docel de téla, ornado com luzes, ficou desta sorte toda a noite. No outro dia, depois de cantada a Missa, e o Responso, pelos Capellães da Capella Ducal, as Freiras cantarao outro, e levando a Tumba com muita decencia, e acompanhamento de Clerigos, e Frades, a puzerao em humas andas guarnecidas de veludo preto, acompanhada dos Capellães com tochas accesas, e Moços da Estribeira, e forao às Alcaçovas. Nesta Villa a vierao receber hum quarto de legoa o Reytor com os Clerigos della, D. Rodrigo Manoel, e D. Chriftovao Manoel seu filho, e D. Jorge Henriques, Senhor da Villa, e a sua familia de criados; e entrando na Villa, puzerao a Tumba na Capella môr, pegando nella os Fidalgos referidos, e no ultimo lugar o Thesoureiro môr Antonio de Evora. No dia Tom. VI. Ii feguin-

seguinte sorao a Arrayolos, onde esperavao, huma legoa antes de entrar na Villa, os Vereadores, e pelsoas principaes da terra, e à entrada estavao os Clerigos, Religiosos, e Irmandades, e posta a Tumba na Igreja da Misericordia, se lhe cantou hum Responso. No outro dia entrarao em Villa-Viçosa às nove horas da noite, e forao ao Mosteiro das Chagas: nelle estava esperando o Duque, e os Senhores D. Alexandre, e D. Filippe, os quaes pegarao na Tumba, e no quarto lugar Manoel Pessanha de Brito, Fidalgo da Casa do Duque, e Deao da sua Capella, acompanhados de dezoito Moços da Camera com tochas accesas, e chegando à Portaria do Mosteiro, aonde esperava a Communidade das Religiosas, lha entregarao, e a levarao para o Coro debaixo. No dia seguinte vinte e quatro do referido mez, foy a Senhora D. Catharina ao Mosteiro, e esteve à Missa, que disse o Deao, e mais ceremonias, e ao Responso, que cantarao os Cantores da Capella do Duque, e as Religiosas outro, a que o Duque D. Theodosio assistio com seus irmãos, e depois de metido o caixao na sepultura, que estava seita junto da de sua avó a Infanta D. Isabel, se lhe gravou o Epitasio seguinte:

Aqui jaz a Senhora Donna Cherubina, filha de D. Foao, VI. Duque de Bragança, e da Senhora Donna Catharina

sua mulber. Faleceo em XI. de Marco de M. D. LXXX. annos.

He de admirar, que tendo passado dezasete annos. quando se fez esta trasladação, abrindo-se o caixão, que era de madeira, se achou desseito, o corpo gastado, os ossos humidos, e a humidade fazia nodoas como de sangue na toalha, em que os alimparao: os cabellos pegados no casco da cabeça sem pelle, fãos, e entrançados com huma fita encarnada, e louros, da sua propria côr, o que se teve por cousa prodigiosa. A Senhora D. Catharina, a quem todos os que se acharao presentes reserirao este estranho caso, nao mandou fazer sobre esta materia averiguação; porém não sendo o corpo embalsemado, nem os cabellos preservados de medicamentos contra a corrupção, como foy notorio, parece fóra do natural a sua conservação, como o refere o Doutor Manoel do Valle de Moura, Deputado do San- Valle de Incant. seu to Officio.

16 A SENHORA D. ANGELICA, nasceo a 8 de pag. 161. Junho de 1573, foy bautizada por Manoel Pessanha de Brito, Deao da Capella Ducal, e Padrinho o Senhor D. Duarte, Duque de Guimarães seu tio, e D. Catharina de Eça, nora de D. Francisco de Mello, entao Conde de Tentugal, e depois Marquez de Ferreira, com procuração da Senhora D. Maria Princeza de Parma. Foy levada à pia por D. Luiz de Noronha, e as infignias pelos Officiaes Tom.VI. Ii ii

Enfalmis, of ulcul. 1. fe ct. 2. cap. 3. n. 34. da Casa do Duque, Sebastiao de Sousa, Fernao Rodrigues de Brito, e Salvador de Brito, e outros Fidalgos; e com curta vida faleceo a 9 de Outubro de 1576, e jaz no Coro debaixo do Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa, onde se lê este Epitasio:

Aqui jaz a Senhora Donna Angelica, filha de D. Joao, VI. Duque de Bragança, e da Senhora D. Catharina, sua mulher. Faleceo a IX. de Outubro de M.D. LXXVI. annos.

- nho de 1573 juntamente com sua irmãa D. Angesca, do mesmo parto, porém com tao curta vida, que acabou no mesmo dia, depois de receber o Sagrado Bautismo, com que passou a viver na eternidade: soy enterrada na Capella dos Duques, em que jaz à mao esquerda do Duque D. Theodosio I. seu avô.
- Novembro de 1578, e soy bautizada em 29 de Dezembro pelo Arcebispo de Evora D. Theotonio. Foy seu Padrinho o Duque de Maqueda, e levou-a à pia D. Francisco Manoel, e as insignias tres Moços Fidalgos: achava-se entas o Duque seu pay na Corte, sobre a pertenças do Reyno; e com poucos annos de vida saleceo nas casas da tapada de Villa-Viçosa

Viçosa a 12 de Janeiro de 1582, e soy enterrada no Mosteiro das Chagas, onde no Coro debaixo tem este Epitasio:

Aqui jaz a Senhora Donna Isabel, filha de D. Joao, VI. Duque de Bragança, e da Senhora D. Catharina sua muther. Faleceo a XII. de Janeiro de M. D. LXXXII. annos.

16 O SENHOR D. FILIPPE, nome, que lhe foy posto em memoria do tio, que lhe morreo em Castella, irmao primeiro do Duque D. Jayme, senao foy em obseguio do Padrinho tambem seu tio, nasceo a 17 de Novembro de 1581. Foy bautizado por D. Joao de Bragança, Dom Prior de Guimarães (depois Bispo de Viseu) a 10 de Dezembro: foy seu Padrinho El Rey D. Filippe, que mandou a Villa-Viçosa D. Rodrigo de Lencastre, Mordomo da sua Casa, do seu Conselho, Senhor das Villas de Villar-Mayor, Carapito, e Couceiro, Commendador de Santiago de Lobao, e de Santa Maria da Alagoa de Monsarás na Ordem de Christo, Fidalgo tao illustre, que era parente muy chegado do Duque, como se verá adiante na successão da Cafa de Lemos; o qual mandou, como seu Embaixador, com poderes para este acto: foy levado à pia por D. Diogo de Mello, Estribeiro môr, e Alcai-

Alcaide môr de Barcellos, Commendador de S. Nicolao de Cabeceira de Bastos, e de Santa Leocadia de Moreiras na Ordem de Christo, e as insignias D. Diniz de Sousa, Commendador de S. Joao de Rey na Ordem de Christo, Pedro de Sousa de Brito, Commendador de Parada na Ordem de Christo, e Pedro de Mello de Castro, Alcaide môr de Outeiro, e Commendador de Monte-Alegre na dita Ordem. Eraő estes Fidalgos Officiaes da Casa do Duque, que sahio da Camera da Senhora D. Catharina com seus filhos, e filhas, acompanhadas das Damas, Dónas de Honor, e mais Fidalgos, e toda a mais familia da sua Casa, conforme os seus fóros, e com a formalidade observada em semelhantes occasioens, se encaminharao para a fala, em que estava D. Rodrigo de Lencastre, Embaixador, e Procurador de Sua Magestade, que esperava à porta, e sahindo de dentro, com as ceremonias devidas, tomou o seu lugar, e assim forao pelo terreiro da Capella onde estava tudo magnisicamente ornado. Acabado o Bautismo, voltarao com a mesma ordem, entrando pela sala da Capella por dentro do Paço; forao à Camera da Senhora D. Catharina, onde só ficou o Duque com Dom Rodrigo de Lancastre para cumprimentar a Senhora D. Catharina. Na tarde houve jogo de Canas, em que sahio o Duque de Bragança, levando por Companheiro a D. Digo de Mello, seu Estribeiro môr, e o Duque de Barcellos levava a Antao de Oliveira,

veira, Veador da Casa de Sua Alteza; seguiao estas quadrilhas diversos Fidalgos, criados da Casa. Dom Rodrigo de Lencastre vio esta sesta da casa, em que estava; armouselhe a janella como para Embaixador del Rey, cuja pessoa representava; e assim soy attendido com todas as ceremonias, que inventou

a politica em semelhantes occasioens.

O Duque seu irmao lhe sez merce da Commenda de Nossa Senhora de Moreiras, e de S. Pedro de Monsarás na Ordem de Christo, (em que teve outras) e para as gozar foy armado Cavalleiro na Capella Ducal de Villa-Viçosa em o primeiro de Novembro de 1588 por D. Diogo de Mello, Estribeiro môr do Duque, e para lhe calçar as esporas D. Diogo de Noronha, e Escovar de Lima, Commendadores da dita Ordem, Fidalgos, e criados da Cafa de Bragança. Em 25 de Novembro, dia da gloriosa Martyr Santa Catharina, recebeo o habito, que lhe lançou por especial commissao del-Rey, Administrador, e perpetuo Governador da mesma Ordem, Manoel Pessanha de Brito, Deao da Capella, e Fidalgo da Cafa do Duque. Foy esta ceremonia executada na Igreja das Religiosas das Chagas de Villa-Viçosa, aonde esteve assistindo a Senhora D. Catharina sua mãy no Coro das Freiras, e na Igreja o Duque de Bragança seu irmao, e os Fidalgos Commendadores com habitos, e mantos de ceremonia da Ordem, e póstos por suas antiguidades, seguidos de huma, e outra parte da grade

de de fóra da Capella môr. Nella estavas os Capellaes da Capella do Duque com sobrepelizes, e foras os Cavalleiros assistentes, a que chamas Padrinhos, os Commendadores D. Diogo de Mello, e Antas de Oliveira. Acabada a sunças, se levantou o Senhor D. Filippe, e soy beijar a mas ao Duque de Bragança, e abraçou aos Padrinhos, como he costume naquelle acto, e elles acompanhando-o, o levaras ao corpo da Igreja a abraçar os demais Commendadores, com o que se deu sim a esta ceremonia.

Achava-se já em idade de dezaseis annos, e bem instruido em todas aquellas partes precisas ao feu altissimo nascimento, que acompanhava de outras naturaes, de gentil presença, agrado, e benignidade, com que se fazia amado. Desejava muito ir a Castella a ver a seus irmãos, que viviao casados naquelle Reyno, e com esta mesma occasiao passar à Corte. Era o anno de 1596 quando emprendeo esta jornada, e depois de ter estado em Oropesa com o Senhor D. Duarte, e em Escalona com a Senhora D. Serafina, passou à Corte a beijar a mao a El-Rey, que estava em Aranjués. Dom Rodrigo de L'encastre o veyo esperar a 19 de Março a Sessenna, Lugar pouco distante de Aranjués; e como era muito seu parente, e grande servidor da Casa de Bragança, se interessou sempre em todas as suas cousas com notavel zelo, e assim se alegrou muito de ver ao Senhor D. Filippe, e lhe fignificou o gof-

to, que ElRey tinha mostrado de chegar a vello, e que no Paço lhe mandara ter prompto o aposento, que em outro tempo occupara seu irmão o Senhor D. Duarte, e que mostrara muito cuidado no reparo, e commodo delle, e que tivesse chaminé accesa; e que na Real Cavalharice havia ordem de recolherem todos os seus cavallos, e que no primeiro dia se daria mesa a todos os criados, que o acompanhavao; porém que nao deixasse em Aranjues mais, que os precisos para o seu serviço, e que os mais voltassem para Sessenna, donde podiao todos os dias, depois de jantar, vir vello, e tambem caçar, e ter os mais divertimentos, com que ElRey com a Real Familia se entretinha naquelle sitio: tudo se executou como D. Rodrigo disse, porque primeiro o tinha ajustado, com que ficarao para affistir ao Senhor D. Filippe sómente Rodrigo Rodrigues, Nuno Machado, Antonio Rodrigues, e tres pagens da Camera, e hum da fala, os quaes forao affiftidos sempre com largueza, e lhe fervia de Mordomo hum Escudeiro delRey, e dous Ajudantes. Neste lugar passarao o dia, e no outro depois de ouvirem Missa, se meterao no coche o Senhor D. Filippe, e D. Rodrigo, e tendo andado pouco caminho, depois de passar a primeira tranqueira da cerca de Aranjues, encontrou ao Conde de Castello-Rodrigo, que o vinha esperar, e apeando-se, o sez tambem o Senhor D. Filippe, e depois de passados os cumprimentos, se recolherao Tom. VI. todos Kk

todos ao coche do mesmo Senhor D. Filippe. Na ponte do Tejo o estava esperando o Conde de Chinchon, que entrou no mesmo coche, e em boa pratica o trouxerao a apear ao seu aposento, e deixando-o com D. Rodrigo, se forao affistir a ElRey: logo o vierao visitar o Marquez de Vilhada, D. Fernando de Toledo, seu irmao D. Francisco de Ribera, e D. Henrique de Gusmao, D. Joao Idiaques, e D. Antonio de Toledo, Caçador môr, todos Gentis-homens da Camera delRey, e com estas visitas se entreteve, até que o chamarao para a mesa de Estado, para onde o forao acompanhando adiante os seus criados, fazendolhe grandes obseguios o Conde de Chinchon, e o Marquez de Aguilar; na mesa lhe derao lugar na cabeceira, e junto delle à mao esquerda, já na volta da mesa, estava o Conde de Fuensalida, Mordomo de Sua Magestade, e da direita D. Rodrigo de Lencastre; os demais Senhores Gentis-homens da Camera se fentavao fem precedencia como cada hum queria: esta ordem se observou todo o tempo, que alli esteve o Senhor D. Filippe; e porque era tempo de Quaresma, e comiao peixe, havia outra mesa separada, em que comiao carne o Conde de Chinchon, D. Francisco de Ribera, e D. Antonio de Toledo. Nas noites comia o Senhor D. Filippe no seu aposento, assistido de hum Mordomo. Havendo de ver a ElRey, teve recado de que elle o esperava, e lho trouxe o Conde de Castello-Rodri-

go, que o introduzio à presença del Rey, que estava em huma Camera pequena no fim da galaria grande em pé, tendo à sua mao direita o Principe, e a Infanta, e ficarao desta sorte, porque da parte da Infanta estava huma porta, onde estavao as Damas; e depois de feitas as cortezias, chegou a El-Rey, e com o joelho no chao lhe beijou a mao, e Sua Magestade o abraçou, tirando primeiro o chapeo, e depois passou a beijar a mao ao Principe na mesma fórma, e este o levantou com o braço, e tirandolhe o chapeo o abraçou, e passando por diante delRey, com toda a reverencia foy beijar a mao à Senhora Infanta, que arredou hum pouco o braço, e fazendolhe cumprimento com abaixar muito a cabeça, se sorrio. Voltou ao lugar del-Rey, e querendo começar a fallar o mandou cobrir; e assim que lhe entregou as Cartas da Senhora D. Catharina, e do Duque, ElRey lhe disse: Como ficava sua prima, e o Duque, e como tinha passado, e o que lhe parecia Castella. O Senhor D. Filippe lhe respondeo com muita formalidade, beijando a mao a Sua Magestade todas as vezes, que o pedia a occasiao das honras, com que o favorecia; e acabando passou ao Principe, e antes de lhe fallar, olhou para ElRey, que disse ao Senhor D. Filippe, que se cobrisse, e assim o sez, e depois de lhe perguntar como vinha, e elle lhe significar o seu respeito, foy ao lugar da Infanta, que risonha, lhe perguntou: Como ficava sua may; e depois de todas Tom.VI. Kkii aquelaquellas demonstrações, que se devem à Magestade, na ultima cortezia levantarao hum pouco os
chapeos, e sahio da Camera, e logo vierao diante
delle o Conde de Chinchon, o de Castello-Rodrigo, D. Diogo de Cordova, e outros. A` porta da
Camera sicarao os criados do Senhor D. Filippe,
que nao entrarao por ser a casa pequena, mas sicavao de sorte, que viao tudo, e erao vistos del Rey,

e do Principe.

Passado pouco, que ElRey se recolhera, sahio Sua Magestade com Suas Altezas para o campo, e mandou cubrir o Senhor D. Filippe, e foy cuberto até chegar ao coche; e assim que ElRey entrou com Suas Altezas, levarao ao Senhor D. Filippe para hum coche de estado, em que soy com D. Rodrigo de Lencastre, o Marquez de Vilhada, e o Conde de Castello-Rodrigo. Foy ElRey à caça de falcoens aquella tarde, e como o Senhor D. Filippe era bisarro, e déstro a cavallo, o Principe o chamava para o seu lado; e o mesmo sez nos mais dias, que alli esteve, em que sempre ElRey o mandou convidar para a caça, onde era muy attendido das Damas, e Senhores da Corte, tanto pela pessoa, como pelo agrado, modo, e galantaria, com que se portava, e soy à caça de rapo. sas, em que houve muito divertimento. O Principe huma manhãa o mandou convidar para ver correr touros pelo Conde de Castello-Rodrigo, dizendo, que já esperava por elle. Assim, que che-

gou, o levou comfigo ahuma varandinha, e tendo-o junto de si cuberto, lhe mandou dar das suas gorrochas para atirar tambem aos touros, e durou até as onze horas o divertimento, em que o Princicipe se foy para a Missa, e acabada ella, a comer, e o Senhor D. Filippe esteve cuberto fallando com Sua Alteza, e com o Conde de Castello-Rodrigo; e depois à tarde tornarao a ver os novilhos, divertimento muy celebrado, e depois se correrao touros, e com grande alegria, e festa, se acabou o dia. No outro, foy D. Rodrigo dizer da parte do Senhor D. Filippe ao Conde de Castello-Rodrigo, soubesse de Sua Magestade se era servido, de que elle voltasse naquelle dia para Portugal para lhe ir beijar a mao, que lhe mandou dizer, que nao tinha gosto que se fosse naquelle dia, porque nao ficara satisfeito da caçada das raposas, que elle vira; pelo que determinara outra, que se effeituou na tarde, em que depois de assistir à mesa do Principe, tendo jantado, foy hum Ajuda da Camera delRey com recado seu a D. Rodrigo, que levasse o Senhor D. Filippe, que tanto, que chegou, sahio logo, e entrando no coche partirao chovendo; e chegando à parte determinada, forao repartidas as estancias da mesma sorte, que na outra occasiao, ficando o Senhor D. Filippe com D. Rodrigo, que na sua parte matou huma raposa, e o mais tempo ao estribo do coche das Damas, a que se arrimara por causa da chuva, com quem passou cortezes galantarias, que ellas muito celebrarao, correspondendolhe com muita graça; o Principe tambem matou huma raposa, com que morrendo cinco, se recolherao com satisfação. O Senhor D. Filippe, a quem sempre acompanhou D. Rodrigo, no dia seguinte soy aos aposentos do Conde de Castello-Rodrigo, D. João Idiaques, Garcia de Loaisa, o Marquez de Vilhada, e o dito Conde de Chinchon, a dispedirse, e nao achando mais, que o de Castello-Rodrigo, no Paço lhe fez o seu cumprimento a cada hum, como pedia a grande distinção, com que o tratarão. Depois se foy a ouvir a Missa do Principe, e tendolhe assistido à mesa, se recolheo a comer, acompanhado de D. Joao Idiaques, e do Marquez de Aguilar, e de outras personagens desta categoria. Tinha ElRey resoluto partir naquelle dia, que era Sabbado, para Ocanha, e assim que o Senhor D. Filippe chegou ao seu quarto, teve recado para se dispedir de Sua Magestade, a cuja presença foy conduzido por D. Rodrigo, e ElRey o esperava com o Principe, e Infanta, e feitas as ceremonias, e acatamentos da Magestade, e de Suas Altezas, com desembaraço notavel, ElRey o honrou muito, e abalou para fahir, e ao meter do coche lhe tornou abeijar a mao, e ao Principe, e Infanta, e depois cumprimentou as Damas com galantes expressoens, a que ellas corresponderao com agrados. O Senhor D. Filippe no Domingo, depois de ouvir Missa, e comer, partio de Sessena, e foy dormir a Caramanchel

chel com trabalho, por ser o dia rigoroso de chuva, e com grandes atoleiros, e na fegunda feira chegou a Madrid, e depois de ter ido a beijar a mao à Emperatriz Maria, que o esperou em pé, e recebeo com grande alegria, e singulares honras, com que testemunhou o muito, que estimava os parentes da Casa de Bragança, e ter visto o Paço, e as cousas mais memoraveis daquella Villa, visitou a Condessa de Lemos D. Theresa de Lacerda e Bobadilha, a Marqueza de Moya, a Condessa de Castello-Rodrigo, a D. Maria de Faro, mulher do Secretario do Conselho de Portugal Pedro Alvares Pereira, Commendador de Santa Maria de Marmeleiro na Ordem de Christo, Senhor de Serra-Leoa, e do Paul de Muja, e voltou adormir a Caramanchel: e depois de ter ido pelo Pardo, passou a ver o Escurial, e voltando a Escalona a 29 de Março, se dispedio da Senhora D. Serafina sua irmãa, e passando a Toledo, depois de ver tudo o que naquella antiga Cidade havia memoravel, se foy a Guadalupe, e visitado aquelle celebre Santuario de Hespanha, seguio a sua jornada, e nas Vesperas de Pascoa chegou a Villa-Viçosa, donde a Senhora D. Catharina o recebeo com alvoroços de mãy, e o Duque com as estimações de irmaõ.

Succedeo, passados alguns annos, morrer D. Rodrigo de Lencastro seu tio, primo com irmao do Duque seu pay, pelo que ElRey Filippe lhe sez merce das Commendas de Santiago de Lobao,

Christo, liv. do anno de 1600 até 1634.

e de Santa Maria da Ega na Ordem de Christo, de Chancel da Ordem de que se lhe passou Carta a 15 de Janeiro de 1600, e da de Santiago a 3 de Junho do dito anno, e das Villas de Villar-Mayor, Carapito, e Codeceiro, que haviao vagado por este Fidalgo, que nao teve successão. A Senhora D. Catharina agradeceo a El-Rey esta merce por huma Carta escrita em Villa-Viçosa a 20 de Setembro do anno de 1600, chea de muitas expressoens de agradecimento, em que lembra a ElRey, lhe mande dar o assentamento, que Prova num. 222. lhe pertence, por ser filho do Duque de Bragança,

Prova num. 223. Prova num. 224.

e seu, e o titulo de Marquez de Villar-Mayor, para que com elle se passasse à doação das Villas referidas; lembrando a ElRey a muita razao, que tinha para fazer a seu filho aquella graça, principalmente em tempo, que com tanta grandeza havia Sua Magestade cheyo Hespanha de outras semelhantes, porque ninguem lhas havia merecer mais, do que seus filhos. O Duque seu irmao o agradeceo tambem a ElRey, referindo-se à Carta da Senhora D. Catharina. Os Nobiliarios deste Reyno dizem, que estivera concertado a casar este Senhor com D. Maria de Noronha, herdeira da Casa, e Condado de Linhares, filha de D. Fernando de Noronha, III. Conde de Linhares, do Conselho de Estado, Védor da Fazenda, e da Condessa D. Filippa de Sá, filha herdeira de Mem de Sá, Governador do Brasil. Depois deste ajuste, que a meu ver devia ser somente de palavras, tal vez pela fal-

ta de annos daquella Senhora, porque morreo na flor da idade. He certo por documentos authenticos, que vi no Archivo da mesma Casa, que o Conde de Linhares vendo-le sem successão, e querendo perpetuar a sua Casa, intentou transferilla no Senhor D. Filippe, para o que praticou fegundas vodas com este Senhor, tratando de o casar com sua sobrinha D. Ignacia de Menezes, filha de D. Pedro de Menezes, Alcaide môr de Viseu seu sobrinho, e nesta consideração chegou a pedir a ElRey a faculdade para nomear no Senhor D. Filippe o titulo de Conde, que seria para os seus successores, a Commenda de Noudar de S. Bento de Aviz, e outra da mesma Ordem, que se lhe tinha promettido, e todas as mais merces, que gozava da Coroa, e juntamente todas as merces, que ElRey lhe tinha promettido para o casamento de sua filha por hum Alvará, nomeandolhe na mesma conformidade todos os bens livres, e moveis, com toda a sua Casa. Este negociado, que nao tem duvida se tratou por escrito, nao teve esseito; nao sabemos a causa, que tal vez seria por causa da morte deste Principe, supposto, que soy alguns annos depois deste ajuste, porque saleceo em Villa-Viçosa a 27 de Setembro do anno de 1608, e foy sepultado no enterro dos Duques, no Mosteiro dos Religiosos de Santo Agostinho da dita Villa, onde jaz. Tinha feito seu Testamento, instituindo por seu Testamenteiro, e herdeiro ao Senhor Dom Duarte Tom. VI. feu LI

Prova num. 225. seu irmao, e deixou duas Missas quotidianas na Capella Ducal de Villa-Viçosa, às quaes applicou hum juro de sessenta mil reis, e mandou dar dotes para que casassem vinte orfaas. Foy feito o Testamento, e approvado a 26 de Setembro do dito anno por Pedro Gomes, publico Tabaliao de Villa-Viçosa, de que forao testemunhas Balthesar Rodrigues de Abreu, Escrivao da Fazenda do Duque, Antonio da Sylveira, Antonio Barbuda, Roberto Tornar, o Padre Manoel Pessoa, Francisco Soares, Escrivao do Thesouro, e Pantaleao de Valadares, seu criado. Este Testamento, conforme as Leys deste Reyno, nao tinha vigor, por ser sua herdeira a Senhora D. Catharina sua mãy; porém era tal a piedade, e amor, que aquella Princeza teve a seus filhos, que reconhecendo a nullidade delle, diz no seu Testamento, que sem embargo disso, o desejou muito ver cumprido em sua vida, e recomenda muito a seu filho o Senhor D. Duarte, que como Testamenteiro acabe de satisfazer a sua vontade. Foy ornado de excellente, e natural fórma, de benigno genio, e agradavel, de sorte, que se fazia amado de todos os que o tratavao, e de tao admiraveis costumes, que por sua morte se achou huma patente, que em segredo alcançara para tomar a Roupeta da Companhia de Jesus, de cujos filhos foy em vida devotissimo: e poderia ser, que este sosse o motivo, que o obrigou a nao fe concluir o casamento, que referimos. Teve

Teve o Duque D. Joao por Empreza a mesma, que usara o Duque D. Jayme seu avô, que soy huns Cordoens atados com a letra: Depois de vós, a que accrescentou a palavra nós, a qual usarao seus successores, como se vio em algumas occasioens publicas de celebridades desta Serenissima Casa.





D. Duarte, Rey de CD. Joao I. Rey de Portugal, nasceo Portugal, nasceo em ) de Abril de 1357, 4 a 14 de Agolto de 1433. OInfante D. Fer- 1391, + a 9 de Se- A Rainha D. Filippa de Lencastre, 4 a 19 de Julho de 1416. nando, nasceo a rembro de 1438. 17 de Novembro A Rainha D. Leonor D. Fernando, Rey de Aragao, 4 Dom Manoel, de 1433, + em de Aragao, + a 18 3 a 2. de Abril de 1416. Rey de Portu-gal, n. a 31 de de 1470. de Fever. de 1445. A Rainha D. Leonor, +em 1435. Mayo de 1469, O Infante D. Joao, D. Joao I. Rey de Portugal. + a 13 de De-A Infanta D. Bri-Mestre da Ordem de zemb. de 1521. tes, + em 1506. Santiago, + a 18 de / A Rainha D. Filippa de Lencastre. Outubro de 1442. O Infante D. A Infanta D. Isabel, O Senhor D. Affonso Duque de Duarte, Du-Bragança, 4 em 1461. + a 26 de Outubro < que de Gui-D. Brites Pereira, Condessa de Oude 1465. maraens, nalrem. ceo em 7 de D. Fernando, Rey de Aragao, In-D. Joao II. Rey de D. Fernando, Rey Setembro de fante de Castella, + 2 2 de Abril de Aragao, Navarra, e 1515, + em de Aragao, e Caf-1416. A Rainha Dona Sicilia, + a 19 de Ja-20 de Oututella, + a 23 de CA Rainha D. Leonor, 4em 1435. neiro de 1479. Maria, + em bro de 1540. Janeiro de 1516. - D. Federico Henriques, Almiran-7 de Março de A Rainha D. Joanna ( te de Castella, + a 23 de Dezem-1517. D. Isabel, a Ca. Henriques, + a 13 bro de 1473. de Fever. de 1468. tholica, Rainha de A Condessa D. Marina de Ayala, Castella, + a 16 Senhora da Casa Rubios. de Novembro de D. Joao II. Rey de C D. Henrique III. Rey de Castella, 1504. Castella, + a 10 de 2 + a 25 de Dezembro de 1406. Junho de 1454. A Rainha D. Catharina de Lencas-A Senho-A Rainha D. Isabel Ctre, + em 1. de Junho de 1418. ra D. Cade Portugal, + em ( O Infante D. Joao, Mestre de San-:harina , tiago, + a 18 de Outubro de 1442. Agosto de 1496. mulher do A Infanta D. Isabel, + a 26 de Ou-Duque D. tubro de 1465. 1020 I. D. Fernando I. Du- C O Senhor D. Affonso, Duque de que de Bragança, 4 Bragança, + em 1461. Dom Fernando II. a 23 de Março de Duque de Bragan-A Condessa D. Brites Pereira. 1478. D. Jayme, Duça, e Guimaraens, A Duqueza D Joanque de Bragan-+ a 21 de Junho D. Joao de Castro, Senhor do Cana de Caltro, + a 14 ça, e Guimade 1483. daval, Peral, &c. de Fever. de 1479. raens, nasc. em D. Leonor da Cunha de Gusmao. 1479, + 2 20 A Duqueza D.Isade Setembro de bel, + em Abril de ( D. Fernando Infante \ D. Duarte, Rey de Portugal. 1532. 1521. de Portugal. A Infanta D. A Rainha D. Leonor de Aragao. Isabel, + em 17 de Setem. A Infanta D. Brites. O Infante D. Joao, Mestre de Sanbro de 1576. tiago. A Infanta D. Isabel. A Duqueza D. D. Joao Affonso D. Henrique de Gusta D. Joao Affonso de Gusta , I. Dus de Gusta , III. Duque de Medina Sidonia, Medina Sidonia Leonor deMendoça, + em 2 Duque de Medina Sidonia, + a 16 em Agosto de 1492. A Duqueza D. Is A Duqueza D. Leo- segunda mulher. de Novembro A Duqueza D. Isabel de Menezes, de 1502. de Julho de 1507. ( nor de Mendoça. D.Pedro Afan de Ribera, Adianta-A Duqueza Dona do de Andal. I. Conde de Morales. Isabel de Velasco, D. Pedro Fernandes A Condessa D. Maria de Mendoça. de Velasco, II. Con- D. Pedro Fernandes de Velasco, I. destavel de Castella, Conde de Haro, \* 25 de Feveprimeira mulher. + a 6 de Janeiro de ) reiro de 1470. ( A Condessa D. Brites Manrique. A Condestablessa D. D. Inigo Lopes de Mendoça, I. Mecia de Mendoça, Marquez de Santilhana. A Marqueza D. Catharina Soares + em 1500. C de Figueiroa.





# CAPITULO XVI.

Da Senhora D. Serafina, Marqueza de Vilhena, Duqueza de Escalona.



O excelso matrimonio do Duque D. Joao I. e da Senhora D. Catharina, soy a Senhora D. Serasina a segunda silha. Nasceo a 20 de Mayo de 1566, e sendo educada com aquelle cuidado, com que sua may

creou todos os seus filhos, luzirao nella tanto estes primeiros documentos, que em toda a sua vida soube conservar o temor de Deos, pelo qual regulava todas as suas acções, e com elle conseguio o poder ser numerada entre as excellentes Matronas da sua idade. ElRey D. Filippe o Prudente, em quem

concorriao as circunstancias de ser primo com irmao de sua may, e de havella privado da Coroa de Portugal havia tao pouco tempo, queria com attenções suavisarlhe aquelle golpe, e assim mostrou com grande politica, que se interessava no estado de seus Para o que lhe propoz para marido da Senhora D. Serafina ao Duque de Mantua D. Vicente Gonzaga, primeiro do nome, querendo com estas, e outras apparentes propostas dissimular a politica, em que estava, de nao haver de casar nenhum dos filhos da Senhora D. Catharina, em nenhuma das Casas Soberanas da Europa: pelo que se vierao a desvanecer as proposições, com que a lifongeava, as quaes impossibilitadas pela destreza da sua politica, tratou agora por sua ordem de casar sua filha a Senhora D. Serafina, dandolhe por marido a D. Joao Fernandes Pacheco, V. Duque de Escalona, Marquez de Vilhena, Conde de Santo Esteva de Gormaz, e Xiquena, VII. Senhor de Belmonte, Cavalleiro do Tusa , Vice-Rey de Sicilia, que depois foy Embaixador ao Papa Clemente VIII. Deulhe em dote sessenta mil cruzados. Foy feito o contrato em Madrid por ordem delRey, em casa do Doutor Pedro Barbosa, do Conselho de Sua Magestade na Coroa de Portugal, por especial commissão sua, a 16 de Outubro de 1593, sendo Procuradores da Senhora D. Catharina D. Rodrigo de Lencastre, a quem a escritura nomea seu primo, e sobrinho del Rey, e do seu Confe-

Prova num. 226.

Conselho, e na verdade era muito parente da Casa Real, por ser neto de D. Diniz de Portugal, filho de D. Fernando, II. do nome, Duque de Bragança, como em seu lugar diremos. Era o outro Procurador Affonso de Lucena, Cavalleiro da Casa do Duque, e Secretario de Sua Alteza a Senhora D. Catharina; e Procuradores do Duque de Escalona, D. Alonso Pacheco de Gusmao, Cavalleiro da Casa do Duque de Escalona, e parente della, e Presidente do seu Conselho, e o Licenciado Francisco Pereda de Velasco, Ouvidor do dito Duque, e do seu Conselho. Declarou-se, que o Duque nao pertenderia mais dote, que o que Sua Magestade soy servido dar à dita Senhora, que erao os sessenta mil cruzados, na fórma seguinte: vinte mil cruzados, que o Duque deu por recebidos, desobrigando-o ÉlRey por esta quantia de humas certas promessas a que estava obrigado; mais vinte mil cruzados pagos no juro da Alcavala, e terças da Cidade de Alcaraz, e seu partido, os quaes haviao de ser proprios da Senhora D. Serafina, seus herdeiros, e successores, para o que já havia padrao Real passado em S. Lourenço a 13 de Outubro do referido anno, refrendado por Joao Lopes de Velasco, Secretario delRey; e mais vinte mil cruzados em dinheiro de contado, que lhe mandou dar como Rey de Portugal no contrato do pao Brasil, para que se pasfarao os Alvarás, com que se satisfazia a quantia dos sessenta mil cruzados, com que ElRey a dota-Tom. VI. Mm

va, e com a qual se dava por satisfeito sem pedir outro dote, nem a sua may, nem irmaos; porém que se a dita Senhora levasse para poder do Marquez outras cousas, ou joyas, prata, adornos de sua pessoa, e casa, de qualquer qualidade, o haveria como dote, e sendo estimado em justo preço, e valor, que tivessem, a favor do dito dote. Declarou-se, que sem embargo, do que ElRey tinha determinado, nao poderia pedir o Marquez mais algum dote, do que o que Sua Magestava lhe dava, e que a Senhora D. Catharina era contente de a dotar em seu nome com vinte mil cruzados em joyas, prata, adereços de sua pessoa, e casa. Declarou-se mais, que se obrigava o Marquez de Vilhena à restituição de todo o dote de contado, em caso de separação, de sorte, que os vinte mil cruzados, em que forao estimadas as joyas, prata, &c. seriao pagos em dinheiro, ainda que existissem as taes pessas, sendo obrigado dentro de hum anno à fatisfação; com a condição, que lhe pagaria o juro contratado a razao de quatorze o milhar, em quanto nao fosse satisfeita. Declarou-le, que a dita Senhora tinha renunciado a sua legitima em sua mãy a Senhora D. Catharina, nao só a que lhe pertencia dos bens do Duque seu pay, mas a que lhe poderia pertencer por sua mãy, o que tinha feito por hum instrumento publico em 6 de Agosto de 1593, o qual jurou aos Santos Euangelhos, e que nao pederia relaxaçao do juramento, nem o aceitaria, ainda que o Papa

Papa delle o relevasse. Declarou-se, que o Marquez de Vilhena se obrigava a darlhe tres mil cruzados todos os annos, para o que ella quizesse, sem que nelles entrassem os gastos da sua pessoa, e familia: fazendolhe de arrhas vinte mil cruzados, com as mesmas con lições do dote, e que seria mieira de todos os bens adquiridos durante o matrimonio, afsignandolhe (no caso, que ficasse viuva) a Villa de Almorox, que he do Ducado de Escalona no Reyno de Toledo, com todo o seu destricto, e jurisdicçao, alta, e baixa, mero, e mixto imperio, Castello, e Fortaleza, Casa, e tudo o mais, que nella se contém, da mesma sorte, que elle a possuia, e tres mil cruzados de renda póstos na dita Villa. E que sicando viuva, teria o governo da casa até que o successor tivesse idade para a governar, dandolhe a tutoria de seus filhos. Fóra disto se ajustarao outras condições, todas demonstradoras do gosto, e estimação, que conseguia neste grande matrimonio o Duque aliando-se na Casa de Bragança, com que tanto se exaltava a de Escalona. Receberao-se a 6 de Janeiro do anno de 1594 por procuração, que teve o Duque seu irmao. Celebrou este acto o Arcebispo de Evora D. Joseph de Mello, irmao do Marquez de Ferreira, na Camera do Duque, estando presente a Senhora D. Catharina, e alguns Senhores parentes, e os Fidalgos, e Officiaes da Casa do Duque. Depois vindo a Villa-Viçosa o Marquez de Vilhena, Duque de Escalona, se ratificou Tom. VI. Mm ii na

na Capella Ducal pelo mesmo Arcebispo o Sacramento do Matrimonio nos contrahentes, com todas as ceremonias, que determina a Igreja no Ritual Romano, e com aquella costumada pompa, e grandeza da Cafa. Acabados os dias da hospedagem em Villa-Viçosa, levou o Marquez de Vilhena a sua mulher para a Corte de Castella. Foy notavel a uniao, e amor, com que estes Senhores viverao, porque o Marquez respeitou grandemente a Marqueza, que ternamente o amava, como se vê do Prova num. 227. Testamento, que esta Senhora sez quando soy com seu marido para a Embaixada de Roma, o qual foy feito na sua Villa de Escalona a 31 de Agosto de 1603. Nelle se vê a piedade, e temor de Deos desta Princeza chea de virtudes, porque nella se reconhecia huma humildade, e se vio huma tal resignação à vontade de seu marido, que nenhuma cousa dispoem no Testamento, que nao deixe no seu arbitrio, e o nomeou por seu Testamenteiro, para que pudesse determinar tudo, sem que necessitasse para o cumprimento delle de outra vontade ; declarando, que tambem o era sua que sossem seus Testamenteiros o Duque de Bragança, o Senhor D. Alexandre, o Senhor D. Duarte seus irmãos, e D. Gabriel Pacheco seu cunhado. Mandou, que se depositasse o seu corpo onde o Marquez determinasse, para depois ser sepultado no Mosteiro del Parral de Segovia no enterro do Mestre D. Joao Pacheco, e dos Senhores daquella Casa, pedindo

com grandes expressoens, que o Marquez eleja para sua sepultura o lugar onde elle houver de mandar enterrar o seu corpo, dizendo: Para que descansen nuestros cuerpos en la misma union, que tienen los animos en la vida. Deixou na disposição de seu marido as cousas, que em vida lhe tinha communicado, e por seus herdeiros seus filhos, e filhas, e dispoz com piedade diversos legados, e obras pias a favor dos pobres, e pessoas da sua familia. Não tardou muito de ter cumprimento esta sua ultima vontade, como quem trazia sempre diante dos olhos o temor de Deos; porque depois de pouco tempo de chegados a Roma pario a Marqueza huma filha na noite de 14 de Dezembro de 1603 com muita felicidade, mas durou pouco, porque sobrevindolhe huma febre, começou a usar de muitos remedios, com que fentio alguma melhoria, e chegando o dia de Natal se levantou para ouvir Missa no seu Oratorio. Acabada a Missa, nao pode voltar por seu pé para a cama, e foy levada em huma cadeira de mãos, sendo muy curta a distancia. Acudirao logo os Medicos, em que entrava o do Papa, e começarao a receitarlhe remedios: reconheceo a Marqueza, que a doença podia ser perigosa, e se confessou com grande vagar, e tomou o Santissimo Sacramento por Viatico. Cada dia se augmentava a queixa, e o cuidado do Marquez seu marido de sorte, que em obsequio seu se faziao preces pela sua saude em todos os Mosteiros de Religiosos, e Religiofas

sas de Roma. Em cinco Igrejas se expoz o Santissimo por quarenta horas, e dez dias na Igreja de Santiago dos Hespanhoes. Aggravou-se a enfermidade, e ao melmo tempo se via a repetição dos actos de Christandade em continuas confissoens de dia, e de noite, com notaveis sinaes de predestinação. A queixa se augmentava de hum dia para o outro, pelo que tornou a receber o Santissimo Viatico, e depois a benção de Sua Santidade com as Indulgencias para a hora da morte. Na noite se lhe administrou a Santa Unção, assistida de muitos Religiosos da Companhia, e outros muitos de diversas Religioens, com quem repetia os actos de amor, e resignação em Deos. Nesta noite contou ao Marquez, como hum Frade Franciscano da parte de S. Francisco, e Santa Cecilia, lhe vinha a dizer, que escolhesse, se queria morrer daquella enfermidade, ou viver, e que ella lhe respondera, que estava apparelhada para morrer; e que temia da sua natural fragilidade, que vivendo poderia em alguma coufa offender a Deos; porém que em tudo se conformava com a sua Divina vontade. Isto, que poderia ser sonho, o nao referimos como revelação; com tudo he muito para admirar sempre, pois os seus pensamentos todos erao de piedade, e temor de Deos, e quem vivia tao ajustada, tambem poderia fer favorecida pela bondade Divina. Ao feu Confessor costumava sempre dizer: Peça a Deos me dê boa morte. Estes forao na sua vida os seus mayores cuida-

cuidados. Encommendou a seu marido o amparo das suas criadas, e a creação de seus filhos, e suas filhas; e que lhe lembrava, que o seu gosto seria, que ellas fossem Freiras, e que já que ellas tinhao a mesma vontade, pedia lha nao encontrasse, e com esseito todas tiverao este estado, como veremos: ainda vio o Bautismo da filha, que lhe havia nascido, e ao anoitecer com placida morte foy gozar da Bemaventurança a 6 de Janeiro de 1604. Seu marido lhe sobreviveo muitos annos, e faleceo em Escalona no anno de 1615. O Licenciado Jorge Cardoso no Commentario de 11 de Mayo fallando nesta Senhora diz, que falecera em Roma com notoria santidade. Seu corpo foy depositado na Igreja de Santa Cecilia com pompa notavel, ainda que ella no seu Testamento recomendava humildemente o contrario, deixando o seu funeral ao arbitrio de seu marido, que com extremo sentio este golpe, o qual na Curia Romana fez huma geral commoçao; porque as virtudes desta Princeza erao tantas, que se nao podiao esconder aos olhos das gentes, fazendo-se por ellas amada, como vimos em algumas Cartas escritas de Roma para Hespanha, principalmente em huma do seu Confessor Fr. Francisco Dias, escrita para huma Religiosa, que a devia mandar à Senhora D. Catharina, e em outra, que escreveo ao Senhor D. Alexandre seu irmao, Arcebispo de Evora. Francisco de Christo, que vivia em Roma com grande opiniao de virtude, (refere o DouEnsalm. opusc. 1. sect. 2. cap. 3. n. 36. p. 162.

Valle de Incant. seu o Doutor Manoel do Valle) affirmou que a vira gloriosa logrando a Bemaventurança. A' sua morte sez huma excellente Poesia Latina Manoel Constantino, que imprimio em Roma no anno de 1604. Da uniao deste matrimonio nascerao os filhos seguintes.

17 D. FILIPPE FERNANDES PACHECO, que nasceo Conde de Santo Estevao, e soy VI. Marquez de Vilhena, Duque de Escalona, e Senhor de todos os mais Estados desta Casa. Morreo moço no anno de 1632 sem successao, havendo casado com sua prima D. Catharina de Zuniga, filha de D. Diogo de Zuniga e Avilhaneda, II. Duque de Penharanda, e da Duqueza D. Francisca de Sandoval e Roxas, filha do Cardeal Duque de Lerma.

\* 17 D. DIOGO ROQUE LOPES PACHECO, Marquez de Vilhena, e Duque de Escalona, adi-

ante.

- D. Francisco Pacheco, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, e Mestre de Campo de Infantaria Hespanhola em Milao, aonde morreo sem estado.
- 17 D. CATHARINA PACHECO, que tomou o habito da Ordem de S. Francisco nas Descalças Reaes de Madrid.
- 17 D. JOANNA PACHECO, foy Freira no dito Mosteiro, e depois Fundadora das Descalças de Chinchon.
- 17 D. CECILIA PACHECO E PORTUGAL, nasceo em Roma a 14 de Dezembro de 1603. Mor-

reo recolhida no Mosteiro da Conceição de Escalona.

\* 17 D. DIOGO ROQUE LOPES PACHECO E BOBADILHA, Marquez de Moya, e por morte de seu irmao VII. Marquez de Vilhena, VI. Duque de Escalona, &c. Cavalleiro do Tusao de ouro, Vice-Rey de Navarra, e da Nova Hespanha, Capitao General do Reyno de Toledo. Morreo a 27 de Fevereiro do anno de 1653. Casou duas vezes, a primeira com D. Luiza Bernarda de Cabrera e Bobadilha, VI. Marqueza de Moya, sua prima com irmãa, filha herdeira de D. Francisco Peres de Cabrera e Bobadilha, V. Marquez de Moya seu tio, e de D. Mecia de Cabrera e Bobadilha sua mulher, e Prima, filha dos Condes de Chinchon, e teve a

18 D. Joseph Isidro Pacheco, que soy Conde de Santo Estevas de Gormas, e VII. Marquez de Moya por morte de sua may. Nas casou,

e morreo moço.

Casou segunda vez com D. Joanna de Zuniga e Mendoça, silha de D. Francisco Diogo Lopes de Zuniga, VIII. Duque de Bejar, Conde de Belcaçar, &c. e de sua primeira mulher D. Anna de Mendoça sua prima com irmãa, Duqueza de Mandas, e de Villa-Nueva, Marqueza de Terra-Nova, &c. e tiveras os silhos seguintes:

TUGAL, nasceo a 11 de Novembro de 1651, soy

Dama da Rainha D. Marianna de Austria, e mor-

reo no Paço a 24 de Junho de 1675.

\* 18 D. JOAO MANOEL FERNANDES PACHE-CO CABRERA E BOBADILHA, VIII. Duque de Escalona, Marquez de Vilhena, &c. nasceo a 7 de Setembro de 1650. Foy Cavalleiro do Tusao de Ouro, General da Cavallaria do Principado de Catalunha, Vice-Rey de Aragao, Navarra, Sicilia, e Napoles, Mordomo môr delRey D. Filippe V. e Fundador da Academia Real Hespanhola, de que foy Presidente, e Director perpetuo. Morreo a 29 de Junho de 1725. Casou no anno de 1674 com D. Josefa de Benavides, que morreo no anno de 1692, filha de D. Diogo de Benavides de la Cueva, VIII. Conde de S. Estevan del Puerto, Marquez de Solera, &c. e da Condessa D. Anna da Sylva Manrique sua terceira mulher, filha dos Marquezes de la Eliseda; e deste matrimonio nascerao

\* 19 D. MERCURIO LOPES PACHECO, Du-

que de Escalona, adiante.

19 D. VICENTE DE CABRERA E BOBADILHA, nasceo a 5 de Abril de 1685, IX. Marquez de Moya, em que succedeo conforme a instituição, que manda separar este Estado dos outros. Morreo no anno de 1687.

19 D. MARCIANO JOSEPH PACHECO, nasceo a 8 de Abril de 1686, he X. Marquez de Moya, succedendo neste Estado a seu irmao, Commendador de Corral de Almagues na Ordem de Santiago, Tenen.

Tenente da Companhia de Guardas de Corpo Hespanholas, e depois Capitao da dita Companhia, e por seu casamento Marquez de Bedmar, e de Assentar. Casou em 3 de Dezembro do anno de 1720 com Dona Maria Francisca de la Cueva e Cunha, Marqueza de Bedmar, e Assentar, filha de D. Isidro de la Cueva e Henriques, Marquez de Bedmar, Cavalleiro de Sancti Spiritus, Commandante General do Exercito de Flandes, Vice-Rey de Sicilia, Ministro de Guerra, e do Conselho de Estado del Rey Catholico, Presidente do Conselho de Guerra, e Ordens; e da Marqueza D. Manuela da Cunha de la Cueva sua primeira mulher, de quem teve D. Maria Theresa Pacheco, que nasceo a 12 de Agosto de 1722, e a D. Francisca Pacheco de la Cueva, que nasceo a 17 de Fevereiro de 1725.

\* 19 D. MERCURIO LOPES PACHECO, nasceo em 9 de Mayo de 1679, IX. Conde de S. Estevas de Gormas. He IX. Duque de Escalona, Marquez de Vilhena, &c. Mordomo môr delRey D. Filippe V. e Director da Academia Hespanhola, em

que succedeo a seu pay.

Casou a primeira vez em 18 de Dezembro de 1695 com a Condessa D. Petronilha Antonia da Sylva, Dama da Rainha D. Marianna de Austria, filha de D. Joseph Maria da Sylva e Mendoça, Marquez de Melgar, e da Marqueza D. Maria Luiza de Toledo, e morreo sem successão.

Casou segunda vez no anno de 1699 com D. Tom.VI Nn ii CaCatharina de Moscoso Osorio, que soy Marqueza de Vilhena, e Duqueza de Escalona. Morreo a 19 de Janeiro de 1726, filha de D. Luiz de Moscoso Osorio, VIII. Conde de Altamira, e de sua primeira mulher a Condessa D. Marianna de Benavides; e tiveras os filhos seguintes.

\* 20 D. Andre Pacheco, nasceo em Madrid a 18 de Agosto de 1710, Conde de Castanheda,

com quem se continúa.

20 D. Joao Paulo Francisco Pacheco,

nasceo em Madrid a 27 de Março de 1716.

20 D. Josefa Fenicula Pacheco, nasceo em Napoles a 14 de Fevereiro de 1703, hoje Du-

queza de Medina Sidonia.

\* 20 D. Andre' Pacheco, nasceo a 18 de Agosto de 1710, Conde de Castanheda em vida de seu avô, e depois soy Conde de S. Esteva de Gormas, e por sua mulher XII. Conde de Oropeza.

Casou com D. Maria Anna de Toledo e Portugal, filha primeira de D. Pedro Vicente de Toledo e Portugal, X. Conde de Oropeza, e da Condessa D. Maria da Encarnação e Cordova, filha de D. Luiz Mauricio Fernandes de Cordova, VII. Marquez de Priego, a qual por morte de seu irmao succedeo no Condado de Oropeza, e mais Estados desta Casa, como adiante se dirá no Capilo I. do Livro VIII. que logrou pouco tempo, e morreo a 13 de Outubro do anno de 1729, deixando as duas filhas seguintes.

D.

DO, nasceo a 22 de Agosto do anno de 1727.

21 D. MARIA THERESA, nasceo a 9 de Agos-

to de 1729.

Casou segunda vez com D. Maria Antonia Pacheco Tellez Giron, filha de D. Manoel Telles Girao, Duque de Uzeda, e da Duqueza D. Josefa Antonia de Portugal.





D. Affonso Tellez Girao, Rico-D. Joao Fernandes ( Homem, filho de Martim Vasques Pacheco, I. Marquez da Cunha, I. Conde de Valença. de Vilhena, Duque D. Diogo Lopes D. Maria Pacheco, Senh. de Belm. de Escalona, Mestre Pacheco, II. Du-H. de D. Joao Fernandes Pacheco. de Santiago, + em 4 que de Escalona, D. Pedro Porto-Carrero, IV. Sede Outub. de 1474. e Marquez de Vinhor de Moguer, e Villa-Nova, &c. D. Diogo Lopes D. Maria Porto-Carlhena, + em 6 D. Brites Henriques, filha de D.Af-Pacheco, III. Duque de Esrero, primeira mu- Cfonto Henriques, Almir. de Castella. de Novembro de lher, Senhora de 1529. D. Affonso Henriques, Almirante calona, e Mar-Moguer, &c. A Duqueza D. Jode Castella, &cc. quez de Vilheanna Henriques, Dona Joanna de Mendoça (a Rica na, + a 7 de Fe. + em 26 de Abril D. Affonso Henri-Hembra ) filha de D. Pedro Gonver. de 1556. de 1530. ques, III. Almirançalves de Mendoça. D. Francisco te de Castella, Con- D. Pedro de Velasco, I. Conde de de de Melgar, + em Haro, &c. + a 25 de Fev. de 1470. LopesPache= co, IV. Du-Mayo de 1485. D. Brites Manrique, filha de D. Peque de Esca-D. Maria de Velasco. C dro Manrique, Senh. de Trevinho. lona, e Mar-D. Joao Fernandes Cabrera, Cavaquez de Vi-D. André de Cabre-Îhena, +a z de Abril de D. Luiza Cabrelhero, de origem Catalao. D. Joao Peres de ra , I. Marquez de \ D.Maria Gibara, filha de Pedro Lora , III. Mar-Cabrera e Bobadi-Moya, Mordomo / pes Gibara, Alcaide de los Hidalgos queza de Moya, 1574. lha, II. Marquez môr delRey D. Hen-+ a 4 de Março de Cuenca. de Moya. rique IV. de Castella. de 1556. D. Pedro Fernandes de Bobadilha. A Marqueza D. Bri-A Marqueza D. tes Fernandes de Bo-D. Maria Maldonado. Anna de Mendobadilha. D.Inigo Lopes de Mendoça, I.Marça, quez de Santilhana, vivia em 1431. D. Catharina Soares de Figueiroa, D. Joso D. Diogo Furtado de Fernandes Mendoça, I. Duque Senh. de Torrijos, filha de D. Lou-Pacheco, do Infantado. renço Soares de Figueiroa. V. Duque A Duqueza D. Isabel ( Ruy Vaz Pereira, o Velho. de Escalo-Henriques de Noro-D. Brites Henriques de Noronha, na, Marnha, segunda mufilha de D. Affonso, Conde de Noquez de lher. ronha, e Gijon. Vilhena. D. Fernando Alvares de Toledo, I. Conde de Oropeza, feito em 1475. D. Francisco Alva- D. Fernando Alvares A Condessa D. Leonor de Zuniga, res de Toledo, III. de Toledo, II. Con-Dom Fernando filha de D. Pedro de Zuniga. Conde de Orope - « de de Oropeza. Alvares de To-A Condessa D. Ma- ( D. Joao Fernandes Pacheco, Marledo, IV. Conde de Oropeza, ria Pacheco. quez de Vilhena, acima. + em 1571. A Condella Dona D. Maria Porto-Carrero, acima. Maria de Figuei-A Duqueza D. Lourenço Soares de Figueiroa, roa, D. Gomes Soares de D. Joanna de I. Conde de Feria, + em 1471. Figueiroa, II. Con- A Condessa D. Maria Manoel, filha Toledo, + 2 de de Feria. Cherdeira de D. Pedro Manoel, Se-17 de Fever. A Condessa D. Manhor de Montalegre, e Menezes. de 1595. ria de Toledo. Dom Garcia Alvares de Toledo, I. Dona Brites de Duque de Alva. Monroy e Aya. A Duqueza D. Maria Henriques. la, II. Condes-Fernando de Monroy, Senhor de D. Alonso de Monroy, Senhor de Vel- Velbis, Almaraz, e Deleitofa. Dom Francisco de sa de Deleitosa, Monroy, I. Con-Senhora de Al-D. Catharina de Herrera, filha de D. bis, Almaraz, e Dede de Deleitosa. maraz, &cc. Pedro Nunes de Herrera. leitosa. D. Diogo Lopes de Zuniga, I. Con-D. Brites de Zuniga. A Condessa Dona de de Nieva. Sancha de Ayala, A Condessa D. Leonor Ninho de Senhora de Cebol-Portugal, filha de D. Pedro Ninho. Joao de Ayala, II. Senhor de Ce-Diogo Lopes de Ayala, III. Senhor de ) bolla, e Cerbera, &c. D. Ignez de Gusmao, silha de Ro-Cebolla. C drigo de Gusmao. D. Brites de Gusmao. CD. Alvaro Peres de Gusmao, Senhor de Orgaz, &cc. D. Leonor Carrilho da Cunha, filha de Affonso Carrilho da Cunha.





## CAPITULO XVII.

Do Senhor D. Alexandre, Inquisidor Geral, e Arcebispo de Evora.



NTRE os filhos do excelso matrimonio do Duque Dom Joao com a Senhora D. Catharina, nasceo o Senhor D. Alexandre a 17 de Setembro de 1570, soy o terceiro, e bautizado na Capella Ducal

pelo seu Deao Manoel Pessanha de Brito; forao Padrinhos o Senhor D. Duarte, Duque de Guimaraens, seu tio, e Madrinha a Senhora D. Maria sua tia, Princeza de Parma, por quem tocou por procuração a Senhora D. Joanna de Mendoça, tambem sua tia, silha do Marquez de Ferreira; e soy Tom.VI.

conduzido à pia por D. Luiz de Noronha, levando as infignias os Officiaes, e Fidalgos da Cafa do Duque, na fórma costumada. Foy este Principe destinado para a vida Ecclesiastica, e começando de poucos annos a ser instruido na Grammatica, e Latinidade, para poder passar com solidos sundamentos a mayores estudos, de que a sua natural viveza promettia colher copiosos frutos de sciencias; tomou a primeira Tonsura a 9 de Abril do anno de 1586 no Oratorio da Senhora D. Catharina sua may, e lhe conferio este primeiro grao do estado Clerical o Bispo de Elvas D. Antonio Mendes de Carvalho, por commissão do Arcebispo de Evora o Senhor D. Theotonio seu tio, e teve logo diversos Beneficios Ecclesiasticos. Neste mesmo anno achamos, que passara à Universidade de Coimbra a estudar, para que provando o tempo se pudesse incorporar na Universidade graduando-se; nao achámos a distinção, com que fora tratado, que he certo a teve, e que nao cursava os Geraes. No livro da Matricula da Universidade está hum assento, que diz: O Senhor D. Alexandre, filho do Senhor Duque de Bragança, a 23 de Dezembro do anno oitenta e sete, que se matriculou o anno passado de oitenta e seis, sempre residio nesta Cidade elle, e os seus, que sao os seguintes: o Prior Diogo Vaz de Almeida seu Ayo, Christovao de Macedo, Capellao de Sua Senhoria, Diogo Rodrigues, Antonio Rodrigues Montalto, Gaspar Sarayva, Nicolao Antunes, Francisco de Brito,

Matricula da Univerfidade de Coimbra do anno de 1586 para 1587, letra A.

Brito, Belchior de Goes, Antonio de Gouvea, Paulo de Andrade, Antonio de Lucena, Diogo Homem, Pedro Gonçalves, Francisco Sepa, Braz Rodrigues, Antonio Barreto, Domingos Monteiro, Pedro Alvares, Antonio Gonçalves, Antonio da Cunha, Pedro Alvares o Moço, Manoel Boaventura, Manoel Quaresma, Manoel de Mattos, Jeronymo da Fonse. ca de Ourem, Pedro Coelho, Ignacio de Almeida, Pedro Rodrigues, Gaspar, Manoel Fernandes, Simao Ferreira, Simao Luiz, os quaes todos sao criados do dito Senhor D. Alexandre, e alguns delles servem aos criados do dito Senhor, e todos comem, e tem ração na Casa do dito Senhor, onde são continuos, e residentes ao presente: e por verdade assiney aqui com o dito Prior de Ourem, que por mandado da Senhora D. Catharina, may do Senhor D. Alexandre, que lhes manda dar aos sobreditos o mantimento necessario; e eu Diogo Coutinho, que sirvo de Secretario em absencia de Gregorio da Sylva, que o escrevi, e por nao saber os nomes dos pays de todos os sobreditos, o nao declaro. Diogo Coutinho o escrevi. = O Prior de Deste assento sabemos o modo, com que na Universidade se tratou este Principe, e a grandeza da sua Casa nos criados, que tudo era nelles com igual magnificencia. Desde os primeitos annos se applicou ao estudo, e como era dotado de feliz memoria, e agudo engenho, fez grandes progressos nas letras humanas, e Divinas. Destinoulhe o Duque por Mestre o Doutor Manoel do Valle, que Tom. VI. Oo ii

depois foy Deputado da Inquisição de Evora, homem letrado, e de vida exemplar, que sempre foy director dos seus estudos, como consta das suas doutas Obras, impressas, e manuscriptas. Graduado o Senhor D. Alexandre em Theologia, lograva, entre outros Beneficios, huma Conesia na Sé de Evora, que lhe dera seu tio o Santo Arcebispo o Senhor D. Theotonio, a qual renunciou, tirando huma pensao de seiscentos mil reis no anno de 1596 a favor de Diogo Rodrigues seu Capellao. El-Rey D. Filippe III. o nomeou Dom Prior da insigne Collegiada de Guimaraens, de que tomou posse a 26 de Mayo do anno de 1601, e soy o XLII no numero dos Priores da dita Collegiada. No anno seguinte a 17 de Agosto o nomeou o dito Rey Arcebispo Metropolitano da Santa Igreja de Evora, e em 5 de Setembro do mesmo anno de 1602 Inquisidor Geral destes Reynos. Nao tinha ainda o Senhor D. Alexandre mais, que a primeira Tonfura, pelo que em hum Sabbado 7 de Setembro do anno de 1602 começou a ordenarse no Oratorio de S. Alteza a Senhora D. Catharina, e lhe conferio as Ordens Menores, que lhe faltavao, o Bispo de Portalegre D. Diogo Correa, e no dia da Natividade de Nossa Senhora tomou as de Epistola, e no dia da Exaltação da Cruz as de Euangelho, e no Domingo seguinte, que se contavao 15 do dito mez, foy ordenado de Missa pelo mesmo Prelado, e em 17, dia, em que a Igreja venera a impressaó das

das Chagas de Jesus Christo no Serafico Patriarcha S. Francisco, disse a sua primeira Missa rezada na Capella Ducal de seu irmao, de que forao Padrinhos Manoel Pessanha de Brito, Deao, e Antonio de Evora, Thesoureiro môr da mesma Capella. E no mesmo mez, a 24 partio para Lisboa, aonde entrou a 30. Já neste tempo se tinha expedido a Bulla para Inquisidor Geral a 29 de Julho de 1602 pelo Papa Clemente VIII. como consta da dita Bulla, que principia: Dilecto filio Alexandro, ex Duci- Prova num. 228. bus Bragantiæ in Sacra Theologia Magistro, Priori Collegiatæ Ecclesiæ Oppidi de Guimaraens, Bracharensis Diacesis, v'c. e no sim: Insuper earum serie decernimus, o' declaramus, ut si te alicui Metropolitanæ, aut Cathedrali Ecclesiæ in Archiepiscopum, vel Episcopum in regimine, o' administratione alicujus similis Ecclesiæ cum futura successione deputari contige. rit, cessante Coadjutoria hujusmodi, ac facto loco successioni prædictæ: Tu ab officio Inquisitoris Generalis hujusmodi absolutus existas, & esse censearis, ipsumque officium vacet, & vacare censeatur eo ipso, &c. Esta Bulla foy apresentada em Lisboa nos Paços dos Estaos no aposento do dito Principe, em o primeiro de Outubro de 1602, e no mesmo dia se aceitou, e se fez auto da aceitação; e depois em 8 do referido mez fez juramento do cargo de Inquisidor Geral, e foy este Senhor o primeiro Inquisidor Geral, que fez semelhante juramento, por nao haver nelles antecedentemente este estylo; e he bem para reparar

reparar a declaração, que disso mandou passar, dizendo: Que para exemplo dos successores o fazia, sem pessoa alguma lho aavertir. O que consta do Cartorio do Contelho Geral, aonde esta as Bullas, e assentos dos seus Prelados, que mo communicou Jacome Esteves Nogueira, Secretario do dito Confelho, digno de toda a boa fé, pela sua pessoa, e muito mais pelo seu lugar. Desejou ElRey, que se perpetuasse neste lugar, que exercia com cuidado notavel, porém como a claufula da Bulla do Papa o repugnava, tendo Diocesi; intentou, que tiveise huma, sem que faltasse à residencia, para o que mandou propor ao Arcebispo de Lisboa D. Miguel de Castro, que quizesse renunciar a Igreja de Lisboa, e o permudaria para a de Evora, sua patria, para que o Senhor D. Alexandre, Inquisidor Geral, fosse Arcebispo de Lisboa: porém o Arcebispo D. Miguel nao veyo nesta proposta, e se queixou della allegando os seus serviços; mas a pessoa do Senhor D. Alexandre podia tirarlhe o escandalo, que elle mostrou de lhe darem o Arcebispado de Evora, sua patria, pelo de Lisboa, que já tinha, e deixava para accommodação de hum Principe. Nao teve esfeito este intento del Rey, e com o que temos dito, tiramos a certeza de que o Senhor D. Alexandre nao era Bispo sagrado, quando exerceo a Dignidade de Inquisidor Geral, a qual o Papa lhe dava por vaga, assim que tivesse Diocesi, ou sosse Arcebispo, ou Bispo: e por este motivo, sendo nomeado

meado Arcebispo de Evora primeiro, que Inquisidor Geral, (conforme o livro das lembranças, que fazia de tudo, o que na Cafa de Bragança acontecia o Deao Manoel Pessanha de Brito, já outras vezes allegado, por ordem da Senhora D. Catharina, que se lançavao no mesmo dia, pela sua propria letra, e por elle assinado) nao entrou na Igreja de Evora o Senhor D. Alexandre no anno seguinte, como logo se dirá; e assim occupou muito pouco tempo a Dignidade de Inquisidor Geral, porque a Bulla de seu successor D. Pedro de Castilho, soy expedida pelo mesmo Papa em 23 de Agosto de 1604, onde declara, que o provia no lugar de Inquisidor Geral de Portugal, que tinha o Veneravel Irmao Alexandre, Arcebispo de Evora, antes que fosse provido na dita Igreja de Evora, em virtude do Decreto, de que tendo elle alguma Igreja Metropolitana, ou Cathedral de Arcebispo, ou Bispo, em que sosse provido, logo fosse absolvido do officio de Inquisidor Geral, como consta das palavras da dita Bulla: Clemens Papa VIII. V enerabili fratri, salutem, & Apostolicam benedictionem. Cum officium Generalis Inquisitoris contra hæreticam pravitatem in Portugallie, & Algarbiorum Regnis, quod Venera. bili fratri Alexandro Archiepiscopo Eborensi, antequam dictæ Ecclesiæ Elborensi de illius persona provisum existisset, cum Decreto, quod ipse alicui Metropolitanæ, aut Cathedrali Ecclesiæ in Archiepiscopum, vel Episcopum perfrui contigisset, ipse ab offi-CIO

Livro de assentos da Serenissima Casa de Bragança, que está no Cartorio do Duque de Cadaval. cio Inquisitoris Generalis hujusmodi absolutus esset, ip fum officium vacaret eo ip so conces.... per provisionem de illius persona Ecclesia prædicta Elboren. sis per nos factam juxta dicti Decreti tenorem vacaverit, & vacet ad præsens, nos quibus, &c. Do que se vê, que o Senhor D. Alexandre já tinha successor no anno de 1604, e que era Arcebispo de Evora, e tomou posse desta Igreja Metropolitana a 21 de Março do anno de 1603 em seu nome Manoel Pessanha de Brito, Fidalgo da Casa do Duque, e Deao de sua Capella. Foy sagrado em Villa-Vicosa na Capella de seu pay a 20 de Abril de 1603 por D. Joao de Bragança seu tio, Bispo de Viseu, sendo assistentes D. Fr. Christovao da Fonseca, Bisdo de Nicomedia, da Ordem da Santissima Trindade, e D. Fr. Jorge Queimado, Bispo de Fez, da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Seguiose logo depois da Sagração receber o Pallio no mesmo acto, e lho lançou D. Diogo Correa, Bispo de Portalegre. No dia, em que a Igreja celebrava a festa do Espirito Santo, sez o primeiro Pontifical na Capella do Duque; e estando em sua companhia até 5 de Setembro, partio neste dia para a sua Igreja, e no dia da Natividade da Virgem Santissima sez na sua Cathedral o primeiro Pontifical. Procurando imitar os exemplos de seu Veneravel antecessor, se applicou com grande cuidado ao governo da sua Diocesi. Em obsequio da Virgem Santissima renovou a Irmandade de Nossa Senhora

da Vitoria, que tinha sido instituida em memoria da celebre vitoria do Salado. Na Villa de Monte-Môr o Novo fundou na mesma casa, em que nascera S. Joao de Deos, huma muy linda Igreja, em que hoje se vê hum Convento da mesma Ordem. Era muy devoto, e para affistir aos Officios Divinos, e vacar em Oração mental com mayor devoçao, mandou abrir huma tribuna na sua casa para a Sé, o que os Conegos interpretarao sinistramente com aquella emulação, com que animosamente se costumao revestir nos Capitulos com o nome de zelo a contradizer o que querem impugnar. Nao deixou de causar a este Principe dissabor esta opposição, havendo-se o Cabido mostrado nella tão sirme, que por sua morte na Sé vacante fecharao a tribuna: o que sabendo a Senhora D. Catharina, disse, que lhe estava obrigada a esta attenção, porquanto nao era conveniente, que servisse para outros a tribuna, que se fizera para seu filho. Viveo sempre com grande exemplo: foy casto de tal sorte, que nem palavra selhe ouvio nunca obscena, como testemunharao os seus Confessores. Teve huma especial caridade com o proximo, porque nunca já mais negou esmola, em que lhe fallarao; porque ou em todo, ou em parte, a concedeo, conforme a possibilidade, que havia na sua Casa, nos differentes estados, que nella teve. Todas as vezes, que se duvidou no particular de alguma esmola, ou porque os seus criados entendiao faria falta à sua Casa, ou Tom. VI. Pp

por dividas, que tinha, ou pela qualidade das pessoas, para quem se pedia, sempre elle resolveo a favor da esmola, querendo se arriscasse tudo o mais, que o bem della. Era tao compassiva, como ardente, a sua caridade, de maneira, que apertando hum Ministro seu, que se tirassem certas esmolas ordinarias, e que se cortassem outras, por mostrar, que nao cabia nas suas rendas; elle com efficacia respondeo ao Ministro, que cortasse, e tirasse as iguarias da sua mesa, e em tudo que tocasse à sua propria pessoa, e nao lhe tocasse nas esmolas. Depois de Arcebispo tomou a mesma resolução com outra semelhante proposta, e assim erao immensas as esmolas ao Hospital dos pobres, à Casa das Convertidas, e aos Mosteiros recoletos. Nao reparava muito para mandar dar esmola na qualidade da pessoa, para que se lhe pedia, o que se verifica com este caso, que lhe succedeo: porque querendo elle em certa occasiao mandar huma esmola a huma mu-Iher, lho pertenderao estorvar huns Ministos seus, dizendo, que ella vivia descuidadamente, pelo que a nao merecia. Porém o Santo Prelado respondeo: Desselhe a esmola, porque senao vive mal, merece-a, pois he pobre, e ajudalla-ha a viver bem; e se for, como dizeis, com algum erro navida, demlhe a elmola, porque poderá ser o emende com saber, que eu me lembro della para lha mandar, porque tal vez a falta desta esmola lhe seria atégora occasias de errar. Estas palavras são o mayor elogio da sua piedade, e mostra-

mostrao bem o compassivo do seu candido coraçao. Continuamente se affligio com penitencias: sem embargo de ser muy delicado, e debil, se nao abstinha, senao por formal preceito dos Confessores, para que se moderasse pelo damno, que se lhe seguia à saude; os quaes como erao doutos, e pios, obravao com muito cuidado, principalmente nos ultimos dous annos da sua vida. Cingia-se pela cintura com hum cilicio, com que ficava noites inteiras, nos braços, pernas, e no pescoço, a modo de Estola, que apertava no peito. Vestia camisas de calhamaço cru, e em tudo o que podia, mortificava o corpo, castigando-o com frequentes disciplinas. muy recolhido, e dado à Oração mental, antes de se render à grande ensermidade, que padeceo. Nas noites antes dos dias, que havia de commungar, passava de ordinario a mayor parte em oração, tomava disciplina, e nao se deitava na cama, devoção, que já usava no tempo, que esteve estudando em Coimbra. No culto Divino se empregava todo, desejando, que sosse tratado com magnificencia nos ornamentos, e vasos sagrados, como se vio na sua Cathedral no pouco tempo, que a governou. O seu Oratorio era ornado de ricas pessas, e ornamentos de bellas télas, de sorte, que era o precioso de tudo quanto elle possuio: assim com grande submissao, e humilde acatamento tratava as cousas Divinas. Tinha-se por indigno de ser Arcebispo, e de lhe entregar Deos o governo de suas Tom.VI. Pp ii almas;

almas; e por muitas vezes esteve na resolução de renunciar o Arcebispado, principalmente nos dous annos ultimos da sua vida; e se deixou de o sazer, foy porque houve quem o convenceo com muitas razoens, sendo a que lho atalhou o entender, que sem o Arcebispado ficava impossibilitado a satisfazer as suas dividas, que era a consideração, que mais o mortificava. No grande lugar de Inquisidor Geral destes Reynos deu a conhecer qual era a humildade do seu espirito, porque tremia quando reflectia, que se achava governando os Tribunaes da Fé no Santo Officio; de sorte, que nao se atrevendo com o pezo deste pensamento, pedio a ElRey o livrasse delle com grande efficacia, e encarecimento, como testemunhou o seu Confessor. Trazia sempre a morte diante dos olhos, gastando largo tempo nesta consideração tão vivamente, que disse ao Doutor Manoel do Valle de Moura, que havia sido seu Mestre, e confidente, que determinava, ajudando-o Deos, livrarse das suas dividas, (que estas forao sempre o seu mayor cilicio) edificar hum Mosteiro, para nelle acabar a vida em recolhimento, e Religiao. Porém depois passado tempo, disse ao mesmo Manoel do Valle (pessoa digna de sé, letras, e prudencia, que o testificou) por tres vezes, que elle nao havia de passar na vida de trinta e oito annos, o que em breve se vio verificado; porque logrando o Senhor D. Alexandre a grande dignidade Archiepiscopal poucos annos, acabou a vida

da no melhor vigor da idade cheyo de excellentes virtudes, e foy, como piamente entendemos, gozar da Bemaventurança. Faleceo em Villa-Viçosa a 11 de Setembro de 1608, e jaz no Mosteiro de Santo Agostinho da mesma Villa no enterro da sua Casa.







# CAPITULO XVIII.

Do Senhor D. Theodosio, II. do nome, VII. Duque de Bragança.



NATUREZA, que preferio em nascimento a estes Principes, os quiz privilegiar em virtudes, para que a Serenissima Casa de Bragança, respeitada pelo Real sangue dos seus Progenitores, sosse tas annada dos

Portuguezes em todo o tempo, e em todas as occasioens, como succintamente temos tocado nos Capitulos antecedentes, e manifestará irrefragavelmente o livro seguinte, como mais esclarecida materia da Obra presente; e para podermos chegar a ella, dizemos, que o Serenissimo D. Theodosio nas-

ceo Duque de Barcellos em Villa-Viçosa, Corte de seus pays, e avôs, a 28 de Abril do anno de 1568, às cinco horas depois do meyo dia, com felicissimo parto de sua may, sendo este o primeiro annuncio, de que nascia ao Mundo hum Principe benigno, pio, e generoso. Os Astrologos contemplando as Estrellas, e observando os Astros dominantes, formarao a figura do seu nascimento, e querendo prevenir parte dos successos, diziao elles, que seria hum Principe ornado de prudencia, amisade, juizo, piedade, brando nas palavras, e remisfo nas acções; e reflectindo-se mais no Horoscopo, promettiao ao nascido huma grande demanda com hum Varao sabio. No que parece nao podia ser mais bem expressa, annunciando ao Duque a importantissima contenda, que teve com ElRey Filippe. Foy bautizado na Capella Ducal por Manoel Pessanha de Brito, Deao da mesma Capella, fendo feus Padrinhos a Duqueza Dona Joanna de Mendoça, e D. Rodrigo de Mello, seu neto, silho primogenito do Marquez de Ferreira D. Francisco, II. do nome, ainda entao Conde de Tentugal. Levou-o à pia Affonso Vaz Caminha, Alcaide môr de Villa-Viçosa, e as insignias os mais Fidalgos, Officiaes da Casa, precedidos dos Porteiros, e Cotas de Armas; sendo observado neste acto o inalteravel ceremonial, que estes Principes regularao, e lhe foy concedido este modo de se fervirem pelo da Casa Real. Foyihe posto o no-

me de Theodosio, em memoria do Duque seu avô.

Creou-se o Duque de Barcellos com a grandeza para que se creava. Foy tao amado da Infanta D. Isabel sua avô, que mais frequentemente estava no collo, e regaço da Infanta, do que no berço, porque o carinho, com que o amava, nao sofria tello apartado de si, senao aquelle tempo, que nao podia deixar de ser para o descanço. Refere-se, que passando hum dia dos braços da Ama aos de fua mãy, esteve nelles muito estranho, esquivo, e profiadamente choroso, do que ella se dera por offendida, e como Princeza o largara com desordem. Desta casualidade pertenderao fazer mysterio, dizendo, que a Senhora D. Catharina achacara a sua porfia a huma bem remota causa, cuja memoria a fizera romper naquella displicencia, sendo mayor o reparo, porque o menino era muy manso, e soce. gado, pois nelle começarao logo a luzir na meninice os primeiros indicios da razao. Não podia deixar de ser boa a creação, porque erao seus pays o Duque D. Joao, e a Senhora D. Catharina, ornados de tantas virtudes, e Christandade, que diremos começou a ser a primeira lição do Duque de Barcellos a familiaridade, e exercicio do seu trato, porque as boas obras de seus pays o ensinavao a obrar com reverencia a Deos, com amor, e zelo da sua Santa Ley: assim soy disposto o seu animo ao caminho das virtudes, em que fahio excellente, Tom. VI. corcorrespondendo a inclinação ao sangue, e ambos a receber o ensino.

Passados os annos da puericia com grande innocencia de costumes, se applicou aos estudos da Grammatica, e Rhetorica, em que fez admiraveis progressos, nascidos da sua continua applicação, e da cuidadosa educação da Senhora D. Catharina sua mãy. Entao lhe nomeou Mestres dignos da sua escolha. Ella mesmo lhe dava as lições, em que aproveitou tanto, que os Mestres assirmavao, que muitas vezes lhes succedera serem instruidos pelas sin. gulares virtudes do Duque de Barcellos. Com este titulo achamos a Fernaő Soares Homem, que ajuntava à sciencia a piedade, (cujo filho depois o foy dos Serenissimos filhos do Duque D. Theodosio ) e já estava no serviço da Casa, sendo Mestre da familia, como se vê na Grammatica, que imprimio em Coimbra no anno de 1557. Antonio de Castro o soy tambem, em nada inferior ao primeiro, pessoa eminente em sabedoria, cujo nome celebrou Jeronymo Corte-Real, Author nobre, e Poeta de nao vulgar engenho, em hum Vaticinio Heroico, que introduz em o melhor dos seus tres Poemas. Soube com facilidade ler, e escrever com perseição, no que mostrou gosto; da Aristhmetica, quanto bastava a Principe para saber da Algebra, applicou-se à Grammatica, e gozou toda a lingua Latina por esludo, fazendo admiraveis progressos na Rhetorica; soube a lingua Castelhana por visinha.

nha; os seus trabalhos lhe derao boa noticia da Arabiga; a sua curiosidade lhe alcançou mais, que mediano conhecimento da Toscana, e Ingleza, a qual supposto nao fallou nunca, lhe servia de que muitas vezes a entendesse.

Entre tantos Fidalgos, que no serviço do Duque de Bragança tinhao honra, e premio, escolheo para seu Ayo a D. Luiz de Noronha, descançando na eleiçao pela confiança, que tinha na sua pessoa, por sangue, e antigas obrigações à Casa de Bragança. Custou pouco trabalho a D. Luiz o haver de o instruir em todos os bons exercicios competentes a Principe, e assim se qualificou a eleição no seu desempenho. Estes forao Ayo, e Mestres do Duque de Barcellos, cujo inalteravel exercicio nao deu entrada a ocio; adquirindo nas Artes liberaes mais, que mediana noticia, porque tanto elles velavao para enfinar, como elle para aprender. Entao teve grande lugar a lição, pela qual mostrou logo affeiçoarse aos livros Sagrados, em que chegou a ser bastantemente instruido, com mayor piedade, que estudo; não faltando às mais sciencias com a estimação, de que resultou a grande, que sez dos seus prosessores. Não se descuidou o Duque seu pay em lhe dar honesta companhia de criados da sua idade, para que assistissem no seu serviço, o que já havia facilitado o Duque D. Jayme tantos annos antes, como já temos referido, pela opulencia dos premios, que deixou aos seus successores. Tom. VI. Qq ii

Sendo este o meyo, porque conseguirao estes Principes serviremse com Fidalgos de grande nascimento. Porque na verdade, considerando o natural dos Fidalgos Portuguezes, que às vezes com desmedida estimação das suas pessoas são durissimos em consessar inferioridade a outro; nos persuadimos, que mayor razão, que a das suas conveniencias, os tinha obrigados, e satisfeitos no serviço da Casa de Bragança, preeminencia desta Casa (como temos dito) que a preferio a muitos Potentados da Europa, e que não alcançou em Hespanha outro Senda em presentados da Europa, e que não alcançou em Hespanha outro Senda em presentados da Europa, e que não alcançou em Hespanha outro Senda em Possoas da Europa, e que não alcançou em Hespanha outro Senda em Possoas da Europa, e que não alcançou em Hespanha outro Senda em Possoas da Europa, e que não alcançou em Hespanha outro Senda em Possoas da Europa, e que não alcançou em Hespanha outro Senda em Possoas da Europa da Europa em Possoas da Europa da Europa em Possoas da Europa da Europa em Possoas da Europa em Possoas da Europa da E

nhor, que nao fosse Coroado, ou Infante.

Era este Principe animado de espirito tao galhardo, e valeroso, que nao contando ainda onze annos de idade, se achou na batalha de Alcacere com ElRey D. Sebastiao a 4 de Agosto do anno de 1578. Embarcou o Duque na Armada com aquella pompa, que os Senhores desta Casa praticarao em femelhantes occasioens, levando huma numerosa comitiva de criados, Vassallos, e Fidalgos da sua Casa, e serviço. Foy com o Duque o Senhor D. Jayme seu tio, que foy morto na batalha, e o acompanharao os Fidalgos seguintes, de que achámos fómente os nomes, mas nao as obrigações dos officios, que exercitarao; forao elles D. Luiz de Noronha, Alcaide môr de Monforte, Commendador de S. Salvador de Elvas na Ordem de Christo, seu Ayo, e Estribeiro môr do Duque de Bragança; D. Joao de Noronha seu filho, que com

com seu pay morreo na batalha; Dom Diogo de Mello Manoel, Commendador de Santa Leocadia de Moreiras; e D. Francisco Manoel seu filho, que acabou na batalha; Gonçalo de Sousa; Antonio Lobo, Commendador de Santa Maria da Lagoa de Monsarás; Pedro de Mello de Castro, Alcaide môr de Outeiro, Commendador de Monte-Alegre; Henrique Henriques, Senhor de Ferreiros e Tendaes, Alcaide môr de Chaves, que tambem foy morto na batalha; Pedro de Castro, Alcaide môr de Melgaço, Commendador de Santa Maria de Antime, e de Santa Olaya de Palmeira na Ordem de Christo, que achando-se na batalha, depois de perdida, não appareceo, nem mais se soube delle; Fernando de Castro seu filho; Sebastiao de Sousa de Abreu; Henrique de Figueiredo, que morreo na batalha; Ayres de Miranda seu irmao, que foy Alcaide môr de Borba, Commendador de Santiago de Monfarás na Ordem de Christo; D. Manoel de Lacerda, Alcaide môr de Souzel, que tambem morreo na batalha; Fernao Rodrigues de Brito, Commendador de S. Pedro de Macedo, e seu irmao Salvador de Brito, Commendador de Monsarás, e Alcaide môr de Alter do Chao, que ambos morrerao na batalha; e o Doutor Jayme de Moraes. De pessoas nobres, que na Casa de Bragança tinhao foro nobre, e occupavao officios subalternos, achamos a Gonçalo Gil de Castro, Lazaro Ribeiro, Commendador de Santa Maria da Carida-

Caridade de Monfarás; Joao Gomes Vieira, Commendador de Santa Maria de Babe; Pedro Vieira seu filho; Antonio Vieira seu sobrinho; Balthasar Rodrigues, Commendador de S. Lourenço da Pedisqueira, e Escrivao da Camera; Antonio Caldeira; Manoel Caldeira seu irmao, Commendador de Santa Olaya de Rabal; Gaspar de Goes; Manoel Caldeira, Commendador de S. Vicente de Quadramil, que faleceo na batalha, ou pouco depois; Joao de Lemos; Antonio Freire; Joao Thomé; Gaspar da Nobrega; Lourenço Caldeira; Belchior Garcia Caldeira seu irmao; Bartholomeu Garcia Caldeira seu primo; Manoel de Mergulhao; Joao Martins Cepa; Estevao Mendes da Sylveira; Antonio Nobre; Miguel de Oliveira; Joao de Braga; Henrique Francisco de Castro; Assonso Fayao; Belchior Carvalho; Diogo Ruçol, e outros muitos homens nobres, que por todos passavao de oitenta, e os da sua guarda erao duzentos. Nao he facil de referir o como o Duque D. Joao, seu pay, o mandou preparar para esta expedição, a magnificencia das tendas, o pomposissimo apparato da sua familia, a riqueza das baixellas, e tudo o que podia pertencer ao serviço da sua pessoa; o grande dispendio desta occasiao com gente, que tirou das suas terras, de que formou esquadroens, e batalhoens, assim de Infantaria, como de Cavallaria, que à sua custa hiao a servir a ElRey. E para se formar huma idéa do que passou entao, direy sómente, que a comitiva do

do Duque foy tao grande, que de criados, e Soldados pagos à custa da sua fazenda, forao com elle cativos mais de oitocentos, que de Lisboa forao transportados em trinta e tantas embarcações, fretadas à sua custa; e sendo tao consideravel esta despeza, se augmentou excessivamente nos gastos, que o Duque sez no tempo do cativeiro em quasi dous annos, até voltar a Portugal, e no resgate dos seus criados, que escaparao com vida; e na remuneração das mulheres, silhos, e irmãos, dos que morrerao. Estas despezas forao tao grandes, que nenhum outro Vassallo as sez nunca, nem semelhantes serviços a esta Coroa; e o que he ainda mais de ponderar, he, que neste mesmo tempo servio o Duque de Bragança D. João com dinheiro a ElRey.

Aportou a Armada em Africa, e desembarcada a gente, marchou ElRey com o Exercito para a Cidade de Arzilla. Depois de estar na Praça, sentio fóra della hum rebate dos Mouros, e levado do natural impulso do seu valor, sem mais consideração sahio ao campo, e ao seu lado o Duque de Barcellos, vestido de armas brancas, tao galhardo, que levava a attenção a todos os que se acharão presentes, vendo como se anticipara nelle o brio aos annos, e que o valor suppria o robusto das sorças, que lhe não permittia a idade; virtude, que parecia herdada no bellicoso sangue dos seus magnanimos predecessores. Desbaratados os Mouros, e recolhido ElRey ao campo de Arzilla, o soy visi-

tar o Duque à tenda, em que estava, levando ainda a espada na mao, ElRey o veyo receber à porta da tenda com os braços abertos, e com grandes expressoens louvandolhe o animo, lhe repetia os abraços, com que mostrava mais o gosto, que tivera de o ver tao destemido. Ordenadas depois as materias militares, disposta a fórma da batalha, dada a direcção do modo, com que se haviao de combater com os Mouros, estando já ambos os Exercitos à vista, se forao chegando para se dar principio

Africa, liv. I. cap. 6.

Mendoça, Jornada de ao conflicto. Andava ElRey discorrendo por todo o campo, vendo os Soldados, e distribuindo as ordens, quando vio ao Duque de Barcellos montado a cavallo, e armado. Lembrado de que lhe havia promettido, que naquelle dia o havia de acompanhar, e que se tinha anticipado tao valeroso, como bisarro; cheyo de alegria, e com huma notavel satisfação, o levava diante de todos, para mostrar, que nao tendo alli parente mais chegado, por elle começava o perigo. Crescendo este, lhe ordenou, que se recolhesse ao seu coche, donde vendo a batalha, evitaria algum desastre, porque os seus annos o dispensavao de mayor trabalho. Recusava o Duque instando com ElRey nao permittisse, que deixasse o seu lado, porque nelle tinha mayor segurança a sua pessoa: porém vendo, que ElRey insistia na sua resolução, banhado em lagrimas, lhe representou a afflicção, em que se achava o seu magnanimo coração, por estas palavras: Se a idade, Rey

Rey potentissimo, me aparta da occasiao da batalha, porque os annos não esta revestidos de forças para manejar as armas, e de robustez para suportar todo o tempo do conflicto; com tudo a Dignidade de Duque, e o timbre do esforço herdado dos meus inclytos Progenitores, me obrigao a sahir ao campo, governar os batalhoens, e a não temer o impetuoso orgulho dos Mouros. Por ventura seria, Senhor, decente referirse na Historia, que eu siquey na tenda, ou no coche, entregue ao descanço no tempo, que os Soldados constantemente assistem na batalha, animosamente peleijando, e gloriosamente das as vidas? Tenho justamente receyo, que alguem me ha de accusar, de que degenero dos meus mayores, que gloriosamente deixarao memoravel o seu nome nos annaes da Heroicidade. Por ventura pode entrar no meu peito o infame nome de traidor, tendo por ascendentes hum Nuno, libertador da Patria, hum Affonso, fiel companheiro dos trabalhos de seu Augusto pay, hum Fernando I. e outro Fernando segundo do nome, conhecido pelo Africano, e hum Jayme, que todos tres nas campanhas de Africa se coroarao de immortal gloria, e outros, que em obsequio da Patria, e pelo serviço do seu Rey fizerao famosos os seus nomes? Não, Augusto Rey, não fuy creado de sorte, que me esqueça dos paternos documentos, nem menos daquelles maternaes conselhos, que nas ultimas despedidas se me imprimirao na memoria, por cuja causa este braço ha de ter parte na vitoria, ou por elle conseguir na morte esclarecida memoria. Tom. VI.

Porém foy preciso por entao obedecer a ElRey. Liv.2. cap.1. 17. e18. Travou-se a batalha, e nao se accommodando o Duque com a ver, largando o coche, montou a cavallo, e nao tendo lugar certo, começou a discorrer pelo campo (feguido dos feus) aonde lhe parecia era mais precilo o foccorro; e em companhia do Prior do Crato, o Senhor D. Antonio, sofreo toda a força daquella fanguinolerta batalha, que finalmente sendo perdida dos nossos, ficou o Duque prisioneiro, e cativo daquelles Barbaros, depois de ter recebido huma gloriosa ferida na cabeça. Foy estranho o modo, porque esteve em evidente perigo de perder a vida. Andava intrepido metido no conflicto, e naquella occasiao soy suprendido, e cativo de dous Barbaros, a quem as memorias daquelle tempo chamao dous Alaraves, ou Alarves; o que vendo hum Soldado Mouro, Azuago, assim chamado por ser de huns certos póvos de Africa, que vivem espalhados pela Barbaria, e Numidia, sendo pela mayor parte rusticos, e que vivem em montes, e outeiros, a que derao nome de Azuagos; e este Mouro, que reconheceo o que importaria aquelle cativo, os acometeo, e o tirou do seu poder. Hum delles sentido, e mais ambicioso, pertendendo privar daquelle thefouro ao Soldado, com animo barbaro queria a parte, que lhe tocava; e vendo, que a nao podia ter, vivo elle, levou do alfanje para que elle lhe desse daquelle innocente Principe a ametade, que lhe pertencia, partindo-o pelo meyo. Porém o Sol-

o Soldado já empenhado a seu favor, igualmente attrahido da gentil presença do menino, em cuja representação não deixava de divisar hum real semblante, que o moveo a soccorrello; meteo ligeiramente de permeyo huma escopeta, com que suspendeo a furia do golpe: e sem embargo de nella o haver descarregado, foy dado com tanta força, que ainda o maltratou, e lhe fez huma leve ferida na cabeça, que o cobrio todo de sangue; as armas, e vestidos ensanguentados guardarao depois os Duques para memoria do seu esforço; mas livrou a vida, de cuja merce Deos tinha feito instrumento aquelle Soldado. Desta mesma sorte ferido se conserva hum retrato seu, feito naquelle tempo, no Palacio da Casa de Bragança, onde entre outros dos Duques o vi, naquelle thesouro de preciosissimas, raras, e estimadissimas pessas, e alfayas; e nelle se admira igualmente a gentileza deste Principe; e o primor do artifice. Hum Author referindo este lasti- Pinto, Lacryme Lusimoso successo, e o perigo deste Principe, conta, tanorum, impresso em que hum Renegado Portuguez, que andava com os Mouros, vendo, que o Duque tinha pendente do pescoço hum collar riquissimo de ouro, e pedras preciosas, e desejando com summa, e indigna ambição furtallo; depois de ter feito tres, ou quatro arremeços para lho tirar, se valeo ultimamente de muitos tiros de pedras, com os quaes conseguio dar sim à sua ambição, de que o Duque sicou tao sentido deste roubo, que nao pode reprimir as lagri-Tom. VI. Rrii

mas com a dor, que lhe penetrava o coração, nao pelo valor da peça, mas por ver sacrilegamente ultrajada huma Reliquia tao estimavel, que no fim delle estava collocada, dos Espinhos, e Cruz de Christo Senhor Nosso. Finalmente livre o Duque de Barcellos de tao eminente perigo, foy levado a Marrocos à presença do Xarife, e por seu mandado aposentado nas casas do Embaixador de Castella, onde esteve com alguns Fidalgos, com a distinção, que podia ser, e era devida à sua grande pessoa. O Xarife, que olhava para o Duque como para pessoa do Real sangue da Casa Portugueza, e como ao mais precioso despojo, que na destruição do Exercito conseguira, não faltou a attenção alguma, quantas permittia, e podião caber na sua politica. Depois o visitou duas vezes com agradavel modo, a que o Duque correspondeo, sem que a falta dos annos deixasse de prevenir tudo o que cumpria ao respeito, que era devido ao seu caracter.

Era grande a consternação do Duque de Bragança, e da Senhora D. Catharina, vendo ao Duque de Barcellos seu silho, cativo, e em poder dos Mouros, e assim por todos os meyos tratarão da sua liberdade. A este sim mandou ElRey D. Henrique à Africa Jorge de Queiroz, Cavalleiro Fidalgo da sua Casa, pessoa da obrigação do Duque, e de sua constança, que elle escolhera para tratar este negocio, cuja capacidade se tinha acreditado em muitas

muitas occasioens. ElRey D. Filippe, que queria mostrar à prima o quanto se interessava no seu alivio, escreveo huma Carta estando no Escurial a Prova num. 229. 16 de Dezembro de 1578 a ElRey de Marrocos, com grandes expressoens do desejo, que tinha na liberdade do Duque de Barcellos; dizendolhe, que a razao, que tinha de o procurar, nascia de ser o Duque seu sobrinho, filho de sua prima com irmãa, e que o estimava como se fora seu filho, para assim receber como beneficios proprios, os que com o Duque praticasse, remettendo-se ao que da sua parte lhe diria a pessoa, que lhe entregaria a Carta. Partio Jorge de Queiroz para Marrocos levando Cartas do Duque para o Xarife, para o Alcaide Sufianc, Governador de Fés, e para o Alcaide I/ufu, Thesoureiro del Rey, pessoas principaes da sua Corte, e que tinhao nella grande authoridade, e nao menos no governo. Levou hum presente do Duque de Bragança, que apresentou ao Xarife, porém com tanta habilidade, que o fez avaliar pelos Mercadores de Marrocos em cem mil cruzados, o que elle estimou; e querendo-se mostrar livre de ambiçao, e que a nao devia ter com hum Principe, attendendo à recommendação do parentesco delRey de Castella, com pouco mais de hum anno de cativeiro, poz ao Duque em sua liberdade, sem Conestagio lia 2. sol. resgate, nem pertender por elle cousa alguma. A diligencia de Jorge de Queiroz conseguio em breve o ajuste do resgate dos Fidalgos, e mais familia per-

tencentes ao Duque, que livre destes embaraços se foy a despedir do Xarife, que lhe deu assento igual à sua pessoa, e já o havia tratado com tanta civilidade, que com elle se praticava a mesma profusao, e honra, que se dava a seus filhos; e abraçando-o com benignidade, lhe disse, que lhe dava liberdade, e o remettia a ElRey D. Filippe, accrescentando, que visto ser elle chamado à successão do Reyno pelo direito do sangue, lhe lembrava o tivesse por amigo, e o reconhecesse por muito interessado nos seus felices progressos. Feita esta visita, partio o Duque com a direcção de ir em direitura a Ceuta. Acompanharao-no os Fidalgos, que o serviao, e outros muitos cativos, que à fua despeza resgata-Entrou em Tetuao, nao deixando de haver encontrado novos perigos no caminho, por ser pouco firme a palavra, e nenhuma a fé daquelles Barbaros. Hia o Duque montado em hum fermoso cavallo, de que o Xarife lhe fizera presente, e com animo tao constante, que nada o assombrava. Deste modo facilitou os trabalhos da viagem, sendo a fua presença a que animava toda a sua grande co-Os Alcaides de Tetuao, e de outras Praças, e Villas, a quem o Xarife tinha prevenido com ordens, o receberao com honras militares, e todas aquellas ceremonias, que entendiao erao devidas a hum Principe. Nao deixou o Duque de experimentar novos embaraços; porque podendo logo embarcarse nas galés de Hespanha, que se achavaõ

achavao naquelle porto, com dissimulação lho deferirao: porém Jorge de Queiroz conhecendo a industria, sez hum protesto a Pedro Venegas de los Rios, (que era o Agente, que ElRey Catholico mandara a Marrocos para estes negocios) dos damnos, que recebia o Duque na dilação, o que faria presente a El Rey de Castella para a satisfação, que merecia incivilidade tao inesperada, do qual tirou hum instrumento publico, feito em Tetuao a 18 de Janeiro de 1580, e se leu presente o Duque, e as testemunhas, que forao: D. Manoel Pereira, Pedro de Mello, Joao de Mello, Sebastiao de Sousa, Joao Thomé; e por elle foy requerido Pedro Venegas, que respondeo, que elle estava prompto para servir o Duque, tanto que tivesse noticia das galés, que o vinhao buscar, e chegassem à parte, onde os Capitães dellas tinhao ordem de embarcar; porque anticipando-se o Duque, seria com evidente perigo, pela noticia de andarem naquelles mares navios de Turcos; e que tomando a parte da terra, não serião menores por ser a Costa de Berberia: e que no que tocava chegarse às Algeziras, era miyor o perigo por causa da peste, em razao de estarem hum quarto de legoa de Ceuta, onde morriao muitos daquelle mal, e nao era justo por em tao evidente perigo a pessoa do Duque. Com estas, e outras razoens, e semelhantes desculpas, embaraçarao sempre os Castelhanos a viagem deste Principe, que podendo passir de Ceuta a Portugal, o entretiverao

rao algum tempo. Finalmente chegou a Ceuta, onde com incriveis demonstrações de gosto applaudirao os Portuguezes a sua liberdade; e atravessando o Estreito, entrou por Gibaltar em Hespanha. Tanta foy a demora, que lhe fizerao padecer, que havendo conseguido a sua liberdade em 27 de Agosto de 1579, recebeo naquella Praça a noticia da morte del Rey D. Henrique seu tio, que havia falecido em Almeirim a 31 de Janeiro de 1580.

Porém como as maximas delRey D. Filippe

se dirigiao a valerse de todos os meyos de conseguir o reynar em Portugal, não se descuidava de todas aquellas cousas, que pudessem conduzir a prosperar a sua pertençao; e assim com huma dissimulada politica intentou reter em Castella ao Duque de Barcellos, porém com tanta destreza, que nao se Faria, Europa Portug. pudesse imaginar. Teve anticipadamente prevenido ao Duque de Medina Sidonia, para que guardasse o de Barcellos em suave prizao, detendo-o em Andaluzia, com o pretexto de festas, e divertimentos; mas introduzidos com tal arte, que se nao entendesse, que era custodia, senao applauso, com que se celebrava a sua liberdade; e assim em todas as Villas, e Cidades, erao continuados os festins. Mas durarao tanto em S. Lucar, que se vierao a conhecer, e de sorte, que da mesma familia do Duque houve quem chegou a dizer ao de Medina Sidonia, que o Duque de Barcellos se considerava prezo pelas difficuldades, que havia em passar a Portu-

tom. 3. part. 2. cap. 2. pag. 42. Passarel. de Bello Lu-Sitan. pag. 5.

Portugal; a que o Duque de Medina respondeo: Prezo não, mas estimado como o pudera fazer o Du- Saince Marthe, Hique seu pay. O Duque de Barcellos, ainda que con-toire de la Maison de France, tom. 2. liv. 28. tava poucos annos, se animava de espiritos tao vi-cap. 19. vos, como Reaes, e já exercitado com experiencias acreditava os seus trabalhos. Penetrando a destreza, escreveo ao Duque seu pay com animo tao generoso, e constante, que dizia, que nao fizesse caso daquelle filho, o qual se lhe nao dava de antepor a propria vida pela saude da patria; e que nesta conformidade lhe nao servisse de nenhum genero de embaraço o estar elle retido em Castella para deixar de seguir vivamente a pertenção do Reyno. O Duque de Bragança com esta noticia tao justamente sentido, se queixou de novo deste dissimulado procedimento com seu filho. Remetteo esta Carta aos Tres Estados do Reyno, que estavao em Almeirim, mostrando por huma parte o desprazer, e a dor, que lhe causava aquelle procedimento com a pessoa de seu amado filho, e por outra a satisfaçao, de que lhe nao era menos glorioso, ver em annos tao verdes, pensamentos tao heroicos; querendo, se sosse preciso, sacrificar generosamente a vida pela liberdade da patria; nao fendo menos zeloso da sua gloria, do que aquelles celebrados Heroes da antiga Roma. Porém nao se querendo sazer mais publica a queixa de ver quebrado em hum Principe o direito da hospitalidade, e o das gentes, religiosamente observado pelas nações mais batba-Tom. VI. Ss ras,

ras, como o Duque experimentara nos Mouros; em poucos dias foy posta no seu arbitrio a jornada, ou para melhor dizer, lhe soy dada a liberdade por ordem delRey Filippe, o que elle sez (como diz hum Author) por nao indignar contra si os Portuguezes, e a sim de poder assim sazer amigo ao Duque de Bragança. Finalmente entrou em Portugal a 15 de Março de 1580, a tempo, que ainda o Duque de Bragança, e a Senhora D. Catharina, se achavao em Almeirim sobre a pertençao do Reyno. He inexplicavel o gosto, que tiverao os Portuguezes com a sua presença, e forao magnificas as festas, que se celebrarao em seu obsequio, por ser hum Principe esclarecido nas acções Reaes, e insigne nas virtudes Christãas.

Restituido o Duque de Barcellos à presença de seus Serenissimos pays, virao em pouco tempo desvanecidas as esperanças de reynarem. Achouse nas Cortes, que se celebrarao em Lisboa a 30 de Janeiro do anno de 1583, em que soy jurado o Principe D. Filippe, e nellas jurou em o primeiro lugar, porque seu pay, como Condestavel, o sez no ultimo. Nao durou tambem muito depois da dominação Castelhana a vida do Duque D. João, como se vio no Capitulo precedente. Achava-se ainda em Portugal ElRey D. Filippe, quando o Duque de Barcellos succedeo nos Estados da Casa de Bragança ao Duque seu pay; e participando a ElRey, que se achava em Evora, esta noticia por

huma

huma Carta, que lhe mandou por Luiz Gonçalves de Menezes, Veador, e Fidalgo da sua Casa: ElRey lhe respondeo logo, significandolhe o sentimento, que tinha da morte do Duque. Depois soy ElRey de Evora a Villa-Viçosa visitar a Senhora D. Catharina; o Duque com luto muy pezado o esperou na escada com seus irmãos, e o Arcebispo de Evora D. Theotonio. A Senhora D. Catharina nao sahio da casa, em que o esperava, (a que naquelle Paço davao o nome da Casinha da Insanta) e com ella se deteria huma hora, como temos dito: e tendo praticado com o Duque aquellas honras, com que os Reys seus predecessores o distinguirao de todos os mais Vassallos, se despedio.

Succedeo o Serenissimo D. Theodosio no Ducado de Bragança a seu pay, mas nao no governo, que por entao foy dirigido pela sábia administração da Senhora D. Catharina, Governadora dos seus Estados na sua menoridade, conforme a clausula do Testamento do Duque D. Joao: e como os infortunios, e desgraças passadas carregarao a Casa de muitas dividas nas precisas despezas da guerra, e do cativeiro da sua numerosa familia, depois de ter perdido a successão de hum Reyno tao opulento pelas suas Conquistas, entrou a prudencia desta Heroîna a cuidar na conservação da Casa de Bragança; e instruindo a seu filho em maximas Christaas, o fez tambem no indubitavel direito, que tinha à Tom.VI. Ss ii Coroa Coroa destes Reynos: e como erudita, e applicada, quiz, que este Principe continuasse os progresfos das bellas letras, em que ella mesma o principiara a instruir, e assim se deu ao estudo das sciencias com seu Mestre Antonio de Castro, que o instruio nas Mathematicas, o qual lhe dictou hum Tratado dos Principios da Geometria, e Geografia, no anno de 1588, que se conserva na Livraria do Conde da Ericeira, entre outros muitos manuscriptos de esti-

maçaő.

Nao he dispensavel nos Principes diminuirem aquelle trato, que concilia o respeito, e he devido à grandeza da pessoa, e por isso nao devem reformar aquelle uso, e costume, que os seus predecesfores mantiverao no governo, e ceremonia da Casa; porém pode a prudencia daquella Princeza, reformando a sua, não diminuir a de seu filho. Com este sim passarao ao serviço do Duque todos os criados da Senhora D. Catharina, como consta de hum Prova num. 230. Alvará, passado em nome do Duque em Villa-Viçosa a 30 de Outubro de 1583, assinado pela Senhora D. Catharina, em que o Duque diz, ter assentado de se servir de todos os criados da Senhora D. Catharina, e que por lhe evitar o trabalho, e despeza em tirarem Alvaras de novo filhamento, por lhe fazer merce, por aquelle mesmo Alvará havia por bem de os dar por filhados a todos, e a cada hum nos mesmos sóios, e moradias, que tinhao pelos Alvarás de S. Alteza, e por estes seriao affen-

assentados no livro da Matricula dos moradores da sua Casa, e só com certidao do Escrivao della, em virtude da tal Provisao, mandava ao Apontador da sua Casa os apontasse, e os metesse nos quarteis, que fizesse, na fórma do seu Regimento, e desta forte agregou à sua samilia, toda a de sua may, para que ficassem accommodados todos os que tinhao tido a honra de a servir. O mesmo havia já praticado com todos os criados, que servirao ao Duque seu pay, como se vê do Regimento, que sez da Prova num. 231. sua Casa, publicado a 26 de Abril do referido anno, sobre os moradores della, declarando o modo, com que haviao de ser satisfeitos, os casamentos, e serviços dos seus criados, regulados pela cathegoria dos fóros, que cada hum vencia na sua Casa, provendo tudo com tanta equidade, que bem mostra a sua recta tenção, e a boa vontade, que todos os moradores da sua Casa lhe deviao: e supposto hoje parecem tenues aquellas quantias, nao o erao naquelle tempo, que à maneira da Casa Real, praticou a de Bragança.

Havia muito pouco, que o Duque succedera na Casa a seu pay, e neste mesmo tempo passando a Portugal o Cardeal Archiduque Alberto, chamado por ElRey D. Filippe para o encarregar do governo do Reyno, conforme ao que havia promettido nas Cortes de Thomar, quiz o Cardeal sazer o caminho por Villa-Viçosa sómente por visitar a Senhora D. Catharina, e ao Duque. Sabendo este,

que

que elle vinha jantar a Borba, Villa do Estado de Bragança, mandou prepararlhe magnifica hospedagem naquella Villa, e foy aposentado nas melhores casas, que nella havia. Era no mez de Agosto, e assim estava o armadas de guadamecins novos muito vistosos. Na Camera havia huma cama de téla de ouro com docel da mesma para o Archiduque descançar, e na ante-camera outro docel tambem de téla, debaixo do qual jantou o Archiduque, em huma mesa servida de muy exquisitas, e delicadas iguarias, com pompa notavel: servio-se dos seus proprios Officiaes, e os do Duque assistirao, dando ordem a tudo Pedro de Mello de Castro, que fazia o officio de Veador. Houve depois mesa de estado para os Fidalgos Portuguezes, e Castelhanos, e seguirao-se outras para toda a mais samilia, conforme a graduação, em que erao occupados, que o Aposentador do Duque accommodou em diversas partes, e forao tratados com abundancia.

Sahio o Archiduque de Borba às quatro horas da tarde, e o Duque do Paço de Villa-Viçosa com seus irmãos os Senhores D. Duarte, e D. Alexandre em coche, com mais de oitenta homens a cavallo, todos luzidos, e bem montados. Chegando já perto da Villa, encontrou ao Archiduque, e parando sahio do coche, e seus irmãos. O Archiduque se apeou tambem do seu, e se tornou a recolher, fazendo entrar nelle ao Duque, e a seus irmãos.

mãos, e vierao conversando até chegarem ao Paço, onde se encaminharao logo ao aposento da Senhora D. Catharina, a qual estava com a Senhora D. Serafina sua filha, a quem o Archiduque sez profundas cortezias. O Duque entao deixou ao Archiduque com a Senhora D. Catharina, e sahindo para fóra com os Fidalgos, os tratou com muito agrado, e se assentou com todos na sua Camera, fazendo-os servir de doces, e refrescos, com que se entretiverao com gosto todo o tempo, que durou a visita do Archiduque, que seria duas horas; e despedindo-se, foy a pé ao Mosteiro das Chagas a fallar à Duqueza D. Brites, e lhe fallou à grade do Coro em pé, sem querer assentarse. A' porta da Igreja montou a cavallo, e esperando que o Duque montasse, forao praticando até S. Bento, levando de huma parte ao Senhor D. Duarte, e da outra ao Senhor D. Alexandre. Nao quiz consentir, que o Duque passasse dalli, e despedindo-se delle, e de seus irmãos, chegou já de noite à porta da Tapada, onde se havia de accommodar. Estavao as casas bem ornadas, e a ultima camera armada de retratos de todos os Senhores da Casa de Austria, dos Reys de Portugal, e Castella, e Principes da Casa de Parma, e Saboya, e de outras pessoas semelhantes, e com docel de téla de ouro, e hum bofete sobre rica alcatifa da India, com recado de escrever. Em outra guarnecida de guademecins de grutesco de bom gosto, estava huma cama nova de damaf-

damasco cramesim, guarnecida de franjoens de ouro, em hum leito muy galante, debaixo de docel, e nella dormio o Archiduque contra a vontade dos seus, que pertendiao armarlhe outra propria. Havia mais casas armadas com doceis. Em huma comeo o Archidugue, e junto desta se armou huma tenda de Campanha, grande, e apparatosa, em que se poz a mesa de Estado; depois huma para os Ajudas de Camera, e em outra tenda de tinello para a gente differente, sendo todas servidas com grande largueza, e abundancia. Durou até às duas horas depois da meya noite a mesa dos criados. Em diversas casas, e ainda nas da Aldea contigua, se armarao para os Fidalgos camas, e pavilhoens de diversas sedas, todas novas com roupas de Hollanda, todas provídas de refrescos de doces, aguas, e licores, e tudo com apparato, e grandeza. Para a mais gente se armarao tendas com camas; de sorte, que todos na sua categoria fora bem agazalhados, e assim todos muy satisfeitos da hospedagem, e da benignidade do Duque. A Senhora D. Catharina mandou ao Archiduque huma peça da India de notavel estimação, porque era huma corneta feita de ponta de unicornio verdadeiro, bem guarnecido de ouro, e rubins, e a cadea forrada de ambar; duas caixas de luvas de ambar, pretas, e brancas, outras duas de pastilhas; huma caixa de contas de cheiro, e outra de contas de barro; nove caixas de doces diversos, outra caixa de lenços de

transinhas, e outra com dous Rochetes guarnecidos de transinhas. Estimou o Archiduque o regallo por serem cousas do seu gosto, e pelo que devia à attenças da Senhora D. Catharina, que em tudo mostrava animo Real, pois nas podias os dissabores do tempo tas contrario, que experimentava em

sua Casa, eximilla das attenções de Princeza.

Confirmou El Rey a successão da Casa de Bragança conforme o uso indispensavel deste Reyno, e como entre as curtas merces, que de novo accrescentou à Casa, foy a de dar duzentos mil cruzados ao Duque D. Joao para a desempenhar, e pagar suas dividas, os quaes havia satisfazer em quatro annos, e nos que viveo o Duque nao teve esfeito; passou ao Duque D. Theodosio na mesma fórma hum Alvará da referida quantia, o qual foy feito em Madrid a 17 de Março de 1584. E sendo esta divida lançada no Inventario em virtude da certidao do Escrivao das Partilhas, porque fora julgada, e justificada pelo Doutor Manoel de Oliveira de Gamboa, do Conselho del Rey, seu Desembargador do Paço, Juiz da sua Fazenda, e das Justisicações della em Lisboa a 14 de Abril do dito anno. E nao podendo haver para tao grande quantia pagamento, como ElRey declarou, dizendo, que pelas despezas dos lugares de Africa, e Armadas, e as do Estado da India, que cada dia cresciao, e outras razoens, que faziao difficil o pagamento aos Testamenteiros do Duque, tomou o arbitrio Tom. VI. Tt

de a comutar em hum juro de cinco contos de reis

cada anno, para fatisfação dos reditos dos ditos du-Prova num. 232. zentos mil cruzados, de que se passou padrao ao Duque de cinco contos de tença de juro, e herdade para sempre, para elle, e seus successores descendentes, e ascendentes, assim homens, como mulheres, os quaes haveriao todos os annos; declarando-se, que esta tença era de juro, como bens proprios patrimoniaes, e partiveis, como seu proprio patrimonio, livre, e isento, sem terem nenhuma natureza de bens da Coroa; e assim como cousa propria, poderiao vender, e trespassar, e vincular em Morgado, com outras claufulas muy especificas para a validade do tal contrato, mandando, que fossem assentados dous contos no Almoxarifado de Miranda, e hum no de Vianna, outro no de Guimarães, e outro no Almoxarifado de Portalegre; foy passado em Lisboa a 23 de Setembro de Prova num. 233. 1586. Tambem confirmou ao Duque o Alvará, de que havia feito merce ao Duque D. Joao, de

Provisoens, e de quaesquer merces, que lhe fizesse, de que se pratica pagar direitos na Chancellaria, o qual foy passado a 12 de Junho de 1584. Havia alguns annos, que já dominava em Portugal ElRey Filippe, mas o Prior do Crato continuava na pertenção do Reyno, buscando auxilios, e foccorros em diversas Potencias; e nao ten-

do esseito o que conseguio del Rey de França,

nao pagar Chancellaria das Cartas, Doações, e

passan-

passando a Inglaterra alcançou huma Armada da Rainha Isabel, com que passou a Portugal no anno de 1589, em que esperava achar muitos parciaes, como fica escrito no Livro IV. Causou a El Rey cuidado esta expedição, e fazendo todos os aprestos para a defensa, a considerou muito mayor interessando nella ao Duque de Bragança, e assim nao o querendo avisar, lhe fez somente insinuar a urgente necessidade, em que o Reyno se via, em fer invadido pelos Inglezes. O Duque, que reconhecia tanto a injustiça da pertenção do Prior do Crato, como a da posse, em que estava El Rey de Castella, lhe pareceo mais conveniente dissimular a sua para melhor occasiao; e nao usando de pretexto, nem desculpa, com acordo notavel dispoz o soccorro, com o qual elle com seu irmao o Senhor D. Duarte se acharao em Lisboa com seis para sete mil Infantes, e seiscentos Cavallos, que à sua custa, em muy pouco tempo, poz em marcha. Governava o Reyno neste tempo o Archiduque Alberto, e passando o Duque o Tejo em hum bargantim, acompanhado de seu irmao o Senhor D. Duarte, de alguns Officiaes, e Fidalgos da sua Casa, vinha vestido de Soldado com colete, e armas, muy bizarro, e logo foy ao Paço, onde ao pé da escada o esperavao os Corregedores da Corte, e Casa, o Capitao da Guarda, e outros Officiaes da Casa Real, com a guarda posta em ala, que o acompanhou, e sobindo se lhe ajuntarao muitos Fidalgos, entre Tom. IV. Tt ii OS

os quaes hiao os Officiaes, e Fidalgos da Cafa do Duque, que chegarao até a ante-camera do Archiduque, o qual o sahio a receber até perto da porta da casa, em que lhe tomou a visita, e o tratou por Excellencia, e se sentarao em iguaes cadeiras, ficando ambas dentro da alcatifa debaixo do docel. A visita durou pouco mais de hum quarto de hora, e na despedida o acompanhou o Archiduque até a porta da mesma casa, e a guarda chegou até a ultima porta do Paço, sendo conduzido pelos mesmos Officiaes àquelle lugar, onde estava a guarda dos Alabardeiros do Duque com o seu Capitao, e muitos Fidalgos, que em obsequio do Duque o acompanharao até sua casa. Duas vezes soy o Duque ao Paço, e assistio com o Archiduque no Conselho de Estado, mas sempre com a mesma formalidade, e ceremonia, muy acompanhado de Fidalgos da sua Casa, e da Real, com guarda de Alabardeiros, que chegavao até a porta, onde baixavao a recebello os Officios da Casa, e guarda Real para o acompanhar, o que se observava na volta na mesma fórma; e quando era de noite, os Moços da Camera faziao a mesma ceremonia com tochas. Nos dias festivos, que o Duque soy ao Paço ouvir Missa, o Archiduque o tratava com o mesmo ceremonial, e sentando-se até que chegava o tempo da Missa, sahia da Casa ao lado do Archiduque, e assim baixavao à Capella, e entrando para debaixo da cortina, se sentavao, e ouviao Missa, e o Ser-

Sermao, e voltando na mesma fórma para o Paço, se sentavao, ficando conversando até que avisavao ao Archiduque, que era hora de jantar; entao se despedia o Duque, e voltava para sua casa com a fua guarda, e com o mesmo acompanhamento, que fica referido. Quando traziao cavallos para o Duque, e seu irmao, vinhao cubertos com telizes, e com guarda de Alabardeiros, e os punhao no Saguao, e os guardavao os Alabardeiros do Duque até que elle montava. O Archiduque o foy ver a sua casa, e o Duque o sahio a receber, tendo mandado pôr a guarda em ala, e a do Archiduque ficou ao pé da escada. O Duque lhe tomou a visita debaixo do docel, ficando a sua cadeira, e de seu irmao, que erao iguaes, dentro da mesma alcatifa; e quando o Archiduque sahio, o acompanhou até a escada, dando alguns passos nella, e o Senhor D. Duarte baixou até à porta da rua. Finalmente desvanecida a empreza do Senhor D. Antonio, se embarcou na Armada, e deu à véla, ficando sem receyo o Reyno, e tudo socegado: pelo que determinou o Duque com seu irmao recolherse a Villa-Viçosa, e assim se despedio do Archiduque, e embarcando em hum bargantim passou a Aldea-Galega. ElRey D. Filippe reconhecendo a fineza do Duque lhe escreveo, e à Senhora D. Catharina, agradecendolhe tao finalado ferviço nas Cartas feguintes.

"Muito honrado Duque sobrinho amigo: Eu

"ElRey vos envio muito saudar como aquelle, " que muito amo, e prezo. Recebi as vossas Car-, tas, pelas quaes entendi vossa partida, e de D. "Duarte vosso irmao para Lisboa, e sendo o ser-, viço, que me nisto fizestes de tanta importancia, , e qualidade, e feito com tanto cuidado, e diligen-" cia ; nao volo quero agradecer com mais pala-, vras, que com vos dizer, que muy inteiramente , respondestes à muita confiança, que eu de vos sa-, ço para tudo; e às muitas obrigações de vossa , pessoa, e Casa, e do devido, que comigo ten-, des, conforme a isso vos terey eu sempre a muita , boa vontade, que mereceis, e me serao muy pre-, sentes este serviço, e todas as mais razoens, que , ha para eu folgar de muito vos honrar, e favore-"cer. De vossa chegada, e do estado, em que si-, caes, e se vos offerecer, vos encomendo muito, ,, que me aviseis, porque folgarey muito saber, que , chegastes com saude. Escrita em Sanct Louren-,, ço a 11 de Junho de 1589.

"Muito honrada Dona Catharina prima. Re"cebi a vossa Carta, que vinha com a do Duque
"meu sobrinho, de quem recebi outra seita em Ar"rayolos, pelas quaes entendi a sua partida, e de
"D. Duarte seu irmao, e o soccorro da gente de
"pé, e cavallo, que leva, que me pareceo muy
"grande, mormente sendo tao pouco o tempo,
"que teve para o sazer. Tudo soy tao bem seito,
"e com tanta mostra de amor, e desejo de meu ser"viço,

"viço, que bem se vê ser encaminhado, e orde-"nado com vossa prudencia, e que soy tal a crea-"ção, que fizestes no Duque, e em seus irmãos, "que devo eu muito accrescentar o gosto, e boa "vontade, que lhes sempre tive, como podeis es-"tar certa, que o sarey; e que se mostrará em to-"das as occasioens de sua honra, e accrescentamen-"to. Escrita em Sanct Lourenço a 11 de Junho de

, 1589.

Nao foy só aquella a occasiao, em que o Duque de Bragança mostrou a grandeza, e generosidade, com que se costumava por em campanha para defender a patria de seus inimigos, já que a nao podia libertar do dominio Castelhano, que tao prudentemente soube dissimular. Armarao os Inglezes huma poderosa Armada, que se entendeo ser encaminhada sobre as Costas destes Reynos. Escreveo ElRey ao Duque, para que fortificando os portos maritimos, que lhe pertenciao, os guarnecesse de sorte, que fossem capazes de desensa em qualquer insulto. O Duque com grande providencia tratou de tudo o que podia ser necessario para a sua desensa, e mandou a Villa do Conde a Heytor de Brito, Fidalgo da sua Casa, Cavalleiro da Ordem de S. Joao, pessoa de grande experiencia, e valor, a quem nomeou Capitao môr, para que visitasse os seus Lugares, situados nos pórtos do mar, e levantasse gente das suas terras para os guamecer, e tambem para os ter certos à sua ordem, para se achaacharem onde fossem mais precisos; e mandando chamar a Antonio de Villa-Lobos, pessoa da sua obrigação, e que tinha servido com tanta reputação em Italia, que naquelle paiz deixara honrado o seu nome, o nomeou Mestre de Campo da gente de pé. Nesta sórma encarregou outros aprestos de munições, assim de guerra, como de boca, a outros Officiaes seus Vassallos. Dispostas todas aquellas cousas, que pertenciao às terras do Duque de Bragança, que elle em pouco tempo sez executar, se levantarao nas suas terras treze mil homens nesta occasião.

Nao satisfeito ElRey com que o Duque o servisse com a sua fazenda, como temos visto, determinou, que fosse tambem com a pessoa, porque nella tinha o mayor soborno para o genio da Naçao Portugueza, por estar muy certo do amor, que os Portuguezes tinhao ao Duque, e o quanto se empenhariao em o acompanharem, expondo as vidas só pelo segurarem. Partio o Duque de Villa-Viçosa, e chegou a Lisboa a 20 de Julho de 1596. Desembarcou no Convento de S. Bento de Xabregas, que he da Religia o dos Conegos de S. Joao Euangelista, aonde logo chegou o Barao de Alvito D. Rodrigo Lobo, e Francisco Correa, Senhor de Bellas, e com elles se entreteve conversando hum curto espaço; e passou a ver o Padre Antonio da Conceição, o qual fazendo então vida santa, acabou com morte preciosa, e assim mereceo fer

ser appellidado pelo Beato Antonio, resplandecendo na vida, e na morte com muitos milagres. Com elle se deteve hum pouco, e depois de ter visto o Convento, se despedio na Portaria do Geral, e mais Religiosos, e embarcou no mesmo bargantim, e por terra marchava a sua gente de Cavallo com boa ordem. Era grande a multidao do povo, que concorreo às prayas, para verem ao Duque. Desembarcou elle com os Fidalgos Officiaes da sua Casa, e D. Lucas de Portugal, Mestre Salla da Casa Real, que o fora buscar ao mar para o conduzir. Na praya o esperavao os Cabos, e Officiaes Castelhanos com honras militares; e por ser a gente muita, era preciso, que se guardasse o caminho pela confusao, que se occasionara na desordem de pertenderem todos ver ao Duque. Estavao esperando tambem por elle Pedro Guedes, Estribeiro môr delRey, o Conde de Redondo, o Regedor Fernao da Sylva, D. Simao de Castro, o de Evora, os irmãos da Condessa de Odemira D. Juliana de Lara, que era filha do primeiro Duque de Villa-Real, e deviao ser, D. Luiz de Noronha, que depois succedendo na Casa, soy VII. Marquez de Villa-Real, que acabou tragicamente, e D. Jorge de Noronha e Lara, seu irmao, que morreo moço; os filhos do Conde da Castanheira, que devia ser D. Antonio de Attaide, segundo Conde deste titulo, e os filhos D. Manoel de Attaide, que foy IV. Conde da Castanheira, e D. Antonio, I. Tom. VI.  $\mathbf{U}\mathbf{u}$ Con.

Conde de Castro-Dairo, que erao primos com irmãos dos filhos do Duque de Villa-Real, e outros muitos Fidalgos, e Senhores de illustres Casas.

Entrou o Duque no Paço pela escada do Forte, acompanhado de tao grande multidao de gente, que occupava, e enchia a falla dos Tudescos, e as varandas, de tal forte, que nem a guarda dos Governadores, nem os Cabos Castelhanos podiao facilitar o caminho, senao por força; porque era o concurso tao extraordinario, que causava admiraçao nos Castelhanos, e assim soy preciso gastar muito tempo para chegar à falla do governo do Rey-Tinha ElRey Filippe no anno de 1594 chamado à Corte de Madrid ao Cardeal Archiduque, depois seu cunhado, e destinado genro, para passar ao governo dos Paizes baixos de Flandes. Pelo que nomeou cinco Governadores ao Reyno com o motivo, com que já o fizerao os Reys D. Sebastiao, e D. Henrique, e forao estes: D. Miguel de Castro, Arcebispo de Lisboa; D. Joao da Sylva, IV. Conde de Portalegre, Mordomo môr; D. Francisco Mascarenhas, Conde de Santa Cruz; D. Duarte de Castellobranco, I. Conde de Sabugal, Meirinho môr do Reyno, Védor da Fazenda; e Miguel de Moura, Escrivao da Puridade. Esperavao os Governadores ao Duque na salla à porta da parte de dentro. Era o da semana Miguel de Moura, a quem o Duque primeiro fez cortezia, e depois ao Arcebispo, a que se seguia o Conde de Porta-

Portalegre, e o de Santa Cruz: o de Sabugal era o ultimo, como o mais moderno. Tomarao os Governadores o seu lugar, e o Duque se assentou desronte com a cadeira dentro na esteira, a qual lhe chegou Fernao de Sousa, Senhor de Gouvea, Alcaide môr de Souzel, e Monte-Alegre, Commendador de Santa Maria de Biade, e Santo André de Feaens na Ordem de Christo, e Veador da Casa do Duque. Estava a salla chea de Fidalgos, e alguns Titulos, e depois de hum curto espaço, em que fallou com os Governadores, se despedio. Sahio a esquadra, que estava de guarda, a fazer praça. Os Titulos, e Fidalgos, o esperarao no caminho, e na praya, onde o cumprimentarao com tao excessivos obsequios, e expressoens de alegria, que chegarao alguns a lhe beijar a mao. Embarcou o Duque com os Fidalgos, e criados da fua Cafa, que entravao no bargantim, donde estando já, tirou o chapeo aos Fidalgos, que estavao na praya cercados de muita gente nobre, e do povo, e atravessando o mar desembarcou em Cassilhas, e ficou em Almada, donde em breves dias desassombrado do receyo da empreza dos Inglezes, se recolheo o Duque a Villa-Viçosa.

Estas publicas expressoens, com que a Nobreza, e povo Portuguez tratavao ao Duque de Bragança, erao huma evidente mostra do amor, que nos corações lhe dedicavao; o que observarao os Castelhanos com bastante perspicacia, desde que Tom. VI.

Un ii

entrarao neste Reyno; e este parece soy o motivo, que ElRey Filippe teve para na occasiao presente, em que chamou a Castella ao Archiduque Cardeal Alberto, nao encarregar o governo do Reyno ao Duque de Bragança, como havia insinuado à Senhora D. Catharina, senao aos cinco Governadores, que temos referido, e com a sua costumada politica se servio, de que nao era novidade, porque já em outras occasioens o fizerao os Reys D. Sebastiao, e D. Henrique; porém estes exemplos forao com bem differente motivo, e em conjunctura tao desproporcionada, que serviao de accusar a idéa, com que ElRey dissimuladamente queria ir abatendo a Casa de Bragança. A Senhora Dona Catharina se queixou a ElRey por huma Carta escrita em Villa-Viçosa a 29 de Julho de 1593, com tanta prudencia, e tao attentas exprefsoens, que mostrando o seu justo sentimento, se queixava de sorte, que por ella mesma se lhe devia ElRey mostrar obrigado, e em substancia continha. Prova num. 234. ", Que supposto geralmente no Reyno se espalhara, " que Sua Magestade chamava a si ao Cardeal Ar-

,, chiduque, e provia o governo naspessoas, a quem ,, fora servido encarregallo, entao desejara muito " proporlhe, o que sobre esta materia se lhe offere-,, cia, nao por pertender, que alterasse o que tinha ,, ordenado, mas para que toda via naquella mudan-, ça, se tivesse ao menos consideração com o que " pertencia à sua Casa; pois toda ella pertendia, ,, que

" que Sua Magestade fosse tao bem servido, como " ella desejava, sem que ficasse caminho de haver , quem a pudesse tratar differentemente, do que "Sua Magestade devia permittir. E por nao en-, tender ser tao adiantada aquella resolução, pois "confiadamente esperava, que se nao esquecesse ", Sua Magestade das razoens, que o obrigavao a " sempre lhe fazer merce. E que ainda que rece-,, bera huma Carta de Sua Magestade sobre aquel-" la materia, a que logo respondera brevemente, "por nao estar com disposição para se poder alar-, gar, reservava porém o escrever a Sua Magesta-", de para quando se achasse com forças; e que ago-" ra, que com o favor de Deos estava restabeleci-"da, diria tudo o que estimara mais ter dito em , qualquer das occasioens passadas: e era, que o , Duque seu filho bem podia esperar, que Sua Ma-" gestade o encarregasse do governo do Reyno na " ausencia do Cardeal; pois era cousa bem sabida, , que sempre Portugal fora governado por huma " só pessoa, e que esta fora sempre a que no Rey-"no havia mais chegada em sangue ao Rey delle, " quando por algum motivo o nao podia reger: "sendo a causa desta pratica o entenderse nao ser ", razao, que taes pessoas fossem governadas por " outras de menor qualidade; e tambem porque ", sendo tao grandes, se nao devia esperar, que nao ,, cumprissem inteiramente com a obrigação do ser-"viço do seu Rey, e da utilidade do Reyno; pois "era

" era bem notorio, que o primeiro Governador, , que houvera em Portugal, fora o Conde de Bolo-", nha, que o regera em tempo del Rey D. Sancho "II. seu irmao; o segundo sora o da Rainha D. , Leonor Telles de Menezes, na menoridade de sua " filha a Infanta D. Brites; e o terceiro o do Infan-"te D. Pedro, pela tenra idade delRey D. Affon-" so V. seu sobrinho; e em tempo do mesmo Rey, " depois da morte do Infante, governara o Reyno " em diversos tempos o Duque de Bragança D. Af-"fonso, quando ElRey passou à Africa, e o Du-, que D. Fernando, I. do nome, por duas vezes, , quando ElRey passou em outra occasiao à Afri-" ca, e depois, quando o mesmo Rey entrou em , Castella levando comsigo ao Principe seu silho, "e ser o Duque a principal pessoa do Reyno; e ,, tambem ElRey D. Manoel nomeou no governo , do Reyno a Rainha D. Leonor sua irmãa na sua , ausencia, quando fora a ser jurado Principe her-, deiro da Monarchia de Castella, e Aragao. E , que bem era verdade, que em o seu mesmo tem-"po, fora por duas vezes governado o Reyno por " bem differentes pessoas das referidas, e semelhan-" tes às que agora ordenara Sua Magestade tives-" sem o governo; mas ainda entao se introduzirao " aquelles com bem differentes motivos. Porque o " primeiro foy quando o Senhor Rey D. Sebastiao " passou à Africa, e nao o quiz governar o Cardeal "Infante D. Henrique, e o Duque D. Joao, que "Deos

"Deos tinha em gloria, havia de ir com ElRey à , Africa, como com effeito iria, se depois de es-" tar em Lisboa para embarcar, nao adoecera tao " gravemente; e o segundo fora no salecimento do "Senhor Rey D. Henrique, porque nao podia dar , ao Duque aquella incumbencia ao tempo, que " pertendia pelo direito delle mesmo a successao do "Reyno. Depois do que, partindo Sua Magesta-" de deste Reyno, dera o governo ao Cardeal Ar-" chiduque seu sobrinho em grao mais propinquo, " que o Duque, tornando naquella eleição o go-, verno ao primeiro modo, que se havia praticado, ", por ser evidentemente o melhor, e o mesmo, que "Sua Magestade praticava em todos os seus Rey-", nos, e Estados, a que mandava hum só Vice-"Rey, ou Governador, e nao muitos, como tam-, bem neste Reyno se usara em todos os tempos, , em que a necessidade publica, como tinha dito, , nao obrigara ao contrario: e que agora que nao , havia no Reyno semelhante causa, pudera ter o "Duque seu filho a esperança de Sua Magestade " lhe encommendar o governo de Portugal; por-,, que além da merce, que Deos lhe havia feito de " o fazer sobrinho de Sua Magestade, concorriao ", nelle todas as partes dignas daquella Regencia, , de que tinha dado bastantes mostras no exemplo, "na prudencia, e no valor, começado a exercitar , nos seus primeiros annos. Porém, que alguns " emulos da Casa de Bragança, nao julgando com " a ver-

" a verdade, se valiao da pertenção passada ao , Reyno, fazendo della causa para assim introdu-" zirem em Sua Magestade huma desconsiança de , seus filhos, como evidentemente se provava na " occasiao presente; quando ella esperava da be-, nignidade, e amor de Sua Magestade, que os "fizesse crescer, e os confirmasse nos desejos de o " servirem, e na confiança, que era necessaria para " o executarem, com lhe fazer merces, e favores, " como era razao, que sempre recebessem de Sua "Magestade, sem que para isso necessitassem de , novos motivos mais, que os mesmos, que lhe " erao presentes, pois a pertenção ao Reyno não " era materia, que lhe servisse de obstaculo. Por-, que era evidente, que se no tempo, em que ella , vivia, Sua Magestade nao obrava com seus filhos , com a differença, que pediao as suas pessoas; que , podiao esperar seus netos, durando aquella poli-, tica? E isto muito mais, quando elles na occasiao, " que os Inglezes vierao sobre Lisboa, sendo bem " duvidoso o que deviao de sazer, por nao terem ,, expressa a vontade de Sua Magestade, expuzerao " as vidas ao perigo dos inimigos, e a honra à con-"tingencia do successo, e ao juizo dos seus emulos, , por nao faltarem com a natural obrigação à defen-" sa da patria, e ao serviço de Sua Magestade em "tao urgente necessidade, acodindo nao só com , grandes despezas, mas com as suas proprias pes-, soas, como se vio. E bastante demonstração ti-"nha

"nha sido esta tao publica aos olhos do Mundo , todo para convencer os discursos daquelles, que "impedem com os seus arbitrios aquella satisfa-"çao, que ella poderia esperar ver na sua Casa; " os quaes se poderiao atalhar, se no tempo, em " que se lograva da felicidade da paz, em que nao " descançava a emulação, se vira, que Sua Mages-, tade lhe fazia a merce de proceder naquella occa-, siao com mais particularidade, que a de Cartas "geraes, e commuas a todo Reyno. E finalmen-,, te concluîa, que ella tinha obrigação de se ma-"goar daquellas cousas, e de desejar a seus filhos o , melhor, os quaes refignava na sua vontade; e que , ainda que o amor, que lhe tinha, lhe fazia seguir , aquelle caminho, affirmava a Sua Magestade, " que a nao moviao menos os grandes desejos de ", nao haver quem mais grandemente servisse a Sua "Magestade, que seus silhos.

Nesta Carta, como em outras muitas escritas prova num. 235. ao mesmo Rey, se conhece o grande talento desta Princeza, em que accommodando-se com o tempo, e nao deixando offendida a Magestade, expunha o seu sentimento, e evitava na reverente resignação, com que se punha no arbitrio del Rey, a ruina da sua Casa, que por todos os caminhos pertendiao os Ministros do governo de Castella. Porém a politica del Rey obrava de sorte, que todo o seu intento se dirigia a nao fazer nada à Senhora D. Catharina, e persuadirlhe o quanto se interessava no Tom. VI.

augmento da sua Casa. E assim ao mesmo tempo tratava do casamento do Duque de Bragança com huma silha do Archiduque Carlos, Duque de Stiria, Carinthia, e Carniola, Conde de Goricia; e mandando tratar esta materia por D. Guilhen de S. Clemente, seu Embaixador ao Emperador Rodolfo, por quem devia de correr este negocio; e querendo mostrar à Senhora Dona Catharina o quanto adiantava esta materia, lhe mandou a reposta, que o seu Embaixador lhe mandara depois de estar encarregado desta commissão, que he a seguinte.

#### SENHOR.

, Por haver venido pocos dias ha de Ungria, no , he podido dezir al Emperador quanto V. Mages-, tad dessea, que se case el Duque de Bragança con , hija del Archiduque Carlos, harélo quanto mas " presto pudiere, y lo escreviré a V. Magestad, y , tambien los medios, con que esto se poderá tratar; ,, y lo que agota se me osresce dezir sobre este ne-" gocio es, que el Emperador no se querrá encargar , de dar su parecer, y consentimiento en este caso , sin consultalo con la Archiduqueza Maria su Ma-, dre, y los Archiduques sus hermanos, y tios del , Emperador, y aun poderá ser tambien de los Du-, ques de Baviera como hermanos de la Archidu-, queza Maria; si assi fuere tendrá el negocio mu-, cha dilacion. Nuestro Señor, &c. de Praga a 19 " de Enero de 1593. Depois

Depois desta Carta lhe mandou outras do mesmo Ministro, continuando em mostrar à Senhora D. Catharina, que desejava muito se esfeituasse este tratado.

Era o Archiduque Carlos já falecido, e primo com irmao del Rey Filippe, filho do Emperador Fernando I. e tinha fido casado com sua sobrinha a Archiduqueza Maria de Baviera, filha de Alberto V. Duque de Baviera, como deixamos escrito no ¿. III. do Capitulo V. do Livro III. e por isso o Embaixador diz na Carta, que o Emperador nao entraria a dar o seu parecer, sem consultar a Archiduqueza Maria, máy da noiva, e aos Archiduques seus irmãos, que erao Leopoldo, Conde de Tirol, e Carlos, Grao Mestre da Ordem Theutonica, e o Archiduque Fernando, Duque de Tirol, seu tio, e os Duques de Baviera Guilhelmo, e Fernando, irmãos da Archiduqueza viuva, pelo que havia de ter o negocio muita dilação.

Nao tinha ElRey vontade de effeituar este negocio, para o qual mandara a Senhora D. Catharina a Valhadolid (onde estava a Corte) a Assonso de Lucena, seu Secretario, para que com D. Rodrigo de Lencastre, que era seu primo, e grande servidor da Casa de Bragança, e muy parcial dos seus interesses, e servia no Paço delRey Catholico, propuzessem a Sua Magestade, a quem escreveo, e à Emperatriz sua irmãa, o desejo, que tinha de catar seu silho o Duque de Bragança com huma das Tom. VI.

filhas do Archiduque Carlos, como temos dito. Tinhao passado tres annos, em que a politica del-Rey mostrava, o quanto se desejava interessar na conservação, e respeito da Casa de Bragança: mas como era por entreter a Senhora D. Catharina, e ganhar tempo para se tragar com menos violencia a reposta; depois de ter approvado muito, e tratado este negocio, quando se esperava a conclusao delle, o Conde de Castello-Rodrigo, D. Christovao de Moura (depois Marquez) disse da parte del-Rey a D. Rodrigo, que se não podia passar adiante com aquella pratica; e que para mostrar a confiança, que El Rey fazia da Senhora D. Catharina, lhe mandava dizer, que nao tinha onde casar o Principe, senao com huma das filhas do Archiduque Carlos, e que por este motivo encarregara El-Rey ao mesmo Conde, que com D. Joao Idiaques, vissem se em Lorena, ou Italia, havia Princeza a proposito para o Duque. Participou D. Rodrigo à Senhora D. Catharina esta noticia, que entendendo o motivo, a que se dirigia aquella politica, e nao tendo a fortuna dominio para diminuirlhe o ardor do Real sangue, que a animava, se queixou muy fortemente a D. Rodrigo de tao infperada novidade. Achava-se ElRey entao doente, e depois quando esteve restabelecido à sua dispolição, lhe escreveo huma larga Carta de Villa-Viçosa, feita em 11 de Junho de 1595, na qual lhe relatava todo o referido, dizendo, que pois Deos lhe

lhe fizera merce de dar a Sua Magestade saude, lhe pedia, que houvesse por bem ser para o particular da sua Casa, assim como havia de ser para toda a Christandade, e que lhe désse licença para lhe lembrar as causas, que ella tinha para esperar de Sua Magestade estimasse fazer merce em todos os particulares a seus filhos; pois era contra a razao, que o tempo gastasse aquelles merecimentos de tao grande relevancia, e consideração, havendo-os de accrescentar em todas as occasioens, que o mesmo tempo lhe offerecesse, com tanta satisfação de Sua Magestade, como o exemplo, que todo o Reyno tomava do modo, que na sua Casa se procedia no seu serviço; e tambem por aquellas mesmas razoens, porque se lhe offerecerao nao havia muitos annos da parte de Sua Magestade, e pelo Senhor Rey D. Henrique (que Deos tinha) em sua vida, para seus filhos os casamentos, que Sua Magestade sabia, (era o troco dos filhos del Rey com os da Senhora D. Catharina) e tambem depois de estar em Lisboa os pertendera ella, e Sua Magestade por Cartas de sua propria mao lhe respondeo nesta materia muito a proposito, conhecendo nao ser a pertenção desarrezoada, antes mostrando ser servido se tratasse daquella materia. Nella havia gastado já muito tempo, quando depois se moverao outros negocios, dos quaes persuadida, que o Principe nao casaria senao com huma das filhas do Archiduque, pelo que entao se resolveo em pedir a Sua

a Sua Magestade outra para o Duque, pelo motivo de ficar por aquella via continuando-se, e accrescentando-se o parentesco, que os Duques de Bragança sempre tiverao com os Reys deste Reyno, o que nao tinha sido, senao por casamentos taes, como este, que agora pertendia. E porque erao tao presentes a Sua Magestade, os nao referia: que sabia, que o Duque seu marido, que Deos tinha em gloria, lhos apontara, quando em Elvas lhe beijara a primeira vez a mao; referindolhe por quantas partes Sua Magestade descendia da Casa de Bragança, e por quantas elle descendia dos Reys de Hespanha; e que aquelles erao os fundamentos da sua pertenção, que por muitas vezes se manifestarao da sua parte a Sua Magestade, declarandolhe, que nao havendo de casar o Principe na Casa de Austria, ella entao nao queria, que o Duque casasse nella; porque ainda que fosse tao grande o esplendor daquella Casa, nao conseguia o seu intento, e sem elle nao era possivel trazer a Portugal aquella Princeza, nem à sua Casa lhe convinha, ainda que pudesse ser; accrescentando, que se em algum tempo mostrara, que se conformaria em o Duque casar em outra parte, era porque lhe fizerao entender, que o Principe nao havia de castr na Cafa do Archiduque, pois nunca fora outro o fim do seu desejo, nem tivera outra cousa por boa, senao renovar as allianças na Casa Real, a sim de obrigar mais seu silho, e seus successores, ao servi-

ço do Principe, conservando-se a sua Casa nas preeminencias, que sempre tivera com as allianças com todos os Reys, pois seria infelicidade, que no seu tempo se viesse a diminuir, tendo ElRey tudo o que referia tao presente, como o mesmo, que diria; porque contra tudo o que relatava nao havia cousa mais forte, que o recado, que o Conde de Castello-Rodrigo dera a D. Rodrigo de Lencastre, que se nao podia continuar com o negocio do casamento do Duque, porque o Principe havia de casar naquella Casa; sendo, que esta era a mesma razao, e motivo, porque pedira a ElRey casasse o Duque seu silho nella, e por este mesmo motivo devia Sua Magestade haver por bem tivesse esseito este casamento; pois nao podia haver motivo razonavel, que encontrasse aos muitos, que lhe concorriao para o esseituar; porque sazendo-se reflexao, que o parentesco, que o Duque tinha com Sua Magestade, era no mesmo grao, do que com elle tinhao as filhas do Archiduque, porque nao era cousa, que causasse novidade à sua pertençao, de que havia tantos exemplos neste, e naquelle Reyno, e que nao era seu filho o primeiro Duque de Bragança, que tivesse por cunhado ao seu Rey; e que se nao servia de outros exemplos mais, que os que se praticarao na mesma Casa de Bragança, pois erao justificados motivos para aquella pertenção, quando nao tivera outros tao forçosos, como concorriao na sua pessoa. Pois como podia servir de incon-

inconveniente no presente tempo, ter o Principe por cunhado ao Duque, quando tomava por mu-Îher a que nao lhe era mais chegada em sangue, do que o Duque; porque era certo, que nao podiao aquellas Senhoras (sendo tantas) casar melhor, que com o Duque de Bragança, assim pelas qualidades da sua pessoa, como pelas da sua Casa, e Estado. E sobre tudo estava por fiadora a Real palavra de Sua Magestade, e o haver approvado este negocio, e o communicar aos seus Ministros, de o mandar tratar em Alemanha, aonde a todos era patente, e em Italia, e que já sem rebuço se fallava geralmente nesta materia, como cousa certa, e com geral approvação dos bons, e prudentes, que tal vez os emulos da sua Casa teriao já revestido de outras cores o animo de Sua Magestade para o persuadir, e fazer mudar de opiniao; e acabava com outras muitas clausulas, em que com reverentes expressoens mostrava o seu sentimento, sem que deixasse tao justa queixa osfendido o respeito devido à Magestade.

No tempo, que estas cousas passavas, em que toda a prudencia da Senhora Dona Catharina com a sua authoridade nas as podia adiantar, ainda que conhecia o animo, com que os Ministros da Coroa de Castella se interessavas em abater a Casa de Bragança, imaginando, que assim se iria esquecendo, e se susfocaria o direito, que nas podias tirar de diante dos olhos ao Mundo todo de ser seu o Rey-

no de Portugal, com sábia, e Christãa politica se accommodava, tratando com seu silho do governo dos seus Estados, e de conservar o respeito da Casa de Bragança para que se nao diminuisse, como intentavão, porque nesta parte, a pezar de tantas di-

ligencias, o nao conseguiriao.

Tom.VI.

Deixou o Duque D. Joao muy recomendado a seu silho o augmento da sua Capella, que tratou com grande devoção, e gosto. O Duque D. Theodosio começando a satisfazer a vontade de feu pay, veyo com o tempo a cumprilla inteiramente, alcançando novas graças da Sé Apostolica, com que mais se fazia estimada. O Papa Xysto V. por hum Breve passado em Roma a 10 de Ja- Prova num. 236. neiro do anno de 1590, concedeo ao Duque, que os Capellaes da sua Capella de Villa-Viçosa, no caso, que elle fosse assistir algum tempo em outra parte, o acompanhassem; e nos lugares, onde houvesse Capellas erectas pelos Duques de Bragança, e affiftindo nellas aos Officios Divinos, vencessem as distribuições, como se fossem presentes, na fórma dos Estatutos da referida Capella de Villa-Viçosa. O Papa Clemente VIII. por outro Breve passado Prova num. 237. em Roma a 13 de Agosto de 1592 lhe ampliou esta mesma graça de vencerem os Capellaes as distribuições, onde o Duque residisse. O mesmo Papa por outro Breve passado tambem em Roma no Porva num. 238. mesmo dia, e anno, lhe sez a graça, de que pudesse occupar no seu serviço pessoas Ecclesiasticas, que

gozaf-

gozassem Beneficios de residencia, ou sosse nas Ca-

çaő.

thedraes, ou nas Collegiadas, e os poderia empregar em Secretarios, Conselheiros, Agentes, e Desembargadores, e outros ministerios do seu serviço, exceptuando o julgarem pena de morte; graça, que já outros Pontifices concederao aos seus antecessores. A Senhora D. Catharina levada de algum escrupulo, de que ella governava a Casa de seu filho na sua menoridade, e que occupava por sua ordem tambem no seu serviço pessoas Ecclesiasticas, que tinhao Benesicios de residencia, o sez presente ao Papa, que lhe concedeo a mesma graça por hum Prova num. 239. Breve passado em Roma a 4 de Fevereiro do anno de 1599. Para estes negocios tinha o Duque em Roma por Agente a Miguel de Lavanha, pessoa capaz, e de prestimo, como se vê do mesmo Breve, conservando desta sorte o mesmo estylo, que seus antecessores observarao de ter hum Agente na Curia para tratar das dependencias da Caía, e lhe darem noticias do que na Europa acontecia; e as-

> Conservava o Duque huma insigne Reliquia do Sagrado Lenho da Cruz, em que Jesu Christo deu a vida para remir o genero humano, a qual o Papa Clemente VII. havia dado a Monsieur Honorato de Caes, Embaixador delRey Christianissimo ao Senhor Rey D. Joao III. como constou de

> sim entretinha em diversas Cortes à sua despeza, outras pessoas intelligentes com a mesma occupa-

> > hum

hum instrumento de testemunhas, tirado pelo Licenciado Pedro Fernandes de Proença, Desembargador, e Vigario Geral do Bispo da Guarda; e observando a fórma, que ordena o Santo Concilio de Trento, o Senhor D. Theotonio, Arcebispo de Evora, mandou na sua presença ajuntar os Desembargadores da sua Relação, o Reytor da Universidade de Evora, Padre da Companhia, e outros Padres, e Prelados do mesmo Collegio, e da Ordem dos Prégadores, de S. Francisco, e de Nossa Senhora do Carmo, e a Diogo Mendes de Vasconcellos, Conego Magistral, e ao Doutor Diogo Mendes de Vasconcellos, Coadjutor na mesma Conezia, Varoens doutos, e pios, Theologos, e Canonistas, com o qual parecer uniforme, e maduro, pronunciou sentença o Arcebispo para a dita Reliquia ser venerada, e adorada, como parte do Lenho da verdadeira Cruz, em que Jesu Christo nosso Senhor fora Crucificado, passada em Villa-Viçosa a 30 de Dezembro de 1588. Depois de pronunciada, e publicada a dita fentença, determinou o Veneravel Arcebispo ver a Santa Reliquia, para o que foy ao Mosteiro de S. Francisco da Provincia da Piedade junto a Villa-Viçosa, onde estava depositada; e os Padres Fr. Gonçalo de Elvas, e Fr. Vicente de Abrantes, que a trouxerao da Villa de Abrantes, a apresentarao envolta, e cozida por todas as partes, em huma bolía de tafetá verde, que o Arcebispo abrio, e achou envolta em huns Tom. VI. Yy ii papapeis, fellados com cinco fellos de lacre vermelho, que abrio, e achou huma Ciuz engastada em prata floreteada, a modo de flor de Liz, com as quatro pontas com meyas canas, envolta em hum sendal de seda branca; e tomando o juramento aos Padres, ser aquella mesma, e a propria, que lhe fora entregue na dita Villa de Abrantes por Ignez Alvares de Almeida, a cujo poder passara do do Embaixador de França, como authenticamente fora provado, e constava da sentença. Acabado o exame, tornou o Arcebispo a cobrir a Santa Reliquia com o mesmo sendal, e em outro de tasetá roxo, e a meteo dentro de hum cofre de madre perola, que fechou, e entregou as chaves ao Duque, e à Senhora D. Catharina, e ao Duque lembrou quanto devia estimar a merce, que Nosso Senhor lhe fizera em constar delle tao grande thesouro, para que a tivesse em lugar, aonde fosse sempre venerada, e adorada a Santa Reliquia como o mais evidente sinal da Redempção do genero humano. Determinou o Duque, que fosse collocada na sua Capella de Villa-Viçosa; e para o ser, como pedia a decencia, ordenou o Arcebispo huma Procissão, em que revestido de Pontifical a levou, acompanhado de todo o Clero de Villa-Viçosa, e Borba, que admoestando os seus Freguezes, forac devotamente acompanhar o Santo Lenho, e o Arcebispo concedeo muitas graças, e indulgencias a todos os que se acharao presentes naquelle acto.

Havia

Havia Deos obrado muitas maravilhas por efta infigne Reliquia, a qual o Duque fez collocar em huma Cruz de ouro, que tem de alto quasi hum covado, e os braços mais de meyo covado, guarnecida de diamantes rosas, e chapas, rubins, esmeraldas, safiras, e perolas. Ve-se o Santo Lenho pela face de diante por hum crystal, e pela outra lhe fica huma rede de ouro transparente: na face de diante tem na peanha huma esmeralda grande cabuchãa com as Armas Reaes, e sobrepolta com sua Coroa guarnecida de diamantes chapas, e ao pé hum rubim cabuchao: está a Cruz assentada em huma peanha de prata dourada quadrada, com quatro quartoens, em que entrao quatro tarrachas na chapa debaixo, sendo todos os sobrepostos de ouro, em que está engastada toda a pedraria, e a base he guaraccida com dez agoaçates de esmeraldas cabuchaens por modo de pyramides, com seis pyramides, de tres perolas cada huma, e ao redor da ultima facha tem quatorze perolas grandes, tudo de muita estimação, e grande valor, digno ornato para nelle se adorar a mayor Reliquia, em que se consummou a Redempção do genero humano. Esta Cruz tao ricamente ornada, como pessa pertencente à Capella Ducal de Villa-Viçosa, mandou a Magestade do nosso Augusto Rey entregar na dita Capella, quando no anno de 1736 com a sua Real grandeza, e prodigiosa devoçao, a enriqueceo com admiraveis pessas de prata, e ricos ornamentos, accrescen-

crescentando aos seus Capellães hum grande numero de outros mais, e Cantores, e Ministros, com que hoje he huma das em que se celebrao os Officios Divinos com mayor apparato, e pompa.

Querendo o Duque D. Theodosio perpetuar a sua devoçao para com os vindouros, ordenou deixar em Morgado este inestimavel thesouro. Pelo que estando em Villa-Viçosa passou em 16 de Novembro de 1593 huma Carta feita por Simao Pi-

nheiro, fellada com o Sello das suas Armas, que sobescreveo Rodrigo Rodrigues, seu Secretario. Instituîo o Duque hum novo Morgado, a que deu o titulo do Morgado da Cruz, mandando, que assim Prova num. 240. se chamasse sempre, dizendo: A primeira, e principal cousa, de que ordeno, e instituo este Morgado, he a Reliquia, que tenho do Santo Lenho da Cruz, em que Jesu Christo Nosso Senhor padeceo, &c. e da mesma maneira meto nelle o Espinho da Coroa de Christo Nosso Senhor, que tenho engastado em crystal, e ouro, para andar sempre nette. Depois vinculou os cinco contos de reis, que tinha de juro, por hum Padrao, que ElRey lhe dera por equivalente dos duzentos mil cruzados, que promettera ao Duque seu pay, a que ajuntou outras muitas propriedades de casas, e terras, que tinha em diversas partes, e a Tapada de Villa-Viçosa, que seu pay tomara na sua terça, com o mais, que ordenara no seu testamento, para que sosse vinculado, com que ficou o Morgado de huma grossa renda; e nelle tem effa

esta clausula, que diz: Em memoria da pouca idade, em que estive cativo, vinculo outro sim ao dito Morgado hum jaez de ouro, que o Xarife Muley Hamete me deu em Marrocos. E para fazer perpetuo o dito Morgado, que instituío no filho, que houvesse de lhe succeder na Casa de Bragança; declarou, que ainda no caso de ter mais filhos, ou filhas, não pudessem pertender revogação delle, em todo, ou em parte, por nenhuma causa, via, nem motivo, que pudessem allegar, ainda que dissessem, que pelo seu nascimento se revogava; porque os ditos bens erao mais, do que podiao caber na terça do Instituidor, e na legitima do successor do Morgado, ainda que nao houvesse outros bens patrimoniaes para as ditas legitimas. Porém que no caso de ter mais silhos, e netos, do que aquelle, que houver de succeder no Morgado; sem embargo de tudo ordenava, e era sua vontade, que fosse assim sirme, e valioso para sempre; mas que no caso, que ao tempo do seu falecimento nao houvesse outros bens livres mais, que os vinculados, entao o successor désse aos seus irmãos certa quantia dos rendimentos delle, sómente na sua vida: ficando sempre a posse, e propriedade no successor dos Morgados, e dos mais successores, para sempre. Com tudo, que achando-se bens livres fóra dos deste Morgado por seu falecimento, que por elles cada hum de seus silhos houvesse de ter legitima, ainda nao sendo grande, tanto, que excedesse de quatro mil cruzados, menhum:

nenhum delles teria acção de pedir nada dos bens vinculados, nem ainda da dita renda em sua vida. E tudo pedia a ElRey o confirmasse, sem embargo das Leys, e Ordenações do Reyno em contrario, e todas as mais disposições de Direito, e intelligencia dos Doutores. Poz-lhe de encargo duas Missas quotidianas, que applicava pela alma do Duque seu pay, e da Senhora D. Maria sua irmãa, e de presente pela vida da Senhora D. Catharina, e depois pela sua alma, e pela sua, e pelo Estado, e conservação da Casa; huma das quaes seria do Santissimo Sacramento, e outra da Cruz, que se diriao na Capella pelos Capellaes della: e que nao feriao os successores obrigados a dar conta, de que mandavaő dizer as Missas. Ordenou tambem por obrigação precisa, que os successores do Morgado, que pelo tempo adiante houvesse, o accrescentariao com mil cruzados de renda, que seriao unidos para sempre, ou em juro seguro, ou bens de raiz, sem que por isto pudessem pôr, nem renovar outras condições, ou encargos, dos que referia, de sorte, que o que succedesse neste Morgado, logo sicasse obrigado a lhe ajuntar a dita quantia de renda. para perpetuidade della, e nunca se poder extinguir, o instituîo com differentes vocações. Porque ordena primeiramente, que os successores da Casa, e Estado de Bragança, succedao para sempre neste Morgado, para que ande sempre nos possuidores della; e que no caso, que Deos nao permittisse, se

perdesse, de maneira, que nao a houvesse pessoa alguma por titulo de herança, e successão, conforme fora instituida a dita Casa, elle por todas as vias, que se pudessem imaginar, procurava, que este Morgado se nao pudesse perder, e acabar; e assim queria, e ordenava, que nelle succedesse qualquer descendente seu, que existisse, ou do Duque seu pay, e na falta delles os do Senhor Duque Dom Theodosio seu avo, e em deseito delles os do Senhor Duque D. Jayme seu visavô, qual fosse chegado em sangue ao ultimo possuidor; e nao havendo estes, os do Senhor Duque D. Fernando seu terceiro avô, e no caso de serem extinctos, os do Senhor Duque D. Fernando seu quarto avô, I. do nome, e em falta de todos os do Senhor D. Affonso, I. Duque de Bragança, seu quinto avô, aquelle, que pela tal linha se achar em lugar mais propinquo com o ultimo possuidor: reservando sempre poder elle alterar o modo da successão, se lhe parecesse. E nesta conformidade pedio a ElRey corroborasse esta sua vontade, o que ElRey satisfez confirmando a dita instituição, que encorporou em huma Carta, na qual de motu proprio, certa sciencia, poder Real, e absoluto, a confirmou da mesma maneira, que na instituição se continha, com todas as derogações, e condições apontadas, sem que pudesse ser ouvida pessoa alguma em qualquer causa, que allegasse, ou pudesse allegar, o que havia por seu serviço; e para que a dita instituição fosse Tom. VI. Zz

valiosa, derogou para isso, e houve por derogadas todas as Leys, Direitos, e Ordenações, que se declaravao na instituição, e tivessem o contrario, sem embargo do Livro II. da Ordenação, que dispoem o contrario. Foy passada esta Carta em Madrid a 4 de Fevereiro do anno de 1594. Esta foy a instituição do Morgado da Cruz, que o Duque Dom Theodosio unio à Casa de Bragança, ao qual seu filho, já depois de Rey, movido da obrigação, que naquella parte lhe corria do tempo, que possuira a Casa de Bragança, de que já entao era Administrador pelo Principe D. Affonso seu filho, lhe unio mil cruzados de renda, com effeito, por hum Decreto passado em Lisboa a 7 de Outubro de 1655, em virtude do qual os Doutores Antonio Tavares, Desembargador dos Aggravos, e Juiz dos Feitos da Coroa, e Fazenda, Desembargador, e Chanceller do Estado da Casa de Bragança, e Rodrigo Rodrigues de Lemos, Desembargador dos Aggravos, e da Junta da Fazenda da Casa de Bragança, como Procuradores del Rey, celebrarao huma Escritura publica de annexação de vinculo perpetuo da dita quantia, em 2 de Junho do anno de 1656. Desta sorte mostrou o Duque D. Theodosio qual era a vontade de accrescentar o patrimonio da Casa, e o animo, com que desejava ao mesmo tempo reger bem os seus Estados; para o que ElRey por hum Prova num. 241. Alvará passado em 2 de Junho de 1596, lhe confirmou por successão outro, de que fizera merce a

feu

feu pay o Duque D. Joao, o Senhor Rey D. Sebastiao a 2 de Janeiro de 1573, em que lhe concedia, que em todas as terras pertencentes ao Duque, os Mamposteiros dos Cativos, e da Trindade, pudessem ser eleitos para os cargos do Conselho.

Corria o anno de 1598 quando a 17 de Setembro faleceo ElRey D. Filippe II. a quem chamarao o Prudente, succedendolhe nos vastos Dominios, em que entrava tambem a usurpação de Portugal com as suas largas Conquistas, ElRey D. Filippe III. seu filho. Tanto, que sobio ao Throno, mandou o Duque à Corte Affonso de Lucena, Fidalgo da sua Casa, Commendador de Santiago de Monsarás na Ordem de Christo, e Secretario da Senhora D. Catharina, para de novo com D. Rodrigo de Lencastre se tratar o casamento do Duque, que erao os mesmos, que já no Reynado passado solicitarao este negocio. Escreverao a ElRey o Duque, e a Senhora D. Catharina: esta mesma Senhora o fez tambem à Emperatriz Maria, a quem era presente a negociação passada, e lhe foy muito propicia, tanto, que da sua parte para a conclusao do tratado do casamento do Duque com a Archiduqueza, escreveo à Infanta D. Isabel Clara Eugenia a tempo, em que já estava concertado o seu casamento com o Archiduque Alberto, e se lhes tinhao dado em dote os Estados de Flandes, para onde a Infanta estava para sazer jornada. Havia deixado tambem concertado ElRey Filippe as vodas Tom. VI. Zzii

del Rey seu silho com a Archiduqueza Margarida, que em 18 de Abril do anno seguinte de 1599 se esfeituarao, ficando desvanecidas tambem naquella Cafa as do Duque D. Theodosio. Nesta conformidade querendo ElRey tratar do casamento do Duque, lhe pareceo muito a proposito pelo parentesco, que com elle tinha, a Princeza Maria de Medicis, filha de Francisco, Grao Duque de Toscana, e de sua mulher a Grao Duqueza D. Joanna de Austria, filha do Emperador Fernando I. e prima com irmaa del Rey Filippe seu pay; e tratando esta materia com Francisco Guichiardini, que residia na Corte de Madrid por Embaixador do Grao Duque Fernando, que succedera naquelles Estados ao Grao Duque Francisco seu irmao no anno de 1587, lhe escreveo a Carta seguinte.

"Don Filippe por la gracia de Dios Rey de "Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, "de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, y de "las Indias, &c. Illustrissimo Gran Duque de Tospeana nuestro muy charo primo. El Duque de "Bragança tiene comigo muy allegado parentesco, por ser hijo de mi tia, prima hermana del Rey mi "Sesior, que aya gloria; por esta razon, y por la "grandeza, y antiguedad de su Casa, y por lo mu—, cho, que merece el Duque, y lo que yo le amo, "y estimo, tengo las causas, que se ven de mirar "por sus cosas, especialmente por lo que tanto to—, ca a su persona, como la de su casamiento; y avi-

" aviendo considerado juntamente el parentesco, , que tengo con la Princeza Maria vuestra sobri-,, na, me ha parecido, que estaria bien à ambas par-, tes casar al Duque con ella, de que tenia yo , muy gran contentamiento, assi por lo que toca ,, al Duque, como por lo que holgaria de tener por ,, a ca tal prenda vuestra, para regalarla, como es " razon: yo os ruego mucho considereis este nego-,, cio con el buen animo, que os merece mi volun-, tad. Del se ha tratado a ca por mi orden, por "Francisco Guichiardini vuestro Embaxador, que " vos poderá avisar, lo que yo lo estimaré: y tened , por cierto, que el hazerse esto, me annadirá mu-, cha afficion, y voluntad à la que os tengo; y hol-" garé de ver respuesta vuestra con la brevedad, y " de la manera, que confio, para que se pueda ir " adelante con esta platica, que tanto me toca. " sea Illustrissimo Gran Duque nuestro muy charo " primo nuestro Señor en vuestra continua guarda. "De Madrid a 17 de Enero de 1599.

O Grao Duque respondeo, que se achava embaraçado com outra pratica por ordem do Emperador, não destituindo a ElRey de esperanças, o qual estava inclinado a este tratado, em que se havia empenhado por satisfazer à Senhora D. Catharina, e pela grande estimação, que fazia do Duque: pelo que mandou participar à Emperatriz sua avó, pelo Marquez de Denia, a reposta do Grao Duque, para que ella entrasse neste negocio, o que

com effeito se vê da Carta, que ella escreveo a El-

Rey, que he a seguinte.

"Por via del Marquez de Denia entendi, lo , que el Gran Duque de Florencia ha respondido à , la Carta, que Vuestra Magestad le escriviò sobre , el casamiento del Duque de Bragança con su so-"brina, y como se escusa con dezir, que por orden " del Emperador mi hijo está embaraçado con otra ", platica, y que gustaria Vuestra Magestad de que "yo escriviesse al Emperador sobre ello, y tomasse ,, la mano, de suerte, que se encamine al buen es-" fecto deste negocio: yo lo hago de muy buena " gana, como hare siempre todo lo que Vuestra "Magestad tuviere contento, y es muy grande lo , que tengo de ver, que haze Vuestra Magestad , merced al Duque de Bragança, y à su Madre con , tantas veras, porque le han siempre de saber ser-,, vir, y reconocer a Vuestra Magestad, como quien ,, ellos son, y nadie puede desto tener mayor gusto, ,, y satisfacion, que yo. Aqui va mi Carta, y la " copia della, y Vuestra Magestad deve escrevir à , su tio en la misma conformidad, y essorzar el , negocio por todos los buenos medios, porque ", ninguna otra cosa conviene en esta materia más ,, al servicio de Vuestra Magestad: y si la otra pla-" tica es del Duque de Parma, no será bien, que , passe adelante, ni la aprovò ja más mi hermano, , que está en el Cielo, y por razon de estado, el "mejor modo de divertirla, y mas justo será tra-"tar

"tar Vuestra Magestad casar al de Parma adonde "le esté muy bien, como seria con hija del Archi-"duque Fernando, y significarselo luego con de-"monstracion de la buena voluntad, que Vuestra "Magestad le tiene, y del gusto, que Vuestra Ma-"gestad tendra de que se haga: y es cosa muy pu-"esta en razon, que Vuestra Magestad le haga es-"ta merced, porque la merece, y porque no seria "tener su Casa ariesgada, como la tuvo ha tan po-"cos dias llegando al punto de la muerte. Nu-"estro Sesior, &c. de Madrid.... de Mayo de "1599.

A que escreveo ao Emperador seu filho, dizia assim.

"El Señor Rey mi nieto desea mucho, que " el Duque de Bragança su primo, se case con la "Princeza Maria, sobrina del Gran Duque de Flo-" rencia, por entender, que es negocio este, que ,, estará bien a entrambas partes, y por el mucho "deudo, que tiene con el Duque, y los grandes , merecimientos de su persona, y Casa. Ha escri-,, to al Gran Duque muy afectuosamente sobre es-" ta materia, y tuvo agora la respuesta, que vereis " por la copia della, que va con esta, en que el "Gran Duque dize, que vós tuviestes por bien, que " se atendiese à otra platica, que será de mayor gus-"to suyo, suplicandole, que a esta cuenta se escu-" se de tratar de la del Duque de Bragança: y por-" que Su Magestad desea mucho, que esta aya ese-, cto.

, co, y no otra, mandome dar cuenta deste ne-"gocio, como de cosa de muy particular gusto " suyo, para que por mi via, que se sepa lo ten-, dra muy grande de que mostreis al Gran Duque, , que este será vuestro, y quanto acertara en venir " en esto por las grandes qualidades del Duque, y " de su Casa, y por lo mucho, que ElRey le ama, , y estima. Bien sabeis las muchas razones, que ,, hay para holgaros de concurrir en esto con lo que , vuestro sobrino tanto desea, y vos suplica, enten-"diendo, que se encaminará el negocio bien, y "brevemente con vuestra aprobacion, y favor. Yo ,, tendré grande gusto, de que sea assi con todas las ,, veras, y no me podreis agora dar otro mayor " contentamiento, porque es el Duque mi sobrino, "hijo de mi prima hermana, y ella, y el me han " siempre mostrado mucho amor, y no teneis por , a ca otros deudos, que mas os amen, ni que mas " os desean servir, que ellos, que son grandes ra-"zones, para holgaros de favorecerlos, y hazerles " siempre merced en todo, y mucho mas en mate-"ria, en que les va tanto.

"Y si por ventura la otra platica es del Du-", que de Parma, no penseis, que se le haze agravio ", en tratarse del Duque de Bragança, y no del, por-", que es cosa cierta, que el no casará alli, ni en ", otra parte contra el gusto del Rey, que lo tiene, ", que se haga lo del de Bragança, y lo tendrá de ", casar el de Parma en otra parte, que le esté muy ", bien.

"bien. Deseo, que en este negocio me mostreis "quan bien me pagais lo mucho, que os quiero, "haziendo luego en el todos los buenos officios con "el Gran Duque, que viereis, que seran del ese-"cto, que se pretende, y que me aviseis de lo que "muy particularmente hiziereis: assi os ruego, "y encomiendo con todo el encarecimiento, de "que puedo usar. Nuestro Señor, &c. De Ma-

", drid . . . de Mayo de 1599.

Mandou ElRey as copias das referidas Cartas à Senhora D. Catharina para assim lhe mostrar a vontade, e gosto, com que se interessava no casamento do Duque; porque este Principe soy de animo tao benigno, que mereceo ser conhecido pela denominação de Filippe o Bom, e em muitas occasioens expressou a inclinação, e affecto, com que estimava ao Duque de Bragança, reconhecendo os altos merecimentos de tao grande Casa; mas embaraçava-o a destreza dos Ministros, de que estava cercado, difficultando os negocios, que tocavao ao casamento do Duque, porque viviao assombrados da grandeza da Casa de Bragança; e todo o intento era pola em declinação, para que assim se fosse pondo mais distante o seu parentesco com a Casa Real. O que sobre este negociado se passou, nao chegou à nossa noticia; porém nao durou muito, porque neste mesmo anno de 1599 sendo declarado nullo pela Igreja o matrimonio, que ElRey Henrique IV. de França celebrara com Margarida de Tom.VI. Fran-Aaa

França, Duqueza de Valois, filha de Henrique II. Rey de França, com quem havia estado casado vinte e oito annos, sem que em todos elles tivesse successas; tanto, que soy dissolvido este matrimonio, os Ministros de França se interessaras em lhe tratar o casamento com a reserida Princeza Maria de Medices, com quem no anno seguinte se esfeituou; e supposto conseguio esta Princeza na Coroa daquella grande Monarchia mayor fortuna, nas a teve no resto da sua vida; porque sendo perseguida, e por evitar mayor fatalidade, se desterrou do Reyno, e passando, como nas podia imaginar, saleceo na Cidade de Colonia.

Era já publico na Europa o casamento del-Rey Henrique de França, que se veyo a celebrar a 27 de Dezembro do anno de 1600. E nao havendo outros semelhantes, em que pudessem concorrer as circunstancias, que erao necessarias para o Duque; ElRey D. Filippe, ou levado do amor, ou persuadido da politica dos que o dominavao, tomou huma resolução, que parecia nascida da propria vontade, e determinou de casar ao Duque de Bragança, assignandolhe por esposa huma filha do Condestavel de Castella, que estimando a fortuna desta grande alliança, como quem nao ignorava os negociados passados, agradeceo muito a ElRey a escolha, que fizera da sua Casa para dar mulher ao Duque de Bragança, a quem ElRey participou esta sua resolução, e à Senhora D. Catharina, nas Cartas seguintes. "Mui-

"Muito honrada D. Catharina tia. Vendo " eu o que por diversas vezes me tendes escrito so-, bre o casamento do Duque vosso filho, meu mui-"to amado, e prezado primo, e quam justo, e de-" vido he, que elle se nao dilate mais, assim por ", vosso contentamento, como pelo que nisso vay a " meu serviço, para o Duque ter successores na sua "Casa, que continuem, e accrescentem os mereci-"mentos della, fiz para isso eleiças de huma filha , do Condestavel meu primo, com quem entendo, , que o Duque terá o que para seu descanço lhe "convem, e vós o que deveis desejar, e querer, " para o poderdes tambem ter de o ver casado a seu " gosto. E de minha parte se propoz isto ao Con-, destavel, que o aceitou com muita satisfação, e , contentamento, e com conhecimento da merce, , que lhe eu nisso fazia; e os seus poderes para se , tratar das capitulações se esperao brevemente, , por serem já partidos. E de tudo isto vos quiz , avisar, para que com approvação vossa, e do Du-" que, se possa este negocio concluir, pois em ou-" tros sugeitos, que por vossa parte se propuzerao, , houve as dilações, e inconvenientes, que tereis , fabido. Pelo que receberey muito prazer, e fer-"viço de vós approvardes isto, que está tratado, " pela satisfação, que terey de se effeituar, por en-"tender, que he o que convem ao Duque, de cu-"jo bem, e accrescentamento eu terey sempre a "lembrança, que elle merece por vosso filho, e Tom. VI. Aaa ii

por si, para nesta occasiao, e nas mais lhe sazer todo o savor, e merce, que houver lugar. E elle poderá enviar os poderes necessarios as pessoas, que lhe parecer, para por sua parte se capitular com as que o Condestavel tiver nomeado. Escrita no Pardo a 7 de Novembro de 1600. E da propria mao dizia. Torno a repetir más el gusto, que terneis de ver casado al Duque mi primo, y me parece este negocio el que más conviene, y por tal le he escogido.

Ao Duque escreveo ElRey na fórma seguin-

te.

"Honrado Duque primo amigo. Eu ElRey ", vos envio muito saudar, como aquelle, que mui-"to amo, e prézo. Sobre vosso casamento escre-", vo a D. Catharina vossa mãy, minha muito ama-"da, e prezada tia, o que pela sua Carta vereis, , com que vos encommendo muito, que vos con-" formeis, e que entendaes, que pois eu fiz eleiçao , da filha do Condestavel meu primo, para vola ,, dar por mulher, deve ser o que vos convem pa-"ra vosto descanço, e contentamento, e para o ,, bem da vossa Casa, a que tive o principal respei-"to, pelo muito, que vos estimo, e quero; e nesta "occasiao, e em todas as que se vos offerecerem, "tocantes à vossa pessoa, e Casa, tende por certo, , que folgarey de vos fazer todo o favor, e merce, , que vos mereceis, e se vos deve por quem sois. "Escrita no Pardo a 7 de Novembro de 1600. Con-

Contava neste tempo o Duque D. Theodosio trinta e dous annos, e reflectindo a Senhora D. Catharina na precisao, que havia de seu filho tomar estado, e quaes seriad as negociações dos emulos da Casa de Bragança, senao aceitasse por espofa para o Duque huma filha do Condestavel de Castella, que El Rey escolhera, por ser huma das Casas mais antigas, e illustres daquelle Reyno, em quem concorriao muitas circunstancias, que a faziao benemerita da attenção dos Reys; e assim com hum total esquecimento dos negociados passados, e da razao, que concorria em o Duque seu filho, abraçou esta proposta com huma total satisfação ao gosto del Rey; porque lhe queria mostrar na sua subordinação, o quanto eltimava, que fosse a esposa do Duque nao a que ella podia querer, senao a que ElRey lhe elegera, para assim dissipar as nuvens, que a emulação tinha levantado com tanto prejuizo da sua Casa: a qual de nenhuma sorte se podia segurar, senao na successão de seus silhos, e de seus descendentes, para conservar o direito, que nao prescrevia o tempo; e só se perderia na falta da successao do Duque, a quem era indispensavel já retardar o estado, que agora com a vontade, que El-Rey mostrava naquella voda, se facilitara na sua propria escolha; e que duvidando esta, totalmente ficava impossibilitado seu filho a poder em sua vida esfeituallo: e com outras ponderações muy dignas do seu talento, e grande prudencia, respondeo a El-Rey

Rey logo, e o Duque, com as Cartas, que se se-guem.

SENHOR.

" Por esta Carta de V. Magestade de 7 do , presente, e por as regras, que V. Magestade foy , servido de accrescentar nella de sua Real mao, , vejo muito bem a boa vontade, que V. Magef-, tade tem de fazer em tudo merce a mim, e ao "Duque meu filho, e especialmente nas materias , de seu casamento, que além doutras razoens, me , era em parte devida, pois como sempre as puz , nas mãos del Rey meu Senhor, que Deos tem, , em sua vida, e depois nas de V. Magestade, de-, sejando tanto acertar com o serviço de V. Mages-"tade, como com o bem, e descanço do Duque; " e sendo este sempre o meu principal intento nos " sogeitos, que propuz, agora que vejo, que se ha "V. Magestade por melhor servido de nós, em o "Duque casar aonde V. Magestade manda; nao , posso querer outra cousa, nem deixar de ter mui-, to gosto deste negocio, e de beijar as Reaes mãos , de V. Magestade, assim por escolher pessoa de " taes qualidades, e de tanta satisfação de V. Ma-, gestade, como pelo que já por ordem de V. Ma-, gestade se tem tratado nesta materia; e por a lem-" brança, que V. Magestade me saz merce de me , dizer, que sempre ha de ter do Duque, por o que , elle merece por meu filho, e por si, para nesta " occa-

, occasiao, e nas mais lhe fazer todo o favor, e ,, merce, que houver lugar. Para o tempo de seu , casamento tivemos sempre em aberto nossas per-" tenções, de que se derao memoriaes, que V. Ma-" gestade mandou ver ha muitos dias: e ainda que " as razoens delles sao fundadas em grandes servi-" ços, e merecimentos; as minhas esperanças pen-, dem principalmente da Real grandeza, e libera-"lidade de V. Magestade, e do sim para que per-, tendo, que V. Magestade faça merce ao Duque, ,, e à sua Casa, que he para que elle, e seus succes-" sores possao melhor, e mais grandemente servir " a V. Magestade. Beijarey as Reaes mãos a V. " Magestade por nos mandar responder como mere-, cem estes meus intentos, para que assim se possa ,, concluir este negocio, do qual logo mandaremos "tratar por a ordem, que V. Magestade mandar, " que nelle se tenha, que nao pode deixar de ser a " que mais convem ao Duque, e à sua Casa. Deos " guarde a muito Catholica pessoa de V. Magesta-" de, como desejo. De Villa-Viçosa a 19 de No-" vembro de 1600.

A do Duque fielmente copiada, diz assim.

#### SENHOR.

"Vi a Carta, que V. Magestade escreveo à "Senhora D. Catharina minha mãy, juntamente "com esta de 7 do presente, que V. Magestade me

"fez merce de me escrever; e beijo as Reaes mãos "a V. Magestade por as muito grandes merces, que "Vossa Magestade nellas me saz, e promette, as "quaes sempre esperey da Real grandeza de Vossa "Magestade; e espero em Deos, que sempre as "hey de reconhecer, e servir a V. Magestade co-"mo devo. E ainda que ha tantas razoens para "eu ter toda satisfação deste negocio, a mayor de "todas he ser esta eleição seita por V. Magestade, "e ver, que se ha V. Magestade nisto por bem ser"vido de mim; e esta tenho por tão grande merce, "como consio, que sejão todas as que pertendo, "que V. Magestade me saça nesta occasião. Deos "guarde a Catholica pessoa de V. Magestade, de "Villa-Viçosa a 19 de Novembro de 1600.

Ajustou-se por ordem, e mandado delRey a voda do Duque D. Theodosio com Dona Anna de Velasco, silha de D. Joao de Velasco, VII. Condestavel de Castella, e Leao, Camereiro môr del-Rey Filippe III. e seu Copeiro môr, e do Conselho de Estado, e Presidente do de Italia, III. Duque de Frias, VIII. Conde de Haro, e de Castel-Novo, Senhor das Casas de Velasco, e dos sete Insantes de Lara; e da Duqueza D. Maria Giron, silha de D. Pedro Giron, I. Duque de Ossuna. Era esta Senhora parenta do Duque, por ser bisneta de D. Joao Assonio de Gusmao, IV. Duque de Medina-Sidonia, irmao da Duqueza de Bragança D. Leonor de Mendoça, mulher do Duque D. Jayme seu

seu segundo avô, com que ficavao sendo primos terceiros, e dentro no quarto grao de consanguinidade, e conforme o Direito Canonico necessitavao de dispensa da Sé Apostolica, que o Papa com esfeito lhes concedeo.

Haviao de se fazer em Valhadolid (onde estava entao a Corte de Castella) as capitulações deste matrimonio, por nella residir entao o Condestavel, para o que o Duque fez em Villa-Viçosa hum instrumento de procuração em publica fórma no anno Prova num. 242. de 1602 a 13 de Janeiro, em que outorgava o seu poder a D. Francisco de Sandoval e Roxas, Duque de Lerma, Marquez de Denia, Commendador môr de Castella, Sumilher de Corpus, e Estribeiro môr del Rey, e do seu Conselho de Estado, seu primeiro Ministro, e Valído, para poder ajustar o tratado do casamento com o Condestavel, pay da dita Senhora, onde diz a clausula seguinte: Por elle foy dito, que porque ElRey nosso Senhor tem ordenado, e he seu serviço, que elle case com a Excellentissima Senhora Dona Anna de Velasco, v.c. Forao testemunhas o Senhor D. Duarte, o Senhor D. Alexandre, e o Senhor D. Filippe, irmãos do Duque. Em virtude desta procuração se fizerão as capitulações na Cidade de Valhadolid, dotando El-Rey a D. Anna com cem mil cruzados, que em tanto se avaliou a merce (entre outras, que entao ElRey sez, que adiante declararemos) de poder mandar vir da India, por tempo de vinte annos, Tom. VI. Bbb

trezentos quintaes de drogas de certas especiarias, francos, e livres de direitos, os quaes diz, que começariao a correr depois da larga vida da Senhora D. Catharina, e quando fosse acabada outra licença, que o Duque tinha por tempo de seis annos. " E que além dos cem mil cruzados, que ElRey " lhe dera para augmento do dote, o Condestavel "ajuntava o preço, e valor das joyas, vestidos, e " pessas, que de presente possuia, que seriao avalia-,, das na fórma costumada: que o Condestavel à sua " custa a poria na raya do Reyno: que D. Inigo de " Velasco, Conde de Haro, seu irmao, a entrega-"ria ao Duque, onde chegariao pela manhãa a ho-" ra de poder ouvir Missa dentro de Portugal, e re-", ceberem as bençãos, e velações nupciaes. Obri-" gou-se o Duque por titulo de arrhas, e doação , propter nuptias, a dez mil ducados de moeda Cas-,, telhana; e que todos os bens, que se adquiris-" sem durante o matrimonio, seriao partiveis, com "declaração, que as dividas se haviao de pagar " do monte mayor: e que ao presente o Duque se ,, havia obrigado a pagar algumas dividas, que va-" leriao fessenta mil ciuzados, para que tinha des-" membrado as rendas das Villas de Ourem, e Por-" to de Moz, e que nao pudessem depois os herdei-, ros da dita Senhora pedir a referida desmembra-", çao, por se dizer fosse em prejuizo dos bens adqui-,, ridos; porque tanto, que fosse paga a dita quan-, tia, das rendas das ditas Villas, com as mais dos ,, outros

"outros Estados, e Morgados do Duque, e o que "dalli em diante se multiplicasse com elles, have"ria a sutura noiva a sua parte. E porque este con"trato era seito por dote, e arrhas, e nao por Car"ta de ametade, conforme as Leys de Portugal, se
"declarava, que nao seriao communicaveis os ca"pitaes, que agora tivessem, nem os que pelo tem"po adiante viessem, e adquirissem cada hum, por
"titulo particular de herança, manda, ou doação,
"porque os taes adquiridos por cada hum seriao

"proprios, e impartiveis.

"Declarou-se, que o Morgado, que o Du-,, que tinha instituido com o nome da Cruz, a cuja " successa chamava os que houvessem de succeder "nos Morgados antigos da Caía, com as claufulas , nelle declaradas, ficaria na sua observancia tudo ", o que nelle se otorgara; nao incorporando nelle ou-" tros bens de novo mais, que os que nelle estavao " expressados na escritura da fundação do dito Mor-, gado, porque o contrario seria prejudicar aos ou-, tros filhos, que esperava Deos lhe désse daquelle " matrimonio. Que o Duque daria em cada hum " anno à futura Duqueza tres mil cruzados para a ,, sua Camera, que o seu Thesoureiro pagaria aos ,, quarteis, sem que para isso fosse necessario novas ,, ordens do Duque, porque nas folhas se lançaria a ,, dita quantia, a qual era livre de toda a obrigação, ", dos seus vestidos, e gastos extraordinarios, rações, ", e ordenados dos criados, e criadas da fua Casa, e Tom.VI. ,, de Bbb ii

, de outras despezas semelhantes; porque todas haviao de ser por conta da fazenda do Duque. E , que no caso, o que Deos nao permittisse, faleces-" se o Duque, e querendo ficar em Portugal, lhe , assinou desde entao a Villa de Arrayolos com to-, dos os icus direitos, rendas, padroados, datas de " officios, com todo o dominio, que o Duque tinha, " para a gozar em sua vida, perseverando no estado , de viuva. E tambem teria no dito caso a tutoria , de seu filho em quanto fosse menor, com a clau-, fula, que chegando o tal caso de governar como , Tutora, e Administradora os Estados do succes-" sor da Casa de Bragança, nao poderiao ser admit-"tidas ao serviço do tal Senhor, ou Senhora, pes-" soas, que nao sejao naturaes do Reyno, nem se-"riao providas de juro, ou serventia, nos officios , da Casa, de fazenda, ou justiça, das terras dos seus " Estados, nem nas Alcaidarias môres de seus Cas-, tellos, ou Commendas, ou Beneficios dos seus Pa-" droados, e apresentação, senão naturaes do dito , Reyno, que actualmente fossem, ou houvessem 32 de ser criados da Casa, ou Vassallos della, o que 27 assim prometteria quando entrasse no dito governo, " e administração; e que no caso, de que naquelle , tempo fosse ainda a dita Senhora menor de vinte e cinco annos, pedia a ElRey, como Rey de , Portugal, suprisse, e a dispensasse para poder ter a 3 dita administração. Declarando-se porém, que se 3, acontecesse o tal caso de morrer o Duque sendo 22 Viva

", viva a Senhora D. Catharina sua may, e deixan-,, do filho fuccessor da Casa, e Estados, se lhe pe-"diria, e supplicaria como mãy, e Senhora de to-,, dos, e de tudo faça merce, e favor à Duqueza, , e a seu filho, de se querer encarregar da adminis-" tração, e governo da pessoa de seu neto, e de seus , Estados, da mesma sorte, que a tivera na meno-, ridade do Duque seu filho; e que pelo falecimen-, to da dita Senhora D. Catharina, entao poderia " entrar na dita administração a Duqueza viuva, e ,, exercitalla na fórma declarada no artigo acima re-" ferido. E com outras muitas clausulas, que se contém na escritura, se deu sim a este tratado, os quaes capitulos prometteo o Duque de Lerma, como Procurador do Duque de Bragança, cumprir, e guardar, como nelles se continhao, e os assinou em S. Lourenço o Real, no primeiro de Julho de 1602, em que forao testemunhas D. Joao Idiaques, o Conde de Niebla, D. Pedro Gonçalves de Mendoça, D. Joao Tarsis, depois Conde de Villa-Mediana, Ruy Mendes de Vasconcellos, D. Martim Affonso de Attaide, D. Pedro Franquera, e Miguel Rodrigues, Escrivao do numero do Escurial, que portou por sé. O Duque de Lerma, Marquez de Denia. O Condestavel depois em seu nome, e da Duqueza de Frias sua mulher, em Valhadolid a 7 de Julho do dito anno se obrigou por si, e pela Duqueza, e sua filha, a cumprir, e guardar tudo o que no dito contrato se estipulara, que testemunhou 2

nhou, e passou a publica fórma Braz Lopes Calderon, Escrivao publico por ElRey na dita Cidade, a que fora5 presentes, e testemunhas Dom Diogo Henriques de Gusmao, Conde de Alva de Liste: D. Henrique de Gusmao, Conde de Olivares; D. Francisco de Roxas e Sandoval, Marquez de Cea; D. Luiz de Cordova e Cardona, Conde de Cabra; D. Antonio de Velasco, Conde de Nieva; D. Manoel Alonso Peres de Gusmao o Bom, Conde de Niebla; D. Diogo de Zuniga, Marquez de la Banhesa; D. Francisco de Rojas, Marquez de Poça; D. Diogo Fernandes de Cabrera e Bobadilha, Conde de Chinchon; D. Francisco de los Cobos e de Luna, Marquez de Camaraça; D. Alvaro Manrique de Zuniga, Marquez de Villa-Manrique; D. Bernardino de Velasco; Dom Blasco de Aragaon; Joao Lopes de Zarate, Secretario de Sua Magestade; Fernao de Mattos, Secretario de Sua Magestade, assistentes na Corte. Este contrato, que por parte do Duque, e do Condestavel se apresentou a ElRey, o corroborou com authoridade, e poder Real, sendo encorporado em huma Carta seita em Valhadolid por Gabriel Correa a 30 de Mayo do anno de 1603, e sobescrita por Martim Affonso Mexia, Secretario de Estado.

Com a occasia deste casamento tomou El-Rey motivo para satisfazer a algumas das pertenções, que a Casa de Bragança tinha com a Coroa. Pelo que além da saculdade, e permissa dos vinte

annos,

annos, em que se avaliarao os cem mil cruzados do dote, que já fica referido, para poder mandar nave-gar da India Oriental para este Reyno cem quintaes de canella, e cem de cravo, e cem de nós, ou em seu lugar outros cem de cravo, isentos, e forros de direitos, a qual licença já o Duque tinha pa- Prova num. 244. ra depois da morte da Senhora D. Catharina por tempo de seis annos; e haver agora ElRey por Porva num. 245. bem serem vinte e seis annos, com declaração, que se o Duque falecesse sem estarem cumpridos, gozaria a dita merce a sua Casa até inteiramente completar o dito tempo com as mesmas clausulas, com que fora feita à Senhora D. Catharina, declarando El Rey na Portaria as mesmas clausulas, que se estipularao no contrato deste matrimonio, como fica dito, (depois no anno de 1638 se ampliou a mesma merce por outro tanto tempo ao Duque D. Joao o II.) fezlhe agora as merces do officio de Condestavel, que tinha em sua vida, para seu filho, e herdeiro da Casa de Bragança, duas vidas mais, que seriao as de seu neto, e bisneto, varoens herdeiros da mesma Casa, como consta da Portaria passada prova num. 246. pelo Secretario Pedralves Pereira a 15 de Abril do anno de 1602. Assim mais lhe sez doação de Vil- Prova num. 247. la de Conde de juro, e herdade, para elle, e todos seus filhos, netos, herdeiros, e successores, que se lhe seguissem, assim ascendentes, como descendentes, transversaes, e collateraes, machos, e semeas, em quem recahisse, e pertencesse a Casa de Bragan-

ça, com a jurisdicção Civel, e Crime, e seu Termo, da mesma maneira, que a possuira o Senhor Prova num. 24S. D. Duarte seu tio, e antes delle as Freiras de Santa Clara da dita Villa, que se vendeo ao Infante D. Duarte, avô do Duque, como se continha na Carta do dito Senhor D. Duarte: foy feita esta doaçao em Valhadolid por Francisco Pereira Vabo a 30 de Abril de 1602, sobescrita por Estevao da Ga-

Prova num. 249. ma. Depois por huma Carta declarou, que a jurisdicção da data dos officios da mesma Villa, erao de juro, e herdade, fóra da Ley Mental, da mesma sorte, que a teve o Senhor D. Duarte. Foy passada a Carta em Lisboa por Sebastiao Pereira a 5 de Março de 1604, que sobescreveo Joao da Costa. E

Prova num, 250. por outra da mesma data lhe soy concedido, que os Corregedores da Comarca do Porto, e quaesquer outros Ministros, que entravao em Correição em Villa do Conde, nao pudessem entrar mais nella, mas os seus Ouvidores sómente, da maneira, que o faziao nas outras suas terras, e isto em sua vida.

Prova num. 251. Por outra Carta feita no mesmo dia, lhe deu as datas, e provimentos dos officios de Villa de Conde de juro, e herdade, fóra da Ley Mental, e que as pessoas providas nos taes officios, usarias os Regimentos da Chancellaria do Duque, e os Tabaliaens poderiao usar os sinaes publicos, que costumavao, os quaes Regimentos seriao os mesmos; que se davao aos mais Officiaes na Chancellaria de S. Magef-

Prova num. 252. tade. Fezlhe tambem merce por outra Carta de lhe tirar

tirar por duas vezes fóra da Ley Mental as Villas de Monforte, Melgaço, Castro Laboreiro, Castello de Piçonha, Villa-Franca, e Nogueira, que forao dadas em dote ao Duque D. Theodosio seu avô, a qual Francisco Pereira de Vabo sez em Valhadolid a 30 de Outubro de 1602. Assim mais lhe fez merce da ametade da dizima nova do pescado de Azurara, Termo da Cidade do Porto, que o Duque tinha em sua vida, (tendo a outra ametade de juro fóra da Ley Mental) e que a houvesse de juro, e herdade, tirada duas vezes fóra da Ley Mental, como se vê da Carta seita em a Cidade de Prova num. 253. Valhadolid por Manoel Coelho a 20 de Mayo de 1602. E tambem da Portaria constava, que se o Duque quizesse seguir por justiça o direito, que pertendia ter na Villa de Guimaraens, e na Alcaidaria môr, e rendas della, e no Reguengo, que os Duques de Bragança seus antecessores tiverao com o titulo de Duques de Guimaraens, se lhe passariao Provisoens para poder demandar ordinariamente o Procurador da Coroa. E tambem se lhe passaria outra Provisao para que as causas, que o mesmo Procurador Regio tivesse movidas contra o Duque, sobre as dizimas de alguns pescados secos, se suspendessem no estado, em que se achassem, isto porém em vida do dito Duque, e de hum filho, ou filha, que nascesse do dito matrimonio: e no caso, que elle nao tivesse successao do dito matrimonio, duraria a mesma suspensao na vida do silho do Du-Tom. VI. Ccc

que, que fosse herdeiro da Casa de Bragança. Estas merces, que El Rey sez agora ao Duque D. Theodosio, nao erao sufficientes a cubrirem o direito, que a sua Casa tinha a outras muitas de grande importancia, que estavao incorporadas no patrimonio da

Coroa, elhe pertenciao.

Por este tempo havia já succedido em Parma Raynucio, Duque IV. daquelle Estado, primo com irmao do Duque D. Theodosio, e desejando muito ver sua tia a Senhora Dona Catharina, com quem teve huma muy respeitota corre pondencia, veyo à ligeira acompanhado de tres Gentis-homens, a saber: do Conde Fortunato, que na mesa lhe dava de beber; do Conde Populi, e do Conde Alberto, que o serviao de Cameristas; de hum Medico, hum chocarreiro, chamado Rolito, hum Correyo seu, e outro del Rey, e alguns criados de inferior categoria: na sua companhia vinha Dom Inigo de Cardenas, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, que por sua ordem acompanhava ao Duque de Parma. Chegou a Villa-Viçosa a 26 de Outubro do anno de 1601. Foy hospedado com grandeza de Principe, com amor de sobrinho de Sua Alteza, e com attenções de primo do Duque de Bragança. Quando chegou, o recebeo na sua Camera a Senhora D. Catharina, e offerecendolhe a primeira cadeira, elle a recusou, ficando Sua Alteza no meyo, e da parte direita o de Parma, e da esquerda o de Bragança. Era tarde, e aquella noi-

te comeo na Camera da Senhora Dona Catharina. Pozse a mesa na fórma costumada, que era entre a janella sobre o tanque do Jardim, e parede do Oratorio. Sentou-se a Senhora D. Catharina no primeiro lugar, e o Duque de Parma à sua mao direita, seguindo-selhe o Duque seu silho, e logo o Senhor D. Alexandre. Esta meta foy servida por Damas suas, e forao ellas, D. Francisca de Noronha, e D. Francisca de Castro: levavao os Moços da Camera as iguarias até à porta, e de fóra da porta servio o Mantieiro, e ahi estava o Veador, sem nenhum entrar dentro. Nos demais dias comeo com o Duque de Bragança em publico na fórma praticada naquella Casa, com Porteiros, Maceiros, Reys de Armas, e Officiaes da Casa. O modo, com que se sentarao à mesa, era debaixo do docel, em que estavao o Duque de Bragança, o de Parma, e o Senhor D. Alexandre, ficando o de Parma à sua direita, e o de Bragança à direita do de Parma. O Senhor D. Filippe nao comeo por se achar de cama molestado, e o Duque de Parma o soy logo visitar ao seu aposento. Na parte direita da mesa ficarao D. Inigo de Cardenas, D. Constantino de Bragança, e D. Francisco de Almeida. Para servirem a esta mesa se nomearao dous Mantieiros, e dous servidores de toalha; para o Duque de Parma foy o Mantieiro Nuno Machado, servidor de toalha Antonio Rodrigues, Couteiro môr; e Trinchante Pedro de Sousa de Brito; Copeiro pequeno Ni-Tom. VI. Ccc ii colao

colao da Veiga, que servia a ambos; e estando nomeado Fernando de Castro para servir de Copeiro môr, o nao exercitou, e ao Duque de Parma lhe deu de beber o Conde Fortunato, pelo motivo, que logo diremos. Ao Duque servio de Mantieiro Antonio de Figueiredo, de servidor de toalha Belchior Rodrigues, Escrivao da Fazenda, e de Trinchante Antonio de Sousa, e de Veador Pedro de Mello de Castro. Foy admiravel a magnificencia desta hospedagem, assim no apparato dos aposentos, como em tudo o mais; porque nos primeiros dias foy fervido na mesa com copas ricas, e diversas: no primeiro foy de ouro, e prata lavrada, no segundo de prata liza com pratos de crystal, e vidros singularissimos de Veneza, no terceiro com exquisita louça da China, nao menos estimavel pelo gosto, (entao muy rara) que os ricos metaes, sendo em todos a materia, e os guizados differentes, com abundancia de delicados doces, e frutas, havendo na mesa dous serviços de iguarias, a que hoje se chamao cubertas. Desta curta memoria se póde inferir qual feria a grandeza, e a profusao, com que foy hospedado, e a sua comitiva; e sem embargo de os Duques se tratarem com reciproca amisade, o Copeiro môr do de Bragança recusou servir ao de Parma; e a Senhora D. Catharina, que em tudo pertendia obsequiar ao sobrinho, lhe ordenou, que o fizesse, ao que replicou dizendo, que o Duque seu filho nao o obrigava a servir a outros Senho-

Senhores mais, que aos da Casa de Bragança, e nao aos de Parma; e resolutamente concluío, que Sua Alteza o poderia mandar ao Copeiro môr, por quanto elle já o nao era; e assim se dava por despedido, entendendo, que lhe nao era decoroso servir a outro Principe, que nao fosse o de Bragança, ou ao seu Rey. Deteve-se o Duque de Parma poucos dias, e no da fua partida almoçou com os mais Senhores na mesma fórma, que fica dito; e o Senhor D. Theotonio, Arcebispo de Evora, se assentou no topo da mesa, sómente por lhe assistir, o qual por andar mal tratado nao comia; e despedindo-se o Duque de Parma, foy muy obrigado aos carinhos

da tia, e às attenções dos primos.

Celebrados os contratos do matrimonio na fórma referida, se receberao por procuração, e no anno seguinte de 1603 passou a Duqueza D. Anna de Velasco a Portugal, acompanhada de D. Bernardino de Velasco, Conde de Haro, seu irmao, e de outros Fidalgos seus parentes. Havia de chegar a Badajoz com jornadas medidas, de que o Duque tinha noticia por diversos Correyos; e assim certificado, que a Duqueza havia de pernoitar na dita Cidade no dia 15 de Junho, no mesmo dia, que era hum Domingo, às quatro horas da tarde sahio de Villa-Viçosa. A Senhora D. Catharina o conduzio até a porta da camera, e depois de o Duque lhe beijar a mao, sahio acompanhado dos Senhores D. Duarte, D. Alexandre, Arcebispo de Evora.

Evora, e D. Filippe seus irmãos, e D. Constantino de Bragança seu tio, filho dos segundos Marquezes de Ferreira, e entrou em hum coche rico, e com elle seus irmãos, e tio, o qual era tirado por feis cavallos ruços Hespanhoes, levando outra muta dos mesmos para quando fosse necessario: seguiase o coche de Fernao de Sousa, seu Veador, com mais quatro coches, em que hiao alguns dos Officiaes, e Fidalgos da sua Casa, e Commendadores, com execllentes galas, collares ricos, e veneras de pedraria (e já se haviao adiantado dous coches da mesma comitiva.) Hiao muitos criados a cavallo, com muito luzimento, e sete cavallos à destra, e vinte e quatro Alabardeiros da sua guarda. O Duque hia vestido de gorgorao verde, guarnecido de ouro, e prata; o Senhor D. Duarte de gorgorao negro todo guarnecido; o Senhor Dom Alexandre com loba curta, e murça de gorgorao pardo, e o Senhor D. Filippe vestido de gorgorao verde com huma guarnição parda, e verde. Seguiao-se mais de cem pessoas montadas em bons cavallos, todos vestidos de gala, ajuntando-se pelo caminho continuamente gente, assim criados, que o seguiao, como Vassallos seus, e outra gente nobre, que estavao apparelhados para o acompanharem, e neste dia foy dormir a Villa-Boim, que he hum Castello seu, tres legoas distante de Villa-Viçosa, e huma de Elvas. No dia seguinte, que era segunda seira, foy o Duque à Igreja ouvir Missa acompanhado da fila

sua guarda, e dos Officiaes da Casa, e se confessou, e commungou, porque nenhum divertimento lhe embaraçou nunca a vida devota, que feguia. tarde do mesmo dia partirao de Villa-Boim pela posta os Senhores D. Duarte, e D. Filippe, acompanhados de tres Fidalgos do serviço do Duque com vestidos de gala, feitos para caminho com muito primor, e com diversidade hum do outro: passarao por Elvas, e entrarao em Badajoz, e visitarao a Duqueza da parte do Duque, e os Fidalgos lhe beijarao a mao, e o Senhor D. Duarte lhe dava a conhecer as pessoas, e qualidades dellas: acabada a visita, tornando a tomar a posta, se recolherao aonde estava o Duque. A Senhora D. Catharina mandou a Fernao de Castro, Fidalgo da Casa do Duque, e Veador de Sun Alteza, a visitar a Duqueza, tambem pela posta. No mesmo dia de tarde sahio o Duque de Villa-Boim para Ubeda, que era huma Quinta de Ruy Gomes de Azevedo, hum Fidalgo de Elvas, que morreo na batalha de Alcacer, a qual fica além da Cidade, aonde o Duque nao fazia tenção de entrar; e caminhando na mesma sórma, que sahira de Villa-Viçosa, hum quarto de legoa o encontrarao alguns Fidalgos da Cidade, o Provedor, Corregedor, Juiz de Fóra, os Vereadores, e outras pessoas principaes de Elvas. Já neste tempo o Duque, e o Senhor D. Alexandre, e D. Constantino, haviao largado o coche, e montado a cavallo, e receberao a todos com muito agrado, e chaman-

chamando-os para a sua ilharga, forao conversando, e por lhe pedirem muito, entrou na Cidade com a sua guarda: tanto, que sahio della, despedio os Fidalgos, e Ministros, que muito o recusarão, querendo acompanhallo até Ubeda, onde o Duque havia de ficar, e ahi vierao ter os Senhores D. Duarte, e D. Filippe. Na terça feira às cinco horas da manhãa montou o Duque, que hia vestido de gorgorao roxo bordado de ouro, e prata, em hum cavallo ruço rodado, com sella de veludo roxo guarnecida de ouro, e prata, e assim erao as cabeçadas, e mais jaezes. O Senhor D. Duarte hia vestido de negro com guarnições negras, e a fella de veludo negro, e tudo igual. O Senhor D. Filippe hia vestido de gorgorao azul bordado todo de ouro, e prata, montado em hum quartão ruço queimado, com sella, e guarnições conformes ao vestido. D. Constantino vestio de gorgorao lavrado, guarnecido a quatro guarnições estreitas, com botoens de ouro, calças de obra, collar esmaltado, chapeo negro com transelim, e plumas, e a sella do cavallo era de veludo negro com faxas, e estribos dourados, e fivellas da guarnição. Sahirão da Quinta para a ponte do Caya, que devide Portugal de Caftella, acompanhados dos Officiaes, e Fidalgos da sua Casa ricamente vestidos, com criados seus com differentes librés, e de numeroso acompanhamento da sua familia, que fazia huma vistosa pompa, e de outras muitas pessoas de qualidade, e nobres das Cida-

Cidades, e Villas da Provincia de Alentejo, por fazerem obsequio ao Duque, a quem todos desejavao servir. Acharao-se presentes mais de dous mil homens a cavallo, e mais de mil e quinhentos Vasfallos seus, e outra muita gente, que se ajuntou, que fazia huma grande multidao. Era este o lugar, que estava ajustado para esperar a Duqueza, e tendo passado menos de huma hora, o Duque cortezao, e amante, tanto que deu vista da sua comitiva, passou a ponte com o desejo de ver a Duqueza, nao fazendo memoria da capitulação, e contra a mesma ordem, que tinha dado, porque com muita pressa montou a cavallo, sem guarda, nem esperar pela comitiva, e sómente assistido de Fernao de Sousa, seu Veador, e Pedro de Sousa, que estava nomeado para com o mesmo ossicio servic a Duqueza. Encontrou o Duque ao Conde de Haro, irmao da Duqueza, que o vinha buscar, e sem se deter lhe fallou, e da mesma sorte aos mais Fidalgos Castelhanos, que acompanhavao a Duqueza, que erao D. Pedro Girao, Inquisidor de Toledo, D. Blasco de Aragao, D. Assemso de Velasco, Védor Geral das Galés de Hespanha, Dom Antonio de Velasco, Dom Filippe de Navarra, o Corregedor de Badajoz, e de todos foy applaudida a fineza, com que o Duque buscava a sua esposa, e tao medida pela sua prudencia, que nao faltou ao primor do galanteo, sem que o encontrasse a authoridade, que sempre conservou illesa. A Duqueza Tom. VI. Ddd

vinha em humas andas de veludo carmesim com pregaria dourada, e as guarnições da mesma sorte, e vestida de setim azul, e ouro, saya, e serrogoulo sobre comprido, tudo guarnecido a seis passamanes de ouro, e prata abertos, e toucada com fitas de prata, e azul: trazia comfigo D. Luiza de Velafco sua parenta, viuva de muita authoridade. O Duque veyo sempre conversando com a Duqueza até chegar à Quinta. Os Senhores D. Duarte, D. Filippe, e D. Constantino, tomando os lados, levarao ao Conde de Haro no meyo, seguindo-se todo o acompanhamento, a que se ajuntou o de Castella, e outra muita gente, que concorreo de sorte, que passavao de seis mil pessoas. Na ponte estava hum coche de veludo carmesim, todo guarnecido de passamanes de ouro, tirado por seis frizoens ruços queimados, e os cocheiros vestidos de cor carmesim, guarnecidos de passamanes de ouro, com chapeos na mesma fórma; diante do coche estavao humas andas rambem de veludo carmesim com passamanes de ouro, todas de vidraças crystallinas, e as mulas na mesma fórma guarnecidas, com outra parelha de reserva, da mesma sorte. Diante das andas hia huma faca ruça com filhao de veludo carmesim bordado de ouro, com gualdrapa na mesma fórma, e guarnições com chapas, e fivellas de prata dourada, lavrada com figuras de relevo, e adiante outra com silhao de veludo preto, com a bordadura da gualdrapa de chaparia de prata dourada, com.

com arreyos na mesma fórma, cubertas com capas das mesmas cores, bordadas como as gualdrapas. Os Liteireiros vestiao calções, e roupetas de veludo carmesim cuberto de passamanes de ouro, e chapeos do mesmo veludo, com passamanes, e plumas de cores, e da mesma sorte, que os Cocheiros do coche de Estado. Os que guiavao o coche do Duque vestiao calções de pano de Londres roxo apassamanados, juboens de Hollanda raxados de cores, vaqueiros de veludo carmesim guarnecidos de pasfamanes de ouro, chapeos de veludo da mesma cor, guarnecidos de passamanes de ouro com plumas de cores, espadas douradas com bainhas do mesmo veludo. Os moços da cavalhariça, que erao muitos, levavao vestidos calções, e roupetas de pano roxo, cubertos de passamanes de seda roxa, e amarella. Marchavao em ordem vinte e cinco coches, em que entravao os da Duqueza, e do Senhor D. Alexandre, duas liteiras, tres facas com filhoens ricos de prata sobredourada, muitos cavallos com jaezes, e adereços de grande preço, cubertos com telizes de veludo verde bordados, levados por Moços da Estribeira com huma espora na mao, os quaes saziao o numero de vinte e quatro, e levavao fardas de caminho de pano verde de Londres, guarnecidas todas de passamanes verdes, meyas verdes, çapatos negros, murcetas de fletro branco com colleirinhos de veludo roxo; hum chacorreiro vestido de calças de veludo roxo variado, com os golpes guarne-Tom. VI. Ddd ii

cidos de passamanes de cores, entresorros de setim amarello, meyas de seda amarellas, roupeta de veludo lavrado, capa de raxa, e gorra de veludo.

Hao sete Moços Fidalgos vestidos de calças de obra, com os brancos de veludo roxo variado, e guarcigao de morenillos de prata sobre pestanas de setim roxo picadas, e com antesorros de téla de prata, n'eyas de leda brancas, capatos de veludo branco golpeados, guarnecidos de morenillos de prara, juboens de téla de prata, couras de golpes, com a obra conforme a das calças, cintos de veludo negro guarnecidos de morenillos de ouro, com ferros dourados, boemios de setim preto com guarnição por fóra de faxas, e morenillos, forrados de téla branca, com gorras de veludo preto, e tranças guarnecidas de ouro, com plumas brancas, amarellas, roxas, e garçotas. Os Moços da Camera da Guardaroupa, que eraő dez, vestiaő calças de boa guarnição, assentadas sobre obra de veludo roxo variado, e as guardições sobre pestanas de setim amarello, e os moreaillos roxos, e brancos, com entreforros de setim emprensado roxo, meyas de seda, capatos de velado golpeados perfilados, e mangas de fetim, tudo da mesma cor, cubertas de morenillos de retroz roxo, e branco, roupetas de setim imprensado con faxas de veludo variado, e pestanas de setin pela borda com morenillos, cintos de veludo com ferros dourados, capas de raxa de Florença, forradas de setim preto imprensado, gorras de veludo

do negro com tranças bordadas, e plumas brancas, roxas, e amarellas, com suas garçotas, espadas douradas guarnecidas de veludo. O Guardaroupa, e Moço das chaves vestiao de negro, calças de obra, meyas de seda, capatos de veludo roxo, juboens de setim, roupetas de veludo guarnecido, capas de raxa tambem guarnecidas, gorras de veludo com touquilhas, e plumas, e espadas douradas. Vinte e quatro Moços da Camera vestiao calças de obra com passamanes roxos, e brancos sobre pestanas de setim amarello, meyas de seda da mesma cor, capatos de veludo amarello perfilados, mangas de setim da mesma cor emprensado, cubertas de morenillos de retroz roxo, e branco, roupetas de veludo negro, guarnecidas todas de passamanes negros a sarpao, cintos de veludo negro com ferros dourados, capas de raxa forradas de letim imprensado, gorras de veludo negro com tranças bordadas, e plumas brancas, roxas, e amarellas com sus garçotas. O Porteiro da Camera do Duque, e o da Camera da Duqueza vestiao calças de veludo negro, com entreforros de setim, meyas de seda da mesna cor, capatos negros, roupetas de veludo lavrado, gorras de veludo negro com touquilhas de veo, e capas de raxa. Hiao mais quatorze Reposteiros vestidos com calças de pano fino roxo, com passamanes pelas bordas dos golpes matizados de seda roxa, e amarella, com entreforros de tasetá amarello, meyas da mesma cor, capatos brancos, iuboens

juboens de hollanda de Italia com riscas das cores do uniforme, roupetas, e ferragoulos de pano vintedeseno, cintos negros, pespontados das mesmas cores com ferragem dourada, chapeos negros com tranças de setim, e caireis de cores, e plumas brancas, roxas, e amarellas. Dous Capellaes, que benziao a mesa, com lobas, capas, e barretes de raxa de Florença. Dez Moços da Capella vestidos de vintedeseno. Seis Musicos da Camera com calções de veludo lavrado, meyas, e capatos negros, roupetas de raxa, ferragoulos de vintedeseno, chapeos negros com veos. Dous Arautos, e Passavantes, com calças de veludo lavrado, roupetas, e ferragoulos de pano fino, chapeos, e cintos negros. Seis Porteiros da Cana com vestidos inteiros de vintedeseno; e o mesmo a dous Varredores. O Sephor D. Duarte levava a fua familia luzidamente vestida, a qual se compunha de Veador, Camereiro, Estribeiro, e Mestre Salla, Escrivao da cosinha, doze Pagens, e quatro da Camera, quatro Reposteiros, quatro Lacayos, hum Cosinheiro, dous Cocheiros, dous Moços de retrete, e hum chocarreiro. A do Senhor D. Alexandre se compunha de hum Fidalgo, seu Camereiro, hum Moço Fidalgo, oito Accrescentados, doze Moços da Camera, tres Musicos, hum Moço da Capella, tres Reposteiros, hum Varredor, e oito Lacayos. A do Senhor D. Filippe erao oito Moços da Camera, dous Reposteiros, dous Moços de retrete, e quatro Lacayos.

cayos. D. Constantino de Bragança, e seu irmao D. Joao de Bragança, Bispo de Viseu, que nao acompanhou ao Duque por sicar assistindo à Senhora D. Catharina, derao luzidas librés, conformes ao estado de cada hum, e todos estes Senhores seguindo ao Duque, derao librés de mayor custo no dia da entrada.

Nao havia o Senhor D. Alexandre, Arcebispo de Evora, acompanhado ao Duque à Raya, porque o esperava na Ermida da Quinta, na qual estava revestido de Pontifical, assentado em cadeira encostada ao Altar, e com elle em seus lugares D. Fr. Christovao da Fonseca, Bispo de Nicomedia, Presidente da sua Relação, Manoel Pessanha de Brito, Deao da Capella Ducal, e outras Dignidades da Sé de Evora, e Capellaes da Capella do Duque. A Ermida toda se via ornada com rica, e vistosa armação. Tanto, que os Duques chegarão à porta da Ermida, sendo já perto das tres horas da tarde, o Arcebispo se levantou, e descendo para o corpo da Igreja, botou agua benta aos Duques, e estando todos em pé ratificarao o Matrimonio por palavras de presente, por novo consentimento de approvação do Duque, e da Duqueza, em as mãos do Arcebispo; o que acabado, sobio ao Altar, e disse Missa rezada, que os Duques ouvirao de joelhos em sitial de borcado, e almosadas do mesmo. Ao Euangelho trouxe o Deao o Missal a beijar aos Duques, e a paz o Bispo de Nicomedia. Acabada a Missa,

Missa, foy o Senhor D. Alexandre cumprimentar a Duqueza, a qual se recolheo ao quarto, que lhe estava preparado, onde comeo só. O Duque jantou com seu cunhado, irmãos, e os Fidalgos Castelhanos.

Tendo todos acabado de comer, entrou a Duqueza no coche, e o Duque, que a levava à mao direita, e da parte dos cavallos o Conde de Haro. Os Senhores se repartirao por diversos coches, tomando cada hum no seu os Fidalgos Castelhanos, e D. Luiza de Velasco se mereo em huma liteira de veludo negro, guarnecida na mesma fórma, que para ella estava destinada. O Duque quiz tambem passar por fóra de Elvas, porém os Fidalgos, e Magistrados o esperavao: pelo que soy preciso atravessar a Cidade com todo o sequito, cuberto o coche com a guarda, que entao foy bem precisa pelo concurso, que era innumeravel, e pelas diversas danças, e folias, que os seguirao hum bom espaço fóra da Cidade; e as janellas das ruas, por onde passarao, estavao armadas, e em todos era grande o alvoroço, e satisfação de ver aos Duques. Huma legoa da Cidade merendarao, e pondo outra muta de frisoens, chegarao a Borba já noite, onde os esperava muita gente, que os haviao de acompanhar, com danças, e folias, e outros festejos galantes, e todas as Ordenanças estavao postas em ala, que se seguiao até Villa-Viçosa. Marchavao diante os Officiaes de Justiça, e as azemulas cuber-

cubertas com reposteiros bordados de azul com cabeçadas, e falsas redeas do mesmo. Os Bésteiros, e Caçadores vestiao de pano verde guarnecido, aos quaes já se tinha adiantado a recamera da Duqueza, que vinha em hum grande numero de azemulas com reposteiros azues com as Armas do Condestavel, e outras dos Fidalgos, que acompanhavao a Duqueza. Neste dia, que era dezasete, entrou muita gente Portugueza, e Hesparhola em Villa-Viçosa. O Aposentador do Duque soy para o Terreiro do Paço, e assentado em huma cadeira, com huma mesa diante cuberta, dava bilhetes de aposentadoria aos que chegavao para serem apofenta los, com criados para os encaminharem, tudo com huma notavel providencia para que nada faltasse aos hospedes, que erao muitos, e de diversas categorias; porque todos os que forao àquellas festas, erao accommodados, e tratados pela despeza do Duque. Oito Charameleiros com calções, roupetas, e capas de pano fino roxo, as capas com bindas de setim amarello, e mangas do mesmo, meyas da mesma cor, chapeos negros com transelim, e plumas das ditas cores, cintos de couro atamarados, pespontados de retroz com ferros prateados. Oito Trombetas vestidos com calções, e pelotes de pano roxo, capotes abertos do mesmo, tudo guarnecido com bandas de setim amarello, e pestanas brancas, botas brancas, cintos atamarados, chapeos negros com correas, e plumas da Tom. VI. Eee

mesm i cor: trombetas com bandeirolas de damasco amarello, e roxo, com as Armas do Duque bordadas, pendentes de cadeas de prata com as mesmas Armas de reievo. Cinco Atabaleiros, que vestiao na mesma sórma. Os Trombetas bastardas, que erao tres, vestiao calções de pano roxo apassamanados, pelotes de veludo roxo guarnecidos de pufsamanes de pata, ferragoulos de Londres roxos, chapeos conformes com plumas das mesmas cores, espadas douradas, montados em cavallos com sellas, e guarnições atamaradas. Dous Porteiros da Cana com ellas levantadas. Dous Porteiros com fuas maças de prata aos hombros, com cadeas de prata ao pescoço, de que pendiao as Armas do Duque abertas em medalhas, vestidos de preto a modo da Corte. Dous Arautos, e Passavantes com suas Cotas de Armas ricas. Dous Estribeiros, hum à brida, outro à gineta, em bons cavallos, e bem ajaezados, vestidos de veludo roxo variado com mangas de setim roxo, e ferragoulos de chamalote roxo forra do de tafetá, chapeos de tafetá, e espadas douradas. Os Moços de Estribeira com vestidos de Corte, calças de pano roxo com passamanes de seda amarella com entreforros de tasetá, canhoens de fetim amarello, meyas da mesma cor, çapatos brancos, ligas de tasetá roxo, e branco, juboens de Hollanda com riscas roxas, roupetas de pano fino da dita cor, guarnecidas a dous passamanes, talabartes, e bainhas atamaradas, espadas, e adagas doura-

douradas, chapeos pretos com transelins, e plumas das mesmas cores. Vinte e quatro Moços da Camera com tochas accesas, que hiao às Estribeiras do coche dos Duques. A Villa estava toda illuminada, e ornada com arcos triunsaes, seitos com grande sabrica de figuras bem vestidas, com districos, e emblemas, que alludiao aos Duques, com as suas Armas, e emprezas, com muita arte; em o alto de hum delles se lia esta Inscripção:

Ducissa Donna Anna Valascia Ad ingressum illius dedicat Villa-Viçosa Mense Junii anno M. DC. III.

Em outro se via tambem outra semelhante dedicaçao, que dizia:

> Duci Theodosio II. Ad ingressum illius Dedicat Villa-Viçosa Mense funio Anno M. DC. III.

A' porta, que chamao do No, formarao no frontispicio hum arco grande, e magnisico bem ornado, o qual se rematava com as Armas Reaes, e por baixo esta letra: Depois de Vos, Nos, alludindo à antiga empreza da Casa, de que usarao os Duques depois do Duque D. Jayme. Finalmente tudo era magnisico, e em tudo se via respirar huma semelhança da Casa Real. Entrou pela Villa o acontom. VI.

punhamento, e comiriva dos Duques, o que applaudiao os moradores não só da Villa, mas de muitas das Provincias, com festins, e danças, e outros divertimentos, com que se festejavão as vodas Reaes naquelle tempo. Tanto, que o coche do Duque entrou no Terreiro do Paço, o salvou o Cattello, que estava todo cheyo de bandeiras, com tres descargas de artilharia, e da mesma sorte todas as Companhias, que estavao guarnecendo a Villa. A Senhora D. Catharina sahio do seu quarto, depois do coche ter avançado mais do meyo do Terreiro, acompanhada de D. Joao de Bragança, Bispo de Viseu, seu primo, e de D. Francisco de Almeida, irmao do Bispo, filhos do segundo Marquez de Ferreira, com os criados, e Officiaes da sua casa, e chegou até quasi a porta da salla a tempo, que a Duqueza acabava de sobir as escadas, trazendo-a o Duque de huma mao, e o Conde de Haro da outra; e chegando à Senhora D. Catharina, se poz de joeihos, fazendo grande instancia para lhe beijar a mao, ella o reculou, e a levantou, abraçando-a com grande agrado, o Duque beijou a mao a sua may, e andando o acompanhamento, levoua Senhora D. Catharina a Duqueza à mao direita, e à sua esquerda o Duque, o Senhor D. Duarte dava o braço à Senhora D. Catharina: e tanto, que entrarao na Camera, ficarao em pé sobre o estrado debaixo do docel, onde logo as Damas, e todas as Senhoras, e mulheres dos Fidalgos da Casa lhe beijaraõ

jarao a mao, principiando primeiro pela Senhora D. Catharina. A Duqueza tinha junto a si huma Dama, que lhe hia dando a conhecer as Fidalgas, que chegavao, e acabado o beijamao, fahio o Duque com os Senhores, e Fidalgos para a falla, onde estava a mesa para cearem, o que o Duque sez em publico: a mesa estava posta ao comprido ao longo do docel, e da parte delle estavao cinco cadeiras de veludo carmesim, e huma de téla toda bordada, a qual estava no segundo lugar da mao esquerda: no primeiro lugar da esquerda se sentou o Conde de Haro, no segundo o Duque, no terceiro o Senhor D. Duarte, no quarto o Senhor Dom Alexandre, no quinto o Senhor D. Filippe, e no sexto o Bispo de Viseu. Nos topos da mesa, D. Pedro Girao, D. Blasco de Aragao, D. Antonio de Velasco, D. Filippe de Navarra, D. Assonso de Velasco, e D. Francisco de Almeida. Nesta occasiao o Duque convidou ao Conde de Haro com o seu prato para lavar as mãos, e assim ao mesmo tempo as lavarao juntos, lançando agua o seu Trichante, praticando-se no mais aquelle Real Ceremonial, que se usava quando o Duque comia em publico, o que se observou nos mais dias, em quanto o Conde de Haro nao voltou para Castella. Todo o tempo, que durava a mesa, tocavao as trombetas, e charamelas, a que acudiao danças. Durou muitas horas a cea, e foy preciso mandar parar com as iguarias, por ser já perto de tres horas da madrumadrugada. Acabada a cea, o Duque se despedio do Conde de Haro, e mais Fidalgos, e se recolheo para onde estava a Senhora D. Catharina com a Duqueza. Levarao os irmãos do Duque ao Conde de Haro ao seu quarto; e os Fidalgos, que vierao com elle de Castella, se recolherao aos aposen-

tos, que lhe estavao destinados.

No outro dia sahirao todos com novas, e excellentes galas, e apparecerao todas as familias de cada hum dos hospedes luzidamente vestidas, e tudo com grandeza, porque o Conde de Haro trazia oito Pagens com calças de veludo carmesim com passamanes de prata entresorros de téla de prata, juboens da mesma téla, couras de cordovao branco com passamanes de prata, forradas de tasetá carmesim, capas de veludo negro, forradas de téla de prata listada de ouro, e seda carmesim, com tres pasfamanes de prata pela borda, gorras de veludo com plumas brancas, e roxas, bordadas de prata. Dous Moços da Camera, Secretario, Camereiro, Estribeiro, Thesoureiro, Mordomo, dous Veadores, oito Alcaides das Villas do Condestavel seu pay, dous Aguasis da Corte, que vierao para os aposentarem, quatro Reposteiros, quatro Lacayos, hum Provedor, hum Neveiro, e vinte pessoas mais, entre Cosinheiros, e gente de serviço. Dom Pedro Girao trazia dez criados, D. Blasco de Aragao oito, D. Alonso de Velasco oito, D. Antonio de Velasco seis, D. Filippe de Navarra oito, todos com

com galas muy luzidas, de sorte, que a Duqueza trazia na sua companhia duzentas pessoas de cavallo, e oitenta azemulas de carga, em que entravao as da sua recamera, e dos mais particulares, e serviço, e dez coches. Neste dia, que se contavao 18 de Junho, sahio o Duque vestido de encarnado, bordado de ouro, e prata, com capa de veludo negro, forrada de setim encarnado, bordada de lavor miudo de prata, com notaveis pessas de diamantes na gorra. A Duqueza com vestido encarnado, saya de velilho de ouro emprensada, bordada de ouro, e prata, com collar, e cinto de pedraria. O Conde de Haro com calças, e coura amarella, guarnecido tudo de prata tirada, capa de veludo negro com o capello bordado de prata, e gorra de veludo negro com pessas de ouro cravadas de diamantes, com huma medalha tambem guarnecida de diamantes. Este foy o primeiro dia das festas, em que houve muitas danças com diversas invenções, e todas as pelsoas estavao vestidas com muito luzimento. Na noite se illuminou o Paço com tochas, e toda a Villa, a que se seguirao diversos artificios de sogo do ar, que durou largo tempo, a que deu fim huma descarga de artilharia do Castello, e mosquetaria dos Soldados, disparada toda ao mesmo tempo. No outro dia, que era quinta feira, houve Touros no Terreiro do Paço, os quaes tourearao dous Fidalgos da Caía do Duque, que erao muy destros, e destemidos. O Duque sahio neste dia vestido de branco

branco bordado de ouro, e prata, com capa de veludo negro, forrada de téla de prata, bordada de alcachofras de ouro: a Duqueza com faya, e vafquinha de téla de prata raxada, guarnecida de paffamanes de prata; entre as cousas preciosas, com que se adornava, lhe luzia hum sio de perolas, que tinha ao pescoço, de grande valor. O Conde de Haro vestio calças de setim branco com obra de seda branca, capa de veludo negro forrada de téla de prata, gorra negra com sentilho de pessas de ouro cravadas de diamantes, e medalha na mesma forma.

Entre as cousas, que engrandecerao em todo o tempo a Corte de Villa-Viçosa, he a celebre Tapada, (divertimento dos Duques) pela extensão do sitio, porque tem de largura, em muitas partes, huma legoa, e em nenhuma menos de meya, com muitos bosques, em que se vê muita caça grossa de porcos montezes, veados, e gamos, nao fallando na miuda, que he infinita, e todo o genero de passaros, com hum grande lago com seu bargantim, bellas casas de campo, Ermidas, e outras obras com bosques, que servem de divertimento, e engrandecem a Tapada, que os Duques faziao guardar com cuidado, para o que tinhao Couteiro môr, lugar, que occuparao sempre Fidalgos de qualidade, e hoje ainda se conserva na Casa dos Condes das Galveas. Desejou o Conde de Haro ver a Tapada, e por nao interromper as festas, com que se celebravao

vao os desposorios dos Duques, se determinou, que fosse sómente de manhãa, e com effeito forao os Senhores D. Duarte, e D. Filippe, e D. Constantino de Bragança, e todos os Fidalgos Hespanhoes, e muita gente, que os seguiao; e depois de observarem a magnificencia, se divertirao com a muita caça, a que fizerao diversos tiros, de que huns sorao bem succedidos, e outros mal, que servirao para a conversação: e recolhendo-se a jantar, foy o assumpto a fortuna dos tiros bem succedidos, e a desculpa do erro de outros, na desgraça da casualidade. Neste dia sahio o Duque vestido de amarello bordado de prata com o bohemio de setim negro, todo forrado de télas de prata bordada; e a Duqueza com faya, e vasquinha de setim amarello bordado todo de prata. O Conde de Haro vestio de campo, calças de obra com guarnições de setim branco, e verde, com quatro passamanes, capa com a mesma obra, chapeo negro com transelim de ouro com diamantes; e depois que se recolheo da Tapada, vestio calças negras de obra com entreforro de téla branca com passamanes de prata ao comprido, morenilhos do mesmo atravessados com botoens de ouro, e ambar, capa de veludo negro com seis guarnições, forrada de téla de prata, e o capello semeado de pessas de ouro, e ambar, gorra de veludo negro com plumas brancas, e negras com sentilho de ouro, e pelica de ambar. Na tarde houve bolatins, e depois huma mascara-Tom.VI. da

da a cavallo; e porque já era noite, estava o Terreiro todo cercado de tochas, e às luzes dellas fizerao huma escaramuça, e jugarao alcanzias; e no sim tomando cada hum sua tocha, fizerao outra escaramuça, e correrao parelhas, com que derao sim ao festim.

O Conde de Haro, que se achava divertido, e com gosto na companhia da Duqueza sua irmãa, lhe foy preciso largalla, por satisfazer à ordem, que trazia do Condestavel seu pay, de nao se deter mais, que tres dias, o que nao deixou de fazer huma grande impressao na saudade da irmãa, com aquelles affectos tao costumados nas despedidas, que facilmente sez perder logo a assistencia do esposo. O Conde de Haro sahio vestido de setim morado, bordado de ouro, e prata, com cifras, que continhao nas letras travadas o seu nome, e da Condessa D. Isabel Maria de Gusmao sua mulher. Tinha chapeo de tafetá negro com transilha negra, e plumas brancas; as espadas, que cingio todos estes dias, erao diversas, douradas, lavradas, etalabartes bordados conforme os vestidos, e alguns erao guarnecidos de perolas. Despedio-se do Duque, e mais Senhores com grande affecto, e expressoens, testemunhando o quanto a todos seria sempre obrigado. O Duque na vespera da despedida regalou ao Conde de Haro, e aos mais Fidalgos, mandandolhe diversas pessas de valor, e outros brincos de igual estimação pelo raro, e bom gosto; depois mandou

ao Conde hum bom tiro de frisoens ruços para o coche, com cubertas de pano roxo bordadas de amarello, para se lhe entregarem tanto, que chegasse à sua casa. Voltou tambem D. Luiza de Velasco, e as criadas, que vierao no serviço da Duqueza, (de que só ficarao quatro, sendo dezaseis) e todos satisfeitos das dadivas, e grandeza do trato, com que forao hospedados, se despedirao contentes. O Duque nao houve attenção, com que nao obrigasse ao cunhado. Ultimamente na mesma tarde mandou pela posta hum seu Moço Fidalgo acompanhado de dous Moços da Camera a visitallo ao caminho. Neste dia sahio o Duque vestido de negro com obra de cortado, calças, roupeta, e capa forrada de téla branca; e a Duqueza com saya, e vasquinha de setim preto picado, e riscado, com entreforros de téla branca, satisfazendo nesta demonstração às faudades do Conde. Continuavão os festejos, e na mesma tarde houve Touros, e na noite fogo do ar, com diversos artificios, com total differença do antecedente. No Domingo se vestio o Duque de pinhuella roxa, com calças, roupeta, e bohemio, tudo bordado de ouro, e prata; a Duqueza com saya de mangas da mesma cor, bordada, e à tarde com vasquinha amarella de setim lavrado de ouro, e sayo roxo na mesma sórma. Comeo o Duque neste dia com a Duqueza, e Senhores em publico; puzerao-se seis cadeiras, huma negra no meyo, outra de téla bordada, as mais de Tom. VI. Ffii

veludo carmesim: na primeira da mao esquerda estava o Senhor D. Duarte, na segunda o Duque, na terceira a Duqueza, na quarta a Senhora D. Catharina, na quinta o Senhor D. Alexandre, e na fexta o Senhor D. Filippe. Advirta-se, que estas cadeiras se contao pela situação do docel, em que os Duques nunca cederao o lugar. He de saber, como já temos por vezes referido, que os Duques de Bragança em tudo se serviao com a mesma formalidade, que na Casa Real se praticava; e assim quando comiao em publico se observava o mesmo, e para melhor instrucção referirey o modo, que na Casa de Bragança se usava nas occasioens, que os Duques comiao em publico, preeminencia tambem nao lida de outra, que nao fosse soberana. No principio da mesa, que estava debaixo do docel, sobia ao estrado, em que ella estava, o Deao da sua Capella com dous Capellaes a benzella, e assim o faziao no sim a dar graças a Deos: vinha o comer precedido de dous Porteiros da Cana, e logo dous Porteiros da Maça, e dous Arautos, e Passavantes com Cotas, os quaes todos depois de sazerem reverencia ao Duque, se apartavao para entrarem os que se seguiao. Vinha diante o Veador do Duque com sua insignia, que era huma cana da India com gastao, (na mesma fórma, que na Casa Real) o Mantieiro com prato, e jarro, o qual entregava ao Trinchante, que dava a agua às mãos aos Duques, e seus irmãos sómente, ou filhos; porque

que se tinha convidados, vinhao Moços da Camera com pratos, e jarros, e elles mesmo lhes davao agua às mãos: traziao os Moços da Camera o comer com a guarda do Duque, a qual se punha com as suas alabardas desde o aparador até perto da mesa, para affastarem a gente; os Moços Fidalgos estavao de joelhos junto à mesa; as Damas em pé fóra do estrado, e os Fidalgos galanteando-as, conforme o uso daquelle tempo. Quando a Senhora D. Catharina, ou a Duqueza haviao de beber, hia huma das Damas. Ao Duque dava de beber o seu Copeiro môr, e indo a pedir a copa, a trazia o Copeiro pequeno, e diante delles os Porteiros; e descobrindo a copa, dava a salva ao Copeiro môr, e feitas as reverencias, a entregava ao Copeiro pequeno, usando no pôr, e ti ar dos pratos a mesma eticheta, que na Casa Real, que escusamos reserir.

Era grande o concurso, que tinha acodido a Villa-Viçosa, levado da sama das sestas, porque os dias todos se passavao em gosto com a diversidade dos divertimentos; porque nem de dia, nem de noite havia descanço, porque as danças, e encamisadas os entretinha de novo, depois dos passatempos sesudos. Na tarde deste mesmo dia sahirao a cavallo os Senhores Dom Duarte, e D. Filippe, acompanhados de muitos Fidalgos da Casa do Duque, e de alguns dos accrescentados, todos com vistosas galas, montados em bons cavallos, e bem

ajaezados, e dando hum passeo na Villa, entrarao no Terreiro, onde depois de correrem parelhas, e fazerem algumas galantes escaramuças, acabando o acto, se dividirao, e muitos dos Fidalgos sahirao a passear para a parte do quarto das Damas, e sempre havia danças, de sorte, que o Terreiro do Paco estava chevo de toda a casta de gente. Concorriao nos seus coches, e cadeiras de mao as Senhoras, que occupavao as janellas do Paço, como mulheres dos Officiaes, e Fidalgos da Casa, e finalmente era huma vistosa, e divertida confusao aquelle Terreiro. O Duque estava muy satisfeito do geral applauso dos seus, porque o gosto passava além dos limites, por verem ser aquelle o meyo de se perpetuar a successão do Duque, que em tantas dilações tinha dado materia a largo assumpto: pelo que inventavao novos modos de applaudirem as vodas, e o Duque fez muitas, e largas merces nesta occasiao a muitos dos seus Vassallos. Perturbou toda a satisfação, e gosto hum incidente, que soy falecer na segunda feira, 23 do referido mez, a Senhora Dona Vicencia, Religiosa do Mosteiro das Chagas, com larga idade. Era filha do Duque D. Jayme, como em seu lugar referimos: pelo que o Duque se recolheo tres dias tomando luto, ordenando, que a sua Capella fosse a celebrar as Exequias no mesmo Mosteiro. No segundo dia o Senhor D. Alexandre lhe mandou fazer outro Officio, e no terceiro cantarao as Freiras o seu. Neste ulti-

ultimo dia, que era quarta feira, foy o Duque com seus irmãos visitar ao Bispo de Viseu D. Joao de Bragança seu tio, que estava no Palacio, em que tinha vivido a Duqueza D. Joanna mãy da Senhora D. Vicencia, e avô do Bispo, e seita esta visita

se suspendeo o luto no dia seguinte.

No dia 26 do referido mez continuarao as festas, e sendo sete horas da tarde entrou pelo Terreiro hum homem a cavallo vestido à Mourisca, e chegando à escada do Paço, mandou dizer ao Duque, que estava alli hum criado de huma Dama Estrangeira, que lhe désse sua Excellencia audiencia para lhe communicar hum recado. O Duque estava na salla grande sentado debaixo de docel com a Senhora D. Catharina, a Duqueza, e seus irmãos os Senhores D. Duarte, D. Alexandre, e D. Filippe; e da parte direita da falla estavao em alcatifas ao pé do estrado as Damas, Dónas, e Senhoras, que alli entravao; e da outra parte os Officiaes da Casa do Duque, que concedeo a licença ao Mouro, o qual entrando, e fazendo as cortezias conforme o que representava, disse ao Duque, que a Dama Estrangeira, que tinha chegado àquella Corte, lhe pedia licença para entrar nella: o Duque lhe respondeo por hum interprete, que podia entrar, e levando a reposta, em breve espaço de tempo entrarao pelo Terreiro do Paço vinte e quatro Cavalleiros vestidos à Mourisca, emparelhados de dous em dous, e a traz a Dama vestida à Mouris-

ca muy guarnecida de joyas, e pessas ricas, o rosto cuberto com hum veo, capatos lavrados de pedraria, sentada em hum silhao posto sobre hum bom cavallo, rodeada de doze Mouros, e a traz dous velhos montados a cavallo vestidos na mesma fórma, e nesta ordem chegarao ao Paço, aonde sómente sobio a Dama acompanhada dos dous Cavalleiros velhos; e chegando ao lugar, onde os Duques estavao, descubrio o rosto, e disse em huma larga Poesia o tempo, em que o Duque estivera cativo em Africa, e lhe lembrou as attenções, que lhe devera a Princeza Lela Maria, irmãa do Xarife, que lembrada do Real sangue, que o animava, lhe satisfaria agora valendo àquella Dama, a quem pertendiao obrigar contra vontade aceitasse esposo, devendo ser eleiçao sómente sua: pelo que lhe nomeasse dous Cavalleiros para em campo sustentarem, que era justo, que a Dama aceitasse antes esposo estrangeiro, a quem por sama vivia affeiçoada, do que o nacional, a quem por amor se nao sentia obrigada. O Duque lhe respondeo, que elle nomearia logo dous Cavalleiros, que defendessem a sua causa, e se despedirao na mesma fórma.

No dia 27 houve huma dança burlesca de mochachins, que eraő trinta e tres, todos vestidos de amarello com passamanes de guademecim dourado, vestidos ridiculamente, mas com arte, os quaes acompanhavaő hum carro triunsante, em que hia Bacco assentado com dous companheiros à mesa, cuber-

cuberta com huma parreira com uvas, tudo perfeito, ainda que ao brulesco, e com muitos instrumentos, e invenções, com que fizera huma agradavel farça. No seguinte, que era 28, às sete horas da tarde entrou no Terreiro do Paço o Senhor D. Duarte, e o Senhor D. Filippe, armados de armas brancas com calças imperiaes, e toneletes conformes, em dous cavallos em tudo iguaes, levando diante de si tres Moços Fidalgos a cavallo, dous delles com as celladas, com grandes plumas, metidas em duas hasteas, e outro levava hum Cartel escrito em huma taboa, precedidos de dous Porteiros de Maças, e dous Arautos, e Passavantes, tres trombetas bastardas, atabales, trombetas, e charamelas, todos a cavallo, acompanhados de sessenta Fidalgos vestidos de Corte, montados em bons cavallos ricamente ajaezados. Tanto, que entrarao no Terreiro pararao, e mandarao por hum dos Moços Fidalgos pedir licença ao Duque para fixarem o Cartel de desasso, que trazias; e porque o Duque o quiz ver, lho levou a mostrar o Moço Fidalgo, que o trazia, evisto pelo Duque, concedeo a licença, e levando a reposta caminharao todos, e chegando às escadas do Paço, se apeou o Moço Fidalgo, e fixou o Cartel na parede, que dizia:

"Os dous Cavalleiros nomeados pelo Excel-"lentissimo Principe D. Theodosio, segundo deste "nome, Duque de Bragança, e de Barcellos, pa-"ra defenderem a causa da fermosa Celindaxa, à Tom.VI. Ggg "inf"instancia da Princeza Lela Maria, irmãa do Xa"rife Muley Hamet, Emperador de Fez, e de
"Marrocos: dizem, que farao conhecer com ar"mas nas mãos a todos, que lhe quizerem provar
"o contrario, Domingo seis dias de Julho, às nove
"horas da noite, a tres botes de piques, e cinco gol"pes de espada, que he justo, que huma Dama
"aceite antes por esposo ao estrangeiro, a quem por
"fama se affeiçoou, que ao natural, a quem por
"amor se nao sente obrigada, com as condições
"seguintes:

"Quem lhe cahir da mao a espada, ou pique,

" perca o preço.

"Quem fizer reparo da espada, ou tirar esto-

"cada, perca o preço.

"Quem arrimar a mao à esbarra, ou der gol-"pe nella, perca o preço.

"Que os piques rotos abaixo da celada, pos-

"to que sejaő mais, naő ganhe preço.

" Que em igualdade ganhem preço os que fo-" rem rotos, mais altos, e o mesmo se entenderá " nos golpes da espada.

" Que ganhe preço quem desarmar alguma " peça do inimigo, assim de pique, como da espada.

"Que ganhe preço quem se aventurar na so-

" Que ganhe preço quem for mais galante.

"Que ganhe preço o que tirar melhor inven-"çaő.

Fixa-

Fixado o Cartel, os Senhores D. Duarte, e D. Filippe seguiras o Terreiro, e depois de sazerem as devidas cortezias à Senhora D. Catharina, à Duqueza, Duque, e ao Senhor D. Alexandre, que estavas nas janellas da camera, e ante-camera do Paço, e às Damas, e Dónas, que estavas nas da salla, se recolheras; e na noite houve no mesmo Terreiro do Paço hum sogo de diversos artificios com grande variedade, que durou por muito tempo.

No dia 29, em que se haviao de jogar as canas, às sete horas da tarde entrarao pelo Terreiro do Paço na fórma seguinte. Hia primeiro que tudo, hum homem a cavallo, que guiava os atabaleiros, nove trombetas, quatro charamelas, todos a cavallo, duas azemulas com as canas cubertas com reposteiros de veludo ricos, e bordados com as Armas do Duque. Seguiao-se vinte cavallos à mao, de dous em dous, bem ajaezados, os mais delles com adargas pendentes do arção, e mais quatro cavallos com telizes ricos com as Armas do Duque, que acompanhavao Moços da Estribeira. Hia logo Fernao de Sousa, Veador do Duque, em hum bom cavallo com a sua insignia na mao, apadrinhando a quadrilha do Senhor D. Duarte, e da parte esquerda D. Diogo de Mello, Estribeiro môr do Duque, que era seu companheiro, seguidos de dezoito Cavalleiros, de dous em dous, vestidos igualmente à Turca, com pelotes de gorgorao morado com lavores brancos, e gorgorao roxo lavrado de Tom. VI. Ggg ii ver-

verde com meyas mangas, com bedens de tafetá azul, com estrellas amarellas, e cadilhos amarellos, e azues, turbantes vermelhos, ornados de joyas, e plumas, e de diversas, e galantes invenções, os quaes levavao os arremeções póstos aos hombros com suas bandeiras. Seguia-se a quadrilha do Senhor D. Filippe, que levava vinte e dous cavallos à destra, muy bem concertados com excellentes jaezes, os mais delles com adargas penduradas do arção, e logo quatro cavallos com ricos telizes de brocado de varias cores, acompanhados dos Moços da Estribeira descubertos, e logo se seguia Pedro de Sousa, Veador da Duqueza, com a sua insignia na mao, apadrinhando ao Senhor D. Duarte, e Joao de Tovar Caminha da parte esquerda, que era seu companheiro. Seguiao-se dezoito Cavalleiros emparelhados, vestidos à Turca de damasco amarello, e roxo, com bedens brancos de escomilha com cadilhos roxos, e amarellos, turbantes vermelhos muy concertados, levando da mesma sorte os arremeções ao hombro com bandeiras; e seguindo a mesma ordem, entrarao no Terreiro do Paço por junto de Santo Agostinho, e indo ao longo das casas, que forao da Duqueza D. Joanna de Mendoça, se encaminharao às janellas do Paço, onde o Senhor D. Duarte, e seu companheiro D. Diogo de Mello, e depois todos os mais emparelhados de dous em dous, fizerao cortezias à Mourisca, primeiramente à Senhora D. Catharina, e Duqueza, que

que estavao ambas em huma janella, depois ao Duque, que estava em outra, seguindo-se ao Senhor D. Alexandre, ao Bispo de Viseu, e D. Constantino de Bragança, que estavao em outra, e ultimamente às Damas, e Dónas, que estavao nas da salla, e acabando de passar os que haviao de jogar as canas, que erao todos Fidalgos, e criados do Duque, se forao recolhendo pela parte da parede do jardim das Damas. Em quanto os da segunda quadrilha faziao as mesmas cortezias, esperou a outra, o que acabado, o Senhor Dom Duarte com o seu companheiro correrao a carreira com todos os mais do seu sio, e se recolherao ao seu posto, que era da parte do jardim. Depois seguio-se o Senhor D. Filippe, e seu companheiro, e os mais da mesma sorte, e se recolhiao ao seu posto, que era da parte do Mosteiro das Chagas. Estando já huns, e outros no seu posto, mudarao de cavallos, deixarao os bedens, e arremeções, e começarao o jogo das canas. Forao os primeiros o Senhor D. Filippe, e Joao de Tovar Caminha; seguia-se o Senhor D. Duarte com D. Diogo de Mello, e depois todos os mais em boa ordem se desensadarao bom espaço de tempo com grande gosto dos assistentes. Acabadas de jogar as canas, tomarao os bedens, e arremeções, e fizerao huma bem ideada escaramuça, e depois della tornarao a passar a carreira como no principio; e passando à parte do jardim, vierao unidos na mesma fórma, que na entrada, e se despedirac

dirao com outras cortezias feitas com grande garbo, e applauso dos circunstantes de hum tao bem

empregado dia.

No primeiro de Julho de tarde se correrao Touros, a que sahirao quatro Fidalgos da Casa do Duque, dous delles vestidos à Mourisca com arremeções, levando oito cavallos diante à destra, os outros dous Fidalgos à Hespanhola com rojoens, e o mais na mesma sórma; os touros entenderao com os cavallos, e serirao alguns, mas os Cavalleiros sizerao boas sortes, em que mostrarao destreza, e sciencia. No dia seguinte houve huma mascara de vinte e dous Cavalleiros, todos com vestidos brulescos com boa invenção, montados em excellentes cavallos, com jaezes muy ricos, e mochillas de téla, e grande numero de cavallos à destra: correrao carreiras, e em lugar de alcanzias usarao de laranjas, o que tudo fizerao com primor.

Havendo-se de satisfazer ao Torneo, que estava publicado, se armarao no Terreiro do Paço duas grandes tendas de campanha com grimpas, e galhardetes: a primeira era em sórma de pavilhao bem concertada de sedas para os mantenedores, e a outra para os aventureiros: entre huma, e outra havia huma palissada de comprimento de cincoenta e cinco palmos, e trinta e sete de largo, a esbarra tinha de comprido vinte e sete passos, sicando de cada parte assas de grades de paos lavrados atra-

vessa-

vessados com arte, e levantando em partes hum covado para tochas; a tea da esbarra, que era mais baixa alguma cousa, estava guarnecida de grades de bordo seitas a modo de gelozia, e tudo pintado com tal primor, que fazia huma agradavel vista. Ao redor da palissada, em igual distancia, estavao muitos candieiros para luzes, além de outras muitas, que allumeavao a praça. Junto da palissada havia hum theatro grande levantado, armado todo de damasco carmesim, com seu bosete cuberto na mesma sórma, e cadeiras para os Juizes do Torneo, e seus adjuntos, os quaes mandarao sixar o seguinte Edital.

"Aos seis dias do mez de Julho do anno de "1603 em Villa-Viçosa, no Terreiro do Paço do "Duque nosso Senhor, às nove horas da noite, esmotando suas Excellencias, a Duqueza nossa Senhor, ra, o Senhor D. Alexandre, e o Senhor D. Joao "de Bragança, Bispo da nobre Cidade de Viseu, "presentes, e estando no lugar para isso ordenado o "Senhor D. Constantino, Juiz do Torneo, e Pendro de Sousa, e Assonso de Lucena por seus administrativo, o qual soy aprazado para as ditas horas "pelo Senhor D. Duarte, e pelo Senhor D. Filip-"pe, irmãos do dito Senhor Duque, para defende-"rem a causa da fermosa Celindaxa.

Segurou primeiro a praça Joao de Tovar Caminha, Fidalgo da Casa do Duque, e Mestre de Campo. Sahirao os Senhores D. Duarte, e D. Fi-

lippe da porta, que chamavao das Casas novas. acompanhados de Joao de Tovar com a guarda de Alabardeiros, levando diante quatro tambores, e dous pifanos, vestidos com roupetas abertas pelas ilhargas, mangas, e calções de brocatel branco, e encarnado, meyas amarellas com ligas encarnadas, chapeos pretos com caireis, e cordoens de ouro, plumas brancas, amarellas, e encarnadas, e bandas de tafetá amarello. Levavaő adiante oito Mocos Fidalgos, todos vestidos com calças guarnecidas de passamanes de ouro, e prata, entresorros, e juboens de téla de ouro, e prata, meyas de seda, e çapatos de veludo, couras conformes às ditas calças, e bandas de tafetá amarello; quatro delles levavao cada hum huma cellada na mao com grandes plumas, os outros quatro levavao quatro espadas do Torneo, com guarnições douradas, e prateadas, e vinte e quatro Moços da Camera com tochas accesas nas mãos, vestidos com calças de setim guarnecidas, meyas de seda, capatos de veludo, mangas de setim imprensado guarnecidas de espeguilha, roupetas de veludo cubertas de passamanes. O Senhor D. Duarte hia vestido com calças roxas guarnecidas de passamanes de ouro, e prata, sobrepestanas de setim roxo, entreforros de téla roxa, çapatos brancos com fitas roxas, tonelete de seda roxa guarnecida de passamanes de ouro, armas pretas lavradas com laços, e ramos de ouro, a cellada com plumas roxas, brancas, e amarellas, com garçotas da

da mesma cor, acabando a plumagem com hum volante de prata, cujas pontas chegavao à meya perna, talabarte, e cinto de couro lavrado, e pespontado de branco com espeguilhas de ouro, e prata, pique com manga de téla roxa com franjoens de ouro, e retroz, com os serros dourados; e no braço esquerdo levava hum Escudo, em que se via pintado o Ceo com o orizonte da parte do Oriente muy claro, e sereno, e ao longe algumas Estrellas de ouro, quasi encubertas; e da parte do Occidente o orizonte escuro cheyo de Estrellas de prata muy luzidas, e no alto huma Estrella grande, e brilhante, com esta letra:

### Mane fugo, quas nocte duco.

Levava por Padrinho a Pedro de Mello de Castro,

Fidalgo da Casa do Duque.

O Senhor D. Filippe hia vestido com calças de encarnado nacar, bordadas de canotilho de ouro, e prata, com entresorros de téla de ouro, prata, e encarnado, meyas encarnadas, çapatos da mesma cor bordados de prata com sitas encarnadas, tonelete da mesma téla bordado consorme as calças, armas brancas gravadas de ouro, e na cellada levava plumas brancas, amarellas, e encarnadas, e bandeirinhas de tasetá das mesmas cores com huma esséra, e com hum volante de prata, cujas pontas chegavas até meya perna, espada com guarniças dourada, e prateada, esmaltada, talabarte, e Tom. VI.

cinto de coura de anta, pespontado de encarnado com espeguilhas de ouro, e prata, pique com serros dourados, e manga de téla de ouro, prata, e encarnado, e no braço esquerdo levava hum Escudo, em que se via a sua empreza, que era em campo verde huma Pederneira com hum Fuzil, e esta letra:

### Percussius excutit ignes.

Era seu Padrinho Antonio de Attaide Pinto, outro

Fidalgo authorisado da Casa do Duque.

Nesta sórma entrarao pelo Terreiro, e se encaminharao pela porta da palissada, e depois de darem volta à praça, se recolherao à sua tenda, donde logo sahirao, e se puzerao no posto de mantenedores com os piques amorados; e estando assim, entrarao na praça D. Diogo de Mello, D. Affonso de Noronha, Fernao Lobo de Mello, e Manoel de Andrade de Brito, Fidalgos da Casa do Duque, aventureiros, que se encaminharao à palissada em hum coche por modo de hum carro triunfante tirado por seis frizoens, trazendo por Padrinho a Antonio de Sousa de Abreu, os quaes vinhao conduzidos por hum tambor com seu pisano, vestidos de amarello com fitas da mesma cor, e dez pagens com tochas. D. Diogo de Mello, que se achava viuvo, vestio honestamente calças pardas guarnecidas de passamanes com entreforros, e meyas, tudo da mesma cor, capatos brancos, tonelete escuro, armas brancas, e na cellada plumas brancas, pardas,

pardas, e negras, e sem empreza. D. Assonso de Noronha trazia calças de setim azul, e encarnado, guarnecidas com entresorros de setim azul com passamanes de ouro, e prata, tonelete azul, e encarnado com passamanes de ouro, e prata, armas brancas com plumas de varias cores, e no braço esquerdo Escudo, em que se via em campo branco huma Hydra de sete cabeças com huma dellas cortada, e outra, que nascia no mesmo lugar, e a letra seguinte:

Quando cuidei, que acabavao Tormentos, penas, e dores, Entao me nascem mayores.

Fernao Lobo hia vestido com calças de cor azul, e amarello, com passamanes das mesmas cores, entreforros conformes, armas brancas, e na cellada plumas brancas, e azues, e no Escudo hum Campo verde, e no alto huma fogueira ardendo, e dentro huma Salamandra viva, com esta letra:

### Spiritus intùs alit.

Manoel de Andrade levava calças de passamanes de ouro, e preto, com entreforros de téla de ouro, prata, e amarello, meyas, e çapatos brancos, plumas das mesmas cores na cellada, e argentaria de ouro, e no Escudo hum Ceo sereno com duas Estrellas de ouro, com esta letra:

Las Estrellas de mi Cielo No se conocen nel suelo.

Tom. VI.

Hhh ii

To-

Todos traziao lanças, e espadas de torneo com as guarnições prateadas, e dando volta à praça, bus-

carao o lugar dos aventureiros.

Seguio-se logo Fernao de Castro, Veador de Sua Alteza, sendo seu Padrinho André Angerino, com huma companhia de Arcabuzeiros de pé, com que marchava; vestia calças Tudescas amarellas, de que os golpes erao guarnecidos de rendas de ouro com entreforros amarellos, meyas da mesma cor, capatos brancos, armas brancas, e na cellada plumas de muitas cores com argentaria de ouro, e por empreza pintado no Escudo hum Ceo repartido em tres terços, com dous riscos de ouro, e por baixo humas nuvens claras com hum L grande de ouro; levava na mao direita hum pique com manga amarella guarnecido de rendas, e franjas de ouro, espada com guarnição prateada, e seis pagens com tochas, dous tambores, e hum pifano; e depois de ter comprido com as ceremonias, foy para o posto dos aventureiros.

Entrou depois na praça Fernao de Sousa, Veador do Duque; Manoel da Fonseca, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, e Antonio Correa da Costa, trazendo por Padrinho a D. Manoel de Lacerda, Fidalgo da Casa de Sua Magestade: vinhao vestidos à Tudesca com calças de golpes de tasetá verde com passamanes de ouro, e prata, entresorros de telilha de ouro, meyas amarellas, çapatos brancos, toneletes quarteados de tasetá verde, e telilha

de ouro, e verde, celladas com plumas brancas, verdes, e amarellas, com argentaria de ouro, venabulos guarnecidos de veludo com ferros, e cravação dourada. Oito pagens com tochas vestidos com calças de tecidos verdes, e amarellos, roupetas de veludo variado das mesmas cores, dous tambores, e hum pisano, vestidos com calças Tudescas, roupetas verdes com passamanes amarellos, chapeos de tasetá quarteados de verde, e amarello, e por empreza, que servia a todos desta quadrilha (a qual levava diante hum pagem pintada no Escudo) era hum Campo verde, e nelle algumas arvores, e hum grande sogo apartado dellas, com esta letra.

### Urimur igne pari.

E marchando a pé derao volta à praça, e forao oc-

cupar o lugar dos aventureiros.

Seguio-se huma nuvem de varias cores, que rompendo-se lançou de si os aventureiros Joao de Sousa da Cunha, e Simao Freire Pereira, Fidalgos da Casa do Duque, trazendo por Padrinho a Belchior de Goes do Rego, a qual immediatamente se abrazou em sogo. Joao de Sousa vinha vestido com calças de obra de setim azul, guarnecidas de morenilhos azues, e aleonados, entresorros de téla de ouro, e azul, meyas da mesma cor, e çapatos brancos, tonelete de tasetá azul com guarnição de passamanes de ouro, e prata, armas brancas, e na cella-

cellada com plumas brancas, amarellas, e roxas, e no Escudo por empreza, em campo vermelho, huma sigura de Homem vivo com azas, e hum volante verde lançado por algumas partes, e na mao huma espada nua levantada, olhando para huma esféra de ouro, que estava no mais alto do Escudo, tendo os pés juntos a outras duas esféras, huma despedaçada, e outra derribada, com a letra:

Por esta deshize ciento, Pero si oy cien mil tuviera Por ella las deshiziera.

Simao Freire vestia calças de passamanes de prata, e roxo, entresorros brancos com meyas, e çapatos brancos, tonelete de tasetá branco, guarnecido dos mesmos passamanes, armas brancas, e na cellada guarnecida de ouro, plumas de diversas cores, e no Escudo em campo verde hum tronco de huma arvore arreigada na terra com poucos ramos, e hum delles quebrado, e em cima hum Genio ventando, virado para cima, e soprando para huma esséra de ouro, que estava no alto, e ao pé do tronco esta letra:

De tao fundada esperança, A custa de meu tormento, Sey que todas leva o vento.

Vinhao armados com lanças, e espadas de torneo, com guarnições prateadas, acompanhados com qua-

tro pagens com tochas; e dando volta à praça, como os mais, buscarao o posto dos aventureiros.

Deu-se principio ao combate, sendo omantenedor o Senhor D. Duarte com o aventureiro D. Diogo de Mello, e a nenhum se julgou o premio, porque ambos passarao os cinco golpes da espada. Seguio-se o Senhor D. Filippe mantenedor com o aventureiro D. Affonso de Noronha, e tambem nao se julgou a nenhum o premio pelo mesmo motivo. Combateo outra vez o Senhor D. Duarte com o aventureiro Fernao Lobo, e tambem se nao julgou premio pela mesma causa referida. Seguio-se o Senhor D. Filippe com o aventureiro Manoel de Andrade, e a este se julgou o premio, que soy humas luvas de ambar. Tornou a contender o Senhor D. Duarte com o aventureiro Fernao de Castro, e se julgou o premio ao Senhor D. Duarte, e soy hum cocar de plumas.

Neste tempo chegarao à praça seis Cavalleiros encantados, que vinhao em huma Torre, puxada por huma serpe ardendo em sogo, e ao mesmo tempo a Torre, que desparava muitos tiros; e
antes de entrarem na palissada, mandarao por hum
Anao, que vinha sobre a serpe, pedir licença ao
Duque por hum papel para entrarem na estacada,
o qual o Duque mandou, que se lesse em voz alta,

e fielmente transcrito dizia assim.

"Excellentissimo Principe. Na Grãa Breta-", tanha, famosa pelos esforçados Cavalleiros, que "fem-

" sempre creou, e pelos grandes seitos, e estranhas , aventuras, que pelas armas nella se acabarao, soy , muy conhecida em tempo do valeroso, e ainda "esperado hoje Rey Artur, a sábia Brisenda, de , cuja sciencia, e conhecimento das cousas suturas, ", nao ha para que se diga nada a V. Excellencia; ", porque a palreira fama o tem bem divulgado de " tantos annos a esta parte, por tudo quanto rodea ,, o Febeo carro. Esta foy amparo dos Cavalleiros ,, andantes, que no seu tempo tanto florecerao na-" quella Provincia, e total destruição de tantos mal ,, intencionados Nigromanticos, como nella houve. " Cujo fundamento era opprimir a virtude, e esfor-"ço dos bons, e assinalados Cavalleiros, com a for-"ça, e engano de suas artes, e por esta virtude tao ,, querida de todos, que ainda hoje chorao sua au-" sencia os montes, valles, pedras, e rios de todo ", aquelle grao Reyno. Tendo pois vivido largos " annos, e entendendo quam perto estava do der-"radeiro, naquella Torre, que V. Excellencia vê ", presente nesta insigne praça, a qual tinha edificado ", no mais levantado monte, que por aquellas partes " se conhece, ordenou sua sepultura, com tal arte, " que estando cerrada, dentro, se tem por certo, " que ainda vive, e nella espera o final juizo. E re-" colhendo-se nesta Torre com seis Cavalleiros, os " mais esforçados de toda Bretanha, se meteo na ,, dita sepultura, a qual ainda nao foy cerrada, quan-, do os Cavalleiros ficarao na mesma Torre encan-, tados,

, tados, fem algum conhecimento de sua prizao, , nem lembrança de cousas passadas. Deixou Bri-, senda na sepultura hum letreiro, o qual diz, que " entao fe acabará o encantamento, quando mo-" vendo-se per si a mesma Torre, passar o Oceano, , evier passar à Hespanha na Corte de hum grande " Principe; porque para fazer mais solemnes as ses-,, tas do seu ditoso casamento, do qual ella pela ob-", servação das Estrellas tinha alcançado, que viriao ", grandissimas prosperidades à mesma Hespanha, e " ao Mundo todo, queria guardar alli estes Caval-"leiros. Havendo pois tanto tempo, que a profecia , do letreiro estava sem cumprirse, ha poucos dias, , que a Torre se moveo, e passando o mar, e gran-" de parte de Hespanha, he chegada por força de " encantamento de Brijenda a esta Corte, e os Ca-, valleiros encantados, que nella vem cobrando " seus sentidos, tem entendido, que V. Excellen-", cia he aquelle felicissimo Principe de quem a sá-" bia prognosticou tantas bemaventuranças; e as , festas do seu casamento, sao as para que ella os "teve guardados tao largos annos; e assim desejan-" do pôr em esfeito a tenção, com que Brisenda os " encantou, tem sabido, que dous Cavalleiros di-" ante de V. Excellencia, sustentao hoje, a quem " lho quizer contradizer, que he justo, que huma "Dama aceite antes por esposo o estrangeiro, a " quem por fama se affeiçoou, que ao natural, a " quem por amor se nao sente obligada; e determi-Tom. VI. , nan"nando fazerlhe conhecer o contrario pelas armas, "dandolhe V. Excellencia licença, que com elles "façao campo, e mandandolho fegurar, como nas "Cortes de femelhantes Principes se costuma.

A cabada de ler esta supplica, o Duque respondeo, que lhe concedia a licença; entao entrarao, e de clararao primeiro aos Juizes os seus nomes, indo em duas fileiras, a saber: na primeira Christovao de Brito Pereira, Ruy de Sousa Pereira, e Francisco de Lucena; e na outra D. Christovao de Noronha, Jorge da Cunha de Castellobranco, e Heitor de Figueiredo de Brito, todos Fidalgos da Casa do Duque, trazendo por Padrinho a Rodrigo Rodrigues, Secretario do melmo Senhor, e a Pedro de Abreu da Sylva, e Joao Mexia. Vestiao os seis aventureiros encantados calças de golpes de telilha branca com listas de ouro, prata, e encarnado, entreforros de telilha de ouro encarnada, meyas da mesma cor, çapatos brancos, armas brancas lavradas de ouro, e encarnado, e nas celladas plumas de varias cores, semeadas de ouro, piques com mangas de veludo encarnado com franjas de ouro, e seda, espadas de córte com guarnições douradas, e lavradas, talabartes, e cintos de couro, com morenilhos de ouro, e prata. Acompanhavao-nos oito pagens com tochas, e mais seis, que lhe levavao as espadas do torneo, e hiao vestidos com calças de tecidos, e roupetas de veludo. Christovao de Brito levava por empreza no Escudo em campo verde huma Argola

gola de ferro, de que pendiao muitas cadeas atadas com outras, com esta letra:

Vincula firmantur plus veterata novit.

Ruy de Sousa levava no Escudo pintado o Mar, e huma Nao com as vélas metidas, e a letra, que dizia:

### Inter vitæ, mortisque vias.

Francisco de Lucena levava por empreza sobre a cellada em huma verga de serro dourada hum globo Celeste, que hia gyrando, e nelle hum Sol de ouro à contrario motu em Zodiaco, e sobre elle huma bandeira branca, com esta letra:

#### Contrarius evehor Orbi.

D. Christovao de Noronha tinha pintado no Escudo o Mar empolado, e a huma parte hum grande rochedo, e na outra huma praya chea de arvoredos, e verdura, e no meyo das ondas tres homens nadando, e por cima esta letra:

#### Durate.

Jorge da Cunha tinha no Escudo em campo branco huma Escada levantada, pela qual sobia hum homem, com esta letra:

### Em que pez a todo o Mundo.

E Heitor de Figueiredo levava sobre o peito das Tom.VI.

armas, que vestia, a Cruz de S. Joao de Malta, de que era Cavalleiro, e no espaldar outra, e da parte direita da Cruz do peito hum Leao de ouro, e da esquerda outro, e da boca do Leao da direita sahia huma letra, que dizia:

Ora es esta la ocasion Para ser javorecido De tu valor conocido.

E depois dos seis Cavalleiros haverem dado volta à praça, na fórma já referida, buscarao o posto dos aventureiros, e se começou o combate. O Senhor D. Duarte combateo com o aventureiro Manoel da Fonseca, e se julgou de premio ao Senhor D. Duarte hum annel com huma boa esmeralda. O aventureiro Antonio Correa combateo com o Senhor D. Filippe, ao qual se lhe julgou hum annel de rubis. Joao de Sousa aventureiro combateo com o Senhor D. Duarte, e se julgou a este de premio huma bolsa de agulha de ouro, e seda. E combateo o aventureiro Simao Freire com o Senhor D. Filippe, e se nao julgou o premio por ficarem iguaes, e sem ventagem hum ao outro. Jorge da Cuaha combateo com o Senhor D. Duarte, e nenhum teve premio por passarem os cinco golpes da espada. Francisco de Lucena combateo com o Senhor D. Filippe, e este teve o premio, que soy huma bolsa de agulha de ouro, e seda. Heitor de Figueiredo combateo com o Senhor D. Duarte, e se jul-

julgou o premio ao aventureiro, e foy humas luvas de ambar. Ruy de Sousa combateo com o Senhor D. Filippe, e se julgou ao aventureiro o premio, que era hum corte de téla de ouro de Milao. Christovao de Brito combateo com o Senhor D. Duarte, e se nao pode julgar o premio por ficarem iguaes. O aventureiro D. Christovao de Noronha tornou a combaterse com o Senhor D. Filippe mantenedor, e foy julgado o premio ao aventureiro, que era hum corte de téla de ouro de Milao. aventureiro Manoel da Fonseca pedio campo, e se lhe concedeo, e tornou a combaterse com o Senhor D. Duarte, e se julgou o premio a Manoel da Fonfeca, que foy humas luvas de ambar. Jorge da Cunha pedio tambem campo, que se lhe concedeo, e combateo com o Senhor D. Filippe, ao qual fe lhe julgou o premio, que foy hum cocar de plumas.

Deu-se sim aos combates por ser já muy tarde, e se ordenou a sila, e havendo-se dividido os Cavalleiros, tantos de huma, como da outra parte, consorme o estylo, se puzerao de joelhos, e depois de rezarem a Ave Maria, na sórma costumada, se levantarao, e entrarao todos juntamente no combate da sila, o qual acabado, mandarao saber dos Juizes, se tinhao mais, que sazer; e respondendolhe, que nao, sahirao da estacada os aventureiros, e os mantenedores, todos na mesma sórma, em que haviao entrado. Estava destinado para o dia oito do referido mez de Julho huma Comedia no Paço, e antes de se dar principio a ella, mandarao os Juizes do Torneo sazer as declarações seguintes.

Que a melhor invenção fora a dos Cavalleiros encantados, pelo que lhe julgavão huma medalha com hum camafeo engastado em ouro, guar-

necido de diamantes, e rubis.

Que o Senhor D. Filippe ganharia o premio de mais galan, e bizarro, se fora aventureiro; mas sendo mantenedor, e quem era, se podia claramente aventejar a todos, pelo que se lhe nao dava o di-

to premio.

Que a quadrilha dos Cavalleiros encantados, e dos que vestirao à Tudesca, sorao igualmente mais bizarras, que as outras, e os Cavalleiros dellas entre si igualmente galantes: pelo que julgarao de premio a cada hum das ditas quadrilhas, humas luvas de ambar, e huma bolsa de agulha de ouro, e seda.

E que o que se aventejara na fila em a passar de parte a parte, e em quebrar a lança, e se combater com muitos, fora Heitor de Figueiredo, a quem julgarao hum annel com hum bello topazio.

E porque na dita fila o Senhor D. Filippe se aventejou em arrancar da mas a espada ao seu contrario, que se lhe travou na sua, se lhe julgou hum annel com hum bom diamante.

E porque nella se aventejou Fernao de Castro

em desarmar ao seu contrario dos braçaes, se lhe jul-

gou hum córte de téla de ouro de Milao.

Declararao tambem os Juizes, que o Senhor D. Filippe, e Simao Freire, o Senhor D. Duarte, e Christovao de Brito, e o mesmo Senhor D. Filippe, e D. Christovao de Noronha forao havidos por iguaes nos combates, que tiverao entre si, e que por nao haver tempo nao tornarao a combater segunda vez; e porque nenhum delles perdeo o premio, se julgou pelo primeiro combate ao Senhor D. Filippe hum cocar de plumas, e a Simao Freire outro, e ao Senhor D. Duarte outro, a Christovao de Brito humas luvas de ambar, e ao Senhor D. Filippe pelo segundo huma bolsa de agulha de ouro, e seda; e a D. Christovao de Noronha humas luvas de ambar. Os Senhores D. Duarte, e D. Filippe mandarao os premios, que lhe julgarao, às Damas, que estavao presentes para ver a Comedia, o que tambem fizerao alguns dos Fidalgos, a quem haviao sido julgados; e da mesma sorte na noite dos combates os mesmos Senhores os mandarao às Damas, e os aventureiros faziao o mesmo, os que erao casados as suas mulheres, e os solteiros às Damas, a quem queriao servir. Erao os Padrinhos os portadores destes obsequios, que logo levavao à falla grande, onde estavao as Damas, e Senhoras, levando alguns pagens com tochas, e hum tambor tocando. Feita a publicação, e distribuição dos premios, se entrou à Comedia, a que assistio a Senhora D. Catharina, a Duqueza, o Duque, e seus irmãos, com que se deu sim às magnificas sestas, com que os Fidalgos seus criados applaudiras a solemnidade deste consorcio, como vaticinando a selicidade mayor, que delle se havia de seguir ao Reyno de Por-

tugal

Nao he possivel individuar o apparato, e magnificencia destas vodas, e sómente referimos succintamente o que basta para admiração da grandeza, e poder da Serenissima Casa de Bragança, vendo-se quaes forao as festas, que nesta occasião se sizerao para a celebração deste esclarecido consorcio, em que tudo era nao só magnifico, mas Real. Reformou-se o Paço, que se ornou todo, com separados quartos para os hospedes; e sobre a muita prata, e peças de diamantes, que na Casa havia, se baterao novas baxellas, e se fizerao obras de diamantes de grande valor, que o Duque punha conforme os vestidos, sendo sempre diversas nos mais dos dias, fóra muitas, que deu a Duqueza. O quarto, que se preparou para o Conde de Haro, tinha huma falla armada de guadamecins de ouro, e verde (estylo daquelle tempo praticado no Verao, e armação também usada na Casa Real, em que só o quarto da Rainha era armado de télas) com docel de téla de ouro frizada com alcachofras de prata, com sanesas bordadas da mesma téla sobre veludo verde, e goteiras do mesmo com franjas de ouro, e cadeira de borcado. A camera, em que toma-

tomava as visitas, estava armada de guadamecins de ouro, e azul, com docel de téla vermelha frizada com alcachofras de ouro, sanesas de veludo vermelho, e goteiras, conforme o docel, com franjas de ouro, e retroz rermelho, e debaixo estava huma cadeira de borcado, e seis cadeiras mais viradas para a parede, de veludo carmesim, e prégos dourados com as Armas do Duque, e franjadas de ouro, e retroz carmesim, e o pano do bosete era de damasco vermelho com franjao na mesma fórma. A casa da guarda-roupa estava armada de guadamecins de ouro, e verde, com docel de borcado com sanesas de veludo carmesim, e goteiras de borcado com franjas de ouro, e retroz carmesim; a guarda-roupa estava cuberta com hum pano de veludo carmesim com dous passamanes de ouro muy largos. A camera, em que dormio, se armou de guadamecins de grutesco de arcos de prata, e figuras douradas, com docel de téla branca frizada com alcachofras de prata, sanesas de veludo vermelho com rendas de ouro, e goteiras da mesma té. la com franjas de ouro, e retroz vermelho, com cadeira de borcado, e pano de veludo vermelho guarnecido de téla chãa. O leito de estado tinha varandas por baixo, e por cima era todo dourado, e o sobreceo de téla branca frizada com alcachofras de prata, e de veludo vermelho, hum pano de cada hum, os entremeyos com rendas largas de ouro, as corti sas da cabeceira, e ilharga da pa-Tom. VI.

rede do mesmo, e as dos pés, e ilharga de sóra de damasco branco, e vermelho, com rendas de ouro nas divisoens, e o cobertor do mesmo, que o docel.

Dom Blasco de Aragao tinha huma casa armada de retratos dos Reys, e Rainhas de Portugal, com o pano do bofete de damasco carmesim guarnecido de veludo da mesma cor, duas cadeiras de borcado, e o leito tinha os balaustes com mangas de veludo carmesim, e o sobreceo, e cortinas da cabeceira, e ilharga, de seda da India lavrada de prata, e ouro; as dos pés, e ilharga de fóra de damasco branco, e amarello, a colcha da India amarella com guarnições de veludo carmesim. D. Pedro Girao teve huma guarda-roupa armada de guadamecins de ouro, e carmesim, no bosete pano de damasco azul com franjas de ouro, e retroz; a camera tambem era armada de guadamecins de ouro, e azul, o leito com armação de téla de prata frizada, e veludo azul, com pano de cada hum, as cortinas dos pés, e ilharga de fóra de damasco azul com franjao de ouro, e retroz, o pano do bosete de téla, e veludo, como a cama, e duas cadeiras de borcado. Para D. Affonso de Velasco se armou huma camera de guadamecins de ouro, e carmesim; o leito era armado de damasco branco, com pano de bofete igual, e duas cadeiras de veludo da mesma cor com franjas de ouro. A D. Filippe de Navarra se deu huma camera com armação de guadamecins

mecins de ouro, e preto, com hum bom debuxo, leito armado de téla de ouro com bordaduras de veludo vermelho, pano do bofete conforme, com duas cadeiras de veludo vermelho. D. Antonio de Velasco teve huma camera armada de guadamecins de ouro, e azul, leito com armação de téla de ouro frizada, com as cortinas dos pés, e ilharga de fóra de telilha de prata, e veludo verde, com entremeyos de passamanes de ouro, pano no bosete conforme a cama, com tres cadeiras de borcado verde. Armou-se outra camera para o Secretario do Conde de Haro, e outro companheiro, tambem ornada de guadamecins de ouro, e prata, dous leitos com seus pavilhoens de damasco vermelho, e tudo o mais era conforme, com quatro cadeiras de veludo carmesim com cravação dourada, e franjas. Para o Camereiro do Conde se lhe deu huma camera com guadamecins, e o leito com pavilhao de damasco prateado, e tudo o mais conforme do mesmo damasco, e duas cadeiras de veludo carmesim. Para outro criado do Conde de respeito se lhe preparou huma camera de guadamecins de ouro, e verde, leito com pavilhao de damasco verde franjado de ouro, com o cobertor, e pano de bosete na melma fórma, e duas cadeiras de borcado verde com franjas de ouro. Todos estes aposentos estavao no primeiro quarto do Paço, huns immediatos ao do Conde de Haro, e outros, que se seguiao; porque ainda que havia lugar para os demais cria-Tom. VI Kkk ii dos

dos do Conde, e Fidalgos, que acompanharao a Duqueza, os aposentarao fóra, conforme a categoria de cada hum.

No fegundo quarto, que da escada principal corre para o Norte, estava a salla armada de guadamecins de ouro com as Armas do Duque, e entrando nella, da parte esquerda estava armada huma copa debaixo de hum docel de veludo carmesim, ornada com cento e cincoenta e tres pessas de prata dourada, de singular feitio, a que chamavao de bastioens, com diversos riscos, e grandeza, que erao de muito valor. Seguia-se logo na parede contigua da mesma parte outra copa debaixo tambem de hum docel de veludo carmesim, em que estavao quarenta e cinco pessas de prata, das quaes humas erao todas douradas, e outras parte dellas, e mais noventa pessas de prata branca, e ao pé duas bacias muy grandes, quartas, tocheiras, escalfadores, e outras pessas semelhantes, tudo de admiravel gosto, e seitio, e todas erao pessas grandes; de sorte, que toda esta prata nao tinha uso, e só servia de ornato, porque a do serviço da mesa, e da guarda-roupa, Capella, e hospedes, toda era separada huma da outra, de sorte, que he inexplicavel a magnificencia, e trato destes Principes. Na parede defronte da porta estava hum docel riquissi. mo todo bordado de ouro, e prata sobre veludo carmesim, com sanesas, e goteiras bordadas de differente maneira com as Armas da Casa, de tal modo,

do, que occupavao huma grande parte do docel, e nelle hum estrado grande alcatisado, em que se punha a mesa para os Duques comerem; e de noite se alumeava esta casa com duas tochas em duas

grandes tocheiras de prata.

A ante-camera da Duqueza, que se seguia a esta salla, estava armada de télas de ouro, e de téla frizada com alcachofras de prata, com franjas em roda de ouro, e carmesim, docel de téla de ouro avelutada de carmesim com alcachofras de ouro, e prata, com as sanesas, e goteiras bordadas de téla sobre ouro, e algumas cadeiras voltadas para a parede, que erao de veludo carmelim com franjas de ouro, e retroz. A casa da guarda-roupa do Duque, que ficava à mao esquerda, estava com huma armação de tela de ouro, e veludo carmesim, hum de cada casta, (porque ficava no quarto da Duqueza tinha esta armação) docel de setim encarnado guarnecido de téla de ouro, e a guarda-roupa cuberta da mesma sorte, que era a seda do docel. Outra casa da Duqueza estava armada de panos de téla de ouro, e de téla frizada com alcachofras de prata com franjaõ em roda de ouro, e retroz carmesim, docel de téla de ouro avelutada com alcachofras de ouro, e prata, sanesas, e goteiras bordadas de téla sobre téla de ouro; na casa estavas cadeiras de veludo carmesim com ferragem, e cravação dourada, e franjas de ouro, e carmesim, e huma grande tocheira de prata com tocha de noite.

A camera se armou de téla de ouro, e carmesim, frizada com alcachofras de ouro, e prata, com docel de téla de ouro com as Armas da Casa bordadas no meyo, e todo o mais campo de ouro, e prata de relevo, com sanesas bordadas, e retocadas; debaixo do docel estavao duas cadeiras do mesmo seitio, e perto do docel corria hum estrado ricamente alcatifado, no qual estava armado hum leito com os balaustes guarnecidos com mangas bordadas, e retocadas conforme o docel, e da mesma sorte tudo o mais; as maçanetas erao tecidas de fio de ouro, e prata, o sobreceo, e cortinas da cabeceira, e ilharga erao do mesmo bordado, e seitio, as dos pés, e ilharga de fóra de téla ligeira amarella de flores de prata, verde, e encarnado, forradas de setim encarnado lavrado de ouro, e prata; os alamares das cortinas de fio de ouro, e prata, pano do bofete de téla, bordado como o docel: no mesmo estrado, adiante da cama, estavao quatro almosadas todas bordadas da mesma sorte, que as mais pessas da camera, e fóra delle huma cadeira raza de veludo, em que se punha hum castiçal grande de prata com hum brandao. Seguia-se a casa da guarda-roupa da Duqueza, a qual foy armada de panos de téla de ouro, e damasco carmesim, e a guarda-roupa com hum docel de setim carmesim guarnecido de faxas de téla, e cuberta com hum pano igual ao docel; a esta casa ficava à mao esquerda a camera, em que a Duqueza se toucava, com janellas sobre o jar-

o jardim, e estava armada de panos de téla, e damasco, da mesma maneira, do que a guarda-roupa, e lhe ficava immediato o Oratorio, ornado com grande perfeiçao, e grandeza. A' referida guardaroupa se seguia o quarto da Senhora D. Catharina, e assim a salla, ante-camera, e camera, estavao armadas de guadamecins azues, e na ante-camera havia algumas cadeiras, voltadas para a parede, negras, com a cravação envernizada. Na camera estavão quatro almofadas de cor azul sobre huma esteira junto à cama, a qual estava cuberta com hum pano branco. Era o ultimo quarto o dos Senhores D. Duarte, D. Alexandre, e D. Filippe, o qual era commum a todos tres, e ficava junto ao da Senhora D. Catharina sua mãy; a salla delle era armada de panos de veludo roxo, e téla branca com fanefas de téla amarella retozada, docel de téla frizada de ouro com alcachofras de ouro, e fanefas, e goteiras bordadas de ouro, retocadas fobre veludo carmesim, e debaixo huma cadeira de borcado: além desta havia na casa tres cadeiras, duas de téla amarella, e huma carmesim, e na mesma salla havia mais algumas cadeiras de veludo carmelim com pregaria dourada voltadas para a parede, e o pano do bofete era conforme ao docel. Seguia-se a antecamera, guarda-roupa, e camera destes Senhores, que tambem era commua a todos tres, (porque sempre costumarao, por ordem de Sua Alteza, dormirem na mesma camera) e estava tudo ricamente arma-

do com doceis, e tudo o que era necessario para o respeito de tao grandes Senhores. E deve-se reslectir, que o uso das cadeiras voltadas nestas casas, era pelo costume de as nao darem, senao a Fidalgos de qualidade, e algum Ministro de graduação; porque este ceremonial foy rigidamente observado na Serenissima Casa de Bragança com usos, e costumes tao singulares, que parecia tao soberana, como era Real; e para mostrarmos, que em tudo era igual, referimos com mais individuação a magnificencia destas festas, que durarao por muitos dias, como temos referido, que mostrao a riqueza, e o esplendor desta Serenissima Casa: e entendemos, que as circunstancias, ainda que tao miudamente referidas, nao serao desagradaveis aos Leitores; porque por ellas se conhece o genio do seculo, de que se escreve a Historia, e por esta mesma razao conservámos os termos, com que naquelle tempo se explicavao os antigos, de que alguns fao hoje pouco conhecidos, e muitos erao tirados da lingua Castelhana, e da moda, e estylo da Corte de Madrid, que entao se seguia em Portugal, com a confusao das Nações, de que a livrou o mesmo Principe, que havia de nascer deste felice matrimonio.

Nao se retardou o fruto desta excelsa uniao, porque no anno seguinte de 1604 a 19 de Março nasceo em Villa-Viçosa o Senhor D. Joao: e como aos primogenitos da Casa de Bragança espera-

va antes de nascidos o titulo de Duque de Barcellos, desta sorte se intitulou o Duque D. Joao desde a primeira hora do seu nascimento, que soy celebrado dos seus parentes, vassallos, e criados, com Reaes demonstrações de contentamento. Sua avó a Senhora D. Catharina, chea de huma incrivel alegria, festejou com taes ternuras o seu nascimento, como que previa, que este neto havia de ser quem desaggravasse a sua justiça. Seguio-se logo com intervallo quasi igual, mas nao breve, nascer o Senhor D. Duarte, que foy o segundo, a Senhora D. Catharina a terceira, e o ultimo o Senhor D. Alexandre, que foy o quarto fruto deste esclarecido, e fecundo thalamo, quando nao contava mayor numero de duração, que quatro annos no de 1607. Entaő a Duqueza D. Anna de Velasco trocou seu grande Estado por melhor Reyno, falecendo na flor da idade, contando vinte e seis annos acompanhados de grande numero de virtudes, e sendo grande a lastima, foy mayor o exemplo, que deixou da sua vida a toda a sua familia. O Duque, que se via com idade, esaude florecente, se penetrou tanto da magoa, e do desengano, que em breves dias se desconhecia, pois chegou a experimentar de todo aquelles effeitos, a que a saude, e a idade o podiao levar com o tempo: o traje, e os exercicios erao demons. tradores da dor do seu coração, e dos seus pensamentos; e sendo sempre os costumes bons, agora sobiao à perseição, pois não se contentando com Tom. VI. 1.11 obfer.

observar a modestia de hum Principe recolhido, determinou, que no seu Paço se ordenasse a mayor observancia da Religiao. Alguns julgarao por excesso a compostura, a que reduzio a sua pessoa, e estado; elle nao, porque nao apartava os olhos do grande sim, a que caminhava; e sómente as vias, que sá o conduzissem mais seguro, elegeo por mais

decentes ao decoro da sua mesma grandeza.

Nesta Religiosa observancia da Ley de Deos passava o Duque em Villa-Viçosa na companhia da Senhora D. Catharina sua mãy, em quem as virtudes erao iguaes à sua Real pessoa. Nao tinha o Duque na terra outra vontade porque regulasse as suas acções, senaó a de sua may, a quem obedeceo sempre com igual affecto, que respeito; mas a idade larga desta Princeza já a impossibilitava a seguir os negocios, com a advertencia, e constancia do seu admiravel talento; assim attenuados os espiritos pela porfia dos annos, acabou a vida com mostras de grande piedade a 15 de Novembro do anno de 1614, como dissemos no Capitulo XV. deste Livro. Este successo apertou de novo a malencolia da severidade do Duque, julgando-se duas vezes viuvo pelas mortes da may, e esposa, e tanto se empregou na aspereza da vida por satisfazer ao sentimento devido aos mortos, que disserao se esquecia do agazalho tambem devido aos vivos. Este golpe foy tao sensivel para o Duque, como para a Casa de Bragança; porque o respeito, que

a Corte de Madrid, e os seus Ministros tinhao a esta Princeza, era com o conhecimento, de que lhe tinhao usurpado a Coroa; e assim nao lhe fazendo nada, sempre a attendiao, entretendo com esperanças as grandes pertenções, que a sua Casa tinha à Coroa, de que agora sicavao mais desassombrados. Deu o Duque conta a ElRey D. Filippe da sua morte com hum papel das clausulas, que ella recommendava a ElRey, que lhe respondeo com a

feguinte Carta.

"Honrado Duque Primo amigo. Eu ElRey , vos envio muito saudar, como aquelle, que mui-" to amo, e prézo. Do falecimento de vossa may "D. Catharina minha tia, tive o justo sentimento, , que as muitas razoens, que para isso ha, o estao , pedindo, e de vossa muita prudencia consio, que " moderareis a desconsolação, que vos tem causa-, do sua morte, e será Nosso Senhor servido tella " em sua santa gloria; porque da sua muita Chris-, tandade, e virtude, se pode assim crer, e ter por " certo: mando a Fernao de Mattos, do meu Con-, selho, a visitarvos com esta Carta, e me remeto , ao mais, que particularmente da minha parte vos " significará sobre este caso. E quanto ao que ella ,, deixou encommendado no papel, que me envias-" tes com a Carta, que me escrevestes a dezaseis do " mez passado de Novembro, me pareceo dizervos, ,, que fico advertido, e que sempre folgarey, de " que por esse respeito, e pelo que vós, e vosso ir-Tom.VI. " maő Lll ii

" maő estaes merecen lo, fazer a ambos a merce, e " favor, que houver lugar, conforme a boa vonta-" de, que vos tenho. Escrita em Madrid a 2 de "Janeiro de 1615.

REY.

He de saber, que este Fernao de Mattos, que agora ElRey mandou com esta Carta, foy Conego da Sé de Lisboa, e de Evora, Secretario de Ordens, e de Estado no Conselho de Portugal em Madrid, e Conselheiro Ecclesiastico, pessoa de grande valia, e authoridade naquelle tempo, o qual era irmao de Affonso de Lucena, criado antigo da Casa de Bragança, de profissa Jurista, em quem algumas vezes fallamos nesta Historia, Fidalgo da Casa do Duque, Commendador de Santiago de Monsarás, Alcaide môr de Portel, e Evora-Monte, e foy Secretario, Desembargador, e Conselheiro da Senhora Dona Catharina, de quem muito se fervio no tempo da successão do Reyno. Sem embargo de toda esta confiança, era com tudo fama entre os criados daquelle tempo, que este Lucena recebera del Rey D. Filippe grandes beneficios à custa dos interesses de seu Senhor; se soy assim, com tudo comprava barato, em ter a inclinação de Affonso de Lucena no seu serviço, para que de algum modo trouxesse a vontade da Senhora D. Catharina, de que procedera, passados alguns annos, ser nomeado Secretario de Estado no Conselho de Portugal

tugal em Madrid Fernao de Mattos, irmao de Affonso de Lucena, a quem succedeo no lugar seu filho Francisco de Lucena, o qual depois de haver trinta e seis annos exercitado este posto em Madrid, passou a Portugal com o de Secretario das Merces, e com elle se achava no tempo da Acclamação do Senhor Rey D. João IV. que o fez seu Secretario de Estado, e depois acabou tragicamente por culpas de inconfidencia. De hum, e outro irmao, o Secretario Mattos, e Lucena, diziao, que esquecidos da honra, e principios, que deviao à Casa de Bragança, se lhe mostrarao no seu valimen. to muy pouco agradecidos. Este Asfonso de Lucena, que no ferviço da Casa de Bragança ajuntou grandes cabedaes, he o que instituío o Morgado, de que fez cabeça a Quinta dos Peixinhos junto a Villa-Viçosa, por Escritura feita nas notas de Antonio Tagarro da Sylva, Tabaliao na mesma Villa, em 10 de saneiro de 1611, o qual depois de varias vocações, diz, que extincta a descendencia delle, e de sua mulher D. Isabel de Almeida, se uniria este Morgado ao da Cruz, que instituío o Duque D. Theodosio, de que já fizemos mençao, e andaria na Casa de Bragança para sempre, e se repartiriao seus rendimentos pelos criados pobres da mesma Este Morgado entrou na Casa de Bragança quando degollarao ao Secretario de Estado Francisco de Lucena, filho do Instituidor, e se repartirao as rendas, conforme a clausula da instituição até

até o anno de 1720, em que veyo a Portugal D. André Antonio de Lucena, bisneto do degollado, e mostrando lhe pertencia, se lhe mandou largar o dito Morgado, em que entrou de posse, e hoje o tem D. Bernardo Antonio de Lucena seu irmao.

Eraő grandes os ciumes, que davaő a El-Rey de Castella, e seus Ministros, a grandeza da Casa de Bragança. Conheciao a justiça, com que aspirava à Coroa, e tambem nao duvidavao da vontade, e amor, com que os Portuguezes lha dariao, se achassem meyos proporcionados para lha segurar; e a excessiva disferença, que fazia a representação da sua Casa a todas as de Hespanha, na magnificencia, e formalidade do trato; nas prerogativas, e no modo de servirse, de sorte, que se lhe estava divisando huma participação da soberania. Esta Casa se compunha de todos os Officios da Real, da mesma sorte, que a dos Infantes. Servia-se de Fidalgos de qualidade, e nascimento illustre, aos quaes dava o Duque em pensoens, e Commendas, de tres até cinco mil cruzados, e por esta ordem hiao lançados na despeza do Thesoureiro. A familia da sua Casa se compunha de mais de oitocentas pessoas, mas cada huma com distinção do foro, que lograva, como na Casa Real, com hum Apontador, conforme a graduação do foro, que lhe era devido, mas a todos se procurava limpeza de sangue. Dentro no Paço tinha guarda, de que havia Capitao, a qual nao usava alabardas, senao na campanha.

Dava quarenta Commendas na Ordem de Christo, muitas de grossa renda, dezoito Alcaidarias môres dos Castellos das suas Villas, com que tinha com que remunerar aos Fidalgos, que o serviao, e a seus filhos com pingues Beneficios, porque o seu Padroado se compunha de muitos. Era grande a magnificencia da fua Capella, fervida ao modo da Real, principiando pelo Deao, que sempre foy hum homem Fidalgo, Thefoureiro môr, dezaseis Capellaes, Moços do Coro, Cantores, Musicos, e instrumentos, em que se entretinha muita gente, com a qual fazia a despeza de mais de nove, e dez mil cruzados em cada hum anno. Era fervida com grandeza, com muita prata, e riquissimos ornamentos, de forte, que no Inventario do Duque D. Joao fe avaliou em vinte mil cruzados. O Padroado da Collegiada de Barcellos, que se compoem das Dignidades de Prior, Chantre, Thesoureiro môr, Mestre Escola, Arcipreste, e quatro Conegos. O da Collegiada de Ourem, que tem Chantre, Thesoureiro môr, e dez Conezias; e além de mais de oitenta, e tantas Igrejas Abbaciaes, Prioraes, Vigairarias, e outros Beneficios simples do seu Padroado. No que tocava a Ministros de letras, se dividiao em quatro Ouvidorias, com muy extendida jurisdicção, a saber: na Provincia de Alentejo o Ouvidor da Comarca de Villa-Viçosa com oito Juizes de Fóra; na Provincia da Extremadura a Comarca de Ourem com Ouvidor, e hum Juiz

Juiz de Fóra; na Provincia de Entre Douro, e Minho o Ouvidor da Comarca de Barcellos, com dous Juizes de Fóra; e na Provincia de Traz os Montes o Ouvidor de Bragança, com tres Ministros Juizes de Fóra. He de advertir, que algumas destas Comarcas tem quatorze legoas de comprimento, e em parte sete de largo, comprehendendo mil e trezentos officios de justiça, e fazenda, que o Duque provia, e os póstos militares de Sargentos môres, Capitães, e outros Officiaes de guerra; muitos Padroados de Religiosos, e Religiosas, e Hospitaes; hum Tribunal de Ministros Togados, a que pertenciao todas as causas, que tocavao à sazenda, e justiça dos Estados da Casa de Bragança, que hoje se conserva distincto dos mais Tribunaes da Coroa, occupando os lugares de Deputados os Ministros do Desembargo do Paço, e de outros Tribunaes, e pessoas de capa espada de muy nobre nascimento; porque esta Casa he totalmente separada, e desunida della, e inseparavel da pessoa do Principe do Brasil herdeiro do Reyno; e assim passa logo, tanto que elle sóbe ao Throno, ao seu immediato succeffor.

Havia tambem na Casa hum tal thesouro, tao rico de prata dourada, e lavrada, e de outra ordinaria, e de pessas riquissimas de ouro, e diamantes, e pedras preciosas, de tapeçarias de grande valor, e estimação, em tanta copia, que soy capaz de poder servir à Magestade de hum Rey, como

foy o Senhor Rey D. Joao IV. porque quando sobio ao Throno pela sua feliz Acclamação, o patrimonio Real da Coroa, com o dominio de Castella, se tinha totalmente extincto, mais pela ambição dos Ministros, do que pelo cuidado dos Reys. Toda esta riqueza, e preeminencia, juntas ao trato Real da Serenissima Casa de Bragança, a faziao odiada dos Grandes de Castella, nao podendo sofre, a preferencia, que a todos tinha; porque dos Vaffallos del Rey Catholico tinha entre todos o primeix ro lugar o Duque de Bragança, como advertio Fr-Jeronymo Roman; e com razao lhe era devido porque além da representação da sua grande Casa. ElRey de Castella nao tinha parente mais chegado; porque o Emperador Rodolfo, e seu irmao o Emperador Mathias, que naquelle tempo lhe fuccedeo no Imperio, e os Archiduques seus irmãos, e o Duque D. Theodosio, estavao no mesmo grao de consanguinidade com ElRey Filippe, e os de mais parentes da Casa de Austria; pois este se derivava del Rey Filippe o Prudente ser primo com irmao de huns por parte de seu pay, e do Duque o ser tambem por sua may, de sorte, que os Principes da Casa de Austria, e os da Casa de Bragança ficavao em igual grao de parentesco naquelle tempo com os Reys de Castella.

De mais erao notorias as pertenções, que a Casa de Bragança tinha (em ser o Reyno de Portugal seu) com a Coroa, porque o Ducado de GuiTom.VI.

Mmm maraens

maraens fora dado em dote à Senhora Infante D.

Isabel, com clausula de reversão à Casa de Bragança na falta da descendencia da dita Infante, a que se ajuntava, além daquella condição, a de a Senhora D. Catharina ser irmãa inteira do Senhor D. Duarte, e ficar por sua morte nomeada sua herdeira; e tambem porque os Estados, que por morte do Senhor D. Duarte vagarao, todos possuira o Senhor Infante D. Duarte seu pay, e forao doados de juro, e herdade, com a clausula de serem dispensados da Ley Mental. Estas erao as merces, que a Senhora D. Catharina lembrava na sua Carta a ElRey, que esperava elle lhe fizesse, e nesta pertençao andarao. E depois já no Reynado del Rey D. Filippe IV. fez merce do titulo de Duque de Guimaraens ao Duque D. Joao, II. do nome, seu filho, (depois Rey) por Carta passada em Madrid a 4 de Junho de 1638; e tambem lhe concedeo Alvarás para citar os Procuradores Regios sobre o Senhorio, rendas, e Padroados da dita Villa, e em todo este tempo lhe soy negado este recurso, entretendo com as esperanças, de que seria a Casa de Bragança inteirada ao menos dos Estados, que erao do feu patrimonio.

Torre do Tomb.Chancellaria do dito Rey, liv. 34. fol. 17.

> No anno de 1619 determinou ElRey D. Filippe passar a Portugal para celebrar Cortes em Lisboa, para nellas se sazer a ceremonia do juramento do Principe D. Filippe, e havia de entrar pela Cidade de Elvas. Sendo já sem duvida a jornada del-

> > Rey

Rey por Edictos, e Cartas manisesta, tratou o Duque de accommodar a sua Corte para seguir a Real: nao saltou quem disse, que para ornalla, e outros, que para competilla. Antes da jornada o participou àquellas pessoas, que tinhao obrigação de o acompanhar, e servir, para o que mandou pôr hum Edital na porta da salla do Paço, estando presente o Ouvidor de Villa-Viçosa, o Juiz de Fóra, e dous Escrivaens, o qual dizia:

" les, que tem obrigação de me servir, que aos 27 , dias deste Abril estejão todos prestes para me , acompanhar, e sazerem aquillo, que por nós lhe , for ordenado, e mandado. Villa-Viçosa 9 de

"Abril de 1619.

Nao deixou de dar, que cuidar este Edital; porque como o Duque tinha faculdade do Papa para privar das Commendas aos que largassem o seu serviço sem licença sua; succedeo, que D. Simao de Castro se mandou offerecer ao Duque para o acompanhar, mandando este recado pelo Padre Manoel Godinho, pessoa da sua consiança; ao que o Duque respondeo: Esse Fidalgo se despedio do meu serviço por hum escrito seu, que se achará na Secretaria; e assim nao convem ao estado da Casa servirse delle, nem de cousa sua. A sua Commenda vagou, eu a proverey.

Eraő contadas as jornadas delRey, de que o Duque tinha avisos, quando estando prompto para Tom.VI. Mmm ii par-

partir, chegou pela posta a Villa-Vicosa D. Diniz de Faro, filho de D. Estevão de Faro, Conde de Faro, para fazer a saber ao Duque, que no dia seguinte chegava ElRey a Elvas, e juntamente pedirlhe licença para com alguns Senhores de Castella poderem ir caçar na Tapada. Eraő elles o Duque de Useda D. Christovao de Sandoval e Roxas, Estribeiro môr del Rey, e Sumilher de Corpus, e Mordomo môr do Principe, o Marquez de Velada D. Antonio de Avila e Toledo, e o Duque de Ossuna, e com esseito forao, com tanta fortuna, que em menos de duas horas matarao veados, porcos, e muitos coelhos, com que o divertimento ficou sendo mais applaudido. A mais custosa circunstancia na jornada do Duque, era a correspondencia com o de Useda, valído, e primeiro Ministro del Rey; e como o Duque depois de deixar de ver a Casa del Rey D. Sebastiao, nao vira outra, que a sua ; e porque o decoro se observa melhor na ausencia, do que na familiaridade, duas cousas, que mostrou duvidava, perguntou: a primeira se trataria ao Duque de Useda; a segunda como o trataria. Ouvio a muitos, e os mais interessados no seu respeito, e sendo diversos os discursos, elegeo por voto o seu dictame, se menos proporcionado à conveniencia, indispensavel ao respeito da sua pesfoa.

Determinou o Duque partir no dia seguinte ao que teve a noticia; e em hum Sabbado, que se conta-

contavao 11 de Mayo, sahio do Paço às tres horas da tarde, vestido de sargeta de cordao negra, e o Duque de Barcellos de raxa Florentina, com calças de obra de manteo de serro, chapeo branco, e botas; e sahindo a pé até o Mosteiro das Chagas, depois de entrar na Igreja, e sazer oração, se poz a cavallo. Foy grande, luzido, e Real o appara-

to, com que o Duque fez esta jornada.

Marchava na ordem seguinte. Hiao adiante de todos dous Estribeiros bem montados, huma trombeta bastarda, vinte e quatro Moços da Camera com vestidos de diversas cores, guarnecidos de passamanes, vinte e quatro Moços da Estribeira, todos de boa presença, com libré de pano de Londres verde, ligas, e meyas verdes, chapeos brancos, feltros todos brancos, que os guarneciao, espadas, e adagas com cintos, tudo dourado; os Moços das Cavalhariças com vestidos proporcionados, que seriao outros tantos em numero, e cem Alabardeiros da guarda com libré da mesma cor da Casa.

O Duque hia montado em hum soberbo cavallo bem ajaezado, e seu silho o Duque de Barcellos à mao direita, e à esquerda D. Francisco de Mello, primo com irmao do Marquez de Ferreira, que depois soy Conde de Assumar, e muy pouco reconhecido ao nascimento, que tinha na Casa de Bragança, a quem perseguio na sua exaltação ao Throno. Logo se seguiao vinte e quatro Fidalgos

Com-

Commendadores, criados do Duque, por sua ordem, vestidos com diversas galas, e muy custosas; os de que achey memoria forao: D. Diogo de Mello, Estribeiro môr, Commendador de Santa Leocadia de Moreiras, e de S. Nicolao de Cabeceiras de Basto, e Alcaide môr de Barcellos, que hia com D. Antonio de Mello seu filho, Camereiro môr, e Commendador de Santiago de Monçarás, vestidos de gorgorao preto sem guarnição, por estarem viuvos, cada hum com quatro lacayos diante, muito bem vestidos; Fr. Heitor de Brito, Cavalleiro da Ordem de S. Joao de Malta, Trinchante, com quatro lacayos com libré de cor escura, guarnecida de passamanes, e elle vestia de gorgorao pardo com espeguilha de ouro, acompanhado de Fernao Rodrigues de Brito seu sobrinho, Commendador de S. Pedro de Macedo dos Cavalleiros, com libré de chamalote de aguas azul celeste, com guarnições aleonadas, entertecidas de azul; D. Luiz de Noronha, Alcaide môr de Monforte, Commendador de S. Salvador de Elvas, e Caçador môr do Duque, que depois foy Estribeiro môr do Duque D. Joao II. o qual depois de Rey o fez Estribeiro môr da Rainha D. Luiza, e Capitao da Guarda; Manoel de Sousa de Brito, Alcaide môr de Arrayollos, Commendador de Perada; e Vicente de Sousa de Tavora, Commendador de Santa Maria de Antime; cada hum com dous lacayos vestidos de gorgorao de Napoles encarnado, forrado de primave-

ra de prata, com guarnições de borcado até meyas capas; Antonio de Sousa de Abreu, Alcaide môr de Borba, Commendador de Santa Maria de Rio Frio de Carregosa, com seu filho Manoel de Sousa de Brito Corte-Real, que hia vestido de chamalote de ouro tostado, forrado de primavera de prata, e com os lacayos vestidos da mesma côr; Ruy de Sousa Pereira, Commendador de S. Bartholomeu de Rabal, Alcaide môr de Monte-Alegre; Bernardim Freire, Commendador de Santo Antonio de Parada, vestidos de seda encarnada no alto, e azul no baixo, apassamanados até meyas capas, e quatro lacayos: e na mesma sórma se seguiao os mais Commendadores por sua antiguidade, os quaes cada hum levava dous pagens a cavallo, muy luzidamente vestidos, e alguns tres. Logo se seguiao os demais criados nobres, e de foro, vestidos de galas ricas, e os lacayos com boas librés.

A esta ordem se seguia huma companhia de Cavalleiros, e homens nobres a cavallo, que seriao trezentos, de que quarenta erao Cavalleiros da Ordem de Christo, todos vistosa, e luzidamente vestidos, de sorte, que passavao de seiscentas as pessoas, que acompanhavao ao Duque. Com esta sórma soy o Duque até Villa-Boim, aonde chegou às oito horas da noite, e teve noticia por hum silho de Assonso de Lucena, que ElRey sahiria no outro dia pela manhãa cedo de Elvas, para o que mandou logo a Manoel de Sousa Peixoto pela pos-

ta, criado de supposição, a tratar com D. Balthafar de Zuniga, Commendador môr de Leao, do Conselho de Estado, Ayo do Principe, e depois de Rey, seu Mordomo môr, Presidente de Italia, (filho dos quartos Condes de Monte-Rey, descendente por sua mãy da Casa de Velasco, por ser a Condessa de Monte-Rey D. Ignes de Velasco e Tovar, irmãa de D. Inigo de Velasco, VI. Con. destavel de Castella, avô da Duqueza de Bragança D. Anna de Velasco, filha do Condestavel D. Joao Fernandes de Velasco, que era primo com irmaõ de D. Balthasar de Zuniga, e por este parentesco chamava sobrinho ao Duque de Barcellos, fazendo grande estimação de tão grande alliança) para que lhe avisasse do que sobre isto se passava, e logo lhe respondeo, dizendo, que ElRey sómente se detinha em Elvas para ver ao Duque.

No dia seguinte, que era Domingo, depois de ouvir o Duque Missa às sete horas, sahio de Villa-Boim para Elvas com a mesma ordem, tendo-selhe aggregado muita mais gente de cavallo, que por causa da noite nao sahira de Villa-Viçosa com elle, e caminhando muito de espaço chegou ao Mosteiro dos Frades da Provincia da Piedade às dez horas. Apenas se espalhou na Cidade a sua vinda, parecia, que se despovoava; porque muita gente a cavallo, e muito mayor numero da de pé, todas as danças, e mais sestins, que se tinhao preparado para celebrar a vinda del Rey, sahirao a festejar o Duque, o

qual

qual se recolheo no Convento. Chegou logo D. Balthasar de Zuniga em hum coche, e depois de cumprimentar ao Duque, e ao de Barcellos como particular, the diffe: Excellentissimo Senhor: ElRey meu Senhor manda saber como quer, que receba a Vossa Excellencia nesta visita, porque vem muy alvoroçado por ver a Vossa Excellencia, e nesta jornada nao falla em outra cousa. O Duque agradecendo a merce, que ElRey lhe fazia, respondeo: Bem sabe ElRey meu Senhor, como se recebem os Duques de Bragança, e Barcellos; e assim nao tenho, que lhe participar. Assim que Dom Balthasar se despedio, chegarao os Duques de Useda, o de Prestrana D. Ruy Gomes da Sylva, Principe de Melito, Caçador môr, o de Villa Hermosa D. Carlos de Aragao e Borja, Conde de Ficalho, do Conselho de Estado, e Védor da Fazenda, e Presidente do Conselho de Portugal, que residia em Madrid, o de Cea D. Francisco de Sandoval, e o Marquez de S. German, aos quaes o Duque nao deu mais tratamento, do que o de Senhoria. O Duque de Use- Ericeir. Portugal Restaurado, tom. 1. liv. 1. da, primeiro Ministro, que em Madrid sazia publi- pag. 42. cas demonstrações da amizade do Duque de Bragança, vendo-se privado da Excellencia, com que todos o tratavao, trocou em odio toda a passada amizade, e poz todo o cuidado em meter ao Duque em hum empenho tao disficil, que o fizesse ir com desar ao menos, quando nao sahisse com castigo. Porém o Duque com prudencia natural ad-Tom. VI.

vertido, e generosamente previsto, nao encontrou accidente, em que perigasse, sabendo com animo superior desembaraçarse das tramoyas, que lhe dis-

puzerao, como logo veremos.

Voltou D. Balthasar de Zuniga ao Duque, depois de ter fallado a ElRey, dizendolhe da sua parte, que havia de receber sómente a sua pessoa, porque nao trazia mais, que huma cadeira para Haviao excitado os Grandes de Castella esta difficuldade introduzida pelo Duque de Useda, de quem já o Duque principiava a experimentar os effeitos da sua destreza; e se fundava esta apparencia, em que o Duque de Barcellos ainda nao era Senhor da Casa de Bragança. O Duque respondeo, que os Reys de Portugal, e Castella, sempre derao cadeira aos Duques de Barcellos, e que em ElRey seu pay tinha o exemplo quando entrara neste Reyno; nem elle podia esperar menos de Sua Magestade, que sabia muito bem, que ainda que elle Duque quizesse, nao podia dispensar com seu filho daquella honra devida à sua Casa: supposto, que lhe fosse muy sensivel nao ter a honra de ver a Sua Magestade, era o meyo termo mais proporcionado voltar para sua casa, do que ser elle o mesmo, que sizesse a infracçao dos fóros, que a Casa de Bragança gozava sem intermissão havia quasi tres seculos. Dom Balthasar, que mostrava desejo de satisfazer ao Duque, tornou outra vez a dizer, que a duvida nao consistia mais, que na falta da cadeira, que affim

assim serias as visitas distinctas, ou que se man laria por ella a casa do Bispo, e assim se fez; porque o Duque se explicou, dizendo a D. Balthasar, que seu silho nas hia à presença del Rey, senas na sua

companhia.

Desembaraçada nesta fórma a difficuldade, que se levantou, e ajustada a audiencia do Duque à sua satisfação, reparou D. Balthasar de Zuniga, que o Duque de Barcellos hia vestido de cor verde, ricamente guarnecido de ouro, e disse ao Duque, que nao lhe parecia conveniente aquella cor no Duque de Barcellos, no tempo, que ElRey trazia luto, a que o Duque com agudeza respondeo: Eu visto de preto, por cumprir com ElRey, meu Senhor, e com a Corte; o Duque de Barcellos veste galla por festejar a sua vinda a este Reyno, e he bem, que seja da cor das esperanças, em que poem as merces, que Sua Mugestade ha de fazer a este Reyno. He de saber, que o motivo, que o Duque teve de se vestir de seda preta, e seu silho de gala, soy para mostrar, que nao tomava luto pelo Emperador Mathias, a quem ElRey havia em Badajoz celebrado as suas exequias, e quando morrera a Senhora D. Catharina, com quem tinha o mesmo parentesco, nao sizera na sua morte tao continuada demonstração, como devia, a ser ella prima com irmãa del Rey seu pay, filha do Infante D. Duarte, de quem era irmãa a Emperatriz, avó del Rey.

Era meyo dia quando o Duque fahio de S. Tom.VI. Nnn ii Fran-

Francisco, e nao tinha ElRey ainda jantado, e o nao quiz fazer antes de o ver, sem embargo de que o Mestre-Salla o advertio, de que erao horas, e tornandolho segunda vez a lembrar, lhe respondeo, que esperava pelo Duque seu primo, e que

lho nao tornassem a repetir.

Hia o Duque precedido de todas as danças, e mais demonstrações festivas, que se haviao prepado para receberem a ElRey. O concurso da gente era tao numeroso, que cobria a estrada; os que nella nao cabiao, se sobiao nas oliveiras, e assim estava todo o caminho povoado. O Corregedor da Cidade hia adiante a cavallo descuberto, sazendo caminho, com todas as Justiças da terra.

Caminhava o Duque na mesma ordem, com que sahira de Villa-Viçosa, e com dous cavallos mais à destra. Ao entrar pela porta, chamada de Evora, o estava esperando a guarda a cavallo com suas alabardas; e assim, que chegou o Duque, lhe sizerao cortezia de as voltarem com as pontas para o chao. Ao entrar na Cidade soy grande o alvoroço do povo, porque com vivas, e acclamações, applaudiao a sua vinda, e nao com menores expressoens, do que a del Rey; de sorte, que o Duque interiormente sentio, ver tao publicas demonstrações do amor dos Portuguezes, pois prudentemente meditava, que lhe podiao ser perniciosas as consequencias. Das janellas lhe lançavao slores as mulheres, gritando: Viva o nosso grande Duque, e com

outras muitas galantarias, que os Castelhanos sofriao mal, vendo, que os Portuguezes recebiao ao Duque com tao excessivo gosto, e taes applausos, como tinhao seito a ElRey; e na verdade assim era, porque sómente saltou à sua entrada na Cidade de Elvas o paleo, e o recebimento do Cabido na Sé.

Chegou à casa, em que ElRey pousava na Cidade, e se apeou dentro no pateo na escada, em que ElRey o fizera. Hum official da guarda duvidou, que ficassem os cavallos naquelle lugar: a esta contenda chegou hum Cavalheiro Castelhano da Ordem de Santiago, e com aquelle desembaraço, e graça da propria lingua disse: Tudo se deve ao Duque de Bragança, porque tudo he seu; e com este dito sicou determinada a duvida.

Entrarao na Camera, em que ElRey esperava debaixo do docel, e à primeira cortezia dos Duques, ElRey se levantou da cadeira, e seita a do meyo da casa, tirou ElRey o chapeo, abaixando tanto a mao, que a levou muito além do hombro, cortezia tao especial, que deixou toda a Corte admirada; porque era sem duvida, que os Reys Catholicos nunca já mais sizerao a outro algum Vasfallo semelhante demonstração de honra: e logo dando quatro passos sóra do docel a recebellos, chegou o Duque a beijarlhe a mao, e ao tempo de o executar, ElRey retirando-a o abraçou. Ao Duque de Barcellos deu a mao a beijar, e depois o abraçou.

Senta-

Sentado ElRey, trouxerao cadeiras razas de veludo com almofadas do mesmo, sem mais differença, que a cor, porque a do Duque de Barcellos era verde, e a outra de veludo negro, e os mandou ElRey sentar, e cubrir, ficando assentados com os pés no estrado, e parece, que na cor das cadeiras mostrou ElRey, que approvava a interpretação, que o Duque deu à cor dos dous vestidos. ElRey com rosto alegre, cheyo de agrado lhe fallou, rindo-se muitas vezes, e perguntandolhe pela caça da Tapada, e outras cousas do gosto do Duque; o qual depois que se entreteve por hum bom espaço na conversação, pedio licença a El-Rey para a sua familia lhe beijar a mao; e levantando-se, tirarao as cadeiras dous Moços da Camera, que as haviao chegado, e fazendolhe ElRey a mesma honra do chapeo, os Duques arrimando-se a huma parte, chegou D. Francisco de Mello seu primo, e logo os Fidalgos, que os acompanhavao, que o Duque dava a conhecer a ElRey pelo seu proprio nome, e de seus pays, e os officios, que na sua Casa exercitavao, de que os Fidalgos se derao por muy obrigados nesta distinção, com que o Duque os estimava. Passou o Duque ao quarto do Principe, onde se observou a mesma formalidade referida nas cortezias, e cadeiras; o que acabado, forao logo ao quarto da Princeza D. Isabel, (filha de Henrique IV. Rey de França) que estava com sua cunhada a Infanta D. Maria Anna, que depois foy mu-

mulher do Emperador Fernando III. e agora contava onze annos, e recebendo-os em pé, lhe derao as mesmas cadeiras. Beijou o Duque a mao à Princeza, e nao à Infanta, por ser este o uso dos Duques de Bragança nao beijarem a mao mais, que aos Reys, e Principes herdeiros: pelo que huma Senhora Hespanhola, das que lhe assistiao, com graça, e allusao disse; e que lastima tengo de el Duque no besar tan linda mano! O Duque de Barcellos beijou a mao à Princeza, e à Infanta; e por ser a casa pequena só D. Francisco de Mello beijou a maő a Suas Altezas, porque naő podiaő caber os mais Fidalgos, que acompanhavao aos Duques, que depois fallarao às Damas, e sem fazerem mais outra visita, se recolherao conduzidos pelo Marquez de Castello-Rodrigo D. Manoel de Moura Corte-Real, Gentil-homem da Camera do Principe, Commendador môr de Alcantara, que lhe assistio até montarem a cavallo. Não faltou quem lembrasse ao Duque, que visitasse o de Useda, a que respondeo, que quando seu pay visitara a ElRey, que Deos tinha em gloria, nao fizera no mesmo dia outra visita. Tanto, que o Duque marchou começarao a repiquar os sinos da Sé, e da Cidade por ordem, que o Bispo D. Sebastiao de Mattos de Noronha tinha mandado, e com grandes festas, e applausos sahio da Cidade, (de que os Castelhanos se descontentarao muito) e se recolheo a Villa-Boim, onde chegou às cinco horas da tarde, e por todos tinha

tinha mandado repartir bastante dinheiro, assim pelos officiaes del Rey, como pelos que o festejarao, e outros muitos, que participarao da sua generosidade; e dormindo naquella noite em Villa Boim, no seguinte voltou a Villa-Viçosa. Foy sama, que o valído estimulado igualmente da voz publica, que da sua propria queixa, instigara a ElRey pelo necessario abatimento desta grandeza: porém ElRey D. Filippe merecendo agora tanto o epitheto de Justo, como sempre o de Piedoso, escusando-se de augmentalla, se deu por satisfeito. Esta jornada soy digno assumpto do primeiro Panegyrico Poetico, que elegantemente escreveo na lingua Latina Miguel Pinto de Sousa no livro, que imprimio no anno de 1624 com o titulo: Musa Panegyrica in Theodosium. O Chronista Joao Bautista Lavanha tocando muito de leve esta visita do Duque, omittio as circunstancias, que temos referido, tiradas de memorias escritas no mesmo tempo, e de pessoa, que se achou presente; porque os Reys conferem as honras com mais benignidade quando querem accrescentar a estimação dos Vassallos, e parentes, e sabem o modo de sazerem mais distincta a merce na mayor honra, sem que fiquem atados às que sao affectas sómente à dignidade, que cada hum logra.

ElRey passou a Estremoz, onde o Duque mandou saber delle por Fr. Heitor de Brito, Fidalgo da sua Casa, Cavalleiro de Malta, e seguindo a

jorna-

jornada a Evora passou a Lisboa. Convocou Cortes para o dia 14 de Julho, a que o Duque foy chamado; e fazendo jornada de Villa-Viçosa para Lisboa, onde ElRey tinha feito a sua entrada publica a 29 de Junho, chegou o Duque a Aldea-Gallega, e embarcou em hum bargantim dourado com vinte e quatro remos pintados de verde, e nelles se viao em letras de ouro as feguintes palavras: Manus Domini non est abbreviata, com allusao particular, a que a gente dava differentes sentidos, e o Duque reservava para si a propria, e verdadeira significação. Desembarcou em Xabregas às dez horas da noite, aonde o esperavao muitos Senhores, e Fidalgos, que o acompanharao a sua casa, e da sua comitiva seriao mais de duzentas pessoas a cavallo, e por ser noite levava sessenta tochas accesas, para que todos com a sua luz lograssem a presença do Duque. Foy grande o alvoroço do povo com a fua chegada, porque com danças o festejavao com tanto excesso, que nao faltou quem o estranhasse; supposto, que o Duque dissimulou de sorte, que chegarao a perceber, que elle o nao entendera. Tal era o ardor dos leaes corações dos Portuguezes, que rompiao em publicas expressoens do amor, que tinhao ao seu legitimo Senhor. Miguel Pinto de Sousa na referida Obra no segundo Panegyrico descreve esta jornada com admiravel estylo, e elegancia. Visitou o Duque com o de Barcellos a ElRey, que lhe repetio as mesmas honras, que em Elvas. Tom. VI. 000

No dia 14 de Julho destinado para as Cortes, entrando o Duque no Paço, hum Soldado da guar. da, prevenido dissimuladamente, tinha ordem para lhe disputar a entrada, affectando artificiosamente nao o conhecer; mas o Duque inalteravel, porque conhecia de donde se urdia esta farça, com animo moderado o apartou severamente com a mao, e levando adiante o Duque de Barcellos, disse: Abri de todo as portas, que tudo he necessario para que entremos; porque este negocio, que ElRey vay principiar, nao se pode fazer sem nos. Neste acto exercitou o officio de Condestavel. A primeira pessoa, que jurou, foy o Duque de Barcellos o Senhor D. Joao, e foy o ultimo o Duque de Bragança, como Condestavel destes Reynos. Quando sahiao do Paço, montados já o Duque a cavallo, e seu filho, travarao os seus criados, que erao muitos, e os Soldados Infantes da companhia, que estava de guarca, (elhe haviao tomado as armas) nao sey, que disputa, de sorte, que hum destes Soldados atrevidos meteo o mosquete à cara contra o Duque, e vendo elle a resolução, soy andando sem fazer caso della. Caufou grande alteração no povo aquella ousadia: pelo que prenderao o Soldado, e quizerao, ou ao menos se mostrou, que o queriao enforcar, e ElRey lhe perdoou por intercessao do Du-D. Francisco Manoel, que. Dom Francisco Manoel de Mello no seu Tacito Portuguez refere outro caso, que succedera na

ultima visita, que os Duques fizerao a ElRey: em

quanto

Auto do Juramento, impr. em 1619.

Tacito Portuguez, liv. I. m.f.

quanto esta durava, se moveo huma discordia sobre o lugar da affiftencia dos cavallos de ambos os Duques entre os Moços das esporas do Duque, e os Soldados da guarda Real; devia já estar montado o Duque de Bragança, quando abalando com a Corte, que o seguia das escadas do Paço, soy insolente a dispedida contra a sua familia, tratada com todo o genero de offensas, não sem valor castigadas. Andava mais occasionada, que descomposta a multidao dos inquietos, quando o Duque de Barcellos voltando os olhos ao desconcerto, aconselhado do impulso da idade, (era de quinze annos) sez semblante de impunhar a espada; porém o Duque seu pay, que tudo advertia, o atalhou dizendo: Anday, filho, que ElRey nos guarda as costas. Bastou esta palavra para evitar grandes inconvenientes; e se ponderarmos os successos, que depois trouxerao os annos, parece que nella se fundou o mais firme alicesse do futuro Reynado. O Duque D. Theodosso padecendo tudo, o que nao mostrava haver sofrido, em que cada hora lhe punhao em perigo a authoridade, era mayor o seu silencio.

Nesta occasia o Duque occultamente reclamou o juramento, o que sez em todas as mais Cortes, a que assistio, como consta de dous protestos, que se achara o depois da sua morte, porque em quanto viveo os na o fiou, nem de seus silhos. O Conde da Ericeira refere, que assim o ouvira muitas vezes repetir ao Senhor Rey D. Joa o IV. Nel-Tom.VI.

les se continhao estas palavras: Protesto diante de Deos como verdadeiro Juiz, e Senhor de todas as cousas, e tomo por Juiz deste meu caso, e por minha advogada a gloriosa Virgem Maria, e por testemunhas todos os Santos, de que tudo o que mandey fazer, e fiz, e dey consentimento sobre a Coroação de Sua Magestade neste Reyno de Portugal, digo, que nao hey por valioso por ser contra minha vontade, e medo cadente in constantem virum, reclamo omni meliori modo, que em direito houver lugar; e assim o revogo, e hey por revogado tudo o que em meu prejuizo se fizer, e de meus herdeiros daqui por diante, e declaro, que os juramentos não forão valiosos, por nao ter vontade, nem tençao, e ser menor de idade de quatorze annos, e por firmeza disto fiz este por mim, e o assiney, e selley com o sinete de meu escritorio a 15 de Outubro de 1592. E tinha o seu sinal. Dizia o segundo protesto: Torno a reclamar, e haver por nullo o que se fez nestas Cortes por meu consentimento, por ser levado de medo cadente in constantem virum, e revogo o que está feito até aqui em meu prejuizo, na melhor forma, que em direito houver, e invoco em meu favor a Santissima Virgem Maria, a S. Bernardo, e ao Santo Condestavel, e tomo por minhas testemunhas a todos os Santos, e asim o protesto diante do verdadeiro Juiz, e declaro, que tudo isto he sobre o direito, que tenho à Coroa de Portugal. Assinava-se, e era authenticado este protesto por Manoel de Oliveira, Notario Apostolico. Nesta

Nesta conformidade, com grande vigilancia, observou todos os successos, que podiao favorecer os defignios de poder sobir ao Throno de Portugal. Nao falta quem affirme, que elle sez propor a El-Rey Filippe Prudente, o mais poderoso Principe entao da Europa, a usurpação, que lhe tinha seito do Reyno, o que lhe causara nao pequeno embaraço, e o mesmo a seu filho, porém o estado da Monarchia nao fe podia dispor com felicidade para hum tao grande negocio; e assim creou a seu filho o Duque de Barcellos com a idea, de que a sua Casa nascera para a Coroa, e com as maximas, de que a honra os punha na obrigação de se fazerem Senhores della, para se arriscarem na primeira occasiao, que a fortuna se lhe mostrasse propicia. Com a mesma perseverança, em tudo quanto lhe foy possivel, conservou o direito, que tinha deste Reyno, porque no acto das Cortes constou, que dissera a seu filho o Duque de Barcellos, que nao fizesse tençao de jurar; esta restricção mental ainda não era condemnada pela Igreja, porque entao o nao aconselharia hum Principe tao Christao, e pio, como foy o Duque D. Theodosio, e nunca seria válido hum juramento extorquido, e feito pelo medo, que cahe no varao constante, o que muitas vezes tem feito nullos até os votos da profissao Religio-Estas diligencias, de que nao logrou o fruto em sua vida o Duque D. Theodosio, forao disposições, ainda que remotas, para o conseguir seu silho

lho o Duque D. Joao. Este direito era tao publico na Europa, que nao padecia duvida, e ainda no juizo de muitos Authores Estrangeiros. O Padre P. Anselm. Histor. Ge- Anselmo fallando do Duque D. Theodosio diz, que este Principe como mais proximo do sangue Real Portuguez, tinha o mais legitimo direito à Coroa de Portugal.

nealog. da Cafa Real de França, tom. 1. c. 8.5.2. 8.5.2. Freres de Sancte Marthe, tom. 2. liv. 27. cap. 10.

Conde da Ericeir. Portugal Restaur. tom. I. Memorias m.f. daque lle tempo, que conser-

Acabadas as Cortes fe deteve o Duque alguns dias em Lisboa antes de partir para Villa-Viçosa, e fallou a ElRey em alguns negocios publicos tocantes ao Reyno, no que ElRey parece nao deixou de reflectir, e querendo dar ao Duque hum teslemunho, de que o estimava sobre todos os Grandes do seu Reyno, com benignidade, e carinho, desejando dispensar com elle os seus Reaes favores, lhe disse, que de boa vontade lhe outorgaria tudo o que o Duque lhe pedisse, ao que lhe respondeo: Os Reys de Portugal avós de Vossa Magestade, e meus, derao tao liberalmente merces à minha Casa, que a desobrigarao de ter, que pedir, e assim somente estimaria receber de Vossa Magestade huma assinalada merce, que he dignarse de honrar com paternal affecto aos Vassallos Portuguezes, e es. pecialmente aos Grandes do Reyno. Foy tao celebre esta isenção, e authoridade do Duque, que universalmente foy applaudida. O Duque de Alva, que não acompanhou nesta jornada a ElRey, escrevendo a D. Pedro de Toledo, que o viera servindo a Portugal, lhe dizia as formaes palavras: Mucho

Mucho hey sentido en no aver ido con Su Magestad a esse Reyno, solo por ver a un Duque, que no quiso mercedes de Su Magestad ofereciendolas; mas ainda ablo por Usia al Duque privado, y que no visito al Confessor. Depois de ter o Duque comprido com algumas visitas, deixando aos Castelhanos tao confutos, e admirados, como bem quisto, e amado dos Portuguezes, havendo visto alguns Mosteiros, partio para Villa-Viçosa, e nao tornou a ver ElRey pela pressa, com que voltou para Castella, e pela jornada, que levava.

Nao occupou muito tempo depois desta jornada o Throno de Hespanha ElRey D. Filippe o III. porque saleceo em Madrid a 30 de Março de 1621. Succedeolhe o Principe D. Filippe, que soy o Quarto, e os Portuguezes contarao Terceiro, para cuja Coroa era entao o Primeiro o Segundo

de Castella.

Entrou com o novo Rey novo valído, que foy D. Gaspar de Gusmao, Conde de Olivares, e foy o mayor Ministro daquella Monarchia, cujas acções derao grande materia aos discursos, e juizos de Europa. Entendeo este, que devia contemporisar com tao grande Vassallo, e determinou corresponderse melhor com a Casa de Bragança, cujo Senhor chegou a recearse de tao publica demonstração, que tal vez seria, porque o Conde Duque tinha huma unica silha D. Maria de Gusmao, e poderia sollicitar ao de Barcellos para genro. O tem-

po porém o livrou deste temor, porque havendo o Conde Duque negado a filha aos mayores Senhores de Hespanha, e a muitos fóra della, a concedeo a D. Ramiro Nunes Filippes de Gusmao, que foy Marquez de Eliche, filho do primeiro Marquez de Toral D. Gabriel Nunes de Gusmao, tronco principal da sua Casa, em quem determinava levantar hum soberbo edificio. Durou muy pouco esta uniao, porque a filha faleceo sem deixar successão, e sendo grande desconsolação para o pay a falta da filha, foy grande a fortuna do genro, porque o Conde Duque o estimou tanto, que com exemplo poucas vezes visto lhe deu em propriedade o officio de Sumilher de Corpus; largoulhe o de Grao Chanceller de Indias, e alcançou del Rey se effeituasse no Marquez de Eliche a grandeza, de que lhe tinha feito merce para seu segundo neto, com o titulo de Duque de Medina de las Torres, o que tudo se verificou, ficando depois no mesmo favor do Conde Duque, que antes havia tido na vida da Marqueza de Eliche sua esposa.

Refere-se, que por este tempo o Duque D. Theodosio se confessava com Fr. Joao de Pina, Religioso Eremita de Santo Agostinho, e que deixando este o lugar, se recolheo à sua cella do Mosteiro de Penha de França, onde acabou piedosamente. Causou grande admiração este successo, porque a vida do confessado era muy reformada, e a do Confessor tal, que se fizera por ella merece-

dor para ser escolhido entre muitos doutos para este lugar. Dom Francisco Manoel de Mello diz, D. Francisco Manoel, que depois com o tempo, e os annos quizerao al- Tacito Portug. liv. 1. guns descubrir a causa daquella separação, dizendo, Omesmo no Theodoque nascera de certa omissão, com que o Duque 1. liv. 3. m. s. ultimamente satisfazia aos serviços familiares, de que alguns criados descontentes deixavao o seu serviço; porém que outros mais orgulhosos se passarao à affistencia do Duque de Barcellos, nao sem escandalo, e offensa do Duque. Pertenderao entao muitos com aquella abonação da sua demazia, interpretar nao ser outra a causa da separação de Fr. Joao, sendo inaveriguavel por certo o motivo, nem ainda facil de conhecer a difficuldade, se teve o principio no proprio officio de Fr. Joao. O que he certo he, que este Religioso padecia faltas na saude, e o que sobre tudo he sem duvida, que nem todos os Varoens, ainda que ornados de zelo, e bondade, (qual era Fr. Joao) sao sufficientes para reger as consciencias dos Principes; porque aquella importante occupação necessita de huma prudencia não alcançada de todos, nem de todos entendida. He certo por todas as Memorias, que temos deste Principe, que sobre a inteireza do seu animo, se ornou sempre de huma vida reformada, e escrupulosa, que por nenhuma cousa do Mundo saltaria à equidade, e justiça, para premiar os seus criados, conforme merecessem os seus serviços. O mesmo D. Francis- O mesmo no Taçito co Manoel refere, que por sua morte o Duque D. Portug. liv, 2. Tom. VI. Toao

Joao levantara largas tenças, com que o Duque seu pay soccorria alguns Fidalgos pobres, e a outros alhegados, e dependentes da sua familia, huns para se sustentarem nos estudos, outros no serviço das armas, e alguns na Corte, onde viviao com pobreza; e desta sorte he inverosimel, que quem foccorria generosamente aos necessitados, faltasse à recompensa dos serviços, sendo de justiça os que se faziao à sua pessoa: pelo que parece, que o mysterio, que se pertendeo tirar da separação do Confesfor, nao podia ser nascido do referido motivo. E muito mais sendo o Duque de animo tao generoso, e desinteressado, como se vê no que referiremos. Tinha elle, pela liberdade, que fora dada à Senhora D. Catharina, e que de novo lhe fora concedida pelo seu casamento, huma grande quantidade de canella, em tal conjuntura, que na praça levantou de preço: e representandolhe o seu Agente, que era boa occasiao de a vender ; porém aquelle coração, em que nunca já mais entrou a cobiça, lhe respondeo: Nao reparo em lucros, porque a canella ha de servir de lenha no casamento do Duque meu sitho.

Neste mesmo tempo alguns dos criados da Casa de Bragança se apartarao da sua assistencia, e segundo o que se resere, esta resolução comprehendeo os mais obrigados a seu Senhor. Escandalizouse o Duque mais dos meyos, que dos sins do seu apartamento: pelo que os intentou compellir em virtu-

virtude dos Breves Apostolicos, que lhe permittem tirar as Commendas, que na sua Casa vencem no seu serviço, a todos aquelles, que o deixassem; mas como era vingança, e o Duque generosissimo, nunca já mais se vio a execução. A esperança, que muitos tinhao de verem brevemente novo Senhor, os punha em muita liberdade; e tambem porque o Duque de Barcellos attrahia já a si com livre alvedrio aos Vassallos, e criados, começandose a observar pela Casa, e Estado, divisao entre o pay, e o filho, o qual cada dia dava novos motivos a este escandalo, o que chegou nao poucas vezes a demonstrações, que já o pay nao podia dif-

fimular, nem o filho encubrir.

Nao se podia unir a austéra vida, santos costumes, e severidade do Duque D. Theodosio já velho, com o Duque D. Joao mancebo, robusto, galhardo, soberano, e livre: pelo que parece era mais para lhe agradecer os excessos, que nao intentou, que para estranhar as demazias, que emprendeo; porém com tudo nao sao de louvar, ainda que proprias da idade, que costuma de ordinario dominar a razao com os appetites. Era tambom motivo a pouca introducção, que nos negocios permittia ao Duque de Barcellos o Duque seu pay, de que nascia viverem ambos desconsiados, este porque em vida lhe pudessem diminuir a authoridade, aquelle porque sendo tempo lha nao repartissem. Eraő estas queixas fomentadas dos mais in-Tom. VI. Ppp ii quiequietos em adulação ao futuro Senhor, e por isso se não entrava na averiguação, porque queriao da sizania espalhada, segurarse no applauso do governo seguinte. O Duque reconhecendo todas estas machinas, a que se encaminhavão, julgou a proposito tratar do casamento do Duque de Barcellos, para com decente objecto diminuir o partido dos cria-

dos com o amor da mulher, e dos filhos.

Para este sim nao parava a idéa do Duque D. Theodosio: dentro dos limites de Hespanha discorria sobre esta materia reconhecendo Alemanha, e Italia, adonde por diversas vias se introduzia a proposição, que soy bem aceita, e admittida de grandes Casas, não tomada por discurso, mas por pratica; mas faltou à de Bragança o instrumento para a conclusão, porque a materia de Estado dos Castelhanos era, que todas as vodas do Duque de Barcellos se estorvassem, ou que havendo de ser sosse desta grande Casa.

Pareceo, que D. Anna Carrafa, Princeza de Stigliano, Duqueza soberana de Sabioneta, em parte livre Senhora, em parte Vassalla no Reyno de Napoles, que por avós, qualidade, e grandeza de Estado era proporcionada para o Duque de Barcellos. Era filha de D. Antonio Carrafa, Duque de Mondragone, (que faleceo em vida de seu pay) e de sua mulher D. Elena Aldobrandino, filha de Joao Francisco Aldobrandino, e Olympia Aldobrandino

brandino, Principes de Carpineto, fobrinhos do Papa Clemente VIII. e irmãa do Principe de Rossa. no, e de Margarida, Duqueza de Parma, cuja gloriosa successão vemos coroada em o Throno de Hespanha; e de Lucrecia, mulher de Marino Caracciolo, Principe de Avellino, Cavalleiro do Tosão, e Grao Chanceller do Reyno de Napoles, neta de D. Luiz Carrafa, IV. Principe de Stigliano, e do Sacro Romano Imperio, Duque de Mondragone, Conde de Aliano, Cavalleiro do Tosao, e Grande de Hespanha, e de sua mulher D. Isabel Gonzaga, filha herdeira de Vespasiano Gonzaga, Duque de Sabioneta, e de Trajetto, Conde de Fondi, de Rodica, e de Rinalda, Marquez de Hostiano. Todos estes Estados passarao por morte de sua avó à Princeza D. Anna Carrafa, como refere D. Braz Aldimari na Historia Genealogica da Ca-Aldimari, Histor. Genealogica da Ca-Aldimari, Histor. Genealogica da Carrasa, due imprimio em Napoles no anno de Carrasa, tom. 2. liv. 2. 1681 em tres volumes. Este tratado se desvaneceo Fag. 393. por força da politica Hespanhola, senao foy pelo destino, de que aquella Princeza nao tinha assentado o seu nome no Catalogo das Rainhas. A' vista desta opposição, tornou o Duque a entender no modo, que mais lhe convinha a falvar a grandeza, de que nao podia ser despojado.

Este novo accidente alterou de algum modo aquella constancia, de que sempre se revestio o animo do Duque de Bragança; tal vez porque hum susto sobre outro he mais sensivel, ou porque os

annos

annos do Duque gastados de huma vida austéra, e rigorosa, havias modificado a mesma severidade. Sobre todos estes artificios, com que os Castelhanos embaraçavas os negocios do Duque, se fazia mayor, e mais subtil, o que tirava das internas observações, que passavas na Casa de Bragança, e se transferias ao Duque de Barcellos; porque se certificou o Duque, que os Vassallos do silho o persuadias, que usasse da authoridade do Conde Duque para instrumento proporcionado dos seus dissabores.

He certo, que a Casa de Bragança ainda que nao era ornada da soberania, nao o era da razao della, e por isso a sua mesma elevaçao a nao fazia agradavel; porque aquelles, que a observavao Real, viao, que para o poder era particular; e que quando a consideravao particular para a familiaridade, se lhe representava Real para o respeito. Esta soy a causa, porque se achava com poucos assectos, quando necessitava dos mais sieis no tempo, que se tratava dos seus interesses.

Começava a ser conhecido D. Francisco de Mello, silho de D. Constantino segundo da Casa de Ferreira, que tambem era segundo ramo da Casa de Bragança por varonia. Dos parentes desta Serenissima Casa soy sempre a de Ferreira a mais attendida, e era D. Francisco dos mais admittidos, e hum tambem dos mais beneficiados, e por esta causa assistindo na Corte de Madrid, era attendido do mayor Ministro: ambos os Duques o introduzirao

de sorte, que seguindo a carreira da sua gloriosa fortuna, nao parou antes do ultimo cume da grandeza; porém depois satisfez com ingratidao escandalosa à Casa de Bragança, quando foy exaltada ao Throno. Era D. Francisco de Mello igualmente obrigado aos Duques: com tudo começou a seguir as partes do de Barcellos, de que escandalizado o Duque D. Theodosio, converteo em dissimulação a confiança, depois em temor, e ultimamente em queixa. Escreveo D. Francisco Manoel fora fama, D. Francisco Manoel, que o Duque de Barcellos vendo-se com instrumento capaz, começara a usar delle secretamente, segundo os fins da sua idéa. Pelo que os criados do Duque publicavao, que seu Senhor nao viviria, nem quizera haver vivido, para ver que seu silho, contra a sua propria authoridade, quizesse abater a Excellencia da sua Casa, repartindo-a com quem para lhe accrescentar qualquer circunstancia no gosto, lhe havia tirar muitas de opiniao. Fundava-se esta queixa na noticia, que se tinha, de que o Duque de Barcellos, escrevendo-se com o Conde Duque por mãos de D. Francisco de Mello, e por seu conselho tambem sobre negocios, em que por sorça o quizerao introduzir, se tratavao ambos por estylo igual, o que para a severidade do Grande Theodosio soy o ultimo escandalo da vida, e termo ultimo della. Nao se póde duvidar, que tal vez o mesmo Duque de Bragança entendesse, que seria o contrario impraticavel; mas esta Serenissima Casa

Tacito Portug. liv. 1.

conservou sempre o respeito na singularidade, como elle já havia praticado com outro valído, porque a troco de gozar a estimação livre, toda a perda do mais tinha em menos.

Amava a justiça, distinguindo com superior claridade as suas partes; à que mais se mostrou inclinar o seu genio, foy à distributiva, affecto, que sendolhe proprio, naturalmente o executava. Preferia em o seu conceito repartir com igualdade ao castigar com severidade. Verdadeiramente ainda que dos Principes he igualmente o poder na pena, e no premio, toda via a Republica antes dissimula as faltas de castigo, do que as da remuneração. Assim o observao os Monarchas, porque elles para punir tem Ministros; porém para dar premios nao communicao a sua jurisdicção por ser inseparavel da regalia. O Duque nos seus Estados guardava todos os justos preceitos de imperio; porque aquelle espirito dignissimo da soberania, no pequeno circulo do seu mando, fazia caber todos os primores de hum cuidadoso Monarcha. Succedia, que os do seu Conselho, ou Junta, (que assim lhe chamavao pela reverencia à Coroa ) lhe consultavao com favor algumas pessoas, a quem augmentavão os merecimentos ao menos por escrito: entao o Duque com suave quietação, não reprovando o parecer dos Ministros, buscava o modo de accommodar o mais digno, muitas vezes ausente, mais pobre, e sem valia. Nos provimentos Ecclesiasticos costumava

mava valerse frequentemente de hum virtuoso ardil, porque tinha por axioma: Que nenhum cuidado humano era sufficiente, sem Divina inspiração; assim em taes casos, e por todos os caminhos pedia a Deos o acerto na eleição, que conseguia de ordinario; porque com rigoroso exame procedia com tanto zelo, que sendo por natureza, e costume abstrahido dos negocios alheyos, este sómente nunca já mais julgou alheyo, senao por proprio. Informado das pessoas, que governavao o Reyno, que tratavao em consultar Bispos, descubria caminhos justificados, e occultos, por onde lhe intimasse a inteireza, e incorruptibilidade de animo, com que os haviao de escolher para os proporem a ElRey. Em muitas eleições de Prelados apontou aquellas pessoas, de que a Igreja, e os Fieis receberiao utilidade, e exemplo. Nao he facil de julgar qual fosse neste Principe mayor, se o affecto, com que procurava se acertasse, ou o sentimento, que recebia, quando via, que sinistros effeitos embaraçavao os successos, que o seu cuidado havia prevenido.

Aos Ministros de Justiça dava inteira liberdade, e commodo para que a administrassem nao só em publico, mas em particular, admoestandolhe, que transferia nas suas consciencias o pezo daquella carga, que poderia gravar a sua. Nos negocios da fazenda soy brando, e às vezes omisso, como experimentavao aquelles, que a seu cargo tinhao a administraçao. Pelo que diziao os mais zelosos das

Tom.VI. Qqq fuas

suas cousas, que a bondade do Duque fizera a muitos bons, maos. Desta sorte se queixavao com louvores da sua desattenção, nas materias do seu justo interesse. Nao consentia, senao em urgentes casos, se procedesse contra os seus Vassailos, e arrendadores, na execução das suas dividas: antes verdadeiramente como Pastor, e nao como Senhor dos seus Vassallos, o que via cahido procurava levar nos hombros da sua grandeza, fazendo dissimular com a execução da divida, perdoando humas vezes toda, outras parte, tal vez com discommodo da sua Casa, para cuja grande despeza nao podia haver sobras nas suas rendas. Pelo que livremente se resolvia a sentir algum incommodo, que vello padecer aos pobres por causa sua, ainda que esta fosse justificadissima. Daqui procedeo alguma minoração nas suas rendas, e por isso foy taxado de que retardava pagar aos seus acredores. Porém pode-se affirmar, que sempre quiz satisfazer, ainda que nao pode sempre. Mas o vulgo, severo cenfor dos Principes, como nao escuta os motivos, censura de ordinario como vicio, o que cegamente cre, sem se meter na averiguação da causa, nem desistir da censura. Para mostrar esta verdade referirey hum caso, que nao só defende esta detracção, mas com huma estremada inteireza, e generosidade, acredita o animo deste Principe. Havia o Duque D. Theodosio dado de pensao em vida tres mil cruzados de renda a D. Pedro Franque-

za, poderoso Ministro del Rey D. Filippe, Superintendente de todos os papeis da sua Monarchia, a fim de o ter propicio para a sua conservação, que esta he só a dependencia, que se nao póde escusar nos Principes. O Franqueza tal vez adivinhando, que merecia a sua ruina, vendeo por grossa somma de dinheiro (dizem, que por sessenta mil cruzados) a hum homem de negocio poderoso a acçao daquella renda, que possuia por merce do Duque, sem que para o contrato se procurasse a sua permissao, nem disso se lhe desse alguma noticia. Succedeo cahir disgraçadamente do valimento aquelle Ministro: pelo que cessando a occasiao dos seus bons fins para com o Duque, cessava tambem a necessidade, e motivo da sua liberalidade. O Duque com o parecer dos seus Letrados, e Theologos, mandou abster o pagamento. Moveo-lhe o comprador demanda, pedindo-lhe os sessenta mil cruzados, que tinha sido o preço daquella lisonja. Foy largo, e disputado o processo participando de tao varios semblantes, como de ordinario succede à verdade, quando se poem na opiniao dos homens, poucas vezes iguaes em constancia, letras, e juizo. Succedeo entao propor o acredor desistir da acção, se o Duque lhe fizesse merce de huma Commenda de nao grande renda, cujo valor com seis partes mais, nao igualava a quantidade, do que se pedia. Mas o Duque julgando escrupulosamente do savoravel partido, respondeo: Que se devia sessenta mil Tom. VI. Qqq ii crucruzados, nao queria pagar com o que valia tanto menos, porque antes os queria pagar, que empregar indignamente aquella Commenda. Difficultosa coufa poderá ser arguir, e provar negligencia contra hum animo tao sirme, e exposto à obrigação remuneratoria.

Tambem alguns o taxarao de muy soberano dentro dos termos do seu Estado. Diziao, que os tempos presentes nao se deviao medir pelos passados, antes se deviao mudar huns, como os outros. Da mesma sorte, que os Reys, de Vós, e Merce, com que forao tratados dos antigos, sobirao à Senhoria, em que se nao detiverao, passando à Alteza, e Magestade: assim à sua imitação os Principes, Grandes, e tambem os Fidalgos, e outras pessoas de conhecida nobreza da Republica, deviao ir crescendo à proporçao; porque parecia injusto, que os Principes se fizessem respeitar, e saudar com novos tratamentos, e que elles nao mudassem daquella antiga fórma, que antes a sinceridade havia instituido. Porque já em Hespanha os Senhores, e os de mais de Europa se haviao humanado com os inseriores, que por nenhum motivo, senao pela sua benignidade, erao tao buscados, e applaudidos. Que o Duque Dom Theodosio era rigoroso com os seus usos, inviolavel, e muy austero no modo, com que esc evia aos Fidalgos, e se os recebia em sua casa, nao era com aquella attenção, que elles desejavao: que vivia retirado do commercio de qua-

si todos os seus parentes, por lhe nao fazer communicavel a sua grandeza: que a sua mesa era sómente sua, que os que a ella chegavao Grandes, e poucos, nao recebiao alli nenhum favor, antes parece, que hiao a servir no triunso de seu dono, accommodados em lugares differentes, servidos mal dos seus, e em tudo se via huma eticheta agramente executada, com huma igualdade intoleravel. Estas erao as invectivas referidas dos poucos affectos à Casa de Bragança, cujos orgulhosos espiritos nao sey se estudavao tanto em a deservir, como o Duque na defensa da sua authoridade, atropelando com ella aos que o observavao; e assim se exercitava com aquelles, que nescia, ou maliciosamente (que estes erao os mais ) nao distinguiao, ou nao queriao distinguir a grandeza da Casa de Bragança a todas as de mais; e na verdade elles nao podiao negar a foberania do seu Estado, usos, e preeminencias, que a todos os que não erão soberanos, erão dissemelhantes.

Nestas causas se fundavas os descontentes, quando se queixavas dos estylos do Duque. Porém he certo, que na sua pessoa era natural, e nas artificiosa a observancia, com que a todos media o tratamento. A rigorosa disciplina, com que sua may o havia creado, e a certeza, com que anteriormente se reconhecia a si mesmo Principe absoluto, fazias, que sosse indispensavel nos seus estylos. Por outra parte o seu incorrupto animo, nas prevenindo.

nindo o estrago do tempo na graduação das cousas, queria sobre tudo observar o antigo, imaginando restituir ao seu Estado as virtudes passadas. Não era intratavel no modo, nem nas attenções, porque erao cheas de affabilidade, e estimação, que redundavao utilmente na sua pessoa, e nos que o communicavao. O seu modo era receber debaixo de docel aos Fidalgos, a que dava igual cadeira, a qual traziao os Reposteiros; a sua ficava sobre huma pequena alcatifa, e a do hospede visinha, e defronte: porém ao entrar na cafa a visita o achava em pé, e nao se sentava, senao juntamente, e entrando o hospede, era seguido dos Fidalgos da sua Casa, que occupavao antes a salla, os quaes arrimados à parede davao authoridade à entrada; do seu lugar satisfazia aos cumprimentos do visitante, e segundo a categoria do hospede, sahia mais, ou menos passos a recebello. Costumava entao fazer final aos seus criados, que despejassem, porém se a visita era só de cumprimento, se deixava assistir da sua Corte em pé, cubertos, ou descubertos os criados, conforme as preeminencias dos officios, que occupavao na sua Casa. Era em extremo agradavel na conversação, honesta, e sempre encaminha. da à utilidade, honra, e prudencia. Nao usava de rodeos no estylo do tratamento de Merce, a quem a concedia, que nao passava dos Fidalgos, até Desembargadores, porque a estes as letras tinhao dado o poder, e fortuna. Todos os mais ouviao hum Vós

Vós sem disferença, assim os Corregedores, e Ministros de letras, de palavra, e escrito. Aos Clerigos tratava de Padres, e aos Religiosos illustres por nascimento, dignidade, e letras, por Reverencia. Aos Titulos aventejava pouco aos Fidalgos, nao lhe negando a Senhoria depois de concedida pelos Reys, no que sos seus mayores bem dissemelhante, porque a nao derao a nenhum, porque os antigos Duques de Bragança nao a davao aos Titulos, que com elles concorrerao.

Alargamonos mais do costumado nesta materia, nao só porque della mal entendida se seguirao os mayores inconvenientes à pessoa, e Estado do Duque; mas tambem porque nella como mais apparente se cevou a calumnia dos seus emulos, de que nos pareceo dar huma satisfação publica, por ser obrigação dos que escrevem, e tratao dos Principes, desender a sua sama das salsas, e atrevidas imposturas, como não inventar virtudes, e acções singidas para os sazer samosos com ossiciosas mentiras; porque a nossa intenção nesta Obra soy sómente referir a verdade, sem adornos da lisonja.

Tambem passarao adiante as censuras de outros sobre a vida, e assectos deste Principe, e nao erao poucos, os que contra a sua omissao, e governo, se mostrarao sentidos. Sao muitos, e disserentes os cargos, que nesta parte lhe sizerao, sem reparar no temperamento da sua compreição, a qual não está na escolha das pessoas, nem della se póde

livrar.

livrar. Refere-se, que passara hum anno sem abrir huma Carta do Senhor D. Duarte seu irmao, que importava hum alto, e conveniente casamento de seu filho, o qual pela tardança nao se conseguio, por se passar a occasiao, e se haverem mudado as occurrencias, que o facilitavao. Teve particular descuido em responder ao que lhe propunhao: assim succedia passarem mezes, e algumas vezes anno, que sustentou com inutil dispendio os mensageiros, por lhe retardar os despachos. Aquelles, que tudo pertendem achar na politica, e viao aquelle desperdicio, discorriao, que o Duque pelo gosto de augmentar a sua Corte com os forasteiros, que vinhao aos seus despachos, os obrigava a se dilatarem com a esperança de os conseguirem. O que sem duvida he incrivel de hum Principe tao ajustado, e temeroso nas materias de sua consciencia. Porém os que conheciao melhor a sua condição, julgarão, que nascia de indeterminação, o que acontece muitas vezes nas pessoas de grande juizo, porque sao tantas as cousas, que lhe propoem a idéa, que entre a multidao ficao indifferentes à resolução; porém a sua indecisao não foy tanta, que se pudesse apontar por vicio.

No seu modo de governo se virao inalteravelmente as essenciaes perseições, porque na igualdade, zelo, e clemencia soy excellente, como se collige de acções, e ditos. Esmerou-se com toda a perseição na observancia do segredo; siou de muy

poucos

poucos as suas resoluções: a estes experimentava em cousas ligeiras, para depois de ver como o serviao, passarem a considentes. Costumava louvar diante dos seus familiares esta virtude por superior, para assim os affeiçoar tanto ao segredo pela estimação, como pelo premio. Nas materias de seus interesses cuidou tao pouco, que no mesmo, que o deviao engrandecer, o chegarao a notar; dando por motivo, que a sua altivez o persuadia a absterse de procurar algum augmento, o qual nos grandes Vassailos, e mais naquelles, que por fortuna, e sangue haviao aspirado à Coroa, mais parecia emulação, e competencia com o Principe, que modestia. Accrescentavao, que o Duque por escusar qualquer acto de reconhecimento, nao queria que apparecesse petiçao alguma sua diante del Rey, que tal vez com desejo de accrescentar a sua grandeza nas rendas, e outras conveniencias, sómente esperava, que o rogasse, e estranhava nao ouvir as suas supplicas. Assim julgavao, e discorriao os seus, tendo por obstinação haver elle concorrido com tres Reys, sem que de nenhum pertendesse huma leve graça, o que foy effeito verdadeiramente nascido da sua generosidade. Acreditaremos o reserido com o caso seguinte: vagarao para a Coroa certas Villas, e Lugares, de importante rendimento, por morte de seu irmao o Senhor D. Filippe, nas quaes havia succedido a seu parente D. Rodrigo de Lencastre, como deixamos escrito. Assentou o Duque com-Tom. VI. Rrr

sigo nao os pedir a ElRey, e o conseguio de sorte, que sabendo estavao em custodia, esperando sómente a sua supplica para lhos conserirem, nem permittio, que o seu Agente, que tinha na Corte, se quer da parte do Estado de Bragança os requeresfe. Quando os seus confidentes lhe faziao cargo das conveniencias, que perdia para a sua Casa, e seus filhos, era commua reposta sua: Que os seus predecessores haviao tido o cuidado de ajuntar, e exaltar a sua grandeza, e que agora à sua pessoa só tocava trabalhar por conservar a honra, e estado, que elles haviao estabelecido. Esta opiniao observou por toda a vida, e já fora maxima de hum discreto, que aquelle, que pelo negocio perdia a honra, perdia a honra, e mais o negocio. A estas, e outras virtudes moraes, que sem controversia possuío, ornou grandemente as que solicitou, e procurou das Theologaes, de que trataremos adiante na fua morte, donde se verá soy o Duque D. Theodosio tao devoto Christao, como excellente Principe.

Luzio sempre nelle a piedade, e Religiao Christaa com grande zelo do culto Divino. Haviao os Duques seus predecessores com muito cuidado engrandecido a sua Capella de Villa-Viçosa, a que os Summos Pontifices tinhao concedido à sua instancia diversas graças. Agora alcançou Sua Ex-Prova num. 254. cellencia do Papa Clemente VIII. por huma Bulla passada em Roma no anno decimo do seu Pontisicado a 18 de Setembro de 1601, que o Deao, Ca-

pellaes,

pellaes, e mais Ministros da sua Capella de S. Jeronymo de Villa-Viçosa, fossem totalmente isentos do Ordinario da Diocesi de Evora, e de outra qualquer, e in perpetuum eximida da jurisdicção Ordinaria. E esta graça foy concedida nao só para o Duque, mas para todos os successores do Ducado de Bragança, com a clausula de nao ser esta especial graça sómente annexa à Capella de S. Jeronymo de Villa-Viçosa, senao a outra aonde acontecesse residirem (ou por casualidade estivessem) os Duques; porque em qualquer outra Diocesi, seriao os ditos Ministros obrigados na Igreja, ou Capella Secular, ou Regular, de outro Lugar do Reyno de Portugal, em que o Duque, ou seus successores os mandassem celebrar os Officios Divinos, segundo o costume da Igreja Romana, e venceriao os Ministros della as distribuições quotidianas, que teriao na dita Capella de S. Jeronymo, se nella fossem pessoalmente presentes, como erao obrigados; e assim o Deao, Capellaes, e Ministros ficariao isentos, nao só elles, mas suas cousas, e quaesquer Beneficios, onde quer, que os tivessem, e de qualquer qualidade, que fossem, livres de visita, correcção, e superioridade, assim do Ordinario de Evora, como de quaesquer outros Ordinarios do Reyno, e de seus Vigarios Geraes, e Officiaes, no espiritual, e temporal, sem que por nenhum motivo possao os Ordinarios, ou seus Vigarios Geraes, e Officiaes, ainda por motivo de delicto, ou contrato, ou qua-Tom. VI. Rarii

si, ou de cousa, pela razao da qual, onde quer, que se commettesse delicto, ficasse celebrado contrato, ou a dita cousa consistisse, nao teria poder de nenhuma maneira sobre o Deao, Capellaes, e Ministros, nem em suas cousas, nem sobre quaesquer Beneficios seus, que tiverem, nem poderáo sobre algum delles exercitar visita, correcção, ou superioridade alguma, nem pronunciar sentença de excommunhao, suspensao, ou interdicto, nem outra alguma excommunhao, nem censuras, e penas, nem cousa alguma, que pudesse mostrar, ou denotar superioridade, porque todas forao dadas por nullas, e invalidas; pois o Papa por fazer merce, e graça ao Duque, houve por bem authoritate Apostolica de sogeitar, e sobmeter para sempre a dita Capella, Deao, Capellaes, e Ministros, e quaesquer Beneficios, que possuissem, e pelo tempo adiante tivessem, e suas cousas, e bens, onde quer, que os tivessem, à visita, correcçao, jurisdicçao, e superioridade da Santa Sé Apostolica, &c. como se vê da dita Bulla.

Sendo esta graça tao clara, e tao especifica, nao deixou de padecer alguma contradição com alguns dos Ordinarios do Reyno. Erao os Ministros do Papa nestes Reynos os Juizes executores da di-Porva num. 255. ta Bulla, e sendo nelles Decio Carassa, Colleitor, Arcebispo de Damasco, com poderes de Nuncio, que depois foy creado Cardeal pelo Papa Paulo V. no anno de 1611 do titulo de S. Joao in Pane, e Arce.

Arcebispo de Napoles, subdelegou os seus poderes em D. Diogo Correa, Bispo de Portalegre, no anno de 1602. Depois já no anno de 1615 sendo Octavio Acoramboni, Bispo de Frosombruno, e Colleitor neste Reyno, como Juiz executor procedeo contra o Vigario Geral de Miranda, que obrigava ao Abbade de Espinhosela a pagar para o Seminario, o que era contra o privilegio das Igrejas da Capella: pelo que foy notificado em virtude de huma Declaratoria do dito Colleitor passada Prova num. 256. em Lisboa a 31 de Julho de 1615. Passados annos, sendo Colleitor Lourenço Tramalho, Bispo de Gerace, delegou o poder de visitar a Capella, que era obrigado pessoalmente, segundo a sórma da exempçao, a 25 de Janeiro de 1630 no Deao da mesma Capella o Doutor Antonio de Brito de Sousa; depois o mesmo Colleitor deu huma sentença pelo Prova num. 257. seu Auditor Antonio de Marchis em 13 de Agosto de 1630, a favor da isenção do Deao, e Ministros da Capella Ducal de Villa-Viçosa contra o Procurador da Mesa Pontifical do Arcebispo Primaz, e Visitadores do seu Arcebispado, e o Vigario Geral de Chaves, do injusto procedimento, que tiverao na Igreja de Fao, annexa à dita Capella, por ser isenta. E desta sorte se verificou a graça Apostolica contra os que pertenderao perturbar a sua isenção. E para que o governo sosse ao uso das Capellas Reaes, e Cathedraes, se lhe derao Es. Prova num. 258. tatutos, que ainda hoje se observao; os quaes os

Duques

Duques tinhao faculdade de poder alterar, confor-

me lhes parecesse mais conveniente ao serviço de Deos, e culto Divino. Nesta conformidade concederao aos Capellaes, e Ministros, varios privilegios; e para que tivessem todos os que se costumao conceder aos Cabidos, entre outros alcançou o Du-Prova num. 259. que hum Alvará del Rey passado a 8 de Julho de 1623, em que concedeo ao Deao, Capellaes, e

pessoas do serviço da Capella, açougue particular de carne, e peixe, para mayor commodidade.

Era o Duque D. Theodosio muy devoto, e desejou trazer os Religiosos da Companhia para Villa-Viçosa, cujo sagrado Instituto estimava muito, e queria ver empregado naquella Villa; e assim determinou fundar nella huma Casa professa. Communicou este negocio com Padres graves, e zelosos da Religiao, que approvandolhe tao bom intento, lhe facilitarao o modo de o pôr em pratica. E assim fundou a Casa de Villa-Viçosa debaixo da Invocação do Apostolo S. João Euangelista, com as condições seguintes, de que nao residiriao nella mais, que vinte e quatro Padres, e que o Duque, e seus successores participariao sempre dos suffragios, esacrificios, e de quaesquer outras boas obras, que na Companhia se praticao, e sazem por todos os Prova num. 260. Padres, e Irmãos della; e de todas as graças, e prerogativas concedidas, e que de novo se concedessem aos Fundadores das Casas professas da mesma Companhia. E que do Duque, e seus successo-

res

res seria a Capella môr da Igreja, onde sem expressa licença sua, se nao poderia sepultar pessoa alguma. E que a Companhia em nenhum tempo poderia largar a dita Casa Professa, antes a conservariao mandando para a habitarem Padres, e Irmãos, que fossem necessarios, para que nella se empregassem nos louvaveis exercicios da Companhia, na mesma fórma, que determinao as Constituições della nas Casas Professas. E que em nenhum tempo poderia a Companhia fazer Collegio da dita Casa Professa, senao fosse por expresso consentimento do Duque, ou de seus successores, dado por Carta patente. E que contra estas cousas nao impetraria a Companhia Letras Apostolicas, antes da parte do Duque, e seus successores se poderiao obter em confirmação della, as que lhe parecesse, por serem todas muy conformes ao espirito, e Instituto da Companhia; porque o Duque nao pertendia com ellas mais, que o bem da Companhia, e mayor serviço de Deos. Em virtude destas condições passou huma Patente de aceitação desta Casa em Ro-Prova num. 261. ma a 31 de Mayo de 1604 o Reverendissimo Claudio Aquaviva, Preposito Geral da Companhia, a qual foy aceita pelo Padre Antonio Mascarenhas, Provincial entao neste Reyno, em 28 de Junho do referido anno, havendo alguns, que já refidiao em Villa-Viçosa Religiosos na Casa Professa, de que Franco Synopsis Anforao as primeiras bases, em que se sundou o espi- nalium Societatis, an. ritual della, os Religiosissimos Padres Pedro de No-

vaes, que foy o primeiro Preposito, que tinha sido Lente de Prima, e Reytor da Universidade de Evora, Diogo Valente, que faleceo Bispo de Japao, e Antonio de Abreu, que depois tambem faleceo Provincial. A estes insignes Varoens succederao outros muitos, que com o seu exemplo, e lerras servirao a Deos, e à Religiao, colhendo em todo o tempo grandes frutos das suas missoens, e exercicios espirituaes, com que continuamente instruem, e edificao os póvos.

Naquelle mesmo anno concedeo o Papa Cle-Prova num. 262, mente VIII. hum Breve à instancia do Duque, que com grande devoçao cuidava na perfeiçao do culto Divino na sua Capella, para que nella se pudessem acabar os Officios Divinos na Semana Santa de noite, principiando de dia, sem que por isso encorresse, nem o Duque, nem os Ministros da Capella na Constituição, que fora por mandado do Papa intimada aos Ordinarios deste Reyno, o qual Breve foy passado a 10 de Março de 1604. Continuamente mostrava este Principe a sua pedade, e sendo tantos os Mosteiros, e Provincias Religiosas, que gozavao do seu patrocinio, pelo muito, que estimava os Religiosos de S. Paulo, primeiro Eremita, a quem os Duques seus anteces. fores favorecerao sempre com especial cuidado, herdando no Real sangue a devoção, os tomou debaixo do seu amparo como seu Protector, acodindolhe às necessidades com grande caridade, de que obri-

obrigados os bons Religiosos, declarou o Padre Fr. Luiz da Resurreição, entao Provincial da Ordem, com os seus Definidores, por huma Patente, que mandarao a todos os Mosteiros, em que mostrarao a sua gratidao; ordenando a todos os seus Religiosos, que tivessem muy particular cuidado de encommendar a Deos ao Duque ; e que nos Capitulos Geraes, e Provinciaes, que dalli em diante se houvessem de fazer, a Missa do segundo dia do Capitulo seria pela vida, e saude do Duque, e conservação de seu Estado, e que assim na dita Missa, como nas mais Conventuaes, que no discurso do anno se celebrassem nos seus Mosteiros, em terras do Duque, e nos Capitulos, que cada semana sazem os Prelados em toda a Ordem, depois de nomearem ao Papa, e a ElRey, se nomeasse a pessoa do Duque nestas palavras: Et Ducem Protectorem Prova num. 263. cum prole sua; foy a dita Patente feita em Capitulo Geral a 5 de Junho de 1610. As muitas esmolas, e obras pias, que os Principes desta Casa em todo o tempo exercitarão, forão sem duvida as que com as orações dos Justos a preservarao dos terriveis contratempos, que se lhe forjavao, porque Deos a guardava para gloria da Christandade, satisfazendo às justas deprecações, com que os Portuguezes lhe pediao naquelle tempo hum Rey natural.

Nao podia o Duque mostrar ao Mundo a magnanimidade do seu grande coração, porque lhe Tom.VI. Sss

tinhao usurpado no Reyno as occasioens de a poder exercitar; e assim como nao cabiao na sua alta pessoa empregos da Republica, mostrava o seu Real animo no amor, com que estimava os seus Vassallos, que conseguiao delle os singulares essei-

tos da sua benignidade.

Em todas as occasioens, que concorrerao no seu tempo, mostrou o Duque generosidade, porque em todas se vio qual era o seu animo, a sua pessoa, e a sua Casa. Era esta a mayor do Reyno, e bem o mostrou em diversas occasioens, em que soccorreo as necessidades da patria espontaneamente, e além de outras o fez no anno de 1617, sendo Governador do Algarve D. Joao de Castro, Commendador de Santo André da Corvilhãa, que foy Presidente da Camera de Lisboa, que participou ao Duque andarem os Hollandezes infestando a Costa daquelle Reyno, em que se viao os moradores consternados, por nao terem munições para se desenderem: pelo que era o perigo evidente pelas poucas armas, com que se achava para a desensa. O Duque com grande cuidado o soccorreo, mandandolhe dos seus armazens muitas armas, e munições de guerra, que servirao com a sua chegada a aliviar os cuidados do Governador, que com grandes expressoens lhe agradeceo tao excellente, e prompta defensa. No anno de 1625, em que a Cidade da Bahia foy ganhada pelos Hollandezes, mandou El-Rey D. Filippe escrever Cartas aos Grandes, e pesfoas

foas de distinção do Reyno, para que com os mais Vassallos concorressem com hum donativo para a restauração daquella Cidade, capital do Estado do Brasil. Ao Duque D. Theodosio o sez de sua propria mão, lembrandolhe no parentesco, e nos exemplos de seus predecessores, os motivos, que tinha para lhe serem mais sensiveis as offensas dos inimigos da Coroa de Portugal. O Duque o cumprio assim com o consideravel donativo de vinte

mil cruzados para esta empreza.

Neste mesmo anno receando-se os Governadores de Portugal, de que os mesmos inimigos poderiao no Reyno emprender alguma irrupção, para assim poderem com esta empreza seguir mais livres os designios, que executavao nas Conquistas Portuguezas da Asia, e da America; escreverao ao Duque D. Theodosio, prevenindo-o para acodir quando fosse necessario, o que lhe participariao a seu tempo. Este aviso, que os Governadores fizerao ao Duque, sentio elle, porque ou sosse por inadvertencia, ou por outro motivo, se queixou a ElRey, e justamente, porque a pessoa do Duque era de tao superior esféra, que nao deviao tomar os Governadores semelhante arbitrio sem El-Rey lho ter mandado, e bem se vio, que o nao tinha feito; porque escrevendo ao Duque, lhe dizia, que aos Governadores tinha ordenado, que com a sua pessoa se nao innovasse cousa alguma; porque a sua vontade, e desejo era de comprazer Tom. VI. Sss ii em

em tudo ao Duque; e que sendo a occasiao tal, que necessitasse o Reyno da sua assistencia, lho saria saber por Carta sua. Porey aqui a propria Carta copiada da original, que está no Archivo da Se-

renissima Casa de Bragança, e diz assim:

"Honrado Duque sobrinho amigo. Eu El-,, Rey vos envio muito saudar como aquelle, que "muito amo, e prézo. Vendo o que dizeis em " vossa Carta de trinta e hum de Agosto passado, " sobre o que os Governadores desse meu Reyno , vos escreverao àcerca de acudirdes com aviso seu ,, aonde fosse necessario, me pareceo dizervos, que " tenho ordenado, que com vossa pessoa se proce-,, da na conformidade, do que se fez, e usou nas " occasioens passadas de inimigos, em que acodis-" tes de soccorro a Lisboa, sem se innovar nisso " cousa alguma; porque minha vontade, e desejo "he de vos comprazer em tudo, e que sempre se " tenha comvosco a conta, que he justo, confor-"me a muita estimação, que faço da vossa pessoa, " e espero, que nas occasioens de guerra, que se " offerecerem, dareis tal ordem, que a gente dos " vossos Lugares acudirá promptamente à parte, " que necessario for : e quando a occasiao seja tal, ,, que obrigue a que pessoalmente vos acheis nella, "volo farey a faber por Carta minha, posto que " tenho por certo de tao fiel Vassallo, que ante-" vendo vós ser necessario acudirdes com vossa pes-,, soa a qualquer parte, o fareis como nas occasioens " passa-

" passadas: e a gente, que nas vossas terras man" dardes levantar, hey por bem esteja debaixo do
" dominio dos Capitães dos vossos Lugares; porém
" quando aconteça envialla a outra parte alguma,
" para que se proceda nas cousas da milicia como
" convem a meu serviço, ha de estar subordinada à
" pessoa, que por ordem minha governar a guerra
" na parte onde acudir a gente. Escrita em Ma", drid a 31 de Dezembro de 1625.

#### REY.

Destas, e outras occasioens vemos o que obrava a razao, porque he certo, que os Reys Castelhanos, que entao dominarao, nenhum amor tinhao à Casa de Bragança: porém era tal a pessoa do Duque, e a sua representação, que os mesmos Ministros, que infundiao no animo del Rey algumas maximas, quando este as restectia, as fazia suspender como agora se experimentou, e se verá no que se segue.

Eraő os Duques de Bragança respeitados pela representação das pessoas, e igualmente pela grandeza da Casa, a que se ajuntavas os especiaes privilegios, e isenções, com que sicavas independentes dos Ministros Regios; porém estes valendo-se do tempo, em que a consideravas opprimida com a dominação Castelhana, ou porque com isso farias mais ventajosos os seus despachos, servindo à lisonja, começarão os Desembargadores do Paço, a cu-

jo Tribunal he concedida huma grande jurisdicçao, a duvidar de alguns dos privilegios, que no Estado de Bragança se praticavao, perturbando assim o governo privativo, que o Duque nelle tinha. Escreveo o Duque a ElRey, e mandou com a Carta hum recado por Ignacio do Rego, seu Moço da Guarda-roupa; era este avô de dous grandes Ministros do nosso tempo, insignes em letras, e merecimentos, a saber, Belchior do Rego de Andrade, que foy do Conselho del Rey, seu Desembargador do Paço, Procurador da Coroa, e Chanceller da Casa da Supplicação, além de outros lugares, que dignamente occupou, no qual concorrerao tantas virtudes, que nao he facil poder discernir em qual se aventejou; he certo porém, que foy douto, independente, bem intencionado, prompto no despachar, amigo da nobreza, grande servidor del-Rey, finalmente homem de sãa consciencia, que vivendo entre huma grande parte dos negocios de justiça, e de graça, conservou huma consciencia pura, e huma grande Christandade, como elegantemente escreverao o Marquez de Valença, e o Padre D. Joseph Barbosa nos Elogios, que se imprimirao no anno de 1738; seu irmao o Doutor Antonio de Andrade Rego, Conego Doutoral da Sé do Algarve, e depois de ser Lente de Canones por muitos annos na Universidade de Coimbra com muita aceitação, he do Conselho de Sua Mages. tade, e da sua Fazenda, Deputado da Junta da Cafa

Casa de Bragança, e do Infantado, e Academico da Academia Real da Historia Portugueza. O avô pois destes Ministros passou a Madrid no anno de 1627, e tendo audiencia del Rey, lhe disse: O Duque me mandou com esta Carta a Vossa Magestade, tendo por certo, que por lhe fazer merce a verá, e tambem, que nao consentirá lhe façao hum tao grande aggravo, como he tirarlhe as regalias, que tiverao os seus antecessores desde o principio da fundação da sua Casa, para se não haver de proceder summariamente contra huma posse de duzentos annos, sendo os Juizes os Desembargadores do Paço, tao suspeitos às suas cousas, e os mesmos, que moverao aquellas duvidas, sem fazerem caso da confirmação, que o Duque tem delRey D. Manoel seu bisavo, na qual se limita, e declara a Ordenação das Rainhas, e Infantes, em que elles se fundad, sem reparo da sentença dada em tempo del Rey Dom Sebahiao, pela qual o Duque D. Joao foy conservado na posse; e o assento, que se havia tomado no Conselho de Portugal, que residia na Corte de Madrid, que houve por bem, que o Duque se conservasse na posse; de mais, que o Procurador da Coroa, que deu o libello contra elle, tem suspenso o feito para não correr. E ultimamente disse: Senhor, todas estas cousas não são de fazenda, nem utilidade, sao somente de respeito, e favor, com que os Reys tratarao a Casa de Bragança, e aos Senhores della. Pelo que o Duque espera seja Vossa Magestade servido lhe nao faltem no seu tempo, em que Prova num. 264.

que o Duque pelos serviços, e causas, que aponta na Jua Carta, podera pertender, e esperar de Vossa Magestade muito grandes, e differentes cousas. Não vimos o que a Carta dizia, e deste recado temos copia. ElRey mandou ver o negocio, e lhe differio, confirmando ao Duque as mesmas doações, em que os Ministros duvidarao, a saber: que poderia ter Chancellaria de sua Casa das Ouvidorias, e Correições das suas terras, levando os direitos dellas : que os Officiaes de suas terras chamassem por elle : que pudessem os seus Ouvidores passar Cartas de seguro em casos de resistencias: que pudesse prover as serventias dos officios de suas terras, e escusar dos encargos do Concelho: que pudesse fazer Escudeiros às pessoas, que o servissem, ainda que fosse fóra das suas terras: que pudesse prover os officios do Concelho, nao fendo da provisao das Cameras: que pudesse dispor das rendas do Concelho, e prover os Procuradores do numero das suas terras; e que pudesse privilegiar em fuas terras, e fóra dellas.

Em tudo foy grande a Serenissima Casa de Bragança até na memoria, que a Santa Sé Apostolica conservava dos serviços, que os esclarecidos predecessores do Duque D. Theodosio tinhas seito à Igreja, na guerra contra os Insieis, em que tambem este Principe se assinalara com tas excessivas despezas, como temos referido; e attendendo ella com paternal amor à supplica, que o Duque lhe si-

zera, sem embargo de já terem passado annos, e de já ter feito à sua Casa outras semelhantes graças, que forao mais limitadas, lhe concedeo de novo outra mais ampla o Papa Urbano VIII. por hum Breve passado no Palacio de Monte Cavallo a 31 de Agosto de 1630 no oitavo anno do seu Pontificado. No qual em summa diz: Que querendo fazer graça, e favor ao Duque de Bragança Dom Theodosio, em satisfação dos gastos, que fizera, e esperava fizesse em defensa da Fé Catholica, resolvera de lhe dar a quantia de cincoenta mil escudos de ouro de estampas, e seu valor, nos frutos vencidos, e por vencer, das Commendas, que tinha vagas da sua apresentação, até o dia do seu provimento, para o que havia por expresso, e especificado o Breve da erecção das ditas Commendas, despachado por seu predecessor o Santo Padre Leao X. e assim de motu proprio, certa sciencia, e livre poder, mandou a Mons. Estevao Durazzo, Thesoureiro Geral da Santa Sé, e Camera Apostolica, que pagando-se à dita Camera por modo de espolios quatro mil escudos de ouro de estampas, nos quaes se haviao de comprehender os seus direitos, e dos mais Officiaes da Camera, lhe ordenava, que em seu nome, e da sua Camera, désse, e fizesse dar, como pelo dito Breve dava, e fazia doação livre, e irrevogavel, como se diz sazerse entre vivos, ao dito Duque de Bragança D. Theodosio, dos frutos das ditas Commendas, que vagassem, ainda Tom. VI.

que os taes frutos fossem, e devessem de ser daquelles, que forao, ou fossem providos sómente nas Commendas; porém se entendia ser até a somma de cincoenta mil escudos de ouro de estampas, e feu valor na moeda Portugueza: concedendolhe licença, de que os pudesse cobrar de sua propria authoridade, nomeando ao Colleitor existente neste Reyno, (e que pelo tempo adiante fosse) Executor da dita graça, que he tao grande, que aos mesmos Reys se nao concede, senao com urgentes causas, por serem bens Ecclesiasticos de sua natureza. De que se conhece, o quanto erao attendidos os Principes da Casa de Bragança pela Cabeça da Igreja, e como se faziao benemeritos de semelhantes graças.

Depois por satisfazer à devoçao do Duque D. Joao II. do nome, seu filho, e da Duqueza Dona Prova num. 265. Luiza de Gusmao sua mulher, por hum Breve passado em Roma a 20 de Fevereiro do anno de 1636, lhe fez a graça de poder ter na sua Capella o Santissimo Sacramento. Era o Juiz, e Executor deste Breve o Bispo de Nicastro Alexandre Castracani, Colleitor de Sua Santidade, com poderes de Nuncio nestes Reynos: sendo huma das premissas, que na Capella, que tinhao os Duques no seu Paço, havia entre Dignidades, e Capellaes mais de trinta e dous, que nella serviao, e tinhao obrigação de servir; foy julgado o dito Breve, e sentenceado para se executar a 20 de Outubro do anno de 1636.

Efte

Este mesmo Pontifice, que tao largos annos occupou a Cadeira de S. Pedro, vio depois collocado no Throno de Portugal ao Duque, sendo Rey, com o nome de D. Joao IV. e pode entao com elle mais a politica, do que a justiça, attendendo mais às injustas representações da Coroa de Castella, do que às Catholicas persuasoens daquelle Monarcha, que o buscava pio, e zeloso do augmento da Religiao na necessidade, que padeciao os seus Reynos, e a Christandade dos seus tao vastos Dominios, que sempre obedientes à Igreja, mostrarao na sua constancia a pureza da Fé Catholica.

Era o Duque ornado de admiraveis virtudes, affavel, pacifico, e benigno, e ajuntando às de Principe, que soube sem affectação praticar, outras mais importantes, que são as de bom Christao, attendendo mais às cousas eternas, que às temporaes, em tudo procurava desembaraçar a consciencia de escrupulos, e a este sim alcançou do Papa Clemen. Prova num. 256. te VIII. hum Breve passado em Roma a 11 de Dezembro do anno de 1592, a que chamavao Confessionario, no qual lhe concedia diversas graças de poder eleger Confessor dos approvados pelo Ordinario, para que o absolvesse de todos os peccados, censuras, e crimes reservados à Santa Sé Apostolica, e dos que se continhao na Bulla da Cea, huma vez na vida, e no artigo da morte; e de poder comer lacticinios na Quaresma, e outras graças, que hoje sao commuas a todos os Fieis neste Reyno em Tom. VI. Ttr ii vir-

virtude da Bulla da Cruzada, e entao erao especiaes por graça aos Principes. Neste Breve era incluida a mesma concessão à Senhora D. Catharina sua may, e ainda entao nao era casado o Duque. Desde os seus primeiros annos seguio o Duque huma vida inculpavel, com tal pureza de costumes, que quando nos jogos, que exercitava para recreação dos seus annos pueris, ouvia alguma palavra menos decente, e modesta, logo a castigava, e reprehendia com hum tal desagrado do semblante, que indicava o quanto lhe tinha offendido os ouvi-Em huma occasiao reprehendeo hum menino Fidalgo, que havia proferido algumas palavras obscenas, o que sez tao seriamente, e com humas advertencias tao proprias do seu casto coração, que parecerao dignas de as ter escrito hum Seneca. Assim desde moço julgou a castidade pelo mais singular adorno dos seus florecentes annos. Hum criado, a quem a idade desculpava, esteve bem arriscado ao despedir do seu serviço, porque intentou guiallo ao caminho da deshonestidade, offendendose os seus ouvidos de tao mal attentas persuasoens. Ainda quando moço, e nao atado às santas Leys do Matrimonio, se escandalizava com extremo das pessoas, que suspeitava viviao impuramente. Desta sorte desviava de si as torpezas com as palavras, e com os ouvidos. Nunca já mais proferio palavra leviana, ou escandalosa; na sua presença todos dellas se esqueciao: o mais desenvolto, quando chegava

gava à presença deste Principe, estudava tanto as acções da compostura natural, como as palavras, com que o havia de tratar. Amava a verdade tao entranhavelmente, que delle se resere, que nem na puericia, nem em tempo algum se lhe ouvio mentira, da qual foy tao inimigo, que dizia humas vezes: Que antes sofreria os martyrios do Mundo, do que haver de estragar, e violar as Leys da verdade; e outras: Que a deshonestidade era companheira da mentira, e asim como não era decente ser hum Principe deshonesto, tambem não convinha ser mentiroso, fraudulento, e enganador. Exercitou a piedade Christãa na virtude da caridade com grande compaix o, soccorrendo os pobres, e necessitados com esmolas; e a sua generosidade com pessoas de outra esféra, amparando-os com a sua protecção, e com os seus thelouros, assim de armas, como de dinheiro, de sorte, que na falta de Rey natural, era elle o Pay da Patria, a que todos recorriao como asílo dos seus pezares. A Nobreza o amava de sorte, que veyo a manifestar ao Mundo a justiça da sua Casa; e tendo praticado com Religiao Catholica o exercicio das virtudes mais heroicas, vendo a pouca permanencia da vida, como quem cuidava tanto em conseguir a eterna, determinou accommodar as dependencias da sua Casa, não deixando para o tempo da morte outro negocio, que o da sua salvação; e assim ordenou em vida, e com saude o seu Testamento, e chamou para o escrever a D.

D. Agostinho Manoel já seu antigo considente. Era D. Agostinho professor da Historia, eloquente Escritor, erudito, e estudioso politico, em tudo homem de melhor entendimento, que vontade, como delle diz seu parente D. Francisco Manoel de Mello: para este sim hia, e vinha de Evora, onde assistia, a Villa-Viçosa, e gastou largos dias em secretas conferencias com o Duque, as quaes ignorando o de Barcellos, procurou informarse, a que D. Agostinho satisfez com tanta imprudencia, como ingratidao. Porém a generosidade do Duque foy tal, que informado, de que havia revelado o segredo, nem por isso mudou o Testamento, antes conservou o mesmo, que havia escrito D. Agostinho, que he o que se conserva da sua propria letra feito a 2 de Janeiro de 1628, em que dispondo nos legados como Principe, se vê luzir a piedade Christãa no amor dos filhos, e dos criados. Recommenda a seu filho o Duque de Barcellos, e aos seus successores, que com especial cuidado amparem, favoreção, e sirvao aos Religiosos, e Mosteiros de Villa-Viçosa, de que erao Padroeiros, manifestando a devota affeiçao, com que estimava aos Religiosos da Congregação de S. Paulo, de que he Cabeça o Mosteiro da Serra de Ossa, a que deixou dous mil cruzados para as obras : recommendando ao Duque seu filho, que lhe continuasse as esmolas, que sempre lhe fizera. Aos da Provincia da Piedade, e aos de mais de Frades, e Freiras da dita Villa, deixou largas

Prova num. 267.

largas esmolas. Ao seu Collegio, que instituira com o titulo dos Reys, para Collegiaes honrados, e para que neste Seminario aprendessem, e se creassem Acolitos, e Ministros para a sua Capella, em que fossem instruidos nas ceremonias Ecclesiasticas, dotou largamente, ordenando, que sómente os Senhores da Casa de Bragança possao tomar conhecimento das contas da administração das rendas, e nenhuma outra pessoa Ecclesiastica, ou secular. Declarando, que os Collegiaes seriao não só de bons costumes, e habeis, mas com limpeza de fangue, e sem raça alguma. Tao grande soy o cuidado, com que este Principe tratava as cousas pertencentes ao culto Divino; mas nao pode dar o ultimo complemento a esta obra tao pia. O Senhor Rey D. Joao IV. por satisfazer os intentos do Serenissimo Duque D. Theodosio seu pay, deu Estatutos a este Collegio, confirmando-se com a Prova num. 268. fua disposição no modo do governo, determinando as condições, com que devem ser recebidos, as qualidades, que devem ter para serem admittidos, o modo de os manter, as obrigações dos Porcionistas, e o tempo, que poderáo residir nelle, e outras clausulas semelhantes, consideradas com madureza para a boa educação dos Seminaristas, que hao de ser Sacerdotes, servindo a Deos na Igreja; forao feitos os Estatutos em 18 de Março de 1645. E querendo o Duque com este cuidado, que se conservasse a Capella de Villa-Viçosa com o mes-

mo esplendor, e magnificencia, com que fora erigida; ordenou, que o collar, que a Princeza D. Joanna mandara à Senhora D. Catharina sua mãy, quando casou com o Duque D. Joao I. andasse vinculado à Casa, e que se lhe nao mudasse cousa alguma de seitio antigo, e sómente o poderiao melhorar no valor das pedras. Este mesmo Seminario adiantou muito em numero, e cuidado da boa educação dos Seminaristas a vigilancia, e devoção do nosso Augusto Rey D. Joao V. enriquecendo a Capella de preciosos ornamentos, e de immensa prata para o serviço da Igreja, augmentando assim o culto Divino com tanta magnificencia, que excede às celebres, nao fó na riqueza, mas no grande numero de Capellaes, que razao no Coro para o serviço, e mayor decencia do culto Divino, com que augmentandolhe a gloria pelo modo possível, veyo elle a cumprir, e satisfazer cabalmente os desejos de seu bisavô o Serenissimo Duque D. Theodosio, que mandou, e pedio ao Duque seu filho, no Testamento referido, que continuasse a obra da Casa Professa da Companhia de Villa-Viçosa, na fórma, e planta, que tinha determinado, sem que se alterasse em nada, e que sem dilação se continuasse a obra. Lembralhe o ornato da sua Capella, em que instituîo mais Capellaes, e recommenda a assistencia dos Officios da Igreja, e a perseição, com que se deve tratar o culto Divino, declarando ser essa a razao, que o obrigara a aprender Mufica,

sica, arte, em que o filho foy scientissimo. Deixou a terça de todos os bens livres ao Duque de Barcellos seu filho, e successor, em quem nomeou o Morgado da Cruz, e em todos os bens, que lhe pertencessem; instituindo por herdeiros ao Duque, e seus irmãos os Senhores D. Duarte, e D. Alexandre; e por Testamenteiros ao Duque seu filho, e a D. Antonio de Mello, e a Francisco de Abreu Coelho, Fidalgos da sua Casa, e para executor dos legados, e obras pias ao Padre Manoel Alvares, da Companhia de Jesus, porque amava especialmente a esta sagrada Religiao, que deveo muito à piedade, e grandeza deste Principe. Forao tambem nomeados para a execução desta sua ultima vontade, o Guardiao dos Religiosos Capuchos da Piedade, e o Proposito da Casa de Villa-Viçosa. Depois passado algum tempo, acometido de mortal enfermidade, sez hum Codicillo a 12 de No. vembro de 1630. Nelle deixou ao Senhor D. Duarte vinte mil cruzados nos cahidos das Commendas vagas da Casa de Bragança, e o Senhorio da Villa do Conde, e ao Senhor D. Alexandre todos os cahidos das Commendas, que em vida lhe tinha dado, que importariao o mesmo; e depois de outras declarações, em que mostrou a sua pieda. de, se entregou de todo o Duque a multiplicar os actos de Religiao com fervoroso animo, e tendo exhortado a seus filhos com maximas Catholicas, lhes lançou a sua bençao; e recebendo na doença Tom, VI. Uuu

duas vezes o Sacramento da Sagrada Eucharistia, o tomou por Viatico com a mayor ternura, e a Unçao, a qual nao se lhe applicando nas costas, por lhe nao darem molestia, com muita devoçao disse: Que antes queria sofrer qualquer afflicçao, do que se houvesse de faltar a alguma circunstancia na administração do Sacramento; e com placido semblante mereceo acabar fantamente, com gloriofa opiniao, de que se deve entender piamente, que está gozando felicidade eterna. Morreo a 29 de Novembro de 1630 das seis para as sete da manhãa de huma Sesta feira, dia dedicado à Paixao de Christo, de cujas Chagas foy devoto, tanto, que alcançou do Summo Pontifice hum Breve para que nas Sestas seiras desimpedidas, rezassem dellas os Religiosos da Piedade em Villa-Viçosa, o qual privilegio foy tambem extendido para a Capella Ducal da mesma Villa, aonde ainda actualmente se reza. Contava de idade sessenta e dous annos, seis mezes, e hum dia, e faleceo na casa, que naquelle Paço chamavao a Camarinha. Acharao-se presentes à sua morte o Duque de Barcellos, o Senhor D. Duarte, e o Senhor D. Alexandre seus filhos, Antonio de Brito de Sousa, Deao da sua Capella, o Padre Fr. André de S. Pedro do Sul, Commissario da Piedade, e os Guardiães dos Mosteiros dos Capuchos, o Prior de Santo Agostinho, o Geral de S. Paulo, os Reytores da Serra de Ossa, de Val de Infante, e de Nossa Senhora da Luz, e o Padre Manoel

Manoel Alvares, da Companhia, seu Confessor, que todos naquellas vinte e quatro horas, que este Principe começou a entrar em agonia da morte, lhe rezarao por vezes o Officio, que a Igreja manda applicar naquella hora, os Psalmos Graduaes, e Penitenciaes, e outras orações, que a Igreja tem destinado para aquelle transe. Tolerou com grande constancia as penalidades da doença, que foy hum cirro no baço, tao rebelde, que nao cedeo aos remedios mais efficazes, tendo hum terrivel fastio. Os Religiosos do Patriarcha S. Francisco, que lhe assistiao, lhe segurarao, que pediao a Deos com continuas deprecações a sua saude, e bom successo, ao que lhe respondeo o Duque: Que nao temia a morte, nem desejava a vida, porque bem sabia, que era instantanea, e breve; e que assim tanto, que principiara a doença, logo assentara comsigo ser chegado o termo de dar a alma ao Creador, que pela Re. dempção do Mundo morrera Crucificado; em cuja Sacratissima Imagem teve sempre os olhos fixos, contemplando as amorosas Chagas dos Cravos, e do Lado do Redemptor. Ao mesmo tempo dava a Deos as mais rendidas graças, repetindo jaculatorias muy devotas com huma verdadeira conformidade, por lhe ter dado hum achaque, em que exercitou os actos da mais invicta paciencia, sem embargo, que o tinha prostrado, e tao rendido, que nem sangue, nem forças lhe tinha deixado; mas nunca lhe pode tirar os sentidos, que livres se exer-Tom. VI. Uuu ii cita-

citarao sempre nos actos da Religiao. Chegando já ao ultimo perigo, lhe representou Fr. André de S. Pedro do Sul, Religioso dotado de grandes virtudes, que nao disferisse mais tempo o dispedirse, e dar a benção a seus filhos; e tanto, que o ouvio, os mandou chamar, e lhes fez huma exhortação muy pia, em que testemunhou o amor paternal, que sempre lhes tivera, e lhes recommendou a uniao, e amor reciproco, que deviao observar entre si, e depois de lhes lançar a benção, os despedio. Os Religiosos, que lhe affiftiao, vendo-o já desfalecido de alento, e falto de voz, lhe recreavao o espirito, recitandolhe as fagradas Preces, e Psalmos, os quaes elle repetia no intimo do coração; e rezandolhe o seu Confessor o Psalmo: In te Domine speravi, em tom alto, e claro, quando chegou a proferir o verso: Esto mihi in Deum Protectorem, nao continuou mais para diante, o que o Duque fez repetindo as palavras, que se seguem: Et in domum refugii, ut salvum me facias; e forao as ultimas, que proferio, e as que lhe conseguirao a feliz entrada na Bemaventurança, por meyo da sua morte, como fica Succedeo no tempo della hum caso certamente prodigioso: e foy, que tendo elle na mao direita a véla benta, da qual tinhao usado naquel-Pinto Correa, Lacry- le formidavel transe todos os Duques de Bragança, ElRey Dom Manoel, o Infante D. Duarte, e a Senhora D. Catharina, começou a arder com tal voracidade, que sem ficar reliquia alguma de

me Lusitanorum, pag. 85. impr. em 1631.

cera, se consumio toda, ao mesmo instante, que o Duque tambem acabou a vida. Tanto, que elle espirou, o Duque de Barcellos lhe beijou a mao, e o mesmo lhe fizerao seus irmãos; e o Deao com os mais Religiosos lhe rezarao hum Responso, e dita pelo Deao a Oração, os Religiosos da Piedade rezarao outro, em que o Commissario disse a Oração. Acabado este suffragio, a que assistio o Duque de Barcellos, se recolheo este Principe com seus irmãos à camera, que para isso estava apparelhada, na fórma, que em semelhantes occasioens naquelle Paço se praticava. Publicada, e sabida a morte do Duque, foy universal o sentimento de todos os Portuguezes, chorando os pobres a falta de Pay, e os ricos a do seu Protector, o que o ar tambem testemunhou com grandes chuvas, e tempestades, que houve no dia do seu falecimento. Antes de falecer o Duque chamou o Guardiao dos Capuchos daquella Villa, e lhe pedio, que pelo amor de Deos lhe désse hum habito de S. Francisco para se enterrar. Nelle amortalharao o seu corpo, que depois foy vestido por cima de armas brancas, com espada, e adaga douradas, com bainhas de veludo preto, calças largas pretas, botas brancas com correas, tonelete de damasco carmesim, guarnecido de galoens largos de ouro, com esporas douradas de bico de pardal, com o bastao de Condestavel na Pinto Ribeiro no Defmao direita, e na cabeça barrete vermelho de velu-ganojo, &c. pag. 6.

do forrado de arminhos, com huma Coroa de pra- da impressa Conim-

ta, que meya se escondia na dobra do barrete, e meya se divisava; e parece, que soy com algum mysterio o ter a Coroa nesta sórma, porque a parte della, que apparecia, mostrava o seu direito infallivel, e a que se occultava a usurpação da Coroa Portugueza, que dez annos depois restituio o Ceo à sua Casa. Ficou o cadaver tao ornado de magestade, que se lhe divisava quando era vivo, que parecia, que hum espirito Real, mayor que toda a pompa humana, o estava exaltando, e engrandecendo. Posto nesta fórma o corpo do Duque na Camarinha onde estava, veyo o Duque de Barcellos, e seus irmãos a beijarlhe a mao, e se recolherao à camera : o Duque de Barcellos chamou a Manoel de Sousa de Brito, D. Antonio de Mello, D. Luiz de Noronha, Ruy de Sousa Pereira, Fernaő Rodrigues de Brito, e Salvador de Brito Pereira, e lhes mandou, que levassem o corpo do Duque, seu Senhor, para a camera grande, e elles beijando primeiro a mao ao Duque, o levarao em tres toalhas de tafetá preto pelas pontas, e com feis tochas accesas, que levavao os Moços da Guarda-roupa; e foy posto na camera debaixo de hum docel de téla roxa, e em huma tarima alta cuberta com pano rico de téla da mesma côr, sobre seis almofadas da mesma téla, cercado com tocheiras, e a casa estava alcatisada, e ornada com quatro Altares, em que desde a madrugada se começarao a dizer Missas. Tanto, que na Capella Ducal se acabarao

barao as Vesperas, começarao os Religiosos da Piedade o Officio cantado pelo seu modo. O primeiro ro Nocturno concluirao com a Oração, lançando agua benta, e incensando cantarao a Magnificat, officiando com o Pluvial o Padre Fr. André de S. Pedro do Sul, Commissario Geral da dita Religiao, o que acabado sahirao os ditos Religiosos. Entrarao logo os de S. Paulo, e cantarao o segundo Nocturno, e capitulou com Pluvial, e dous Assistentes, o seu Geral, e dita a Oração, se seguirão os Religiosos Eremitas de Santo Agostinho, que cantarao o terceiro Nocturno, e dita a Oração pelo seu Prior fahirao para fóra. Entrou depois o Deao, e Capellaes com a Cruz da Capella arvorada, e chegando o Deao onde estava o corpo do Duque, e seita huma profunda inclinação, rezou seu Responso, e foy tomar o seu lugar. O mesmo fizerao os Capellaes, cada hum por sua antiguidade, e começarao as Laudes: os primeiros tres Psalmos se cantarao de Fabordao, e os dous de Canto chao. Ao Benedictus entrou o Mestre da Capella, e Cantores, e capitulou o Deao. Concluido assim o Ossicio, entrou o Duque de Barcellos, que já o era de Bragança, e seus irmãos, e beijarao a mao ao Duque, e lhe lançarao agua benta. Ordenou o Duque ao Deao, que mandasse ir o corpo do Duque seu pay, e entrando seis Fidalgos vestidos de grande luto com capuzes, ao modo daquelle tempo, com a Tumba, cuberta de tafetá preto, e com hum

hum colchao do mesmo tasetá, puzerao nella o corpo do Duque, ao qual seus silhos acompanharao até a porta da salla, e se ordenou o enterro na

fórma seguinte.

Em primeiro lugar hia a Bandeira da Misericordia, e os Meninos Orfãos com sua Cruz; cem pobres com tochas de quatro pavios. A estes se seguia a Irmandade do Santissimo, e depois a da Misericordia. As Communidades dos Frades da Piedade, que erao quarenta e sete; os Paulistas, que erao quarenta e cinco; e os de Santo Agostinho, que seriao trinta: as Cruzes das Freguesias daquella Villa, e da de Borba, com os Clerigos de huma, e outra parte, que erao quarenta e seis, a que se seguia a Cruz da Capella com os Capellães à mao direita, e à esquerda os Clerigos da Villa, em que hia o Prior de Santa Maria, que era o ultimo dos seus Clerigos; e no meyo, entre os Capellães, e Clerigos da Villa, hia o Deao, e adiante entre a Clerezia dous Tenores da Capella, entoando, e levantando as Antifonas, e o mesmo fazia cada Communidade per si; cercavao a Tumba vinte Moços da Camera enlutados, mas sem capas, com tochas accesas de quatro pavios; diante da Tumba hia o Provedor da Misericordia, e Manoel de Sousa de Brito, Veador do Duque, e por todo o enterro hiao muitos fogareos accesos, que levavao pobres. Nesta ordem sahirao do Paço do Duque, e forao ao Mosteiro dos Paulistas, onde chegan-

chegando a Tumba ao cruzeiro da Igreja, a puzerao sobre huma alcatifa, que levava hum Reposteiro; e feito o Officio da encommendação da alma do Duque pelo Geral de S. Paulo, tornarao os Fidalgos, que traziao a Tumba, a levantalla aos hombros, e chegando com ella à ilharga direita da sepultura, a tornarao a por sobre a alcatifa, e concluindo o Officio sepulchral, se tirou o corpo, e se meteo em hum caixao de veludo preto forrado de tafetá branco, atravessado com Cruz de téla rica branca, e D. Antonio de Mello, Camereiro môr do Duque, cubrio o corpo com huma toalha de tafetá branco, que lhe deu hum Moço da Camera, pondolhe por cima outra de tafetá negro, e cerrando o caixao, o Veador Manoel de Sousa de Brito o fechou com a chave, e foy metido em outro de madeira, que estava dentro na sepultura, que se pregou, e se ladrilhou por cima, e sobre tudo se poz hum estrado pequeno forrado de veludo preto, atravessado com Cruz de téla de prata, que ficava levantado a modo de degrao, e em cima do estrado se puzerao humas grades, sobre as quaes se formou hum tumulo todo forrado de veludo preto com maçanetas, que correspondiao às grades, e este tumulo era tambem atravessado todo de outra Cruz de téla de prata. Como este acto se fez aos 30 de Novembro, dia do Apostolo Santo André, em que se nao devia fazer o Officio de Defuntos, no Domingo seguinte, primeiro de Dezembro, co-Tom. VI. Xxx meçou

meçou esta funçao às tres horas depois do meyo dia. Estava a Igreja toda ornada, e guarnecidos os Altares com Cruzes, e castiçaes de prata, em que ardia muita cera. Levantou-se hum Mausoleo por modo de pyramide, em sete degraos, com huma varanda, em que ardiao cento e setenta e oito tochas, e cem vélas. Viao-se as Armas do Duque nas quatro faces da base, sobre que se levantava o tumulo; e este estava cuberto com hum pano de téla roxa, com Cruz de téla branca, e aos pés sobre huma almofada da mesma téla, a Coroa Ducal. Da parte direita, arrimado ao tumulo, estava hum bastao, e da esquerda hum estoque dourado, atravessado em Cruz, que são insignias de Condestavel. Da parte da porta ficava hum docel de téla, irmãa do pano do tumulo, do qual pendia huma bandeira de tafetá negro com as Armas da Casa de Bragança, que sicava pendente sobre o tumulo, e mais levantada da parte do Euangelho para onde ficava o ferro da hastea, o qual docel chegava a tocar na peanha, em que estava encostado o tumulo. Capitulou o Deao, e acharao-se presentes para Salmear trinta e tres Religiosos da Piedade, quarenta e seis de S. Paulo, e de Santo Agostinho vinte e quatro, e da Villa vinte e quatro Clerigos, com outros vinte e quatro Capellaes da Capella. Ordenou-se o Coro das grades da Capella até junto da porta principal, onde se poz hum banco para o Dea5, o qual chamou para elle o Geral

de S. Paulo, o Proposito da Casa Professa da Companhia, o Prior de Santo Agostinho, o Guardiao da Piedade, e o Reytor de Nossa Senhora do Amparo. Seguiao-se os Capellaes da Capella da parte direita, e os da Villa a esquerda, e assim os demais Religiosos em ordem. O novo Duque assis. tio com seus irmãos, tendo cortina, e sitial na fórma, que se praticava, e com esta formalidade se cantou o Officio, e o Duque foy lançar agua benta a seu pay. No outro dia com cera nova em toda a Igreja, e tumulo, celebrou Pontifical o Bispo de Portalegre, que para isso se mandou offerecer, e esteve em cadeira de couro preto junto ao Altar, sem sitial, nem almosada. Assistiolhe como Presbytero assistente o Deao de Portalegre, cantou o Euangelho o Arcediago, e a Epistola hum Conego da mesma Sé. Acabada a Missa se disse. rao cinco Responsos: o primeiro o Provincial de Santo Agostinho, o segundo o Provincial do Carmo, o terceiro o Geral de S. Paulo, o quarto o Ministro da Piedade, o ultimo o Bispo, e forao cantados pelos infignes Musicos da mesma Capella do Duque. Fez a Oração Funebre o Padre Fr. Luiz da Sylva, Provincial do Carmo. O Deao, no tempo do Officio, e da Missa, esteve fóra do Coro, no lugar costumado, assistindo ao Duque com os Officiaes da sua Casa, o qual tambem antes de sahir da Igreja lançou agua benta ao Duque seu pay. Assin soy depositado no Mosteiro de S. Pau-Tom. VI. Xxx ii

lo da dita Villa o corpo do Duque D. Theodosio; porque tinha dado principio à reedificação do Mosteiro de Santo Agostinho, enterro da Casa de Bragança, e deixou recommendado a seu successor désse sim àquella obra; e na sepultura lhe puzerao o seguinte Epitasio:

Aqui está sepultado o Catholico, e Christianissimo Senhor D. Theodosio II. do nome, VII. Duque de Bragança. Faleceo a XXIX. de Novembro do anno M. DC. XXX.

Por espaço de trinta dias celebrarao as Communidades quotidianamente Officios pela sua alma. Deste lugar foy trasladado por ordem de seu neto o Senhor Rey D. Pedro II. entao Principe Regente, a 16 de Junho de 1677 para o Mosteiro de Santo Agostinho da dita Villa, juntamente com o Senhor D. Alexandre seu filho. Hia em hum coche rico o caixao com os osfos, acompanhado dos Grandes, que abaixo vao nomeados, e com huma esquadra de Soldados da Guarda Real. Para esta funçao forao mandados àquella Villa o Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, o Marquez de Arronches Henrique de Sousa Tavares, ambos do Conselho de Estado, e Francisco Correa de Lacerda, Secretario de Estado, o Governa-

vernador das Armas, Diniz de Mello de Castro, que foy depois Conde das Galveas, e alguns Titulos, e Senhores; os Prelados dos Mosteiros da Ordem de S. Paulo, Santo Agostinho, da Companhia, e Piedade, e outros muitos Religiosos, e o Deao com todos os Capellaes da Capella de Villa-No seguinte dia, em que todos os mesmos assistirao, cantou Missa de Pontifical o Arcebispo de Evora D. Diogo de Sousa, sendo assistentes os Bispos D. Francisco Barreto, do Algarve, D. Alexandre da Sylva, de Elvas, D. Richardo Rusfel, de Portalegre, D. Fr. Bernardino de Santo Antonio, Bispo Titular de Targa: e sendo collocado na sepultura, que se lhe tinha preparado, com a Real pompa devida a tao grande Principe, e à magnificencia de seu neto, se deu assim cumprimento à sua ultima vontade, e se lhe poz esta tao breve memoria:

> Sepultura de Dom Theodosio II. do nome, VII. Duque de Bragança.

Foy o Duque D. Theodosio II. do nome, de gentil, e magestosa presença, com aspecto senhoril, que desde a tenra idade insundia respeito, a testa serena, e aprazivel, com magestoso agrado, os cabellos louros, e brandos, os olhos azues, e vivos, a côr branca com boa mistura de encarnado: em quanto moço em nada dissemelhava no

fem-

femblante a sua mãy; quando já homem foy muy parecido com seu bisavô ElRey D. Manoel, o que fe lhe divisava nao só no rosto, mas tambem na côr, e magestade do cabello; e se o nao imitou na fortuna, e o preferio na felicidade, foy por causa das discordias, alterações, e parcialidades daquelle tempo. Com o Infante D. Fernando, seu terceiro avô, foy tao semelhante nos olhos, testa, e boca, que causava hum agradavel engano a quem os conhecesse, tendo sómente differença nos cabellos, porque os do Infante erao algum tanto negros, e os do Duque louros. A estatura do corpo entre pequena, e mediana, cuja fórma parece havia recebido mais dos avós, que do pay, o corpo airofo, as acções compostas com cuidado, a falla branda, e todos os seus movimentos graves, e cheyos de hum grande repouso. Teve huma gravidade tao natural, e collocada em tal grao de seriedade, que, quando era necessario, conciliava o amor com o que parecia desagrado, o que lhe conseguio não só admiração, mas o respeito de todos. Era por inclinação dado à caça, em que a occasião, e exemplo de seu pay, nao teve pequena parte, e entre todas preferia a montaria; e ainda que a sua natureza era debil, o seu grande exercicio o fazia parecer robusto, e nao pouco agil. Na arte de Cavallaria teve grande ar, e bizarria montado a cavallo, e nao menos fortaleza em huma, e outra sella, sendo a gineta do seu mayor uso. Raras ve-

zes entrou em coche, senao quando a saude nao dava licença à galhardia, e assim passou desde a mocidade até a velhice. Forao-lhe por extremo agradaveis os manejos da Cavallaria; ao espectaculo dos touros concorria com fatisfação. Jogava as canas muy repeti las vezes com destreza, e graça. Verificava-se na sua pessoa aquelle termo, que serve de ultimo louvor aos mais excellentes Cavalleiros; porque se podia dizer delle, que nasceo na sella de hum ginete, porque aos seis annos de sua idade lhe começou a fazer damno, cujo continuado exercicio lhe adquirio nao só desembaraço, mas ser forte, e ter hum inteiro conhecimento desta dissicillima arte. Conservou sempre huma grande Cavalhariça com muitos cavallos para o ferviço, e mulas para coches para a sua pessoa; e para a Duqueza havia frisoens, e trinta cavallos de regalo, em que só elle montava: tudo na sua Casa era igual na magnificencia, e causava respeito.

Procurava nao faltar a nenhuma obrigação de Principe; aquella mesma elevação do seu animo fazia, que de si mesmo se esquecesse, não pondo cuidado no material dos trages, como cousa alheya dos grandes pensamentos. Nos trages imitava aos antigos, vestindo toda a sua vida com modestia, usava de calças altas negras, sem prolixas obras, botas justas, e lizas, que mudava a miudo, gibao, capa, e chapeo alto de fieltro, a petrina alta, a espada pouco cingida ao corpo, e muy baixa, e sem-

pre livre, o pescoço levantado, ornado com volta pequena sem goma, a que chamavao entao Fefto. Ordinariamente vestia lãa na Corte, e no campo, e depois de viuvo sempre negro. Muitas vezes aconteceo no campo, e na Corte, ser necessario, que a magestade do seu semblante désse a conhecer quem era aos que de novo chegavao à sua Referirey hum caso, que nao teve menor authoridade, que a accersao Real de seu filho. Succedeo, que andando com elle à caça, ao passar de hum ribeiro, com o salto do cavallo perdeo a carapuça, trage, de que ordinariamente usava no campo, que era negra, alta, ao antigo uso, a que os bons Portuguezes chamavao Gualteira. Era o Sol grande, pelo que tirou o Duque de Barcellos a sua, e lha offereceo em quanto tardavao em lhe darem outra. Ficou o Duque satisfeito, mas reparando logo na traça, e fórma da carapuça do filho, que era moderna, a que chamavao de Rebuço, com singular desprezo a arrojou de si, dizendo: Tiray lá, isso foy invenção de ladroens. Tão inteira, e incorruptamente amava o antigo em seus sinceros costumes. Sendo ainda mais digno de louvor, pelo mesmo, que havia visto no seu Palacio de disferentes trages; porque a Senhora D. Catharina, nao sem causa, attenta a todos os sentidos del Rey D. Filippe, sez quasi mudar commummente os Portuguezes costumes pelos seus, usando com cuidado na sua Casa dos da Corte Castelhana, nao só

em casada, mas depois de viuva. He digno de reflexao, quem merecesse mais louvor, entre a may, e o silho, se a prudencia daquella Heroîna, que por sua conservação mostrava transformarse nas acções do Principe dominante, se a constancia do filho, que entre tantas occurrencias nunca já mais

se esqueceo dos usos da sua Nação.

Era inclinado à Musica, parte, em que o Duque seu pay foy mais sciente, que affeiçoado; (donde tal vez passou ao neto) porém o Duque D. Theodosio teve a ella mais affeiçao, e genio, que sciencia. Nunca já mais recusou ouvilla, antes gostou della ensermo, e sao, nao só porque pelo seu natural lhe era inclinado, senao porque sentia cobrar com a harmonia novas forças o animo, fatigado de outros tantos successos, e exercicios, e tambem porque achava menos inconveniente em ouvir, do que fallar; ouvia com mais attenção, e gosto quando cantavao cousas sagradas, que profanas. Favoreceo aos scientes desta profissao, de forte, que attrahia muitos ao seu serviço pelos grandes premios, e assim o buscavao os mais insignes de toda Hespanha, e os applicava aos exercicios da sua Capella, cujo dispendio, e apparato foy Real. Se houveramos de escrever os dotes do seu animo, feria necessario nao escrever outra cousa, e pareceria, que a Historia se transformava em Panegyrico; porém como nella somos tambem obrigados a referir as imperseições quando se encontrao, Tom.VI. Yyy faria faria hum precioso roubo à sua fama, e à utilidade

publica, se dissimulasse as virtudes.

Com estas, e outras partes de Principe gozava o Duque D. Theodosio de hum espirito excellente, porque nas suas palavras consistia a verdade, e a Religiao nas suas obras. São admiraveis, e cheas de raras circunstancias as noticias, que temos da fua paciencia, com a qual alcançou hum valor indomavel a toda a injuria. Costumava hum criado dos de menor categoria da sua Casa, contarlhe o que se passava na sua Corte. Em huma occasiao lhe pedio licença para lhe descubrir hum segredo importante; alcançada, deu mostras de querer referir huma pratica irreverente, que contra a sua pessoa ouvira a outros. Mas o Duque lhe respondeo estas memoraveis palavras: O que de mim tendes ouvido vos dou licença, e rogo mo digaes, para que me possa emendar; porém como vosso Senhor vos mando, que me nao digaes nenhuma das pessoas, a quem o ouvistes. Outro criado de mayor confiança, usava mal das entradas, aproveitando-se feamente do mais reservado do seu escritorio. Conheceo o Duque o damno, e mais offendido no decóro, do que no interesse, (ainda que nao pequeno) sez com huma pessoa o averiguasse secretamente; com facilidade foy descuberto o aggressor, porém foy bem diverso o premio, do que podia esperar o descobridor do reo; porque ao primeiro mandou, que nao revelasse o caso a pessoa alguma, porque nao cahiria

só no seu desagrado, mas na sua indignação; e com o segundo nao sez mudança alguma, senao que depois passado hum anno, o aconselhou, que seguindo a sua inclinação servisse a ElRey na guerra, e o despachou com largas merces para que seguisse aquella vida. São sem numero os casos da sua prudencia, que omittimos, por nao fazer prolixa a narração, contra a concisão do nosso estylo. Era proverbio entre os Cortezãos do seu Palacio, que o que pertendesse alcançar mayores beneficios, buscasse modo de o offender. Esta inteireza de animo guardou nao só com os inferiores, mas tambem com aquelles, que por fortuna, ou soberba o pertendiao competir, que he sem duvida a mayor valentia do sofrimento. Destes padeceo a mayor contrariedade, mas de todos a sua authoridade se desembaraçava, tirando da emulação a sua melhor coroa.

A Casa de Bragança, que em nenhum tempo soy em Hespanha de alguma outra igualada, padeceo em todo o seu progresso na vaidade dos poderosos, o conhecimento da impossibilidade de ser igualada, e assim procuraras com todo o estudo o modo de a desfazer. Os grandes Ministros dos Reys soras de ordinario os que mais se lhe oppunhas, (e alguma vez os proprios Reys) cubrindo muitos com aquella larga capa de zelo, com que tantas paixoens se dissimulas, o odio, que occultamente exercitavas contra aquelles Principes, Tom. VI.

digno objecto do amor, e da reverencia. Era commum pretexto, e voz dos invejosos, que era formidavel o Estado da Casa de Bragança, e sem proporção ao Reyno, (de quem Botero escreveo possuía a terceira parte ) que quando menor, entao mayor a manteve. Daqui nasceo a continua, e porfiada inquietação, que a seus antecessores derão os pouco affectos, como temos referido. Porém ao Duque D. Theodosio passou inteiramente toda a emulação, por mais occasionada com os tempos, que lhe fizerao conhecer varios dominios, que seus mayores nao imaginarao, e sofrer diversos jugos de servidao, impostos pela nação Castelhana, de seu natural altiva, e com opposição à Portugueza. Nao necessitava o Duque de muita destreza, ou bondade para contemporisar com a violencia dos Estrangeiros, como para disfarçar a malicia, e irreverencia dos naturaes em tempo, que ao brio era mal soante, e perigosissima qualquer demonstração de sentimento, porque os atrevidos faziao escudo do util do Monarcha, a quem consagravao aftutamente os seus interesses. O Duque, que havia recebido da mao de Deos aquelle suave natural conforme à necessidade das occurrencias, nunca já mais em palavras, ou em obras, se pode distinguir quando fallava de amigos, ou inimigos, ou a que parte se dirigiao as suas acções. He certo, que forao muitos os que a sua prudencia envergonhou, e nao poucos tambem os que ella mesmo irritou; porque

que os homens violentos estimas o pezar alheyo, nao se dando por satisfeitos com o haverem occasionado, se juntamente nao colhem o fruto do mesmo sentimento. Participou-lhe hum seu considente, que era necessario ao seu serviço recusar hum Ministro, porque era notoriamente suspeito por mal assecto às suas cousas, a que respondeo: Se vota como entende, nao he digno de injuria; e senao, a si mesmo faz o aggravo. Muitos casos semelhantes referirao os criados, que lhe assistirao, e se guardao

na tradição.

Era brando, e agradavel, tudo quanto permittiao as leys da sua grandeza. Fallava com igualdade aos feus criados, sem dar lugar a preferencias, sendo esta graça procedida do merecimento de cada hum. Entre todos se inclinava mais aos que com costumes honestos se distinguiao dos outros; aos que erao notoriamente pervertidos, apartava de si com algum desprezo. Esta maxima do seu natural, e de muitos politicos observada, fez que os bons se esmerassem em ser virtuosos, e os que o nao erao, o quizessem parecer. He digno de attenção hum lance artificioso entre dous dos seus primeiros criados. Aconteceo, que ferviao igualmente os officios junto da sua pessoa, (Cameristas, ou Sumilheres ) D. Christovao de Noronha, e D. Diogo de Mello, primos com irmãos. Desejava o Mello para si só o lugar, e o estar junto à sua pessoa, e bastou para o conseguir manisestar ao Senhor vivia desregrado o Noronha, o que se consirmava com os seus nao occultos achaques. Muitos outros sorao os homens, e os casos, que sazendo costas da pureza do seu animo, lhe armarao laços de malicia, com que adiantavao os seus designios para conseguirem a sua aceitação. Porém como a sua bondade tinha por dote da natureza ser semelhante ao Sol, (cujos rayos entrao, e sahem purissimos dos lugares immundos) de todo o engano, e

cautella ficava inculpavel.

Foy natural, e continuo o disvelo, que exercitava com os da sua familia, quando padeciao ou faltas de saude, ou trabalhos. Tanto, que sabia, que estava enfermo algum dos seus Ministros, ou criados, mandava em seu nome todos os dias saber delles, e que lhe trouxessem novas do augmento, ou declinação da doença; mandavalhe os Medicos da sua Camera, que erao muitos, e excellentes, ordenandolhe, que da sua saude cuidassem igualmente, que da sua. Quando pay, filho, irmao, ou esposa de algum delles falecia, os hia ver, e consolar, dandolhe ajudas de custo, certificando-os do feu amparo nas obras, que chegavao igualmente com as promessas. Não o experimentavão menos piedoso os mortos, que officioso os vivos; porque com facrificios, e outros suffragios, os fazia encommendar a Deos para conseguirem eterno refugio.

Adonde particularmente resplandeceo a generosidade do seu animo, soy na continua magnisicen-

cia, que usava na hospedagem dos forasteiros, valendo tambem muitas vezes àquelles, que com necessidade, ou industria, se valiao da sua grandeza. O sitio da sua Corte dava nao menos occasiao, que a fama do seu animo, aos continuos hospedes, e passageiros. Fica Villa-Viçosa na Provincia de Alentejo posta quasi nos confins do Reyno por aquella parte visinha de Castella, pouco desviada do caminho Real, que da Corte Portugueza faziao à Castelhana, por todo o anno, Fidalgos, Religiosos, Nobres, e plebeos, a tratar dos seus despachos. A todos alcançava a grandeza do Duque D. Theodosio, ajudando da sua fazenda aos que necessitavao, e com a sua authoridade amparando aos que della se valiao: a muitos accommodou com dinheiro, e valimento para a sua jornada, recommendando-os na Corte aos seus amigos com grande affecto. A muitos, que voltavao sentidos, e cansados do mao successo das suas pertenções, aconselhava a moderação, e enriquecia de exemplos, e conselhos competentes a mitigar a dor, engrandecendo a sua humanidade, e prudencia. Parece, que Deos ordenara a affiftencia deste Principe naquella Villa, para que com a sua benevolencia temperasse os subitos affectos, dos que com esperanças, e desesperações, erao dispostos a alterar o socego da Republica.

Huma pessoa de grande sangue chegou a visitallo, indo de caminho para a Corte de Madrid,

mas desaccommodada de tudo o que à sua authoridade, e à mesma pertenção convinha; o que advertido do Duque, ao despedirse achou impensadamente coche, criados, e dinheiro, que bastasse para toda a jornada. Esta Real liberalidade nao incitada dos rogos, sómente procedia da sua presença. Quantas vezes entendendo, que os filhos segundos, e outros semelhantes de grandes Fidalgos, deixavao de seguir os estudos por falta de meyos, com que se sustentassem, ou ao menos nao o emprendiao, lhe acudio, desde muy distante, a liberal mao deste Principe, consignando rendas sirmes, e pensoens, que lhes facilitarao o virtuoso progresso dos seus estudos, do que se pudera sazer larga mençao, se fora de crer, que havia tanto agradecimento nos que gozarao os seus beneficios, como havia obrigação; omittindo-se assim os seus nomes, para com esta modestia ficar mais famosa a memoria daquelle ditoso espirito, aonde nunca já mais ou na vida, ou na morte, teve lugar a vaidade.

Nao menos os Estrangeiros participarao da sua piedosa, e larga providencia, achando-o sempre prompto para os soccorrer, e com mayor assecto aos que peregrinavao por causa da Fé a estranhos Reynos, como ha muitos annos lamentavelmente succede aos Catholicos Irlandezes, e entao com mais sorça opprimidos; de cuja sirmeza da Religiao obrigado o Duque, osferecia o seu Palacio por Seminario aos Nobres, tomando muitos ao seu

fervi-

serviço, donde os fazia commodamente passar às Universidades, depois os recebia Varoens doutos, instruidos em virtudes, e com elles repartia merces, nao só de grandes Prebendas no seu Estado, mas de honrados fóros, e moradias na sua Casa. Amparou os perseguidos com affectuosa piedade, favorecendo o pezar do delicto, mas nao ao delicto. O grandıssimo respeito, que se tinha à sua authoridade, nao o gozou infructiferamente, como acontece à mayor parte dos poderosos, que ignorando os modos da benificencia possuem a grandeza, como alheya, nao usando della em proveito dos necessitados, sendo desta sorte usurpadores da sua mesma gloria. Os effeitos do seu favor temperava o Duque com generosa prudencia entre o excessivo, e o necessario, porque nao faltou o seu amparo à afflicçao de algum, tao pouco deu occasiao de sustentar por elle as suas mesmas maldades. Muitos Fidalgos de Andaluzia acoçados da Justiça das suas terras, achavao refugio na Corte de Villa-Viçosa; muitos da Estremadura com mulheres, filhos, e samilias, corriao a abrigarse da sua grandeza. Os Portuguezes a tinhao de ordinario por fagrado afylo das suas disgraças; porque erao alli assegurados, e defendidos com toda a piedade, e tratados com cortezia, sem differença, ou questao dos naturaes. Sendo esta huma das virtudes do Grande Theodosio de mayor exercicio, nao tememos dizer, que foy com outras transferida à sua pessoa de seus glo-Tom. VI. 7,7.7. riofos riosos predecessores, como nos Capitulos precedentes evidentemente sica mostrado. Preserio sempre a benignidade ao rigor; nunca consentio, que a consiança se pudesse atrever ao respeito, nem a severidade excedesse nelle o benigno; e assim nunca se ensadou com as importunas supplicas dos pertendentes, e ainda menos com as dos pobres, para os quaes erao francas as portas do seu Palacio, e advertidos os Porteiros para que lhe nao dissicultassem a entrada, circunstancias, que unidas com a sua benignidade, e clemencia, faziao, que se reputassem universalmente por bem assortunados os que tinhao a honra de lhe sallar.

A esta Real presença se unio hum compendio das virtudes mais sagradas, e austéras, porque soy inimigo fatal do seu corpo, que affligia com rigorosas disciplinas de sangue, que para se lhe nao perceber no pavimento da casa, em que fazia esta piissima operação, sinal algum della, a cubria com hum lançol, o qual depois guardou com veneração o Duque seu filho; usava em certos dias de cilicios nao só de fedas, mas de cadeas de ferro. O tempo, que podia reservar dos negocios de mayor consideração, o empregava no santo exercicio da Oração mental, colloquios Divinos, e repetidas Confissoens. Todos os dias assistia ao Sacrosanto Sacrificio da Missa, ouvindo-a com muita devoção, e com os joelhos fixos em terra, o que fez sempre ainda na ultima idade, em que se achava exhausto

de forças por causa dos annos, e achaques; e nem assim usou nunca de almosada, em que tivesse alivio. Na Quaresma corria os Passos da Paixao descalço, vestido de luto ao modo daquelle tempo, com capuz, e huma grande opa. Nos tres ultimos dias da semana Santa jejuava a pao, e agua, nao se deitava em cama, nem sahia da tribuna desde que se depositava o Sacramento até o dia de Paschoa. Na Quinta feira lavava os pés a doze pobres, causando grande compunção, e lagrimas aos que viao a humildade, e devoção do Duque; servia-os à mesa, vestia-os muy decentemente, e os dispedia contentes, e remediados. Conservava-se na Casa de Bragança com grande veneração o Santo Sudario, (devia ser copia do verdadeiro) o qual se tinha pelo proprio lançol, em que fora envolto o Sagrado Corpo do nosso Redemptor, e se guardava no Oratorio particular com outras muitas Reliquias infignes, que havia na Casa, o qual estava em hum cofre de veludo negro com pregaria, e chapas de prata, dentro do qual estava outro tambem de veludo preto de altura de hum palmo, e quatro de largo, com pregaria, e chapas de ouro, onde estava o Santo Sudario. No dia determinado o Padre Jeronymo Dias, Esmoler do Duque, que o acompanhava descalço com huma tocha accesa, e seus irmãos, e filhos com tochas accesas nas mãos, chegava ao Oratorio, abria o cofre, e tirava com grande respeito o Santo Sudario com copio-Tom. VI. Zzz ii

fissimas lagrimas da devoção do Duque, que com os mais o acompanhavao até huma janella do Paço, que cahia sobre o terreiro da porta dos Nos, a qual estava armada de damascos negros, donde o Sacerdote o manifestava ao povo, que estava em grande multidao esperando com muita piedade para o ado-No dia de Paschoa assistia à Procissa da Refurreiçao, que se fazia na sua Capella com grande pompa, para o que se armavao de bellas tapeçarias os lugares, por onde passava, em que hiao todos os Capellaes da sua Capella com capas de Asperges ricas, com os Cavalleiros das Tres Ordens Militares com mantos, e tambem alguns de S. Joao de Malta em habito de ceremonia, os quaes tambem serviao ao Duque, o qual com seus irmãos, e depois com seus filhos, e alguns Fidalgos parentes da Casa, ou criados della, pegavao nas varas do palio, em que hia o Santissimo Sacramento, precedido tudo de excellente Musica da sua Capella, e de trombetas, atabales, charamelas, danças, e folias, conforme o uso daquelle tempo, com que se fazia mais alegre, e festivo o dia. Todas as sestas feiras, e Sabbados do anno jejuava. Foy tao fino amante do incomprehensivel Sacramento da Eucharistia, que a mayor demora, que tinha em o receber, era o espaço de quinze dias, o que fazia com grande reverencia, e humildade. Todas as vezes, que o mesmo Deos hia por Viatico a algum ensermo, ainda que fosse em noites tempestuosissimas, o acom -

o acompanhava o Duque com seus filhos, nao levando comfigo mais, que aquellas pessoas, que costumavao dormir no Paço; e perguntado como se atrevia, sendo já velho, a quebrar o sono, e a sofrer a inclemencia de noites desabridas, e chuvosas, respondeo: Que para supprir a falta, que os mais faziao. Succedendo no anno de 1629 o facrilego roubo na Igreja de Santa Engracia de Lisboa, o sentio tanto o Duque, que por sua conta tomou o possível desaggravo, fazendo ao Santissimo Sacramento a mayor fineza, em oppolição de tal offensa, affistindo elle, e seus filhos, ao Throno do mesmo Deos Sacramentado, com tal perseverança, e disposição, que erao os primeiros, que chegavão, e os ultimos, que se recolhiao. Era tao profunda a reverencia, com que adorava ao Santissimo Sacramento em toda a parte, que estando desencerrado, lhe assistio sempre de joelhos, sem se assentar na cadeira, nem ainda no tempo do Sermao. Nunca já mais deixou de ouvir Missa: e sendo a mayor parte do anno cantadas, sempre assistio de joelhos, o que costumava sazer nas vesperas, e Matinas, a que assistia, nao se assentando, senao obrigado de alguma justa causa. Todos os dias rezava o Ossicio Divino, os Officios do Santissimo Nome de Jesus, de S. Joseph, e o Psalterio de S. Boaventura dirigido à Virgem Santissima para impetrar a graça no artigo da morte. Com esta continuação veyo a ter de memoria, e saber decór o Breviario Romano, o que he cousa digna da mayor admiração. Era tambem muy versado na lição da Sagrada Escritura, de cujos Sagrados Textos se valia frequentemente para confirmar os discursos, que prosesia na contenta para confirmar os discursos que prosesia na contenta para contenta para confirmar os discursos que prosesia na contenta para confirmar os discursos que prosesia na contenta para contenta para confirmar os discursos que prosesia na contenta para contenta

versação entre pessoas eruditas.

Aos Martyres do Japao professou tao verdadeira veneração, como desejo de os imitar; e assim se refere, que dizia: Oh prouvera a Deos, que me fora licito sahir do Reyno, e deixada a dignidade Ducal, ir ao Japao para ser feliz victima do martyrio! Entre os Santos Martyres venerava com mais especialidade a Santo Eustachio, a quem erigio na Tapada de Villa-Viçosa hum magnifico Templo, para o qual se retirava muitas vezes para meditar com mais focego, e se empregar em todos os exercicios da piedade, e amor de Deos. No dia de Santa Isabel, Rainha de Portugal, sua gloriosa ascendente, costumava todos os annos dar hum magnifico jantar a doze pobres, e a huma menina de cinco annos, os quaes assentados à mesa com o Duque de Barcellos, e seus irmãos, erao servidos pelo Duque D. Theodosio com aquella religiosa humildade, que se nao distinguia de escravo, e no sim da mesa lhes dava novos vestidos, e soccorridos os remettia a suas casas. Foy grande a devoção, que teve à Santa Rainha, e querendo em tudo promover a gloria da Santa, alcançou licença para que na sua Ducal Capella se rezasse o seu Officio com Oitavario, da mesma sorte, que havia sido concedido

do aos Religiosos, e Religiosas do Patriarca S. Francisco deste Reyno, e por sua ordem se imprimio nesta sórma no anno de 1623, e por largos an-

nos se rezou na dita Capella.

Era tao grande a compaixao, e piedade, que tinha dos pobres, que foy o seu universal asylo, porque sempre soccorreo a orfandade dos meninos, o desamparo das viuvas, e as Religioens, especialmente aos Religiosos da Provincia da Piedade, da qual os Duques de Bragança erao Padroeiros; e afsim todas as vezes, que se ajuntavao a sazer Capitulo, nao sómente os sustentava com grandeza propria de hum Principe generosamente Christao, mas lhe mandou edificar hum Mosteiro, que he o domicilio da Piedade, e o Santuario da Religiao. A este Convento se retirava nao só a orar, mas a servir os Religiosos quando comiao no Refeitorio, occupação, em que se exercitou muitas vezes; e quando comia com os Religiosos, nao consentia, que nenhum o servisse, e o fazia hum Moço Fidalgo, que costumava levar para isso. Com elles communicava com satisfação Christãa, e com muita samiliaridade, o que lhe succedia com todos os Religiosos universalmente, tratando com os Doutos disputas curiosas, às vezes sobre intelligencia de Lugares da Sagrada Escritura, e outras na Theologia Mystica, e Moral propunha casos de consciencia, e era para ver, e de admirar o respeito, com que arguia, e lhe intimava a sua opiniao; e como era dotadotado de admiravel memoria, tal vez na pergunta os advertia, citando o lugar, e Author, que a re-A piedade, que no seu coração ardia para com Deos, mostrou na exterior honra, que da sua pessoa recebiao os Sacerdotes. Nada venerou com tanta igualdade, porque nunca fallou a nenhum senao em pé, e descuberto. Ainda que honrou com mais affecto aos que fabia erao de boa vida, porque amava estes com tal carinho, e expressoens, que he inexplicavel; com tudo respeitava os de mais, distinguindo o homem perverso da dignidade santa. Foy de tal sorte casto, que sóra do estado conjugal nao conheceo outra mulher; e assim nunca maculou esta insigne virtude com a mais minima palavra obscena, porque todas proferia com tal modestia, alegria, e acerto, que era a admiração de todos, e o exemplar dos Cavalheiros, conservandose illeso desde os seus primeiros annos, em que já nao sofria, que na sua presença se proferissem, como temos referido. Não he menos de admirar a parcimonia, com que viveo, porque nunca bebeo vinho, nem comeo carne nos dias, em que a Igreja a prohibe, nao querendo usar do mesmo Indulto, que o Pontifice lhe mandou, e costumava conceder a Senhores de menor categoria, que o Duque de Bragança, para usarem della nos referidos dias. Não só amava aos seus Vassallos, mas geralmente a todo o povo de Portugal, com tao publica demonstração, que soando no Reyno os mui-

tos tributos, que se lhe queriao impor, logo a sua authoridade revestida do zelo do bem da patria, se interpoz escrevendo a ElRey, e muitas vezes mandou pagar do seu erario as sommas, em que vinhao carregados os seus Vassallos, dizendo, que sentia nao ter poder para soccorrer tambem a todos os moradores do Reyno. Tal soy o seu grande coração, e a sua piedade, que por todos os caminhos

deixou à posteridade gloriosa memoria.

Nao nos pareceo deixar de referir hum successo raro da vida do Duque D. Theodosio, tao verdadeiro, que muitas vezes o affirmou assim a assersao de seu filho depois de Rey, como ouvimos ao Duque de Cadaval D. Nuno, e nos consta o contava tambem o Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes, e outras muitas pessoas do mayor credito, sendo tao certo o prodigio, como ainda hoje he incerta a interpretação. Contava ElRey D. Joao IV. que sendo de poucos annos, tivera a curiosidade de examinar quem era hum homem desconhecido, que entrava de noite desfarçado a fallar ao Duque seu pay, por huma porta occulta do Paço, e que pela fechadura della vira algumas vezes sentado o homem incognito em huma cadeira debaixo do docel, estando o Duque de joelhos, fallando ambos em voz baixa, que se nao percebia, e que nunca seu pay lhe quizera dizer quem era, perguntan lolho com instancia. Para ElRey D. Joao ter poucos annos, devia de succeder este ma-Tom. VI. Aaaa raviravilhoso acontecimento antes do anno de 1620, quarenta e dous annos depois da batalha delRey Dom Sebastiao, que soy no de 1578, e se acaso aquelle infelice Rey sahio vivo da batalha, o que nao he inverosimel, sem embargo do que deixamos escrito no Livro IV. Capitulo XVII. e andou occulto em Portugal, o que he mais difficil de crer, bem podia ser aquelle Rey com sessenta e tantos annos, e que viesse a conferir com o Duque o modo de restaurar a Coroa usurpada, e que nao se descobrindo pelo grande poder del Rey de Hespanha, fosse acabar em vida retirada, ou por virtude, como he mais crivel, ou por elevação, e estranheza do genio, como dizem succedeo a ElRey D. Rodrigo, ultimo dos Godos: porém deixando aos credulos esta reslexao, bem póde entenderse da virtuosa vida do Duque, que seria algum Santo, que lhe apparecesse por permissao Divina, como lemos em muitas partes; ou algum Varao penitente, e virtuoso, que vivesse retirado, que em outro trage vinha aconselhallo, e darlhe avisos importantes para a sua restituição ao Reyno, e por isso encobria o habito, se era secular, ou a ouvillo de Confissa, se era Ecclesiastico, e andasse fogido da violencia Castelhana, que naquelle tempo nao preservou da morte a muitos Religiosos, e Sacerdo. tes, que o Tejo lançava nas prayas de Lisboa. Deixo a alguns politicos a inferencia, de que El-Rey destramente publicava esta Historia pela maxima,

xima, que seguia, de que lhe era muito util somentar antes aos descontentes a esperança, de que havia de vir ElRey D. Sebastiao, do que o infiel desejo, que alguns podiao ter, de que tornasse a usurpar o Reyno El Rey de Castella, dizendo estas palavras: Antes quero, que esperem hum Rey, que desappareceo, e a quem toca o Reyno, e ha de vir por milagre, do que a hum Rey, a quem o Reyno nao per-

tence, e he poderoso, e visinho.

Outro caso de nao menor admiração refere Callado, Valer. Lucid. hum Author, que viveo no seu tempo, e conhe-liv.2. cap.1. pag. 101. ceo ao Duque, o qual escreveo com tanta synceri. impresso em 1648. dade, que mereceo mais credito pela verdade, do que pelo estylo; e diz, que no tempo da esterilidade, que padeceo a Provincia de Alentejo, em que tanto luzio a caridade do Duque, como já referimos, se agazalhavao entao muitos pobres debaixo dos alpendres do Paço, dos quaes sahio por voz constante, o que logo diremos. Havia no Paço do Duque no mais alto do frontispicio da parte, que fica para o terreiro, hum quarto com tres janellas, o qual por ser mais apartado da communicação, buscava o Duque por mais retirado, para nelle vacar em oração diante da Imagem de Christo Crucificado. Nelle estava huma noite, como costumava, em oração, quando alguns pobres repararao, que por junto das janellas viao passar tres homens montados em cavallos brancos, vestidos de hum extraordinario resplandor, que os deixou ab-Tom. VI. Aaaa ii

fortos, e suspensos, porque seguindo-se hum aos outros, ao passar dissera o primeiro estas palavras: Hum dos tres tenho escolhido; e o segundo: A hum dos tres tomo à minha conta; e ao terceiro se ouvira: Em hum dos tres cumprirey, e desempenharey a minha palavra. Destas vozes se veyo a entender, que a materia da oração, era encommendar a Deos seus tres filhos, involvendo a successão do Reyno, a que Deos por seus Anjos respondia ao Duque naquella visão, que se verificaria em hum delles o desempenho da sua palavra, feita no Campo de Ourique ao invicto, e virtuoso Rey D. Affonso I. que se confirma mais com outro successo, e soy, que estando em huma occasias conversando com hum Fidalgo seu confidente, sobre as pertenções, que elle tinha ao Reyno, lhe disse este: Quando, Senhor, chegará o desejado tempo, em que os Portuguezes vejao a V. Excellencia coroado, e sentado no Regio Throno, dominando esta Monarchia? O Duque lhe respondeo com constancia: Eu nao, mas meu filho sim. Relatarao ostaes pobres com a luz do dia o que havia passado no alto silencio da noite, e se começou a espalhar entre o povo da Villa, divulgando-se tanto, que estando o Duque à mesa, a que de ordinario assistia hum homem chamado Manoel Machado, que vivia no Paço, que chamavao chacorreiro, por nao ter mais occupação, que confiadamente proferir disbarates, que erao applaudidos por graças, costume, que naquelles tempos, e depois

depois se usava na nossa Corte, e tambem na de Castella, e em outras da Europa. Este pois chacorreiro fallando, disse: Sabeis vós, Duque, o que se conta na terra? E lhe referio tudo o que temos relatado, o que o Duque com modestia atalhou, avaliando em loucura do chacorreiro o que lhe contava, e o persuadio, que erao Cavalleiros, que se andavao exercitando para a festa de Santo Antonio, que se havia de celebrar com jogo de canas, e outros festins de cavallo, que tinha determinado para aquelle dia a sua devoção. Não entramos na averiguação deste successo, especulando o infallivel desta visao, ainda que depois se acreditou o cumprimento na pessoa del Rey D. Joao seu filho: o que he certo, he, que a vida do Duque foy tal, que nos poderia persuadir, que mereceo de Deos aquelles favores, que a sua summa Bondade dispensa aos seus escolhidos, e que lhe poderia revelar a restituição da Coroa na sua descendencia, como premio da sua conformidade, e das mais virtudes, pois na Historia encontramos casos muy parecidos.

Finalmente foy o Duque D. Theodosio dotado de huma prodigiosa constancia, com a qual rebatia os golpes da fortuna, que tanto lhe soy adversa, com huma prudencia admiravel, huma grandeza de animo, que excedia a toda a imaginação, insigne na piedade, e nas maximas verdadeiras da Religiao Christãa, ornado de tantas virtudes, que piamente cremos lhe conseguirao huma eternidade

felice,

felice, e no Mundo huma memoria gloriosa; a que ajuntaremos, que no seu tempo, além de ser elle reconhecido no Mundo todo pelo direito do sangue, o herdeiro da Monarchia Portugueza, nao faltou quem escrevesse ser o legitimo successor, e herdeiro da Coroa de Inglaterra. Pelo que nao omittiremos a disputa, que os Senhores de Inglaterra tiverao em certa occasiao já no tempo de Carlos, Rey daquella Monarchia, sobre a quem pertencia por direito hereditario o Reyno, quando vagou pela Rainha Isabel; e sendo diversos os pareceres, hum Author tomou por sua conta mostrar claramente em hum livro, que corre Anonymo, e impresso, que o Duque D. Theodosio era o legitimo successor, e herdeiro da Coroa de Inglaterra, por ser descendente dos Duques de Lencastre, considerada a linha do primeiro matrimonio, e ser elle o mais chegado, e proximo parente do fangue Real Portuguez, como escreveo Gaspar Pinto Correa, que viveo naquelle tempo, de quem referiremos as suas mesmas palavras: Neque omittam Carolum Angliæ Regem, quem arctissimo sanguinis vinculo ita contingebat, ut, cum semel apud Anglorum proceres quædam inter colloquendum orta esset disceptatio, ad quemnam ex Dynastis, desiciente Isabella, illius Regni successio hereditario jure devolveretur; cumque paribus rationum momentis utrinque esset decertatum, quidam auctor nomine incognitus, librum esiderit, in quo meridiana luce clarius ostendebat, Theodosium esse legi-

Pinto Correa, Lachryme Lusitanorum, nb. 3. pag. 70.

legitimum successorem, & Britannica Corona haredem, utpote qui ex Ducibus de Alencastre, spectata primi matrimonii linea, suum genus duceret, & Re-

gio Lusitanorum sanguini esset conjunctior.

O insigne D. Luiz de Salazar e Castro parece, que nao teve noticia deste Author, quando na sua Obra, que intitulou: Glorias da Ca/a Far- Salazar, Glor. de la Cane/e, sustentou, que à Coroa dos Monarchas Por- sa Farnese, S. II. pag. tuguezes pertencia a de Inglaterra; pertenção, em 433. que elles nunca entrarao, sem embargo do claro direito do sangue, que os habilitava para esta successão. Para a qual com o imaginado direito, que elle ideou a Raynucio IV. Duque de Parma, da Monarchia Portugueza, (tao desprezado dos Authores, e Jurisconsultos daquelle tempo) lhe quiz dar tambem por ella direito à successão da de Inglaterra, pelo motivo de ser filho da Senhora D. Maria, Princeza de Parma, neta delRey D. Manoel, filho do Infante Dom Fernando, que era neto da Rainha D. Filippa de Lencastre. Materia he esta, que nao entramos a averiguar, nao só por ser tao esquecida dos nossos, mas por alheya do nosso assumpto; porque nao he o mesmo ter hum direito, que haver de seguillo: pois he certo, que depois que entrou na Coroa de Inglaterra ElRey Henrique VII. sem embargo do que lemos em muitos Authores de grande estimação, vemos occupado o seu Throno, sem opposição, por nove Reys, e tres Rainhas, todos netos do dito Rey, sem que nun-

Henninges tom. 4. Serenissimorum Reg. Hif-Tan. Anglia, Ge. pag.

Imperat. Reg. &c. Tab.

Im-Hoff de Reg. Mag. britannia. Tab. VII.

nunca se disputasse o melhoramento da linha, em que só sallou ElRey D. Filippe II. de Castella, depois da usurpação de Portugal, em odio da Rainha Isabel, como neto delRey D. Manoel, pelo qual derivava na sua pessoa todos os direitos da Rainha D. Filippa de Lencastre, como filha primeira, e do primeiro matrimonio de Joao de Gante, Duque de Lencastre, cuja linha soy preserida sempre por egregios Authores, e Genealogicos, pela primeira; e modernamente seguio o mesmo, o estimadissimo Ritershusio, Genealogico Jacobo Guilhelmo Im-Hoff na Historia Genealogica dos Reys, e Pares da Grãa Bretanha. Pois he certo, que quando no anno de 1471 perdeo a Coroa, e violentamente a vida El-Rey Henrique VI. de Inglaterra, todos os direitos do sangue, e successão, passarao a ElRey D. Affonso V. de Portugal, e ao Infante D. Fernando seu irmao, e aos seus herdeiros, por serem filhos del Rey D. Duarte, e netos da Rainha D. Filippa de Lencastre, irmãa inteira delRey D. Henrique IV. cuja linha se extinguia em seu neto, e retrocedendo devia buscar a da Rainha D. Filippa; motivo, que deu assumpto ao livro, que escreveo o Author Anonymo, na disputa referida na presença del-Rey Carlos I. daquella Coroa entre os Grandes daquelle Reyno, para mostrar, que ao Duque de Bragança D. Theodosio II. pertencia o succeder na Coroa de Inglaterra, sem que achasse lhe podia sazer opposição Raynucio, Duque de Parma, para quem

quem Salazar encaminhou com grande estudo esta pertençao, a qual sem duvida poderiamos voltar a favor do Duque D. Theodosio, senao acharamos ser inutilmente gasto o tempo, pois he materia indisputavel, que o direito da Coroa Portugueza era indubitavelmente deste Principe, como reconheceo este Author, e uniformemente o Mundo todo; e acabaremos este breve compendio da vida deste excellente Principe com o Epigramma encomiastico, que lhe dedicou Miguel Pinto de Sousa, e diz assim:

Clarus avis, atavos Regum de semine ducis, Fronteque maiestas imperiosa sedet.

Regum index nitet, oris honos; tanto indice librum

Dum lego, mira atavûm quid nisi facta lego? Lusiadum inscripti celso stant vertice Reges,

Mortua nam Regum semina spirat adhuc.

Qui cupit extinctas iterum spectare Coronas, Te videat, Regum quem diadema notat.

Non tamen ivse decus trahis alto à sanguine Regum, Sed decus ex vestro sanguine sceptra trahunt.

O referido Author escreveo em Verso heroico na lingua Latina hum Livro, que se imprimio
em Braga no anno de 1624, com o titulo de Musa
Panegyrica in Theodosium, onde descreve com grande elegancia algumas acções da vida do Duque,
por cuja morte Gaspar Pinto Correa imprimio ouTom. VI.

Ebbb tro

tro no anno de 1631 em Lisboa com o titulo: Lachrymæ Lusitanorum in obitu Serenissimi Principis Theodosii Secundi, Brigantiæ Ducis septinni, que em prosa contém hum compendio das acções da sua vida. Dom Francisco Manoel deu principio a escrevella em huma Obra, que tem este titulo: Theodosio del nombre II. Principe de Bragança, Duque septimo de su Estado, natural Señor de los Portuguezes. Historia propria, y universal del Reyno de Portugal, y sus Conquistas, en Europa, Africa, Asia, y America, con sufficiente noticia de los successos del Mundo al tiempo de la vida deste Principe. Escrita de orden del muy alto, y muy poderoso Rey nuestro Señor Don Juan el Quarto su hijo, y Padre de la Patria. Offerecida a Su Magestad por Don Francisco Manuel. Parte primera, dividida. Quare? Anno Christiano 1648. Este Livro, que he o Original, por estar com as licenças da Inquisição para se imprimir, passadas em 28 de Março de 1678, conserva-o o Padre D. Joseph Barbosa na sua singular Collecçao da Historia Portugueza. Nao parece, que o seu illustre Author lhe désse sim; porque nesta pequena parte, que he a primeira, dividida em tres livros, chega sómente com os successos do Reyno até ElRey D. Sebastiao antes da sua ultima, e infelice expedição de Africa, em que o Duque D. Theodosio conseguio immortal gloria, como deixamos referido. Finalmente daremos fim à esclarecida memoria deste Principe com o Elogio, que

que lhe sez o grande Lope da Vega Carpio, Principe dos Poetas Hespanhoes, com o motivo de descrever em Verso Heroico a celebre Tapada de Villa-Viçosa, obra verdadeiramente daquelle Real animo, à qual deu o discretissimo Poeta este titulo: Descripcion de la Tapada, insigne monte, y recreacion del Excellentissimo Duque de Vergança, e principia:

Si alguna vez mi pluma, si mi lyra,
Deidades de Helicona, illustre coro
Ciño del verde honor, que a Febo admira,
La nieve, en que sufriò desprecio el oro:
Del aliento, que numeros inspira,
Infundid a mi voz plestro sonoro,
Y el monte cantare, Delfos segundo,
Parnaso a Portugal, milagro al Mundo.

O' gran Teodosio, con quien siempre tuvo
El Jupiter del Reyno Lusitano
Partido Imperio, y cuyo Ceptro estuvo
Por sangre en vos, por leys en su mano:
La tierra, y mar, que peregrino anduvo
Sacro Legislador del Orbe Indiano,
Tambien parte con vos su Monarquia,
Como en dos Mundos se divide el dia.

#### Historia Genealogica

564

Aora entre cuidados generosos
Os tenga la grandeza del estado,
Aora en exercicios mas piedosos
En tan altas virtudes ocupado:
Aora fugitivo a los forçosos
Reales pensamientos, retirado
En este monte, que os descrivo, haziendo
Hurto loable al popular estruendo.

Oyd, no las grandezas, que acabaron
Vuestros progenitores felizmente,
Que hasta la fama barbara ocuparon
Por las ultimas lineas del Oriente:
Mas de las grandes tierras, que os dexaron,
Aquel monte, que juzgan eminente
A quantos miran con igual porsia
Argos la noche, y Polifemo el dia.

Y pues de toda Europa al ombro pesa, Señor, Vuestra grandeza soberana, Oyd lo que excelencia Portuguesa Parece dicho en lengua Castellana: Presto pienso tomar mas alta empresa Aunque divina a toda ciencia humana, Inutil pluma soy, mas siempre veo Que alcança grandes cosas el desseo.

Qual tierno amante las paredes mira,
Que no se atreve ul rostro de su Dama
Por la grandeza, que de vos me admira,
No se atreve mi pluma a vuestra fama:
Y assi para cantar tiempla la lyra
Mi Musa, que os respeta quanto os ama,
No las virtudes, que esse Sol descubren,
Mas las paredes, que tal vez os cubren.

Yaze no lexos de la infigne Villa,
Corte de vuestra Casa, la Tapada,
Cercado en nuestra lengua de Castilla,
Que tal grandeza pudo ser cercada:
Verde, eminente, y levantada silla
A silvestre Deidad, alta morada
De ocultas Ninsas, de enramadas Drias,
De storidas Napeas, y Amadrias.

Nunca libára en ti selva Nemea,
Grecia sangre, y aromas al valiente
Alcides por la siera, que dessea
Rendir Febo embidioso en Julio ardiente:
Ni a Pan Arcadia, ò rustica Tegea,
Coronara de pino la alta frente,
Si vieran esta selva, y monte oculto,
Sacro silencio a su profano culto.

Ni diera enamorado en Ida Frygio
(De quien proceden Simois, y Escamandro)
De la hermosura en el mayor litigio,
El premio a V enus Paris Alexandro:
Si de naturaleza el gran prodigio,
(Esfera del Milesio Anaximandro)
Mapa del Orbe en este monte viera,
Ni el Norte de otras Osas se vestiera.

Cinco millas de largo, y de contorno
Doze contiene el sitio inaccessible,
Por la muralla, que le ciñe en torno,
A exteriores offensas impossible:
Por quatro puertas de vistoso adorno
Permite el muro transito apazible,
Donde hallaran mejor verdes Abriles,
Hybleos campos, Niniveos pensiles.

Nesta mesma fórma continúa com o sublime ardor da sua secundissima Musa, que eternamente será applaudida. Neste Poema se vem em harmoniosas vozes admiraveis pensamentos, e reverentes expressoens, com que louva a este Principe, introduzindo no seu inimitavel enthosiasmo bellas idéas, proseridas pelas Ninsas de Borba, das Nações Portugueza, Castelhana, Latina, e Italiana, as quaes discorrendo cada huma no seu proprio idioma em excellentes Oitavas, a nossa Portugueza disse a seguinte:

Vossa Alteza Real, o invicto exemplo Deka ditosa, e da passada idade, Em que tudo he valor quanto contemplo, E com alta grandeza urbanidade: Sem ter inveja a Rey de Reys templo, Os olhos de tao alta Magestade Abaixe ao plectro, que hoje canta em rima, Pois he tao certo, que quem sabe estima.

Este Canto, que se imprimio em Madrid no anno de 1628 em hum Tomo de quarto com outras Obras deste insigne Author, he tao estimavel pelo Elogio do Duque, como pelo raro; e assim me pareceo, que me agradeceráo os curiosos achallo no

Tomo das Provas, aonde irá inteiro.

Casou o Duque D. Theodosio a 17 de Junho do anno de 1603 com a Duqueza D. Anna de Velasco, ainda que já estavao recebidos por procuraçao, que teve o Conde de Haro D. Bernardino de Velasco seu meyo irmao: era filha de D. Joao Haro N.biliario, tom. Fernandes de Velasco, Condestavel de Castella, 1. pag. 190. VI. Duque de Frias, Conde de Haro, Marquez de Berlanga, Camereiro môr del Rey, dos Conselhos de Estado, e Guerra, Governador de Milao, Presidente do Conselho de Italia, que morreo em Madrid a 15 de Março de 1613, e da Duqueza D. Maria Giron sua primeira mulher, filha de D. Pedro Giron, I. Duque de Ossuna. Nao durou muitos annos esta uniao, porque em huma quarta sei-

Prova num. 269.

ra às cinco da manhãa morreo a Duqueza, em que se contavao 7 de Novembro do anno de 1607, e foy enterrada com a pompa, e ceremonias, que se observarao sempre na Casa de Bragança à imitação das pessoas Reaes. Sentio o Duque com extremo este fatal golpe, como já dissemos, porque amava a Duqueza com grande veneração, e ella fe fazia amavel; porque além das prendas da natureza, adquirio muitas virtudes, que a distinguiao, porque foy muy devota. Tinha por costume o confessarse, e commungar todos os Sabbados, o que lhe nao pode alterar a queixa, que padeceo na sua ultima doença, porque nas primeiras duas semanas o fez: depois na segunda feira tomou o Santissimo Viatico com grande devoção, e geral sentimento. Era muy esmoler, com huma entranhavel caridade, e compaixao dos pobres, que foccorria com particular cuidado; e assim no tempo, que se aggravou a sua doença, começou a verse na Villa huma geral consternação em toda a categoria de pessoas, assim com publicas preces, como Procissoens de dia, e de noite, e penitencias, com que combatiao o Ceo com votos; as mulheres descalças, com os filhos innocentes, se viao nas Igrejas pedir a Deos em altas vozes a vida da Duqueza, e com razao, porque na sua piedade tinhao certo o amparo. Na doença mostrou huma admiravel resignação, de sorte, que em tudo o que obrava, edificava. Teve grande attenção com os seus criados, sendo geral no

no affecto, com que amava a toda a sua familia, e Vassallos. Ao Duque seu esposo tratou sempre com amor, e respeito, com tal conceito da sua pessoa, que a elle deixou arbitro de tudo o que pertencia à sua vontade, como quem nao tinha outra, e por isso tambem lhe deixou a disposição dos suffragios da alma, como quem conhecia a sua piedade; nao fendo bastante nenhuma persuasao para dispor outra cousa, pois tendo tomado o Sagrado Viatico, e descançando algum tempo, chegou o seu Confessor, e na presença das suas Damas lhe lembrou algumas cousas, que entendeo serem necessarias, para que ordenasse o seu Testamento. A Duqueza lhe respondeo, que tudo deixava entregue à vontade do Duque ; nem este fallandolhe a pode persuadir, rogandolhe, que fizesse o seu Testamento, e que dispuzesse conforme a sua vontade, nada a pode convencer, porque era tal a confiança, que tinha no amor do Duque, como a certeza da sua Christandade. O Duque generosa, e piamente satisfez ao amor de sua esposa, porque sorao immensos os suffragios: por nove dias continuos se celebrarao os Officios, e Missas, em todas as Igrejas da Villa, e depois do dia nono até o decimo sexto. Além disso mandou dizer dez annaes de Missas, a saber: hum na Capella Ducal, e outro na Igreja das Chagas, na de Santo Agostinho, na do Mosteiro da Esperança, na dos Religiosos de S. Paulo, na Igreja Matriz da Villa, na de Santa Tom. VI. Cccc Cruz,

Cruz, na de S. Domingos de Elvas, na Igreja de Borba, e na de Santa Anna. Os Provinciaes da Companhia, de Santo Agostinho, de S. Paulo, e o da Provincia da Piedade, e outros, ordenarao em todos os Mosteiros da sua obediencia se fizessem Osficios, e todos os Sacerdotes celebrassem pela alma da Duqueza. Com estes, e outros muitos susfragios satisfez o Duque em quanto lhe durou a vida, com piedade Christãa, ao casto amor, com que estimara a sua chara esposa. Deu-selhe sepultura no Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa no Coro debaixo, onde esta outras Princezas desta Casa, e tem o seguinte Epitasso:

Aqui jaz a Senhora D. Anna de Velasco e Giron, mulher de D. Theodosio II. deste nome, e setimo Duque de
Bragança, faleceo em 7 de Novembro de 1607 annos.

No fim do mez se lhe sez o Officio conforme o uso; celebrou Pontiscal o Arcebispo de Evora o Senhor D. Alexandre, e prégou o Padre Luiz Lobo da Companhia de Jesus. Desta excelsa unias nasceras os filhos seguintes:

17 O SENHOR REY D. JOAO IV. glorioso as-

sumpto do livro VII.

17 O SENHOR INFANTE D. DUARTE, de quem

quem faremos especial memoria no Capitulo XIX. deste Livro.

17 A SENHORA D. CATHARINA, nasceo em huma quinta feira às duas horas depois da meya noite a 6 de Abril do anno de 1606, foy bautizada pelo Senhor D. Alexandre, Arcebispo de Evora, em 13 do dito mez, e porque no dito dia choveo muito, se fez o caminho para a Capella pela salla de Sua Alteza, e pelo corredor do Claustro, que vay ter à Capella, e tudo estava ricamente armado como em todos os mais bautilmos daquelles Principes. Forao feus Padrinhos o Senhor D. Filippe seu tio, e sua avó a Senhora D. Catharina; levou-a à pia Joao de Tovar Caminha, e as infignias Antonio de Attaide, Heitor de Figueiredo de Brito, Ruy de Sousa Pereira, todos Officiaes, e Fidalgos da Casa do Duque. Acabou esta Princeza em idade muy tenra; porque morreo em quinta feira às duas horas depois do meyo dia a 18 de Janeiro de 1610, e foy sepultada, com a pompa costumada, no Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa, onde jaz junto de sua may, e tem o seguinte Epitafio:

Aqui jaz a Senhora D. Catharina, filha do Duque D. Theodosio II. do nome, e VII. Duque de Bragança, e da Senhora D. Anna de Velasco e Giron, Tom.VI. Cccc ii sua sua mulber. Faleceo a 18 de faneiro de 1610 annos.

17 O SENHOR D. ALEXANDRE, nasceo ultimo filho a 16 de Março de 1607 em huma Sesta feira às quatro horas da manhãa, e foy bautizado pelo Arcebispo de Evora, seu tio, no dia da Festa da Annunciação, sendo Padrinhos o Senhor D. Filippe seu tio, e sua avó a Senhora D. Catharina; levou-o à pia Joso de Tovar Caminha, e as insignias Antonio de Attaide, Heitor de Figueiredo de Brito, e D. Luiz de Noronha, Officiaes da Cafa do Duque. Chissmou-se no Oratorio de sua avó a Senhora D. Catharina a 10 de Agosto de 1613, a que esteve presente o Duque de Bragança seu silho, pay do Senhor D. Alexandre, e forao chrismados juntamente o Duque de Barcellos, e o Senhor D. Duarte seus irmaos, pelo Arcebispo de Evora D. Joseph de Mello, e apresentados por Manoel Pessanha de Brito, Deao da Capella Ducal, que nos assentos, que sez dos nascimentos, e outras memorias pertencentes a esta Serenissima Casa, assim o escreve. Foy destinado este Principe para a Igreja, e assim foy educado, e instruido pelos melhores Mes. tres, que entao se conhecerao. A Senhora D. Catharina lhe fez feparar o valor de oito mil cruzados em Commendas da Casa, que possuío. Vagando o Arcebispado de Evora por morte do Arcebispo D. Joseph de Mello, o pedio o Serenissimo Senhor

D. Joao, II. do nome entre os Duques de Bragança, a ElRey D. Filippe III. que tendo nomeado Joao Bautista Birago, havia pouco no Bispado de Viseu a hum filho do Histor, di Portogailo. Archiduque Leopoldo, sem mais idade, que tres annos, depois de passados dous de demora, lhe respondeo com o frivolo pretexto de nao estar Doutorado o Senhor D. Alexandre, e o conferio a D. Joao Coutinho, Bispo de Lamego, deixando com este provimento justamente queixoso ao Duque, e ao merecimento deste Principe, que sendo dotado de excellentes virtudes, e igual gentileza, estando no vigor da idade, morreo a 31 de Mayo de 1637. Teve huma tal alegria, e viveza nos olhos, que por ella se lhe percebiao a grande agudeza do entendimento, e as admiraveis partes, que constituem hum perfeito Principe. Instituîo por herdeiro a seu irmao o Senhor D. Duarte. Foy depositado no Convento de S. Paulo, de donde foy trasladado com o Duque seu pay, como já fica dito, e jaz na Capella Ducal do Mosteiro de Santo Agostinho. Teve as Commendas de Santa Maria de Moreiras, Santiago de Monsarás, e Santa Maria da Alagoa, todas da Ordem de Christo, e conferidas todas, ainda que por diversas Cartas, em 18 de Janeiro de 1634.

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>₽   ₽</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. Inigo Fernandes de Velatco, V. Condettavel, IV. Duque de Frias, II. Marquez de Berlanga, VI. Condettavel de Cartella, e Duque de Frias &c. Camereir. môr, do Confel. de Estado, &c. + em 15 de Março de 1613. | A Marqueza D. Joanna [Henriques, fegunda mulher, Camereira môr da Rainha D. Anna de Austria.  D. Joao Affonso de Gusmao, IV. Duque de Medina Sidonia, VIII. | Tosao, + a 15 de Dezembro de 1528. A Duqueza D. Maria de Tovar, Senhora de Berlanga.  D. Fernando Henriques de Ribera.  D. Ignes Porto-Carrero.  D. Joao de Gusmao, Hill. Duque de Medina Sidonia, + em 16 de Julh.de 1507. A Duqueza D. Leonor de Zuniga, segunda muiher.  D. Affonso de Aragao, nasc. em 1469. Arcebispo de Cara- | D. Pe ro Fernar des de Velaco, II. Condestavel de Castella, Condu de Haro, &c. + sendo Vice-Rey de Castella a 6 de Janeiro de 1492. A Condessa D. Mecia de Mendoça, + em 1500. Luiz de Tovar, Senhor de Berlan- ga. D. Maria de Bivero e Sottomayor.  D. Pedro Henriques, Senhor de Tarisa, Adiantado de Andaluzia, - em 1493. D. Catharina de Ribera, segunda mulher.  D. Pedro Porto-Carrero, Senhor de Moguer. D. Joanna de Cardenas.  Dom Henrique de Gusmao, Is- Duque de Medina Sidonia, + em Agosto de 1492. A Duqueza D. Leonor de Mendoça. D. Pedro de Zuniga, II. Duque de Bejar, Conde de Banhares, + 1488. A Duqueza D. Theresa de Gusmao, Senhora de Ayamonte, Lepez, &c. ElRey D. Fernando o Catholico de Castella, e Aragao, + em 2; de Janeiro de 1516. |
| . Duque-                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | goça, Vice-Rey de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CD. Aldonça Ýborre, Alemãa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a D. An-                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Aragao, + em 1520.<br>D. Anna Gyrrea.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a de Ve-                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | 271111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> <sub>N</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| inco.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | D. Joao Telles Gi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C D. Pedro Giron, Mestre de Cala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                  | D. Joao Telles Gi-                                                                                                                                          | Tron, 11. Conde de Urenha, + a 21 de Mayo de 1528.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 trava. 1. 2.2 de Mayo de 1466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D. Pedro Giror<br>I. Duque de Os                                                                                                                                                                                 | 1558.                                                                                                                                                       | A Condessa D. Leo-<br>nor de la Vega e Ve-<br>lasco, 4 em 1522.                                                                                                                                                                                                                                                                     | II. Conde de Haro, Camereiro môr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| funa, VI. Con-<br>de de Urenha                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CA Condessa D. Mecia de Mendoça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Camer. môr, e do Conselho de Estado delRey                                                                                                                                                                       | A Condessa D.Ma-<br>ria de la Cueva.                                                                                                                        | II. Duque de Albu-<br>querque, Conde de                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D. Beltran de la Cueva, I. Duque de Albuquerque, Mestre de Santia-<br>go, + no I. de Novemb. de 1492.<br>A Duqueza D. Francisca de Toledo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D.Maria Gi-<br>ron, nasceo-<br>em Feverei-                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | Ledesma, &c.<br>A Duqueza D. Fran-<br>cisca de Toledo.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Duque de Alva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ro de 1553.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CA Duqueza D. Mecia Henriques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A Duqueza D.<br>Leonor de Guf-                                                                                                                                                                                   | A made an energin                                                                                                                                           | A Duqueza D. Leo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A Duqueza D. Leonor de Menco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| maő,                                                                                                                                                                                                             | )                                                                                                                                                           | nor de Zuniga, se-<br>gunda mulher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | de Bejar, acima<br>A Duqueza D. Theresa de Gui-<br>mao, acima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | A Duqueza D.An-<br>na de Aragao.                                                                                                                            | D. Affonso de Ara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ElRey D. Fernando o Catholicos  D. Aldonga Yborre, Alamáa, asi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | (D) Anna Gyrrea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J. 71940. 8700 PP 889 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





# CAPITULO XIX.

Do Infante D. Duarte.



A excelsa uniao do Serenissimo D. Theodosio II. do nome, e da Duqueza D. Anna de Velasco, nasceo segundo genito o Senhor D. Duarte a 30 de Março do anno de 1605. Foy bautizado na Capella Du-

cal a 17 de Abril seguinte por seu tio o Senhor D. Alexandre, Arcebispo de Evora, sendo seus Padrinhos seu tio o Senhor D. Duarte, e a Senhora D. Catharina sua avó. Foy levado nos braços de Joao de Tovar Caminha, e apresentarao as insignias Christovao de Brito, Ruy de Sousa, e Heitor de Figueiredo de Brito; sendo a solemnidade Tom.VI.

deste acto na mesma fórma, que se fizera por seu irmao o Duque de Barcellos. Foy Senhor da Villa de Conde, que o Serenissimo Duque seu pay lhe deixou, como consta de huma Verba do Codicillo,

que sez em 12 de Novembro de 1630, com declaração, que gozasse este Estado em sua vida sómente, e depois se tornasse a unir ao Ducado de Bragança. A Senhora D. Catharina lhe fez feparar doze mil cruzados em Commendas da Casa, que lhe forao dadas nas Commendas de Santa Maria de Moreiras, Santa Maria da Alagoa, e Santiago de Monsarás na Ordem de Christo. Seu tio o Senhor D. Duarte nomeou nelle por huma Verba do seu Testamento a merce, que tinha de huma Capitanía no Brafil, e de huma terra com sua marinha no limite de Santa Iria, Termo de Lisboa. ElRey Prova num. 270. D. Joao seu irmão, lhe sez merce da Commenda mayor da Ordem de Christo com doze mil cruzados de renda nos bens da dita Ordem, que se lhe prefariao pela Commenda mayor, e pelas Commendas, que possuía da Casa de Bragança, que tornariao ao Estado da mesma Casa por sua morte, e se uniriao outras a esta dignidade, a saber, Santa Maria de Castellobranco, e Dornes.

Chegando pois ao mais florecente da idade, instruido nas bellas letras, lhe forao faceis as principaes linguas da Europa. Havia estudado a Latina com tanto cuidado, que nao havia na antiguidade cousa, que nao sosse registada pela sua applicaçao. cação. Teve por Mestre ao Doutor Manoel do Valle de Moura; assim forao admiraveis os progressos da sua applicação em todo o tempo da sua vida.

Era neste tempo admirada, e louvada a concordia entre o Duque de Bragança D. Joao II. e seus irmãos, sendo o mayor dos segundos o Infante D. Duarte, e por inclinação, ou estudo, o mais confidente: havia nelle partes dignas de amor, e credito, porque convem muito aos segundos de hum Principe ornaremse das grandes azas da virtudes, para que possaó voar tanto, que alcancem, e gozem hum digno estado; porém logo, que o Duque D. Joao se vio casado, começarao seus irmãos a reconhecer lhe faltava aquelle affecto, que havia de todo destinado a sua esposa. Entas o Infante D. Duarte, que se via menos poderoso, ainda que nao menos estimado, começou a conhecer quam grande pobreza era fazer thesouro de vontades alheas. Via-se com Real sangue, e sufficiencia capaz de poder começar a valer por si mesmo, e com necessidade de valer, pelo que valesse. Alguns entenderao, que a cunhada se achava opprimida, porque além da obediencia, que devia ao marido, nao lhe era de menor pezo o respeito, com que era preciso contemporizar ao cunhado. Desta causa se originou entre os dous reciproca desconfiança, que muitos disserao se esforçara da suspeita, que a Duqueza tivera de que o Infante D. Duarte, ar-Tom.VI. Dddd ii rastra.

rastrado de huma paixao amorosa, olhava reprehensivelmente para huma criada menor da sua familia; e se assim fosse quem nao estranharia o desconcerto? Parece passou adiante a desconformidade, e buscandolhe remedio, hum só achou o Senhor D. Duarte, que era deixar o lado, e Casa do Duque, acordado do comprido respeito de tantos annos como os da sua idade, assim desejando ajuntar à grandeza do seu altissimo nascimento acções, que lhe grangeassem o nome, que o seu valor lhe promettia no nobre exercicio da guerra, a que tinha inclinação, e nos seus mayores exemplo. Neste tempo assistia com seu irmao o Senhor D. Alexandre fóra do Paço, em huma Quinta chamada dos Peixinhos, que era de Francisco de Lucena, donde fizerao huma romaria a Nossa Senhora de Guadalupe, premeditando já entao o Senhor D. Duarte outra mais dilatada. Desta sorte veyo a estimar o motivo por igual favor dos fados para se desatar, como Ulysses, dos encantos de Circe. Póstos porém os olhos no Mundo, (que já se lhe offerecia largo mar de navegação incerta) determinou servir na guerra ao Emperador Fernando II. julgando taboa decente para o transferir, o favor del Rey de Hespanha, que elle julgava merecer por seus mayores, e esperou ter seguro, conforme as promessas feitas ao casamento do Duque seu irmao.

No anno de 1634 sahio de Villa-Viçosa, destinandolhe o Duque para o acompanhar Francisco

de Sousa Coutinho, seu Aposentador môr, Fidalgo em quem concorriao virtudes dignas para director de hum Principe, o qual depois em diversas Embaixadas deu a conhecer ao Mundo o seu grande talento, no serviço do mesmo Senhor já Rey. Levava fessenta criados de diversos fóros da Casa, escolhidos com approvação de seu irmão, que lhe mandou pôr creditos abertos em Amsterdao, Hamburgo, e outras Cidades principaes de commercio de Alemanha, Italia, e Franca. Entrou incognito na Corte de Madrid, onde em poucos dias alcançou, que as pertenções nao correspondiao às esperanças, nem ainda aos merecimentos, depois que os Politicos acharao o modo, como os Oraculos, de interpretar conforme a sua conveniencia a promessa, e a palavra. Alguns entenderao, que errara o Infante o modo do seu augmento por nao entrar pelas portas del Rey, e Conde Duque. Esperava o Senhor D. Duarte, que ElRey lhe mandasse declarar o tratamento, e merce, com que o esperava, e ElRey, e o Valído esperavao, que o Senhor D. Duarte lhe pedisse, e pertendesse as merces, e tratamento: porém elle entendeo, que humilhado à pertenção, faltasse o despacho; ElRey, e o Valído davaő a entender, que para que nao faltasse este convinha a humildade; mas o Senhor D. Duarte presumio, que humilhando-se, perdesse o decóro, e a pertenção; o Valído sentia, que houvesse pessoa, que pertendesse diante do seu Rey, e quiquizesse manter pontos sem os aventurar pelo gosto del Rey, e valor das pertenções. Nesta parte cahio entao na severa censura dos emulos; porém nao bastarao tantas sizanias para escurecer o resplandor daquelles Reaes reslexos, vacillantes nesta resolução. Sem ver a El Rey, nem ao Valído, com doze dias de occulta assistencia de Madrid, partio o Senhor D. Duarte para Alemanha, donde soy do Emperador Fernando II. tao benignamente tratado, como diziao fora del Rey ossendido.

Passou de Hespanha a Italia, vio algumas Cidades, esteve em Milao alguns dias, donde sahio a 28 de Agosto do referido anno, entrou no Tirôl, e chegando perto da Cidade de Inspruck, escreveo à Archiduqueza Claudia de Medicis, viuva do Archiduque Leopoldo, Governadora daquelles Estados na menoridade de seu silho o Archiduque Fernando, a qual com particular attenção lhe escreveo a Carta seguinte, que já achamos traduzida com huma Relação desta jornada, e dizia assim:

### ILLUSTRISSIMO, E EXCELLENTISSIMO SENHOR.

"Estimo, como devo, a demonstração, que "V. Excellencia usa comigo no caminho, que saz "pelos Estados da minha Casa; e assim como me "não são novos todos os respeitos, que a isto me "persuadem, assim deve V. Excellencia estar cer"to, que podendo passar por esta Casa sem des"com-

"compor notavelmente seus designios, me dará "muy grande contentamento pelo desejo, que te-"nho de significarlhe mais esficazmente a estima-"çao, que saço de sua pessoa, e Casa, pedindo a "Deos guarde largos annos a pessoa de V. Excel-"lencia. De Inspruck 8 de Setembro de 1634.

### Affeiçoadissima

#### CLAUDIA.

No dia feguinte entrou o Infante na Cidade de Inspruck, e a Archiduqueza o mandou conduzir por hum Gentil-homem do Archiduque seu filho, com huma carroça tirada por seis cavallos brancos, que o esperava fóra da Cidade; entrou o Infante na carroça, e se foy apear ao Paço, nelle foy recebido com muita authoridade: teria passado huma hora depois, que havia chegado, quando foy visitar a Archiduqueza, a qual o veyo receber à porta do aposento, em que estava, acompanhada da sua Camereira môr, e de nove Damas; e passada a visita em reciprocas attenções, foy hospedado com Real grandeza, sendo servido na mesa pelos mesmos Pagens, e criados de Sua Alteza, que na despedida lhe fez hum regalo de huma caixa de balsamos, e quintas essencias, de muita estimação, porque naquelle tempo só se faziao na sua Casa.

Proseguio o Infante D. Duarte a sua jornada,

e a 18 de Setembro chegou a Nusterf, huma legoa de Vienna, donde mandou participar ao Emperador a sua chegada por hum Gentil-homem seu com huma Carta, em que lhe dava conta dos intentos, com que passava ao Imperio, e juntamente o tratamento, que esperava lhe acordasse, muy proprio da grandeza do Cesar, e nao alheyo da sua pessoa; ao mesmo tempo escreveo a D. Inigo Vellez Ladron de Guevara, VI. Conde de Onhate, Embaixador Extraordinario del Rey Catholico, dandolhe conta da fua chegada; e affim mesmo lhe dizia, que a havia dado ao Emperador, pedindolhe licença para lhe beijar as maos. O Conde lhe respondeo logo, e entre outras cousas lhe dizia, que Sua Magestade Cesarea trataria a Sua Excellencia da mesma sorte, que aos Grandes de Hespanha, para o que havia moderno exemplo no Principe de Venosa. O Infante replicou ao Conde, que no caso, que Sua Magestade Cesarea o nao tratasse como aos Principes livres do Imperio, nao aceitaria outro tratamento, por nao ser igual ao que pedia a qualidade, e sangue da Casa de Bragança, e com outras razoens, em que mostrava a justiça da sua pertençao: e logo deu conta ao Emperador, do que passava com o Conde de Onhate, porque elle nao viria em cousa, que sosse contra a regalia, com que nascera. Os Hespanhoes começarao a opporse a este negocio, e nao forao poucos os obstaculos, que levantarao com as suas negociações, e

com repetidas instancias intentarao impedir o tratamento, que o Emperador lhe devia de dar : diziao elles, que nao devia ser mayor daquelle, que o Emperador acordava aos Grandes de Hespanha, que nao se cobriao na sua presença, e que este mesmo se havia de praticar com o Senhor D. Duarte. Porém o Emperador, que nao se atava aos caprichos dos Hespanhoes, (como depois o sez seu silho) convocando o seu Conselho privado, resolverao os Ministros delle, que havia de ser tratado da mesma sorte, que os Principes livres, que serviao no Imperio. Logo se lhe respondeo com o que se havia determinado no Conselho, com tanta satisfação dos mesmos Ministros, que estando o Emperador comendo em publico, hum Ministro lhe quiz referir a grandeza da Casa de Bragança, mas o Emperador o nao deixou proseguir, dizendolhe: Nao tendes necessidade de me dizer quem he D. Duarte, porque minha mãy esteve para casar com seu avô, e sey muito bem, que representação faz a Casa de Bragança. Calou-se entao o Ministro, e o Conde de Onhate referio isto mesmo depois ao Senhor D. Duarte, a quem já os Alemaens o haviao contado.

Mandou o aviso desta resolução ao Senhor D. Duarte o Bispo de Viena, (hum dos Valídos do Emperador) a qual logo participou ao Conde de Onhate; sentirao os Hespanhoes a noticia, e nunca a puderão dissimular. Havia neste tempo Tom.VI.

em diversas partes de Alemanha entrado o terrivel mal da peste, e tocado a Cidade de Viena, pelo que o Emperador com a Corte se havia passado para hum Lugar chamado Ebrestorf, em quanto se nao serenavao os ares de Viena, para donde havia

pouco, que voltara.

Com o aviso da resolução do Emperador, mandou o Conde Embaixador ao Senhor D. Duarte tres carroças para entrar em Viena, e a seu silho D. Filippe de Guevara, que depois foy Conde de Escallante, para o conduzir, acompanhado de alguns Gentis-homens, e no primeiro de Outubro entrou na Corte, e foy em direitura para a Casa do Embaixador, e passados quatro dias teve audiencia do Emperador, e da Emperatriz, que o receberao com grandes demonstrações de affeiçao, e benignidade, tratando-o com todas as preeminencias concedidas aos Principes livres, e devidas à sua pessoa, como se havia assentado. Estas se reduzirao, a que tanto, que o Senhor D. Duarte entrou pela porta do aposento, em que o Emperador estava, logo, que o vio, tirou o chapeo correspondendo com os passos às mesmas cortezias, que elle lhe fazia; e abaixando a cabeça às continencias do Senhor D. Duarte, nao se cobrindo até que este levantou o chapeo para se cobrir, de sorte, que ambos se cobrirao ao mesmo tempo. Este he o uso de Alemanha, que pratica o Emperador somente com os Principes livres. No dia no-

ve do mesmo mez teve audiencia da Rainha de Hungria D. Maria de Austria, Infanta de Hespanha, que por se achar molestada nao foy a ella no mesmo dia, que às outras. Visitou o Archiduque Leopoldo, filho segundo do Emperador, o qual depois de ter seguido a vida Ecclesiastica, que largou, passou à militar, e soy General das Armas Imperiaes contra os Suecos; fahio a recebello ao fegundo aposento da casa, em que estava, tratando-o com muitas cortezias, e ceremonias, fallandolhe pelo termo de dilection, e na despedida o acompanhou muito mais, além do que fizera quando o recebera. Em quanto durarao estas visitas esteve hospedado em casa do Conde de Onhate, que seriao quinze dias, nos quaes se lhe prepararao casas, que tomou fóra de Viena em pouca distancia da Corre.

Estava já o Senhor D. Duarte em sua casa bem accommodado: porém reparando, que ElRey de Hungria se achava em Campanha, onde alguns diziao passaria o Inverno, por se achar vitorioso em Paiz inimigo, pareceolhe que nao estava bem ao seu generoso espirito se o nao sosse visitar à Campanha; assim assentou comsigo ir ao Exercito pela posta. Communicando esta idéa a alguns Senhores, sorao disserentes as opinioens, sendo os mais os que o dissuadiao, pelo perigo manisesto a que se expunha, por lhe ser preciso atravessar terras dos inimigos, que cada dia sahiao a fazer correrias, e haver de Tom. VI.

passar por Lugares apestados; porém o Senhor D. Duarte teve por menor inconveniente exporse aos inimigos, e a vida, em passar pelos Lugares, em que havia peste, do que estar offerecido à critica,

dos que poderiao seguir a parte contraria.

Achava-se ElRey de Hungria muy distante de Viena, no Paiz de Witenberg em Stugart, para o que lhe era necessario passar toda a Austria, e Bayiera, e deixando as fontes do Danubio, chegar muy perto do Rheno, sobre o Condado de Borgonha, de forte, que quasi vinha atravessar por aquella parte toda a Alemanha. Porém resoluto o Senhor D. Duarte na jornada, se soy dispedir do Emperador, que estava no Castello de Hort, cinco legoas de Viena. Despedio-se da Rainha de Hungria, que lhe deu huma Carta para seu marido, e o Emperador hum Passaporte. Tomou a posta com cinco criados, e sahio a 23 de Outubro de Viena; passou por Salzburg, dahi foy a Monaco, Corte do Eleitor de Baviera, na qual nao entrou, porque ardia em peste, e causava horror o ver hum campo, em que estavao enterradas mais de trinta mil pessoas, e passar por mais de quarenta Lugares grandes sem se encontrar huma pessoa, vendo-se com lastima as casas desamparadas, e sem portas, os moveis espalhados pelas ruas, e hum campo cercado de muros, onde se tinhao posto todo o genero de moveis, e alfayas, expostos ao tempo, e sem dono, o que causava grande horror. Em Vespera de

de Todos os Santos chegou à Cidade de Donawert, da qual passou a Nordlingen, adonde havia pouco se dera a celebre batalha a 7 de Setembro: estava o campo ainda semeado de muitos corpos mortos, mal gastos do tempo, e debaixo da Colina grande numero de homens, e cavallos mortos. Ficava a Cidade de Nordlingen hum quarto de legoa distante do campo da batalha, que o Senhor D. Duarte observou; mas por estar muy arruinada da artilharia, nao quiz entrar dentro nella, porque já estava tocada da peste; e assim por espaço de tres legoas forao achando corpos mortos, dos que diziao morrerao no alcance dos Croatos. caminho pudera succeder ao Senhor Dom Duarte muy facilmente huma disgraça, por desprezar as informações, que se tomavão nos lugares, porque em muitas partes por onde passavao, a menos de huma legoa estava gente del Rey de Suecia; de sorte, que junto à Fortaleza de Jarandor encontrou dous homens correndo a cavallo, e querendo saber o motivo da pressa, que levavao, responderao, que fogiao do inimigo, que estava em huma escaramuça de traz de huma montanha, que mostrarao, e donde o mesmo Infante D. Duarte já havia ouvido os tiros, nao levando de comboy mais que vinte mosqueteiros, e os cavallos cançados, que nao podiao correr, e livrarao por passarem sem ferem vistos.

Chegando o Senhor Dom Duarte a Eslingen,

huma legoa de Stugart, onde ElRey de Hungria estava, despachou hum criado com huma Carta para o Marquez de Castanheda, Embaixador Ordinario del Rey Catholico, o qual em toda a Campanha passada havia assistido a ElRey de Hungria; continha a Carta a noticia da sua chegada, e o desejo de beijar a mao a ElRey, para o que lhe pedia lhe quizesse alcançar permissao. No mesmo dia voltou o criado com a reposta, em que o Marquez dizia, que Sua Magestade estimava muito a sua chegada, e que podia entrar: partio logo o Senhor D. Duarte, e o Marquez Embaixador sahio a encontrallo com tres carroças a mais de meyo do caminho, donde depois de o saudar, entrou o Senhor D. Duarte na carroça do Marquez, e se sorao apear à sua casa. Naquella noite mandou El-Rey ao Conde de Popoli a visitar ao Senhor Dom Duarte, e darlhe as boas vindas da sua parte. No terceiro dia depois da sua chegada lhe assinou El-Rey audiencia, e indo ao Paço o veyo, por ordem sua, esperar o Conde de Thun, que sazia o Officio de Mordomo môr, e entre elle, e o Marquez de Castanheda chegou à presença delRey, que o tratou com a mesma formalidade, que o Emperador. O tempo, que esteve nesta Cidade, o divertio o Marquez de Castanheda, fazendolhe ver os jardins, Palacios, e divertimentos sumptuosos, de que aquella Cidade se orna, de que o Duque de Witenberg se havia retirado depois de perdida a batalha

batalha de Ortlingen, e ElRey de Hungria nella

se havia alojado.

Na Cidade de Stugard esteve o Senhor Dom Duarte desde 5 até 23 de Novembro, em que El-Rey de Hungria declarou sahia da Cidade ao outro dia. Nelle tambem sez jornada o Senhor D. Duarte, sahindo de tarde pela posta, levando alguns cavallos ligeiros de guarda; e assim nao fez mayor jornada, que de quatro legoas até a Cidade de Qepping, onde ficou: no outro dia foy a Haidnhaim, porém porque estava muy ferida da peste, nao quiz entrar dentro. E andando hum criado buscando alguma casa, que estivesse livre do contagio, encontrou o Tenente do Castellao, que sabendo para quem se procurava a casa, lhe soy dar parte, o qual lhe mandou logo abrir as portas do Castello, onde o alojou, e aos seus criados. Era o Governador, ou Castellao, como elles lhe chamao, Victorio Galaran, Cavalleiro Milanez, que com grandes expressoens de cortezia o recebeo. A cea durou das feis até às doze da noite com todas as ceremonias de Alemanha, usadas aos grandes Principes. Comerao com o Senhor D. Duarte além do Governador, o General da Artilharia, e hum Sargento môr del Rey de Suecia, que forao prisioneiros na ultima batalha: deteve-se tambem até o outro dia o Senhor D. Duarte, em que o divertirao com bailes, e hum magnifico jantar. Era o Castello forte, e tinha oitenta e tres peças de artilharia a

lharia, e por isso quando os Hespanhoes o ganharao, foy grande o despojo de joyas, e dinheiro, que nelle se haviao posto por mais seguro. Despedio-se do Governador, que lhe deu huma guarda de Soldados, e ao fahir o falvou com dez peças, e o foy acompanhando meya legoa da Fortaleza, e lhe fez presente de hum cavallo de Moravia muito bom. Passou a dormir à Cidade de Lintzgow do Ducado de Baviera sobre o Danubio: o Governador, que era Milanez, Cavalleiro de Malta, que estava avisado da vinda do Senhor D. Duarte, tinha à porta da Cidade hum criado esperando, pelo qual lhe pedio fosse servido apearse em sua casa, o que fez, e o tratou com magnificencia, de sorte, que sendo o dia de peixe, o servio com trinta pratos com toda a delicadeza.

Entrou na Cidade de Neuoburg, Corte do Duque, a que dá o titulo, esteve na Casa dos Padres da Companhia, onde o Provincial o acompanhou sempre, e o divertio com boa Musica. Embarcou para Ingolstadt, Cidade do Duque de Baviera, tao sorte, que depois de a ter sitiada ElRey de Suecia, vio, que era impossivel ganhalla, e sobre ella lhe matarao o cavallo, e por causa da peste nao entrou em hum pequeno Lugar donde se terminava a jornada, e soy preciso dormir na barca, sem cama, nem commodo algum, nem no outro dia melhorou de cama, sendo o frio intoleravel. Passou a Ratisbona, que ElRey de Hungria havia ganha-

ganhado por concerto, depois de nella ter perdido nove mil homens. Daqui foy a Passau, chegou a Lintz, donde despachou hum criado com as Cartas, que trazia delRey de Hungria para o Emperador, e Rainha, que estavao fóra de Viena por causa da peste; e finalmente entrou em Viena a 7 de Dezembro, tendo em todo o tempo logrado huma boa disposição, sem que sentisse os descommodos do caminho, como quem se preparava para os duros trabalhos da Campanha. Aqui logrou attenções particulares do Emperador, e da Empera- Prova dito num. triz, como elle refere em huma Carta ao Duque 270. seu irmao, que vimos da sua propria letra, e se conserva na Livraria manuscripta do Duque de Cadaval, na qual refere, que o Emperador lhe perguntara por elle, e que se agradara tanto da sua pessoa, que lhe dissera ser necessario muita sé para crer, que elle era Portuguez, e nao Alemao, e a satisfação, que o Emperador mostrou do Infante lhe fallar na lingua Toscana, e a pratica, com que o intertivera, dandolhe conta das suas caçadas com muita familiaridade; o que elle refere com individuação por ser do genio, e gosto do Duque, de sorte, que soy divertimento nelle dominante a todos os mais, excepto a Musica. Assim soy o Infante attendido de toda a Augusta Casa de Austria, e na mesma fórma de toda a Corte pela sua pessoa, e depois o seu admiravel genio o sez mais estimado; porque sobre a assabilidade natural, era bem Tom.VI. FIF inf.

instruido nas bellas letras, e artes liberaes, soube com perseição a lingua Latina, sallou a Franceza com propriedade, e tao polida, como delicadamente, e na mesma sórma a Italiana, a Hespanhola tão bem como a materna; depois applicado à Tudesca, se não contentou com a entender, pelo que se sez ainda mais grato aos nacionaes: e assim gozou a eloquencia de seis linguas, e todas fallava, e es-

crevia com desembaraço.

Foy ornado de virtudes naturaes, e adquiridas, porque sendo na disciplina militar rigido, favorecia aos Soldados, querendo a equidade para que nao excedessem com desordens nas marchas, e quarteis, affligindo os Paisanos, com quem se havia com tanta piedade, que algumas vezes os aliviava das ordinarias contribuições; e do que necessitava para fua casa, e familia, pagava por seu justo preço; era liberal com os necessitados, e em tudo magnifico. Nao lhe servirao nunca de embaraço as mayores occupações, nem o tempo mais vivo da guerra, para que entre o estrondo das armas na Campanha deixasse de ouvir Missa, rezar o Officio Divino, e cumprir com outras devoções quotidianas, para que achava no dia tempo, ainda naquelles mais occupados pelas largas marchas. Estes Catholicos procedimentos, juntos com o seu valor, e singulares partes, o sizerao recommendavel ao Emperador, estimado dos Principes, e amado geralmente da mais gente de diversas Nações. Achou-

Achou-se em diversas occasioens, na tomada da Praça de Arulao na Pomerania, e na de Caminis na Saxonia, e na de Saverne; teve grande parte na batalha de Bistoch, e nas occasioens de mayor importancia do Imperio, entao opprimido das armas, e fortuna de Gustavo Adolfo, Rey de Suecia, que ainda que inselizmente morto, triunsavao as suas Port. Restaur. tom. 1. armas mandadas pelo Duque de Veymar, tendo liv. 3. pag. 186. occupado a mayor parte do Imperio, que recuperou o Conde Mathias Galeazo, sendo o Author mais digno, e o Infante Dom Duarte o executor mais valeroso de suas ordens, no espaço de quasi oito annos, em que mostrou grande capacidade, e talento para a guerra, e occupou os póstos de General de Batalha com o Regimento da Banda Negra, e o de General da Artilharia, cujas preeminencias são nas Ordenanças Militares do Imperio as de mayor estimação. Dos successos desta guerra escreveo o Infante huma Relação, em estylo tao sublime, e proprio, pelos termos militares, que diz della o Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes, (tao discreto, como valeroso, cujo prudente juizo he hum verdadeiro testemunho do credito daquella Obra, para ser estimada de quem a nao vio) que aquelle papel nao so pode competir, mas exceder a tudo quanto tem escrito as pennas melhor aparadas. A falta deste papel suppriremos com a parte de huma Carta de 3 de Setembro de 1635, em que dá conta desta Campanha ao Du-Tom. VI. Ffifii

Politicas, &c. pag. 12.

que seu irmao, que depois foy Rey; a qual refere Marinho', Exclamaç. o Capitao Luiz Marinho de Azevedo no Livro, que imprimio no anno de 1645, intitulado: Exclamaciones Politicas, Juridicas, y Morales, vc. em que representa ao Papa, Reys, Principes, e Republicas do Mundo, o injusto procedimento, que se teve com a pessoa do Infante, e diz assim: "Junto à Cidade de Vorms estivemos alojados al-"guns dias, nos quaes se vierao sempre chegando , os inimigos. Dia de S. Bartholomeu tornarao " atraz, e passarao o Rin por Moguncia aos 27, e " chegando esta nova mandou o General Galeazo, , que no mesmo dia à meya noite marchasse todo " o Exercito, e tornasse a passar o Rin, como se " fez em pouco mais de vinte e quatro horas, em ,, que eu sempre acompanhey o General. Estive-"mos sein comer todo este tempo, até que hum "Coronel soccorreo ao General, de que todos , participámos. Marchámos os dous dias seguin-, tes de 29 e 30, em que fizemos alto: os inimi-"gos vierao marchando junto ao rio Meno. No , primeiro de Setembro tornámos a marchar em "fórma de batalha com a Cavallaria diante, e ar-, tilharia de huma, e outra parte. Alojámos nesta " Campanha defronte da Cidade de Openheim, " que está da outra parte do Rin, e he Cidade " pequena, mas tem huma Cidadella boa. A' mao , direita está a Cidade de Darmstadt, cujo Lans-" grave he nosso amigo; aqui parámos, e os ini-" migos

" migos fizerao o mesmo; lançando huma ponte " sobre o Meno, como V. Excellencia verá nesse ,, papel. Em ambos os Campos ha fome, ainda que " até agora se acha algum pao. A peste nos Lu-" gares he grande, e já me entrou em casa, levan-, dome brevemente huma lavandeira, e ao Princi-" pe de Polonia quatro criados em huma noite. Eu ,, o fuy visitar, e elle me veyo esperar sóra do quar-"to, onde estava, dandome a mao direita, e as por-" tas; e na sua Camera me deu a cadeira, que esta-, va na alcatifa arrimada à parede, pondo a sua de " fóra. Depois me acompanhou até huma varan-, da junto à escada. Depois de chegarmos a este , quartel, me veyo a visitar, falloume por Excel-"lencia, e eu a elle por Alteza, ainda que nao " era necessario dizer isto.

"Escreva V. Excellencia ao Emperador o pa-"rabem do casamento da filha a Archiduqueza Ma-"rianna com o Duque de Baviera, e quando no-"mear o Duque diga: Serenissimus Elector Bavie-"ræ.

"Tanto que cheguey ao Exercito, me man-"dou Galeazo dar dezaseis mosqueteiros, que "me sazem guarda de dia, como se saz a todos "os grandes Principes em quanto nao tem posto. " Nao encontrámos nunca esta Carta inteira, mas nesta parte se vê a propriedade, com que discorria; se por ventura nao he esta a mesma Relação, de que acima sizemos memoria.

Com esta occasiao escreveo o Emperador Fernando II. a ElRey D. Joao IV. ainda entao Duque, a seguinte Carta. "Ferdinandus Secundus Di-, vina favente clementia, electus Romanorum Im-, perator semper Augustus. Illustrissime consan-"guinee, Princeps charissime. Litteras dilectionis ", vestræ, quibus Principem Eduardum seatrem ", tuum nobis commendas, non potuimus nunquam ,, libentissime videre gratiam hanc illæ cum ex se " (quippe omni humanitatis officio erga nos refer-"tæ) tum personam etiam d. fratris dilectionis ve-"ftræ, qui eas nobis tradidit, habuere. Etsi ergo , idem Princeps Eduardus in posterum, tum pro-" prio merito generis, & præclarum virtutum sua-"rum nobis, ut qui in paucis commendatus, tum "eo etiam charior, qui id dilectio vestra tam ossi-" ciosè desiderat, cui in omnes occasiones gratisi-, cari, optatissimus nobis erit. Datum in Civita-"te nostra Viennæ die 18 mensis Maii ann. Dñi ,, 1635. regnorum nostrorum Romani 16. Hunga-"rici 17. Boemici vero 18. Ejusdem dilectionis ve-, stræ benevolus. Ferdinandus. No sobrescrito dizia: " Illustrissimo sincerè nobis dilecto Joanni "Duci Brigantino, amico consanguineo nostro cha-, rissimo. Continuava no serviço do Emperador o Infante tao attendido, como merecia a sua pessoa, que cada dia se fazia mais grata pelos exercicios das suas virtudes. Determinou passar a Portugal fobre algumas dependencias, sendo as mais principaes

cipaes a satisfação, e gosto de ver a seu itmão o Duque, que muito o desejava ver; e sazendo presente ao Emperador, que já era Fernando III. o desejo de passar a Portugal, lhe respondeo com a

feguinte Carta, e no sobrescrito dizia:

" Illustrissimo sincerè nobis dilecto consangui-"neo nostro Dño Eduardo de Portugal supremo "nostro excubiarum Præsecto, ac Collonello. E a Carta: ,, Illustrissime consanguinee dilecte. Per-, charum mihi fuit ex litteris fuis intelligere quod , ultro operam suam, & virtutem militarem in ser-", vitiis meis Imperialibus, Serenissimique Regis "Hispaniarum, & totius Augustissimæ domus im-" pendere satagat : quam cum hactenus semper in ,, condigna, ac benemerita æstimatione habuerim: "fic est quod eandem, & posthac mihi gratam , fore nemo dubitare debeat; ac proinde ut per-, actis fuis negotiis domi, opportuno adhuc tem-" pore ad castra mea Imperialia reverti possit, ro-" gatam veniam trium mensium, eidem libenter " concedo, ac soliti mei affectus, gratiæque Impe-, rialis simul securam volo. Dabantur in Regia " mea Civitate Pesoniensi die 14 Martii anno 1638. "Ferdinandus.

Concedida a licença, retardou o Infante a jornada, porque, fegundo algumas memorias, quando chegou a Portugal foy já no mez de Outubro do dito anno. Não a quiz fazer por terra por não passar por Hespanha, tomou a posta até Hollan-

da, onde fretou hum navio, em que embarcou; e chegando à altura da barra de Lisboa encontrou dous navios de Mouros, que dando vista do do Infante, o investirao. Deu este as ordens, e a dispolição para a peleija, fazendo preparar a sua não, a qual fez huma tao vigorosa desensa, que os Mouros desconfiados da constancia, se retirarao tao destroçados, que nao quizerao profiar com a fortuna. Francisco de Mello, Fidalgo natural de Evora, se houve nesta occasiao com tanto valor, como acordo, executando tudo o que o Infante lhe ordenava. Da sua familia ficarao alguns mortos, e outros feridos, hum Copeiro perdeo huma perna estando fallando com o Infante, o qual pela disposição da peleja conseguio a felicidade do bom successo. Entrando o navio em Lisboa, desembarcou o Infante, e passou à Aldea-Gallega no mesmo dia, e seguio a jornada a Villa-Viçosa em huma liteira acompanhado dos seus criados: entrou naquella Villa já muy adiantada a noite, a tempo, que as portas do Paço estavaő fechadas, e fazendo bater rijamente, acodio aquella parte hum homem preto chamado Nicolao de Bragança, que o Infante conheceo pela voz entre a de outros moços, que enfadados, reprehendiao o modo, com que se batia nas portas do Paço: o Infante o chamou pelo seu nome, dizendolhe, que se nao enfandasse, e abrisse, e já conhecido, começarao com alvoroço a applaudir a sua vinda com vozes tao altas, que se augmentavaõ

tavao com a chegada de outros criados, de forte, que era já tal o ruido, que foy sentido do Duque, e sabendo o motivo veyo a receber a seu irmao; e espalhando-se na Villa a noticia começarao a acodir os Fidalgos, e mais gente nobre, e principal, de sorte, que se passou quasi a noite nestes obsequios, e o Infante se recolheo depois ao seu quarto antigo, em que dantes assistira. Nao durou muito tempo a visita, e pareceo ainda mais curta ao gosto do Duque, e da Duqueza, que com attenções agradecia o ao Infante a fineza da jornada, applaudindo o bom successo das suas Campanhas. Esperava o navio no porto de Lisboa, para onde com violencia dos Duques partio o Infante: aqui se deteve alguns dias em quanto se acabou de pôr o navio prompto para fazer viagem. Affistia na Cotovia nas casas de Francisco Soares, onde D. Francisco de Faro, depois Conde de Odemira, seu genro, o aposentou: aqui foy visitado de todos os Senhores, e Grandes da Corte, e sahindo algumas poucas vezes fóra, era em hum coche cerrado; nao entrou no Paço, nem visitou a Princeza Margarida, Governadora do Reyno. Alguns dos Politicos, que já discorriao em livrar o Reyno do pezado jugo de Castella, vendo, que o Duque D. Joao se havia com indifferença nesta pratica, lhe pareceo, que poderia ser o Infante proporcionado instrumento para esta empreza; e diziao elles, que nao deviao perder as occasioens, que a fortuna Tom. VI. Gegg lhe

llie offerecia, como já em outras muy opportunas o haviao feito, nao se valendo dos meyos, que tiverao, e que o Infante era Principe da Casa de Bragança, neto dos nossos Reys, que se achava entre nós vindo de Alemanha; e quem negaria, que a Providencia o levara insensivelmente a estudar naquelles Exercitos a nossa defensa, e que com elle tinhao Reyno, Principe, Capitao, e causa, e assim agora, que nos falta? Deste modo discorriao. Porém o Infante, que se achava sem esperança, ou direito de tao grande empreza, quanto mais conheceo o animo, dos que lha infinuavao, poz mayor artificio em mostrar, que os nao entendia, e sahio logo do Reyno chamado do Emperador, com o Regimento da Banda negra, sobre o posto de General de Batalha, que lograva. A fineza, com que se empregava no serviço do Emperrdor, o obrigou a deixar os commodos da Patria para voltar para Alemanha, onde em pouco tempo experimentou na sua pessoa, o que nao podia esperar da do Emperador, como logo veremos. No dia 13 de Dezembro embarcou para seguir a sua viagem, sem embargo do tempo lhe ser contrario, por se livrar das praticas referidas, de que ao depois fem culpa lhe fizerao cargo.

Chegou o Infante ao Imperio, e seguindo com ardor a guerra, no sim do anno de 1640 acabada a Campanha, no mez de Dezembro, aquartelado o Exercito, sicou o Infante alojado na Sue-

via, em hum Lugar tres legoas da Cidade de Ulma. No melmo mez, e anno succedeo em Lisboa a feliz acclamação de feu irmão o Senhor Rey D. Joao IV. e chegando esta noticia primeiro aos Ministros de Hespanha, que ao Infante, attribusofe esta culpa entaó a Francisco de Lucena, Secretario de Estado, a quem ElRey havia encarregado de avisar ao Infante, do que passava em Portugal, para que elle tomando as medidas necessarias pudesse sahir do Imperio a tempo; porém a fatalidade, que conduzio à morte este innocente Principe, fez, que se errassem todos os instrumentos da fua liberdade. Os Ministros, que ElRey Catho. lico tinha na Corte do Emperador, lhe derao conta, do que passava em Fortugal, e começarao logo a dispor a sua ruina com o Emperador, persuadindolhe, que elle nao poderia já mais fazer serviço à Coroa de Hespanha, como o de prender ao Infante. Entao se nao pode imaginar, que o Emperador violasse o direito das gentes, e da hospitalidade, e houvesse de entregar nas mãos de seus inimigos hum Principe, que nao nascera seu Vastallo, a quem sómente pela liberdade do Imperio devia por obrigação proteger. Era o primeiro motor daquelle conselho D. Francisco de Mello, Plenipotenciario del Rey Catholico ao Emperador, a quem a natureza havia honrado com o Real fangue da Casa de Bragança, revestido do seu caracter, já entao esquecido da Patria, da honra, e dos Tom. VI. Gggg ii beneCiede, Histoire de Port. tom. 7. pag. 153.

beneficios, que devia à Casa de Bragança, que soy o primeiro instrumento da sua fortuna, como referimos no Capitulo antecedente na Vida do Duque D. Theodosio II. Hum Author, que escreveo modernamente a Historia de Portugal na lingua Franceza, se enganou totalmente com a pessoa de D. Francisco de Mello; pois ignorando o seu alto nascimento, o tem por homem sem nenhuma qualidade, o que lhe succede algumas vezes na mesma Historia, nas conhecer as pessoas, de que trata.

Recebeo D. Francisco de Mello as instrucções da Corte de Madrid de procurar por todas as vias a prizao do Infante, porque se persuadia, que Ligrado este intento, se tirava a Portugal toda a defensa, por ser hum General experimentado, tao instruido na arte da guerra, como na politica, que causaria aos Hespanhoes não poucos dissabores. Deu logo à execuçao a ordem, que recebera, com tanto ardor, que parecia vingança, nao perdoando a cousa alguma, que pudesse servir para o seu effeito; e julgando qualquer dilação por perigosa, depois de já ter seito algum partido, sallou ao Emperador, dandolhe a noticia, que tivera da Corte de Madrid da alteração de Portugal, e persuadin lo-lhe o quanto convinha aos interesses da Casa de Austria a prizao do Infante; porque sendo elle as mais firmes esperanças da Casa de Bragança, desmayariao os Portuguezes vendo, que lhe

lhe faltava hum General tao perito, e hum succesfor à Coroa no caso de lhe faltar seu irmao, pelo que importava muito de toda a sorte de se assegurarem da sua pessoa. O Emperador mostrou desagrado, e sentimento da proposta, dizendo, que nao podia haver motivo, que o obrigasse a faltar à fé publica, e às leys da hospitalidade; que o Infante estava em Alemanha, e nao podia ter culpa nos successos de Portugal; e que os serviços, que havia feito ao Imperio, mereciao differente attenção, e não a de violar a immunidade, e liberdade do Imperio para o injuriar. O Archiduque Leopoldo, irmao do Emperador, a quem havia communicado esta materia, declamando com vivacidade contra a proposição de Francisco de Mello, sez hum grande Elogio ao Infante, referindo os seus grandes merecimentos, e os ferviços, que havia feito ao Imperio; ajuntando, que feria a mayor infidelidade, e a mais detestavel ingratidao tratar afsim a hum Principe tal, como o Infante, que descançava na fé publica, que elle mesmo lhe havia promettido; e protestando, que se nao consentisse na prizao, porque seria violar a immunidade do Imperio com universal abominação das gentes. Francisco de Mello, que se nao satisfazia, senao com a prizao do Infante, quiz interessar nella ao Conde de Trautmansdorff, e a alguns outros Ministros, obrigados pelas pensoens, que recebiao de Hespanha, a quem de novo combateo com consideraveis sommas de dinheiro, para serem medianeiros para conseguir a prizao do Infante. Porém aquelles, em quem a honra prevalecia ao interesse, desprezarao as offertas, que lhe sizerao, sustentando, que aquella proposta contra o Infante era tao injusta, que violava a liberdade Germanica, e as Leys do Imperio, e de huma terrivel consequencia.

Nao desmayava D. Francisco de Mello para desistir de tao detestavel negociado: e sabendo dos Ministros do Emperador, que o seu animo vacillava entre huma, e outra opiniao, cavilosamente o haviao aconselhado, consultasse este negocio com o Padre Fr. Diogo Quiroga, o qual depois de Soldado se havia seito Religioso, e que por negociações pouco decorosas ao estado, que professava, chegara a ser Confessor da Emperatriz, e Conselheiro Aulico, ao qual já Francisco de Mello havia comprado para que elle houvesse de rebater os escrupulos do Emperador. Haviao tambem prevenido a Emperatriz, a quem facilmente haviao reduzido ao seu parecer, a qual prometteo de os ajudar, e o executou com tanta industria, que depois de se mostrar ao Emperador compadecida da afflicção, que lhe causava este negocio, lhe aconselhou, que se livrasse de escrupulo, seguindo o parecer do seu Consessor, o qual ella mesmo tambem havia prevenido, e fendo chamado, lhe propoz o Emperador o embaraço, em que se achava. Quiroga, que

que segundo a Theologia Christãa, devia de aconselhar ao Emperador, corrompido do interesse, a seguio tao errada, que entre outras muitas razoens disse ao Emperador, que elle devia em consciencia fazer prender o Infante, dissimulando o seu parecer com apparentes razoens, tiradas das abominaveis maximas de Machavelo. Não se convenceo o Emperador por entao das razoens de Quiroga, prevalecendo neste Principe a razao natural. Neste tempo, que vacillava na incerteza, do que havia de fazer, fallando com consiança com hum dos antigos Officiaes da sua Casa, lhe ordenou lhe dissesse o sem instruido nos negocios, e interesses do Mundo; e he fama lhe dissera.

"Se eu nao conhecera o quanto V. Mages, tade ama a verdade, difficultosa cousa seria resolu, verme a interpor o meu parecer na duvida de des, agradar; mas o inteiro conhecimento das virtues, des, que contemplo em V. Magestade, me anima a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma de sobre de sobre de mim conma a discorrer sobre o negocio, que de mim conma de sobre de

, do Imperio; como he possivel, que haja de ser , prezo pelo mesmo Imperio, a quem elle tem sei-, to grandes serviços? Senhor, Alemanha he li-, vre, o lugar da Dieta, onde se acha actualmente, , da mesma sorte; seria duro, que o mesmo azilo " lhe fosse inutil. Allegao, que he irmao do Du-" que de Bragança usurpador do Reyno de Portu-,, gal, que pertence a Hespanha. Mas os Portu-" guezes não convem, que o Duque de Bragança " seja usurpador, senao seu legitimo Senhor, o qual " elles elevarao ao Throno, que por direito do san-,, gue lhe pertencia; e assim lie ja reconhecido pe-"los seus Embaixadores de varias Potencias da Eu-, ropa; mas ainda dado caso, que o Duque de Bra-, gança fosse rebelde à Coroa de Hespanha, que , tem seu irmao, que está em Alemanha, com o " crime, que se commetteo em Portugal? Porque , he certo, que D. Duarte ignorou totalmente es-" te negociado, porque he sem duvida, que sendo , sabedor delle, tomaria as suas medidas a tempo , para se retirar, sem receo dos seus inimigos. Mas " suppondo, que elle teve noticia deste levanta-" mento, em que póde incorrer a sua fidelidade com " o Imperio; porque os nossos negocios, e os nos-" sos interesses são totalmente differentes dos de "Hespanha? Nao tem V. Magestade mais obriga-"çaő, que defender o Imperio, e conservar a li-" herdade Germanica, e nao lhe importa defender , os Estados Estrangeiros. Ao Imperio toca susten-,, tar

, tar a fé publica, a hospitalidade, e o direito das , gentes, respeitado de todas as Nações, ainda as , que reconhecemos por mais barbaras. Ao Im-, perio toca attender à liberdade de hum Principe, , que he fiel, e tao cheyo de merecimentos, e de-, ve defender a liberdade publica contra aquelles, , que o pertendem opprimir, apoyando a virtude, , a honra, e seu verdadeiro merecimento. Se Hes-, panha se acha offendida pelo Duque de Bragan-, ça, seja ella a que tome do mesmo Duque huma , cruel vingança. Porém nós seremos em o Mun-, do todo condemnados por maltratarmos hum "Principe, que esteve tao distante de nos offender, , que antes com importantes serviços nos tem obri-"gado a sua defensa. Assim, Senhor, se V. Ma-" gestade consentir na sua prizao, offenderá aos ho-, mens com esta noticia, e deixará à posteridade , nas Historias manchada a sua reputação; e, o que , ainda he mais, que offenderá mortalmente a Deos.

Ficou o Emperador tao penetrado deste discurso, que clara, e resolutamente disse, que de nenhuma sorte consentiria na prizao do Insante; mas nao permaneceo muito nesta resolução, porque era de huma sacil impressão, e mudava com qualquer leve motivo, prevalecendo nelle sempre a ultima pratica, de sorte, que ainda a mais leve apparencia bastava para o sazer mudar de vontade; e assim os lisongeiros sabiao dominar o seu genio para o porem da parte dos seus interesses. Sem embartom.VI.

go desta declaração, os faccionarios de Hespanha nao se desanimarao para seguirem a sua empreza, em que já estavao interessados Quiroga, Confessor da Emperatriz, e o Doutor Agostinho Navarro, seu Secretario, homem de muy baixa condição, e de animo insolente, e usando de novos artisicios, vencerao o Emperador para que désse ordem para fer prezo o Infante. Encarregou-se a Dom Luiz Gonzaga, que fosse ao Quartel de Leypen, e chamasse a Ratisbona ao Infante da parte do Emperador; e no caso, que duvidasse de obedecer, o trouxesse prezo. E ao mesmo tempo os Castelhanos com maldade espalharao, que o Infante com a noticia dos successos de Portugal sogira. Puzerao talha de oito mil cruzados à sua cabeça: e persuadindo-se, de que Gonzaga nao satisfaria tao inteiramente a sua commissao, como elles queriao, perfuadirao a Picolomini, General do Exercito, que se achava na Corte, para que o mandasse segurar a Leypen; e mandando ao Coronel D. Jacintho de Vera com huma ordem, que dizia: Ordeno ao Coronel D. Jacintho de Vera, que vá ao Quartel de Leypen a prender o Principe de Bragança, e que nao o podendo conseguir, o mate, e que vivo, ou morto, me traga o seu corpo. Mas esta ordem nao teve esseito, porque o Infante, que ignorava tudo o que se ordira contra a sua liberdade, havia partido de Leypen para Ratisbona, onde se celebrava a Dieta Imperial, para tratar alguns negocios dos seus Solda-

Birago liv. 5. pag. 383. Comes da Ericeir. Historiarum Lustanarum, lib. 3. pag. 12.

Soldados. E havendo de feguir o caminho ordinario, embarcou no Danubio, casualidade, que o livrou da morte ao tempo, que por terra o buscavao, os que estavao preoccupados da ambição dos oito mil cruzados promettidos pela sua cabeça. Ainda navegava pelo Danubio, quando teve hum aviso de D. Luiz Gonzaga, em que dizia o esperasse, porque tinha huma ordem do Emperador para lhe communicar: e chegando a Donovert esperou a D. Luiz Gonzaga, sem embargo das repetidas instancias dos seus criados, a que nao deu attenção, os quaes já com alguma noticia, ainda que confusa, lhe advertiao, que se passasse a lugar seguro. Porém o Infante persuadio-se, que o Emperador nao quebraria a sé publica, e a inviolavel ley da hospitalidade na sua pessoa, porque os homens grandes, com nobre confiança, desprezao os casos indignos, porque tem por indispensaveis as obrigações de Principe: porém brevemente lhe mostrou a experiencia convencida a generosidade do seu discurso.

Esperou o Insante a Dom Luiz Gonzaga, e mostrandolhe a ordem do Emperador, obedeceo sem repugnancia. No dia seguinte, que se contavao 14 de Fevereiro, chegarao a Ratisbona, e desembarcando acharao prevenida a carroça de D. Francisco de Mello para o conduzir, na qual estava o Doutor Navarro, que havia de ir com o Infante; o qual comboyado do Preboste General, e Tom.VI.

Comes da Ericeir. Hifloriarum Lusitanarum, lib. 3. pag. 2 1 8.

da vileza dos seus Ministros, o levarao a huma estalagem, onde estava o Capitao da Guarda do Emperador com quarenta Mosqueteiros, o qual disse ao Infante, que o Emperador lhe ordenava, que sem outro aviso seu nao fahisse daquelle lugar. Este impensado caso alterou ao Infante, mais da conducção do Preboste para que olhava como pessoa indigna para semelhante ordem, do que da assistencia do Capitao da Guarda. Sentio-se justamente o Infante, e se queixou fortemente de ver tao indignamenre quebrado na sua pessoa o direito das gen-Aposentarao ao Infante no mais estreito aposento da estalagem, e na mesma noite o mudou para outro D. Luiz Gonzaga, o qual o informou da causa da sua prizao, dandolhe palavra da parte do Emperador, de que de nenhuma sorte o entregaria nas mãos dos Hespanhoes, e que elle lhe procuraria bem depressa a sua liberdade. Esta assersao da Real palavra do Emperador foy tao mal satisfeita, que o entregou nas mãos de seus inimigos, e com esta acção padeceo toda a reputação do Emperador. No mesmo dia prenderao os seus criados, e forao os seus papeis examinados pelo Doutor Navarro, e nesta indecente prizao da estalagem o tiverao oito dias, sem que nelles consentisse o Emperador o passassem ao Castello de Milao, como os Hespanhoes pertendiao; o que causou nao pequeno cuidado a D. Francisco de Mello, entendendo, que a Justiça o punha livre, para manter a liberdade

dade do Imperio, que já se via indignamente violada.

Os Deputados da Dieta de Ratisbona clamavao, representando ao Emperador com vivas razoens, que o Imperio estava reduzido a huma servidao, a liberdade perdida, as Leys injuriosamente quebradas, a fé Germanica infamada para sempre, e finalmente, que as idéas da Casa de Austria se viao perdidas por hum negocio, com o qual fe sepultava a antiga liberdade do Imperio. Os Ministros do Emperador arguiao aos de Hespanha fazendolhe memoria dos Manifestos, que haviao publicado, condemnando a Corte de França sobre a prizao do Principe Casimiro, avaliando entao aquelle procedimento pelo mais infiel; e agora em caso bem differente, erao elles mesmos os authores de huma acçao por todas as circunstancias abominavel, obrigando ao Emperador a que tirasse a liberdade a hum Principe sem culpa, que estava fervindo fiel, e valerosamente ao Imperio, escolhendo-se para este atentado huma Cidade livre, em que se celebrava a Dieta Imperial, sem mais motivo, que por satisfazer ao odio dos seus inimigos. Francisco de Sousa Coutinho, naquelle tem- Prova num. 271. po Embaixador Extraordinario às Cortes do Norte, que se achava na de Suecia, sez apresentar aos Deputados de Ratisbona hum eloquente, e bem fundado Memorial, em que mostrava os serviços, que o Infante havia feito ao Imperio, e como pelo fervir

servir deixara a Patria, e a grandeza da sua Casa, achando por satisfação a injuria, com que o tratavao, com evidente perigo da vida: o direito, com que entrara ElRey D. Joao na Coroa de Portugal, a innocencia do Infante nao fabedor de coufa alguma do que ElRey seu irmao havia obrado; e quando o soubesse (o que se negava) era injusto o procedimento, porque os Portuguezes nao erao rebeldes como publicavao os Castelhanos, mas homens justos, e prudentes, que derao à Casa de Bragança hum Reyno, que lhe pertencia por direito do sangue, porque D. Filippe II. o usurpara injusta, e violentamente contra as proprias Leys do Reyno, o que mostravao todos os Doutores, e Juriscontultos; e que os excessos, que o mesmo Rey, e seu silho D. Filippe III. e neto D. Filip. pe IV. mostrarao no seu dominio, derao bem a conhecer a sua ambiçao. E que assim o Emperador injustamente havia prezo ao Infante em hum Paiz livre, satisfazendo com esta ingratidao o elle haver generosamente por muitas vezes derramado no feu terviço o feu fangue: pelo que rogava aos Senhores da Dieta, que quizessem pôr na sua liberdade a hum Principe innocente, porque nao havia Ley Divina, ou humana, que permittisse o contrario.

Nao conseguirao effeito algum as muitas diligencias de Francisco de Sousa, nem os Memoriaes, que o Infante apresentou ao Emperador, que continhaõ

tinhao efficazes razoens, e ultimamente lhe negou a audiencia, que por muitas vezes lhe pedio. Fallarao na pessoa do Infante varios Principes, porém o Emperador a nada já dava attenção, e por se livrar de tao repetidas instancias, com que accusavao o seu injusto procedimento, mandou o Infante para a Fortaleza de Passau, entregue ao Coronel Xengue, Alemao, e ao Doutor Navarro. Embarcou no Danubio com sessenta Mosqueteiros, que o guardavao: chegou em dous dias, e achou prevenido o Palacio do Archiduque Leopoldo, de quem era a Fortaleza, com ordem de o tratarem como a sua mesma pessoa. Sentirao os Hespanhoes muito esta demonstração do Archiduque, e obtiverao do Emperador ordem em contrario; e reforcando as guardas, cerrarao as janellas com grades de ferro, e foy o Infante tratado indignamente: tirarao-lhe todos os criados Portuguezes, que deixarao em Ratisbona, para serem examinados da vida do Infante. Porém todas estas demonstrações nao ferviao mais, que de mostrar a sua innocencia, e o injusto odio dos seus inimigos.

Os Hespanhoes tomando por pretexto, que o Infante teria meyos para escapar de Passau; havendo passado cinco mezes, pedirao ao Emperador o transferisse para Grats, com o intento de o levarem a Milao, de que Grats sicava mais visinho. Aos moradores de Passau deveo o Infante as mais publicas demonstrações de commiseração. Partio no

mez de Junho, e a 7 de Julho chegou a Grats em huma carroça de Dom Francisco de Mello, onde cresceo de sorte o aperto, que chegarao a negarlhe licença para vender a sua prata, sendolhe necessa-110 valerse della para se sustentar, e usando com elle todos quantos modos de desprezos podiao inventar; de sorte, que soy o Governador asperamente reprehendido, porque se havia humanamente com o Infante; sendo Navarro o infame Ministro do odio dos Hespanhoes, a quem já o Emperador o havia inteiramente entregue, e o inventor de novas injurias para offender a este disgraçado Princi-

pe.

Chegou neste tempo à Corte de Vienna D. Manoel de Moura Corte-Real, Marquez de Castello-Rodrigo, para nella residir com o caracter de Embaixador del Rey Catholico: havia entre elle, e D. Francisco de Mello antiga opposição, porque o Conde Duque o havia preferido a elle; porém cedendo agora as proprias conveniencias em damno do Infante, reconciliados, e unidos, fomentarao a sua ruina; e para gratificar a D. Francisco de Mello o haver prezo ao Infante, se lhe deu o governo dos Edados de Flandes. Dom Manoel de Moura queren o observar as maximas de seu antecessor, poz toda a diligencia no mao trato do Infante; tiroulbe todos os criados Portuguezes, que lhe haviao deixado. Impedirao-lhe todo o commercio das Cartas dos feus amigos, obviandolhe, que o pudef-

pudessem soccorrer com dinheiro, e chegando à mayor violencia lhe prohibirao, que se confessasse com hum Padre da Companhia Alemao, em que achava alivio espiritual, e lhe derao hum Clerigo Hespanhol, sendo este golpe, entre tantos, o mais sensivel, que experimentou a valerosa constancia deste Principe em todo o tempo da sua trabalhosa prizao. Refere-se, que hum Official Hespanhol, que servia no Regimento do Infante, dando esta noticia a hum Religioso Carmelita Portuguez, condemnou este iniquo procedimento em hum Sermao, que prégara diante do Emperador; de que iendo informado o Marquez de Castello-Rodrigo, fez prender o Official, e poucos dias depois o acharao morto na sua cama com huma ferida na garganta, por onde se veyo a entender fora por ordem do Marquez.

Chegarao as violencias a tal excesso, que o Infante se determinou a escrever ao Emperador a Carta seguinte. "Muitas vezes tenho manisestado a "V. Magestade Cesarea, a grande injustiça, e aggravo, que se me saz, quando eu por haver deimado a Patria, e a commodidade da minha casa, e havendo servido oito annos a Vossa Magestade, com tanta satisfação, como sabe todo o Mundo, esperava receber grandes savores. Agora entendo, que o Marquez de Castello-Rodrigo, continuando o mesmo, que já havia intentado Franços de Mello, procura conduzirme a Milao, Tom.VI.

" para que eu sirva de zombaria, e sacrificio ao " odio, e indignação deste, e outros Ministros: po-"rém espero da grandeza de V. Magestade, que , nao queira romper em mim as Leys da Justiça, e " aquelle direito, no qual me constituirao a hospi-, talidade, e fé publica, inviolavel entre as mais "barbaras nações. Pelo que espero, que V. Ma-" gestade terá consideração à minha justiça, e in-"nocencia, deixando huma, e outra nas suas Im-" periaes mãos até que V. Magestade me franquee ,, o direito das gentes com a mesma liberdade do "Imperio, nao permittindo, que se execute em " mim novidade, que sirva de exemplo tao preju-, dicial à fé publica. Representando juntamente " a V. Magestade o grande amor, trabalho, e des-"peza, com que tenho servido a V. Magestade, " expondo a vida a muitos perigos, como agora "fizera com o mesmo animo, e fidelidade, se V. "Magestade mo permittira. Guarde Deos a Im-, perial pessoa de Vossa Magestade Cesarea. De , Grats 16 de Março de 1642. 

D. Duarte., Mandou o Emperador responder ao Infante pelo Conde de Transmansdorff da maneira seguinte. "Dei a Sua Magestade Cesarea a Carta de V. Ex-" cellencia, e lhe referi tudo o que V. Excellen-" cia me escreveo em 16 do passado; Sua Mages-,, tade Cesarea me respondeo muito benignamente, "declarando nao querer aggravar a V. Excellencia ", na sua afflicçao, mas aliviallo muito depressa, e 2, em

" em sendo tempo fazerlhe todo o savor: o que se " me offerece reserir a V. Excellencia beijandolhe

" as mãos. Viena 5 de Abril de 1642.

O Marquez de Castello-Rodrigo, verdadeiro successor de D. Francisco de Mello, que já havia passado para o governo dos Paizes Baixos, sicou entregue da negociação de passar o Infante a Italia aos Dominios del Rey Catholico, para que sem outra dependencia se pudesse na sua pessoa, sem contradição, executar os mayores estragos da injustiça; e vendo, que nao erao bastantes os meyos da politica para lhe entregarem o Infante, considerou a sua diligencia outros mais efficazes. Offereceo ao Emperador quarenta mil Risdaldes, que correspondiao à quantia de quarenta mil cruzados da nossa moeda, trinta de contado, e dez em letras de Cambio, para lhe permittir, que passasse o Infante a Italia. E foy bastante esta nao grande somma de dinheiro para ganhar o Emperador, que vencido da ambição se resolveo a vender a liberdade do Imperio, as leys da hospitalidade, a immunidade dos Principes livres, a palavra dada, e ratificada muitas vezes em muitas promessas, e ultimamente a sua propria reputação, em receber o dinheiro, e entregar o Infante nas mãos do Marquez de Castello-Rodrigo. Entregue o Infante ao arbitrio deste Ministro, vacillou em qual seria a parte, que lhe destinaria para eterna prizao; e se resolveo no intento já meditado de passar o Infante Tom.VI. Iiii ii 20

ao Castello de Milao, Praça forte para a segurança, e do dominio del Rey Catholico. Era Navarro o executor perverso desta ordem: e supposto, que com todo o segredo se prevenio para executalla, nao foy de sorte, que nao chegasse primeiro à noticia do Infante, que dissimuladamente lhe perguntou, se era certo hum discurso, que havia seito, de que o levavao ao Castello de Milao; Navarro lhe affirmou com solemne juramento, que nao tinha tal ordem. Porém em pouco deu a conhecer a perversidade do seu animo, e qual era a sua Religiao, porque elle mesmo entrou a intimar a ordem ao Infante com grande numero de Soldados, o qual sem a menor alteração lhe disse: Seja Deos louvado: Exierunt cum gladiis, o' fusibus tanquam ad latronem. E metido em huma liteira, foy entregue ao Barao Stumberg, Commissario Imperial, que o tratou na jornada com todo o respeito, que falcava à tyrannia de Navarro. Antes de partir de Grats escreveo a hum Ministro huma eloquentissima Carta, na qual se sentia da injustiça, que com elle se praticava, e da indignidade, com que era tratado, e como aleivosamente o entregarao nas mãos de seus inimigos, ponderando Christãa, e politicamente todo o successo.

Chegou o Infante aos confins do Tirol, e a 19 de Agosto a Valtelina, onde o esperava hum Sargento môr, mandado pelo Governador de Milao, com duzentos e cincoenta Soldados, a quem

o entregou o Commissario Imperial, o qual despedindo-se do Infante lhe disse: Dizey ao Emperador, Birago, Hist. del Reg. que mayor pena me dá haver servido a hum Principe di Portogallo, liv. 5. tyranno, que verme prezo, vendido, e entregue nas Amsterdão em 1647. mãos de meus inimigos; mas que Deos ha de permit- Comes da Ericeir. Hitir, que haja alguma hora quem faça o mesmo com lib.3. pag.225. seus filhos, que não nascerão mais privilegiados, que eu; pois a Casa Real de Portugal, de que descendo, nao cede em sangue à Casa de Austria : e que se lembre por mortificação sua, como a mim me succede para meu alivio, de que as Historias hab de fallar nelle, e em mim. Estas palavras serao hum eterno monumento de gloria do Infante, e do injusto procedimento do Emperador. Continuou a jornada, e teve intelligencia para ver as ordens, que levavao os que o conduzirao, as quaes erao firmadas pelo Emperador, e diziao: Que em caso de encontrarem algum poder, que pertendesse livrar o Infante, o matassem primeiro, tratando a vida de hum Principe innocente, e livre, como se fora algum Vassallo seu, reo do crime de lesa Magestade. Esta ordem pudera pôr em perigo a vida do Infante, a nao se desvanecer o negociado, que o Marquez de Niza, Embaixador naquelle tempo em França, havia tratado com os Esguizaros, que estiverao resolutos a livrallo na passagem para o Estado de Milao: depois o mesmo Marquez intentou corromper as guardas, para o que havia recebido delRey remessas consideraveis. Do caminho escreveo o Infante:

Prova num. 272. fante huma Carta a hum Ministro do Emperador em reposta de huma, que lhe havia escrito, com tal constancia, que igualmente brilha nella a eloquencia, e erudição, e tambem a Religião Christãa, e a magnanimidade do Real sangue, de que se animava, digna de se perpetuar nos bronzes, e se póde ver nas Provas. Foy levado ao Castello da Cidade de Milao, e aposentado na Torre da Roqueta, destinada para os delictos mais atrozes, e para a

gente de mais baixo nascimento.

Augmentou-se a crueldade, porque nao se satisfazendo com a rigorofa prizao, lhe apresentarao huma grossa cadea para que escolhesse o modo, com que queria ser ligado, se pelos braços, se pelos pés: desta cortez tyrannia, escolheo lha lançassem ao braço, e era tao dilatada, que principiando na casa, em que estava, se estendia até onde tinha as sentinellas à vista. Esta generosa constancia do Infante censura Navarro por vaidade em huma Carta, em que dá conta a Dom Francisco de Mello do estado, em que a sua crueldade havia posto ao Infante: e parecendo, que a tao miseravel estado se nao podia accrescentar a afflicção a hum Principe; porém a tyrannia de Navarro achou modo de fazer ainda mayor o tormento, e mais lassimada a sua memoria, porque o privou de todos os criados Portuguezes, que o ferviao, e com que podia na sua compaixao ter algum alivio; prenderaő-nos, e os puzeraő a tormento, sem ou-

tro indicio, do que a crueldade; impedirao-lhe a correspondencia de alguns amigos, que lhe affittiao com Cartas, já que nao podiao com as pessoas: embaraçarao-lhe as affiftencias de dinheiro, com que alguns homens de negocio procurarao foccorrello; privarao-no dos livros, em que podia deter a imaginação para se não lembrar de tão iniquo procedimento. Finalmente tirada a mascara à tyrannia, começarao sem pejo a affligir o Infante por todos os caminhos; tirarao-lhe a mesa, e o Cosinheiro, e lhe nao permittiao outro sustento mais que huma porçao, que podia ser bastante para hum criado debaixa condição; despojarao-no dos proprios vestidos, dandolhe outros vîs, e indignos, por ordem de Navarro, que era o executor de toda esta maldade, como se vê da referida Carta para D. Francisco de Mello, da qual aqui lançarey algumas clausulas, e por inteiro se verá nas Provas, e diz assim: El abono de V. E. en este particular es de todos cono- Prova num. 273. cido, como de quien es, como lo mas, que V. E. advertiò, pues como de Oraculo se figue, y puntualmente se executa. De las ordenes de V. E. ni falcara un punto el Marques, ansi lo tengo entendido se estrecho como V. E. ordena la reculsion de Don Duarte de Bragança, el qual yase (verdaderamente yase) a buen recado, y sus vanas fantahas mas humilladas, que su presuncion ja mas penso. Le dimos Confessor Español quintandole el suyo, bien que lo rehulo, c. e mais adiante: Por muchas resones me pa-

rece bueno el pensamiento de impedir, que Don Duarte vaya a Portugal mostrar su valor, y llevar a su hermano la fesicidad con que mando las armas en estes Payses, siendo agora tan facil (por las inteligencias deste Reyno) la extincion de las esperanças de successores desta familia, supuesto (como V. E. dize ) haver en los Fidalgos Portugueses la sobervià de no ceder uno a otro, teniendose cada uno por hijo del Sol, v.c. e logo adiante diz: Suponga V. E. Cartuno D. Duarte, ni se canse en recomendarlo, que está a un mas recoleto; la cadena se le ofreció para la noche echada por la ventana de la guarda secreta, a la mano, o al pie, a su elecion; escogio la mano; todo en el son desvanecimientos. Los vestidos se le quitaron, pero no de tal modo, que tenga frio, porque de resto le dexamos dos, quitandole tambien la superfluidad de la mas ropa, y colgaduras, porque se se desegañe, que es un pobre prisionero, y no Infante como el pien/a. El Cosinero a su pezar le fue quitado, porque para la vaca, que le está ordena. da, menos destreza basta, y esta se halla en otro qualquiera, que lo hará al guño de otros bien, quando no sea al suyo. Não he necessario reflectir sobre o contheudo desta Carta, que nao necessita de commento para lastimar, vendo a iniquidade daquelles Ministros, da qual escandaliza ainda mais a persidia de D. Francisco de Mello, que soy o author desta machina, sacrificando o Infante por victima dos seus interesses; podendo os seus merecimentos levallo

levallo ao governo de Flandes, sem que este lugar, de que o sazia digno a sua pessoa, e serviços, sosse abominavel premio de tao detestavel serviço, que eternamente injuriará a sua reputação na tra-

diçao, e na Historia.

Publicado em Vienna o iniquo tratado da venda do Infante, hum Padre da Companhia de Jesu levado do zelo do serviço de Deos, e da observancia da justiça, protestou diante do Emperador o abominavel escandalo deste procedimento, no qual nao só se offendia gravemente a Deos, e aos homens, mas evidentemente mostrou o pernicioso exemplo, que deixava o Emperador à posteridade contra a liberdade Germanica. Os Ministros de Hespanha se lhe oppuzerao, e a outros Varoens Apostolicos, que detestavao sem rebuço, hum tao iniquo contrato; e ainda que a verdade convencia, prevaleceo huma das mais crueis tyrannias, que se vio no grande theatro do Mundo. Alguns Principes de Alemanha se interessarao contra huma causa tao injusta, porém toda a sua diligencia foy inutil, nem a sua justa compaixao teve esfeito, porque reynava a ambição, e a soberba dos Hespanhoes, que haviao corrompido com vil interesse a justiça. Finalmente entregue nas mãos de seus inimigos, nao perdoarao a genero algum de martyrio em quanto durou a prizao do Infante, que forao mais de oito annos, porque esteve prezo dezoito mezes em Ratisbona, Pasau, e Grats, Tom. VI. Kkkk

sendo prezo em Ratisbona a 4 de Fevereiro de 1641, e a 6 de Agosto de 1642 estando já de caminho para Milao, onde esteve sete annos, até

que acabou a vida.

Em todo o discurso deste tempo buscou El-Rey seu irmao os meyos da sua liberdade com tao efficazes diligencias, que entendendo, que os Hefpanhoes queriao foltallo por quatrocentos mil cruzados, os mandou pôr em Italia; e nao tendo effeito esta negociação, forao depois applicados a diversos empregos. O que tambem escreveo Wicquefort, referindo, que no anno de 1647 hum Frade Dominico, que havia encuberto o seu proprio nome com o de Francisco Taquet, tinha commissao para dispender quinhentos mil escudos, se conseguisse a sua liberdade, o que nao teve esseito; porque o Marquez de Fuentes, Embaixador del-Rey Catholico, tendo noticia do negociado do Frade, o sez observar de sorte, que lhe fruitrou toda a diligencia, do que este se sentio tanto, que determinou fazer que se acabasse com a sua pessoa, de que o livrou o Presidente Gremonville, Embaixador del Rey Christianissimo: e sem embargo de seu Amo seguir os interesses de Portugal, avisou ao Embaixador de Castella, com quem se nao corria, o que este Author refere para mostrar, que os negocios nao embaração a obrigação de obrar bem. Forao diversos os Manifestos, que se espalharao por Europa, mostrando a innocencia do Infante, e a injusti.

Wicquefort, L' Ambassadur & ses Fontions, liv. 1. pag. 304. Impress. em Colonia, 1690.

injustiça do procedimento, que com elle tivera o Emperador; e ainda no caso do Infante ser sabedor da acclamação de seu irmão, por nenhuma Ley pertencia ao Emperador aquella demonstração, como elegante, e doutamente mostrou o Doutor An- Prova num. 274. tonio de Sousa Tavares, do Conselho del Rey D. Joao IV. e seu Desembargador do Paço, Commendador na Ordem de Christo, no Manisesto, que entaő imprimio; e com igual efficacia, que erudição, o doutissimo Antonio de Sousa de Mace- Prova num. 275. do em outro, que imprimio no anno de 1643. Car. Prova num. 276. los Gallarato, Marquez Cerrano, publicou huma douta, e bem fundada Allegação de Direito em defensa do Infante, em que mostra a violencia, e o defeito do poder para o prenderem, e processarem, e se imprimio em Milao no anno de 1648, e ou-Prova num. 277. tros papeis bem fundados; porém nada obrou con. Prova num. 278. tra a infelicidade deste amavel Principe.

Todo o tempo, que durou a prizao, se communicou o Insante com ElRey seu irmao por industria de hum Clerigo chamado Dom Francisco Portis, que costumava dizerlhe Missa. O modo como se conseguia esta correspondencia, era no tempo, em que o Insante ouvia Missa. Punha debaixo da alcatisa, que estava ao pé do Altar, os papeis, que escrevia, sem poder ser visto das sentinellas; e no mesmo lugar achava as repostas, para o que havia conseguido o Clerigo, (usando do pretexto da decencia) que nenhuma outra pessoa, se

Tom.VI. Kkkk ii nao

taur. liv. 3. pag. 197.

nao elle, concertasse o Altar, e adereçasse a Ca-Ericeira, Portug. Ref- pella. O Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes refere, que na Secretaria de Estado se conservao do Infante diversos papeis de grande erudição, e muy importantes documentos politicos, de que ElRey Dom Joao IV. se valeo em diversas occaficens. Tinha ElRey seu irmao nomeado por Enviado a ElRey Carlos I. de Inglaterra ao Desembargador Antonio da Sylva e Sousa, que depois foy Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, e lhe mudou a commissao para Suecia, mandando-o com o mesmo caracter à Rainha Christina, encarregado de grandes negocios, de que o principal era a liberdade do Infante: o que penetrado do Embaixador de Castella, pertendeo embaraçallo, e asfaltou a sua casa na testa de cincoenta homens, a que Antonio da Sylva se oppoz só com dezoito, e ainda assim lhe matou dous dos seus contrarios, e ferio outros; o que lhe adquirio tanta estimação da Rainha, que lhe pedio lhe mostrasse a sua rodella, muito destroçada do combate: esta Princeza escreveo o successo a ElRey Dom Joao. Porém nenhuma das negociações, que se fizerao, puderao ter effeito; e o Infante faleceo a 3 de Setembro de 1649, acabando constante, e Christaamente, contando de idade quarenta e quatro annos, cinco mezes, e quatro dias. Alguns Authores se equivocarao com o tempo da sua morte, pondo-a em 13 de Agosto do anno antecedente; o que não póde ser,

fe.

se se reflectir nos documentos, que vao nas Pro- Prova num. 279. vas. Nao chegou o Infante a ter noticia da conclusao do Tratado, que entre elle, e Luiz XIV. se celebrou em Pariz a 2 de Setembro do anno de 1649, o qual em seu nome com os poderes, que tinha, ajustou Christovao Soares de Abreu, Residente del Rey seu irmao naquella Corte, como Commissario deputado para este negocio; e da parte de França o Conde Brienne, Conselheiro del-Rey, e Commendador das suas Ordens, e Secretario de Estado; no qual se obrigava ElRey de França a nao fazer a paz com os Hespanhoes, sem que no Tratado, que della fizesse, se expressasse em hum artigo, que o Infante D. Duarte seria posto na sua liberdade hum mez depois, que o Tratado da Paz fosse ratissicado. Obrigando-se o Infante a dar hum soccorro de navios armados em guerra a Sua Magestade Christianissima para delles fe servir contra os seus inimigos, ou de lhe dar o valor delles à sua ordem, na somma de sessenta mil livras Turonesas em sessenta mil patacas de Hespanha de pezo, que seriao entregues na Cidade de Leao, ou na de Leorne, à escolha de Sua Magestade Christianissima, a saber: parte de contado em letra paga à vista, e o resto pago na mesma sórma em o fim do mez de Novembro proximo; mas atalhou a morte a execução deste Tratado, de que nos deu noticia a Collecção delles, que se imprimio em Amstardao no anno de 1700.

Foy

Foy o Infante D. Duarte de estatura grande, mas bem proporcionada, de gentil presença, branco, e rosado, o cabello louro, os olhos rasgados, e alegres, de disposição tão proporcionada, e talhe do corpo tao bisarro, que levava a attenção de todos os que o viao. O Emperador Fernando II. quando a primeira vez chegou à sua presença disse, que só pela pessoa era digno de hum Imperio. Teve condição affavel, o animo generoso, de sorte, que foy chamado Pay dos Soldados, porque a todos favorecia dentro nos termos da razao; assim nao houve em toda a Alemanha pessoa, que lhe manifestasse a sua necessidade, que deixasse de ficar remediada; nem quem estando no seu poder deixasse de cobrar a liberdade perdida: o seu valor, e talento lhe conseguirao glorioso nome, como se vio na Cidade de Amelan na Pomerania, que à sua custa experimentou os damnos, que do Principe de Florença nao temeo, e que o Infante tanto lhe fez sentir, tomando os Fortes, e reductos, com tanta actividade, e perigo tao evidente, que lhe mataraő o cavallo, em que peleijava, de que foy testemunha o General Galeazo. Nao só nesta, mas em muitas occasioens executou milagres de valor, e de prudencia tao conhecida, que os moradores da Cidade de Cáminis na Saxonia, nao querendo experimentar os golpes do seu braço, lhe entregarao os Magistrados as chaves, implorando a sua protecção. Estas, e outras virtudes, de que foy dota-

dotado, o fizerao amavel de todos os que o tratarao. A' Corte de Madrid foy agradavel a noticia da sua morte, nao a tendo por de menor consequencia para as suas idéas, do que a do grande Gustavo Adolfo, Rey de Suecia, porque lhe nao causava menos ciumes hum irmao de hum Rey, ainda que prezo, do que hum Rey livre, e triunfante. Aos seus se sez insoportavel esta disgraça, fazendo huma saudade eterna a sua memoria, pois passando dos pays aos filhos a compaixao, não ha de mister mais Historia, que a tradição, referindo. se com horror este iniquo procedimento, com que a ingratidao pode fazer disgraçado a hum Principe perfeito, como foy o Infante, digno por certo de differente fortuna. Chegou a Portugal a noticia da morte do Infante, causando huma consternação geral: foy grande o sentimento del Rey, e iguaes as demonstrações, no pezado luto da sua pessoa, familia, e Corte. Mandarao-se logo avisos aos Tribunaes para regularem os lutos pelo excesso do seu pezar; dispedirao-se ordens a todas as Provincias, para que os Generaes mandassem fazer demonstra. Prova num. 280. ções de tristeza pela morte do Infante. Esta ordem passou a todas as Fronteiras, e era ElRey tao attento às commodidades dos Soldados, que mandou de Lisboa repartir por todos os Officiaes os lutos, de que se vestirao. Fizerao-se Exequias em Lisboa, e em todos os Lugares principaes do Reyno, com grandes expressoens de sentimento.

## 632 Historia Genealogica

As Musas Portuguezas com tristes Epicedios lamentarao a sua saudade em engenhosas, e discretas Obras, que entao se imprimirao, e em diversas Orações sunebres, em que se conserva a sua saudosa memoria.



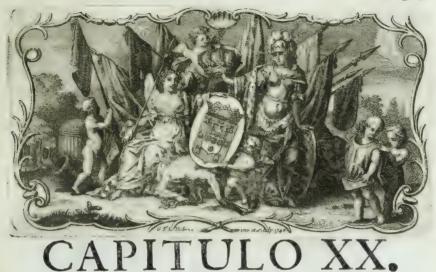

# Excellencias, e Glorias da Serenissima Casa

de Bragança.



AREMOS fim a este Livro com huma succinta narração do mesmo, que deixamos escrito nos Capitulos precedentes: reduzindo à maneira dos Geograsos o grande globo do Mundo, a huma Carta de pe-

queno ponto, para que os curiosos se instruao, formando huma idéa de qual soy a elevação da Serenissima Casa de Bragança, e o quanto excedeo a todas as mais de Europa, que não erão soberanas, competindo com muitas, que logravão esta prerogativa, na grandeza, trato, e ceremonial, porque Tom.VI.

Geograph. liv. 2. cap. 5. Botero, Relationi universali, pag. 670, impretlo em 1640 em Veneza.

em tudo foy singular a Casa de Bragança, a qual em todo o tempo pareceo Real, distinguindo se tambem nos Estados, poder, e riqueza, como com Cluverius, Introd. in admiração escreverão diversos Authores Estrangeiros, dizendo, que o Duque de Bragança em Portugal era Senhor da terceira parte do Reyno, e o mais rico Vassallo de toda Europa. Referirey as palavras de Joao Botero: Braganza se ben non ha Cathedrale, si gode però privilegio di Citta, sotto un Duca tanto potente, e rico; che per cosa monstruo. sa, che un Regno cosi piccolo, vissa, oltre il Re un Principe cosi grande, e di tanto potere. E assim brilhou nella sempre o respeito com huma tal semelhança de soberania, que attrahindo a huns, assombrava a outros, de sorte, que no decurso de mais de dous seculos, em que padeceo algumas adversidades da fortuna, conservou sempre illesa o respeito, e a mesma elevação, que a fazia superior a todas as demais.

He a Serenissima Casa de Bragança na sua origem Real, como fica escrito; logo no principio do seu estabelecimento o seu Fundador o I. Duque vio Coroado o seu sangue na Monarchia de Hespanha, e não tardou muito, que os seus successores o não vissem tambem Coroado no Throno de Portugal, recebendo depois por repetidas allianças o Real sangue dos seus mesmos Monarcas, e tambem pelo direito do fangue a successão da Coroa Portugueza, para que o Ceo a havia destinado desde o seu principio. E

E supposto, que largamente deixamos escrito o modo da origem, e estabelecimento desta Serenissima Casa na pessoa do Senhor D. Assonso, filho do vitorioso Rey Dom Joao I. de boa memoria; com tudo nos pareceo preciso quando tratamos das Excellencias, e Glorias desta grande Casa, nao omittir de todo as que pertencem à Genealogia, como primeiro objecto do nosso assumpto. Porque sao as Reaes allianças a gloria, com que se co-

roao as grandes Casas do Mundo.

Estabelecida a Casa de Bragança na pessoa do Senhor D. Affonso I. Duque, começou logo a diffundirse em diversas allianças. Foy a primeira a de sua filha a Senhora D. Isabel, que soy Infanta de Portugal, por casar com seu tio o Insante D. Joao, e deste Real consorcio nasceo a Senhora D. Isabel, Rainha de Castella, mulher del Rey D. Joao II. daquella Monarchia, cuja Real descendencia deixamos escrita no Livro III. pag. 158; e a Senhora D. Brites, mulher do Infante D. Fernando, como dissemos no mesmo Livro a pag. 469, dos quaes nasceo ElRey D. Manoel, e a Rainha D. Leonor, mulher del Rey D. Joao II. e a Senhora D. Isabel Duqueza de Bragança, mulher do Duque D. Fernando II. do nome, dos quaes foy filho, e succesfor o Duque D. Jayme, unico do nome. Desta sorte se vê o como as Casas Reaes de Portugal, e Castella, estavao em muy estreito parentesco com a de Bragança; ficandolhe a de Austria, e outras so-Tom.VI. LIII ii

beranas de Europa, pelas mesmas allianças, em igual grao, pois já entao participavao do fangue

da de Bragança.

Tambem a Senhora D. Isabel, filha do Duque D. Jayme, foy Infanta de Portugal por casar com o Infante D. Duarte, e desta Real uniao nasceo a Senhora D. Maria, Princeza de Parma, mulher do Grande Alexandre Farnese, (como se póde ver no Livro IV. Cap. XII. pag. 441) depois Duque de Parma, com tao gloriosa posteridade, como vemos nos Thronos de Hespanha, Napoles, e Sicilia. Finalmente foy a ultima alliança da Cafa de Bragança na Real Casa Portugueza a da Senhora D. Catharina, filha dos referidos Infantes, que casou com o Duque D. Joao I. do nome, de que procede a Casa Real Reynante: porque na falta do ultimo varao da linha Real Portugueza, que acabou em ElRey D. Henrique, unico do nome, que era irmao do Infante D. Duarte, sómente a Senhora D. Catharina, dos filhos, e netos del Rey D. Manoel, se achou viva ao tempo, que vagou a Coroa; precedendo por este indubitavel motivo a todos os mais oppositores à Coroa, por linha, grao, sexo, e idade, verificando-se de mais nella todas as disposições das Cortes de Lamego, estabelecidas pelos Fundadores da Monarchia.

Estas Reaes allianças distinguirao tao essencialmente a elevação da Serenissima Casa de Bragança de todas as outras, que houve neste Rey-

no, que os seus Duques forao preferidos com tanta distinção, que tiverão tratamento, e prerogativas de Infantes, e nunca menos das que são acordadas aos filhos dos Infantes, como temos por diversas vezes mostrado nos Capitulos precedentes. Pelo que os Reys attenderao sempre mais aos filhos dos Duques de Bragança, que a todos os outros Senhores do Reyno. E assim os filhos, e filhas desta Serenissima Casa, à maneira da Real, nunca ajuntarao ao nome proprio appellido algum, como se vê nos Tratados dos Casamentos, e outros Instrumentos publicos, e nas merces dos Reys, porque estes nas Cartas, e Alvarás os nomeavao sem appellido, e sómente pelo seu nome proprio, como observarão os curiosos no Tomo das Provas deste mesmo Livro. Pelo que nos he preciso dizer, que D. Luiz de Salazar de Castro padeceo engano, quando na Historia da Cusa de Lara no Capitulo XII. do Livro XVIII. disfe as palavras seguintes: En las hembras de la Casa de Bragança, y sus ramas se hallan muchas vezes los apellidos de Castro, Vilhena, y Manuel, por memoria de la sangre, que tenian destas familias. Ainda que faço estimação dos escritos deste erudito Author, não he motivo para deixar em silencio este ponto, havendo nesta Obra affirmado, que os filhos, e silhas desta Serenissima Casa nunca ajuntarao ao nome proprio appellido algum, nem posso alcançar donde Salazar tirasse esta noticia; porque os Nobiliz.

biliarios antigos de Xysto Tavares, Damiao de Goes, e D. Antonio de Lima, que elle conhecia, em nenhum se achará appellido nos filhos, e filhas dos Duques de Bragança; nos ramos sim, que erao outras Casas, e usarao dos dellas, e tambem conforme o abuso de Hespanha os tomavao por memoria dos avós, o que fazia muitas vezes embaraço, não se podendo saber qual era a filiação da sua familia, pois com differente appellido se adoptava em outra, porque estes são os que dao a conhecer nas pessoas as Casas, de que procedem: abuso, que hoje justamente se vê emendado em grande parte das familias illustres.

A Casa de Bragança sempre grande, e respeitada desde a sua origem, se exaltou na pessoa do Duque D. Jayme com prerogativa tao alta, que se fez superior a todas as de Hespanha: porque no anno de 1498 foy este mesmo Duque jurado Principe herdeiro do Reyno, e habilitado assim para succeder na Coroa a seu tio ElRey D. Manoel, quando no referido anno passou a Castella, no caso, que elle falecesse sem filhos, como neto do Infante D. Fernando seu pay: entao mudou o Duque as Armas por ordem del Rey Dom Manoel, usando das Reaes, com escudetes na fórma, que ficao estampadas, e o banco de pinchar, divisa, que sómente usava o Principe herdeiro do Reyno, e os Infantes, e usarao desde entao sempre os Duques de Bragança no tempo, que a Armaria estava

na sua observancia. Joao Rodrigues de Sá, Senhor de Sever, bem conhecido pelo seu nascimento, e erudição, de quem no Apparato siz memoria, nos Brazoens de algumas das Armas diz:

A quem fende hum labéo
De Deos Escudos Reaes
Sem outros nenhuns sinaes,
Que nao chegue de voleo
Até Quinas Divinaes.

Sobrinho de seu Senhor,
E de muito moor primor,
Do que meu primor alcança,
Senhor Duque de Bragança,
O que tomou Azamor.

O mesmo Author fallando das Armas antigas dos Duques, que sao as primeiras, que usarao, diz:

Sobre Aspa faz mostrança
As Quinas de outra feiçao,
Cruzes com ellas estao,
Armas sao dos de Bragança,
Que vem del Rey D. Joao.
Debaixo destas se entendem
Tres titulos, que decendem
De sangue tao poderoso,
Mira, Tentugal, Vimioso,
Que todos os comprehendem.

O Bispo de Malaca Dom Joao Ribeiro Gayo no Templo das honras de Portugal, que he hum Discurso das Armas, disse:

Nem em Castella, nem em França,
Ha outro mayor Senhor
De Vassallos, que o de Bragança,
De Portugal defensor,
Dos Castelhanos vingança.

Tiverao os Duques aquella excellente prerogativa (sómente attributo da Real soberania) de conferir a Nobreza; e assim na sua Casa se viao todos os fóros com moradias, à maneira da Real, com a mesma divisao. Porque passavao Alvarás dos fóros de Moços Fidalgos, e depois os accrescentamentos a Fidalgos Escudeiros, e Fidalgos Cavalleiros, que he o ultimo accrescentamento da distinção da nobreza da primeira ordem. Na segunda ordem da nobreza, que corresponde aos proprios termos com pouca variedade, começando em Escudeiro Fidalgo, passa a Moço da Camera, e este a Cavalleiro Fidalgo com moradias, e accrescentamentos determinados na Casa Real, conferiao os Duques na sua Casa na mesma fórma. De forte, que era tal a preeminencia, que as pessoas, a quem os Duques admittiao, e faziao merce do foro, ainda que fosse merce nova, que El Rey as confervava nelles, nomeando-as, e tratando-as pelos mes-

mesmos fóros, e accrescentamentos, que tinhao na Casa de Bragança, e desta passavao à Casa Real, onde erao conservadas na sua categoria, como muitas vezes succedeo.

A esta excelsa prerogativa se unia outra nao menos especiosa, que era conferir quarenta e huma Commendas na Ordem de Christo, com total independencia, e separação do Mestre da dita Ordem, o qual pelas Cartas da apresentação dos Duques, em virtude das Bullas Apostolicas, mandava lançar os habitos da dita Ordem aos nomeados Commendadores pelos Duques, os quaes tinhao poder de os privarem dellas, e conferillas a outros no caso, de que elles largassem o serviço da sua Casa injustamente; e por nao interromper o sio desta narração, adiante apontaremos os nomes, e Diocesis, em que existem as Igrejas das ditas Commendas, e juntamente o numero dos Beneficios Ecclesiasticos, que sao data da Casa, lugares de letras, e officios de justiça, e fazenda.

Porque o Estado desta Casa soy o mayor deste Reyno, o qual nunca teve Infante algum, nem outra pessoa da mesma Casa Real, assim em numero de Vassallos, como em titulos, de que o Estado da Casa se compunha, e hoje permanece na mesma sórma, com total separação da Coroa, pela resolução do Senhor Rey Dom João IV. que por huma Carta patente de 27 de Outubro de 1645, querendo, que esta Serenissima Casa se não unisse

Tom.VI. Mmmm à

à Coroa, e se conservasse separada della, com as mesmas regalias, privilegios, e isenções, com que os Reys a conservarao tao largo numero de annos; ordenou, que em nenhum tempo se unisse à Coroa: pelo que declarou a seu filho D. Theodosio Principe do Brasil, Duque de Bragança, fazendolhe doação de todo o Estado desta Casa na fórma das Doações, porque elle sendo Duque a possuira ao tempo, que fora restituido à Coroa destes Reynos; e que assim na mesma fórma passaria a todos os Principes, e successores da Coroa, ordenando, que se chamassem Principes do Brasil, e Duques de Bragança: com declaração, que no tempo, em que faltasse Principe, os Reys a governassem com a mesma divisao de Ministros, da maneira, que nella se usava; e desta sorte permanece com hum Tribunal de Ministros, que chamao Conselheiros, como diz o Regimento feito para a Casa de Bragança em 19 de Julho de 1687, dos quaes huns sao Togados, e muitas vezes do Desembargo do Paço, Conselho da Fazenda, e outros grandes Tribunaes, e outros de capa espada; e tratas as materias da fazenda, e justiça do Estado, os quaes no expediente dos negocios dao a providencia necelfaria, e consultao as materias mais graves, que remettem pelo Secretario do Estado desta Casa, cuja repartição anda unida no Secretario do Estado da Repartição dos negocios do Reyno. O Papa Clemente VIII. concedeo por hum Breve ao Duque

D. Theodosio II. o poder de occupar para Ministros do seu Estado pessoas Ecclesiasticas, constituidas em Beneficios de residencia nas Cathedraes, e Collegiadas, nos lugares de Desembargadores, Secretarios, Conselheiros, Agentes, e outros lugares, nao lhe exceptuando mais, que o julgarem pena de morte. Foy passado em Roma a 13 de Agosto do anno de 1592, o qual vay por inteiro na Prova 225, donde se póde ver, e outros mais. Querendo ElRey D. Joao V. com a sua inata generofidade conservar esta separação da Coroa na Serenissima Casa de Bragança, quando reformou o Palacio de Villa-Viçosa na occasia dos reciprocos casamentos dos Principes de Portugal, e Hespanha, mandou fazer os retratos até dos Principes, e Princesas, que por poucos annos tinhao sido immediatos à successão do Reyno pela sua primogenitura, e estes se seguem aos Duques, na magnisica casa, em que esta o collocados.

Erao nao sómente Duques de Bragança, mas de Barcellos, e de Guimaraens, Marquezes de Villa-Viçosa, Condes de Ourem, Arrayolos, Neiva, e Penhasiel, Condestaveis de Portugal, Senhores da Cidade de Bragança com o seu Termo, que consta de cento e cincoenta e tres Lugares, em que ha mais de sete mil, e tantos sógos; entre aquelles ha muitos de seiscentos, e oitocentos visinhos; e de vinte e huma Villas das melhores do Reyno. Manoel de Galhegos ainda o adianta a muito mais no seu Tom. VI.

Templo da Memoria, Poema Epithalamico nas felicissimas vodas do Duque D. Joao II. do nome, que se imprimio em Lisboa no anno de 1635, onde diz:

Inclue de Bragança o Senhorio
Quatrocentos Lugares, cuja gente
Se disparar de Marte o sogo impio,
Sombra a Hespanha fará com sumo ardente;
E vinte e duas Villas, cujos muros.
Do bellico suror vivem seguros.

Tiverao tambem o Senhorio da Villa de Chaves com o seu Termo, que contém cento e oitenta e cinco Lugares, muitos de quinhentos, e seiscentos moradores, com mais de cinco mil fógos. Foy desta Casa o Ducado de Guimaraens, que o Duque D. Theodosio I. deu em dote a sua irmãa a Infanta D. Isabel, quando casou com o Infante D. Duarte; e pela morte do Senhor D. Duarte, Duque de Guimaraens, se encorporou na Coroa, com grande prejuizo do direito, que a elle tinha a Casa de Bragança, como fica escrito em seu proprio lugar: pelo que se restituîo o Titulo de Duque de Guimaraens na pessoa do Duque D. Joao II. do nome, e a faculdade para que continuasse com a causa sobre o Senhorio desta Villa, e seu Termo. Tambem forao do Estado de Bragança as Villas de Valença, Montemôr o Novo, Almada, Vidigueira, e outras, que por Doações especiaes se alienaraō

rao da Casa, e outras por trocas, e subrogações, sahirao della.

Em diversos tempos achamos ser mayor o numero dos Vassallos desta Serenissima Casa. No tempo do Duque D. Joao II. se contarao oitenta mil, para o que contribuía muito ser huma grande parte dos seus Estados nas Provincias de Traz os Montes, e Minho, muy secundas, e povoadas: pois só no Termo de Barcellos no tempo, em que se formavao as ordenanças da gente militar, levantavao trinta e duas bandeiras, que se compunhao de dezastete mil homens com armas, e capazes do exercicio militar, a que chamavao Alarde: lá o cantou Manoel de Galhegos no Templo da Memoria, dizendo:

Só de Barcellos houve alarde hum dia, Em que o Sol por os campos dilatados, Com terrivel, e fera galhardia, Dezasete mil peitos vio armados. E as terras, que florecem Traz os Montes, Podem cobrir com povo os Orizontes.

Desta sorte puderao no tempo da guerra contribuir os Duques de Bragança, em diversas occasioens, com grande numero de gente de cavallo, e de pé, com o que fizerao grandes serviços a esta Coroa nas excessivas despezas, com que à sua custa concorrerao em diversas occasioens para a guerra, e na paz em outras, que se offereciao de gosto; por-

que em todas os Duques de Bragança erao quasi sempre eleitos para aquellas funções. O Senhor D. Affonso, como já dissemos, quando da Cidade de Bragança passou a unitse com ElRey D. Assonso V. sem se valer das terras de Alentejo, levou mil e novecentos cavallos, além de hum grande numero de gente de pé. O Duque D. Fernando I. do nome, quando passou à Africa com ElRey Dom Affonio V. levou dous mil Infantes, e setecentas lanças; e quando tinha tratado o casamento de sua filha a Senhora D. Isabel com o Senhor D. Pedro, nomeado Rey de Aragao, lhe promettia dous mil Infantes, e quatrocentos Cavallos pagos à sua custa, para o soccorrer na conquista daquelle Reyno. O Duque D. Fernando II. quando passou à Africa levou mil Infantes, e duzentos Cavallos, além de muitos Fidalgos, e gente nobre, que o acompanhavao. O Duque Dom Jayme, unico do nome, quando ElRey D. Manoel lhe entregou a Armada, em que passou à Africa à conquista de Azamor, que gloriosamente ganhou, levou à sua custa quatro mil Infantes, e quinhentas lanças, tudo gente escolhida, e Vassallos seus. O Duque D. Theodosio I. esteve apparelhado para ir fazer levantar o sitio de Mazagao com hum Exercito, para o que tinha feito excessivas despezas, o que nao teve effeito. O Duque D. Joao I. quando ElRey D. Sebastiao aprestou aquella grande Armada, que tambem nao teve effeito, de que era General o Senhor

Senhor D. Duarte, teve nella embarcados seiscentos Infantes pagos à sua custa; e quando o mesmo Rey passou a primeira vez à Africa, levou tambem à sua propria despeza dous mil Infantes, e seiscentos Cavallos, que tirou das suas terras da Provincia de Alentejo, alistados em breve tempo. Duque D. Theodosio II. entao de Barcellos, quando foy cativo na batalha de Alcacer, levou oitocentas pessoas entre criados, e Soldados, que à sua custa o acompanharao em trinta, e tantas vélas fretadas por sua conta, e os excessivos gastos, que fez o Duque em dous annos, que durou o seu cativeiro, até voltar a Portugal, e no resgate dos criados, que escaparao da morte, e na satisfação dos seus serviços às suas mulheres, filhos, e irmãos; estas despezas, e serviços a esta Coroa, forao tao grandes, que nunca Vasfallo algum lhos fez semelhantes. Destes soccorros, e de outros, com que os Duques servirao à Patria, pondo em campo tao grande numero de gente, como refere a Historia daquelle tempo, se argumenta o poder desta Serenissima Casa, pois excedia em Vassallos a muitos, que logravao a prerogativa da sobenamia, como vemos em diversas partes da Europa. Para estas occasioens tinhao os Duques em Villa-Viçosa huma grande casa, a que chamavao de Armaria, em que tinhao todo o genero de armas com immensa variedade, conforme o uso da guerra daquelles tempos, com as quaes com promptidao podiao armar

os seus Soldados, e muitas vezes com ellas acodiao ao Reyno. Com a perda del Rey D. Sebastiao ficou a casa da Armaria desmantellada, e nao cuidou o Duque D. Theodosio II. em a refazer.

Divide-se o Estado para administração da justiça em quatro Ouvidorias, a saber: na Provincia de Alentejo o Ouvidor de Villa-Viçosa, cuja Comarca comprehende o lugar de Juiz de Fóra da mesma Villa, a que he annexo o de Juiz dos Orfãos da de Borba; de Portel, a que anda annexo o de Juiz dos Orfãos; de Monforte, de Monçarás, a que tambem anda annexo o dos Orfãos; de Arrayolos, de Alter do Chao, e o de Souzel. Na Provincia da Extremadura o Ouvidor de Ourem. com o Juiz de Fóra de Porto de Moz. Na Provincia de Entre Douro, e Minho o Ouvidor de Barcellos, com Juiz de Fóra da mesma Villa, e de Villa do Conde. Na Provincia de Traz os Montes o Ouvidor de Bragança, com Juiz de Fóra da mesma Cidade, e de Monte-Alegre, e de Outeiro. Esta Comarca he tao dilatada, que tem quatorze legoas de comprimento, e em partes sete de largo. Havia antigamente Desembargadores da Casa, que despachavao, e hum Ouvidor Geral da Cafa; hoje estes lugares sao incorporados nos Ministros do Tribunal da Junta da Serenissima Casa, pela qual se administra a fazenda, e justiça.

Apresentavao dezoito Alcaidarias móres, a faber : de Villa-Viçosa, Monçarás, Arrayolos,

Mon-

Monforte, Souzel, Alter do Chao, Borba, Evora-Monte, Ourem, Porto de Moz, Barcellos, Villa do Conde, Melgaço, Bragança, Monte-Alegre, Piçonha, e Outeiro; e quarenta e huma Commendas na Ordem de Christo, algumas de grande rendimento, de tres, quatro, e oito mil cruzados, e assim outras de diversos lotes. No Arcebispado de Braga tem as Commendas de Santa Maria de Moreiras, huma das quatro mayores da Ordem, outra, que chamao a da pensao na dita Commenda; a Commenda de Santa Leocadia de Moreiras, outra, que chamao a da pensao na mesma Commenda; a de Santa Maria de Monte-Alegre, a de Santiago de Mourilhe, a de S. Pedro da Veiga de Lyla, a de Santa Maria de Biade, a de S. Martinho de Ruyvaes, a de Santo André de Fiaens, a qual no livro da Ordem se nomea Anciaens, e a de S. Maria de Antime. No Bispado do Porto a de Santo André de Villa-Boa de Quires. No Bispado de Miranda a Commenda de Santo André do Arrabal, a de S. João da Villa, a de Santa Olaya da Villa, a de S. Lourenço da Pedriqueira, a de S. Vicente de Gradamil, a de S. Lourenço de Deolao, a de Santa Maria, a de S. Gens de Perada, a de Santo Antonio, a de Santa Maria Magdalena, a de S. Lourenço, a de Santiago de Miranda, a de S. Pedro, outra Commenda na mesma terra, a dos meyos frutos de S. Pedro de Babe, a de Santa Maria de Gimundo, a de Santa Maria do Rio Frio, e a de Tom. VI. Nnnn

S. Pedro de Macedo dos Cavalleiros. No Bispado de Elvas a Commenda de Santa Maria da Graça de Monforte, e a de S. Salvador de Elvas. No Arcebispado de Evora a Commenda de Santa Maria da Lagoa de Monçarás, a de S. Pedro de Monçarás, a de Nossa Senhora da Vidigueira da mesma Villa, a de Nossa Senhora da Osada na mesma Villa, e a de S. Romaő tambem na mesma Villa. As merces, que os Duques faziao nestas Commendas, e Alcaidarias môres, que erao sómente para os Fidalgos, e algumas pessoas nobres de distinção, que os serviao, em que podia caber a merce da Commenda, chegaria a cincoenta mil cruzados o rendimento, não fallando nos muitos officios rendosos de justiça, e fazenda, e outros, que passao de quinhentos. O Padroado, que se compoem de mais de cento e sessenta Beneficios, Conezias, e Igrejas, das quaes duas sao as Collegiadas de Barcellos, e Ourem, todas da apresentação da Casa, da qual foy tambem a celebre Collegiada de Guimaraens. Em alguns Authores se lê, que o Padroado constava de mil e trezentas apresentações Ecclesiasti. cas, e he certo se tirarao muitas para as Commendas, e outras, que se desannexarao, e se unirao a Mosteiros, e outras obras pias, a que forao unidas para sempre.

O seu Paço não só era magnifico, e sumptuoso, mas servido de sorte, que pouca disferença tinha da Casa Real, porque a sua familia passava de

quatro-

quatrocentos e oitenta moradores, e muitas vezes de quinhentos, entre Fidalgos, e criados de diversos fóros; porque os Duques de Bragança se servirao na mesma fórma, que os Reys, excellencia, que nao sómente gozavao na sua Corte, mas tambem quando assistiao na del Rey, havendo na sua Casa o mesmo trato, como se vio em Lisboa no anno de 1619, assistindo nella ElRey D. Filippe III. Havia na sua Casa os mesmos officios com suas infignias, a que os antigos chamavao Môres, e todos os mais, que se lhe seguem, a saber: Camereiro môr, Estribeiro môr, Copeiro môr, Veador, Tinchante, Capellao mor, Monteiro, Secretario, Escrivao da Fazenda, Escrivao da Cosinha, Moços Fidalgos, Fidalgos da Casa, Fidalgos Escudeiros, e Fidalgos Cavalleiros, Guarda-Roupas, Camereiro Pequeno, Estribeiro, Moço das Chaves, Mantieiro, Moços da Camera, Porteiro da Camera, Porteiro das Damas, Porteiros da Cana, Cavalleiros Fidalgos, Cavalleiros Escudeiros, Reposteiros, Arautos, e Passavantes, Homens da Guarda, Moços da Estribeira, e outros, de que cada hum vencia a moradia conforme o foro, em que erao recebidos, sobre o qual tinhao ordenado segundo a vontade do Principe, ou merecimentos de cada hum, com que erao muy largas as folhas dos quarteis.

Quando o Duque hia em publico ao Paço, os Officiaes da fua Cafa tinhao lugar com os dos Reys, Tom.VI.

como hoje se pratica com os dos Infantes. E por isso os Duques se serviras em todos os tempos de muitos Fidalgos illustres deste Reyno, e do seu serviço patfarao ao dos Reys, de que referiremos, fem ordem, os que apontamos, como tambem alguns Officiaes da Casa do tempo mais moderno, que occuparao importantes cargos no Reyno, como foy Martim Affonso de Sousa, Fidalgo da illus. tre varonia do seu appellido, que depois de servir a Casa de Bragança, servio a ElRey D. Joao III. e foy do seu Conselho, Governador da India, Sephor de Alcoentre, Alcaide môr de Rio Mayor, Donatario das Capitanías de Santa Anna, e S. Vicente no Estado do Brasil, e Commendador de Mascarenhas. Lopo de Sousa soy Ayo do Duque D. Jayme, e Védor da sua Casa, como consta da doa. çao, que o dito Principe lhe sez da venda de Rio Mayor, e da sua Alcaidaria môr, passada em Lisboa a 28 de Março de 1516 por Fernao Dalves. Dom Aleixo de Menezes, filho de D. Pedro de Menezes I. Conde de Cantanhede, depois de ter servido ao Duque de Bragança D. Jayme, occupou no Reyno os mayores lugares, e foy Ayo del-Rey D. Sebastiao. Dom Gonçalo Pinheiro servio ao mesmo Duque, e soy Conego de Evora, Des. embargador do Paço, que governou muitos annos, Governador da Relação do Porto, Bispo de Viseu, e Embaixador del Rey D. Joao III. a França, e falecenio a 15 de Novembro de 1567, foy sepultado

no Claustro do Mosteiro de Santo Agostinho de Villa-Vicosa. Dom Manoel de Tavora, Fidalgo illustre, neto de Ruy de Sousa, Senhor de Beringel, e Guarda môr do Principe D. Joao, foy Veador do Duque D. Jayme, e Alcaide môr de Alter do Chao; seu filho D. Martinho de Tavora, que tambem foy Alcaide môr de Alter do Chao, tambem servio à Serenissima Casa de Bragança. O mesmo emprego de Veador do dito Duque teve Henrique de Figueiredo, Fidalgo da sua Casa: e tambem achámos, que Gonçalo de Azevedo, Fidalgo da Casa dos Duques de Bragança, fora seu Caçador môr. Fernao Rodrigues Pereira, a quem chamarao o Passaro, foy Alcaide môr de Monforte, e de Borba, Commendador de Parada, e Veador do Duque D. Jayme, e tambem parece foy seu Camereiro môr, fidelissimo criado daquelle Principe; o qual passando ao serviço do Duque D. Fernando II. do do Infante D. Fernando, quando calou a Senhora D. Isabel com o dito Duque, e o mandou para servir de Veador, e depois da fatal disgraça do Duque, passou a Castella com aquelles innocentes Principes, donde voltando ao Revno com huma Carta sua para a Duqueza sua may, foy prezo por ordem del Rey D. Joao II. e elle com admiravel acordo, e fidelidade, pela não entregar, a comeo: pelo que ElRey, que era fabio, amda que escandalizado, dizia com enfasi, que: Daquelle Passaro creara elle os filhos; e depois de o ter multo

muito tempo prezo, lhe deu em satisfação huma tença de quarenta mil reis com o habito de Christo; seu filho Christovao de Brito soy Caçador môr do Duque D. Theodosio I. Commendador de Castellaens, e Alcaide môr de Ourem, e toda a familia destes Fidalgos servio a Serenissima Casa de Bragança, e della era o Padre João de Brito, da Companhia de Jesus, que indo para a Missão de Madurê, soy coroado com a immarcescivel Coroa do Martyrio no Malayar no anno de 1693, cujo Processo está na Curia tao adiantado, que em breve tempo se espera a declaração da Santa Sé Apostolica para ser venerado no Altar por Santo. Fernando de Eça, que foy Alcaide môr de Villa-Viçosa, e era neto do Infante D. Joao, (filho del-Rey D. Pedro I.) e de sua primeira mulher Dona Maria Tellez de Menezes, servio a Casa de Bragança, e seu filho D. Joao de Eça, que tambem foy Alcaide môr de Villa-Viçosa, e acompanhou ao Duque D. Jayme na empreza de Azamor, como deixamos escrito no Cap. VIII. deste Livro. Francisco de Sousa Coutinho soy Aposentador môr do Duque D. Joao II. e depois sendo Rey, foy do seu Conselho de Estado, e Embaixador a diversos Principes. Fernaő de Sousa, Senhor de Gouvea, depois de ser Moço Fidalgo no serviço do Infante Cardeal D. Henrique, foy Veador da Casa do Duque D. Theodosio II. e ElRey D. Filippe III. o sez Governador, e Capitao General do Reyno

de

de Angola; seu filho Thomé de Sousa, Senhor de Gouvea, e Alcaide môr de Monte Alegre, toy Veador do Duque D. Joao II. o qual fobindo ao Throno o conservou na Casa Real com o mesmo cargo; e seu filho Fernao de Sousa soy depois Conde de Redondo, como se verá quando tratarmos da sua familia. Joao de Tovar Caminha, Alcaide môr de Villa-Vicofa, Commendador de Santo André de Villa-Boa de Quires, e de S. Pedro de Babe na Ordem de Christo, foy Veador da Casa do Duque D. Joao I. ao qual mandou ElRey por Capitao môr da Armada, que foy à India no anno de 1588. Pedro de Mello de Castro, Alcaide môr de Melgaço, passou tambem à India com o mesmo posto; e assim muitos forao do Conselho delRey, e tiverao outros cargos de muita authoridade, por serem dos Fidalgos da mais qualificada Nobreza do Reyno, porque muitos erao Senhores de terras, e Vassallos, de que em todo o tempo achamos exemplos. Ao Senhor D. Affonso I. Duque de Bragança, achamos, que no anno de 1448 o servirao Gomes Eannes, Prior do Mosteiro de Resovos de Cima, seu Capellao môr, Pedro Teixeira Veador da sua Casa, e Vasco Fernandes, Escrivao da sua Camera, como dissemos no Capitulo I. deste Livro, pag. 67, e seg. e no anno de 1452 o serviao tambem Fernao de Sousa, Senhor de Gouvea, Pedro de Saufa, Senhor de Prado, Ayres Percira, e Fernao Pereira, que era seu Camereiro môr, e ou-

tros Fidalgos de nascimento illustre. Ruy Vaz Pinto, Senhor de Ferreiros, e Tendaes, e Alcaide môr de Chayes, servio ao Duque D. Fernando II. Seu filho Gonçalo Vaz Pinto, Senhor de Ferreiros, e Tendaes, Alcaide môr de Chaves, e de Monte-Alegre, Adiantado de Entre Douro, e Minho, achou-se na batalha de Touro, e depois na tomada de Azamor com o Duque D. Jayme, a quem servio, e tambem seu silho Ruy Vaz Pinto, que era Senhor de Ferreiros, e Tendaes, e Alcaide môr de Chaves, foy Camereiro môr do mesmo Duque. Gonçalo Vaz Pinto, que teve o mesmo Senhorio, e foy Commendador de S. Salvador de Elvas, foy Trinchante do Duque D. Theodosio I. Henrique Henriques de Miranda, filho do referido, a quem succedeo na Casa, soy Trinchante do Duque D. Joao, Commendador de S. Martinho de Ruivaes, e morreo na batalha de Alcacer. Seu filho Luiz de Miranda Henriques, que foy Senhor de Ferreiros, e Tendaes, Alcaide môr de Chaves, Commendador de S. Martinho de Ruivaes na Ordem de Christo, deixando o serviço da Casa de Bragança, passou ao da Coroa, e soy Governador, e Capitao General da Ilha da Madeira, em que entrou no anno de 1635, e acabou no de 1640, antes da Acclamação. Dom Diogo de Mello foy Estribeiro môr do Duque D. Theodosio II. como consta de huma merce, que l'he sez de cento e cincoenta mil reis de tença em vida, na qual diz:

diz: Dom Diogo de Mello, Fidalgo da minha Casa, e meu Estribeiro môr, foy feita em 28 de Abril de 1587, e existe no livro 3. da sua Chancellaria a fol. 21 vers. foy tambem Alcaide môr de Barcellos, e teve duas Commendas na Ordem de Christo. Dom Affonso de Noronha passou à India por Almirante da Armada do anno de 1608, em que hia por Capitao môr o Conde da Feira D. Joao Pereira, que morreo na viagem : pelo que se passou à sua nao D. Affonso de Noronha, e depois no anno de 1618 passou por Capitao môr da Armada. Tinha sido Pagem da lança do Duque Dom Theodosio II. e Commendador de Santiago de Murilhe na Ordem de Christo, como consta da merce da dita Commenda, onde diz: D. Affonso de Noronha meu Pagem da lança, c'c. que foy feita em 1585, e está no livro 3. da dita Chancellaria fol. 6. D. Gomes de Mello, Alcaide môr de Lamego, Commendador das Commendas de S. Mamede de Mogadouro, e de S. Pedro da Veiga de Lila, da apresentação da Casa de Bragança, servio ao Duque Dom Joao I. Este he o celebre Genealogico, cujo filho D. Francisco de Mello soy Trinchante del Rey D. Joao IV. e Embaixador a Inglaterra, e Hollanda, e sua irmãa D. Maria de Portugal, Dama da Rainha D. Luiza, e depois o foy da Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina, com quem passou a Inglaterra com o titulo de Condessa de Penalya. Dom Luiz de Noronha foy Camereiro môr do Duque Tom. VI. 0000 D.

D. Joao I. e Ayo do Duque D. Theodosio seu silho, Commendador de S. Salvador de Elvas, e Alcaide môr de Monforte, e faleceo na batalha de Alcacer no anno de 1578. D. Christovao de Noronha, Alcaide môr de Porto de Moz, Commendador de S. Salvador de Elvas, seu filho, lhe succedeo no officio, como consta do Testamento do dito Duque D. Joao, (Prova 193 do Livro VI.) no qual assinando como testemunha, diz: D. Christo. vao de Noronha seu Camereiro môr. D. Christo. vao de Noronha, Commendador de Santa Maria de Elvas, Alcaide môr de Monforte, sobrinho do referido D. Christovao, Camereiro môr, foy Estribeiro môr do Duque D. Joao II. do nome, e depois de Rey, que o fez Estribeiro môr da Rainha D. Luiza Francisca sua mulher, como consta da Carta passada em o primeiro de Janeiro de 1641, que está na Torre do Tombo no livro 10 da sua Chancellaria a fol. 197. D. Christovao Manoel, Fidalgo do illustre appellido da sua varonia, servio a Casa de Bragança, e soy Commendador de Moreiras, e Alcaide môr de Fontes; seu filho Dom Francisco Manoel, que lhe succedeo na Casa, e Commenda, servio tambem aos Duques, e era avô de D. Sancho Manoel, que foy I. Conde de Villa-Flor, do Conselho de Estado, e Governador das Armas na Provincia de Alentejo, que fez grandes serviços a esta Coroa. D. Rodrigo Manoel, tambem filho de Dom Christovao Manoel, servio a Cafa

Casa de Bragança, e teve a Commenda de Santiago de Miranda, que vagando por elle, foy provida em D. Antonio de Mello no anno de 1615, como consta da Chancellaria do dito anno a fol. 194, e foy Commendador das Alcaçovas, e Capitao de Chaul. D. Francisco Manoel seu filho, que soy Commendador de Ranhados na Ordem de Chrifto, servio tambem a Serenissima Casa como seu pay, o qual com licença del Rey, renunciou nelle a Capitanía de Chaul, que servio alguns annos, e voltando para o Reyno, se perdeo a nao, e morreo na Costa de França no anno de 1617. Ao Duque D. Fernando II. serviao no anno de 1471 Fernao Pereira, Camereiro môr; Ayres Pinto, Veador; Lourenço Affonso, Mestre Escola, seu Capellao mor; Fernao Dalves, Secretario; o Licenciado Luiz de Madureira, seu Desembargador; e Diogo Ferreira, e Affonso Pereira, Fidalgos da sua Casa, como consta do Testamento do dito Duque, que vay lançado na Prova num. 77 deste Livro. Na Torre do Tombo no livro dos Privilegios do anno de 1534, pag. 105 achamos terem os Duques Alferes môres, o que consta de huma Carta de brazao de Armas passada a Gonçalo Pinto, na qual provou: Ser filho de Ayres Pinto, Cavalleiro Fidalgo da Casa do Duque de Bragança, e neto de Gonçalo Pinto, que foy Alferes môr do Duque de Bragança, que era Fidalgo muito honrado do tronco da geração dos Pintos, a qual foy passada em Evora Tom.VI. Pppp ii a 2.

a 2 de Março do referido anno. O Licenciado Diogo Caldeira foy Desembargador da Casa de Bra. gança, como consta da merce da Commenda de Santa Maria Magdalena feita no anno de 1587, que está no livro da Chancellaria do dito anno, que começa no de 1583 a fol. 239. No dito livro consta de certa merce do mesmo anno, ser Felix Teixeira meu Desembargador, e Chanceller de minha Casa, e Ouvidor de minha Fazenda; que são palavras formaes da referida Carta. Em outra merce feita a Affonso de Lucena no anno de 1586, diz: Chancetter de minha Casa, a qual está no dito livro a fol. 181; e de outra merce feita a Rodrigo Rodrigues consta ser Escrivao da sua Camera, e Chancellaria, a qual foy feita no anno de 1585, e está no dito livro a fol. 173. Tambem de outra merce consta fer Camereira môr da Senhora D. Catharina, D. Luiza Sarmento, a qual Carta está no mesmo livro a fol. 33; e Antao de Oliveira de Azevedo seu Veador, como consta de certa merce seita no anno de 1583, que está na mesma Chancellaria a fol. 355 do referido anno.

O modo, com que se serviras os Duques, em tudo pareceo Real, porque no Paço tinhas guarda, que tambem os acompanhava quando sahias sóra com os Moços da Estribeira, e Cocheiros descubertos. O modo de receber as visitas (como referimos tratando do Duque D. Theodosio II.) aos Fidalgos, a que dava igual cadeira, trazia-a hum

Re-

Reposteiro; a do Duque estava sobre a alcatisa, e a do hospede visinha, e defronte. Quando a visita entrava na casa achava ao Duque em pé, e nao se fentava, senao juntamente, e segundo a categoria do hospede, sahia mais, ou menos passos a recebello. Os Fidalgos da fua Cafa entrando o hospede, o seguiao, e arrimados à parede, cubertos, ou descubertos, conforme a categoria dos officios, faziao mayor a authoridade de seu amo. Tambem os Duques nao davao mais tratamento, que o de merce, o qual nao passava dos Fidalgos até Desembargadores: todos os mais ouviao hum vos sem differença, em que entravao os Corregedores, e Ministros de letras, e Fazenda, de palavra, e por escrito. Aos Titulos dava o Duque D. Theodosio Senhoria, (depois, que os Reys lha concederao ) porque os antigos Duques de Bragança a nao derao aos Titulos, que com elles concorrerao, o que o curioso póde ver mais largamente na Prova 170 deste Livro, no ceremonial, com que erao todos tratados, conforme a categoria das pessoas, observado nas visitas, e nas Cartas. Quando os Duques comiao em publico, antes de se entrar à mesa, que ficava debaixo do docel sobre hum estrado, fobia o Deao da fua Capella acompanhado de dous Capellaes a benzella, e assim o faziao no sim a dar graças a Deos. Vinha o comer trazido pelos Moços da Camera, precedido de dous Porteiros da Cana, e logo dous com Maças, e dous Arautos, e Passavantes, com Cotas de Armas do Duque, os quaes todos, depois de fazerem reverencia ao Duque, se apartavao para entrarem os que se feguiao. Vinha diante o Veador do Duque com sua insignia, que era huma cana da India com seu gastao, o Mantieiro com o prato, e jarro, o qual o entregava ao Trinchante, que dava agua às mãos ao Duque, e a seus irmãos, ou filhos; porque se havia hospedes, os Moços da Camera lhes davao agua às mãos. Assistia sempre guarda com suas alabardas, que se punha desde o apparador até perto da mesa para affastar a gente, os Moços Fidalgos estavao de joelhos junto à mesa, as Damas (quando comia a Duqueza) em pé fóra do estrado, e os Fidalgos da outra parte; quando o Duque bebia, o seu Copeiro môr se affastava a pedir a copa, que trazia o Copeiro pequeno, e diante delle vinhao os Porteiros, e descobrindo a copa dava a salva ao Copeiro môr, e feitas as reverencias a entregava ao Copeiro; quando a Duqueza havia de beber, o que fazia o copeiro môr, fazia huma Dama, e no mais se usava no meter, e tirar dos pratos a mesma eticheta da Casa Real. Se havia convidados, se observava nos lugares huma notavel differença, porque o Duque nao cedia, nem offerecia o seu; seguiao-se a elle seus irmãos, e depois o hospede, e consorme a categoria da pessoa, era ficar mais perto, ou mais distante, de sorte, que em tudo era servido com tal soberania, que nao só mostrava

grandeza no respeito, mas parecia Real no apparato, e magnificencia, que era tudo o que parece possivel pelas riquezas de prata, tapeçarias, e mais movel, de sorte, que soy capaz para o serviço de hum Rey, pois quando ElRey D. Joao IV. sobio ao Throno, os thesouros do patrimonio Real nao tinhao cousa alguma; e assim o thesouro da Casa de Bragança soy o que supprio em tudo, de sorte, que ainda nelle se vê a riqueza, no que se conserva,

dos Senhores, que a dominarao.

No Paço de Villa-Viçosa tinhao os Duques a sua Capella, por Breve do Papa Julio III. do anno de 1534, a qual he isenta da jurisdicção Ordinaria por Bulla do Papa Clemente VIII. passada no anno de 1601 a 18 de Setembro. O mesmo Papa lhe concedeo, que os Capellaes della venceriao as fuas costumadas distribuições, celebrando os Ossicios Divinos aonde estivessem os Duques de Bragança. Compunha-se a Capella de Deao, que sempre forao homens Fidalgos, Thesoureiro môr, e dezaseis Capellaes, Cantores, Tangedores, onze Moços da Capella. O Deao, além do ordenado, e moradia da Casa com alqueire de cevada por dia, que cobra na folha do Almoxarifado de Villa-Viçosa, tem mais cinco partes, do que rende o Chantrado de Barcellos, com sua annexa do lugar de Fao, com que tem huma boa renda todos os annos; e he hoje Deao D. Luiz Pereira, Fidalgo descendente por varonia do seu illustre appellido. O The-

Thesoureiro môr, além do seu ordenado, tem ametade do rendimento do Priorado da Villa de Barcellos; he actualmente Thefoureiro môr Pedro da Motta e Sylva, Secretario de Estado da repartição do Reyno, irmão do Eminentissimo, e Reverendissimo Cardeal da Motta. Os Capellães tem distribuição quotidiana na mesma Capella, na qual são obrigados a assistir todo o anno, os quaes tem tambem merces, e ordinarias, conforme as suas antiguidades, e merecimentos, que nellas não são iguaes. Os Moços da Capella tambem, além dos seus ordenados, tem merces, e ordinarias, conforme o serviço, ou vontade do Principe. Rezaő os Capellaes o Officio Divino todos os dias, celebrando com grande perfeição, e authoridade, conforme a solemnidade dos dias, para o que tem riquissimos ornamentos, e muita prata, sendo tudo magnifico, com grande largueza dado pelos Duques, como refere Francisco de Moraes Sardinha no Cap. 21 do livro, que compoz com o titulo: Parnaso em Villa-Viçosa, de que era Apollo o Duque D. Theodosio II. Isto he hum Panegyrico a este Principe, cujo original tem o Padre D. Joseph Barbosa, e o Duque Estribeiro môr huma copia. Na fua Capella se dizia na Collecta da Missa: Ducem nostrum, & Ducisiam, &c. dava-selhe a beijar o Euangelho, e a paz. Assistiao os Duques aos Officios Divinos com as mesmas ceremonias, que se usavao com os Reys, de sorte, que quando hiao a algu-

ma Igreja, ainda que fosse das da Corte, tinhao sitial. O Papa S. Pio V. lhe concedeo poderemse bautizar seus filhos na sua Capella, e terem Oratorio privado nas jornadas, e outras graças, que se podem ver na Prova 179. Na Capella tinhao o Santissimo Sacramento, e se expunha na Quinta feira mayor, e havia Procissao em dia de Pascoa, por concessão da Sé Apostolica; de maneira, que, ou fosse para o espiritual, ou para o decóro da grandeza, em tudo forao unicos aquelles Principes: este era o estylo, que a Casa de Bragança praticava tao conforme à Real, que excedia a alguns Soberanos no apparato, e magnificencia. He pertencente à Capella o Collegio dos Reys, em que se criao os Moços, que hao de ao depois com o tempo servir de Capellaes, e Cantores, e assim sao educados de sorte, que delles sahirao muitos destrissimos no Canto Chao, e Contraponto. No nosfo tempo se adiantou muito na grandeza a Capella de Villa-Viçosa em numero de Capellaes, Moços da Capella, e o mesmo Seminario com hum grande numero de Seminaristas, e Capellaes, que actualmente celebrao na Capella os Officios Divinos com tanta pompa, e magnificencia, como na mais magestosa Cathedral; porque ao mesmo tempo foy enriquecida de grande numero de preciosos ornamentos, e de preciosissima prata, tudo seito ao Romano, com tanta perfeiçao, e largueza, como dadivas da incomparavel generosidade do Grande, Tom. VI. Sabio,

Sabio, e Piissimo Rey D. Joao V. mandandolhe tambem a infigne Cruz de ouro guarnecida de grandes diamantes, e outras muitas pedras preciosas, obia de muito primor, e grandissimo valor, em que está o Santissimo Lenho da Cruz do nosso Redemptor, como pessa, que pertencia à Ducal Capella, por ler cabeça da instituição do Morgado da Cruz, que o Duque D. Theodosio II. instituio,

e ornou preciosamente para servir na Capella.

Precederao os Duques de Bragança a todos os mais, que houve no Reyno, como vimos no assento, que tomou ElRey Dom Assonso V. nas Cortes de Coimbra do anno de 1472, em que se ordenou, que o primogenito do Duque de Bragan ça, no caso de nao ser Titulo, (que sempre soy) precederia a todos os Titulos do Reyno; e que os outros filhos, fendo Titulos, precedessem a todos os outros Titulos, e não o fendo, serião precedidos do Conde de Villa-Real: mas quanto, que tivessem Titulo, precederiao ao dito Conde de Villa-Real, e na mesma fórma, que os filhos do Duque, que fossem Titulos, precederiao a seus irmãos (ainda que fossem mais moços.) O Duque de Bragan ça D. Jayme precedia ao Senhor D. Jorge, Du. que de Coimbra, como mostrámos no Cap. VIII. deste Livro: os silhos do Duque de Bragança, que nao erao Titulos, precediao aos filhos do Duque de Aveiro, que tambem nao tinhao Titulo, ainda que fossem mais antigos no assentamento, que

os Reys lhe davao. He de saber, que todos os silhos dos Duques deste Reyno (além do primogenito, que sempre he Titulo) tem huma certa quantia de assentamento, que são trezentos mil reis, e lograo honras de Marquezes, e assim lhas conferem os Reys, e as filhas dos Duques as tem de Marquezas: pelo que tem almofada no Paço, quando vao à presença da Rainha, e nas mais funções publicas, em que se guarda formalidade. Esta prerogativa dos filhos dos Duques em Portugal he tao especiosa, que jactando-se tanto os Grandes de Castella, das que sao annexas à sua dignidade, a nao tem semelhante de terem todos os seus filhos, e silhas, o tratamento da Grandeza, cobrindo-se diante delRey, entre os que a tem pelos Titulos, e cobrando affentamento sómente pela prerogativa do seu nascimento, da mesma maneira, que se tiverao Titulos, como he estylo, e uso praticado neste Reyno: e no de França sómente he concedido aos Principes do sangue, e Principes Estrangeiros da Casa de Lorena, Ruan, Bulhao, e poucas mais.

A Serenissima Casa de Bragança, que em todo o tempo logrou grandissima estimação, e attenções dos Reys, soy sempre respeitada de toda a
Nobreza, porque os Duques se seguias logo aos
Infantes, e lograras no principio as mesmas prerogativas, e preeminencias, e depois nunca tiveras
menos, que a de filhos de Infantes, como se deTom.VI.

Poppii cla-

clarou quando o Duque D. Joao I. casou com a Senhora D. Catharina, dando-selhe lugar dentro da cortina, preeminencia, que já seus antecessores haviao logrado, e mandando-selhe fallar por Excellencia, a qual depois lhe foy acordada por ElRey D. Henrique, e depois por ElRey D. Filippe II. pelo Alvará de 1584, e pela Pragmatica do anno de 1597, preeminencia, que sómente logrou a Casa de Bragança em toda Hespanha. O Emperador tratava aos Senhores da Casa de Bragança da mesma sorte, que aos Principes livres do Imperio, como se vio no Cap. XIX. No tempo, que o Rey. no foy dominado por Castella, e governando o Archiduque Alberto no anno de 1589, quando o Duque D. Theodofio II. passou a Lisboa na occasiao dos Inglezes, e soy ao Paço, o esperarao ao pé da escada os Corregedores do Crime da Corte, o Capitao da Guarda, e outros Officiaes da Casa Real, e a Guarda posta em ala o acompanhou, e sobindo a escada se lhe ajuntarao muitos Fidalgos, entre os quaes hiao os Fidalgos, e Officiaes da Casa do Duque, que chegarao até a antecamera do Archiduque, o qual o sahio a receber até perto da porta da casa, em que lhe tomou a visita, sentarao-se em cadeiras iguaes, e tratou ao Duque de Excellencia, ficando ambos debaixo do docel, e na despedida o acompanhou até a porta da mesma casa, e os mais Officiaes na mesma sórma, que na entrada; e chegando até a ultima porta do Paço

Paço com a guarda, estava a dos Alabardeiros do Duque com o seu Capitao, e muitos Fidalgos, que por obseguio o acompanharao até a sua Casa. Nas mais vezes, que foy ao Paço no tempo do Archiduque, se guardou a mesma formalidade; e quando era noite, os Moços da Camera o acompanhavao com tochas. Nos dias de festa, em que hia ao Paco, baixava com o Archiduque ao seu lado, entrando para debaixo da cortina, se sentavao, e ouviao o Sermao. O Archiduque o foy visitar a sua casa, e o Duque o sahio a receber, tendo a sua guarda em ala, e a do Archiduque ficou ao pé da escada: tomoulhe o Duque D. Theodosio a visita debaixo do docel, ficando a sua cadeira, e a de seu irmao, que erao todas iguaes, dentro da alcatifa; e quando o Archiduque sahio, o acompanhou até a escada, dando alguns passos nella, e seu irmao o Senhor D. Duarte baixou até a porta da rua. O mesmo Duque em outra occasiao tambem, que se temia a invasao dos Inglezes em Lisboa, e passou a ella Cidade no anno de 1596, sendo Governadores D. Miguel de Castro, Arcebispo de Lisboa, D. Joao da Sylva, Conde de Portalegre, D. Francisco Mascarenhas, Conde de Santa Cruz, D. Duarte de Castellobranco, Conde de Sabugal, e Miguel de Moura, o tratarao com o mesmo ceremonial, e lhe chegou a cadeira Fernao de Sousa, Veador da sua Casa. O grande alvoroço da Nobreza, e povo, e demonstrações de alegria, e mais circunftan.

cunstancias, com que o Duque foy recebido, deixámos já escrito no Capitulo XVIII. da sua vida. Ao Duque D. Joao II. do nome, seu filho, na occasiao, em que soy nomeado no anno de 1639 Governador General das Armas de Portugal, sendo Governadora do Reyno a Princeza Margarida de Saboya, se lhe tinha ordenado o mesmo, que o esperaria o Capitao da Guarda, e os Corregedores do Crime da Corte, e outros Officiaes da Casa; que as cadeiras feriao iguaes, e que o receberia debaixo do docel, e que se tivesse tarima, se poria sobre ella a cadeira do Duque, senao na alcatifa, e que a Princeza daria alguns passos para o receber, e o trataria de Excellencia, e que em tudo se observaria com o Duque o mesmo, que com o Duque seu pay se havia observado no tempo do Archiduque Alberto: nesta conformidade se ajustou o ceremonial com a Princeza, a quem o Duque visitou a onze de Setembro do referido anno de 1639, acompanhado de hum grande cortejo da Nobreza, como se verá no Capitulo I. do Livro VII.

Nao tiverao os Duques de Bragança nenhuma Commenda das Tres Ordens Militares, ao meu parecer, porque os Mestrados antes de se unirem à Coroa andavao em Vassallos, de quem aquelles Principes nao podiao querer merces; pois tambem sabemos, que nenhum Infante tivesse Commendas em tempo dos Grãos Mestres: e tanto estimavao

os Duques esta isenção, que em huma representação, que a ElRey D. Sebastiao fez o Duque D. Joao I. lhe dizia, que devia ter contente, e satisfeito hum Vassallo, que lhe nao havia pedir Commendas, nem merces, as quaes os Duques faziao com generosidade tao magnifica, que além das rendosas, e pingues Commendas, que davao aos seus criados, lhe remuneravao tambem os seus serviços com Alcaidarias môres, e outras merces, que além das já referidas, se manifestao mais claramente executadas na pessoa de Fernao Pereira, que soy Camereiro môr dos dous primeiros Duques deste Estado, e Cavalleiro da Casa do Senhor D. Affonso I. Duque de Bragança, como se vê de hum Alvará do mesmo Senhor, que diz: D. Affonso filho do muito alto Rey D. Joao de esclarecida memoria, Duque de Bragança, e Conde de Barcellos, a todos os que ene Alvará virem faço saber, que eu casey Fernao Pereira, Cavalleiro de minha Casa, com Maria Ribeira minha parenta; e entre outras coufas, que lhe dey, foy a minha terra de Brito, e Figueiredo, a penhor de mil dobras, segundo a Ordenação da Casa delRey, &c. E acaba assim: Feito na minha Villa de Chaves, 3 dias de Mayo, anno da Era de Nosso Senhor Jesu Christo de 1447 annos. O Duque. Este Fernao Pereira foy Senhor de Castro Dairo, Penella, e Villa-Chãa, Alcaide môr de Guimaraens, Senhor da Quinta de Angeja, e outros muitos herdamentos. Por hum instrumento publico, leito.

feito no anno de 1451 a 6 de Mayo na Quinta de Angeja no Julgado de Villa-Chãa, o qual fez Ruy Pires, Tabaliao no dito Julgado, se vê ser Fidalgo da Casa do Duque, porque nelle se diz: Estando ahi a Senhora D. Brites de Vasconcellos, mulher que foy de Gonçalo Pereira das Armas, e Fernao Pereira, Fidalgo da Casa do Senhor Duque de Bragança, assim a dita D. Brites disse, que considerando ella e olhando o grande amor, que o dito Gonçalo Pereira, que foy seu marido, tinha ao dito Fernao Pereiru, e assim o devido, que entre elles havia, v.c. E continuando diz: Lhe aprazia, e aprouve de elle dito Fernao Pereira haver as terras de Penella, Villa-Chaa, Penagate, e Larim, que ora ella dita Dona Brites tem do dito Senhor Duque de Bragança. Depois achamos outro Alvará do Duque D. Jayme, passado a Henrique Pereira, filho do mesmo Fernao Pereira, e de sua segunda mulher D. Leonor Gomes de Lemos, filha de Gomes Martins de Lemos, Senhor da Trofa, que ElRey havia dotado com mil e quinhentas coroas de ouro para ajuda do seu casamento. No qual Alvará diz: Eu o Duque faço saber a vos Juizes, e Officiaes da minha Villa de Arrayolos, que cu dou poder a Anrique Pereira, Fidalgo da minha Cafa, e Alcaide môr da dita Villa, que faça guardar essa minha Coutada, e que possa per Couteiro hum homem bom, abonado, e de boa jama, que guarde a dita Coutada, ao qual Couteiro, que asim puzeres, vos dareis juramento aos Santos Euange-

Euangelhos, que elle use bem, e como deve do dito cargo, e fareis executar as penas àquelles, que na dita Coutada forem achados, da maneira, que o fazia o Couteiro posto por Febos Moniz, o que asim compri, feito em Villa-Viçofa a 26 de Outubro. João Varella o fez anno de 1510. O Duque. = Assim se conhece evidentemente, que desde o seu principio foy esta Serenissima Casa elevada a tao superior graduação, que foy respeitada por todos, e ainda attendida com particulares honras pelos Monarchas, que lhe forao pouco affectos, como Filippe II. que conferindo em Thomar ao Duque Dom Joao I. a Ordem do Tusao, e juntamente ao de Medina Sidonia, praticou com aquelle a differença de o ter dentro da cortina, ficando este no banco dos Grandes.

Ainda que os Reys sempre se aconselhavao com os Duques de Bragança, nao lhe davao titulos de Conselheiros, nem ainda depois, que houve Conselheiros de Estado, nem delles se serviao em officios da Caía, nem occupações, que nao fossem exercitadas por Infantes. Ainda que os Duques nao tivessem titulos de Conselheiros de Estado, estando na Corte erao consultados nas cousas graves, que se tratavao no conselho, que era na presença del Rey; e se se achavao no Paço a tempo, que se fazia conselho, entravao nelle, ainda que nao sossem chamados, seguindo-se aos Infantes, se os havia: senao, precedendo a todos no lugar, e no Tom. VI. votar, Qqqq

votar, o que se observou ultimamente com o Duque D. Theodosio II. na occasiao, que já apontámos, em que veyo a Lisboa, governando o Reyno o Archiduque Alberto. Isto era nas cousas ordinarias, mas quando os Reys tratavao de materias graves, como os seus Casamentos, Tratados de alliança, ou de fazer guerra, ou paz, e outras cousas semelhantes, nao as resolviao sem o participarem aos Duques de Bragança, e assim os mandavao consultar por Cartas, pedindolhe o seu parecer, e conselho, ainda que estivessem ausentes, costumando de ordinario responderlhe de propria mao.

Dos lugares, em que os Reys se servirao dos Duques de Bragança, forao na Regencia do Reyno, como foy no tempo delRey D. Affonso V. quando no anno de 1458 passou à Africa, ficou sendo Regente do Reyno o Duque D. Assonso, como deixamos escrito no Capitulo I. deste Livro. Depois no anno de 1471, em que o mesmo Rey passou à Africa com o Principe D. Joao, ficou tambem o Duque D. Fernando I. sendo Regente do Reyno, como se póde ver no Capitulo III. deste mesmo Livro. Depois destas tao excelsas occupações, que os Reys nao permittem, senao aos Principes do seu sangue, nao tiverao os Duques de Bragança outro exercicio senao a alta dignidade de Condestavel do Reyno, lugar tao eminente, que vimos exercitado por muitos Infantes; porque

porque depois, que ElRey D. Fernando com a occasiao do Conde de Cambrix passar de soccorro a Portugal com as tropas Inglezas, na guerra, que tinha com Castella no anno de 1382, satisfeito da boa ordem, com que erao governadas, creou o posto de Condestavel na pessoa de D. Alvaro Pires de Castro, Conde de Arrayolos, a qual dignida. de tinha o governo de todas as tropas, e quando assistia na Campanha, sem mais superioridade, do que a del Rey. Quando dá juramento de bem exercer este posto, lho recebe o Chanceller môr na presença delRey: esta preeminencia foy tambem concedida ao Presidente da Mesa do Desembargo do Paço, Regedor da Casa da Supplicação, e Governador da Relação do Porto. Esta grande Dignidade foy dada a D. Alvaro, cujo altissimo nascimento, e representação da Familia de Castro, não he agora do nosso assumpto expressalla. Seguio-selhe o Conde de Ourem Dom Nuno Alvares Pereira, tao illustre pelo nascimento, como incomparavel por merecimentos, e serviços, descendente da antiquissima, e Illustrissima Familia de Pereira: de sorte, que este grande officio nao vemos se occupasse depois, senao por Infantes, ou Principes, e Senhores do sangue Real, para o que referiremos a serie, dos que tem havido, e exercitado esta excelsa dignidade; e da dos Condestaveis de Hespanha escreveo eruditamente Dom Luiz de Salazar hum douto Memorial, que corre impresso. Tom.VI. Qqqq ii  $\mathbf{D}_{\cdot}$  I. D. Alvaro Pires de Castro, Conde de Arrayolos, Senhor do Cadaval, soy o primeiro Condestavel de Portugal, creado por ElRey D. Fernando, e saleceo no anno de 1383. Era irmao de D. Fernando Pires de Castro, Conde de Trastamara, Senhor de Lemos, e da Rainha D. Joanna de Castro, mulher delRey D. Pedro de Castella, e da Rainha D. Ignez de Castro, mulher delRey D. Pedro I. de Portugal.

II. D. Nuno Alvares Pereira, Conde de Ourem, foy o segundo Condestavel deste Reyno, seito por ElRey D. Joao I. e os seus incomparaveis serviços o sizerao merecedor de toda a attenção daquelle grande Rey: saleceo a 12 de Mayo de 1432.

III. O Infante D. Joao, Mestre da Ordem de Santiago, filho sexto del Rey D. Joao I. lhe succedeo no officio de Condestavel, seito por ElRey

seu pay: faleceo a 18 de Outubro de 1442.

IV. O Senhor D. Diogo, filho do dito Infante, a quem succedeo na dignidade de Mestre de Santiago, e na de Condestavel deste Reyno, por despacho do Infante D. Pedro, Regente do Reyno na menoridade del Rey D. Assonso V. como diz o Chronista Ruy de Pina na Chronica do dito Rey. Succedeo tambem nos Estados da sua Casa, que logrou muy pouco tempo, e saleceo no anno de 1443.

V. O Senhor D. Pedro, filho do Infante D. Pedro, no tempo delRey D. Affonso V. como

consta

consta do Privilegio, que deixamos produzido na Prova 21 do Livro III. passado no anno de 1443: faleceo a 30 de Junho de 1466. No tempo, que o Infante deu o officio de Condestavel a seu silho, o Conde de Ourem o pertendeo animosamente, offerecendo-se a provar, que se lhe devia de justiça por doaçao delRey D. Joao I. seita ao Condestavel seu avô, o que nao mostrou: e tambem esta repulsa soy motivo do odio, que elle, e o Duque de Bragança seu pay, tiverao ao Infante, e a occasião da sua ruina, e morte.

VI. O Infante D. Fernando, filho del Rey D. Duarte, Duque de Viseu, e Béja, Governador, e perpetuo Administrador da Ordem de Christo, e Santiago, soy Condestavel de Portugal tambem no Reynado del Rey D. Assonso V. faleceo a 18 de

Setembro de 1470.

VII. O Senhor D. Joao, Duque de Viseu, e Béja, Governador, e Administrador perpetuo das Ordens de Christo, e Santiago, succedeo a seu pay, e na dignidade de Condestavel, e tudo logrou pouco tempo, por salecer no anno de 1472, ou pou-

co depois.

VIII. D. Joao, Marquez de Montemôr, foy Condestavel deste Reyno por Carta passada a 5 de Abril de 1473, como sica escrito no Capitulo IV. deste Livro, aonde pela pouca averiguação dos nossos Escritores, dissemos, que entre os que gozarão esta alta dignidade fora o VI. não sendo se-

nao o VIII. e além disto se repara a equivocação, que se vê na pag. 24 do Livro IV. que diz já o era no anno de 1460. Foy feito por ElRey D. Affonso V. e era filho do Dugue Dom Fernando I. primo com irmao do dito Rey. No seu tempo fez na Campanha o officio de Condestavel o Duque D. Fernando II. como temos dito no seu proprio lugar; e neste advertiremos tambem, que nos parece, que nao foy Condestavel o Senhor Dom Diogo, Duque de Viseu, o que nós, seguindo algumas memorias, affirmámos no Livro III. pag. 510; porque acabando esta dignidade no Marquez, quando della foy despojado por sentença dada em Abrantes a 12 de Setembro de 1482, nao consta, que a conferisse ao Duque D. Diogo ElRey D. Joao II. nem lemos, que lhe succedesse nella seu irmao o Senhor Dom Manoel: porque Garcia de Resende no Cap. 52 resere em geral, que ElRey no dia 23 de Agosto de 1484, em que matara ao Duque, dera a seu irmao tudo o que elle possuia; e Damiao de Goes no Capitulo 6. da Chronica del-Rey D. Manoel diz o mesmo, que lhe fizera merce de tudo, excepto Serpa, e Moura, e outras cousas, que disse lhe satisfaria. E depois mais abaixo diz o fizera Condestave!, o que certamente nao tem duvida; porém da Carta, que logo referiremos, se vê, que foy passada cinco annos depois da morte de seu irmao, do qual nao vimos documento, que nos diga foy o Duque D. Diogo Condestavel.

IX. O Senhor D. Manoel Duque de Béja, depois Rey de Portugal, filho do Infante D. Fernando, foy Condestavel de Portugal em tempo del Rey D. Joao II. por Carta passada em Béja a 6 de Abril do anno de 1489, na qual El Rey nao saz mais, que menção do Infante D. Fernando, dizendo: A quantos esta Carta virem fazemos saber, que esguardando nos o grande divido, que Dom Manoel, Duque de Béja, Senhor de Viseu, e da Cavilhãa, e meu muito prezado, e amado primo, que comnosco tem, v. o fazemos nosso Condestabre, v. inteiramente como tinha o Infante D. Fernando seu padre, meu tio, que Deos haja, v. c. Está no livro II. dos Mysticos sol. 103, como sica escrito no Livro IV.

Capitulo III. pag. 122.

X. D. Affonso, sobrinho delRey D. Manoel, silho de seu irmao o Senhor D. Diogo, que o sez Condestavel do Reyno. Nao achámos a Carta; porém he materia indubitavel, que teve esta dignidade, como se vê em muitos Instrumentos, em que se intitulava Condestavel, e no contrato do seu casamento seito a 27 de Agosto de 1500, em que ElRey D. Manoel lhe chama Condestavel destes Reynos, o qual se póde ver no Tomo I. das Provas Livro III. Prova 49. Na Torre do Tombo no livro 4. dos Mysticos sol. 131 está huma Carta de padrao de quatrocentos mil reis a D. Brites, silha do Condestavel, seita em Evora a 20 de Outubro de 1519, na qual está encorporada outra

para a satisfação das arrhas da Condestablessa, seita em Lisboa a 5 de Julho de 1512, e della consta ser já falecido o Condestavel D. Assonso seu marido.

XI. O Infante D. Luiz, Duque de Béja, filho del Rey D. Manoel, foy Condestavel no Reynado del Rey D. Joao III. seu irmao; nao achámos a Carta desta merce, porém tambem he materia, que nao padece duvida, e consta da Carta de seu successor. Faleceo a 27 de Novembro de 1555.

XII. O Duque de Bragança D. Theodosio I. servio de Condestavel pelo Insante D. Luiz no anno de 1535 nas Cortes, em que soy jurado Principe herdeiro o Insante D. Manoel, silho del Rey

D. Joao III.

XIII. O Senhor D. Duarte, Duque de Guimaraens, filho do Infante D. Duarte, foy Condeftavel deste Reyno no tempo dos Reys D. Joao III. e D. Sebastiao. Consta da Carta passada pelo primeiro em Lisboa a 12 de Mayo de 1557, e consirmada pelo segundo em Evora a 13 de Agosto de 1573, onde diz: A quantos esta minha Carta virem, saço saber, como vendo eu como no officio de Condestavel de meus Reynos, e Senhorios, que vagou por salecimento do Infante D. Luiz meu irmao, que santa gloria haja, v.c. A qual se póde ver na Piova III. do Livro IV. onde vay lançada inteiramente. Faleceo a 28 de Novembro de 1576.

XIV. O Duque de Bragança D. Joao I. do nome, cunhado do precedente, foy Condestavel em tempo del Rey D. Henrique, que era seu tio, primo com irmao do seu avô o Duque D. Jayme, e depois nas Cortes de Thomar, celebradas em 16 de Abril do anno de 1581, sez o officio de Condestavel, e sem embargo, de que por esta dignidade havia de jurar em ultimo lugar, ordenou ElRey D. Filippe II. fosse o primeiro, declarando o motivo por ao presente preceder a todos os Grandes do Reyno, como se póde ver no Auto do levantamento do dito Rey, que se imprimio no anno de 1584. He de reflectir esta circunstancia, que ElRey tratou ao Duque como a Infante, e porque no Reyno o nao havia entao; que se o houvera, e fosse Condestavel, pelo seu nascimento havia de jurar primeiro: e agora vemos, que tambem o Duque D. Joao por esta prerogativa, e pelo seu casamento era a primeira pessoa do Reyno. Faleceo em 22 de Fevereiro de 1583. Consta, que teve a propriedade da dignidade de Condestavel da Carta passada ao Duque seu filho, onde diz, que lhe succedera no officio, e elle ao Senhor D. Duarte, Duque de Guimaraens.

XV. D. Theodosio II. Duque de Bragança, que era silho do precedente, e da Senhora D. Catharinha, silha do Insante D. Duarte, neta del Rey D. Manoel, prima com irmãa del Rey Filippe II. succedeo a seu pay no officio de Condestavel por Tom. VI.

Carta passada a 12 de Junho de 1584, que está no livro V. da Chancellaria do dito Rey sol. 215. Fa-

leceo a 29 de Novembro de 1630.

XVI. O Duque de Bragança D. Joao II. do nome, depois Rey IV. do nome de Portugal, foy Condestavel até o primeiro de Dezembro de 1640, em que sobio ao Throno da Monarchia Portugueza.

AVII. D. Francisco de Mello, III. Marquez de Ferreira, servio de Condestavel em tempo del-Rey D. Joao IV. de quem era parente dentro no quarto grao, por ser filho de D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Conde de Tentugal, primo com irmao do Duque D. Joao, avô do dito Rey; sez o ossicio de Condestavel no dia 15 de Dezembro de 1640, em que o dito Rey soy jurado solemnemente pelos Tres Estados do Reyno, como se vê do Auto, que entao se imprimio em Lisboa no anno de 1641. Faleceo a 17 de Março de 1645.

XVIII. O Infante D. Pedro, depois Rey II. do nome, fez o officio de Condestavel no Auto do levantamento del Rey D. Affonso VI. na tarde de 15 de Novembro de 1656, acompanhado de Ruy de Moura Telles, do Conselho de Estado, Védor da Fazenda, Estribeiro môr da Rainha, porque o Infante era de muy curta idade, pois nao contava mais, que oito annos, e soy a segunda pessoa, que jurou, porque a primeira soy D. Miguel de Almeida, Conde de Abrantes, Mordomo môr da Rai-

nha

nha D. Luiza, em virtude de huma Carta de poder, e procuração, que tinha da Rainha. Consta do dito Auto, que se imprimio em Lisboa no an-

no de 1658.

XIX. O Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello fez o officio de Condestavel nas Cortes, que se celebrarao na tarde de 27 de Janeiro de 1668, em que o Infante D. Pedro soy jurado Principe herdeiro destes Reynos, na salta da successão del Rey D. Assonso seu irmão, e depois exercitou a mesma dignidade no Auto do juramento do mesmo Principe para Regente do Reyno, em 9 de Junho do referido anno. Como tambem nas Cortes, em que a Infanta D. Isabel Josesa soy jurada Princeza herdeira do Reyno a 27 de Janeiro de 1674. Consta de Documentos certos, porque os referidos Autos não se imprimirao.

XX. O Infante D. Francisco, filho del Rey D. Pedro II. soy Condestavel nas Cortes do anno de 1697, em que para nossa felicidade soy jurado Principe herdeiro destes Reynos El Rey D. Joao V. nao contando mais, que seis annos: e porque neste Auto ninguem tem assento, mas pela curta idade do Infante, se lhe sez hum encosto sorrado de veludo, no qual sem ter assento descançava nelle. Nao se imprimio este Auto. Depois no Auto do levantamento do mesmo Rey na tarde do primeiro de Janeiro de 1707, o qual se imprimio em Lisboa no dito anno, tambem sez o officio de Condestavel.

Tom.VI. Rirrii E sen-

E sendo desta dignidade ser o ultimo, que jura nas Cortes, he o contrario quando algum Insante saz este ossicio, porque entas he o primeiro, que saz o juramento, pleito, e homenagem; e por esta razas nestas Cortes soy o Insante D. Francisco o primeiro, que jurou, como já nas Cortes, em que ElRey seu pay, sendo Insante, em que fora jurado Principe ElRey D. Assonso VI. havia tambem ju-

rado primeiro, como fica dito.

Parece, que evidentemente temos mostrado a grande dignidade de Condestavel, e o alto predicamento, que teve sempre no nosso Reyno, e por isso os Reys o derao à Serenissima Casa de Bragança. E para demonstração do que referimos, de que os Duques de Bragança não erao encarregados de póstos, senao daquelles, que cabiao aos Infantes, se vê, que quando o Duque D. Fernando I. ainda entao Conde de Arrayolos, por justas razoens se quiz por algum tempo separar da companhia do Duque seu pay, e passou a governar a Praça de Ceuta, ElRey lhe deu este posto com o mesmo imperio, que elle poderia ter se na dita Praça estivera, como fica dito no Capitulo III. deste Livro: e quando o Duque largando este posto voltou para o Reyno, lhe nomeou por successor ao Infante D. Henrique seu tio, ainda que depois nao teve effeito.

Eraő tambem os Duques de Bragança escolhidos para nas occasioens dos casamentos dos Reys

assistirem às entregas das Rainhas, por cujo respeito o Duque D. Jayme no anno de 1500 passou à Raya a tomar entrega da Rainha D. Maria, segunda mulher del Rey D. Manoel, em que o acompanharao o Bispo de Evora D. Affonso, o Senhor D. Alvaro seu tio, D. Rodrigo de Mello seu primo, que depois foy Conde de Tentugal, os Condes de Marialva, e Loulé, e outros grandes Senhores do Reyno. Depois no anno de 1518 foy a tomar entrega da Rainha D. Leonor, terceira mulher do mesmo Rey, em que o acompanharao o Arcebispo de Lisboa D. Fernando de Vasconcellos, o Marquez de Ferreira, o Conde de Villa-Nova, o Aposentador môr, e outros muitos: e quando a mesma Rainha voltou para Castella, depois da morte delRey, a acompanhou até à Raya no anno de 1523. Depois no anno de 1524 foy o mesmo Duque nomeado com os Infantes D. Luiz, e D. Fernando, para irem buscar à Raya a Rainha D. Catharina, mulher delRey D. Joao III. Na companhia dos mesmos Infantes foy o Duque D. Jayme nomeado para conduzir à Raya do Reyno no anno de 1526 a Emperatriz D. Isabel, filha delRey D. Manoel, e esposa de Carlos V. E em todas estas occasioens mostrou o Duque D. Jayme nas excessivas despezas, e luzido apparato, os Reaes espiritos, que lhe inflammavao o seu magnifico coração. Quando no anno de 1543 a Infanta D. Maria, Princeza das Asturias, silha del Rey D. Joan

Joao III. casou com o Principe D. Filippe, filho do Emperador Carlos V. e havendo de ser entregue na Raya, fez o Duque D. Theodosio I. esta funcao, e na mesma fórma acompanhou a Princeza D. Joanna, mãy del Rey D. Sebastiao, quando no anno de 1554 ficou viuva, e voltou para a companhia do Emperador seu pay. De sorte, que nenhuma occupação veremos em tempo algum nos Duques de Bragança, senao aquellas, que os Reys encarregavao aos Infantes, ou ainda a outras pessoas Reaes; pois além das referidas, tiverao outras de mais elevada grandeza, quaes forao ser o Senhor D. Affonso I. Duque de Bragança, Padrinho do Principe D. Joao, filho del Rey D. Affonso V. no anno de 1455, o Duque D. Jayme Padrinho do Infante D. Luiz, e o Duque D. Theodosio do Infante D. Diniz juntamente com os Infantes Dom Luiz, e D. Henrique no anno de 1535. Nao sómente erao estas as occupações, que exercerao os Duques de Bragança em diversas occasioens, mas tambem o governo das Armas; e ao Duque D. Joao o II. se passou no anno de 1639 patente de Governador, e General das Armas de Portugal, que nao teve effeito.

Visitavao os Reys aos Duques de Bragança, e supposto nao achámos as occasioens nos antigos, he sem duvida o faziao, pois o vemos nos tempos mais chegados a nós, como foy ElRey D. Joao III. no anno de 1532, que de Evora foy visitar ao

Duque

Duque D. Theodosio I. na occasiao da morte do Duque D. Jayme seu pay. E no anno de 1537, em que casou seu irmao o Infante D. Duarte com a Senhora Dona Isabel, irmãa do mesino Duque, quando foy a Villa-Viçosa à celebração destas vodas, esteve em casa do Duque por alguns dias, como fica dito no Capitulo XIII. deste Livro, e tambem comeo com ElRey sempre à sua mesa. ElRey D. Sebastiao no anno de 1573 quando voltou do Algarve, fez o caminho por Villa-Vigosa para visitar a Infanta D. Isabel, a Senhora D. Catharina sua filha, e ao Duque D. Joao seu marido, onde foy hospedado, e se deteve alguns dias, como deixamos escrito no Capitulo XV. Indo o mesmo Rey no anno de 1577 a Guadalupe, o esperou na volta o Duque D. Joao com o Duque de Barcellos seu filho, e D. Jayme, que era irmao do de Bragança, e depois de terem beijado a mao a ElRey, e de conversarem largo tempo, o Duque se recolheo a Villa-Vicosa, onde ElRey ao outro dia foy pela posta a ver sua mulher a Senhora D. Catharina. No anno de 1581, em que ElRey D. Filippe II. entrou em Portugal por Elvas, foy a Villa-Boim a visitar a Senhora D. Catharina, e o Duque D. Joao seu marido o soy esperar hum quarto de legoa da Villa, e encontrando a ElRey, parou este, e chegando a emparelhar o seu coche com o delRey, se apeou para lhe beijar a mao; ElRey levantando-se do assento, se poz no estribo

com o barrete na mao lançandolhe os bracos ao pescoço, e depois de lhe beijar a mao, e cumprimentar ao Archiduque Alberto, que só com elle vinha, mandou entrar no coche ao Duque, e assim forao até Villa-Boim, onde a Senhora D. Catharina esperava a ElRey, que a tratou com tantas attenções, que até lhe fallou por Alteza, e as mais circunstancias se podem ver no referido Capitulo XV. No anno de 1583, achando-se ainda em Portugal o mesmo Rey, faleceo o Duque D. Joao I. pelo que ElRey foy de Evora a Villa-Viçosa a vifitar a Senhora D. Catharina, e ao Duque D. Theodosso II. que o veyo esperar à escada do seu Paço com seus irmãos, e o Arcebispo de Evora Dom Theotonio seu tio, e a Senhora D. Catharina não sahio da casa, em que o esperava: e depois del Rey se deter huma hora, se despedio com grandes demonstrações de amor, e estimação, que fazia da Cafa de Bragança. O Archiduque Alberto quando foy chamado por ElRey D. Filippe para o encarregar do governo do Reyno, fez o caminho por Villa-Viçosa só por visitar a Senhora D. Catharina, e ao Duque D. Theodosio seu filho. Os Infantes, no tempo que os havia, tambem visitavao aos Duques em todas as occasioens de gosto, ou de pezar.

Ainda faremos mais clara demonstração das excellencias, e glorias desta Serenissima Casa, referindo as honras, com que erao os Duques de Bra-

gança tratados no tempo del Rey D. Sebastiao, o que vimos entre os muitos papeis, que o Duque Estribeiro môr conserva juntos, assim pela sua curiosidade, como pelo poder, e grande actividade do Duque seu pay, dos quaes vi tambem diversas copias antigas, escritas, e authenticadas naquelle mesmo tempo. Quando o Duque de Bragança hia ao Paço, em chegando à parte, donde se apeava, que era a mesma, em que El Rey se costumava apear, baixava a esquadra dos Alabardeiros com o seu Cabo de Esquadra a recebello, e seita a sua cortezia o acompanhavaõ à falla, e em chegando a ella sahiao todos os Officiaes da Casa del Rey, que alli se achavao, e as mais pessoas, assim de Fidalgos com titulos, a receber ao Duque, fazendolhe todos cortezia, o Duque lhe tirava o chapeo, e entravao todos com o Duque até a porta da Camera, donde ElRey estava esperando que chegasse o Duque, e chegando este, e fazendo a cortezia devida a El-Rey, tirava o chapeo até baixo quanto o braço com a mao podia alcançar, e hiao até à Casa da Galé, onde El Rey se sentava em cadeira de espaldas, e o Duque em outra da mesma maneira, e lavor, ficando juntas; e chegava as cadeiras, affim a de Rey, como a do Duque, o Veador da Casa delRey com a mesma cortezia pondo o joelho no chaő.

E porque muitas vezes succedeo haver Confelho de Estado, dando-se recado a ElRey, que es-Tom. VI. tavao os do Conselho, El Rey se levantava, e dizia ao Duque: Vamos, e em chegando ao bofete de Estado se punhao duas cadeiras de veludo, huma para ElRey, e outra para o Duque, ambas da mesma côr, e feiçao, e para os do Confelho cadeiras razas de couro branco, e verde com esféras. El-Rev propunha a materia sobre, que o Conselho devia votar, e estando quasi meya hora dizia ao Duque: Assili neste lugar, e aos do Conselho: O Duque fica em meu lugar assistindo, e El Rey se hia, e o Duque chegava com ElRey até a porta da casa do Conselho, e ElRey lhe dizia, que ficasse, e o Duque tirava o chapeo, e ficava, e ElRey se retirava, tirando a gorra da maneira, que já se disse; e despedido o Duque tornava a continuar, sentando-se na cadeira, em que ElRey havia estado, e presidia a tudo, e vinha logo o Porteiro da Camera, e trazia hum relogio de area, e a campainha, e o livro dos Euangelhos, e punha tudo diante do Duque, que como pessoa Real assistia neste lugar.

E porque algumas vezes aconteceo, que anoitecia estando no Conselho, entrava o Guarda-Repostas, que entao era Paulo de Sousa, com as vélas, e sazendo as costumadas continencias, punha as vélas junto ao Duque com o joelho em terra, beijando os castiçaes, e sahindo dalli acompanhado de dous Reposteiros com huma tocha, a punha adonde estava o cavallo do Duque, os quaes alli

fica-

ficavao com a tocha até que o Duque viesse, e es-

tavao em corpo, e descubertos.

Acabado o Conselho sahia o Duque acompanhado de todos os do Conselho, do Secretario Miguel de Moura, depois Escrivas da Puridade, e do Conselho de Estado, até o aposento del Rey, o qual o esperava em pé, e se tornava a assentar com o Duque, que lhe dava conta de tudo o que se passara no Conselho, estando os Fidalgos em pé encostados à parede; e quando o Duque se despedia, o acompanhavas todos, e El Rey sahia até à porta da ante-camera, aonde estavas os Moços da Camera com oito tochas accesas, que o acompanhavas até se pôr a cavallo com todos os Fidalgos do Conselho, e com a mesma esquadra, e o seu Cabo; e o acompanhavas oito Alabardeiros com os do Duque até o seu Paço.

Nas occasioens, que o Duque hia de noite ao Paço, o vinhao receber os Alabardeiros, e os Moços do Monte, que estavao em cima na salla, e todos os Officiaes da Casa, e Fidalgos, na sórma,

que já fica referida.

Quando ElRey sahia com o Duque de Bragança do aposento, donde estavao, vinha junto del-Rey à mao esquerda, e quanto que ElRey se começava a pôr a cavallo, o Duque se hia a pôr no seu, que estava cuberto com o seu teliz de couro; e se o Duque tardava em se pôr a cavallo, esperava ElRey por elle até que chegasse, tirando o Tom.VI.

chapeo até chegar ao lado delRey, a que correspondia tirando a gorra até onde o braço podia alcançar, e marchavaő igualmente, e o Duque à es-

querda.

Nos Domingos, e dias Santos, que hia o Duque ao Paço, além do costumado ceremonial, depois del Rey ir com elle para a casa da Galé, onde se sentavao esperando, que o Prestes trouxesse recado, e vindo, ElRey dizia levantando-se: Duque, vamos, e levando-o ao seu lado, ao sahir das portas voltava o rosto para o Duque, e se no caminho se encontrava com o Cardeal Infante, e o Senhor D. Duarte, os recebia ElRey com a mesma ceremonia, que ao Duque, tomando o Cardeal Infante a mao direita, o Senhor D. Duarte a esquerda, e entre si o Duque: o Cardeal fazia grande cortezia ao Duque, tirandolhe o barrete até baixo na fórma, que ElRey, inclinando o corpo, e o Senhor Dom Duarte da mesma maneira com o chapeo, a quem o Duque cor espondia na mesma fórma; e assim hiao até entrar pela porta da Capella, aonde estava o Capellao môr, o qual depois de botar a agua benta a ElRey, ao Cardeal, e ao Senhor D. Duarte, a lançava ao Duque, e entravao para a cortina, dentro da qual estava o sitial del-Rey com a sua cadeira, outra da mesma sorte para o Cardeal Infante, e no topo da cortina haviao outras duas cadeiras de espaldas, em que se assentava o Senhor D. Duarte, e o Duque, seguindo-se huns

aos outros na fórma, em que estavao depois del-Rey: ao incensar se fazia só esta ceremonia a El-Rey; à Paz vinha o Capellao môr com a Patena, e com ella só a dava a ElRey, e logo vinha o Subdiacono com a portapaz, que dava ao Capellao môr, e com ella dava a paz ao Infante, ao Senhor D. Duarte, e ao Duque de Bragança: quando se dizia a Confissao, e Credo, o dizia ElRey com o Cardeal Infante, e o Senhor Dom Duarte com o Duque, e Capellao mor, e o mesmo a Sanctus, e Agnus Dei. Acabada a Missa todos estes tres Principes faziao mesura a ElRey, e elle lhe inclinava a cabeça a cada hum em particular: depois voltando para cima, acompanhavao a ElRey até à Galé, onde o deixavaő; elle se recolhia só até à porta da Camera, e o Senhor D. Duarte, e o Duque hiao acompanhando ao Cardeal Infante até à porta da sua salla, de donde o Cardeal os não deixava passar, e o Duque vinha acompanhando o Senhor D. Duarte até à porta do seu quarto, aonde o Senhor D. Duarte se despedia do Duque, e nao sobia para cima, até que o Duque se punha a cavallo, e partia para sua casa. Quando ElRey D. Filippe II. veyo a Portugal, e o Duque D. Joao o foy ver, o recebeo dando alguns passos, e mandando-o cobrir, e assentar em cadeira raza, e almosada, e ao Duque de Barcellos seu filho, como já em seu lugar sica Na Ley das Cortezias, que o dito Rey mandou observar, feita a 16 de Setembro do anno

de 1597, lhe deu o tratamento de Excellencia, só concedido aos filhos dos Infantes, dizendo: "Que , aos filhos, e filhas legitimas dos Infantes, se po-, nha no alto da Carta Senhor, e no fobrescrito ao "Senhor D. &c. ou à Senhora D. &c. e se lhe es-, creva, e falle por Excellencia: Que a nenhuma " outra pessoa por grande estado, osficio, ou dig-" nidade, que tenha, se falle por Excellencia de pa-, lavra, nem por escrito, senao àquellas pessoas, a , quem os Senhores Reys, meus antecessores, e " Eu tivermos feito merce, que se chamem, e fal-, lem por Excellencia, como Elles, e Eu temos " feito ao Duque de Bragança. " Nesta Ley declara ElRey Filippe, que nao he nova esta merce, pois se refere à antiga dos Reys, dizendo: A quellas pessoas, a quem os Senheres Reys meus antecessores, e Eu tivermos feito merce, que se chamem, e fallem por Excellencia, (advirta-se) como elles, e Eu temos feito ao Duque de Bragança. Fazemos esta advertencia, porque alguns entendem o contrario, cuidando ser nova esta merce, porque os Duques sempre tiverao tratamento de filhos de Infantes, o que o dito Rey observou nas Cortes de Thomar, quando lhe deu o Tusao. Os Duques de Sahoya, os Reys de Inglaterra, e França, e outros Soberanos, escreviao com o tratamento de Excellencia ao Duque D. Joao I. e ao Duque D. Joao II. (antes de ser Rey) quando o Emperador lhe escreveo sobre a chegada do Senhor Dom Duarte àquella

àquella Corte, lhe deu o tratamento de consanguineo nostro, o que nao he usado, senao aos Soberanos. Era costume na Corte dos Reys de Portugal antigamente na noite de Natal, acabada a Missa, fazerse na madrugada hum sestim, a que chamavao: Dar a alvorada aos Reys, para o que se ajuntavao os atabales, trombetas, e charamellas, e em huma musica de todos estes instrumentos hiao dar a ElRey as boas sestas, e depois passavao ao quarto da Rainha, e do Principe, da mesma maneira, do que a ElRey; e logo hiao ao Paço do Duque de Bragança, onde na mesma sórma repetiao o seu concerto de instrumentos, e a outra nenhuma pessoa se dava alvorada sóra das mencionadas.

Era de mais a Casa de Bragança isenta da Ley mental, porque esta nao comprehendia as suas doações, como declarou ElRey D. Duarte por huma Carta sua, seita em Obidos a 10 de Setembro de 1434, a qual depois consirmou ElRey D. Manoel no anno de 1500, sendo tao amplas, e distinctas, que o Senhor Rey Dom Joao IV. na instituição, que fez da Casa do Infantado na pessoa de seu silho o Infante D. Pedro, se reserio às doações da Casa de Bragança, para que aquella gozasse dos mesmos privilegios, e isenções, que nella havia, por Carta passada em Lisboa a 11 de Agosto de 1654; e na mesma fórma a doou seu silho, depois de Rey, ao Senhor Infante D. Francisco, como veremos em seu lugar.

A esta tao singular regalia ajuntaremos por conclusão deste Capitulo algumas especiaes da maneira, que as achámos escritas, com os mesmos termos antigos, na fórma seguinte.

Primilegios da Cafa de Braganija. "Nas Comarcas de Traz los Montes, e En-"tre Douro, e Minho, era pelos Duques defezo "caçar nenhuma veação, fenão a cavallo, ou a

", pechas lançadas, ou com caens.

"Os Desembargadores nao conheciao das ap-"pellações, e aggravos das terras do Duque, sem "primeiro irem a elle, ou a seus Ouvidores, de "que teve sentenças, que alcançou contra elles, "que estao no Cartorio.

"Os Almoxarifes do Duque podiao conhe-"cer dos feitos, que conhecem os Almoxarifes del-

,, Rey.

"Os seus Sacadores podem penhorar, cons-"tranger, e vender os bens dos devedores do Du-"que, pelo mesmo Regimento da Fazenda, nas "Comarcas, porque as rendas Reaes se arrecadao.

" Nas suas terras tem para si as dizimas das

,, sentenças.

"O Duque, e seus Ouvidores podem conhe-"cer, e livrar as appellações, e aggravos das suas "terras, ainda que estejao fóra dellas.

"Os Officiaes das rendas do Duque são escu-

, sos de ir à guerra.

"Os Alvarás, que o Duque tiver, valhao, como Cartas.

"Os

"Os Ouvidores do Duque podem passar Car-"tas de seguro em todos os casos, que por Direi-"to se podem passar, excepto em caso de morte "confessativa.

"Os Reguengueiros do Duque gozao todos

" os privilegios, que tem os del Rey.

"Os Reguengueiros do Duque nao pagao na

"bolsa, que se faz para os prezos.

"Os Reguengueiros nao sao obrigados a ser-"vir cargos no Concelho, nem pagar peita, sinta, "nem talhas.

"Os Caseiros do Duque tem o privilegio dos

, Reguengueiros.

- " Os homens mancebos das terras do Duque, " nao tragao mancebas, nem as tragao publica-" mente.
- "Os Almoxarifes do Duque nao paguem pei-

"O Duque póde privilegiar quem lhe pare-

" Duque póde dar as heranças de Sesmarias, " passado hum anno depois dos pregoens, que se " devem dar, para que se aproveitem.

" Ao Duque se nao leva Chancellaria das Car-

,, tas, de que se nao leva aos Infantes.

"A pessoa, que conhecer no Reyno dos ag-"gravos das Coudelarias, o nao póde sazer das ter-"ras do Duque, por a elle pertencer.

,, Os mantimentos de Ourem, e Porto de Tom.VI. Tttt ,, Moz,

"Moz, nao sejao levados à Corte, posto que El-"Rey esteja muito perto dos ditos lugares.

"Os criados do Duque, que forem a nego-

" cios, gozao do privilegio de Cavallo del Rey.

"Os Duques não pagavão dizima das merca-"dorias, que lhe viessem por mar, nem portagens, "passagens, ou costumagens.

"Privilegio geral para tudo o que mandar vir

" para sua Casa, posto que nao seja por mar.

"Que nao se possao dar Juizes, nem Julga-"dores sóra das terras do Duque, senao quando "seus Julgadores sorem suspeitos, e elle requerido "para os dar sem suspeita, e o nao quizer sazer.

"Que os Fidalgos, Igrejas, e Mosteiros das "terras do Duque nao tenhao jurisdicção, cadea,

"nem tronco.

"Que nenhuma pessoa venha de Galliza às "terras do Duque, que estas no extremo, em as-"suada, ou com armas, sobpena de serem prezos

" até merce delRey, e perderem as armas.

"Que nao mandem ir feitos nenhuns à Rela-"çao, que já andarem perante as Justiças do Du-"que, e que o Corregedor da Corte, nem Casa "da Supplicação, não possão delles conhecer por "nenhuma via, nem os avocar, posto que esteja "dentro das cinco legoas, senão depois que forem "aos Ouvidores, por appellação, ou aggravo.

" Que os omiziados, que tem feito crimes " nas terras do Duque, nao appareção perante elle,

"posto

" posto que tenhao Cartas de seguro, nem de an-" no, e dia, nem Alvarás dos Coutos, donde esti-", verem, nem Alvarás de Espaço.

"Que os Ouvidores do Duque usem em tu-

" do do Regimento dos Corregedores.

"Que os Ouvidores do Duque possão meter ", a tormento os malseitores, que acharem em fra-

" gante delicto.

"Que no Juizo do Corregedor da Corte, ou "Veador da Fazenda, se nao trate cousa alguma "em prejuizo das rendas, e jurisdicção do Duque, "sem primeiro ser sobre isso ouvido.

"Que as appellações, e aggravos, que sa, hirem dos Almoxarises, e Juizes dos direitos, Reaes do Duque, vao primeiramente ao seu Ou, vidor da Fazenda, e dahi ao Juiz dos Feitos del, Rey.

"Que o Duque possa pôr em cada huma das

" fuas Villas, ou Lugares, dous Sesmeiros.

"Que ainda que o Duque esteja na Corte, "seu Ouvidor possa determinar os seitos de suas "terras, como se nella estivera.

"Que os Almoxarifes de Lisboa, e Sacavem, "; possao conhecer das rendas do Duque como os

"delRey.

"Que o Duque seja Veador dos Vassallos em

, fuas terras.

"Que o Duque, ou seus Ouvidores, possao "mandar meter a tormento os ladroens, que toma-Tom. VI. Tttt ii ", rem " rem com o furto na mao, e assim ladroens pu-

"blicos, ou salteadores de caminhos.

"Que as pessoas, que tiverem herdades no "Termo de Ourem, as nao possao vender, nem "trespassar às pessoas, que sorem escusas de juga-"da, e oitavo, sobpena de o contrato ser nullo, e "a herança se perder para o Duque.

"O mesmo aos moradores de Evora-Monte.

"Que o Meirinho do Duque possa prender os "malseitores de suas terras sóra dellas, com tanto, "que os entregue logo às Justiças dos Lugares on—, de os prender, as quaes os mandaráo prezos às "terras do Duque.

"Que sostenhao, e nao cumprao as Provi-" soens del Rey, ou da Relação, que sorem con-", tra a jurisdicção do Duque, até o avisar dellas,

, e elle mandar sobre isso requerer sua justiça.

" estiver, alguma ajuda, todos os que elle mandar " chamar, lhe obedeção.

"Que os Guardas dos portos nas terras do "Duque usem do seu Regimento consorme a Or-"denação, e quanto ao crime remetao aos Juizes.

"Que os Veadores da Fazenda nao conheção "dos feitos dos Rendeiros moradores nas terras do "Duque, senao no que tocar às suas rendas, ou "sizas sómente, e que os Contadores sação o mes-"mo.

"Que os Corregedores, e seus Escrivaes nao, levem

"levem sallario algum, quando sorem tomar resi-

" dencias aos Ouvidores do Duque.

"Que o Duque he Guarda môr dos extre-"mos das Comarcas de Entre Douro, e Minho, e "Traz los Montes.

"Que possa mandar sazer eleições por pau-

,, tas.

"Que os Ouvidores, e Juizes de Fóra pos-

" sao servir quatro annos.

" Que as despezas, que o Duque em suas ter-" ras mandar fazer das rendas dos Concelhos, sejao " levadas em conta, e os Provedores se nao entre-" metao nisso.

"Que o Procurador dos feitos del Rey veja "os feitos, que por parte do Duque se tratarem "sobre direitos Reaes, que de Sua Alteza tenha; "e lhe dê logo delles informação para nisso pro-"ver.

"Que os feitos do Duque, que pertencem à "Casa do Civel, se despachem na Casa da Suppli-

, caçaõ.

"Que os Tabaliaens de redor de Chaves, e "Barroso, nao sação escrituras de compra, e ven-"da, sem mostrarem certidao de como o sizerao a "saber aos Ossiciaes do Duque, e isto quinze le-"goas ao redor, sob pena de dez cruzados, ameta-"de para os Cativos, e outra para quem o accu-"sar.

"Que a avaliação, que ElRey mandou fa-

" zer dos officios em todo o Reyno, se nao fize-" rao nas terras do Duque.

"Que os prezos das terras do Duque não pos-

" sao ser levados à Corte.

" Que possa usar de todas as cousas, de que os " Senhores desta Casa estas em posse àcerca da ju-" risdicças, e deroga a Ordenaças, como às Rai-" nhas, e Insantes, e outros Senhores.

"Que possa pôr Coudeis das suas egoas em

, fuas terras.

"He o Duque Fronteiro môr em suas terras.

"Que possa tirar, e pôr Guardas de Entre "Douro, e Minho, e Tras los Montes.

"Que o Lugar de Draque tenha os privile-

"gios da Villa de Caminha, e de Viana.

"Que nenhum Fidalgo tenha Alcaidaria das "Sacas nas terras do Duque, e que os Alcaides das "Sacas, que nelias forem póstos por ElRey, fa"çao o que o Duque lhe mandar, sobre executar, "ou nao executar, e que ElRey o tire sendo pedi"do pelo Duque.

"Que os Bésteiros do Couto, e pessoas privi-"legiadas nao tragao armas nas terras do Duque.

" Que os Desembargadores do Paço não po-" nhão Procuradores do numero nas terras do Du-" que.

"Que o Duque mande tomar residencia aos

" seus Juizes de Fóra.

" Que dous Bésteiros, que o Duque trouxer

,, em

"em casa, sejao guardados como os do monte det-

"Que o Duque possa avocar a si os seitos "de suas terras para os livrar onde quer que esti-

" ver.

"Que os Ouvidores, e Juizes de Fóra, sen-"do recusados por suspeitos, conheçao com acom-"panhados, e os recusantes depositem dinheiro con-

", forme os Julgadores del Rey.

"Que em qualquer parte do Reyno, que se "o Duque achar, havendo bandos, assuadas, ou "outras cousas semelhantes, possa apenar quaes-"quer Fidalgos, Concelhos, e pessoas, que lhe bem "parecer, e mandar chamar quaesquer Justiças da "terra, e lhe obedeçao, no que lhes mandar, co-"mo a ElRey em pessoa.

"Que possa carregar, e vender o pao de suas "terras para onde quizer, posto que seja sóra do

, Reyno.

"Que o pao das terras do Duque se nao pos-"sa tirar por seus donos sóra dellas, havendo-se ahi "mister.

" Que possa correr montarias em todas as Cou-

, tadas delRey.

"Que possa mandar guardar os lugares, onde "elle estiver, ou a Senhora D. Catharina, e pôr "pena de dinheiro, e degredo, e assim de açoutes, "e a dar à execuçao, nos que vierem de terras im-"pedidas, sem appellação, nem aggravo.

"Que

"Que os Almoxarifes, em cujo Almoxarifado "for cobrado hum conto e quinhentos mil reis de "juro, que o Duque tem, nao impidao por ne-"nhuma via a paga, sob pena de vinte cruzados, "e que os Juizes façao logo a execução.

"Que os Regatoens do Duque hajao os pri-

" vilegios dos de ElRey.

" Que dem tempo conveniente ao Procura-,, dor do Duque para apresentar os privilegios, que

" allegar.

" Que nos lugares, que o Duque manda guar-" dar, por causa dos máos ares, nao recolhao pes-" soas suspeitas, posto que tragao Provisoens del-" Rey.

"Que os Desembargadores, que sorem sos, peitos ao Duque, se nao entremetao a conhecer, de suas causas, sob pena de perderem hum mez, de seu ordenado.

"Que dem ao Duque as escrituras, que pe-

" dir da Torre do Tombo.

"Que nao cacem nas terras do Duque con-", tra a fórma das Ordenações, posto que tenhao "Alvará del Rey, com pena de vinte cruzados.

"Que possa unir as Confrarias, e Hospitaes,

, às Misericordias.

"Que nos Lugares, aonde a fiza for dada aos "Concelhos, paguem ao Duque o primeiro quar-"to dos rendimentos do anno atraz, e o segundo "do rendimento do primeiro.

"Que

"Que se levem coimas no Paul de Pailepa, "como nos outros del Rey.

"Que dem pousadas aos Caçadores do Du-"que por onde forem com seus falcoens, e açores.

"Que a Ordenação, dos que se acharem com "bestas ao redor da Corte, ou Casa da Supplica-"ção, se guarde onde o Duque estiver.

"Que possa mandar devaçar sobre pessoa "particular, sóra dos casos expressos na Ordena-

", çaő.

"Tem Aposentadoria, em qualquer parte, "que estejao, os criados do Duque, por doação "del Rey D. Manoel, e sentença, que se deu na "Aposentadoria, e se confirmou na Relação a 2 "de Setembro de 1540.



# TABOAV.

#### GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

D. Affonso, filho illegitimo del Rey D. Joan I. e de Dona Ignes Pires, Commendadeira de Santos, n. no anno de 1270. Foy Conde de Barcellos, primeiro Duque de Bragança, creado no anno de 1442. + no anno de 1461 em Dezembro.

Casou duas vezes. 1. com a Condessa D. Brites Pereira no anno de 1401, filha H. do Condeltavel Dom Nuno Alvares Pereira, Conde de Ourem, Arravolos, e Barcellos. 11. em 1420 com Dona Constança de Noronha, filha de D. Affonso, Conde de Gijon , e Noronha. + em 26 de Janeiro de 1480.

I. D. Affonso, Conde de Ourem, Marquez de Valença. Taboa XIII.

I. Dom Fernando I. Duque de Bragança, Marquez de Villa-Viçofa, + a 23 de Março de 1478. Casou com Dona Joanna de Caltro. Senhora do Cadaval, filha H. de D. Jozo de Caltro, Senhor do Cada. val, + a 14 de Fevereiro de 1479.

1. D. Isabel, casou com seu tio o Infante D. Joso, + a 26 de Outubro de 1465.

D. Fernando II. Duque de Bragança, e Gu'maraens, D. Joao, Condeltavel, feito em D. Alvaro, de quem D. Affonso, Conde Marquez de Villa-Vicola, + a z 1 de Junho de 1483. 5 de Abril de 1473, + no an-Casou a I. vez com D. Leonor de Menezes, filha de no de 1484. Casou com D. Isa- Dunue do Cadaval. Dom Pedro de Menezes, Conde de Vianna, e Villa- bel Henriques, S. G. Real, S.G. II. vez a 19 de Setembro de 1472 com D. Isabel, filha do Infante D. Fernando, + no anno de 1521 em Abril.

procede a Casa do de Faco. Taboa XI.

Dom Antonio, +

estado.

Pona Isabel, + sem D. Brites, casou com D. Pe- D. Guiomar, casou com D. dro de Menezes I. Marquez de Villa-Real.

Henrique de Menezes , Conde de Loulé.

D. Catharina, contratada para casar com D. Joao Coutinho III. Conde de Marialva . + em Arzila , no anno de 1471 antes de le receber.

D. Filippe, nasceo XIII a 6 de Julho de 1475, + moço.

D. Jayme, Duque IV. de Bragança, e Guimaraens, Marquez de Villa-Viçola, n. 1479, &cc. P. Diniz, Conde de Lemos. Dona Margarida, + me-+a 20 de Setembro de 1522. Foy jurado Herdeiro do Reyno no anno de 1408. Casou duas vezes. 1, com D. Leonor de Mendoça, an. 1503, filha de D. João de Guímão III. Duque de Medina Sidonia, + a 2 de Novembro de 1512. II. com D. Joanna de Mendoça em 1520, filha de Diogo de Mendoca, Alcaide mor de Mourao, + em 1580.

XI

I. Dom Theodosio I. Duque V. de Pragança, &c. + a 20 1. D. Isabel, + a II. D. Jayme, foy II. D. Constantino de Bragança, Vice- II. D. Fulgencio, D. II. D. Theotonio de II. Dona Joanna, + D. Eugenia, ca- II. D. Maria, Frei- II. D. Vicencia, Abde Setembro de 1563. Casou duas vezes. I. com D. Isabel 16 de Setembro de Clerigo, + moço, Rey da India, Camereiro mor del Rey Prior de Guimaraens, Bragança, Arcebispo a 18 de Outubro de sou com Fran- ra no Mosteiro das badella do Monte.ro de Lancastro, + a 24 de Agosto de 1558, filha de seu rio 1576. Casov com teve bastarda N... D. Jozó III. + a 14 de Juiho de 1575. Commendatorio de S. de Evora, nasceo a 2 1588. Casou com cisco de Mello, Chagas de Villa-Vi- das Chagas de Villa-Vi-D. Diniz, Conde de Lemos. II. com Dona Brites de Lan- o Infante D. Du- Freira em Villa- Casou com D. Maria de Mello, filha de Salvador de Travanca de Agosto de 1530, Dom Bernardino de II. Marquez de cofa, e se chamou Vicosa, onde se chacastro, filha de D. Luiz de Lancastro, Commendador môr arte, Duque de Viçosa. de Aviz, + 2 12 de Junho de 1622.

Dom Rodrigo de Mello, Marquez de da Ordem de S. Ben- + a 29 de Julho de Cardenas, Marquez Ferreira. Ferreira, + a 30 de Março de 1605. to , + a 7 de Janeiro 1602 com opiniao de Elche, + a 2 de S.G.

de 1 482.

de Santo.

Agosto de 1557.

de 1586.

Sor Maria das Cha- mou Sor Vicencia do gas, + a 6 de Junho Espirito Santo . + a 23 de Jun. de 1603.

I. Dom Joad I. Duque VI. de Bragança, e I. de Barcellos, Con- 11. D. Jayme, Comendador de II. Dona Habel, casou destavel de Portugal, Cavalleiro do Tusao, 4 a 22 de Fevereiro Moreiras na Ordem de Christo, de 1583. Cason com D. Catharina, filha do Infanie Dom Duarte, + a 4 de Anosto de 1578 na nasceo a 18 de Janeiro de 1540, + a 15 de Novembro de 1614. batalha de Alcacere em Africa. minha.

Tom.VI.

com D. Miguel de Menezes I. Duque de CaDom Francisco de Bragança, illegirimo, Reforma for da Dona Angelica de Bragan-Universitade de Coimbra, Commissario Geral da Cruzada, do Conselho de Estado, nomeado Patriarcha do Brafil, + no anno de 1634.

ça, Abbadella do Molteiro das Chagas de Villa-Vicola.

XVI

D. Theodofio II. Duque VII. de Bragança, Con- D. Maria, naf. D. Serefina, nafeeo a destavel de Portugal, &cc. nasceo a 28 de Abril de ceo a 27 de Ja-1568, + 220 de Novembro de 1630. Casou a neiro de 1565, 17 de Junho de 1603 com D. Anna de Velasco, + donzella a filha de D. Joao de Velasco, Duque de Frias, + a 30 de Abril de 7 de Novembro de 1607.

1502.

20 de Mayo de 1566. Calou com Dom Joao Fernandes Pacheco , Duque, de Escalona, + 26 de Jan. de 1604.

Dom Duarte, Marquez de Frecilha. Taboa VII.

D. Alevandre, nasceo a 17 de D. Querubina, nas- Dona Angelica, nas-Setembro de 1570. Foy Dom ceo a 11 de Março Prior de Guimaraens, Arcebisso de Evora, Inquisidor Geral, + a 11 de Setembro Março de 1580.

de 1572, + na flor di idade a 11 de ceo a 8 de Junho de 1573, + na flor da idade a o de Outubro de 1576.

com fua irmaa Dona Angelica , nasceo a 8 de Junho de da idade a 12 de Ja-1573 , 4 no mel- neiro de 1582. mo dia.

a 13 de Novembro de 1578, + na flor

Dona Maria, gemea Dona Isabei, nasceo Dom Filippe, nasceo a 17 de Novembro de 1581. Foy Commendador de Monçarás, + fem cafar a 27 de Setembro de 16c8. Teve baftardo Dom Theodolio, que foy Frade Jeronymo.

Dom Joao, Duque de Bragança, acclamado Rey de Portugal no primeiro de Dezembro de 1640. Taboa VI.

O Infante D. Duarte, nasceo a 30 de Março de 1605, + no Castello de Milao a 3 de Sciembro de 1649.

Dona Catharina, nasceo a 6 de Abril de 1606, + de quatro annos a 18 de Fevereiro de 1610.

D. Alexandre, nasceo a 16 de Marco de 1607, + a 31 de Mayo de 1637.

Uuuu ii



# INDEX

DOS NOMES PROPRIOS, APPELLIDOS, e cousas notaveis.

O numero denota a pagina.

Breu (Antonio de) com quem toy casado, 3. D. Affonso (Infante Cardeal)

recebeo os Infantes D. Duarte, e

D. Itabel, 31.
D. Affonso V. Rey de Portugal, porque via adquirio direito para succeder no Reyno de Inglaterra, 560.

D. Agostinho Manoel, que disse delle seu parente D. Francisco Ma-

noel, 518.

Alberto (Cardeal Archiduque) com que magnificencia foy hospedado, e tratado em Villa-Viçosa pelo Duque D. Theodosio II. e que presentes the fez a Senhora D. Catharina, 325, e feg. Como recebeo no Palacio de Lisboa ao dito Duque, e com que ceremonial o tratou sempre, 332, e seg. e 668. Como foy recebido no Palacio do dito Duque, 669.

Alcaidarias môres, quantas apresentava a Casa de Bragança, 648, e

Aldobrandino (Elena) de quem foy

filha, 484.

D. Alexandre (O Senhor) quando nasceo, 289, Que familia levou para a Universidade de Coimbra, Tom. VI.

200. Quem foy seu Mestre, 201. Que dignidades teve, e quando toy provido nellas, 292. Quando tomou Ordens Sacras, e disse a primeira Missa, 202, e leguint, Foy o primeiro, que fez o juramento de exercitar bem o lugar de Inquisidor Geral, 293. Porque causa não teve o Arcebispado de Lisboa, 294. Porque motivo teve pouco tempo o lugar de Inquisidor Geral, 295. Em que dia foy lagrado Arcebispo de Evora, e quem lhe conferio o Pallio Archiepiscopal, 296. Em que obras de piedade empregou o seu devoto coração. Ibid. e feg. De que virtudes foy adornado, 297, e feg. O que disse, persuadindo-o os seus Ministros, que não desse tantas esmolas, 298. Porque razao pedio a ElRey o aliviasse do cargo de Inquisidor Geral, 300. Querendo edificar hum Mosteiro, e predizendo a fua morte, quando acabou a vida. Ibid. e 301. Aonde jaz. Ibid. Foy o que recebeo a ratificação matrimonial dos Duques D. Theodosio II. e D. Anna

de Vesasco, 399. D. Alexandre (O Senhor) de quem foy filho, quando, e por quem foy bautizado, 572. Que pretex-Uuuu iii

to tomou ElRey Filippe III. para lhe nao dar o Arcebispado de Evora, 573. Quando saleceo, e aonde jaz. Ibid.

Alexandrino. Veja-se Cardeal Alexandrino.

Alferes mor do Duque de Bragança

quem foy, 659.

Algarve (Reyno do) como foy foccorrido pelo Duque D. Theodofio II. 506.

Alianças matrimoniaes da Casa de Bragança, 635, e seg.

Altar môr da Capella Ducal de Villa-Viçosa, com que graças foy pri-

vilegiado, 218.

Alteza. Este tratamento deu ElRey Filippe II. à Senhora D. Catharina na visita, que lhe sez, 189. O mesmo tratamento lhe derao as mais das pessoas do seu tempo, 236.

Alva (O Duque de) que tratamento teve da Senhora D. Catharina na visita, que lhe sez, 191. A todos tratava por Vos. Ibid. Que disse da magnanimidade do Duque D. Theodosio II. 479.

Alvará, que regulou a successão na Casa de Bragança, 73.

Alwarás de privilegios concedidos ao Duque D. Theodosio I. 54.

D. Angelica (A Senhora) quando nasceo, e soy bautizada, 251.
Aonde jaz, e quando saleceo, 252.

D. Antonio (o Senhor) quiz preceder ao Duque D. Theodosio I. 60, e seg. Em que actos sicou precedido, 66, e seg. Pertendeo muito anciosamente o tratamento de Excellencia, o qual conseguio dos Grandes de Castella, 147. Porque motivo lho concedeo ElRey D. Sebastiao. Ibid. e 149. O Duque D. Joao I. lho disputou com grande essicacia, e sortissimas razoens, que se referem, 147, e seg. Foy precedido pelo mesmo Duque nas

Cortes del Rey D. Henrique, 179.

Antonio da Sylva e Soufa, Enviado em Suecia, com que valor rebateo a furia do Embaixador de Castella, que lhe quiz assaltar a sua casa, 628.

Appellidos. Nunca usarão delles os Senhores da Casa de Bragança,

637.

Aposentador do Duque D. Theodofio II. com que providencia accommodava todas as pessoas, que concorreraó a ver as festas do casamento do dito Duque, 401.

Arvore da ascendencia da Duqueza D. Anna de Velasco, 575.

— da Senhora D. Catharina, 269. — de D. Joao Fernandes Pacheco, Duque de Escalona, 287.

\_ da Duqueza D. Isabel de Lencas-

tre, 109.

Aveiro (Duque de) pertendendo o tratamento de Excellencia, lho nao quiz conceder ElRey Filippe II. e e porque, 173. Quando, e por quem lhe foy permittido, 176.

Ayala (D. Sancha de) Condessa de Deleitosa, quem forao seus pays,

e avos, 287.

Ayo do Duque Dom Theodosio II. quem foy, 307.

#### B

B Abia. (A Cidade da Bahia) que donativo mandou para a restauração della o Duque D. Theodosio II. 507.

Benavides (D. Josefa de ) Duqueza de Escalona, de quem foy filha, e com quem casou, e que descentencia teve, 282.

Bobadilha (Dona Luiza Bernarda de Cabrera e) de quem foy filha, e

com quem casou, 281.
Bragança (Casa de ) de que modo

cra

era servida, e que estados, e prerogativas tinha no tempo do Duque D. Theodosio II. 454, e seg. Porque causa era odiada dos Grandes de Castella, 457, e 486. Possuía a terça parte do Reyno, 634. Que allianças matrimoniaes contrahio, 635. Os filhos desta Casa nunca usarao de appellidos, 637. Porque causa, e em que tempo mudou o brazao das Armas, 638. Quantas Commendas conteria, e com que condições, 641. Que titulos, e mais Eltados polluio tambem esta Casa, 643, e seg. De que Vassallos se compunha o feu Senhorio, 645. Em quantas Ouvidorias, e Judicaturas he repartido, 648. Quantas Alcaidarias môres apresentava, 648, e feg. Por quem foy isenta da Ley Mental, 695. Que privilegios lhe forao concedidos, 696, e seg.

Breviario Romano, soube-o decor o Duque D. Theodosio II. 549.

D. Brites de Castro, quando faleceo,

D. Brites de Castro, Condessa de Lemos, de quem foy filha, e com quem casada, 109.

D. Brites de Lencastre, Duqueza de Bragança, Veja-se Lencastre.

Brito. (Christovao de) que lugar teve no serviço do Duque de Bragança, 654.

#### C

Abido da Capella Ducal de Villa-Viçosa como gratificou à alma do Duque D. Joao I. os beneficios, que lhe sez, 221.

Cabrera (D. Luiza) Marqueza de Moya, com quem caiou, e quando faleceo, 287. A sua ascendencia, Ibid. Caçadas, com que magnificencia as fazia o Duque Dom Theodofio I. 82.

Canás (Jogo de) houve-o no cafamento do Infante D. Duarte, 38. Relata-fe a grandeza, e fórma de outro, que houve no cafamento do Duque D. Theodofio II. 419, e feg.

Canella. Que respondeo o Duque D. Theodosio II. ao seu Agente sobre a venda, que lhe propunha de huma grande partida delsa, 482.

Capella Duçal de Villa-Viçosa, com que graças foy engrandecida por instancia do Duque D. Theodosio I. 95. Foy encommendado o culto della ao cuidado do Duque de Barcellos, 211. Por efficacia do Duque D. Joao I. tiverao os seus Capellaens distribuições quotidianas, 217. O Altar mor della com que validade foy privilegiado, 218. Quando teve Deao, e quem foy o primeiro. Ibid. Quem o he actualmente, 663. Quando teve Thesoureiro môr, 220. Quem o he presentemente, 664. Quando se lhe collocou o Santisfimo Sacramento, 220. Quem lhe ordenou a cantoria do Officio Divino, e Missas. Ibid. Os seus Capellaens venciao as distribuições acompanhando aos Duques, ou refidindo aonde elles affiltissem, estando prefentes aos Officios Divinos, 353. Em quanto se avaliarao os seus ornamentos, 455. Por quem forao os seus Ministros eximidos da jurisdicção Ordinaria, 499. Quem lhe quiz perturbar esta isenção, e como foy verificada, 501. Quem confeguio para os melmos Miniftros a faculdade de terem açougue, 502. Os Officios Divinos da Semana Santa fe podiao acabar nella de noite, 504. Quem lhe concedeo outra vez a graça de haver na dita Capella o Santissimo Sacramento, 514. Quem a enriqueceo agora com ornamentos preciosisismos, e outras dadivas, 665.

Cardeal Alexandrino, Legado do Papa S. Pio V. por quem foy conduzido a este Reyno, 134. Que familia trazia, e que honras lhe fez o Duque D. João I. Ibid. Com que protutão, e magnificencia foy hotpedado em Villa-Viçola, 134, e fez.

Carlos (o Archiduque.) Tratou El-Rey Filippe o calamento de huma filha sua com o Duque D. Theodosio II. por instancias da Senhora D. Catharina, 346, e seg.

Carrasa (Dona Anna) Princesa de Stigliano, de quem soy silha, 484. Que Estados tinha, e por quem soy pertendida para esposa, 485.

Cartel de dezafio em defensa de Celindaxa, de que condições consta-

va, 418.

Carvalho (D. Antonio Mendes de)
Bitpo de Elvas, em que dia conferio a primeira tonsura ao Senhor
D. Alexandre, 200.

Castidade, como soy eminente nella o Duque D. Theodosio II. 516.

Castro (Antonio de) foy Mestre do Duque D. Theodosio II. 306. Por quem foy louvado. Ibid. 3Que obra lhe dictou, e aonde existe, 324.

Castro (Fernao de) Copeiro môr do Duque de Bragança, porque razao nao quiz exercitar este cargo no serviço do Duque de Parma, 238, e seg.

Castro. Alguns Senhores deste ap-

pellido, 109

D. Catharina, Rainha de Portugal, que Carta foreveo à Senhora D. Catharina sua sobrinha, 230. D. Catharina (A Senhora) que rromelfas ine tez ElRey Filippe II. para que não feguille o gireito da juccenso da Coroa, 181. Porque causa lhe faltou a ellas, e o que mais se passou neste negocio. Ibid. e leg. Com que honras a tratou o dito Rey na visita, que lhe fez, dandolhe o tratamento de Alteza, 188, e seg. Como tratou os Grandes de Castella, e que caso lhe succedeo nelta materia com o Duque de Alva, 190. Que peução fez a ElRey Filippe II. vendo que lhe usurpava a Coroa, 197, e seg. Que determinou o dito Rey, 199. De quem foy filha, e com que ceremonial foy creada no Paço, 222, e leg. Regeitando o casamento de Filippe II. com que conftancia respondeo a quem sho propunha, 226. Em que sciencias foy infigne profesiora, e que Escritores a louvao, 227. Teve faculdade para ouvir Missa nos Coros dos Mosteiros de Religiosas, 228. E tambem para ler livros prohibidos, e ajuntou huma grande collecção de preciosissimas Reliquias, 229. Com que invectivas lhe accusarao a sua soberania, e gravidade, 231, e seg. Que tra. tamento lhe derao os Reys, e como lhe fallavao, e escreviao muitos Principes, 236, e seg. Com que expressoens escreveo a ElRey faltando em dar ao Duque seu filho o governo do Reyno, como lhe tinha infinuado, 340, e leg. Como manifestou a ElRey o pezar de se suspender o casamento do dito Duque, 348. Com que magnificencia hospedou, e com que carinho recebeo ao Duque de Parma seu sobrinho, 386. Que disse sabendo, que o Cabido de Evora tinha fechado huma Tribuna,

que fizera o Senhor D. Alexandre, 297. Que disposições sez no seu Testamento, 239, e seg. Quando, e como she soy annunciada a morte, 242. Quando saleceo, aonde jaz, e que epitasio tem, 243. Que silhos teve, 244, e seg. A sua arvore, 269.

D. Catharina (A Senhora) de quem foy filha, e por quem foy bautizada, 571. Quando faleceo, aonde jaz, e que epitafio tem. Ibid.

Cavalleiro. Foy-o infigne o Duque D. Theodosio I. e que proezas fa-

Zia , 90.

Chagas de Christo; dellas foy taó devoto o Duque D. Theodosio II. que alcançou faculdade para terem reza na Capella Ducal de Villa-Viçosa, 522.

Chancellaria, não a pagava o Du-

que de Bragança, 330.

Charidade, como a praticava o Duque D. Theodofio II. com os feus criados, 542. E tambem com os

foralteiros, 543.

D. Cherubina (A Senhora) quando nasceo, 247. Com que grandeza se lhe administrou o Sacramento do Bautismo. Ibid. e 248. Aonde, e quando saleceo. Ibid. Com que magnificencia, e para onde se trasladou o seu corpo, que se achou com prodigiosos sinaes de santidade, 248, e seg.

Cirurgiao. Que caso succedeo com hum ao Duque D. Theodosio I.

88, e feg.

Collar, que a Princeza D. Joanna deu à Senhora D. Catharina, o vinculou no seu Testamento, 240. E tambem o Duque D. Theodosio II. 520.

Commendas da Coroa, nunca as quizerao os Duques de Bragança, e porque, 195, e seg. e 670.

Commendas da Casa de Bragança,

como forao multiplicadas pelo Duque D. Theodosio I. e quaes erigio de novo, 67, e seg. Quantas, e com que condições erao conferidas pelos Duques, 641. Referemse os nomes, e a situação das ditas Commendas, 649, e seg. () rendimento das que vagavão foy applicado por certo tempo para refarcir as despezas do resgate do Duque de Barcellos, e seus criados, 170. Dos frutos, das que estavao vagas, concedeo o Papa Urbano VIII. cincoenta mil escudos de ouro 20 Duque D. Theodosio II. 513.

Commendadores, providos pelos Duques de Bragança, que pena tinha faltando ao seu serviço, 216.

Conde (Villa do) com que declarações foy dada ao Duque D. Theo-

dosio II. 383, e seg.

Condestavel do Reyno, sempre jura a homenagem descoberto, e em ultimo lugar, 11. Este grande cargo soy dado ao Duque Dom Theodosio II. em duas vidas mais, 382.

Condestaveis. Catalogo Chronologico de quantos tem havido neste

Reyno, 676, e feg.

Confessionario. Breve assim chamado, que graças continha, 515.

Confessor do Duque D. Theodosio II. retirou-se desta occupação, 480.

D. Constantino (O Senhor) foy conductor do Cardeal Alexandrino,

Constantino (Manoel) imprimio huma poesia à morte da Senhora D. Serafina, 280.

Copla, que se fez ao casamento da Senhora D. Serasina, 193.

Corregedores das Comarcas, não tem fallario das refidencias, que tirão aos Ministros do Estado de Bragança, 54. Cortes, que fez ElRey D. Filippe III. quem foy o primeiro que ju-

rou nellas, 474.

Criado do Duque D. João I. que recado deu a Senhora D. Catharina em nome do dito Duque, 130.

Criados do Duque D. Theodosio II. porque causa largarao o seu servi-

50, 482.

Cueva (D. Isidro de la) e Henriques, Marquez de Bedmar, e Assentar, que lugares teve, e com

quem caiou, 283.

Cueva (D. Maria de la) Condessa de Urenha, de quem soy silha, com quem casou, e que descendencia teve, 575. D. Beltran de la Cueva, Duque de Albuquerque, sua morte, e successa. Ibid.

#### D

**2** Ar alworada aos Reys, que coufa era, 695. Tambem a davaó ao Duque de Bragança. Ibio.

Deao da Capella Ducal de Villa-Viçoia, quando toy creado, e quem toy o primeiro, 218. Exercitava nas funções publicas dos Duques de Bragança as obrigações do Capellao môr dos Reys, 219.

Dias (Fr. Francisco) foy Confessor da Senhora D. Serafina, 279.

Dilection, termo, com que foy tratado no Imperio o Infante D. Duarte, 587.

D. Diniz, Infante de Portugal, foy affilhado do Duque D. Theodosio

1. 50.

D. Diniz de Lencastre, porque razao precedeo ao Condettavel D. Affon-

10, 154.

D. Diogo de Soula, como votou nas pertenções, que a Senhora D. Catharina expoz a ElRey Filippe II. 200.

Discursos, que se fizera do casamento do Duque Dom Joao I. quaes fora o, 118, e seg.

Disputa, que tiverao os Grandes de Inglaterra tobre o herdeiro daquelle Reyno, que esfeito produzio,

558.

D. Duarte (O Infante) com quem toy cafado, 12. Com que grandeza se celebrarao estas vodas, e que festas houve, 14, e seg. 17, e seg. Deu agua às máos a Elkey D. Joao III. seu irmão no dia do

banquete, 32.

D. Duarte (() Infante) quando nasceo, 577. Com que magnificencia lhe foy conferido o Sacramento do Bautismo. Ibid. Que Senhorios, e rendas teve, 578. Quem toy seu Mestre, 579. Fropoemse as causas, que houve para a desconfiança, que teve com seu irmao, 579, e seg. Quando, e com que comitiva fahio do Reyno para o Imperio, 580, e feg. Porque cauta não tallou a ElRey Ca. tholico, nem ao Valido, 581, e feg. Foy hospedado com grande carinho pela Archiduqueza Claudia de Medices, 583. Que diligencias fez para que o Emperador lhe désse tratamento correspondente à sua grandeza, 584. O qual lhe foy concedido a pezar dos Hespanhoes, 585. Com que magnificencia toy conduzido à presença do Emperador, e com que benignidade toy recebido, 586. Resoluto air militar, fez huma jornada arriscadissima por causa da peste, e das emboscadas dos inimigos, 588, e feg. Com que formalidade toy conduzido à presença delRey de Hungria, e como o tratou, 590. Porque causa voltou para Vienna, aonde logrou especiaes attenções dos Emperadores, 501. e feg.

De que erudição, e virtudes foy adornado, 504. Que póstos militares teve, e em que occasioens se achou, 595, e seg. Porque causa voltou a este Reyno, e com que valor se defendeo de duas naos de Mouros, que o atacarao na barra de Lisboa, 599, e seg. Como foy recebido dos Duques de Bragança, e porque respeito não deu attenção aos meyos, que le lhe apontavao para fucceder no throno deste Reyno, 601, e ieg. Porque motivo pertenderao os Miniltros de Helpanha, que o Emperador o prendelle, no que elle não quiz por então confentir, 603, e leg. Com que malicia toy pre-20, e com que insolencia o tratarao, e à sua familia, 610, e leg. Para onde o mandaraó clausurar, 615. Com que efficacia escreveo ao Emperador representandolhe os delacatos, que lhe faziao, 617, e feg. Porque preço foy vendido, e quem negociou este infame tratado, 619. Que disse quando o conduzirao para o Castello de Milao, 620. Que recado mandou ao Emperador pelo seu Commissario, 621. Com que tyrannias o tratarao na prizao, 622, e seg. Que diligencias se fizerao para a recuperação da sua liberdade, 626, e feg. Quando faleceo, 628. Refere-se o seu caracter, 630.

D. Duarte (O Senhor) lançou agua às mãos delRey D. Sebastiao no dia do banquete das vodas do Duque D. João I. 128. Precedeo em tudo ao Senhor D. Antonio até no tratamento de Excellencia, 154,

e 160.

D. Duarte de Castellobranco, Meirinho môr do Reyno, como votou no requerimento da Senhora D. Catharina, 199, e seg.

Tom.VI.

Duque. Esta dignidade da precedencia a todos os mais Senhores, que a nao tem, 157.

Duque de Aveiro, porque razao precedia aos tios do Duque de Bragança, 157. Quando gozou do tratamento de Excellencia, e quem lho concedeo, 176.

Duques de Bragança, beijavao sómente a mao aos Reys, e Principes herdeiros, 471. Com que grandeza servirao aos Reys nas Campanhas do seu tempo, 646, e seg.

#### E

Eça (D. Fernando de) servio na Casa de Bragança, e que em-

pregos leve, 654.

Ecclesiasticas (Pessoas) occupava-as no seu serviço o Duque D. Theodosio II. ainda que tivessem Beneficios de residencia, 353, e seg. Edital, que mandou sixar o Duque D. Theodosio II. que continha,

Eliche (Marquez de ) com quem foy casado, e que fortuna teve,

480

Enfermarias. Mandou-as fazer em Villa-Viçosa o Duque D. Theodosso I. para os seus criados, e outros doentes, 89.

Escalona. (Duque de) Veja-se Pa-

checo.

Esterilidade, com que servor a remediou o Duque D. Theodosio I.

920

Excellencia. Este tratamento foy concedido ao Senhor D. Duarte, primeiro, que alguem o gozasse, 147. O Senhor D. Antonio o pertendeo com grande essicacia, e em Castella lho derač. Ibid. Porque motivo lho concedeo ElRey D. Sebastiao. Ibid. Foy antigamente

proprio dos filhos legítimos dos Infantes, 149. O mesmo Rey o permittio ao Duque Dom Joao I. 162. ElRey D. Henrique ordenou, que se désse ao dito Duque o referido tratamento, 171. El-Rey D. Filippe II. o concedeo aos Duques de Bragança. Ibid. e 172. Nunca o quiz conceder ao de Aveiro, nem permittio, que o tivesse o Duque de Barcellos, 173. Quando desfrutou este tratamento o Duque de Aveiro, 176.

Excellencias da Casa de Bragança,

633, e leg.

#### F

Om Fernando III. Emperador de Alemanha, estando resoluto a naó prender o Infante D. Duarte, deu ultimamente licença para que se fizesse a reserida iniquidade, 610. Porque preço o vendeo aos Castelhanos, 619.

D. Fernando de Vasconcellos e Menezes, Arcebispo de Lisboa, velou os Infantes D. Duarre, e D. Isabel,

2 1.

Festas, que houve no casamento do Duque D. Theodosio II. quaes so-

100,407, e feg.

Fidalgos, que servirao ao Duque D. Theodosio I. quaes sorao, 81.

Fidalgos, que acompanharao ao Duque D. Theodosio II. na jornada de Africa, quaes forao, 308, e seg. Quantos conduzirao o mesmo Duque ao Palacio de Lisboa, 336, e seg. Quaes erao os que o acompanharao quando soy esperar a Estrey Filippe III. e que estado levavao, 462, e seg.

Figueiroa (D. Maria de ) Condessa de Oropeza, a sua ascendencia,

287.

D. Filippe II. (ElRev) ordenou. que se desse o tratamento de Excellencia aos Duques de Bragança, 171, e seg. O que respondeo à Senhora D. Catharina, que pertendeo o mesmo tratamento para o Duque de Barcellos, 173. Nunca o quiz conceder ao Duque de Aveiro. Ibid. Nem o permittio a nenhum Grande dos Revnos de Castella, como se vê na sua Pragmatica, 175. Que partidos, e promessas fez à Senhora D. Catharina para que desittisse da pertenção da Coroa, e como lhe faltou a ellas, 181. Apoderando-se violentamente deste Reyno, quando entrou nelle, 187. Que honras fez ao Duque D. Joao, e o que passou na visita, que fez à Senhora D. Catharina, dandolhe o tratamento de Alteza, 188, e seg. Que determinou ElRey àcerca do requerimento, que lhe fez a Senhora D. Catharina, 199, e seg. Porque causa não communicou o dito requerimento a outros Ministros . 202. Que lhe aconselhou neste particular hum Ministro, cujo voto se refere, 204. Que merces fez à Casa da Bragança estando de caminho para Cattella, 208. Em que esperanças mais a poz, 209. Como comutou huma, que lhe tinha feito, 329. Conjectura-se o motivo, porque não quiz, que o Duque D. Theodosio II. governasse este Reyno, 340. Quando faleceo, 363.

D. Filippe III. (ElRey) com quem foy casado, 364. Com quem quiz casar ao Duque D. Theodosio II. Ibid. Com que ressoa lhe effeituou a dita alliança, 370. Que dote deu à esposa, 377, e seg. Que merces sez à Casa de Bragança, 383, e seg. Com que expres-

foens mandou ao dito Duque os pezames da morte de sua máy, 451. Que honras fez em Elvas aos Duques de Bragança, e Barcellos, 469, e seg. Que offerecimento tez ao Duque D. Theodosio II. 478. Quando taleceo,

479.

D. Filippe (o Senhor) quando nasceo, e com que apparato lhe foy administrado o Sacramento do Bautismo, 253. Como, e por quem lhe foy conferido o habito da Urdem de Christo, 255. Com que motivo foy a Caftella, e que ceremonial se praticou com elle, 256. Com que modo, e benevolencia the tallou Elkey, 259. Que honras lhe fez, e o Principe nos divertimentos de Touros, e caçadas, com que o recreavão, 260, e seg. Despedido da Corte, que digressoens fez, 262. Que Commendas teve, e que merces pedio para elle a ElRey a Senhora D. Catharina, 263, e leg. Com quem esteve ajultado o leu casamento, 264. Quando faleceo, e aonde 122, 265. Que disposições fez no seu l'estamento, 266. Foy muito affeicoado à Religiao da Companhia, Ibid.

Francisco de Christo, attestou a salvação da alma da Senhora D. Se-

rafina, 279, e seg.

D. Francisco Manoel, que Obra escreveo, e aonde se conserva M. S. 562.

Franqueza (D. Pedro) porque caufa recebeo huma grande merce do Duque D. Theodosio II. 491.

Fronteiro môr das Provincias do Minho, e Traz os Montes, foy o Duque D. Theodosio I. 41.

G

Galaran (Victorio) com que magnificencia tratou ao Infante D. Duarte, 591.

Gatta (Fr. Francisco da ) segurou a salvação da alma do Duque D.

Theodosio 1. 101.

Giron (D. Affonto Telles) de quem foy filho, e que descendencia te-

ve, 287.

Giron (D. Maria) Duqueza de Frias, quando nasceo, e de quem soy silha, 575. D. Pedro Giron, Mestre de Calatrava, quando saleceo, com quem soy casado, e que des-

cendencia teve, 575.

Governadores do Reyno, póstos por ElRey D. Filippe 11. quem foraó, 338. Com que formalidade receberaó ao Duque D. Theodosio II. 339. Tinhao ordem para naó innovarem nada com o dito Duque, e queixando-se este, de que o naó cumpriaó assim, que satisfação lhe deu ElRey, 507, e seg.

Governadores do Reyno, em que occasioens os houve, e quem forao,

34.2 , e feg.

Grandes de Castella, como forao tratados pelo Duque D. Theodosio II. 465. Não se cobrião na prefença do Emperador, 585.

Gregorio XIII. que graças concedeo à Capella Ducal de Villa-Víçosa,

217, e feg.

Guarda (Soldado da) porque cauía quiz matar ao Duque D. Theodofio II. e com que retolução fe portou neste lance, 474.

Guimaraens (Ducado de ) quando, e com que declarações foy dado ao Duque D. Joaó II. 458.

Gusmao (D. Maria de) Marqueza de Eliche, de quem foy filha, e com quem casada, 480.

XXXX ii Gusa

Gusmao (D. Affonso de ) I. Duque de Medina Sidonia, quando faleceo, e com quem foy casado, 269. Que descendencia teve. Ibid. De quem foy filho, 575.

TEnrique (ElRey D.) mandou I se désse o tratamento de Excellencia ao Duque de Bra-

gança, 171.

Henriques (D. Pedro) Conde de Trastamara, com quem casou, e quando faleceo, 109. D. Aldonça Henriques de quem foy filha, e com quem casada. Ibid. D. Fradique Henriques, Almirante de Castella, quando faleceo, e com quem casou, 109.

Henriques (D. Joanna) Duqueza de Escalona, quando faleceo, 287. Quem forao seus pays, e

avós. Ibid.

Homem incognito, que vinha fallar de noite ao Duque D. Theodosio II. discorre-se quem seria, 553.

Om Fayme (O Senhor) foy infigne Cavalleiro, 36. Acompanhou até à Raya com o Duque seu irmao a Princeza D. Joanna, 59.

D. Jayme (O Senhor) de quem foy filho, e aonde faleceo, 108. Igualdade; como a praticou comos feus criados o Duque D. Theodo-

fio H. 541.

Infantes de Portugal, tratavão aos Duques de Bragança da mesma forte, que os seus filhos legitimos,

Inglaterra. Porque linha pertencia a

successão neste Reyno ao Duque D. Theodosio II. 559, e seg. Inscripções gravadas em pedras Ro-

manas, que o Duque D. Theodosio I. mandou conservar, aonde permanecem, e quaes erao, 78, e leg.

D. Joanna, Princeza de Portugal, por quem foy conduzida até à Raya, e com que grandeza, e ceremonias se sez esta função, 55,

e leg.

D. Joao III. Rey de Portugal, mandou dar os pezames, e visitou ao Duque D. Theodosio I. pela occasiao da morte de seu pay, 4. Affistio no Palacio do mesmo Duque ao casamento do Infante D. Duarte, e às festas, que houve na dita occasiao, 17, e seg. Ajustou o casamento do dito Duque, e com que grandeza lhe dotou a esposa, 43, e seg. Que honras lhe fez na occasiao do seu recebi-

mento, 45, e leg.

D. Joao IV. Rey de Portugal, como accrescentou o Morgado da Cruz, 362. Sendo Duque de Barcellos foy o primeiro, que jurou nas Cortes, 474. Com que valor se portou no castigo de huma infolencia, que lhe faziao os Soldados da Guarda Real, 479. Que caula teve para desconfiar do Duque seu pay, 483. Correspondia. fe com o Conde Duque com eftylo igual, 487. Deu Estatutos ao Collegio dos Reys de Villa-Vicosa, 519. Com que efficacia diligenciou a liberdade do Infante D. Duarte seu irmao, 626. Com que demonstrações fez publico o sentimento da sua morte, 631. Quando ordenou, que a Casa de Bragança em nenhum tempo se unisse à Coroa, 642.

D. João I. Duque de Bragança, de

quem

quem foy filho, e quando se conjectura foy o seu nascimento, 117. Com quem casou, e que discursos se fizerao àcerca delta alliança, 118, e seg. Antes de se effeituar o calamento, o fez ElRev D. Sebastiao Duque de Barcellos, e lhe fez merce de outro titulo Ducal para o filho, que nascesse do tal matrimonio, 121, e seg. Que contrato houve nelte casamento. 123, e seg. Quando se celebrarao as vodas, 126, e feg. e 221. Com que formalidade, e grandeza le celebrarao, 127, e seg. Que motivos tiverao os esposos para nao viverem muito conformes, e unidos, 129. Que tratamento lhe deu em huma Carta o Cardeal Alexandrino, 132. Que honras lhe fez o Duque, e com que pompa o hospedou em Villa-Viçosa, 134, e seg. O que agradecendo ElRey, lhe participou os negocios, a que viera o Legado, querendo ouvir o seu parecer, o qual lhe enviou por escrito, 136, e seguint, Que graças lhe concedeo o Papa S. Pio V. 139. Com que grandeza hospedou a ElRey D. Sebastiao. e mais Senhores, que o acompanhavao, 141, e seg. Que merces recebeo do dito Rey para facilmente o acompanhar na jornada de Africa, e que gente levou à fua culta, 145. Com que motivo, e razoens, que se referem, disputou ao Senhor D. Antonio o tratamento de Excellencia, que lhe concedeo ElRey D. Sebastiao, 147, e seg. Elte mesmo tratamento gozava ja o Duque por permissao do dito Rey, e quando the foy concedido, 162. Esperando em Estremoz ao dito Rev. quando voltava de Guadalupe. o recebeo com muito agrado, 164,

Com que motivos se eximio de votar na expedição da jornada de Africa, que o dito Rey lhe mandou propor, 165, e seg. Porque causa naó acompanhou a ElRey D. Sebaltiao na dita jornada, mas mandou o Duque seu filho, 168, e seg. Servio ao dito Rey com dinheiro para elta jornada, 311. Como retarcio as despezas desta jornada, e resgate do Duque de Barcellos, e criados, 170. Teve o tratamento de Excellencia por ordem delRey Dom Henrique, e presume-ie, que já lhe tinha sido concedido por ElRey D. Sebastiao, 171, e seg. Precedeo no auto das Cortes del Rey D. Henrique ao Senhor D. Antonio, 179. Que partidos, e promessas lhe fez ElRey D. Filippe II. para que desistisse da pertenção da Coroa, 181. Porque causa faltou a ellas, e que mais le passou neste negocio. Ibid. e feg. Os melhores Authores efcreverao, que o dito Duque fora violentamente expulso da successão da Coroa, 185. Que honras lhe fez ElRey D. Filippe II. quando o foy esperar a Elvas, 188. Jurou em primeiro lugar nas Cortes de Thomar não obstante ser Condestavel, e porque, 194. Nesta mesma Villa lhe lançou o dito Rey o Tusao de ouro, e com que distinção o tratou. Ibid. Foy o Duque D. Josó I. o unico entre os Senhores da Casa de Bragança, que até o seu tempo teve Ordem de Cavallaria Militar, e porque, 195. Que dispoz no seu Testamento, 210. Quando faleceo, aonde jaz, e que Epitafio tem, 213. Quem foy o feu Mestre. Ibid. e 2 14. De que partes, e virtudes foy adornado, 214, e feg. Com que caso se justifica a sua falvação, 215. Foy grande bemfeitor da Companhia de Jesus, promovendo as sundações das suas Casas. Ibid. Foy peritissimo nas ceremonias Ecclesiasticas, e com que graças exaltou a sua Capella Ducal, 217, e seg. Ordenou o canto do Officio Divino, e Missas, que nella se celebravão, 220. Que silhos teve, 244, e seg. A sua empreza, 267.

Joan Gomes da Sylva, como votou no requerimento da Senhora Dona

Catharina, 200, e seg.

D. Joao da Sylva, Conde de Portalegre, que parecer deu sobre a meima materia, 202.

D. Jorge de Almeida, Arcebispo de Lisboa, como votou no requerimento da Senhora D. Catharina, 200.

D. Jorge de Ataide, Bispo de Viseu, que parecer deu na mesma materia, 201. He convencida a ignorancia, que teve nelle. Ibid.

Jornada, que o Duque D. Theodofio II. tez a Elvas para visitar a ElRey Filippe III. por quem foy descrita, 472. E a que fez a Litboa para affittir nas Cortes, como foy festejada, e por quem referida, 473.

Santa Ifabel, Rainha de Portugal, que devoção fazia no feu dia o Duque D. Theodofio II. 550. Na Capella Ducal de Villa-Viçofa fe celebrava o feu Officio com Oita-

vario. Ibid.

D. Isabel (A Senhora) quando nasceo, morreo, e aonde jaz, 252,

e far

D. Isabel (A Senhora) Duqueza de Caminha, de quem foy filha, e com quem casou, 111. Que dote teve, 112. Quando faleceo, 113. Que disposições fez dos seus bens, aonde jaz, e que Epitasio

tem. Ibid. e feg. Convence-se hum erro do seu Epitasio, 115.

D. Isabel de Lencastre (A Senhora)
Duqueza de Bragança, de quem
foy filha, 42, e 109. Porque
causa se não agradava muito della o Duque seu esposo, 42, e
seg. Que dote teve, e quem sho
fez, 43. Quando faleceo, 69,
e 102. Quando foy trasladado o
seu corpo para Villa-Viçosa, 102.
Fundou o Mosteiro da Esperança
de Villa-Viçosa, do qual se referem os principios. Ibid. Aonde
jaz, e que descendencia teve,
106. A sua Arvore, 109.

Isenção do Duque D. Theodosio II. como soy applaudida, 478.

Justas, que houve na occasiao do casamento do Intante D. Duarte, com que formalidade, e que pessoas as fizerao, 34, e seg.

### L

L Avanha (Miguel de ) foy o Agente, que o Duque Dom Theodofio II. tinha em Roma, 354.

Lencastre. Veja-se D. Isabel de Len-

castre.

de Bragança, de quem foy filha, e que dote teve, 70. Quando cafou, e faleceo, 106. Que dispoz no seu Testamento, aonde jaz, e que filhos teve, 107, e seg.

Livraria do Duque D. Theodosio I. foy vinculada em Morgado, e com

que clausulas, 85.

Lucena (Affonto de) que lugares teve, 363, e 452. Foy parcial dos interesses desRey D. Filippe II. Ibid. Que Morgado instituso, e que obrigações tinha, 453. Quem o possue hoje, 454. Seu filho Francisco de Lucena, que lugares teve, e como acabou a vida, 453.

D. Luiz de Salazar e Castro, porque razaó naó he convencido pelo Author acerca do direito, que ideou à Casa de Parma para a successão deste Reyno, 186. Com o mesmo capricho assirmou, que o throno de Inglaterra pertencia àquella Casa, 558. Convence-se hum erro seu acerca dos appellidos, que ideou aos Senhores da Casa de Bragança, 637.

### M

Machuca (João Fernandes) que empregos teve, além de ser Mettre do Duque D. João I.

214.

Mamposteiros dos Cativos, e da Trindade nas terras do Estado de Bragança, não forao isentos dos cargos do Conselho, 369.

Manoel (D. Christovao) que lugares teve, e os seus descendentes,

658, e feg.

D. Maria (A Senhora) quando nasceo, e com quem esteve esposada, 244. Destinou-se o seu casamento com o Principe D. Diogo, com EsRey D. Filippe II. e com o Principe seu filho, e todos sem esfecto, 245. Com que actos de piedade saleceo, e quando, 246. Aonde jaz, e que Epitasio tem, 247.

Fr. Martinho, com que circunstancias profetizou a morte da Senho-

ra D. Catharina, 242.

D. Martinho de Portugal, Arcebifpo do Funchal, recebeo os Duques D. Theodofio I. e D. Isabel, de Lencastre, 46.

Martyres do Japao, forao muito venerados pelo Duque D. Theodosio

II. 550.

Mattos (Fernao de) que lugares teve, e de quem foy irmao, 452. Medices (Maria de) Rainha de França, foy pertendida para esposa do

Duque D. Theodosio II. 364.

Mello (D. Francisco de) de quem
foy filho, 486. Foy o instrumento da correspondencia, que o Duque de Barcellos teve com o Conde Duque, 487. Com que ardor,
e vingança pertendeo, que o Emperador prendesse o Insante Dom
Duarte, 603. Com que malicia
urdio a dita prizaó, 610. Porque
causa foy feito Governador de
Flandes, 616.

Mello (D. Gomes de) que lugares

teve, 657.

Mendoça (D. Joanna de) Duqueza de Bragança, foy muito estimada pelo Duque D. Theodosio I. 6, e seg.

Menezes (D. Miguel Luiz de) Duque de Caminha, de que terras foy Senhor, e com quem casou,

IIZ.

Mesa do Duque Dom Theodosio I. além de grandiosa, que estylo se praticava nella, 94. Com que ceremonial era servida a do Duque D. Theodosio II. 412. e seg.

D. Miguel de Castro, Arcebispo de Lisboa, nao quiz dimittir esta Igreja, offerecendolhe ElRey a de Evora, para accommodar naquella ao Senhor D. Alexandre, 294.

Milicia. Foylhe muito inclinado o Duque D. Theodofio I. 90, e feg. Ministros da Capella Ducal de Villa-

Viçosa tinhao ascenso às Conezias, e mais Dignidades, 221.

Miranda (Henrique Henriques de) de quem foy filho, e que lugares teve no serviço da Casa de Bragança, 656.

Missa. Ouvilla nas Capellas mayo-

res das Igrejas, e nos Córos dos Religiolos, fó se concedia antigamente a pessoas de altissima qualidade, 228.

Monroy (D. Brites de) e Ayala, Condessa de Deleitosa, de quem

foy filha, 287.

Morgado, que instituio a Senhora D. Catharina, de que bens constava, e como o dispoz, e confirmou ElRey D. Joao IV. e seu filho El-Rey D. Affonso VI. 240.

Morgado, que instituío o Duque D. Theodosio I. de que bens constava, 40. Quem chamou para suc-

ceder nelle, 100.

Morgado da Cruz, por quem foy instituido, 358. De que bens constava, e com que declarações, e obrigações foy fundado. Ibid. e seg. Por quem foy augmentado, 362. Unio-selhe o que instituio Affonso de Lucena, e já se desannexou, 453.

Mosteiro das Religiosas da Esperança de Villa-Viçosa, que principios teve, 102, e seg. Por quem

foy fundado, 103.

Mosteiros, que fundou o Duque D. Theodosio I. quaes forao, 94.

Moura (D. Christovao de) porque causa o quizerao matar, o que nao consentio o Duque D. Joao I. 214.

Moura (D. Manoel de) Marquez de Castello Rodrigo, perseguio muito ao Infante D. Duarte, 616. Que iniquidade mandou fazer a hum Official Militar, 617. Porque preço ajustou a venda do dito Infante, e para onde o sez conduzir, 619, e seg.

Multas; as que se faziao aos Ministros da Capella Ducal de Villa-Vicosa, erao applicadas para a sa-

brica della, 220.

Musica. Que causa teve o Duque

D. Theodosio II. para a aprender 520, e seg.

#### N

Mavarro (O Doutor Agostinho) foy hum dos principaes instrumentos da prizaó do Infante D. Duarte, 610. Com que iniquidade lhe intimou a ordem da prizaó, conduzindo-o ao Castello de Milaó, 620. Com que tyrannias o tratava, e de que modo as referio a D. Francisco de Mello, 622, e seg.

Niza (Marquez de ) intentou livrar ao Infante D. Duarte na passagem, que fez para Milao, 621.

Nobreza; tambem foy conferida pelos Duques de Bragança, e em

que graos, 640.

Noronha (D. Affonso de) que lugares teve no Reyno, e na Casa

de Bragança, 657.

Noronha (D. Fernando de) Conde de Linhares, quiz renunciar a sua Casa, e Titulo no Senhor D. Fi-

lippe , 265.

Noronha (D. Ignez de) com quem casou, e que descendencia tem, 226. Propondo à Senhora D. Catharina por ordem delRey D. Filippe II. o desejo, que tinha de casar com ella, que lhe respondeo a dita Senhora, 226.

Noronha (D. Luiz de) que lugares teve, e os seus descendentes, e

quando faleceo, 658.

Noronha (D. Maria de ) de quem foy filha, e com quem fe tratou o seu casamento, 264.

0

P

Ccupações, que os Duques de Bragança tiverao no serviço dos Reys, quaes forao, e com que magnificencia as executavao, 646, e 685.

Official da Guarda delRey D. Filippe III. como foy moderado para deixar ficar os cavallos dos Duques de Bragança, e Barcellos, no lugar, em que se tinhaó apeado, 460.

Officiaes da Casa dos Duques de Bragança, que lugar tinhao no Palacio Real, 651. Referemse os mais illuttres, 652, e seg.

Officiaes da Cata do Duque D. Theodofio I. quem foraó, e que occupações tiveraó, 81.

Officio Divino, com que circunstancias o rezava o Duque D. Theodosio I. 93.

Onhate (Conde de) oppondo-se fortemente ao tratamento, que pertendia o Infante D. Duarte, com que formalidade o sez conduzir à audiencia do Emperador, 586.

Oforio (D. Catharina de Moscoso)
Duqueza de Escalona, quando faleceo, 284. De quem soy silha,
e que descendencia teve. Ibid.

Oforio (D. Rodrigo de Castro) com quem soy casado, e quem sorao seus pays, 109. D. Alvaro Osorio, primeiro Conde de Lemos, quando saleceo, e com quem casou, 109. D. Alvaro Pires Osorio, Marquez de Astorga, quando saleceo, e com quem soy casado, 109.

Ouvidorias da Casa de Bragança, quantas são, e que judicaturas comprehendem, 648. P Aço de Villa-Viçofa, com que grandeza se adornou na occasiao do casamento do Duque D.
Theodosio II. 440, e seg. Com que circunstancias se reformou na occasiao dos casamentos dos Principes do Brasil, e Asturias, 643.
Com que formalidade, e grandeza soy servido, 651.

Pacheco (D. João Fernandes ) Duque de Escalona, com quem cafou, 272. Quando faleceo, 279. Que filhos teve, 280. A sua Arvore, 287. D. Diogo Lopes Pacheco, que lugares teve, e quando falecco, 281. Quantas vezes, e com quem foy calado, e que descendencia teve. Ibid. e seg. D. João Fernandes Pacheco, que lugares teve, e quando faleceo, 282. Com quem casou, e que successão teve. Ibid. D. Marciano Joseph Pacheco, Marque de Moya, quando nasceo, e com quem casou, 282, e seg. D. Mercurio Lopes Pacheco, quando nasceo, e com quem casou, 283, e seg. Dom André Pacheco, Conde de Oropeza, quando nasceo, com quem casou, e que descendencia tem, 284, e seg.

Paciencia. Como foy infigne nesta virtude o Duque D. Theodosio II. sofrendo injurias dos seus criados, 538.

Padrinhos de alguns Principes Portuguezes foras os Duques de Bragança, 686.

Parcimonia, de que foy adornado o Duque D. Theodosio II. qual foy,

Parma (O Duque de) Raynuncio, com que magnificencia foy hofpedado pelo Duque Dom Théo-Yyyy dofio

Tom. VI.

dosio II. seu primo, 386. e seg. S. Paulo (Os Religiosos de) primeiro teremita; delles soy Protector o Duque D. Theodosio II. e de que modo mostrarao a sua gratificação, 505.

Dom Pedro Alvares Pereira, com quem foy calado, e que lugares

teve, 263.

Penalva (Condessa de) quem foy,

Pereira (Gonçalo) o das Armas, com quem foy casado, 672.

Pereira (Fernao) que lugares teve no serviço dos Duques de Bragança, e que Senhorios possuío, 671. Seu filho Henrique Pereira, 672.

Pereira (Fernaó Kodrigues) o Paffaro, que lugares teve, 653. Que disse da sua fidelidade ElRey D. Joao II. Ibid.

Petigao, que fez a Senhora D. Catharina a ElRey D. Filippe II. que continha, 197, e feg. Que refolveo o dito Rey, 199.

Piedade; qual foy a com que o Duque D. Theodofio II. tratava aos Religiosos, e Sacerdotes Secula-

res, 551, e seg.

Pina (Fr. Joaó de ) foy Confessor do mesmo Duque, 480. Porque causa se despedio desta occupação. Ibid.

Pinheiro (D. Antonio) foy grande bemfeitor da Companhia de Jesus,

215.

Pinto (Ruy Vaz) que lugar teve no serviço da Casa de Bragança, e seus descendentes, 656.

Pinto. Fidalgos delte appellido, que ferviraó a Casa de Bragança, 659. S. Pio V. que graças, e privilegios concedeo ao Duque Dom João I.

Portaria delRey D. Filippe II. mandada à Senhora D. Catharina, que

merces continha, 208.

Precedencia dos Duques, e filhos da Casa de Bragança a todos os mais Senhores do Reyno, por quem soy regulada, 666.

Privilegios da Casa de Bragança,

696, e leg.

Privilegios da Casa de Bragança, que queriao abolir os Desembargadores do Paço, como toras confirmados, 512.

Protestos, que sez o Duque Dom Theodosio II. que continhao, 476.

### Q

Ueiroz (Jorge de) foy maniado a Marrocos para tratar da liberdade do Duque D. Theodofio II. e com que sagacidade a conseguio, 316, e seg. Tambem alcançou o ajuste do resgate dos Fidalgos, e criados, que o acompanharao, 317. Protestou ao Agente delRey de Castella a violencia, que fazia ao dito Duque em lhe não dar logo embarcação para passar ao Reyno, 319.

Quinhones (D. Theresa de ) Condessa de Melgar, de quem soy filha,

e com quem casou, 109.

Quiroga (Fr. Diogo) Confessor da Emperatriz, foy hum dos principaes instrumentos da prizao do Infante D. Duarte, 606, e seg.

### R

Rego (O Desembargador Belchior do) e Andrade, que lugares, e virtudes teve, e quem lhe sez o elogio dellas, 510. Seu irmao Antonio de Andrade Rego. Ibid. Ignacio do Rego, avô de ambos, a que negocio soy a Castella, e com que resolução tallou lou a ElRey àcerca da violencia, que os Desembargadores do Paço faziao ao Duque D. Theodosio 11. 510, e seg.

Relação da grandeza, e feltas, com que se celebrarão as vodas dos Infantes D. Duarte, e D. Isabel, 17,

Villa-Viçola foy hospedado o Cardeal Alexandrino, 134, e seg.

Theodolio I. acompanhou a Raya do Reyno a Princeza D. Joanna, 55, e feg.

— da comitiva, que levou o mesmo Duque quando conduzio a Castella a Princeza D. Maria, 50, e seg.

apparato, com que o Duque D. Theodosio II. soy buscar a Duqueza sua esposa, e o que se passou pesta sun pe

- das feltas, com que se celebrarao estas vodas, 407, e seg.

que o mesmo Duque D. Theodofio II. foy esperar a ElRey D. Filippe III. 461, e seg.

Reliquia do Santo Lenho da Cruz de Christo, que confervava o Duque D. Theodosio II. de quem tinha sido, 354, e seg. Aonde esteve depositada, por quem soy examinada, e com que pompa se collocou na Capella Ducal de Villa-Viçosa, 355. Descreve-se a magnissica Cruz de ouro, em que está collocada, 357. Foy vinculada em Morgado, e com que declarações, e obrigações, 358, e seg.

Representação, que o Duque D. João I. fez a ElRey D. Sebastia o impugnando o tratamento de Excellencia concedido ao Senhor Dom Tom.VI.

Antonio, que fundamentos, e razoens continha, 149, e seg.

Retrato do Duque D. Theodosio II.
quando soy ferido na batalha de
Alcacere, aonde se conserva, 315.
Romano (Braz) como justificou a
salvação do Duque D. João I. 215.
Rombo sacrilego do Sacramento da
Igreja de Santa Engracia, como
o sentio o Duque D. Theodosio II.
e com que fineza fazia o possível
desaggrayo, 549.

#### S

Saboya (O Duque de) mandou visitar ao de Bragança, 76. Segunda vez lhe mendou fazer o mesmo obsequio pelo seu Embaixador, e ignora-se o motivo, 166, e seg.

Salamanea (Universidade de ) porque motivo forao menos attendidos os seus Lentes desde o Reynado de D. Filippe 11. 225.

Sardinha (Francisco de Moraes) que Obra compoz, e aonde se conserva, 664.

Sarmento (D. Luiza) foy Camereira mór da Senhora D. Catharina,

D. Sebastiao, Rey de Portugal, com que tormalidade se fez o acto do seu levantamento, 66, e seg. Como regulou a successão nos Estados da Casa de Bragança, 73, e feg. Que mais merces fez ao Duque Dom Theodosio I. 75, e leg. Que honras fez ao Duque Dom Joao I. na occasiao das tuas vodas, 127, e seg. Escreveo ao dito Duque para que hospedasse em Villa-Viçosa ao Cardeal Alexandrino, 132. Que Senhores o acempanharao na jornada, que fez ao Algarve, 140. Voltando por Vil-Yyyy ii

la-Vicosa, com que grandeza foy recebido, e hospedado, 141, e seg. Que presentes lhe offerecerao os Duques de Bragança, 142, e 144. Com que merces facilitou ao Duque D. Joao I. para que o acompanhasse na jornada de Africa, 145. Permittiolhe, que desfrutasse o tratamento de Excellencia, 162. Vindo ElRey de Guadalupe, foy a Villa-Viçola visitar a Senhora Dona Catharina, 164. Com que ordens facilitou o haviamento do Duque D. João I. para o acompanhar na jornada de Africa, 167, e feg.

Senhores, que affistirao ao banquete das vodas do Duque D. Theodo-

fio I. quaes forao, 47.

Senhoria (O tratamento de) foy concedido por ElRey D. Joao III. ao Senhor D. Duarte seu silho, 160. Requerendo-o a ElRey D. Filippe II. os Védores da Fazenda, e outros Grandes Ministros, sho nao quiz conceder, 176. Por quem, e quando she soy concedido. Ibid. Este mesmo tratamento soy outorgado ao Barao de Alvito. Ibid. E tambem ao Principe de Arração, 177.

D. Serafina (A Senhora) quando nasceo, 271. Com quem le lhe ideou hum casamento, 272. Com quem contrahio matrimonio, e que dote lhe deu ElRey, e com que declarações. Ibid. e 273, e feg. Que juizo formou deste cafamento a agudeza Hespanhola em huma Copla, que se refere, 193. Quando se receberao estes noivos, e quem lhe lançou as bençãos, 275, e seg. Que virtudes se admirao no Testamento, que fez, 276. Que doença lhe sobreveyo, e que preces se faziao em Roma pela sua saude, 277, e seg. Refignada no amor de Deos, quando faleceo, 279. Aonde foy depositado o seu corpo, e quem affirmou a salvação da alma, 280. Que filhos teve. Ibid. e seg.

Sigeo (Diogo) Elogio Historico seu, e de suas filhas, 3, e seg. De quem

foy Mestre, 3.

Silva (D. Petronilha Antonia da) Duqueza de Escalona, quando, e

com quem casou, 283.

D. Simao de Castro, querendo tornar para o serviço do Duque D. Theodosio II. que lhe respondeo? 459. Soares (Fernao) Homem, soy Mestre do Duque Dom Theodosio II. 306. Que Obra compoz, e imprimio. Ibid.

Soldado da Guarda Real, querendo impedir a entrada do Duque Dom Theodofio II. como foy reprehen-

dido , 474.

Sousa (Fernao de) Senhor de Gouvea, que lugares teve, 339, e

654

Sousa (Francisco de) Coutinho, acompanhou o Infante D. Duarte ao Imperio, 580, e seg. Fez hum vehemente Manisesto aos Deputatados da Dieta de Ratisbona para que procurassem a liberdade ao Infante D. Duarte, 613, e seg. Que lugares teve, 645.

#### T

T Apada de Villa-Viçosa, que extensão tem, 408.

Tavora (D. Manoel de) que

lugares teve, 653.

D. Theodosio I. Duque de Bragança, porque razao lhe foy posto este nome, 2. Que Ama, e Mestres teve, 3. Com que formalidade recebeo a ElRey D. Joao III. 4. Como soy recebido pelo dito Rey indo

indo visitallo a Evora, 5. e seg. Com que affecto amou a Duqueza D. Joanna de Mendoça, 6, e leg. Porque causa não acompanhou ao Infante D. Luiz à empreza da Goleta, 8. Generosidade. com que distribuio todos os viveres, e petrechos, que levava para a dita expedição, 9. Como affiftio ao juramento do Principe D. Manoel, 10. Com que generofidade dotou a Senhora Infanta D. Isabel, e que discursos houve por isto, 15, e leg. Que feltas fez na occasiao do dito casamento, 17, e leguint. De que bens constava o Morgado, que instituío, 40. Em que anno foy feito Fronteiro môr das Provincias do Minho, e Traz os Montes, 4.1. Com quem cafou, e porque causas se não agradava muno da esposa, 42, e leg. Com que apparato se celebrarao as ditas vodas, 45. Em que dia partio o dito Duque, e lua elpola para Villa-Viçosa, e que ceremonias houve na despedida, 48. Foy Padrinho do Infante D. Diniz, 50. Foy conductor da Princeza Dona Maria, e com que grandeza fez esta função, 50, e seg. Refere-se a magnificencia, e apparato, com que conduzio à Raya a Princeza D. Joanna, 55, e ieg. Fez hum protesto da violencia, que fazia o Senhor D. Antonio em lhe preceder, 61. Que razoens continha a representação, que fez sobre esta materia, 62, e seg. Precedeo o Duque nos mais actos ao Senhor D. Antonio, 66. Teve faculdade Apoltolica para multiplicar as Commendas, que ja se tinhao concedido ao Duque seu pay, 67, e feg. Com quem caiou segunda vez, e que dote teve, 70. Por ter casado contra a vontade da Rai-Tom. VI.

nha Regente, que castigo teve, 72. Delle foy brevemente aliviado, e que merces teve, 73, e seg. Com que grandeza soccorreo Cafim, 76. Foy nomeado para ir livrar a Praça de Mazagão do apertado sitio, que lhe tinhao posto os Mouros, 77. Que virtudes, e applicações teve, 77, e seg. Com que grandeza era servida a sua Casa, 80, e seg. Que estylo se praticava nos dias, em que sahia a caçar, 82. Que pessoas venciao moradias na sua Casa, 83. Foy Protector dos professores das artes liberaes, e favorecedor dos Fidalgos, 86. Com que honras favorecia aos seus Vatlallos, 87. Que the succedeo com huma mulher importuna, e com o seu Secretario, 88. Foy muito paciente, e charitativo, 89. Que partes teve, 90, e seg. Foy muito devoto do Santissimo Sacramento, e que caso lhe succedeo, que testifica a sua grande reverencia, 91. Foy muito esmoler, 92. Que respondeo à Rainha Regente àcerca de hum Governador do Algarve, 93. Que estylo se observava na mesa em quanto comia, 94. Que Mosteiros, e mais obras mandou edificar, 95, e seg. Como adiantou, e ennobreceo a Capella Ducal de Villa-Viçosa, 95. Quiz fundar huma Universidade nesta Villa, 96. Quando faleceo, 98. Quando fez Testamento, e que disposições fez nelle, 98, e seg. Aonde jaz, e que Epitafio tem, 101. Quando, e com quem foy casado. Ibid. e 106. Que filhos teve, 106, e feg.

D. Theodosio II. Duque de Bragança, porque causa suy Cavalleiro da Ordem de Christo sem Commenda, 196. Quando nasceo, Yyyy iii 304. 304. Que circunstancias observarao os Astrologos no seu Oroscopo. Ibid. Com que magnificencia se lhe administrou o Sacramento do Bautismo, 304. Sendo creado pela Infante D. Isabel, que lhe fuccedeo com a Senhora D. Catharina sua may, 305 A que sciencias se applicou, e quem forao seus Mestres, 306, e seguint. Quem foy seu Ayo, 307. Porque cansa acompanhou a ElRev D. Sebastiao na jornada de Africa, 168, e seg. Que Fidalgos o acompanharao nesta empreza, 308, e seg. Que numero de criados ficarao cativos depois de perdida a batalha, 311. Com que modo lhe agradeceo ElRev D. Sebastiao o valor, com que o acompanhara em huma escaramuca, 312. Estando a batalha enfurecida, lhe ordenou ElRey, que se retirasse della; e recusando elle, e instando ElRey, de que modo The fez a supplica, 312, e seg. Com que circunstancias o aprizionarao os Mouros, escapando milagrosamente com vida, 313, e seg. Aonde foy aposentado, e visitado do Xarife, 316. Quem forao os intercessores para o livramento do seu cativeiro, e de que modo confeguio a liberdade, 317. Que supplica lhe fez o Xarise na despedida, e como o mandou trarar, 318. Que impedimento teve para se recoiher 20 Reyno com a brevidade, que devia ter, 319. Com que pretextos, e porque causa lhe embaraçou ElRey Dom Filippe II. a jornada, 320. Com que generofidade avisou ao Duque seu pay destis difficuldades, e o que este obrou para que se desvanecessem, 327. Porque meyo confeguio a ultima liberdade , e quando entrou neste Revno, 322. Em que lugar jurou nas Cortes, que convocou ElRev D. Filippe II. Ibid. Morto o Duque seu pay, o dito Rey o visitou em Villa-Viçosa, 323. Tomou para o seu serviço os mesmos criados de sua máy, e os que tinhao ficado de seu pay, 324, e feg. Com que magnificencia mandou tratar, e hospedou ao Cardeal Archiduque Alberto, 325, e leg. Que merces lhe fez ElRey Filippe II. 329, e feg. Com que foccorro vevo livrar a Cidade de Lifboa da invasao do Senhor D. Antonio, 331. Como foy recebido no Paço pelo Archiduque Alberto, 331, e seg. Como recebeo no seu Paço a visita, que lhe foy fazer o dito Archiduque, 222. Com que expressoens the agradeceo ElRey a fineza do foccorro, e jornada, que fez a Lisboa, 334. Como guarneceo os portos maritimos dos feus Estados para os livrar da invasao da Armada Ingleza, 335, e seg. Em que dia chegou a Lisboa chamado por ElRey, e como foy conduzido ao Paço, 336, e seg. Que demonstrações fez o povo com a sua presença, e como foy recebido pelos Governadores do Reyno, 339. Conjectura-se a causa, porque ElRey não encarregou o governo deste Reyno ao dito Duque, do que se sentio muito a Senhora D. Catharina, 340, e seg. Com quem tratou ElRey o seu casamento, 346, e seg. Porque caufa se suspendeo este tratado, de que se queixou muito vivamente a Senhora D. Catharina a ElRey, 248, e seg. Que graças alcançou para a fua Capella de Villa-Vicosa, 353, e seg. Com que magnificencia collocou na di-

ta Capella huma Reliquia do Santo Lenho, e com que declarações, e obrigações avinculou em Morgado, 356, e seg. Com quem o quiz casar ElRey D. Filippe III. 364. Como se interessou neste negocio, e o que houve nelle, 365, e seg. Com quem lhe effeituou o dito Rev o seu casamento, 270, e seg. Que capitulações houve no Tratado Matrimonial, 377, e leg. Que merces lhe fez o dito Rev. 383. Com que ceremonias, e magnificencia hospedou ao Duque de Parma, 386, e seg. Com que comitiva foy buscar a Duqueza fua esposa, 389, e seg. Que sineza fez assim, que a vio, 358. Diante de quem ratificou o dito Matrimonio, 399. Com que mimos regalou ao Conde de Haro seu cunhado, 410, e seg. Que filhos teve, 448. Com que demonstrações fez publico o sentimento, que teve na morte da Duqueza sua esposa, 449, e tambem da falta da vida de sua may, 450. Refere-se a opulencia, e prerogativas da sua Casa, e porque razao era odiada dos Grandes de Caitella, 454, e seg. Com que disposições se preparoa para ir esperar a ElRey Filippe III. 459, e feg. Com que comitiva, e apparato fez esta jornada, 461, e feg. Que reposta mandou a ElRey àcerca do modo, com que havia de ser recebido, 465. Com que resolução esteve até apparecer cadeira para o Duque de Barcellos, 466. Que respondeo sobre a differença dos vestidos delle, e do Daque seu filho , 467. Porque causa biao vestidos desta sorte. Ibid. Com que alvoroço, e demonstrações concorreo o povo a celebrar as pessoas dos Duques in-

do à audiencia delRey, 468, e feg. Com que honras os recebeo o dito Rev. 469, e seg. Porque causa não visitou o Duque ao de Useda, 471. Com que magnificencia vevo a Lisboa para affiftir nas Cortes, 473. Como reprehendeo a insolencia de hum Soldado da Guarda, que lhe impedia a entrada, 474. Com que resolucão caltigou a ousadia de outro Soldado, que o quiz matar, 474. Como moderou ao Duque seu filho querendo-se vingar da insolencia de outros semelhantes Soldados, 475. Porque causa reclamou os juramentos, que tinha feito nas Cortes, 476. Aconselhou a seu filho, que nao fizesse tenção de jurar, e porque, 477. Que respondeo a ElRey offerecendolhe merces, 478. Porque razao se receava da amizade do Conde Duque, 470. Conjecturao-le as razoens do retiro do seu Confessor Fr. João de Pina, 481. Com que generosidade respondeo ao seu Agente sobre a venda da canella, 482. Como intentou ferenar as discordias da sua Casa, 484. Porque causa se escandalisou muito da correspondencia, que o Duque de Barcellos tinha com o Conde Duque, 487. Amou muito a justiça, preferindo na execução a diftributiva, 488. Que merce fez a D. Pedro Franqueza, e o que se passou, e disse àcerca do partido, que se lhe propoz, 491. Que cenfura lhe fizerao àcerca do tratamento, que dava, 492, e seg. Como he defendido, 494. De que mais defeitos foy censurado, 405. e seg. Que dizia quando o arguiao de nao cuidar na exaltação da fua Casa, 498. Que graças alcançou para a fua Capella

de Villa-Viçosa, 499, e seg. e 504. Fundou em Villa-Viçola a Cata proteila da Companhia, e com que condições, 502, e teg. Foy Protector da Religiao de S. Paulo, 504, e leg. Com que generofidade soccorreo o Reyno do Algarve, 506. Que donativo mandou para a restauração da Bahia, 507. Queixando-le a ElRey dos Governadores do Reyno inquietarem a sua pessoa, que satisfação lhe deu , 508. O melmo triunfo conseguio dos Desembargadores do Paço, que lhe queriao destruir os seus privilegios, e quaes erao estes, 510, e seg. Que graça lhe fez o Papa Urbano VIII. para defempenho dos gastos, que tinha feito na defensa da Fé, 513. Teve as graças de hum Breve, chamado Confessionario, 515. De que virtudes foy ornado, 516, e seg. Quando sez o Testamento, e que ordedou nelle, 518, e seg. Quando faleceo, 522. Como foy amortalhado, e com que magnificencia se fez o funeral, 525; e feg. Aonde foy depositado o seu corpo, e quando foy transferido para o Mosteiro de Santo Agostinho, 531, e seg. Descreve-se o seu caracter, 533, e seg. De que virtudes foy adornado, 546. Com que devoção affittia à Missa, e Officios Divinos, 546, e 549, e seg. Alcançou faculdade para se rezar o Officio de Santa Isabel com Oitavario, 550. O que respondeo sobre a visao, que tiverao os pobres, que se agazalhavao no seu Palacio, 557. No seu tempo affirmarao alguns Fidalgos Ingle. zes pertencerlie a Coroa daquelle Reyn, 558, e fez. Que Efcritores tratao da sua vida, 561, e fez. Quando, e com quem ca-

fou, 567. Com que magnificencia, e piedade foccorreo a alma da Duqueza sua esposa, 569. Que filhos seve, 580.

Thesoureiro môr da Capella Ducal de Villa-Viçosa quando soy creado, e quem possue hoje esta dignida-

de, 219, e seg.

Toledo (D. Francisca de) Duqueza de Albuquerque, de quem soy silha, e com quem casou, 575.

Toledo (D. Joanna de) Duqueza de Escalona, quando faleceo, 287. D. Fernando Alvares de Toledo, Conde de Oropeza, quando faleceo, e quem forao seus pays, e avós. Ibid.

Toledo (D Maria Anna de) e Portugal, Condessa de Oropeza, de quem soy silha, e com quem casou, 284. Quando saleceo, Ilid.

Tormo. Refere-se miudamente a direcçao, tórma, e primor, do que houve na função do casamento do Duque D. Theodosio II. 422.

Trages Portuguezes, com que severidade os praticou o Duque Dom

Theodosio II. 536.

Tratado entre ElRey Luiz XIV. de França, e o Infante D. Duarte, fobre a fua liberdade, que condições continha, 629.

Tratamento, que dava o Duque D.
Theodofio II. a toda a qualidade
de pessoas, qual era, 494, e seg.
Tratamento concedido em Alemanha ao Infante Dom Duarte, qual

foy, 585, e seg.

Tratamento, que os Soberanos da Europa davao ao Duque de Bra-

gança, 694.

Tratamento, que os Duques de Bragança tiverao no tempo de!Rey D. Sebastiao em todas as funçoes, que havia no Paço, no Conselho, e na Capella, qual foy, 689, e seg.

Valle

### U

foy Mestre do Senhor D. Alexandre, 291, e seg. E tambem do Infante D. Duarte, 579.

Vassallos da Casa de Bragança quan-

tos erao, 645.

Véla benta, com que prodigio ardeo ao tempo, que espirava o Duque D. Theodosio II. 524.

Velasco (A Senhora D. Anna de)
Duqueza de Bragança, de quem
foy filha, 376. Que dote lhe fez
ElRey, 377. Com que comitiva
foy conduzida a este Reyno, e
em que dia chegou a elle, 389,
e 393. Com que applauso, e ses
tas foy recebida em Villa-Viçosa,
404, e seg. Quando casou, 567.
Que filhos teve, 448, e 568.
Quando, e de que idade faleceo,
e de que virtudes foy ornada,
449, e 568. Aonde jaz, e que
epitasio tem, 570. A sua arvore,
575.

Velasco (Dom Josó Fernandes de)
Condestavel de Castella, que lugares teve, e com quem foy casado, 376, e 567. De quem foy

filho, 575.

Vilasco (D. Pedro Fernandes de) primeiro Conde de Haro, quando faleceo, e com quem foy casado, 269. Que descendencia teve. Ibid.

Verdade, como a amou, e praticou o Duque D. Theodosio II. 517.

Villa-Viçosa, com que grandeza foy ornada para receber os Duques de Bragança, 403. A Casa Professa da Companhia da mesma Villa por quem, e com que condições foy tundada, 502, e seg.

Virtudes, que praticou o Duque D.

Theodosio II. quaes forzo, 546,

e feg.

Visao, qual foy a que tiverao os pobres, que se agazalhavao no Paço de Villa-Viçosa, e o que sobre ella disse o Duque D. Theodosio II.

Visitas, como as recebiao os Duques de Bragança, 66 I. Quaes forao as que os Reys fizerao a alguns

Duques, 687.

Universidade; quiz fundar huma em Villa-Viçosa o Duque D. Theodosso I. e que se passou neste particular, 97.

Voto de hum Ministro Castelhano sobre o abatimento, e ruina da Ca-

sa de Bragança, 204.

Useda (O Duque de) porque caufa se indignou contra o de Bragança, 465. Não o visitou o mesmo Duque, 471. Pedio a ElRey abatesse a Casa de Bragança, 472.

### X

Arife de Marrocos, aonde mandou aposentar ao Duque Dom Theodosio II. e com que formalidade o tratava, 316. Que supplica lhe sez depois de lhe dar a liberdade, e com que ceremonias o mandou tratar, 318.

### Z

Zuniga (D. Balthasar de) que lugares teve, 464. Que recado trouxe ao Duque D. Theodosio II. e que lhe respondeo este, 465.

Zuniga (D. Catharina de) de quem foy filha, e com quem casada,

280.

Zuniga (D. Joanna de) e Mendo-

# Index das cousas notaveis. 732

dencia teve. Ibid.

ça, de quem foy filha, e com Zuniga (D. Leonor de) Duqueza quem casou, 281. Que descende Mesina Sidonia, de quem soy filha, e com quem casou, 575.

# FIM.









Special 91-3 16897 V.6

THE GETTY CENTER LIBRARY

